





# HISTORIA PORTUGAL RESTAURADO, PARTE SEGUNDA, TOMO III.

Antonio-José de Prins Junior.



# HISTORIA PORTUGAL RESTAURADO,

EM QUE SE DA NOTICIA DAS MAIS GLORIOSAS acçoens affim politicas, como militares, que obrárao os Portuguezes na reflauração de Portugal, desde o anno de 1657, até ao anno de 1662.

D. LUIZ DE MENEZES,

CONDE DA ERICEIRA, DO CONSELHO DE Estado de Sua Magestade, seu Védor da Fazenda, e Governador das Armas da Provincia de Traz os Montes, &c.

PARTE SEGUNDA,

Terceira vez impressa, e emendade.

TOMO III.



#### LISBOA:

Na Officina de JOSEPH FILIPPE.

Anno de M.DCCLIX.

Com todas as licenças necessarias.





# LICENÇAS. DO SANTO OFFICIO.

Porde-se reimprimir o livro, de que se saz mençao; e depois voltará conferido para se dar licença que corra, sem a qual nao correrá. Lisboa, no Paço de Palhavan, 13. de Março de 1759.

Silva. Trigofo. Silveiro Lobo.

#### DO ORDINARIO.

Pode-se reimprimir o livro, de que se trata; e depois de reimpresso, e conferido torne. Lisboa, 3. de Abril de 1759.

D. Joseph Arceb. de Lacedemonia.

#### DOPAC, O.

Ue se possa reimprimir, vistas as licenças do Santo Officio, e Ordinario; e depois de impresso tornará á Mesa para se conferir, taxar, e dar licença para que corra, e sem isso nas correrà. Lisboa, 5. de Mayo de 1759.

Carvalho. Emaûs. D. Velho. Siqueira.

# LICENÇAS.

#### DO SANTO OFFICIO.

Está confórme com o Original. Lisboa: S. Domingos, 14. de Setembro de 1759.

Fr. Francisco Xavier de Lemos.

P O'de correr. Lisboa no Paço de Palhavan, 18. de Setembro de 1759.

Silva. Trigoso. Silveiro. Loho. Mello.

Tara- y 2017 — Elean lo momo ege

## DO ORDINARIO

P O'de correr. Lisboa 26. de Setembro de 1759.

D. J. A. L.

#### DO PAC, O.

Ue possaó correr, e taxaó em quinhentos reis, cada hum Tomo. Lisboa 27. de Setembro de 1759.

Com duas Rubricas.

# PROTESTAÇÃO.

Author desta obra protesta, que tudo, o que está nella escrito, sujeita á censura da Santa Igreja Catholica Romana, e se confórma com
os Decretos dos Summos Pontisices, e em
especial com os de Urbano VIII. de 13. de
Janeiro de 1625. approvados em 25. de Junho de 1634. e a modificação seita pelo mesmo Pontisice em 5. de Junho de 1631. e que
nao he a sua tenção que algumas materias,
que contém esta Historia, que pareção milagres, ou successos sobrenaturaes, tenhão
mais credito, ou authoridade, que aquella,
que merece a noticia, que alcançou destes
successos, como Historia humana.

নিয়ন ক্ষাণানিক্ষ করু ওছেল। ১৯৮৫ চন এই ক্ষান্ত্রাই তিন্তু ক্ষান্ত্রাক বিশ্ব

ATTENDED

O Conde da Ericeira.

HIS-



## HISTORIA PORTUGAL RESTAURADO. LIVRO I.

SUMMARIO.



NTRODUCC, AM DA HISTORIA. Dá principio a Rainha Regente ao governo do Reyno: resolve o juramento. delRey, propondo-lhe alguns Ministros que o dilatasse: ordena que assista o In-

fante neste acto com o exercicio de Condestavel: mostra-le a forma, em que dispoz o governo. Parte a governar as Armas da Provincia de Alentejo o Code de Soure: dispoem a interpreza de Barcarrota q se nao consegue. Chega a Madrid a nova da morte delRey. Manda El-Rey D. Filippe' hum grande Exercito contra Portugal. Com esta noticia passa o Conde de Soure a Lisboa a tratar das prevençoens do Exercito de Alentejo: crescem os embaraços, e a emu-

emulação: tira-lhe a Rainha o posto, e elege em seu lugar ao Conde de S. Lourenço. Parte para Alentejo, dispoem o governo do Exercito. Sae em campanha o Duque de S. German, sitía Olivença governada por Manoel de Saldanha. Intenta o Conde de S. Lourenço soccorrer esta Praça, aloja no quartel da Amoreira, e retira-se sem effeito. Continua-se o sitio: procura duas vezes ganbar Affonso Furtado o Forte de S.Christovao, e nao o consegue. Passa o Exercito a Badajoz, da hum assalto aquella Praça com máo successo. Vai Affonso Furtado interprender Valença, volta para o Exercito sem conseguir o intento. Entrega se Olivença, sitia o Duque de S. German Mourao, e rende se. Nomêa a Rainha a Joannes Mendes de Vasconcelos Tenente delRey. Retira se o Conde de S. Lourenço do Exercito por ordem da Rainha.

S'esta cosis A Anno. 1657.

SEGUNDO volume da Historia de Portugal Restaurado entramos a escrever com grande contiança; porque assentas as opinioens de todos aquelles, que enganados do Mundo se nao sabem desviar dos seus desconcertos, que na variedade consiste a sua formosura, fundando-se em

Introduccaõ

que os desejos dos mortaes se nao contentao do que vem, nem se satisfazem do que lograo; porque só appetecem da Historia. o que imaginao, e só anhelao ao que se difficulta : e com esta inconstante ambiçao ornao o Mundo de triunsos indignos, sujeitando-se á sua escravidao os mesmos, que experimentao a fua inconstancia. E como sendo no Mundo tudo tao vário, só esta opiniao nelle he firme, nao será possivel desagradar-lhes o singular assumpto, que seguimos, por serem tantos, e tao diversos os successos Militares, e Politicos, que determinamos referir, que plenamente se satisfação todos aquelles, que por natureza appetecem a variedade.

Ver-

Verse-ha hum Reyno, (a que coube em sorte pequena porçao de terra, para que os seus Naturaes a dilatassem com maior gloria) orsao de hum Rey, desamparado de hum Pay, que lhe segurava a desensa, e que lhe desendia a liberdade, entregue ao governo de huma Rainha ornada de esclarecidas virtudes, e só inselice no objecto, para quem solicitava a selicidade; sendo este seu proprio silho depois author da sua ruina, tirando-lhe com estrondo o governo do Reyno, que ella procurava entregar lhe pacisico.

Verse-ha hum Rey, por enfermo do corpo, e animo, destituido de virtudes, cegamente asteiçoado a homens insolentes, e sacinoros ; entregue á direcção absoluta de hum valido, que superando inconvenientes, que pareciao invenciveis, concorreo selicemente para a defensa do Reyno, e consumindo-se accidentes políticos, ex-

perimentou differente fortuna.

Verse ha huma guerra furiosa, e sanguinolenta, em que com poucas adversidades, superados difficeis encontros, tomadas grandes Praças, vencidas sinco batalhas, sahimos na guerra victoriosos, na paz triunsantes. Ultimamente se verá huma Corte consusa, e desordenada, onde se exercitavas animos tas perversos, que se contavas nella mais mortes indignas, e violentas, que na guerra esclarecidas, e gloriosas, e tantos, e tas extraordinarios insultos, que o Reyno afflicto, conhecendo a ultima ruina, animado de hum só espirito, e respirando diversos alentos huma so voz, soi deposto El-Rey por incapaz do governo, e successão, e escolhido hum esclarecido Principe, creado de alta Providencia para desempenhar cabalmente superiores vaticipios.

Grande, e difficultosa materia emprendemos! Extraordinarios, e perigosos casos nos expomos a referir! Porém na consideração infallivel de haverem de ser julgados
no juizo dos homens, nao só deste seculo, mas dos suturos, todos os obstaculos são inferiores á obrigação de se
manifestar a todas as idades, que os varoens Portuguezes nunca faltarão á sidelidade dos seus Principes por respeitos particulares, por maiores que sossem os excéssos

Anno 1657.

o dae rêmem de euce.

Anno 1657.

da tyrannia, e quando chegárao a lhes negar a obediencia, foi só por conservação da sua Patria. E supposto que os verdadeiros documentos da nossa justificação se não possaó explicar sem offensa do decóro, que se deve á Magestade, pediremos com estudo particular frases á modestia, para sairmos sem censura de tão consideravel empenho; fendo só alivio deste vehemente cuidado a infallibilidade de que não poderá haver neste, nem no futuro tempo, quem sem temeraria ousadia possa duvidar da verdade dos successos, que referimos; por se não poder deixar de conhecer que fora indisculpavel erro do entendimento entregar a opinião na falfidade á justa censura de testimunhas vivas, havendo procurado tão diligentemente augmentalla no exercició dos maiores lugares da Republica Militares, e Politicos. Sem receio, nem esperança escreveremos a verdade sólida; porque a grandeza del Rey, e a Filosofia da propria independencia nos tem desobrigado de lisonjear a fortuna.

A morte del Rey D. João o IV. de saudosa memoria? como occasionou nos amantes coraçõens de seus vasfallos tão implacavel, e justo sentimento, não se achava algum que não depuzesse todos os interesses particulares, por attender (ó ao remedio da infelicidade, e perigo publico; porque se considerava com profunda mágoa successor da Coroa de Portugal ao Principe D. Assonso na idade de treze annos, com tão poucas esperanças de que os preceitos da arte, ou as diligencias da industria pudessem sujeitar os desconcertos da natureza, que quasipor infructuosa se deixava de usar com elle da lição, e doutrina; ( muitas vezes remedio tão milagroso, que faz domesticos, e trataveis aos brutos mais irracionaes, e ferozes) porque a enfermidade, que o Principe (já novo Rey ) havia padecido em idade mais tenra, lhe tinha deixado tão offendido o lado direito, que claramente se conhecia que o entendimento padecia a mesma lesas. Por outra parte se considerava a Monarquia de Castella com a restituição de Barcelona, socegada Catalunha, com as revoluçõens de França na regencia da Rainha D. Anna de Austria superiores ás armas das fronteiras de Italia, e

Flandres, e com a paz celebrada em Munster entre aquella Coroa, e os Estados de Hollanda, seguros destes excessivos dispendios os thesouros, que costumão produzir as minas da nova Hespanha. Estas grandes fortunas fazia maiores na consideração dos Castelhanos verem o Reyno de Portugal sem o prudente governo del Rey D. João, exposto a perigosas dissençõens domesticas; ordinariamente consequencias infelices da mudança do governo

dos Reynos.

Todas estas consideraçõens difficultosas de remedear combatião os animos dos Portuguezes zelofos da confervação da Patria, que com tanto risco da vida, dispendio do sangue, e fazendas havião libertado do dominio de Castella. Porém buscando entre o desalento os caminhos do desafogo, livrárão as esperanças da conservação do Reyno na certeza do espirito varonil, e subido entendimento, que lograva a Rainha Regente, que havia de ser affistida do valor invencivel de seus vassallos, e da experiencia adquirida em dezaseis annos, que durou o governo del Rey defunto; è juntamente nos manifeltos lignaes, que por instantes se descobrião em o aspecto do Infante D. Pedro, segundo irmão delRey D. Assonso, que se achava na idade de nove annos, de que a natureza affistida da Divina Providencia o havia criado para desempenho da fabrica imperfeita, que em El-Rey tinha produzido. Porém estes alivios, ainda que erão grandes, na contingencia dos successos futuros ( que não se estimão, senão depois que se conseguem ) não podião ser leguros; porque a Rainha, ainda que era dotada de todas as virtudes, na confideração de ser mulher não se podia suppor de espirito tão vigoroso, como era necessario para resistir à grande guerra, que se esperava; e o Infante se excedia a El-Rey na capacidade, El-Rey lhe preferia em o nacimento: e estando o perigo tão distante do remedio, justamente se temia o governo del Rey no tempo, em que infallivelmente se esperava huma guerra for Daprincimidavel com a Monarquia de Castella.

A Rainha Dona Luiza, a quem erão manifestas to- governo do das estas consideraçõens, tanto que o sentimento da mor- Reyno.

Anno 1657

Dá principio a Rainha Regente ao governo do Reyno.

A 3

Anno 1657.

Refolve o juramento del-Rey.propondo-lhe alguns Miniftros que o dilataffe.

Ordena que affifta o Infante nefte acto com o exercicio de Condestavel.

te del-Rey lhe deu lugar a tratar do governo do Reyno; em que a introduzia a ultima vontade del-Rey seu marido declarada no seu testamento, começou a armar o Paço de defenías politicas contra a ambição dos que fundavão a sua fortuna na mudança do governo, e as fronteiras de tropas contra os defignios, e invasoens dos Castelhanos; e para huma, e outra guerra, na consideração de serem muito poderosas, empenhou promptamente todo o seu poder, e toda a sua industria. Foi a primeira disposição, que executou, ordenar o juramento del-Rey. Celebrou-se a quinze de Novembro no Terreiro do Paço em hum theatro, que se fabricou junto da ultima varanda da tala dos Tudescos. Antes deste acto houve duvida entre D. Nuno Alvares Pereira, Duque do Cadaval, e D. Francisco de Fáro, Conde de Odemira, sobre a qual dos dous tocava exercitar com o estoque desembainhado o officio de Condestavel, querendo hum, e outro preferir no parentesco da Casa Real. A Rainha que procurava, como o mal mais perigoso, atalhar contendas entre pessoas tão principaes, decidio a differença, ordenando que o Infante D. Pedro acompanhado de Ruy de Moura Telles, do Conselho de Estado, e Estribeiro Mór da Rainha, exercitasse a occupação de Condestavel. Assistio o Infante neste acto com muita galhardia, e desembaraço. Celebrou-se com luzidas galas; passado elle, se continuou o lucto, e sentimento, a que obrigavão a razão manifesta, e as saudades del-Rey D. João.

Antes do juramento del-Rey D. Affonso houve alguns Ministros, que propuzerão com grande zelo, e cautela á Rainha que o dilatasse até se averiguar se era remediavel a sua incapacidade, sendo a materia a mais grave da Monarquia: que em se dilatar se não podia temer notavel prejuizo; e em se quebrar, depois de celebrado este acto, poderia haver grandes difficuldades. A Rainha, ainda que reconhecia a verdade destes discursos, considerava que dar principio ao seu governo com huma deliberação tão arrojada em tempo tão perigoso seria expor se a maior guerra civil, da que receava externa; porque a incapacidade del Rey não podia ser na ida-

ae

de treze annos a todos manifesta; e aquelles que a duvidassem, ou por zelo publico, ou por interesses particulares, havião de fer parciaes da notoria razão de quererem jurar por seu Rey ao Principe, a que determinavão obedecer, ficando na Rainha suspeitozo o desejo de extender os annos de dominar. Estas prudentes razoens obrigarão a Rainha a resolver que El-Rey fosse jurado. e a lhe nomear Ayo, que lhe affiftisse: e por evitar controversias, declarou que El Rey D. João antes da sua morte lhe havia communicado que fizera eleição para este tão grande lugar da pessoa de D. Francisco de Fáro, Conde de Odemira, por achar que concorrião nelle generosidade, valor, e entendimento, não descompondo estas partes o executar todas as suas acçoens com tanta celeridade, que muitas vezes padecião a censura dos discursivos. Nomeado nesta occupação, se she deu no Paço o quarto, que havia sido do Principe D. Theodosio, e sicou o Prior de Sodofeita continuando o exercicio de Mestre del Rey, e do Infante. Os mais officios da Casa Real exercitárão as mesmas pessoas, que os occupavão na vida del-Rey, até que novas politicas destruirão toda a antiga direcção.

Havendo a Rainha fahido, a feu parecer, deste cuida- Mostra-se a do, entrou em outros, que não erão inferiores, e co-fórma em nhecendo que nos maiores Ministros ( que devião ser que dispoz instrumentos das resoluçõens ) não havia aquella conformidade, sempre desejada dos Principes justos, e nunca conseguida (por ser tão vário o influxo das estrellas, que dominão nos coraçõens dos homens, que no perpetuo movimento de confuso combate de idéas vivem, em quanto durão em tão intricado labyrintho, que nunca tem por seguras as differentes estradas, que encontrão, ficando fó exceptuados aquelles, a quem o auxilio Divino constitue desprezadores de todos os interesses humanos) prevenio com grande industria todos os accidentes, que podiao embaraçar as suas disposiçoens.

A contenda mais publica, e que a Rainha mais receava, era a que havia entre o Conde de Odemira, e D. Antonio Luiz de Menezes, Conde de Cantanhede; am-

A 4

Anno bos erão de quali sessenta annos de idade, ambos Conselheiros de Estado, o primeiro Presidente do Conselho Ultramarino, o segundo Veador da Fazenda. As familias erão muito esclarecidas; porque o Conde de Odemira descendia do primeiro Duque de Bragança D. Affonso: o Conde de Cantanhede do Conde D. Gonsalo de Menezes, Irmão da Rainha Dona Leonor, e contava de varonia vinte e sete illustrissimos avós. O sequito de parentes, e amigos do Conde de Cantanhede era maior; mas o Conde de Odemira sabia adquirir muitos animos com o poder, e com a liberalidade: o Conde de Cantanhede era mais firme nas resoluçõens; o Conde de Odemira mais prompto em tomallas: a destreza politica ambos a professavão igualmente, e os negocios publicos cada hum os conhecia de seu nacimento: ambos tinhão espirito militar; porém com huma differença, que o Conde de Odemira jactava-se da guerra passada, o Conde de Cantanhede aspirava à gloria futura; e por conclusao, não se achava animo tão attento ás suas conveniencias, que em hum, e outro pudesse descobrir differença no dominio. Fomentava a industria da Rainha esta perplexidade nos discursos dos Cortezãos; porque conhecendo com grande prudencia, que havia mister a todos seus vassallos, deliberou que não convinha à conservação do Reyno conceder a hum só o poder. Mas nesta politica ( ainda que era acertada ) também descobria muitos perigos; porque como os negocios erão grandes, e os animos encontrados, muitas vezes aquelles, que huma parcialidade estabelecia, desbaratava a outra, offendendo-se por este respeito o interesse publico, que era hum só. Igual differença na desigualdade de animos corria em os dous Secretarios de Estado, e Mercês, Pedro Vieira da Sylva, e Gaspar de Faria Severim; erão ambos de idade madura, hum, e outro merecedores das occupaçõens, que exercitavão havia muitos annos, e igualmente alcançação o favor del-Rey defunto: ambos erão de nobre nacimento, Pedro Vieira sciente na profissao das Leys, Gaspar de Faria em os negocios da Fazenda, e com o manejo das materias politicas se habilitá-

rão ao exercicio dellas. Nenhum dos dous descobria affecto particular a alguma das parcialidades dos Condes de Cantanhede, e Odemira, e fazião estudo de mostrar á Rainha, que só aos interesses publicos se inclinavão.

Estes erão os quatro elementos, de que se sustentava o corpo politico da Monarquia; e a Rainha Sol desta Esféra, igualando as influencias com os accidentes, nao se achava algum tao poderoso, que as benignas o pudessem segurar de não padecer as rigorosas. Logo que El-Rey falleceo, parecendo á Rainha, que para dar expediente aos gravissimos negocios que occorriao, era conveniente outra fórma de despacho, instituio huma Junta, que se chamou nocturna, pelas horas a que se convocava: faziao-le as conferencias na Secretaria de Estado, e se executava promptamente o que se vencia por mais votos, dando-se só conta á Rainha das materias de maior importancia, ou das em que havia duvida, as quaes o Secretario de Estado hia fazer presentes á Rainha, para que as resolvesse: forao os Ministros nomeados para este Tribunal os Condes de Odemira, e Cantanhede, o Marquez de Niza Pero Fernandes Monteiro, e depois o Conde de S. Lourenço; por morte do Conde de Mira nomeou a Rainha o Duque do Cadaval, e o Conde de Soure, e ultimamente a Joao Nunes da Cunha, concorrendo em todos estes Ministros todas as circunstancias dignas deste emprego; e durou esta util forma de despacho em quanto a Rainha teve o governo. Depois deste Tribunal estabelecido, mandou a Rainha escrever aos Governadores das Armas das Provincias, recommendando lhes o locego, e legurança dellas; e deu ordem que os Officiaes de guerra, que estavao ausentes de seus Póstos, se recolhessem a exercitallos. Fez avizos ás Conquistas, e aos Ministros, que assistiao nas Cortes da Europa, procurando por todos os caminhos atalhar novidades, que podiao facilmente succeder em tao perigolo accidente. Com estas resoluçõens deu a Rainha principio ao seu governo; e nós continuaremos este segundo volume com a mesma disposição, que levou o primeiro, preferindo pela ordem dos annos a

Anno 1657.

Anno guerra de Alentejo ás das outras Provincias, referindo as materias politicas, onde tiverem lugar, e a guerra das Con-1657. quistas no fim de cada hum dos annos; porém a paz celebrada com os Hollandezes, e o pouco poder maritimo dos Castelhanos daráo pequeno assumpto à curiosidade dos

Leitores na guerra das Conquistas.

Nas ultimas horas da vida delRey D. Joao (como referimos no fim da primeira parte desta Historia) ajustando as disposiçõens ao tempo, em que se achava, e querendo com ellas segurar os perigos futuros, chamou a D. Joao da Costa, Conde de Soure, e ordenoulhe que sem dilação alguma partisse á Provincia de Alentejo a continuar o governo della, havendo-selhe passado Patente de Governador das Armas algum tempo antes. Houve tao poucas horas desta ordem del Rey á sua morte, que quando o Conde partio para Alentejo ( nao se havendo dide de Soure latado) já ElRey era fallecido. De Aldea Gallega desa governar as pachou hum correyo a Francisco de Mello, General da Artilharia, que governava as Armas naquella Provincia. dando-lhe conta da morte delRey, e da sua jornada. Tanto que chegou a Francisco de Mello este avizo, despedio a Companhia de D. Luiz de Menezes, ( de que o Conde havia feito eleiçao para Capitao da sua guarda com grande oppofição dos Capitaens mais antigos a respeito das preeminencias deste Posto, que até aquelle tempo se nao haviao exercitado ) e deulhe ordem que marchasse a Arrayolos a comboiar o Conde. Marchou D. Luiz com diligencia; entrou em Arrayolos ao melmo tempo que o Conde chegava. Ao dia seguinte partirao para Estremôs, e no terceiro chegárao a Elvas. Esperavao os Soldados ao Conde de Soure com tanto alvoroço, que, a fer menor a perda da morte delRey, lhes pareceria que nao havia mayor fortuna, que a eleição do Conde, tendo por infalliveis nas suas disposiçõens os progressos da guerra, que com implacavel ancia appeteciao; porque como a guerra he officio dos Soldados, achao que perdem os seus interesses o tempo, que a nao exercitao. Chegou o Conde a Elvas, e examinou o estado das fortificaçõens das Praças, o numero da Infan-

Parte o Con-Armas dal Provincia de Alentejo.

Anno 1657.

teria, e Cavallaria do Exercito, e o poder dos Castelhanos; noticias, que com toda a distincção lhe deu Francisco de Mello, havendo-se congraçado com elle de algumas queixas, que o Conde tinha da sua amizade; materia, em que era summamente sensitivo; porque ào passo que depunha pelas comodidades de seus amigos as suas conveniencias com tanta efficacia, que nao houve quem lhe excedesse nesta virtude, queria justamente que a correspondencia fosse igual. Informado de todas as materias, depois de celebrar as Exequias delRey D. Joao com grande solemnidade, e de acclamar com grande pompa ao novo Rey D. Affonso VI., determinou mostrar aos Caste-Ihanos que a falta de hum Rey, que tanto amavamos, ainda que fosse tao sensivel, havia influido nos Portuguezes novos espiritos militares, que os faziao mais capazes de se defenderem, do que elles podiao estar de os conquistarem; e com esta consideração convocou a Cavallaria daquella Provincia, que constava de dous mil e vallaria daquella Provincia, que conttava de dous min e different a quinhentos cavallos, e unindolhe tres mil Infantes, e interpreza de seis peças de artilharia com as muniçoens, e mantimen-Barcarrota, tos necessarios marchou a interprender Villa-Nova de que se nao Barcarrota, lugar que dista quatro legoas de Oliven-confegue.

Havia chegado a Elvas André de Albuquerque a exercitar o seu Posto de General da Cavallaria; e depois de ajustada huma duvida, q teve com o Condede Soure sobre as preeminencias da Companhia de sua guarda ( que atalhou com grande prudencia Joao da Silva e Sousa, Commissario geral da Cavallaria; porque levando os recados, que hum a outro se mandárao, vendo que se hiao exasperando, dissimulou os primeiros, detendo se em casa de André de Albuquerque, aonde concorrerao os Officiaes da Cavallaria, e os da Infanteria á do Conde de Soure, e continuando os recados Bernardino de Siqueira, Tenente de Mestre de Campo general, com muita attenção, moderando as circustancias, de que os dous Cabos podiao escandalizar-se; evitou o damno que podia (eguir-se) marchou com a Cavallaria, que na confiança do seu valor lugrára a felicidade de todos os succés-

Anno 1657.

fos. Passou o Conde de Soure com este corpo de exercito o rio Guadiana por sima de Geromenha, descançou huma noite em Olivença, e na manhãa seguinte continuou a marcha. Havia o tempo favorecido na apparencia esta jornada; porque, succedendo a muitos dias de chuva alguns de Sol, e tendo os Ingenheiros Diogo de Aguiar. e Nicolao de Langres reconhecido por ordem do Conde as estradas, e havendo-lhe segurado erradamente antes de sahir de Elvas, que todos os cáminhos estavão capazes de marchar por elles artelharia, pode ella ser conduzida só o tempo, que durou a estrada de Alconchel, que, por mais frequentada, estava batida. Porém tanto que foi preciso caminhar pela campanha, se começou a reconhecer nos muitos pantanos, que encontravão, a grande difficuldade da marcha. Entendeo o Conde com tanto sentimento este forçoso embaraço, que não houve excesso, a que perdoasse pelo vencer. Dobrarão le nos lugares mais baixos, e mais pantanosos os tiros das mulas ás peças da artelharia; ajudavão os Soldados Infantes, e artelheiros com os hombros ao impulso das mulas. Porèm, vencido hum passo difficultoso. se dava logo em outros; e ultimamente chegou a artelharia a hum valle tão difficil de superar, que não só se conheceo o desengano de que não podia pastar adiante, mas ficou em duvida se poderia voltar para Olivença.

O Conde de Soure experimentando que todas as diligencias erão infructuosas, fez alto naquelle sitio, e mandou a André de Albuquerque com seiscentos cavallos reconhecer Barcarrota, levando comsigo os Ingenheiros para examinarem se seria facil render o Castello sem artelharia, com poucas horas de combate. Marchou o General da Cavallaria, e os mais batalhoens, que sicarão, aquartelou o Conde assistido do General da Artelharia em fórma muito militar. Amanheceo; voltou o General da Cavallaria com brevidade, por estar Barcarrota pouco distante, deixando-a reconhecida; e informando ao Conde de Sourre da difficuldade, que considerava em se render o Castello sem as prevençoens ne-

cella

rias. Chamou elle a conselho aos dous Generaes, aos Mestres de Campo, e Tenentes Generaes da Cavallaria, Anno com resolução que, se houvesse hum só voto de se seguir. a empreza, continualla a todo o risco. Juntos os Cabos, e Officiaes referidos, propoz que a causa de fazer aquella jornada fora parecerlhe conveniente que ao melmo tempo chegasse a Madrid a nova da morte delRey, e a perda de Barcarrota, para que os Castelhanos conhecessem que, se a Portugal faltava ElRey D. Joao, ficárao em Portugal vassallos, nunca em outro tempo mais dispostos a fua defenía: que, antes de convocar aquella gente, havia mandado aos dous Ingenheiros Nicoláo de Langres, e Diogo de Aguiar a reconhecer todos aquelles sitios, os quaes fiando-le de Soldados praticos naquella campanha mais em guiar hum troço de Cavallaria, que em avaliar o pezo da artilharia , fem a averiguação necessaria lhe segurárao que as terras estavao capazes de marchar por ellas a artilharia: e que, havendo nesta confiança abraçado aquella empreza, se achava com a difficuldade de nao poder conduzir a artilharia : e que, ouvida a noticia , que o General da Cavallaria havia trazido de Barcarrota, ponderando o empenho, em que estavão, e o embaraço que se lhe offerecia, votassem o que entendessem convinha mais ao serviço delRey, e ao credito das suas Armas. Depois de varias conferencias, concordárão todos os votos que era precito retirarem-se; porque nem o Castello de Barcarrota se podia render facilmente sem artilharia, nem era possivel deixalla naquelle lugar sem manifesto risco; porque qualquer poder, que os Castelhanos juntassem, seria superior ao corpo da Infantaria, e Cavallaria, que a ficasse defendendo; e que neste sentido empenhar o maior preço pelo menor valor seria indisculpavel temeridade. Cedeo o grande ardor do Conde de Soure a esta acertada opinião, e com muito trabalho retirou a artilharia a Olivença. Passou a Elvas, e despedio os Terços, e Cavallaria para os seus quarteis. O Duque de S. German com a noticia do movimento das nossas tropas juntou a Cavallaria, e com avizo de que le haviao retirado a dividio.

Rey.

Manda El-

Os dias, em que acontecerão os fuccessos referidos: Anno-forão os que bastárão para chegar á Corte de Madrid a nova da morte delRey D. João. Recebêrão-a os Castelhanos com imprudente contentamento, fendo fempre mal fundadas as esperanças, que se edificão em damno Chega a Ma- alheio. Tratou logo ElRey D. Filippe de dar o maior cada morte del lor, que foi possivel, as prevençoens do Exercito, que determinou que sahisse em campanha a seguinte Primavera. Deo ordem que de Catalunha (pouco offendida naquelle tempo dos Exercitos Francezes ) marchassem Rey D. Fili-para as fronteiras de Alentejo dous mil cavallos. Despe prevenir hum grande pedio dous Commissarios a levantar Infantaria, do trigo, Exercito co que ordenou se tomasse violentamente aos pazanos datra Portugal, quelles lugares, mandou fazer celeiros publicos nas frontreias. Aceitou a offerta dos Grandes, que se obrigárão a conduzir a Badajoz grande numero de Cavallaria, para se reencherem as Companhias de cavallos; e fez espalhar que partia na Primavera seguinte a recuperar Portugal pelos mesmos passos de seu Avô D. Filippe II. Fomentava este generolo intento D. Luiz de Haro, que na valia, grandeza, titulos, e lugares havia succedido ao Conde Duque, e com menos talento, e melhor tenção governava absolutamente aquella Monarquia.

Chegárão estas noticias ao Conde de Soure por várias intelligencias, e sem dilação as remetteo à Rainha com uteis advertencias da fórma, em que se devia dispor a defenía do Reyno. Dizia que era necessario tratarfe logo da prevenção da Armada, e de embarcaçõens de fogo para a defenía do Rio, e promptamente da fortificação de Lisboa; e para se conseguir ficar em defensa em pouco tempo, convinha que ElRey, a Rainha, Infante, e pessoas poderosas, repartidos os baluartes, os tomassem por sua conta, acrescentando se a consignação até quarenta mil cruzados, e obrigando-se ao povo a que em os dias desoccupados trabalhasse na fortificação, e os officiaes de pedreiros, e cavoqueiros se não occupatiem em alguma outra obra, salvo naquellas, que necessitasfem de reparo precifo: que este emprego se devia encomendar ao Conde de Cathanhede pela grande activida-

de, e zelo, de que era composto: que a Nobreza affistida de seus criados se devia aggregar ao Capitão dos gine. tes, para que montassem nas occasioens, e assistissem á guarda delRey; que os Auxiliares, e Ordenanças tivessem exercicio, e armas, e o Trem se prevenisse, e com o maior cuidado se acodisse á Provincia de Alentejo, porque era a que ameaçava o maior perigo: que necessitava de grossas levas de Infantaria, e de grandes remontas de Cavallaria; e a melma prevenção le devia observar em todas as Provincias, com ordem que tivessem loccorros promptos para acodir a Alentejo; e da melma sorte era necessario tratar-le de mantimentos, muniçoens, carruagens, e dinheiro; e que, nao havendo falta nestas disposiçõens, não poderia sicar justo receio das invasoens dos Castelhanos, principalmente naquelle anno, em que a guerra de Inglaterra tinha occupado as forças maritimas de Castella.

A carta do Conde de Soure, que continha estas; e outras prudentissimas razoens, mandou a Rainha consultar no Conselho de Guerra; e avaliando os Conselheiros por precifas todas as proposiçõens da carta do Conde, fizerao huma larga consulta a Rainha, pedindo-lhe nao dilatasse dar á execução prevençõens tão necessarias, pois dependia da promptidão a saude publica. A Rainha com grande actividade distribuío varias ordens para levas, e remontas, e mandou ás Provincias dinheiro para as fortificaçõens. Na de Lisboa se começou a trabalhar; porém mais lentamente, por se entender que ficava o perigo mais remoto. Tambem pareceo escusado o dispendio de Armada naquelle anno, constando por muitos avizos, e manifestos indicios, que todas as prevençoens dos Castelhanos ameaçavão a Provincia de Alentejo. O Conde de Soure tendo por infallivel este discurso pedio licença á Rainha para passar a Lisboa, entendendo que com a sua assistencia seria mais prompta a execução das ordens, e as disposiçõens à medida do perigo de qualquer das Praças do Alentejo; que os Castelhanos atacassem; por não serem estes os negocios, que os homens prudentes pódem fiar da direcAnno 1657.

çaō

1657.

Cő esta noticia passa o Conde de das prevencoens de Alentejo.

elege em Conde de S. Lourenço,

ção alheia. Alcançou licença da Rainha, deixou a Provincia entregue a André de Albuquerque, e partio de Elvas para Lisboa nos ultimos dias de Janeiro. Chegou á Corte, e foi recebido da Rainha, e Ministros com tantas demonstraçõens de satisfação da sua grande capacidade, e excellente procedimento, que asseguravão effeitos proporcionados a esta confiança. Porém a poucos Sourc a Lis- passos, que caminhou para adiantar as prevençoens do boa a tratar exercito, entendendo justamente que em qualquer hora de dilação se perdião muitas esperanças da defensa do Reyno, conheceo que havia entrado em hum mar tao tempestuoso, e tão cheio de perigosos baixos, que nem toda a doutrina de destro Piloto, aprendida na escola da larga experiencia, bastava para o livrar do manifesto risco, a que estava exposto; porque no corpo enfermo da Republica havia partes corrompidas, que o dilaceravão: Applicava-lhe o Conde a medicina da paciencia, e o remedio da actividade com tanta attenção, que, saindolhe a cada proposta muitas duvidas, as vencia com os Crescemos documentos da razão, e pelos caminhos da honra A embaraços; e estas grandes difficuldades accreceo hum novo acciemulação, ti- dente, que acabou de aggravar a enfermidade. Depois nha o posto; da pendencia succedida em Elvas, de que démos noticia na primeira parte desta Historia, entre o Conde de feu lugar ao Soure, e o Conde Camereiro mór, não tinha o tempo gastado a antipatía, que o successo da pendencia havia deixado; e sendo no Conde Camereiro mór muito manifestas as demonstraçõens de pouca fociedade com o Conde de Soure, the foi precito procurar hum decreto del-Rey, que alcançou sete annos antes deste tempo, para que o Conde Camdreiro mór não pudesse votar em negocio algum, que tocasse ao Conde de Soure. Sentia o Conde Camereiro mór este embaraço no Conselho de Estado, e Guerra; porém tolerava-o, porque não encontrava o caminho de lhe dar remedio. Descobrio-o naquella occasião, por achar da parte do seu sentimento ao Bispo eleito do Japão Andié Fernandes, a quem a Rainha deferia com particular attenção. Havia o Bispo mostrado em varias occasioens pouca affeição ao Conde de

17

Soure, principalmente na duvida, que teve sobre a mudança de Elvas para Evora do Terço de Diogo Gomes de Figueiredo. Nesta confiança na certeza de achar outros Ministros da fua parte, e na supposição de ser justa a sua proposta, representou o Camereiro mór á Rainha, que, havendo Sua Magestade entregue ao Conde de Soure o governo das Armas do exercito de Alentejo em tempo, que as armas de Castella se preveniao para conquistalla, e sendo elle Conselheiro de Estado, e Guerra, feria muito contra o seu credito continuar-se a resoluçao, que em virtude do decreto de Sua Magestade se observava, de que elle não pudesse votar em os negocios, que tocassem ao Conde de Soure; porque o decreto se devia entender em materias particulares, e naó em negocios publicos, que a elle, como a hum dos vallallos de Sua Magestade mais interessados na conservação da sua Coroa, e como Conselheiro de Estado, e Guerra, tao particularmente lhe tocavão: e que neste sentido poderia ficar suspeitosa a sua fidelidade, se elle fosse excluido de aconfelhar a Sua Magestade na opposição, que devia fazer aos exercitos de Castella. A Rainha parecendo-lhe arrezoada esta proposição, e instada dos Ministros, que a favorecião, mandou dizer ao Conde de Soure pelo Secretario Pedio Vieira que, vendo as razoens do Conde Camereiro mór, havia entrado em escrupulo na observancia do decreto, que elle tinha alcançado, para que o Camereiro mór não pudesse votar no que lhe tocasse; e que por este respeito esperava se accomodasse sem repugnancia a que nas materias de guerra não tivesse vigor a concessa do decreto. O Conde de Soure (a quem a larga experiencia dos negocios politicos havia feito scientisfimo nos fegredos delles ) conheceo claramente o fim a que tirava esta novidade, que era exasperallo, para se dar por offendido; porém antepondo o credito á conveniencia, como sempre costumara, respondeo á Rainha, que Sua Magestade não devia querer que elle dissimulasse o mesmo, que com muito profundas consideraçõens procurara, ainda antes de ter em repetidas occasioens descoberto as poucas attençoens, que devia ao

Anno 1657.

#### PORTUGAL RESTAURADO. 18.

1657.

Anno ao Camereiro mór contra o que lhe merecia; pois não professava com elle aquella amizade, que muitos annos continuára, e que não devia separar huma pendencia accidental : que neste sentido para nenhum outro caso lhe fervia o decreto tanto, como para aquelle, de que o Camereiro mór queria eximir-le; porque le não achava com algum interesse particular, que não fosse muito inferior à parte que lhe tocava da conveniencia publica; e que nesta consideração só para este sim pertendera o decreto: que as razoens do Camereiro mór erão muito alheias da sua tenção; porque lhe não vinha ao pensamento que o Camereiro mór, em quem concorrião tantas qualidades, pudesse faltar por algum respeito humano aos meios da defensa do Reyno, em que era tão empenhado. Porém o justo perigo, que podia ter na sua desaffeição, era haver de ser o Camereiro mór Juiz das fuas acçoens particulares; pois, havendo de ter como General de hum exercito voto decisivo nas materias Militares, na contingencia de ferem os fuccessos prosperos; ou adversos, não parecia razão que fosse julgado por quem fazia profissa de ser seu inimigo. Não bastou esta resposta do Conde de Soure, para suspender a resolução, que a Rainha tomou, de que o decreto le visse no Conselho de Estado. Forão os votos differentes; e sendo maior o numero dos que votárão pelo Conde de Soure, resolveo a Rainha, que o decreto se mudasse tanto a favor da pertenção do Camereiro mór, que ficou com o que le passou de novo quasi derogado o primeiro. Disfimulou o Conde de Soure este pezar, parecendo lhe que poderia cevar-se nelle a emulação de seus inimigos; porém experimentou que os animos defaffeiçoados não fe contentão com pequenos empregos. Continuava com muita actividade a execução das proposiçõens, que havia feito á Rainha para a prevenção do exercito, temendo que a dilação de se deliberarem podia ser o maior beneficio dos intentos dos Castelhanos. Andando netta diligencia, recolhendo se huma noite pelas nove horas do Paço em huma carroça, sem mais prevenção, que a de hum criado (em hum estribo) que lhe servia de arri1

mo, quando se apeava, embaraçando-lhe continuamente o achaque da gota movimento dos pés, chegando em o Bairro alto ao largo da Cordoaria, se arrimárao ao espaldar da carroça dons homens a cavallo, e disparando nelle dous bacamartes, voltarao as redeas, e se livrarao do perigo, que os ameaçava. Ao melmo tempo, que disparárao os bacamartes, se inclinou o Conde de Soure a dar ao criado, que trazia comfigo no estribo, humas moedas de ouro para soccorro de hum Soldado pobre, que andava na Corte. Este piedoso movimento lhe livrou a vida; porque pelo vao, que desoccupou. passárao mais de vinte balas, que fazendo em pedaços vidraças, e balaústres, pela cadeira de diante com disferentes baterias sahirao da carroça, sem fazer outro damno. Saltou o Conde della, divertindo lhe o impulso as dores dos pés; e seguido de todos os que o acompanhavao correo pelos passos dos que fugiao; porém, reconhecendo que era inutil a diligencia, se tornou a recolher á carroça. As vozes dos criados, e ao estrondo dos tiros concorreo muita gente da Nobreza, e Povo com tantas demonstraçoens de sentimento do exorbitante atrevimento dos assassinos, que parecia que cada hum de persi, e todos juntos queriao ser authores da vingança. Recolheo se o Conde a sua casa, onde concorreo toda a Corte; e chegando a noticia daquelle succésso á Rainha. mandou chamar D. Rodrigo de Menezes, Regedor das Jultiças, e com justas demonstraçõens de pena, e apertadas ordens lhe encomendou fizesse todas as diligencias possiveis por descobrir os aggressores daquelle delicto. Tirárao-se devaças, puzerao-se Editaes com largas offertas para os que descobrissem os delinquentes, e perdao de todos os crimes, excepto os de lesa Magestade; porém nunca se averiguou a origem deste delicto. O dia seguinte ao que atirárao ao Conde de Soure, foi elle ao Paço a folicitar as prevençõens do exercito como costumava. Concorrerao a acompanhallo todos os Officiaes de guerra, que andavao na Corte, e muitos Fidalgos seus parentes, e amigos. Chamou-o a Rainha, e coni termos formados na grande discrição, de que era dotada, o perfuadio.

Anno 1657.

Anno 1657.

suadio a que mitigasse o ensado, a que devia obrigallo aquelle successo. Respondeo-lhe com a gravidade, e modestia, que com as mais virtudes professava, vencendo o animo valeroso, e colerico de se ver offendido, sem mais desafogo, que dissimulação. Gastavão-se os dias, sem se adiantarem os negocios; porque a industria dos inimigos do Conde ( como dissemos ) era exasperallo, para que elle largasse o Posto, de que desejavão divertillo. Faltava no exercito de Alentejo Mestre de Campo General; e ainda que o Conde se achava justamente queixoso de André de Albuquerque, por não experimentar na fua amizade igual correspondencia como esperava, pedio á Rainha o adiantasse a esta occupação; porque o seu valor, e grandes virtudes o fazião merecedor dos maiores empregos. Passou-se-lhe Patente; e ficando vago o Posto de General da Cavallaria, o pertendeo Francisco de Mello General da Artelharia com justa razao de lhe tocar sem controversia, por ser o degráo a que estava immediato a subir. Porém, supposto que concorriao em Francisco de Mello valor, e sciencia Militar, que se requerião para qualquer emprego, faltava lhe experiencia no exercicio da Cavallaria, e padecia achaques, que lhe difficultavão o trabalho continuo de andar a cavallo. Estas razoens obrigavão ao Conde de Soure a desejar que elle tiveile outro emprego; era difficil de conseguir este intento, por Francisco de Mello nao querer ceder o direito, que tinha ao Posto de General da Cavallaria a alguma outra occupação, dizendo que em tempo, que se esperava guerra tao perigosa, os Postos mais arriscados erão os mais convenientes. Depois de varias propostas veyo Francisco de Mello a aceitar a commissão de Embaixador de Inglaterra, o lugar de Conselheiro de Guerra, e a conveniencia de huma Comenda. Com esta refolução folicitou o Conde de Soure introduzir no Posto de General da Cavallaria a D. Francisco de Azevedo, e em General da Artelharia a Antonio de Mello de Castro, ambos dotados de grande valor, de muito entendimento, e fidelidade. D. Francisco havia occupado o Posto de Tenente General da Cavallaria de Alentejo, e na melma Pro-

S.F.N.P

Provincia tinha Antonio de Mello exercitado o Posto de Mestre de Campo. Oppuzerão se os adversarios do Conde de Soure a esta proposição, sem mais causa, que haver sido sua; porque na capacidade dos dous sujeitos nao se descobria falta, para occuparem estes Postos. Durando resta controversia, repetio ao Conde o achaque da gota, e aggravarão lhe seus inimigos mais as dores, tendo noticia que persuadião á Rainha, que o accidente era supposto, para desculpar a dilação de partir para Alentejo. Com este discurso mandou a Rainha dizer ao Conde de Soure pelo Secretario Pedro Vieira, que era tempo de partir para Alentejo; porque a Primavera entrava, e as prevençoens dos Castelhanos crescião. Respondeo o Conde, que ainda que o accidente, que o molestava, pudera desculpar a dilação da sua partida, não era esta a razão porque se dilatava, e só o era não se determinarem as propofiçõens, que havia feito, em ordem á defenía da Provincia de Alentejo; tendo concebido justo receio, que se na sua presença se não deliberavão materias tão importantes, como le resolverião na sua ausencia; e que sendo ellas de qualidade, que ficava dependente da sua decisao a conservação do Reyno, que sem se determinarem, não queria elle ser quem o entregasse a Castella. Levou Pedro Vieira esta reposta á Rainha, e voltou o Conde de Odemira com segunda instancia, e disse ao Conde de Soure, que a Rainha lhe ordenava partisse sem replica dentro de oito dias. Respondeo lhe o Conde, que se admirava muito daquella proposição, devendo-lhe tanta amizade, e tendo o discurso tão claro, que não podia ignorar, que partir elle para Alentejo sem cabos, sem dinheiro, e sem as mais prevençoens, de que dependia a defensa daquella Provincia, era em manifesto perigo da faude publica, e em conhecido risco da reputação particular: e como esta proposição era sem controversia, e elle se não dilatava por interesses proprios, que nao determinava partir, sem levar ajustadas as prevençoens necessarias para a defensa do Reyno. Levou o Conde de Odemira esta reposta á Rainha, e voltou Pedro Vieira a ratificar-se nella: nao havendo o Conde de boure B 3 ·

Anno 1657.

Anno 1657.

Soure mudado de opinião, the disse Pedro Vieira, que já que a fua falta de faude o impossibilitava, que sujeito The parecia que occupalle o feu lugar. O Conde de Soure, ainda que era colerico, e conheceo o fim, a que caminhavão aquellas disposiçõens, respondeo com muito locego, que elle não padecia achaques, que o impossibilitassem a partir a defender o Reyno; porém que tambem conhecia, que Sua Mageltade tinha muitos vallallos, que lhe excedião no merecimento. Voltou o Secretario de Estado com esta reposta, e ao dia seguinte sahio o Conde de S. Lourenço terceira vez nomeado Governador das Armas da Provincia de Alentejo; passando a Rainha para esta eleição, pelo embaraço de estar o Conde de S. Lourenço prezo pela infelice morte do Conde de Vimiolo; porque ainda que El-Rey D. João havia antes de espirar, ajustado as amizades entre todos os offensores, e offendidos, (como já referimos) a Condessa de Vimiolo, que era a parte mais lastimosamente prejudicada, não tinha perdoado aos delinquentes, nem cedido ás persuaçõens de D. Francisco Souto Maior, Bispo de Targa, e eleito de Lamego, que da parte da Rainha lhe havia representado ser aquella eleição precisa ao bem publico, sempre independente das razoens particulares; porém ainda que forão grandes os clamores da Condessa, todos se desfizerão em eccos; como ordinariamente succede, quando são mai ouvidas as vozes dos afflictos. Sentio o Conde de Soure o aggravo de se ver deposto da sua occupação, sem mais causa, que desejar exercitalla com o acerto, que convinha à segurança, e defensa do Reyno, com o excesso, que pedia tão penetrante golpe, e da parte da fua razão achou universalmente os pareceres comuns; porém não se livrou da objecção de fiar mais do seu conhecido merecimento, e do muito que se necessitava da fua pessoa, do que pedia a grande opposição, que achava em contrarios tão poderosos, que dependia das fuas resoluçõens a definição das suas queixas; mas esta victoria, que elles a seu parecer alcançarão do Conde de Soure, foi só contra os interesses publicos, como os fuccessos da proxima Campanha justificarão. O Con-

O Conde de S. Lourenço tanto que recebeo aviso do Secretario de Estado da eleição, que a Rainha fizera da fua pessoa, sahio do Castello, onde estava prezo, a beijar-lhe a mão, e sem mais exordios, que mudar a linguagem, de que havia usado o Conde de Soure, disse à Rainha, que elle em agradecimento da merce, que Sua Megestade lhe tinha feito, não queria mais prevençoens para defender a Provincia de Alentejo, que partir logo a exercitar o seu posto. Estimou a Rainha esta resolução; porque muitas vezes os Principes opprimidos do pezo de muitos cuidados, entendem que o Ministro, que melhor os serve, he aquelle, que menos os cansa. Porém esta apparencia suave he hum perigoso engano, principalmente em os empenhos militares, onde affim como as disposiçoens antecedentes os assegurão, a negligencia dellas os desbarata. Nomeou a Rainha (approvando esta eleição o Conde de S. Lourenço) a Manoel de Mello Mestre de Campo, e Governador da Praça de Moura, Governador da Cavallaria de Alentejo; e a Astonso Furtado de Mendonça Mestre de Campo, e Governador de Campo Mayor, Capitão General da Artilharia, ambos de muito merecimento.

Eftava nesta occasião a fortuna da parte do Conde de S. Lourenço, que conseguio por intervenção do Conde Can ereiro mór, que aceitassem dous Terços na Provincia de Alentejo Luiz Alvares de Tavora, Conde de S. Joao, e D. Joao Mascarenhas, Conde da Torre, depondo a paixão da morte do Conde de Vimioso pela gloria, a que justamente aspiravão na guerra. Formou-le ao Conde de S. João hum Terço novo., dividindo se em dous o de Agostinho de Andrade, accrescentando se a ambos as Companhias, que erão precilas, para ficarem com igual numero ás que tinhão os mais Terços. O Conde da Torre succedeo a Affonso Furtado em o governo da Praça de Campo-Mayor: Olivença, que pelo sitio em que estava, e pelo embaraço, e prejuizo, que fazia aos Castelhanos, se suppunha a Praça mais perigosa, se achava neste tempo sem Governador. Era o Mestre de Campo, que assistia naquella guarnicao, Manoel de Sal-B 4

Anno 1657.

Parte para Alentejo o Conde de S. Lourenço.

Anno danha, e estava despachado para passar ao Estado da India em companhia do Conde de Villa-Pouca; persua-1657. dido da amizade do Conde de S. Lourenço, trocou com infelice discurso o despacho da India pelo governo de Olivença, e ignorante da sua desgraça, veio a ser artifice da sua ruina. No principio de Abril partio o Conde de S. Lourenço para Alentejo com os Cabos, e Officiaes referidos, fiando as disposiçõens, que faltavão por ajustar, do zello dos Conselheiros de Guerra. Em quanto na Corte succederão as mudanças referidas, trabalhava o Mestre de Campo General André de Albuquerque por adiantar as fortificaçõens das Praças, exercirar os Soldados, e fazer trabalhar no trem da artilharia, e em tudo o mais, que julgava conveniente para defensa daquella Provincia; porque se multiplicavão por instantes as noticias das prevençoens dos Castelhanos, fazendo adiantalas a voz, que lançarão, de que Elkey D. Filippe determinava affistir na futura Campanha. O Duque de S. German ( que tinha passado a Madrid a ajustar o exercito) chegou a Badajoz os ultimos dias de Janeiro, e applicou se com grande actividade a prevenillo. Teve André de Albuquerque repetidos avisos das preparaçõens dos Castelhanos, e promptamente os remetteo á Rainha, que ao melmo tempo recebeo iguaes noticias de todas as Provincias, pedindo-lhe os Governadores dellas Soldados, cavallos, e dinheiro, para se defenderem do grande poder dos Castelhanos. O socego do governo antecedente na vida del Rey fazia mais sensivel este aperto; porém a Rainha com espirito verdadeiramente varonil acudio as disposiçõens; que pedião mais prompto remedio, ponderando prudentemente, que a Provincia de Alentejo era a que necessita? va de majores soccorros, por ser o exercito que a ameaçava o mais poderoso; e a de Entre Douro, e Minho pelas consequencias, que se devião temer de qualquer perda, que nella houvesse: e que nas mais se não podia recear perigo consideravel, por se nao estenderem as prevençoens dos Castelhanos ao empenho de tão largaconquista. Chegou

Chegou a Elvas o Conde de S. Lourenço, e foi recebido com grande alegria dos povos de Alentejo, de quem era estimado, pelo muito que no governo antecedente havia attendido ás suas commodidades, fazendo observar tão religiosamente as suas leys, que levantavão os arrendamentos com clausula, de que seria só no tempo de seu governo. El perou-o André de Albuquerque com todas as demonstraçõens de amigavel correspondença, depondo a pouca sociedade, que tinha com o Conde, por haver feguido inseparavelmente a amisade de Joanne Mendes de Vasconcellos. Deo-lhe noticia de todos os avisos, que tinha recebido das preparaçõens dos Castelhanos, e que por instantes se repetião, de que em Badajoz crescião de sorte os soccorros, que poucos dias poderia dilatar-le sahir o exercito em campanha: que as disposicoens da detenía daquella Provincia não correspondião ao perigo, que a ameaçava; porque as Praças, que podião fer atacadas, erão muitas, a guarnição de todas pouca, e as mais dellas estavão sem Governadores, nenhuma acabada de fortificar, e todas faltas de mantimentos, e muniçoens: os foccorros das Provincias não tinhão chegado, as levas, remontas, e carruagens, para fahir o exercito em campanha, erao inferiores ao muito, que se necessitava dellas, e que todas estas materias pedião promptissimo remedio; porque o Duque de S. German andava tão vigilante em a nossa ruina, que não perdoara ao intento de sobornar a incorrupta fidelidade do Mestre de Campo D. Manoel Henriques, que governava Campo-Mayor, mandando para este sim hum Religioso com outro pretexto áquella Praça: e que D. Manoel no mesmo instante, que recebera esta abominavel proposição, prendera o Religiolo em fua casa, e passara a Elvas a darlhe conta, e com generola resolução não quizera admittir a proposta, que elle she fizera, de que devia mostrat le deixava persuadir das offertas do Duque de S. German para castigar a sua ousadia, quando viesse lograr a interpreza, dizendo D. Manoel, que os Portuguezes da sua qualidade não costumavão ser, nem com os inimigos instrumento do engano; resolução que elle lhe louvara,

Anno 1657.

como

1657.

Dispoem o Conde o governo do exercito.

como merecia; e que dando conta á Rainha, havia mandado agradecer a D. Manoel a sua grande lealdade. Informado o Conde de S. Lourenço destas noticias, as remetteo á Rainha, e a metma diligencia continuou nos dias successivos pelos avisos repetidos, que lhe chegavao, de que os Castelhanos sahirao em campanha, e era Olivença a Praça destinada para o primeiro sitio. A repetição dos Correios obrigou á Rainha a não dilatar as ordens convenientes para acudir a tão perigolo movimento. Mandou promptamente marchar para Alentejo ao Conde de Miranda, Mestre de Campo do Terço da Armada, e ao do Senado da Camera, de que era Mestre de Campo Ruy Lourenço de Tavora, e os Terços de Auxiliares de Estremadura dedicados a este soccorro, na fórma. que no primeiro volume fica declarado. Ordenou juntamente aos Governadores das Armas das Provincias remettessem a Alentejo todos os soccorros, que fosse posfivel, sem offensa da propria conservação. Applicárão se as levas, e concedeo-se ao Conde de S. Lourenço, que pudesse prover as Companhias de cavallos, e Infantaria, que estivessem vagas, e que aos sujeitos, que elegesse, se passarião patentes, como era estylo. Partirão tambem para o exercito muitos titulos, e Fidalgos da Corte, fendo em todas as occasioens os primeiros, que expunhão as virtudes, e fazendas pela defenía do Reyno. Não erão acabados de chegar estes soccoros a Alentejo, quando o Duque de S. German sahio em Campanha. A doze de Abril poz o exercito em marcha para Olivença com pouco mais de seis mil Infantes, e dous mil, e quinhentos cavallos. Era Governador das Armas D. Franciteo Tutavila, Duque de S. German; Mestre de Campo General D. Diogo Cavalhero; General da Cavallaria D. Pedro Giron Duque de Osluna, General da Artelharia D. Gaspar de la Cueva, Irmão do Duque de Albuquerque, os mais Officiaes do exercito erão muito valerofos, e exda porMano. perimentados. Tomou o Duque de S. German a resolução de dar principio ao sitio de Olivença com tão pequeno exercito, assim por lhe constar, que o nosso não estava formado, como por evitar entrarem lhe mais comboys; pois na

Sahe em cãpanha o Duque de S. Ğerman.

Sitia Olivenel de Salda-

presunção de haver de ser sitiada, se lhe repetiao de sorte, que a noite antecedente entrou D. Joao da Silva com hum muito consideravel naquella Praça, tomando com bem succedido discurso resolução contraria á que lhe mandou persuadir Manoel de Saldanha, porque lhe fez aviso, que os Castelhanos haviao reconhecido com a Cavallaria Olivença na tarde, em que D. Joao chegou a Geromenha: que lhe parecia fizesse alto naquelle sitio, que ao dia seguinte, descuberta a campanha, poderia marchar com o comboy sem difficuldade. Porêm D. Joao conhecendo o grande prejuizo de se perder tempo em semelhantes casos, marchou de noite com grande diligencia, e descarregado o comboy em Olivença, voltou para Geromenha ao amanhecer, a tempo que já appareciao as primeiras tropas do exercito. Estava prevenido Manoel de Saldanha para a defensa daquella Praça com mais valor, que ciencia militar; e tao manifesta era esta falta, que antes que os Castelhanos chegassem a Olivença, mandou perguntar a Andrè de Albuquerque, que se acaso os Castelhanos o sitiassem, divia lançar Infantaria da Praça para defensa da estrada cuberta, como se na subsistencia das obras exteriores, zinda mais apartadas das Praças, que as estradas cubertas, não consistira a sua segurança, principalmente depois que os instrumentos da expugnação excedérao tanto os da defenía. Constava a guarnição de Olivença de quatro mil Infantes, bastantes muniçõens, e mantimentos para muitos mezes : a Praça está lituada na campanha raza, por hum lado pouco distante da serra de Olor; pelo opposto, que olha a Badajoz, lhe ficao vizinhos os montes do Poceirao, e Castello-Velho, em que ha duas Atalaias; mas nenhuma destas eminencias era padratto da Praça: o corpo da sua fortificação estava em defenía, a estrada cuberta não era acabada, o fosso tinha pouca altura, e da mesma sorte estava imperfeita huma obra Cornua, que se communicava com a estrada cuberta, fituada na parte que olha o Guadiana no oiteiro da Forca, defronte da porta do Calvario. Os Engenheiros, que ficárao na Praça, forao Diogo de Aguiar,

Anno 1657.

Course.

e Joao Gilot; e achando-se nella o Tenente General da Cavallaria Achim de Tamaricurt com quatro centos cavallos, sahio sem damno, havendo a Cavallaria inimiga chegado á vista da Praça, e deixou dentro ao Capitao

Estevão Augusto de Castilho com cem cavallos.

Tanto que o Conde de S. Lourenço teve noticia, Intenta o Co- que os Castelhanos estavas sobre Olivença, mandou a de de S.Lou-Lisboa pela posta ao General da Artilharia Affonso Furrer estaPraça, tado, para que com a sua presença se applicassem os soccorros. No mesmo instante que chegou, teve audiencia. da Rainha, que depois de o ouvir, lhe ordenou fosse ao Concelho de Guerra, aonde para este sim mandára juntar os Conselheiros de Estado. Foy Affonso Furtado executar esta ordem: entrou no Conselho, e propoz da parte do Conde de S. Lourenço, que o seguro caminho de soccorrer Olivença era o da serra de Olor; porque a pouca experiencia daquelle tempo havia facilitado, aos que se tinhao por mais praticos, a opiniao desta empreza. No Conselho de Guerra tinhão em repetidas consultas representado á Rainha, que com expressas ordens, e inviolaveis preceitos devia prohibir ao Conde de S. Lourenço exporse á contingencia de huma batalha, discursando prudentemente nao poder o Reyno remediar com facilidade os damnos de huma rota; porém deixando-se perfuadir das razoens de Affonso Furtado, votárão todos, que a Rainha ordenasse ao Conde de S. Lourenço, que propondo esta opiniaó no Conselho de Guerra do exercito, seguisse o que vencessem os mais votos; advertindo porém, que havia de fortificar primeiro hum quartel da parte dalém de Guadiana debaixo da artilharia de Geromenha; e que acabado o quartel, poderia intentar o soccorro pela serra de Olor, escusando o risco da batalha. ( Preceito difficil de executar; porque sahido o exercito do quartel, dar, ou não dar a batalha, ficava na eleição dos inimigos. ) Conformou se a Rainha com a consulta, e conseguio o General da Artilharia as mais proposiçõens, que tinha levado, e com pouca demora voltou para Alentejo. Foy recebido do Conde de S. Lourenço com grande contentamento, introduzindolhe nova cou-

confiança ver approvada a sua opiniao, e mandarlhe a Rainha prometter que o havia de foccorrer com todo o poder do Reyno. Chamou a conselho, e sahio resoluto que, sem se aguardarem os soccorros, que faltavao, passasse o exercito o Guadiana; sendo huma das razoens haver tomado a mesma resolução ElRey D. João o I. quando marchou a pelejar com os Castelhanos em Algibarrota; sem se reparar na differença dos casos, e na diversidade dos tempos. Tomada esta mal acautelada deliberação, fahio o exercito de Elvas Sabbado vinte e oito de Abril com os Cabos, que havemos referido, dez mil Infantes, dous mil cavallos, quatorze peças de artelharia, muniçoens, bastimentos, e carruagens proporcionadas ao corpo deste execito. Os soccorros nao tinhao chegado das Provincias; porque os Governadores das Armas dellas, attendendo mais ao perigo proprio, que ao que julgavao, nao obedecerao ás ordens da Rainha com a promptidao, que pedia tao importante empreza. O dia antecedente ao em q o exercito sahio em campanha deo o Conde de S. Lourenço conta á Rainha da sua determinação; e baixando a carta ao Conselho de Guerra, como nelle se havia sempre entendido que nas diversoens consistia o mais seguro soccorro de Olivença, vendo-fe a carta do Conde, e outra, que pelo mesmo correio escreveo ao Secretario de Estado, representou o Conselho á Rainha que devia, sob pena de caso maior, ordenar ao Conde de S. Lourenço se nao expuzesse ao perigo de huma batalha; porque assim das duas cartas referidas, como das antecedentes, constava que o unico intento, que levava de loccorrer Olivença, era rompendo as linhas dos Castelhanos, que a fitiavao com exercito muito superior ao noslo, pelos grandes soccorros, que lhe havião entrado todos os dias antecedentes; e que neste sentido, e na contingencia de qualquer successo adverso era preciso formarem-se assim em Lisboa, como em todas as Provincias, varios tróços de exercitos, ipara se evitar com esta prevenção a ultima ruina. Accommodou le a Rainha com esta bem fundada opinião : sez passar

Anno 1657.

1657.

Anno. passar promptamente todas as ordens convenientes, e elcreveo ao Conde de S. Lourenço, advertindo o muito por extenso de todas as consideraçõens, que sição apontadas.

> No mesmo Sabbado, em que o Conde sahio de Elvas, poz o exercito em marcha com a Infanteria dividida em vinte esquadroens, e em vinte e oito batalhoens a Cavallaria: seguia se a artelharia á linha da vanguarda, e á linha da rectaguarda a carruagem. Erao Mestres de Campo dos Terços da Provincia o Conde de S. João. o Conde da Torre, o Barão de Alvito, que succedeo no governo a Manoel de Mello, Simão Correa da Sylva, Pedro de Mello, D. Manoel Henriques, Agoltinho de Andrade Freire, Joao Leite de Oliveira, Diogo Sanches del-Poço: de Lisboa o Conde de Miranda; Ruy Lourenço de Tavora, e dos mais Terços de Auxiliares, que governavão pela maior parte os Sargentos maiores. Elegeo o Conde por Capitão da fua guarda a D. Luiz de Menezes, nao querendo alterar a nomeação do Conde de Soure; e com favor especial, cedendo á inftancia de D. Luiz, lhe permittio poder marchar sempre, fem se obrigar á sua assistencia, no lado direito da linha da vanguarda da Cavallaria, que era o lugar, que pelo seu Posto lhe tocava; e nomeou para o acompanhar em quanto durasse a campanha ao Capitão de Cavallos retormado Sebastiao da Costa, formando lhe huma Companhia de dous cavallos, que mandou tirar de cada huma das Companhias. Marchou o exercito toda a noite; e ao Domingo antes de amanhecer le adiantou o Governador da Cavallaria Manoel de Mello com dous mil cavallos, e mil mosqueteiros a facilitar junto a Geromenha a passagem do Guadiana com as aguas do Inverno antecedente, e duvidosa na contingencia da opposição, que se suppunha podia fazer o exercito de Castella; porém, passando o porto quando rompia a manhãa, Vasco Martins Segurado, Tenente de D. Luiz de Menezes, com cem cavallos tirados de varias Companhias; e não achando embaraço algum, passou Manoel de Mello o Guadiana com toda a Cavallaria, e seguio-se todo o exercito

exercito por huma ponte de barcas, que se formou sobre o rio. Pudera o Duque de S. German arrepender-se do descuido de se nao oppor ao nosso exercito na passagem do Cuadiana, se a nossa desordem não produzira a inconstancia, que padecemos em todas as resoluçõens, que tomámos; porque bastara a persistencia de qualquer dellas, para se soccorrer Olivença; porque, ainda que a arte-Iharia de Geromenha favorecia muito o intento da passagem do rio, como os Castelhanos erão superiores no corpo da Cavallaria, muitos sitios puderão occupar, com que sem perigo nos impedissem facilmente ganhar posto da outra parte. Tanto que passou o exercito, occupou o sitio, que o Mestre de Campo General lhe destinou para se alojar. Ficou o quartel debaixo da artelharia de Geromenha com a frente em Olivença, a rectaguarda em Guadiana. Occuparão se soldados em levantar trincheiras; e fortificado o quartel, chegou noticia de que os sitiados não havião recebido grande oppressão nos quinze dias de fitio; porque os Castelhanos se occuparao em cerrar a circumvallação antes de dar principio aos aproches; e como a Infanteria, ainda que fe tinha augmentado, nao passava de doze mil Infantes, e o cordao era dilatado, não podião ao mesmo tempo trabalhar em huma, e outra operação: os quarteis forao tres, governados o da Corte pelo Duque de S. German, o segundo pelo Mestre de Campo General, o terceiro pelo Duque de Osluna. Levantarao fe as primeiras platafórmas distantes das muralhas, e das baterias jogavao quatro canhoens, fete meios canhoens, e feis colubrinas, e dous morteiros: a circumferencia do quartel guarnecião dez peças de campanha. Manoel de Saldanha tinha mandado fazer algumas fortidas com pouco eficito, e a artelharia da Praça laborava inutilmente; porque os Castelhanos, como estavas ainda muito distantes, nao recebiao o menor prejuizo. O nosso exercito havia crecido ao numro de doze mil Infantes, e dous mil, e duzentos cavallos, melhores Soldados na apparencia, que na realidade; porque, ainda que erão dotados do grande valor, de que se compoem toda a Nação Portu-

Anno 1657.

gueza,

1657.

Anno gueza, e a disposição dos corpos, e luzimento promettia a maior felicidade, os Cabos, Officiaes, e Soldados não tinhão aquella grande experiencia, que só se adquire pelejando-se muitas vezes, e no tempo futuro conhecemos o que neste ignoravamos. O Conde de S. Lourenço chamou a conselho, e sem querer aguardar os soccorros das Provincias, que nao havião chegado, nem admittir diversoens, que era o que mais convinha, resolveo buscar os Castelhanos nos seus alojamentos, aquartelando o exercito no sitio da Atalaya de Castello-Ve-Iho, que distava dos quarteis pouco mais de tiro de mosquete, logrando le a segurança dos comboys pela vizinhança de Geromenha, e o embaraço dos que alimentavad o exercito de Castella, por ficarmos alojados na estrada de Badaioz, donde elles vinhao; conseguindo juntamente ficar exposto ás nossas baterias o exercito inimigo, e o nosso, por muito superior de sitio, livre das suas, e nao poder a Praça ter perigo nos assaltos; porque o numero dos Soldados dos Castelhanos nao era tao grande, que pudesse atacar a hum tempo a Praça, e defender-se no mesmo das nossas operaçõens; porém novos accidentes desbaratarao todos estes bem fundados discur-10s, e sem nova causa se desvaneceo o intento de se introduzir pela serra de Olor o soccorro de Olivença.

Sexta feira quatro de Mayo se poz em marcha o exercito, deixando a ponte de barcas, que estava lançada fobre Guadiana, fegura com dous reductos fabricados na entrada, e sahida della com guarnicao competente. Não marchou o exercito mais que huma legoa, por fair tarde do alojamento, e ser difficil de compor na primeira marcha. O dia seguinte ao amanhecer marchou em batalha, levando todo o corpo da Cavallaria no lado direito da Infanteria, por assegurar o esquerdo a Ribeira de Olivença, que continúa de Guadiana, onde desagua, até o Alentejo, que intentavamos occupar, lançando-se por estas ventagens as carruagens a esta parte, e a artelharia se dividio pelos claros da primeira linha da Infanteria. Marchou o exercito com o vagar, e compostura conveniente; e os Castelhanos, tanto que tiverao este

avilo

ad Anno 6 a 1657.

aviso pelas partidas, que estavão sobre elle, se formarao em batalha dentro das linhas, deixando nos apraxes a gente, que bastava para os guarnecer. Deste movimento se originou, por descuido de algum Soldado, atear-se o fogo nas barracas, em que os mais se abrigavao da inclemencia do tempo. Deu vista do incendio huma partida nossa, e sem mais exame, que o desejo deste successo veyo o Cabo pedir alviçaras ao Conde de S. Lourenço, de que os Castelhanos se retiravão para Badajoz, havendo largado as linhas, e posto sogo aos quarteis. Occasionou esta noticia grande alvoroço na maior parte do exercito, e promptamente mandou o Conde de S. Lourenço ao Tenente General da Cavallaria Tamaricurt com quinhentos cavallos a averiguar a verdade deste aviso. Marchou elle, e como professava igualmente com o valor a sinceridade, chegando á vista dos quarteis dos Castelhanos, aonde continuava o incendio, e vendoos sem gente; porque o exercito estava formado em sitio, que elle o não descobria, deu por infallivel a sua retirada, e levemente fez aviso ao Conde de S. Lourenço, pedindo-lhe o soccorresse com mais batalhoens, porque os Castelhanos que fugiao, era verosimel perderem a artilharia, que levassem na retaguarda. Esta segunda affirmação accrescentou no exercito de sorte a credulidade, que houve quem despachou correyo à Corte com esta nova; e os que duvidarão da certeza della, forão contados por inimigos da gloria do Conde de S Lourenço. Durou pouco espaço este contentamento; porque ao passo que o exercito continuou a marcha, se multiplicarão os avisos da persistencia dos Castelhanos; e vendo elles que marchavamos com a frente na Atalaya de Castello Velho, occuparão com todo o exercito a do Poceirão, que lhe ficava vizinha, temendo, que ganhando nós aquelle posto, não pudessem livrar-se das baterias da nossa artilharia, por ficar muito superior a todos os quarteis, que olhavão para aquella parte. Porém não defenderão a Atalaya de Castello-Velho, rendendo-se á sua vista hum Alferes, que a guarnecia com vinte e cinco mosqueteiros, aos Sargentos Mayores Manoel Ferreira

1657.

Anno Rebello, que o era de Auxiliares, e Francisco Velho de Avelar, que para este esfeito se adiantarão do exercito com duzentas bocas de fogo, com os Capitaens Ambrosio Pereira, Alvaro de Mesquita, Manoel da Cunha, e Manoel Arnau. No Poceirão perfistirão os Castelhanos formados, até que a nossa marcha lhes advertio, que lhes convinha largar aquelle sitio; porque logo que se rendeo a Atalaya de Castello-Velho, se adiantou o Mestre de Campo General André de Albuquerque a huma eminencia, a que se seguião as hortas da Amoreira, pouco distantes das linhas dos Castelhanos; e perfuadido das commodidades de agua, e lenha que havia naquelle sitio, sem reparar nas baterias dos inimigos, à que ficavamos expostos, resolveo, que o exercito se aquartelasse neste lugar; e para este esteito mandou hum trombeta ao Cabo de trinta Soldados, que guarnecião hum reducto fabricado em hum pequeno monte, que dominava as hortas da Amoreira, com ordem que se rendesse. fenão queria experimentar o castigo dos que em fortisicaçoens daquella qualidade pertendião fazer aos exercitos inutil refistencia. Persuadio-se o Cabo, entregou o Fortim sem mais instancia, e o Mestre de Campo General com beneplacito do Conde de S. Lourenço mandou marchar o exercito para aquelle alojamento, em que tinha resoluto aquartelalo. Achava-se o exercito com a mesma fórma, em que havia sahido do quartel de Guadiana, e com a frente no Poceirão, onde os Castelhanos estavão formados, e ficava-lhe no lado direito o quartel da Amoreira, que determinava occupar; e como a ordem do Mestre de Campo General não teve distincção alguma, aballou a buscar o quartel da Amoreira, que lhe ficava no lado direito com a melma frente, que tinha para o Poceirão, onde estavão formados os Castelhanos; e sendo-lhe preciso dar meia valta, por ser só o lado esquerdo o que marchava, vierão a ficar vanguarda as carruagens; e como o exercito de Castella ficava táo vizinho, he certo, que se os Cabos delle foião mais experimentados, não perderão occasião tão opportuna, como derrotar só com o corpo da Cavallaria todo o nosso exercito.

ercito, penetrando facilmente as carruagens, e o lado esquerdo da Infantaria, sem a guarnicao da Cavallaria, que occupava o lado direito: e esta he a verdadeira sci encia, que devem aprender os Generaes, por não se exporem a perder por hum descuido exercitos, e Monarquias. Nesta fórma marchou o exercito de Castello Velho para o alojamento da Amoreira; e só desculpou a inadvertencia dos inimigos hum choveiro com grande escuridão, que lhes encobrio a nosta desordem, que se accrescentou na passagem de hum regato, ainda que pequeno, de poucos, e difficeis passos. Os Castelhanos tarde arrependidos de não lograrem as duas occasioens, que lhes offereceo a fortuna, tanto que observarão o alojamento, que o nosso exercito buscava, desoccuparão o sitio do Poceirão, e vierão guarnecendo com o exercito a linha; que já estava levantada, em que só havião deixado hum pequeno corpo de Infantaria, e Cavallaria. Houverão alguns discursivos que entenderão, que se logo que chegámos a Castello-Velho, marcharamos a atacar a linha, que seria facil, por estar desguarnecida, introduzir o soccorro em Olivença; porêm este discurso era manifesto engano; porque o nosso exercito estava mais distante das linhas, que os Castelhanos do soccorro dellas; e para tão grande intento era necessario huma resolução muito anticipada, a que se seguisse a distribuição das ordens para o assalto, soccorros, e reservas, havendo de pelejar com exercito fortificado, e mais poderoso.

Manoel de Saldanha festejou com muitas salvas a chegada do exercito, e lançou alguns cavallos na estrada cuberta governados pelo Capitão Estevão Augusto de Castilho, que sustentarao huma leve escaramuça. No alojamento da Amoreira achou o exercito a commodidade de cobrir o lado esquerdo o regato, que haviamos passado. Na frente do lado direito, e retaguarda se deu principio a huma trincheira; porém as horas do dia erao poucas, e a chuva tão grande, que toda a noite passamos com as armas na mão; mas não occasionou a pouca resolução dos Castelhanos outro embaraço. Chegou a manhãa, e como a vizinhança dos quarteis era muita, e o

Anno 1657.

sitio do nosso quartel baixo, e estreito, começamos a experimentar damno confideravel da artilharia inimiga. 1657. e não era igual o prejuizo dos Castelhanos; porque a nossa era ligeira, e os seus quarteis superiores; e dilatados, e por instantes se hia descobrindo a inutil assistencia daquelle quartel. Ao terceiro dia dos cinco que estivemos nelle, vendo-se que estava estreiro, (porque só depois de experimentados os damnos, fe conheciao os erros) resolvendo-se que se alargasse, sahio o Governador da Cavallaria com a maior parte della a buscar faxina para esta obra à hum lugar pouco distante do quartel. Os Castelhanos, ou querendo reconhecer este movimento; ou desejando tentar a nossa constancia, lançarão fóra das linhas parte da fua Cavallaria com algumas mangas de mosqueteiros. Observada pelos nossos Cabos esta resolução, tomarão por expediente mandar recolher a Cavallaria ao quartel, ficando só fóra delle alguns Officiaes, e Soldados, que sustentarao por algum espaço huma bem pelejada escaramuça. Este successo desalentou muito os animos dos Soldados, entendendo que serem tao pouco prosperos os principios, pronosticava a infelicidade dos successos futuros; e justamente consideravão. que se o intento de se occupar aquelle posto, era socicorrer Olivença a todo o risco, e qualquer resolução que se tomasse, seria menos arriscada, que o empenho, em que estava o exercito, não podia haver desculpa, para se não usar do beneficio da occasião presente, atacando parte das tropas inimigas, que inconsideradamente havião sahido dos seus quarteis, porque rompendo-as, ficava menos difficil atacar as trincheiras; e sendo contrario o successo, podia todo o exercito tomar o empenho, dando batalha com mais ventagens das que hia buscar, havendo de atacala rompendo as trincheiras dos inimigos; e com este desengano parecia imprudente desconcerto persistir se naquelle quartel, e sacrificarem se sem merecimento as vidas dos Soldados ás ballas da artilharia dos inimigos. Nao ignoravao os Cabos, e Officiaes maiores estes discursos; obrigados delles, e do descommodo da artilharia, que nao deixava persistir mui-

tas horas a maior parte das tendas em hum lugar, não sem reparo dos que as sustentarão com mais firmeza, e dos que as não tinhão, tratarão de mudar de resolução. Chamou o Conde de S. Lourenço a confelho os Cabos, e Mestres de Campo, Tenentes Generaes da Cavallaria, Titulos, e Conselheiros de Guerra, como era estilo; assentarão, que o General da artilharia com oitocentos Infantes, e quinhentos cavallos marchasse logo a interprender o Forte de S. Christovão, que ganhado, ficaria facil a resolução de sitiar o exercito Badajoz. Executoule este intento, não se ignorando, que era arriscado se fonso Furta parar-se este corpo de gente de exercito, quando era do ganhar o preciso retirar se á vista dos Castelhanos, sem duvida su Forte de S. periores na Cavallaria, ainda que marchassemos unidos. Christovao, o que nao teve Venceo este inconveniente a razão de se julgar mais sa- effeito. cil a interpreza do Forte de S. Christovão, quando os Castelhanos, que o guarnecião, estavão mais descuidados na confiança do empenho, em que se achava o nosso exercito no alojamento da Amoreira. Marchou Affonso Furtado com o maior segredo, que foi possivel; porém com tão máo successo, que a noite, em que havia de executar a interpreza, foi tão tempestuosa, que perdidos os guias, e confusos os Soldados nos olivaes de Elvas, por onde foi a marcha, faltarão as horas da noite para chegar ao Forte antes da madrugada; com que foi preciso a Affonso Furtado retirar se a Elvas, não sem suspeita de que os guias, ou medrosos, ou corrompidos, maliciosamente errarão o caminho, por ler tão seguido, que parecia impossivel perderem-se, por maior que fosse a escuridão, e tempestade; porém estes successos pódem acontecer fem malicia, e os discursos humanos sempre se encami-

nhão a imaginar o menos virtuolo. O dia leguinte, ao que partio Affonso Furtado do Retira-se quartel da Amoreira, que se contavão onze de Mayo, se sem effeito poz em marcha o nosso exercito, cuberto pelo lado direito com o regato da Amoreira, pelo esquerdo com os carros, e toda a Cavallaria na retaguarda. Os Castelhanos, não sem culpa de pouco vigilantes, não sentirão o nosso movimento, senão depois do exercito hir

Anno 1657.

Continua-

fe o fitio.

Anno em marcha. Para observalla, sahio o Duque de Ossuna: dos seus quarteis com trinta batalhoens, e seguio o ex-1657. ercito até reconhecer, que tornava a occupar o quartel de Geromenha, de que havia sahido. A pena, que causon nos sitiados verem retirar o exercito sem operação alguma, sendo grande, nao foi maior da que trouxerão os Soldados de os não soccorrerem; porque em todos era o sentimento de qualidade, que mais facilmente entregarão as vidas, que a opinião, que suppunhão perdida naquella retirada. O tempo, que o exercito esteve. alojado no quartel da Amoreira, adiantarao os Castelha. nos pouco o trabalho contra a Praça, e achavão se os ... alojamentos ainda muito distantes da estrada cuberta, e as batarias da artilharia, que jogavão de muito longe; era pouco o damno, que tinhão feito nas muralhas: porém o Duque de S. German tendo por major effeito a retirada do exercito para desalento dos sitiados, que o animo que lhes podia infundir verem-se pouco opprimidos, mandou fazer huma chamada, e propor a Manoel de Saldanha a razão, que tinha de entregar aquella Praça, na delesperação de se retirar o exercito sem poder ioccorrella. Repulsou elle esta primeira proposta ; caminharao os aproxes, chegarao le as batarias, e os Caltelhanos occupação hum fortim, que os fitiados largarão sem lerem constrangidos, e a este passo melhoravão os Castelhanos o seu partido, mais pela pouca destreza dos fitiados, que pela fua industria.

O Conde de S. Lourenço tanto que chegou ao alojamento de Geromenha, chamou a conselho, e propoz com poucas palavras, que elle estava deliberado a executar huma de duas emprezas, ou voltar sobre as linhas dos Castelhanos a procurar rompelas, ou atacar Badajoz; porque ganhada aquella Praça, ainda que se perdesse Olivença, conseguião as Armas del Rey maior utilidade, e maior reputação; declarando, que não admittina voto, que não abraçasse huma das duas resoluçõens propostas. Todos os que se acharão no conselho, como virao que o Conde resolvia, e não consultava, convierão na empreza de Badajoz, por ser das duas a menos difficul-

Anno 1657.

tofa, Andrê de Albuquerque ; e Manoel de Mello accrescentarão, que não seria inutil ganhar-se o Forte de Felena, e procurar se naquelle sitio cortarem se os comboys, que de Badajoz paslavão ao exercito. O Conde de S. Lourenço remetteo á Rainha todos os pareceres dos que votarão pelo seu preceito, assinados em hum papel, que lançou Diogo Gomes de Figueiredo, que servio sem posto naquella Campanha. Chegado o correio, que levou este papel, mandou a Rainha juntar os Conselheiros de Estado, e Guerra, e dividindo se os pareceres, se conformou a Rainha com os votos do Conde de Odemira, e Francisco de Mello, que forão de opinião, que se intentasse ganhar os Fortes de Telena, e S. Christovaó: que se sitiasse Badajoz, e que se tivesse attenção a cobrirse a Provincia das invasoens da Cavallaria inimiga. Os outros votos concordarao, que na eleição do Conde de S. Lourenço, e do Confelho de Guerra do exercito, devia a Rainha deixar os caminhos, que se haviao de seguir, para se remediar o aperto, em que Olivença se achava; porque conheciao o estado do exercito dos Castelhanos, as diversoens que se deviao fazer, e os sitios, que se haviao de occupar, para se impedirem os comboys; e consideradas todas as circunstancias deste tao grande negocio. esta entre todas era a opiniao mais acertada; porque o intento do Conde de S. Lourenço ficava delvanecido com o pequeno exercito, que governava para romper as linhas, e com os poucos instrumentos de expugnação, muniçoens, e mantimentos, para sitiar Badajoz. Os votos dos Cabos, e Officiaes do exercito, huns le accommodarao ao menos factivel, que era fitiar Badajoz; outros a occupar Telena, que era o menos util; porque Telena para divertir o perigo de Olivença, era sitio muito remoto; e para impedir os comboys, que passavão de Badajoz aos quarteis; fendo os Castelhanos superiores no corpo da Cavallaria, era impraticavel, e infructuolo, ainda que tora possivel sustentar Telena, perdida Olivença: e os Conselheiros, com que a Rainha se conformou, cahirao no mesmo erro, assim nesta opiniao como na de atacar o Forte de S. Christovao, porque esta empreza, nao ha-

1657.

Anno vendo meios para intentar o sitio de Badajoz, era arriscar gente sem utilidade; porque os Castelhanos não havião de levantar o sitio de Olivença, em quanto Badajoz não tivesse maior risco, que a perda do Forte; porque como entre o Forte, e a Praça se interpunha a corrente do Rio, não era aquelle o posto, em que se arriscava a conservação da Praça: e de todos estes discursos se deve inferir, que ou para o soccorro de Olivenca se havia de occupar o sitio de Castello-Velho, ou contrapezar-se com a diversao de Albuquerque, (Praça naquelle tempo facilissima de conseguir, se se intentasse, pela pouca guarnição, que a defendia)

Intenta Afdo segunda vez enterprender o Forte de S, Christovao, e nao o confegue.

A resolução, que a Rainha tomou, partindo de Lisboa sem demora, quando chegou ao exercito o corfonfo Furta reio, que a levou pela posta, já o Conde de S. Lourenço havia mudado de parecer, elegendo novo partido, que desbaratou todas as opinioens, que ficão referidas; porque levado de fervoroso impulso, mandou sem outra conferencia, que o exercito marchasse a sitiar Badajoz, anticipando fe segunda vez Affonço Furtado a interprender o Forte de S. Christovão, e padecendo no intento a mesma infelicidade; porque entregando a Antonio Mexia Benito, Tenente do Commissario Geral João da Silva de Sousa, avaliado pelo mais pratico do exercito em toda aquella campanha, as escadas, e petardos, com o pretexto de perder a estrada, quando Affonso Furtado chegou com a Cavallaria, e Infantaria, se achou sem aquelles instrumentos precisos para conseguir o que intentava. Foi prezo Antonio Mexia com grande estrondo, depois solto com pouco castigo: e de similhantes exema plos procede ordinariamente a corrupção da disciplina dos exercitos. Retirou-se Affonso Furtado com excessivas demonstraçoens de sentimento do successo, em que não foi culpado o seu valor, nem a sua vigilancia. Não divertio esta desgraça a marcha do exercito, que intentava ganhar Badajoz, e chegou a quinze de Mayo á vista daquella Praça. Forão avançados os Terços dos Condes de S. João, e Torre com ordem do Mestre de Campo General, que occupassem humas hortas visinhas á mura-

Paffa o exercito a Bajoz.

1657.

Iha; conseguirão ganhar o mesmo posto, rompendo a Anno oppolição de incessantes batarias, e fortificando le ficarão occupando a cabeça da trincheira, e o Conde de S. Lourenço mandou a Elvas conduzir toda a artilharia grofsa, que era necessaria para dar principio ás batarias, e ao sitio. Despedida esta ordem, mudou o Conde de repente de opinião, e resolveo, que na madrugada do dia pa hum asleguinte se desse hum assalto geral á Praça de Badajoz, faito a Praça desprezando todas as consideraçõens, que podiao dar a fuccesso. esta empreza o titulo de temeraria, assim pela vigilancia dos defeníores no segundo dia do sitio, como pela circumvalação da Cidade ser tão larga, e o exercito tão pouco numeroso, que não podia atacar-se por tantas partes, que a guarnição fizesse divisao consideravel: além de que as muralhas antigas erão tão levantadas, que não havia escada, por mais que se accrescentasse, que chegasse ao alto dellas; e como a altura ficava fóra da proporção, era impossível sustentarem o pezo da gente, que havia de subir; porém como era maior o empenho do Conde de S. Lourenço, que todas estas difficuldades, levou adiante o seu intento, ordenando que Manoel de Mello marchasse com mil e seiscentos cavallos a occupar as estradas, que vinhão do exercito inimigo para Badajoz, e impedir os foccorros, que naquella noite podião entrar na Praça, e que ao romper da manhãa, para dar calor ao assalto, se arrimasse a ella. A execução da interpresa, pela parte mais visinha ao Rio, tocou aos Mestres de Campo Simão Correia da Silva, Agostinho de Andrade Freire, e ao Terço do Mestre de Campo João Leite de Oliveira, que marchou de reserva. A porta da Trindade, que ficava distante tres mil passos, avançarão os Mestres de Campo Ruy Lourenço de Tavora, e Diogo Sanches del-Poço, e de referva o Conde de Miranda com o Terço da Armada, e o Tenente General da Cavallaria Tamaricurt dava calor ao affalto com feiscentos cavallos. Repartirão-fe as escadas pelos Capitaens vivos, e reformados, e Soldados de qualidade, e valor, e antes que os Terços avançassem, se dispararão na Praça cinco peças, que manifestavão a vigilancia dos sitiados, e de-

I make y bry

VAMILLA CELLYA

Anno e depois le averiguou, que fora final, para que todos estivessem com as armas nas mãos, por haver fugido hum 1657. Soldado do exercito, que deu aviso das preparaçõens, que vira para o asalto, e de hum comboy, que entrou na Praça, sem darem sé delle as nossas partidas; e não bastou este accidente para desvanecer aquella imtempestiva resolução, e ja com a luz do dia avançárão os quatro Tercos á muralha com tanto valor, que a ser a empreza possivel, a conseguirao. Arrimáraolhe as escadas, e reconhecendo que não passavão as mais altas de dous terços do da altura da muralha, e querendo parecer mais temerarios, que temerolos, as occupárao todos aquelles, a quem forao destinadas; e experimentando que se faziao em pedaços humas com o pezo da gente, outras com os golpes das pedras, que os Castelhanos lançárao das muralhas, nao bastou este desengano, para se retirarem os valerosos expugnadores; e despresando a peito descuberto nuvens de ballas, e outros furiolos instrumentos, que cahiao fobre elles, com as mãos parece que intentavao desfazer as muralhas, sem se apartarem dellas até ouvirent que as trombetas, e tambores tocavao a retirar. Obedecerao, e constando a Simao Correya da Silva, que havia ficado ao pé da muralha hum petardo, que havia deixado outro Terço, o mandou retirar pelo seu Sargento mór Manoel Lobato Pinto com oitenta Officiaes, e Soldados, dando lhe calor Simao Correya com incessantes cargas, e por entre infinitas ballas conseguirao o seu intento; tendo Simao Correya avançado. a Praça com fummo valor pela parte mais arrifcada, por lhe ficar exposto o lado esquerdo do seu Terço á molquetaria da ponte; e a retaguarda á guarnição, que tinhao em huns moinhos os inimigos. Marchou na retaguarda o Conde de Miranda, conduzindo o feu Terço com grande socego, valor, e disciplina, nao sendo poderolas as ballas de artilharia, e mosquetaria, que turiosamente jogavao contra elle, para o obrigarem a apressar o passo, ou alterar a fórma, a que fez a acçao da retirada, nao menos valeroía, que a da investida. Manoel de Mello embaraçado com a estruita passagem

Anno 1657.

do Rio Calamon, chegou com a Cavalaria junto a Badajóz, quando a Infantaria se tetirava com setenta Officiaes, e Soldados mortos, e terzentos feridos. Os mortos, que obrigárao a maior sentimento, forao o Mestre de Campo Rui Lourenço de Tavora, em quem concorriao igualmente ser muito illustre, ter grande valor, e galharda presença ; o Mestre de Campo Diogo Sanches del Poço, de nação Castelhano, que sem offensa da sua opiniao, por se achar casado com domicilio neste Reyno, quando ElRey se acciamou, servio valerosamente todo o tempo, que lhe durou a vida: Sebastiao de Vasconcellos, filho terceiro do Conde de Castello-Melhor: Manoel da Cunha, e Manoel Arnau, Capitaens de Infantaria do Terço de Simao Correia, Alvaro de Mesquita do Terço de Agostinho de Andrade, nomeado Capitao de cavallos, que desejosos de acreditar o seu valor, immortalizárao a lua memoria. Os feridos, que déraő maior cuidado, foraő o Conde Camareiro mór, a quem' deu huma balla em huma face, por ser em todas as occasioens de maior risco, ou o primeiro, ou dos primeiros, que expunhao liberalmente a vida pela liberdade da patria. O Mestre de Campo Simao Correia da Silva, ferido em huma perna, para que nao faltasse este esmalte á sua gloria; Antonio Francisco de Saldanha, herdeiro da casa, e valor de seu pay Ayres de Saldanha, com huma balla em huma perna.

Sentio intimamente o Conde de S. Lourenço este máo succésso, assim pelas disposiçõens, e circunstancias delle, como pelo desengano de se impossibilitar o soccorro de Olivença; porque o sitio por instantes se estreitava, e o nosso exercito por horas se diminuía. Por este respeito, e por todas as razoens referidas, chamou o Conde de S. Lourenço a conselho; pareceo uniformemente que o exercito nao devia persistir naquella lnutil empreza, por não fazer mais difficil o empenho da reputação das Armas. Com esta determinação passou o Guadiana; e sicou alojado sobre o Rio Caia, e ao dia seguinte continuou a marcha para Geromenha, so com o fundamento de animar os sitiados; sem se preve-

ni

Anno nir o descredito, a que nos hiamos expor, sendo testimunhas da entrega de Olivença. Chegou neste tempo 1657. aviso de Manoel de Saldanha, de que os Castelhanos havião occupado todas as obras exteriores á custa de muitas vidas; porém que não conseguirao ganhalas, senao depois de lhas largarem, e deste indesculpavel erro fazia jactancia: dizia que os mortos nao passavao de cento, em que entravao os dous Engenheiros Joao Gilot, e Diogo de Aguiar; que pudera ser maior a perda, se nao houvera reduzido a guarnição ao corpo da Praça: queixava-se da falta das muniçoens, principalmente de polvora; ultimamente pedia, que nao podendo ser soccorrido, se lhe fizessem certos sinaes, para tratar com tempo de melhorar o seu partido. O Conde de S. Lourenço vendo o precipicio a que os sitiados caminhavao, lhes mandou fazer alguns sinaes, que ou por serem os que estavaó concertados para a certeza de os não soccorrerem, ou por se enganarem com elles, se dispuzerao logo a entregar a Praça. Avisou o Conde de S. Lourenço a Rainha, e resolveo mandar, o General da Artilharia a interprender Valença, Praça de uteis consequencias com quatro Terços de Infantaria, e seis batalhoens á ordem do Tenente General da Cavallaria Diniz de Mello, e Castro. Marchou Affonso Furtado, e nao podendo lograr a interpreza, nem levando disposiçoens para larga demóra, o mandou retirar o Conde de S. Lourenço, novamente disposto a soccorrer Olivença; porque do alojamento de Caya passou o exercito, como dissemos, a alojar junto a Guadiana, fez alto huma legoa por cima de Geromenha; e a este posto chegarao de Olivença Joao Mendes Mexia, o Capitao de Infantaria Antonio Barboza de Brito, Fernao Gomes de Cabrera, o Padre Antonio de Mattos Mexia, Lourenço Galego Farjado, Gil Lourenço Cabeça, Bento de Mattos Mexia, com as capitulaçõens, que Manoel de Saldanha havia feito com o Duque de S. German; porque Manoel de Saldanha ainda que lhe sobrava valor, como lhe faltava experiencia, e Officiaes, que o aconselhassem, parecendo-lhe que os finaes, que o Conde de S. Lourenço man-

Vai Affonfo Furtado interprender Valenca, volta para o exercito fem confeguir o intento.

Entrega-se Olivença.

dou fazer para entregar a Praça, como elle entendeo, erao bastante desculpa desta resolução, ordenou que sahisse della o Mestre de Campo Joao Alvares de Barbuda. e o Sargento mór Joao Rodrigues Coelho, que ajustarão as capitulaçõens da entrega da Praça, fazendo le primeiro aviso ao Conde de S. Lourenço. Forao no exercito tao mal recebidos os Commissarios, que trouxerao as capitulaçõens, que se não perdoou a afronta alguma. com que os não escandalizassem. O Conde de S. Lourenço impaciente de tão repetidas desgraças, deu conta á Rainha, e lhe remeteo todas as cartas, e papeis, que haviao chegado de Olivença. Mandou a Rainha juntar (como em todas as occasioens tinha feito) os Conselheiros de Estado, e Guerra, e encommendou lhes com varonis, e heroicas palavras, que não perdoassem a diligencia alguma, para le procurar remedio a delgraça tanto para sentida, como a perda de Olivença. Depois de dilatada conferencia, forão de parecer a maior parte dos votos, que a Rainha escrevesse a Manoel de Saldanha quebrasse a capitulação, segurando-lhe que havia de ser soccorrido, ainda que todo o exercito se arriscasse a padecer a ultima ruina, e que para obedecer a esta ordem, como se esperava do seu valor, e da sua qualidade, lhe nao podiao faltar pretextos, lendo que a mesma capitulação os infinuava; e que ao Conde de S. Lourenço se mandasse ordem, para que unindo toda a gene te, que lhe fosse possivel, passatle Guadiana a soccorrer Olivença; e que para lhe affistir partisse para o exercito o Conde de Castello-Melhor, e o Conde de Sabugal; porque seriao de grande utilidade, pelas virtudes que professavao. A Rainha, que desejava fervorosamente esta refolução, mandou expedir as ordens, e partirão os Condes de Castello-Melhor, e Sabugal com grande desejo de poder ter parte na emmenda dos erros passados. O Conde de S. Lourenço, tanto que lhe chegou a ordem da Rainha, passou Guadiana, e occupou o quartel de Geromenha, e promptamente remeteo a Manoel de Saldanha a carta da Rainha, segurando-lhe que estava deliberado a loccorrello a todo o rico. Esta resolução sou-

Anno 1657.

Anno 1657.

be Manoel de Saldenha ao meimo tempo, que o Duque de S. German; porque a noite em que le tomou, fogio do exercito Manoel da Silva Ajudante da Cavallaria, a que chamavão o Queimado, e informou ao Duque de tudo quanto le tinha affentado no Conselho, como muitas vezes havia feito; porque o Conde não só se não recatava delle, mas lhe fiava os avisos, que fazia a Manoel de Saldanha, que elle sem dilação remetria ao Duque de S. Geman; que até este infortunio teve esta Campanha, por lhe não faltar desgraça alguma, que não padecesse. Chegarão a Manoel de Saldanha as cartas da Rainha, e as do Conde de S. Lourenço, e outras de parentes, e amigos seus, em que o exhortavão a tornar a pelejar, pelos mesmos que havião passado ao exercito, dizendo lhe juntamente de palavra as afrontas, que nelle padecerão, e os rogos, e promessas do Conde de S. Lourenço, sem duvida deliberado a soccorrello a todo o ritco. Tanto que Manoel de Saldanha recebeo estes avisos, chamou á casa do Senado da Camera todos os Officiaes de guerra, homens nobres, e pessoas Ecclefiasticas, e lhes fez presente a carta da Rainha, a do Conde de S. Lourenço, e tudo o mais que de palavra lhe havião cómunicado os que forão ao exercito, e especialmente o Capitão Antonio Barboza de Brito, de quem o Conde de S. Lourenço fiou com mais particularidade fegurar a Manoel de Saldanha a certeza de soccorrello, e os caminhos, que a capitulação deixava abertos, para que pudesse rompelos sem quebrar a palavra, e lembrando lhe da parte da Rainha, que a maior obrigação era dar a vida pela defensa daquella Praça, e pelo credito das Armas do Reyno. Depois de Manoel de Saldanha referir as ordens, que lhe chegarao, representou o estado da Praça, a falta de polvora, a palavra dada, e o perigo de a não observar; e soando melhor nos ouvidos dos que estavão presentes a segunda, que a primeira proposição, votarão que a Praça se entregasse, e forão só de parecer contrario com louvavel resolução o Sargento maior Manoel de Magalhaens, e o Capitão Antonio Barboza de Brito; o qual depois de referir em publico tudo

o que o Conde de S. Lourenço lhe havia dito, se offereceo a ser o primeiro, que quebrasse a capitulação. Não se acharao neste infelice congresso o Mestre de Campo Joao Alvares de Barbuda, e o Sargento maior João Rodrigues Coelho, que estavão em refens no exercito Castelhano; e Manoel de Saldanha passando a Antonio Barboza huma certidão, que lhe pedio, do que havia votado, se conformou com o maior numero dos votos, resolvendo entregar Olivença com as capitulacoens ordinarias de fahir livre a guarnição paga com armas, e bandeiras, e os moradores com a fua roupa. e mantimento; e para inteira satisfação das capitulaçoens, mandou o Duque de S. German ao exercito em refens a D. Joao de Luna Porto-Carrero, Capitão de Cavallos, filho terceiro do Conde de Montijo, e a D. Pedro Porto Carrero filho do Marquez de Barcarrota. O Conde de S. Lourenço, ainda que conheceo, que todas as diligencias erão inuteis, os não recebeo como refens, sem ordem da Rainha, e o ultimo aviso da resolução, que tomava Manoel de Saldanha de pelejar, ou entregar a Praça; e por estas consideraçõens os mandou deter no exercito em custodia. Pouco tempo tardou a solução deste embaraço; porque a trinta de Mayo recebeo Manoel de Saldanha em' Olivença a guarnição Castelhana, e sahio daquella Praça com dous mil e trezentos Infantes, e huma Companhia de cavallos. Fizerão os Castelhanos exquisitas diligencias, e largas promessas aos paizanos, que quizessem accommodar se a não largar o socego de luas casas, e utilidade das suas fazendas; e foi tal a constancia daquelle Povo, que chegando a offerecer aos que se resolvessem a ficar em Olivença todas as sazendas dos que sahissem da Praça, não se achou algum, que não tivesse por mais suave ser pobre entre os seus naturaes, que rico na companhia dos inimigos. Chegando ao Conde de S. Lourenço esta noticia com a da entrega da Praça, remeteo todas as carruagens do exercito, para que mudassem os paizanos as roupas de suas casas permitidas nas capitulaçõens, e a Rainha com generosa attenção accommodou a todas as familias, e lhes satisfez a

Anno 1657.

30 Mario

Anno 1657.

perda que tiverão. Chegou Manoel de Saldanha ao exercito, e o Conde de S. Lourenço, sem permittir que fizesse a menor dilação, o mandou remetter preso ao Castello de Villa-Viçosa, e repartir pelas prizoens de varias Praças ao Mestre de Campo Joao Alvares de Barbuda, ao Capitao de Cavallos Estevão Augusto de Castilho, ao Sargento Maior Joao Rodrigues Coelho, ao Tenente General da Artilharia Francisco de Fur, e ao Capitão de Infantaria Antonio Barboza de Brito, sem mais culpa, que acharse naquella desgraça. Brevemente os conduzirao todos a Lisboa, e depois de dilatada prizao, foi degradado toda a vida para a India Manoel de Saldanha, os mais sahirao soltos, e Joao Alvares de Barbuda passou desta a maior desgraça.

A perda de Olivença, ou por fer grande, ou por fer a primeira, que depois da acclamação fe havia experimentado de importancia tão grande, foi tao fentida da Rainha, dos Ministros, e de todo o Reyno, que occasionou a deliberação da Rainha, universalmente approvada, que Manoel de Saldanha, depois de ajustar as capitulaçõens, as rompesse, empenhando a palavra Real em haver de ser soccorrido, sem reparar nas arriscadas consequencias de atacar hum exercito mais poderoso, e fortificado, que podia ganhar a batalha, nao lhe rompendo as linhas, preferindo a qualquer perigo a opiniao das Armas do Reyno, diminuida com a entrega de Oli-

vença.

De tres partes se compuzeras os successos desta campanha, a primeira das resoluçõens da Rainha, e Ministros que lhe afsistias; a segunda das operaçõens do exercito, a terceira das disposiçõens dos sitiados. Em quanto á primeira, nas houve mais culpa, que tirar a Rainha intempestivamente o governo das Armas ao Conde de Soure; porque mostrou a experiencia, que as suas consideraçõens eras as mais proporcionadas para desbaratar todos os intentos dos Castelhanos, e juntamente nas se applicarem com tempo os soccorros das Provincias, para que sendo o exercito mais numeroso, se achasse menos irresoluto para buscar algum util empenho: todas

as mais prevençoens, e ordens corresponderato muito Anno igualmente á qualidade da materia, que le tratava. Na segunda parte succederao indesculpaveis desattençoens; porque o exercito fahio de Elvas fem haverem chegado os foccorros das Provincias, sendo certo, que se os aguardarao, vierão com mais presteza; porque só nesta confiança os Governadores das Armas os dilatarao, Marchouse soccorrer Olivença, sem os Generaes tomarem resolução da tórma, em que se havia de intentar o soccorro; porque nem se determinatao a atacar as linhas; nem a romper de noite hum quartel, nem a eleger sitio, que embaraçasse os comboys, ou difficultasse os aproxes dos Castelhanos, occupando sem consideração o quartel da Amoreira, que foi o principio de se perturbarem todas as operaçõens do exercito. Seguio-se a este erro a interpresa de S. Christovão sem algum sim; o intento do sitio de Badajoz sem prevenção alguma para tão grande empreza, deu-se-lhe principio com hum assalto as muralhas da Praça; prevenida sem minas atacadas; que as voassem, nem escadas que chegassem ao alto dellas, e sem mais causa, que ficarem no assalto setenta mortos, e retirarem-se trezentos feridos, levantou o exercito o sitio de Badajoz, e passou Guadiana. Com poucas prevençoens foi mandado o General da artelharia a atacar Valença com parte do exercito, de que refultou não confeguir esta empreza. A terceira parte, que tocou aos sitiados, tambem se compoz de desordens, e desconcertos; porque sendo todos valerosos, nenhum tinha noticia da fórma, com que se podia defender huma Praça. Manoel de Saldanha havia fido Capitao de Cavallos com excellente opinião, e Mestre de Campo com pouco exercicio da Infantaria. Os Officiaes, e Soldados nao tinhao mais destreza, que decidir com brevidade as cousas, que nos annos antecedentes se haviao pleiteado de poder a poder; e a todos necessitou a insufficiencia a dispender a polyora fem necessidade a largarem as obras exteriores, e a estrada cuberta, sem serem constrangidos a capitularem sem tempo, e a nao romperem a capitulação, quando o tiverao. Toda esta corrupção de 1.617.3

1657.

Anno confellios, toda esta confusao de resoluçõens concorreo em beneficio da pouca sufficiencia dos Castelhanos, que conseguirao ganharem Olivença mais pelos nossos desacertos, que pelas luas acçõens tão pouco ajustadas; que bastara sermos constantes em qualquer resolução, para fermos vencedores.

A Rainha logo que teve noticia da perda de Olivença, mandou ao Conde de S. Lourenço pague paglafse mostra ao exercito, e que she remettesse as listas: vierao todas ao Confelho de Guerra firmadas pelos Officiaes, e constava a Infantaria de doze mil, duzentos e vinte Soldados, e Officiaes, em que entravão mil e novecentos noventa e cinco Auxiliares, todos capazes de pegarem nas armas, tres mil e cincoenta e tres cavallos, de que estavão impedidos seiscentos e cincoenta. Desejava a Rainha buscar alguma satisfação, que recompensasse a perda de Olivença; porém como o exercito de Castella estava desembaraçãdo, e era superior no corpo da Cavallaria, qualquer empreza seria arriscada, e por esse respeito resolveo, que o exercito sortificasse Geromenha, por se a Praça, que naquelle tempo cobria o interior da Provincia de Alentejo. O Duque de S. German glorioso com a entrada de Olivença, mandou promptamente desfazer as linhas, e quarteis, e accommodar nas fortificaçõens, o que lhe pareceo necessario innovar ; porque as ruinas não lhe tinhao feito damno, pelo pouco que os Castelhanos havião adiantado as batarias, e aproxes, oito dias gastou nesta diligencia. Desfeitas as linhas, e guarnecida a Praça, marchou com o exercito para Badajoz; e com esta noticia passou o Conde de S. Lourenço Guadiana, e mandou ao Conde da Torre, e a D. Manoel Henriques com os feus Terços para Campo Maior; porque já era igual o receio do perigo de todas as Praças; tem embargo de se haver accrescentado o nosso exercito naquelles dias de sorte com novas levas de soccorros de Infantaria, e Cavallaria, que passava de quinze mil Infantes, e tres mil cavallos; porém a confutaó dos Cabos ( destruição dos exercitos ) era de qualidade, que ainda sendo maior o numero, se não pu-

derao confeguir acçoens acertadas; porque até Deos com Gedeao, para se destruirem os Gabaonitas, mandou apartar o menor numero por conforme, e desprezar o major por defunido. A Rainha conhecendo a defuniao dos Cabos do exercito, fentia com notavel extremo confiderar a reputação das Armas do Reyno no seu governo diminuida; e entendendo os Ministros, que lhe affiliao, esta sua afflicção, se mostravão promptos, e obedientes a executar qualquer empreza; que intentasse. Neste intervallo tratava o Conde de S. Lourenço de fortificar Geromenha, e o Duque de S. German de compor o exercito de Castellas para novos progressos. Chegarão-lhe tropas das fronteiras de Catalunha, levas de varios Reynos daquella Monarquia, e depois de deixar todas as Praças com grossas guarnicoens, marchou com dez mil Infantes, e quatro mil cavallos a litiar Mou-Sitia o Durão, que ficava cinco legoas distante de Olivença, me- que de S. nos de huma de Monçaraz, interpondo se a corrente German de Guadiana entre as duas Praças com igual distancia Mourao. de ambas. Chegou o Duque de S. German áquella Praça a treze de Junho: affiltia no governo della o Capitão de cavallos Joao Ferreira da Cunha com a sua Companhia, e tres Companhias de Infantaria. Não tinha Mourão mais defensa, que hum antigo, e pequeno Castello, em que havia mantimentos, e muniçõens para quatro mezes, prevenção bem inutil, fendo as muralhas tao fracas, que não podiao resistir quatro dias de sitio. O Conde de S. Lourenço, tanto que recebeo o aviso do intento dos inimigos, marchou com o exercito para Monçaraz, e achou aos Gaftelhanos oppostos com a Cavallaria, e parte da Infantaria a paffagem de Guadiana. Desejava o Conde summamente melhorar com algum bom fuccesso as infelicidades passadas; porém cresciao por initantes de forte os obstaculos, e difficuldades, que não le apontava remedio, que não infinualle a enfermidade mais perigola : o desejo de passar com o exercito Guadiana era infructuolo, e arrifcado tentar a pallagem no porto junto a Moura, cinco legoas distante, pela falta de mantimentos das Praças visinhas. Os sitiados moîtra-

Anno 1657.

mostravao constancia na defensa de Mourao; porém não lendo o foccorro breve, parecia difficil a prefisten-1657. cia. Entre tantos inconvenientes não faltava aos Soldados o animo tantas vezes experimentado, offereceraose trinta a passar a nado Guadiana a introduzirem-se de noite em Mourao, assim o executarao, e a seu exemplo havia muitos, que se deliberavão a igual resolução porém o Castello não era capaz mais que de quatrocentos Soldados, que o defendião, e a debilidade das muralhas nao dava esperança a larga duração. Com esta del confiança, e no temor de que os Castelhanos intentassem maiores progressos, mandou o Conde de S. Lourenço para a Praça de Moura os Mestres de Campo o Barao de Alvito, e Agostinho de Andrade, e parte da Cavallaria; governando todo este corpo Manoel de Mello, que era mais que todos interessado na defensa daquella Praça pelos muitos annos, que com grande acerto a havia governado. Tratou elle de augmentar a fortificação, e de segurar o porto de Guadiana, para facilitar a passagem do exercito; porém escutou lhe este trabalho o aviso, de que tomando Mourao, os Castelhanos se retiravão, e ordenar lhe o Conde de S. Lourenço, que voltaffe com as tropas, que levara, a se encorporar com o exercito; porque os Castelhanos havendo chegado com pouca refistencia á muralha do Castello, e atacadas algumas minas, fizerao chamada le não querendo Joao Ferreira da Cunha acceitar os partidos, que o Duque de S. German lhe mandou offerecer, voon huma mina, e abrio brecha capaz de se dar por ella assalto. Envestirao-na os Castelhanos, e forão rebatidos dos defensores; porém os paizanos, que tinhao ficado no Castello, vendo crelcer o perigo, instarão ao Governador pela entrega delle. Oppuzerao le os Soldados, dizendo que queriao antes perder as vidas; porém Joao Ferreira na deserperação de ser soccorrido se resolveo a entregar o Castello no fim de feis dias de fitio com honradas capitulações. Tanto que chegou ao exercito, o mandou prender o Conde de S. Lourenço; mas brevemente foi solto, por constar que tivera desculpa na debilidade das muralhas. O Duque

Rende-fe a Praça.

Duque de S. German, depois de reparar as ruinas do Caltello, e de o accommodar com algumas defensas mais das que tinha antes de rendido, marchou para Geromenha: Chegou a Cavallaria a reconhecer a Praça; porém julgando o Duque a empreza difficultofa, retirou o exercito para Badajoz. O Conde de S. Lourenço, logo que teve noticia da marcha dos Castelhanos para Geromenha, passou de Monçaraz a Terena com tenção de se aquartelar no dia seguinte junto de Geromenha; porém avisado das partidas, que havia mandado reconhecer a marcha dos Castelhanos, de que caminhavao na volta de Badajoz, fez alto em Terena, chamou a conselho, e perguntou, que poderia obrar com aquelle exercito, que recuperasse as perdas, que se haviao experimentado. Os tres Cabos com outros votos forao de parecer, que o exercito se aquartelasse; porque o rigor do Sol era forçoso embaraço a qualquer operação; os Condes de Castello-Melhor, e Sabugal, votarao que o exercito voltasse a recuperar Mourao; porque a empreza era facil, e que em parte se restaurava a opiniao perdida. Seguio o Conde de S. Lourenço este parecer, deu conta á Rainha, e sem esperar reposta, marchou a sitiar Mourao. Quando chegou á Corte esta noticia da resolução do Conde de S. Lourenço, havia a Rainha chamado a ella a Joanne Mendes de Vasconcellos, que assistia no governo das Armas da Provincia de Tras os Montes, inculcado por seus amigos, e parciaes, que lhe nao faltavao, para restaurador de todas as desgraças succedidas em Alentejo; e de sorte se espalhou em Lisboa esta opiniao, que chegando Joanne Mendes áquella Cidade, foi ao Paço acompanhado de quantidade de gente do Povo, que o seguia com vivas, e clamores, que o publicavao defensor do Reyno; tanto póde na fortuna dos homens acertar as conjunturas do tempo. Foi Joanne Mendes recebido da Rainha com as palavras, e favores, de que sabia usar com grande destreza, quando lhe parecia conveniente, supposto que alguns dissessem, que passadas as occasioens, em que necessitava de seus vassalos, se nao lembrava dos seus merecimentos. Não se publicou

Anno. 1657.

1657.

Anno logo a eleição de Joanne Mendes para successor do Conde de S. Lourenço; porèm de todos era entendida, e no exercito manifesta, e no mesmo ponto que a Rainha recebeo a carta do Conde de S. Lourenço, de que ficava fobre Mourao, a remetteo ao Conselho de Guerra, em que ja affistia Joanne Mendes. Pareceo a todos os Conselheiros, que na consideração do empenho, em que o exercito estava, seria descredito das Armas deste Reyno mandar-lhe levantar o fitio; que se devia puxar por todas as guarniçõens pagas das Praças, e suppriremse com Auxiliares, e ordenar se aos Governadores das Armas das Provincias affistissem ao Conde de S. Lourenço com todos os foccorros possiveis. O Conde do Prado foi de parecer, que Joanne Mendes partisse logo a governar o exercito naquella empreza, porque a desconfiança, em que o Conde de S. Lourenço havia entrado, assim dos Cabos, e Osficiaes do exercito, como das desgraças succedidas, poderia occasionar algum precipicio irremediavel; e que para a Rainha mandar retirar do exercito o Conde de S. Lourenço, se offerecia justo preceito na deliberação que tomara em dar principio ao fitio de Mourao contra o parecer dos Cabos, e sem ordem da Rainha. Joanne Mendes, que nao ignorava, que da confusao, e desordem, em que estava o exercito; se nao podia esperar selice esseito, replicou a esta proposição, dizendo, que tirar a hum General do exercito, tendo dado principio ao sitio de huma Praça, era hum aggravo poucas vezes visto, que sendo necessario se offerecia a passar ao exercito, e servir de Soldado, em quanto durasse o sitio.

Quando subio esta consulta, tinha a Rainha deliberado a reformação dos Cabos, e sem que o Conselho tivesse noticia da fórma della, assinou tres cartas, para o Conde de S. Lourenço, André de Albuquerque, e Manoel de Mello. Continha a substancia dellas, que as desgraças daquella campanha havião sido de quelidade, que para se restaurar a reputação perdida nas duas Praças de Olivença, e Mourão, e se alentarem os animos dos vassallos diminuidos com estes successos, El-Rey resolvera de-

clarar-

clarar-se Capitão General daquelle exercito, e por seu Tenente General a Joanne Mendes de Valconcellos: que a André de Albuquerque nomeava primeiro Mestre de Campo General com o exercito da Cavallaria; a D. Sancho Manoel segundo Mestre de Campo General, e ao Nomea a Ra-Conde de S. Lourenço reservará para lhe assistir, e acon inha a Joanselhar em materia tão importante, como era a distribui- de Vasconção das ordens do governo daquelle exercito. O Correio, cellos Teque levou estas cartas, chegou a Monçaraz o mesmo dia nente delque o Conde de S. Lourenço tinha mandado á Cavalla. Rey. ria passar Guadiana a tomar postos sobre Mourão, para dar principio áquelle sitio, na fórma que escrevera á Rainha naquella mesma manhãa. Tanto que recebeo a carta, que lhe tocava, sem admittir conselho, nem dar parte da resolução da Rainha, partio para Lisboa soltando algu Retira-se o mas palavras, que as desordens da ira, vencendo os do. Conde de S. cumentos da razão costumão produzir. A noticia deste Lourenço do exercito não imaginado fuccesso chegou a André de Albuquerque, por ordem e juntamente a carta da Rainha, e a de Manoel de Mel- da Rainha, lo, que logo lhe mandou entregar: sem dilação chamou a conselho, e soi a deliberação; que o exercito se retirasse, e confórme as ultimas ordens da Rainha, que o Conde de S. Lourenço recebera, passasse a trabalhar na fortificação de Geromenha: para este effeito tornarão as tropas a passar Guadiana, e André de Albuquerque deu conta á Rainha do que le havia assentado, e respondeo com grande prudencia á carta, que tinha recebido; porque depois de expender o seu agradecimento, representava largamente a sem-razao, com que era tratado o merecimento de Manoel de Mello, e rematava, que quando Sua Magestade não quizesse alterar a resolução, que estava assentada, que elle não teria mais acçao, que a sua obediencia. Manoel de Mello respondeo à carta da Rainha em poucas palavras, expondo modestamente a sua queixa tão justificada, que nem toda a paixão de seus inimigos podia escurecella; porque não havia feito acção em toda aquella campanha, que não fosse digna de grande louvor, e de muito particular estimação. Marchou o exerciro para Geromenha, e chegarao as referi-D4 das

Anno 1657.

ne Mendes

das cartas a Lisboa, primeiro, que o Conde de S. Lourenço: remetteo as a Rainha ao Conselho de Guerra, e 1657. como o novo governo do exercito havia fahido só de conferencia de Ministros particulares sem consulta do Conselho de Guerra, votarão todos os Conselheiros, representando á Rainha as razoens do sentimento, com que se achavao, de se tomar huma tao grande deliberaçao, como nomear se El-Rey Capitao General do seu exercito, e mudarem le os Postos maiores delle sem intervenção do Confelho; e representarão juntamente á Rainha a sem razao, que se havia usado com Manoel de Mello em Sua Magestade o mandar reformar; porque o seu procedimento em todas as acçoens passadas, e naquella campanha era digno de grandes ventagens, e premios, e não de hum castigo, que nos ouvidos daquelles, que nao sabem julgar mais que pelos successos, poderia parecer merecida affronta. Respondeo a Rainha a esta consulta, reprehendendo aos Conselheiros de acharem novidade a mudança dos Cabos do exercito, havendo em repetidas consultas sido deste parecer, accrescentando, que nao necessitava de advertencias para estimar vassallos tao benemeritos, como Manoel de Mello; e com esta resolução ficarão inalteraveis as disposiçõens referidas. O Conde de S. Lourenço chegou a Lisboa, e nao foi poderofa toda a affabilidade da Rainha para moderar ás queixas, que publicava. Nestes dias havia o exercito chegado a Geromenha, e trabalhado em melhorar a fortificação daquella Praça; porém constando que os Castelhanos tinhao aquartelado as suas tropas, se dividio nas Praças de Elvas, Estromoz, e as mais visinhas a estas, desejando André de Albuquerque, que Joanne Mendes de Vasconcellos recuperando Mourao, desse felice principio ao seu governo; e discorrendo por todos os successos daquella campanha, esta só verdadeiramen. te podia ser a queixa justificada, que o Conde de S. Lourenço podia ter de André de Albuquerque das muitas, com que se publicava offendido do seu procedimento, por se entender, que com este sim desviara André de Albuquerque o intento de se continuar o sitio de Mou-

Mourao, quando o Conde de S. Lourenço lhe quiz dar principio; porém as mais calunias todas erao effeito do sentimento do Conde; porque nao se podia suppor que hum Varao das grandes virtudes de André de Albuquerque, que cortaste ( como o Conde affirmava ) pelos interesses publicos, e por odio, e paixao particular excogitasse meios da sua descomposição; porém todos os que tomos definteressadas testimunhas de vista, claramente nos mostrou depois a experiencia, que os erros desta campanha fe originarao de pouca noticia da guerra, e nao de malicia alguma: e he quasi sem duvida, que quando succede, que no principio de huma campanha se começão a desconcertar as disposiçõens, e a desauthorizar as ordens, que difficilmente se colhe o fruto do remedio, sem algum favoravel accidente; e como o Conde de S. Lourenço nao pode conseguillo, antes foi sempre experimentado encadearem-se os infortunios, nunca encontrou caminho de melhorar a sua desgraça, sem que fosle culpado nella o seu valor, e o seu zello; e se justificou esta verdade na terceira nomeação, que se fez na sua pessoa ( como referiremos) para o governo

Anno 1657.



das Armas da Provincia de Alentejo.

HISTO.





# HISTORIA PORTUGAL RESTAURADO. LIVRO II.

#### SUMMARIO.



NTR A Joanne Mendes de Vasconcellos no governo da Provincia de Alentejo: toma noticia do estado della; dispoem a fórma da defensa, e reclutas das tropas. Vem o Duque de S. German reconhecer Campo Maior co

hum grosso de Cavallaria. Sustenta huma escaramuça o Conde da Torre com as Companhias de cavallos da guarnição da Praça com bom successo. Sae André de Albuquerque ao rebate de Campo-Maior com trezentos cavallos: encontrão se de improviso com a Cavallaria Castelhana, que havia passado Caya: retira-se André de Albuquerque formado

mado a Elvas, e em huma legoa de distancia foi o damno igual. Sitía Joanne Mendes Mourao, ganha a Praça, e retira-se a Elvas. Sae em Campanha na Provincia de Entre-Douro, e Minho, que governava, D. Alvaro de Abranches, o exercito governado por D. Vicente Gonzaga; intenta ganhar Valença sem effeito: levanta o Forte de S. Luiz Gonzaga sobre o Rio Minho em grande damno da Provincia. Governa o exercito accidentalmente o Bisconde de Villa Nova por enfermidade de D. Alvaro, que deixou o governo: succede-lhe o Condede Castello-Melhor. Varios successos das outras Provincias. Noticias do governo politico da Corte, das Embaixadas, e guerras das Conquiftas. Sae em campanha Joanne Mendes de Vasconcellos: sitia Badajoz: intenta ganhar o Forte de S. Christovao, nao o consegue. Derrota André de Albuquerque a Cavallaria mimiga, governada pelo Duque de Ossuna. Passa o exercito Guadiana. Batalha do Forte de S. Miguel: vence se, c ganha se o Forte. Continua-se o sitio por espaço de quatro mezes. Vem o exercito de Castella governado por D. Luiz de Aro a soccorrer Badajoz. Levanta Joanne Mendes o sitio, e retira-se a Elvas.

S infelices successos, que as Armas de Portugal experimentarão na campanha de Olivença, parece que forão rigorosa doutrina, com que a fortuna magistralmente se dispoza industriar a infancia da nossa guerra depois da morte del-Rey D. João; tempo, em que mais dignamente pode lograr o titulo de Escola Militar, tanto pela qualidade das acçoens, quanto pela excellencia das vitorias, para que ao passo que a guerra se aumentasse, crescessem os animos dos Portuguezes na vigilan-

gilancia, e sciencia bellica, e se fizessem robustos com a aspereza dos infortunios, por ser o mais verdadeiro documento, que se colhe na grandeza dos imperios, introduzir-lhes a negligencia com a felicidade. Chegado o Conde de S. Lourenço a Lisboa, como fica referido, partio Joanne Mendes de Vasconcellos para Alen. Entra Joanne tejo com o titulo de Tenente Real, que fendo na ver- Mendes de dade muito major, que o de Governador das Armas Vasconsellos dade muito maior, que o de Governador das Armas, no governo soube a sua industria introduzir no animo da Rainha, da Provincia que erao menores as prerogativas. Fez alto alguns dias de Alentejo. em Estremoz, onde lhe assistirao muitos Officiaes, que por antigas dependencias seguião a sua doutrina. Manoel de Mello, logo que Joanne Mendes chegou a Estremoz, partio de Elvas para Lisboa, deixando em todo o exercito hum verdadeiro conhecimento da pouca razão, com que se lhe tirara o Posto, que occupava, por haver procedido (como já dissemos) em todas as accoens da campanha de Olivença com muito valor, e grande prudencia. Nos dias, que Joanne Mendes assistio em Estremoz, fizerao os Castelhanos huma entrada nos campos de Monçaraz, Villa-Viçosa, e Elvas, dividida a Cavallaria em dous troços, e levarão huma grande preza, que a queixa dos lavradores, patrocinados pelos que erao pouco affeiçoados a Joanne Mendes, encareceo de forte, que chegou esta noticia á Rainha; e sentindo ella o prejuizo dos Povos de Alentejo, remetteo a Joanne Mendes huma relação, que se lhe havia presentado. da importancia da preza, e lhe ordenou que a todo o riico, legurafle a campanha, mudando, le folle necessario, os alojamentos da Cavallaria, mandando lhe juntamente, que de todas as disposiçõens, e emprezas, que intentalle, fizesse aviso ao Conde do Prado, e que desta communicação esperava a melhor direcção em todos os negocios daquella Provincia. Foi a Joanne Mendes pouco agradavel este preceito, porque não professava com o Conde do Prado muita familiaridade; poiém usando da engenhosa industria, de que era dotado, conhecendo que pelo caminho da queixa nao podia confeguir retroceder-se aquella ordem, encareceo a Rainha o mui-

Anno 1657.

Anno 1657.

to que lhe agradecia mandar-lhe por obrigação, o que elle determinava fazer pela amizade que tinha com o Conde do Prado; e que no que tocava á preza, fora tanto menor do que se havía referido, como constaria de huma certidão autentica, que remetteo.

cia desta Provincia, dispoem a fórma da defensa, e reclutas das Tropas.

Com a noticia da entrada dos Castelhanos pasfou Joanne Mendes de Estremoz a Elvas, e ordenou ao Mestre de Campo General D. Sancho Manoel, que já havia chegado da Beira a exercitar aquelle Posto; Toma noti- que passasse a se aquartelar na Praça de Moura, ficando á sua ordem todo o destricto, que corria até Estremoz; em que estavão aquartelados cinco Terços de Infantaria, e vinte e quatro Companhias de Cavallos, fóra os Auxiliares, que se não tinhao licenciado. O dia que Joanne Mendes entrou em Elvas persuadido dos Officiaes, que erao pouco affeiçoados ao Conde de Soure, e a seus amigos, fahindo a Cavallaria de Elvas a esperallo (como era costume) á sonte dos C, apateiros, marchando de vanguarda D. Luiz de Menezes, como Capitão da Guarda do Governador das Armas, lhe mandou Joanne Mendes ordem pelo Commissario Geral Joao da Silva de Sousa, para que se abstivesse daquelle exercito. Sentio D. Luiz, como era justo, esta publica demonstração, mas não quiz mudar se do lugar, em que vinha até entrar em Elvas. Ao dia seguinte, vendo Joanne Mendes, que D. Luiz se abstinha da sua assistencia, conheceo a sua razão; e deu conta á Rainha com grandes elogios de D. Luiz, offerecendo lhe o Posto de Capitao de Couraças das guardas com outra Companhia de Arcabuzeiros, qual elle elegesse para estar a sua ordem, segurando-lhe que fo a este sim o havia suspendido do Posto de Capitão da Guarda; porque sem patente del-Rey não podia governar aos mais Capitaens do exercito, com quem concorreste. Pedio-lhe D. Luiz tempo para le deliberar; deu conta ao Conde de Soure, e a seus parentes, foraó todos de parecer, que acceitasse a offerta de Joanne Mendes, entendendo o Conde de Soure, que naó era tempo de sustentar a opiniao, que havia tido, e mandado observar, de que as prerogativas do

Anno

.1657.

Posto de Capitão das guardas dependiao do Governador das Armas, que as podia dispensar por authoridade sua. sem sem necessario tirar patente del-Rey, havendo sido esta a occasiado de todas as duvidas antecedentes, que referimos houve sobre esta materia. Acceitou D. Luiz o Posto, escolheo a André Gatino, valeroso Francez, por Capitão de Arcabuzeiros, que ficou á sua ordem, tomando so de Joanne Mendes as que devia observar, e todas as noites o Santo, depois de o tomar o Mestre de CamporGeneral, with the respect to the property of the party

Informado Joanne Mendes do estado, em que se achava a Provincia de Alentejo, e tendo noticia do pouco cuidado, que dava aos Castelhanos a guerra do Outono, continuou o intento muito dantes premeditado por André de Albuquerque, de recuperar a Praça de Mourao pela facilidade da empreza, e por ficarem mais cubertos os campos de Monçaraz, Beja, e Evora, que erad os vem o Dumais ferteis de todo o Reino. Para conseguir o fim desta que de S. determinação, estiverão detidos os Terços Auxiliares, German rele fizerao novas levas, e le convocarao carruagens mui-conhecer to a pezar das comodidades dos povos. No tempo, que campoMaior duravao estas preparaçõens, houve de huma, e outra parde Cavallaria. te algumas entradas de pouca importancia; foi a mais digna de memoria, a que fez o Duque de S. German com Suffenta humil e oito centos cavallos: fahio de Badajoz, embuscou ma escara-1e na Godinha junto a Campo-Mayor. Correrao alguns muca o Conbatalhoens avançados a Companhia de Francisco da Sil- de da Torre va de Moura, que estava de guarda, e procedeo com mui com as comto valor. Sahio de Campo Mayor ao rebate o Conde da Cavallos da Torre com a Cavallaria, e Infantaria daquella guarniçao : guarnicao da travou-fe huma escaramuça, e sustentou se largo espaço, Praça com bom success affistindo o Conde da Torre, aonde confiderava maior fo. perigo. Perderao os Castelhanos alguns Officiaes, e Soldados, entre elles ao Capitao de Cavallos D. Diogo Bel- Sahe André fran, que ficou morto, e nao houve damno em as nof-de Albuquerfas tropas Ao estrondo da artilharia de Campo-Mayor que ao rebafahio de Blyas André de Albuquerque com cinco bata- te de Campo Maior com lhoens, que levavao pouco mais de trezentos cavallos; riezentos car sahindo da porta de S. Vicente teve aviso, que entre vallos.

PORTUGAL RESTAURADO, Santa Eulalia: e Caia appareciao alguns batalhoens; mar-

chou para aquella parte, e por ser a terra muito cuberta,

lhe advertio o Comissario Geral da Cavallaria Vanichele, que adiantalle alguns cavallos a descobrir a campanha, para que a noticia do perigo chegasse primeiro, que a experiencia delle. Desprezou André de Albuquerque esta

Anno 1657.

Encontracife de improviso com a Cavallaria Castelhana que havia passadoCaia.

advertencia; e depois de empenhado na marcha, mandou adiantar ao Capitao de Couraças Fernao de Soula Coutinho com cem cavallos escolhidos de todas as Companhias; marchou com toda a diligencia a descobrir os mai tos, que ficavao pouco distantes, e André de Albuquerque fez alto na Torre do Siqueira. Com a mesma pressa, com que Fernao de Sousa entrou nos matos, sahio delles carregado de treze batalhoens; porque o Duque de S. German, que vinha acompanhado de todos os Cabos, e Officiaes mayores, quiz experimentar se conseguia em Elvas, derrotando os batalhoens da Cavallaria daquella guarniçao, o que nao pudêra lograr em Campo-Maior. Brevemente chegárao aos nossos cinco batalhoens Fernao de Soufa, e os Castelhanos, que o seguiao, resolutos a entreternos até chegar o maior poder, para nos derrotar. André de Albuquerque vendo o perigo mais visinho do que imaginara, voltou para Joao Vanichele, e lhe diste : E agora que havemos de fazer? Respondeolhe: ( nao por falta de valor acreditado nestas, e em outras querque for muitas occasioens, senao estimulado de se nao haver seguido o seu parecer de avançar os cem cavallos a tempo mais conveniente ) Agora fugir, que he o que de distancia costumao fazer na guerra os pouco-acautelados. Anfoi o damno dré de Albuquerque, que nao costumava a conhecer alterado o animo valerofo, por mais arrifcados que fossem os accidentes, mandou que os cinco batalhoens se retirassem por contramarcha. Sustentáraó elles esta ordem até a entrada dos Olivaes, e vierao ultimamente a ficar com toda a carga as Companhias de D. Joao da Silva, e D. Luiz de Menezes. Ja neste tempo

vinha crescendo de sortes o poder dos Castelhanos o que parecia impossivel deixarem de se perder todos os batalhoens; porque da entrada dos Olivaes a Elvas era mais

dré de Albumado a Elvas, e em igual.

de huma legoa, porém as duas Companhias, que erao das melhores do exercito, seguindo os Soldados promptamente as ordens dos dous Capitaens, occuparao todo o sitio da estrada, ficando os flancos cobertos do espesso das oliveiras, e hora tomando huma a carga; hora a outra, fazendo tornar atraz, cerrando-se, aos Castelhanos ( que avançarão defunidos ) que lhe impedirao totalmente melhorar terreno, e derão lugar a que as outras Companhias chegassem sem damno as muralhas de Elvas, a tempo que Joanne Mendes sahio daquella Praça com os Terços, e o calor da Infantaria 1e compuzerao os batalhoens, e marchou este corpo fóra dos olivaes. Retirarao-se os Castelhanos, e tirarao de huma trincheira, que rodeava a Atalaia de Mexia, dez cavallos, que intempestivamente se recolherao a ella. Ficarao prisioneiros o Capitao Fernao de Sousa Coutinho. Joseph Passanha de Castro, D. Martinho da Ribeira. As Companhias de D. Luiz de Menezes, e D. Joaô da Silva, tomarao dez cavallos nas voltas, que fizerao 10bre os Castelhanos, e foi quasi igual o numero dos feridos de huma, e outra parte. De ambas se restituirao os prisioneiros, conforme o ajuntamento, que se continuava sem alteração. Poucos dias depois deste successo armou André de Albuquerque com vinte batalhoens ás Companhias de cavallos, que se aquartelavão em Badajoz, e Olivença. Sahirao ellas de ambas as Praças, mas nao quizerao adiantar-se de sorte, que pudessem ser carregadas, por mais que as provocarao vacias partidas, que se espalharão pela campanha; só se conseguio tomar-se hum grande comboy, que passava de Olivença para Albufeira, derrotando-se huma Companhia de cavallos, que o acompanhava.

Entrou o mez de Outubro, e adiantarao-se as prevençoens do exercito, assim por constar, que os Castelhanos havião mandado algumas tropas para Catalunha, e despedido os Soldados Milicianos; como por se temer; que as aguas do Inverno fizessem mais trabalhoso o sitio de Mourao. Sahio o exercito de Elvas a vinte e dous de Outubro com os Cabos referidos: constava de nove mil E

Anno 1657.

571

Mendes Mouraő.

Infantes, e dous mil e duzentos cavallos, dez peças de artilharia, em que entravão quatro meios canhoens. 1657. hum morteiro, e todos os mais instrumentos de expugnação: a condução dos mantimentos fegurava a visi-Sitía Joanne nhança de Monçaraz: as Praças ficarão bem guarnecidas. Adiantou se o Mestre de Campo General D. Sancho Manoel a ganhar os postos sobre Mourao, è de nao ter controversia este intento, sez aviso a Joanne Mendes ao alojamento de Terena. Deste quartel passou o exercito a Mourao com o trabalho de huma grande tempestade de agua, e vento. Como a circumvallação da Praça era pequena, facilmente se formarao duas batarias, e se abrirao dous aproxes, hum pelo arrabalde, que caminhava á porta do Castello, outro pelo sitio, que chamavão do Lagar, que ficava pouco distante da barbacãa. Ao dia seguinte começon a jogar a artilharia, e o morteiro, e a caminharem os aproxes com generosa emulação dos Officiaes, e Soldados. Era Governador da Praca o Mestre de Campo D. Francisco de Avila Orejon: constava a guarnição de quatrocentos Infantes, e quarenta cavallos, com muniçoens, e mantimentos para tempo dilatado. Durou quatro dias aos fitiados a constancia; o antecedente ao que se renderao, tocava a cabeça da trinchoira do aproxe do Lagar ao Terço da Armada, que governava o Sargento Mayor Joao de Amorim de Betancor, por le achar ferido com huma balla no rosto o Mesrre de Campo Diogo Gomes de Figueiredo, recebida no primeiro dia, que o exercito ganhou postos sobre aquella Praça. Era o Sargento Mayor Soldado de valor conhecido, porém mais resoluto, que prudente: ao meio dia vendo a muralha com pouca guarnicao, mandou pegar aos Soldados nas armas', e que investissem a barbacãa: ganharao-na, e fortificarao fe nella. Chamou Joanne Mendes ao Sargento Mayor, e reprehendeo o, por haver avançado sem ordem; porque na guerra nao deve ser a felicidade dos fuccessos desculpa da desobediencia; e chegando Joanne Mendes na repreheníao ao ponto de que avançara, nao só sem ordem, mas sem escadas, lhe respondeo Joao de Amorim com rustica, e graciosa arrogan-

Anno X

arrogancia: Sobre azeitonas quem quer bebe: proverbio que achou adequado para a satisfação daquella culpa, mereceo a desculpa perdao, e os titiados capitularao a vinte e oito de Outubro a entregar a Praça a trinta, como fizerao. Estava de guarda com o seu Terço na Cabeça da trincheira o Mestre de Campo Pedro de Mello, e o Mestre de Campo Simao Correia da Silva, e de retêm Diogo de Mendoça. Era hum dos Terços, a que tocava entrar de guarda ao apoxe, o do Conde de S. Joao, e como ardia no seu valeroso animo muito mais o desejo da gloria, do que o da vida, quando sahirao os refens da Praça, para se começar a tratar da capitulação, os persuadio o Conde com vivas razoens, que convinha ao credito dos fitiados dilatarem-fe na defensa da Praça até o dia seguinte; porque lhe seria mais airoto cederem-na ao ataque do seu Terço por força, Ganha-se a que entregarem na por vontade. Esta persuação shes ac-Praça, crescentou o temor, e se renderao a trinta de Outubro, falvas as vidas; estando de guarda o Terço de Simaó Correia, que levava já ordem para dar o assalto. Logo se lhes deu commodidade para passarem a Olivença, e Joanne Mende, que desejava retirar o exercito com brevidade, ordenou ao Mestre de Campo Agostinho de Andrade Freire ficasse governando Mourao, por ser avaliado por sciente nas fortificaçõens, e Soldado de experiencia: escusou se desta occupação com desdouro do Retira-se ieu procedimento. Acceitou o governo o Mestre de Joanne Me-Campo Francisco Pacheco Mascarenhas, em quem nun- des a Elvas. ca havia entrado receio de algum perigo; ficaraô-lhe seiscentos Infantes, dinheiro, materiaes, e Engenheiros, para le levantarem quatro baluartes, que legurassem melhor a defensa daquelle lugar. Joanne Mendes passou com o exercito Guadiana breveniente; porque as muitas aguas não davaó lugar a largas demoras. o Duque de S. German com a primeira noticia de que Mourao estava fitiado, passou de Badajoz a Olivença, aonde juntou as tropas dos quarteis mais visinhos, e com aviso de que se rendera, as licenciou, e voltou para Badajoz. Joanne Mendes com a certeza delta relolução despedio os foccor-

Anno foccorros, e dividio o exercito pelas antigas guarniçoens. A Rainha estimou muito a recuperação de Mourao; porque com este successo entendia se começava a restaurar a reputação perdida na Campanha antecedente; e em quanto durava o rigor do Inverno, mandou ordem a Joanne Mendes, para que passasse a Lisboa a conferir, e dispor os progreslos suturos. Obedeceo promptamente: ficou governando as Armas de Alentejo o Mestre de Campo General, André de Albuquerque, e D. Sancho Manoel voltou para o feu partido.

que governa D. Vicente Gonzaga...

Ao mesmo tempo, que o Duque de S. German Sae em cam- deu principio ao fitio de Olivença, sahio na Provincia de Provincia de Entre Douro, e Minho em campanha D. Vicente Gonza-Entre-Dou- ga, que governava as Armas do Reyno de Galliza; dero, e Minho, terminando a Providencia Divina, que o Reyno de Por-D. Alvaro de tugal se sublimasse entre os trabalhos, e perigos; como Abranches, o a palma, que com o pezo se levanta. Trazia D. Vicenexercito go- te seis mil Infantes pagos, seis mil Milicianos, e novevernado por centos cavallos com todas as prevençoens necessarias para conseguir huma grande facçao. Governava as Armas de Entre Douro e Minho D. Alvaro de Abranches da Camara; e juntamente a Relação da Cidade do Porto, aonde assistia em grande prejuizo do governo das Armas, e pela distancia das Praças fronteiras, e pela pouca prevenção, com que por este, e outros respeitos podião ser facilmente conquistadas. As preparaçõens do exercito de Galliza havião sido muito anticipadas, e as noticias deste grande movimento chegarao a D. Alvaro por tantas partes, que só o pouco desejo, que tinha de que sos: sem certas, pudera fazellas duvidosas; e se esta incredulidade fora remedio do perigo, que ameaçava aquella Provincia, licito pudera ter valer-se della; porém como a suspensao de se procurarem os caminhos da defensa, aggravavão muito mais os males, que já se contavão como padecidos, veio a ser este o primeiro, que se experimentou. Constava a Infantaria paga, que guarnecia oito Praças daquella Provincia, de seiscentos Infantes, de que le compunha hum só Terço, que havia nella, e de oitenta cavallos divididos em duas Companhias: nas

Praças se achavaó poucos mantimentos, e menos muniçõens: nas pequenas estradas, que cortavão a aspereza das serras da Raya seca, que puderão defendidas de poucos mosqueteiros servir de grande segurança, não havia a menor oppolição, e finalmente tudo faltava para a defensa de Entre-Douro, e Minho, e só o receio das Armas de Castella era superabundante. O primeiro de Mayo sahio em Campanha D. Vicente Gonzaga sem artilharia, e com poucas bagagens marchou pela Raya seca; se tendo D. Alvaro de Abranches mandado a Francisco Peres da Silva, Mestre de Campo do Terço pago, que com os feiscentos Infantes, de que constava, marchasse a embaraçar nos passos estreitos das serras o exercito inimigo, elle procedeo com tanta omifsão nesta tão importante diligencia, que os Gallegos passarão as terras sem a menor difficuldade. Avistarão Castro Laboreiro, Melgaço, Monção, e Lapela, e si- Intenta gazerao alto sobre Valença, que ainda que pouco fortifi- nhar Valença cada, estava melhor guarnecida, que as outras Praças, sem effeito. por fe haverem recolhido a ella quatro Capitaens pagos com as suas Companhias, e constavão de duzentos Soldados, e tres Companhias de Auxiliares com trezentos homens, Governava a Praça Antonio de Abreu, Capitão do Terço de Francisco Peres, valeroso, e pouco pratico na arte Militar. D. Alvaro de Abranches tinha mandado levantar hum Portim, que se comunicava com a muralha da Praça, mas tão imperfeito, que deu confiança a D. Vicente Gonzaga, para o mandar investir de noite pela melhor gente do exercito. Foi o allalto muito vigoroso; porém a defensa do Fortim soi mais valerofa; porque o Alferes Domingos Luiz, que o governava; foccorrido do Alferes Francisco Nunes, refistirão ao assalto com tanta constancia; assistidos de duzentos Soldados, que obrigarão aos Gallegos a se retirarem com grande perda. Bastou esta resistencia para desengano de D. Vicente Gonzaga, e retirou o exercito com a mesma brevidade, com que o conduzira aquella Praça; e entendeo-se que a resolução de atacala fora na fé de a achar pouco prevenida, como lhe haviao fegu-

Anno 1657.

Anno rado algumas intellígencias; porque confeguindo-a erad grandes as consequencias, que lhe resultavão, por ser Valença a Praça mais importante daquella Provincia. Ao melmo tempo que D. Vicente investia Valença, entrarao quarenta barcas guarnecidas de Infantaria na Harra de Caminha; oppuzerao·se-lhe duas caravellas, que receberão guarnição daquella Praça, e bastou a resistencia, e a artilharia de Caminha para as fazer retirar. Recebeo D. Alvaro de Abranches este aviso no caminho de Viana, onde chegou a juntar a gente, que acodio de todas as partes da Provincia com grande diligencia; porém com a mesma pressa se ausentava, por não achar prevenção de mantimentos, com que poder sustentar se. Neste tempo tinha D. Vicente Gonzaga accrescentado o exercito com grandes soccorros, e voltado a restaurar a reputação perdida em Valença. Aos dezoito de Junho passou o Rio Minho por baixo de Valença por huma ponte de barcas, que trazia prevenida. Havia chegado a esta Praça o Tenente General Nuno da Cunha de Ataide com alguns cavallos da Provincia da Beira, e na de Entre Douro, e Minho se não achava mais Official Mayor, que o Mestre de Campo Francisco Peres da Silva, e os Capitaens de cavallos Diego de Brito Coutinho, e Diogo Pereira de Araujo, e o Tenente de Mestre de Campo General Antonio Soares da Costa, que havia chegado da Beira: os Soldados Infantes pagos não passavão de mil, nem os cavallos de cento, a gente da Provincia tinha poucas armas, e menos destreza. D. Vicente Gonzaga, havendo disposto todas as preparaçõens necessarias, começou a passar o Rio Minho no lugar de Caracoes, pouco distante de Valença. Este aviso, que pudera lervir de estimulo á resolução de se opporem os nossos Soldados aos Gallegos na passagem do Rio, accrescentou a confutao de sorte, que primeiro se alojarão desta parve, que os pareceres concordaflem. Logo que passou o ex ercito, fortificou D. Vicente o Alojamento: constava de sete mil Infantes pagos divididos em sete Terços, e de seis mil Milicianos em cinco, e de mil e quinhentos cay, llos repartidos em dezaseis Companhias: General da Cavalla-

Cavallaria D. Luiz de Menezes, filho mais velho do Conde de Tarouca; General da Artilharia D. Diogo de Velalco. A dilação, que os Gallegos fizerão na pallagem do Rio, deu lugar a chegarem a D. Alvaro de Abranches dous terços de Infantaria da Provincia de Tras os Montes; hum pago, de que era Mestre de Campo Antonio Jaques de Paiva, que em ausencia de Joanne Mendes, que naquelle tempo havia passado ao governo das Armas da Provincia de Alentejo, ficou governando Tras os Montes; e o Terço vinha governado pelo Sargento Mayor, que era Soldado valeroso; outro de Soldados, a que chamavão volantes, que vinha a ser quasi o mesmo, que Auxiliares, de que era Mestre de Campo Gregorio de Castro de Moraes: o Terço pago trazia setecentos Infantes, o volante quinhentos e sessenta, e quatrocentos cavallos pagos, e da Ordenança divididos em sete Companhias, governadas pelo Tenente General da Cavallaria Domingos da Ponte Gallego. A estas Companhias, e ás duas daquella Provincia se unio a maior parte da gente nobre, que nella se achava, e à Infantaria grande numero de Ordenança, mas pouco persistentes por falta de Armas, mantimentos, e disciplina. Juntos os exercitos, e avistando se aos dezaseis de Julho, faltou D. Alvaro de Abranches, impossibilitado de achaques em Viana. Originou este accidente levantar-se duvida entre o Mestre de Campo Francisco Peres da Silva, e o Tenente General da Cavallaria Nuno da Cunha, sobre a qual dos dous tocava o governo do exercito: porque ainda que Francisco Peres era mais antigo Mestre de Campo, que Nuno da Cunha Tenente General, como naquelle tempo naó tinha El-Rey declarado a preferencia das patentes entre ettes dous Postos, qualquer dos dous queria arrogar a si a preeminencia de governar o exercito, que pela qualídade não merecia tanta contenda. Porém Nuno da Cunha entrava com razão mais forçosa, porque lhe havia dado huma carta, para preceder a todos os Postos iguais em accidente fimilhante. Quando a questão estava mais vigorofa, chegou ao exercito o Visconde de Villa-Nova D. Diogo de Lima, determinando servir de Soldado na mel-E 4

Anno (1657.

Governa o exercito accidentalmen. te o Visconde de Villa-Nova, por 🐴 infermidade de D. Alva-

Anno mesma Provincia, de que havia sido General. Acharão os Officiaes mais zelosos, e defintereslados, que o cá-1657. minho de se desviar a duvida de Nuno da Cunha, e Francisco Peres, era acceitar o Visconde o governo do exercito, até El-Rey determinar o que fosse mais util a teu serviço. Com louvavel resolução acceitou o Visconde a offerta, e os dous contendores a obediencia a tao qualificados merecimentos, como erao os do Visconde, precedendo para elle acceitar, não só approvação, mas instancias de D. Alvaro de Abranches; e a Rainha louvou muito a Nuno da Cunha ceder o privilegio, que adquirira em virtude da ordem, que tinha levado; e ao Visxou o gover- conde a generosa resolução, que tomara, desvanecidos por este accommodamento os inconvenientes, que puderao resultar, se não se effeituara. Avisarão as partidas. que andavão à vista do exercito inimigo, que aballavado sitio, em que estava em tao prolongada marcha, pela pouca largura de estrada, que merecia particular reflexão. Por diversos caminhos se discursou esta noticia: diziao huns, que sem dilação alguma se investisse o exercito de Castella; porque trazia taó pouca frente na estreiteza do terreno, por onde marchava, que logo que fosse invettido, ieria infallivelmente desbaratado; e que nao só este motivo pedia esta deliberação, senão tambem mençainharem se os inimigos a Villa Nova, praça de grande importancia, e com taó pouca defensa, que consistia a. fua legurança só naquelle troço do exercito; que devia. empregar-fe logo; porque mostravao os Soldados grande desejo de pelejar, assim pela ignorancia dos perigos de huma batalha, como pela confiança, que ministrava a confusao da marcha dos Gallegos; e que juntamente le não devia mal lograr aquelle impulso em gente, de que fe não podia esperar persistencia alguma pelas razoens apontadas. Outros, seguindo a opiniao contraria, consideravao, que naquella mal disciplinada gente consistia a conservação de toda a Provincia, que empenhala em hum só conflicto com tao pouca noticia da arte Militar, seria indesculpavel temeridade; porque nem em todos os casos le devia esperar, que a fortuna se lifon

lisongeasse das deliberaçõens arrojadas: que a marcha Anno dos Castelhanos era em tão breve distancia, que primeiro occuparião o quartel, que buscavão, que padecessein a menor offensa; e que se era estreita; e aspera a estrada, por onde marchavão, que esta melma difficuldade havião de achar os que os investissem; e que finalmente a salvação, que consistia em hum só ponto, pedia disposiçõens muito antecedentes. O Visconde entendendo, que este parecer era o mais prudente, e o mais seguro, mandou retirar os batedores da Companhia de Diogo Pereira, que havião dado principio a huma escaramuca, e os Gallegos se encorporarão em S. Pedro da Torre, lugar sobre o Rio Minho, que divide as duas legoas, que se contão de Valença a Villa-Nova de Cerveira, e superior á campanha mais desembaraçada da Provincia de Entre Douro, e Minho, muito fertil de mantimentos, aguas, madeiras, e faxinas. Neste si-Levantados tio, franqueando o passo do Rio, levantarão os inimigos inimigos o hum Forte capaz de alojar mil Infantes, parecendo-lhe s Forte de S. Luiz Gonzamais facil edificar huma Praça, que ganhala. Ao passo ga sobre o que crescia esta obra, se diminuía o nosso pequeno exercio Minho ercito; porque os Auxiliares, e Ordenanças, se não tem em grande emprego breve na campanha, difficilmente persistem nella obrigados do amor das familias, e das fazendas. Em poucos dias acabarão os Gallegos o Forte, a que derao nome S. Luiz Gonzaga, e ameaçando a guarnição, que lhe introduzirao, as Aldeas de todo aquelle districto; do Sardal, que erão os mais visinhos, para que se sugeitassem a ser avindos. Os paizanos, desprezando as vidas por conservar a liberdade, e ensinando lhes o perigoo caminho de defendela, correrao toda a campanha comtantos, e tão embaraçados foslos, que se sustentarão todo o tempo, que durou a guerra, sem experimentar o pelado jugo, com que os Gallegos determinavao lugeitalos, pelejando varias vezes, e ordinariamente com felices successos. D. Vicente Gonzaga, querendo melhorar por todos os caminhos o feu partido, mandou interprender Lindozo, que governava Manoel de Oliveira Pimentel; perém sendo sentidos, os que derao o affalto :

damno da 🔧 i

PORTUGAL RESTAURADO, 74 Anno salto, tiverão tão máo succeilo, que perderão duzentos

homens, e entre elles Officiaes de importancia, e pel-1657. foas de qualidade. Voltarão pela ferra Amarela com feis centos Infantes, e alguns cavallos, e fizerao huma grande preza naquelle districto: acodio a gente de Lindozo a tão bom tempo, que derrotou a Infantaria ce tirou a preza. Antonio de Almeida Carvalhaes, que governava Salvaterra, teve melhor succello; porque em huma entrada que fez, queimou doze lugares, sem receber damno. O Visconde sustentava o exercito com grande trabalho, pela difficuldade da persistencia da gente, e a D. Alvaro de Abranches embaraçavão os achaques de forte, que com repetidas initancias pedio á Rainha successor; e porque cada hora lhe crescerão os motivos de lhe ser conveniente lahir daquella Provincia, considerando a Rainha todas estas razoens, nomeou ao Conde de Castello-Melhor segunda vez Governador das Armas de Entre-Douro, e Minho na confiança do alvoroço, com que seria recebido naquella Provincia, que conservava a memoria dos felices successos do seu primeiro governo. O Conde sempre disposto a se empregar na defensa da sua Patria, acceitou esta occupação, e partio de Lisboa com a fua familia; acompanhado de feus dous filhos, Luiz de Souta de Vasconcellos, e Simao de Valtello Melhor concellos, ambos valerolos, e com o fervor, que naquelles annos, e nascimento he mais ardente. Chegando o Conde a Entre Douro, e Minho, foi recebido de todos aquelles Povos com grande applaulo: cedeo lhe D. Alvaro de Abranches o governo da Provincia, e o Visconde o do exercito; e em huma, e outra preminencia lhe entregarão muito grandes cuidados; porque os Gallegos tinhaó maior poder, e os meyos da defenía erao poucos, e mál seguros. D. Alvaro de Abranches passou a Lisboa com a afflicção dos seus achaques, e máos successos. O Visconde se retirou aos seus lugares; e o Conde de Castello-Melhor, desejando, que a Rainha estivesse inteiramente informada do acerto, com que o Visconde procedera na occasias antecedente, em dar fórma ao exercito, que se oppoz aos Gallegos, em juntar gente, dispendendo

de de Cafno governo da Provincia.

pendendo os proprios cabedaes em reccorrer Valença, e impedir as entradas, em quanto durou a obra do Forte de S. Luiz, lhe deul conta nuito por extenso de todas estas particularidades; e a Rainha com grandes demonstraçoens, e encarecimentos agradeceo ao Visconde o que havia executado em servico del-Rey, e desensa do Reyno. Entrando o Conde de Castello Melhor em consideração do grande damno, que recebia aquella Provincia com a fabrica do Forte de S. Luiz, e que nao era posfivel defendella, se a deixasse exposta as invasoens continuas dos Gallegos, deliberou levantar hum quartel a tiro de canhao do Forte: guarreceo o com a gente, que pode tirar das muitas Praças, que tao precisamente necessitavão della, e animando a que lhe sicou com a assistencia de sua ressoa, de seus filhos, e de outros Fidalgos, que de Lisboa o acompanharão. Teve principio entre as duas Naçoens huma tão continua, e porfiada guerra, que poucos dias se passavão sem rebate, e poucos rebates havia sem feridas: mas esta continuação de trabalho, e este dispendio de sangue, soi a escola da arte Militar, e o crisol do valor, em que se forjarão os glonolos successos, que depois conseguirão as nossas Ar-

Governava Joanne Mendes de Vasconcellos, como Varios suchavemos referido, a Provincia de Traz os Montes: o cessos das tempo que essissio nella, não faltou em remetter à Rai- outras Pronha anticipados avisos das prevençoens dos Castelhanos, vincias. e em lhe mandar prudentes advertencias dos caminhos, que se deviao buscar, para se atalharem os damnos, que ameaçavão este Reyno; e porque os Castelhanos para diversao dos soccorros, que de Traz os Montes podião palsar ao exercito de Alentejo, que se preparava para soccorrer Olivença, tinhão juntado Tropas em Ourense, e outros lugares daquella fronteira com todas as apparencias de querer invadila. Joanne Mendes com ordem da Rainha juntou em Mirandella quantidade de Ordenança, guarneceo Chaves, Bragança, e Miranda, e aguardou o que refultava das prevençõens dos inimigos; decifrarao le na guerra, que fizerao em Entre-Douro, e Minho.

mas naquella Provincia.

Soccorreo

Anno

1657.

Soccoreo Joanne Mendes aquella Provincia com alguma gente, e pallando a Alentejo, ficou governando Traz 1657. os Montes o Mestre de Campo Antonio Jaques de Paiva, que mandou ao Minho o foccorro, de que havemos dado noticia, e não houve este anno em Tras os

Montes acção digna de memoria.

Affistia D. Rodrigo de Castro no Governo do Partido de Almeida, e com toda a diligencia procurava novas emprezas, que augmentassem a sua opinião. Com as -noticias, de que os Castelhanos se preveniao para sahirem em campanha, adjantou a fortificação da Praça de Almeida, differente de todas as do Reyno, por ser fabricada de cantaria. Reconheceo os Terços, e Compa--nhias de cavallos pagas, armouros Auxiliares, de que fazia grande confiança, e prevenio as carruagens. Quando andava nesta diligencia, o buscarão os Castelhanos em Almeida com quatrocentos cavallos. Havia D. Rodrigo recebido anticipado aviso da marcha dos Caste-Ihanos, e com esta noticia sahio de Almeida com trezentos e cincoenta cavallos, e leiscentos Infantes; em pouca distancia se avistou com as tropas Castelhanas; sizerao ellas alto, attacou se huma escaramuça, que durou largo tempo; e não querendo D. Rodrigo apartar a cavallaria da Infantaria, marchou contra os Caltelhanos; retirarao-se: seguio elle depois a marcha até Barba de Porco junto ao Rio Agueda, sitio, em que estava o Governador de S. Felices com mil Infantes reedificando com vigas, e tabooens o arco de huma ponte, que o Conde de Serém, no tempo que governou aquella Provincia, havia derribado. Fez alto D. Rodrigo na Ribeira de duas Casas, que ficava pouco distante do alojamento dos Castelhanos: reconheceo a capacidade do sitio, apartou cem Infantes, e duzentos cavallos governados pelos Capitaens Antonio de Figueiredo, e Gaípar Freire de Andrade, marchou com elles encubertos até junto do alojamento; e tendo a fortuna de não ser sentido, mandou avançar os duzentos cavallos espalhados, e com ordem que tocassem arma ao mesmo tempo em differentes partes bem junto do quartel, com o fim, de

Anno 1567.

que os Castelhanos disparassem as armas de sogo, e que ao melmo tempo avançasse a Infantaria o quartel na confiança desta ventagem, e que o resto da gente, que ficava, the desse calor. Executou-le esta disposição tão pontualmente, que o alojamento foi entrado tem ogposição, morto o Capitão D. João de Ayala, que o governava, e quantidade de Soldados: os mais se retiração da outra parte do Rio a tempo, que chegava o Mestre de Campo Joao de Mello Feyo, e Tenente General da Cavallaria Manoel Freire de Andrade com o resto da gente, e os Gastelhanos com este máo successo se retirarao para as suas Praças, e D. Rodrigo para Almeida. Deu logo conta a Rainha desta occasiao muito por extenso, como costumava; porém a Rainha havendo D. Rodrigo retardado os soccorros de Alentejo, como por muitas vezes lhe tinha ordenado, lhe respondeo tão asperamente, que D. Rodrigo se achou obrigado a mandar a Alentejo o Mestre de Campo Joao de Mello Feyo com mil Infantes, e ao Commissario Geral da Cavallaria Bartholomeu de Azevedo Coutinho com duzentos cavallos: ficando advertido, de que a defobediencia, nem a felicidade dos successos, tem virtude para fazer, que não seja culpa. Vendo se D. Rodrigo destituido desta gente, supprio a falta della com Auxiliares, e Ordenanças: correo a Provincia, animou os Povos, guarneceo as Praças; e ajudando a Rainha com algum dinheiro a sua actividade, conseguio nao receberdamno das tropas inimigas; antes entrando a Cavallaria de Ciudad Rodrigo a emboscar se alguma distancia do lugar de Souro, e mandando cincoenta cavallos a pegar no gado, para que provocado o Capitao de cavallos Antonio Ferreira Ferrao, que estava alojado em Souto, se arrojasse a recupetallo, e os batalhoens de embuscada avançassem ao lugar, e cortando-o, lhe derrotassem a Companhia: porém ficando a emboícada mais distante do que convinha, Antonio Ferreira investio os cincoenta cavallos, desbaratou os, e recolheo fe ao lugar, sem receber damno algum dos batalhoens, que sahirao da emboscada. No mesmo tempo derrotcu o Capitao Francis.

Anno Francisco Monteiro huma Companhia de Ginaldo.

Era entrado o mez de Outubro, e querendo Joan-1657 ne Mendes sahir em campanha a restaurar Mourao, avifou a.D. Rodrigo de Castro, que lhe parecia muito conveniente fazer-se por aquella Provincia alguma diversao, que embaraçasse as tropas inimigas passarem a Alentejo. Dispoz D. Rodrigo dar á execução este intento na me-Ihor fórma, que Ihe foi possivel. Sahio de Almeida com feiscentos Infantes, e duzentos cavallos, governados pelo Tenente General Manoel Freire de Andrade, marchou a S. Felices, rendeo huma Atalaia pouco distante daquella Praça, e fahindo o Governador de Sobradilho com setecentos Infantes a soccorrer S. Felices, tendo noticia Manoel Freire, avançou com os batalhoens a derrotalos; recolherao-se a hum sitio aspero, mas vendo se sitiados, se renderão á mercê das vidas. Esta dilação obrigou a D. Rodrigo a se retirar para Almeida sem outro effeito, e dentro de poucos dias sahio daquella Praça com quatro mil Infantes, e seiscentos cavallos; fez alto na Mesquita, ultimo lugar da Raia; esperou para marchar, que cerrasse a noite, e antes de amanhecer, passou a Venhafares, lugar de quatrocentos visinhos: estava bem guarnecido, e na confiança de ferem soccorridos os defensores do Mestre de Campo D. Jeronymo de Espinosa, que tinha a seu cargo o governo das Armas, e assistia em S. Felices, por ter anticipada noticia do intento de D. Rodrigo, e haver chamado as guarniçoens; e Milicianos dos lugares mais visinhos, com resolução de soccorrer Venhafares: sahirao do lugar duzentos Infantes a rebater o primeiro assalto; porém repartida a Infantaria, e avançando por varias partes, cedendo os Castelhanos da oppolição, entrou D. Rodrigo na Villa, sagueou-a, e queimou a. Accodio o Mestre de Campo D. Jeronymo; porém a tempo, que tervio só de testimunha do incendio, e não lhe parecendo conveniente tomar satisfação pelejando na campanha, se retirou para S. Felices, e D. Rodrigo para Almeida, e com este successo se rematarao este anno os daquelle partido. D. Sancho Manoel, que governava as Armas no

Partido de Penamacor, com grande diligencia se preparou, assim para se defender, como para soccorrer a Alentejo: reencheo as Companhias pagas, e os Terços de Auxiliares, obrigou a todas as pessoas, que constou terem dous mil cruzados de fazenda, a sustentarem hum cavallo, tratou das fortificaçõens, e procurou com grande cuidado grangear intelligencias em Castella, e constando lhe que os Castelhanos tinhaó obrigado com graves penas a todos os Soldados velhos. que se havião retirado da guerra, a que tornassem ao exercito por aquella campanha, aconselhou á Rainha mandasse promulgar a mesma ley em todas as Provincias, o que se executou com grande utilidade; porque com o medo do castigo, e com a esperança de se acabar o trabalho, acabada a campanha, quasi todos os Soldados velhos, que andavão espalhados pelo Reyno, acodirao ás fronteiras das suas Provincias. Nos primeiros dias de Mayo mandou D. Sancho para Alentejo quinhentos Infantes pagos, mil e setecentos Auxiliares, e cento, e vinte cavallos, e no decurlo da campanha foi fomentando estes soccorros com outros muito importantes. No tempo, em que o General da artilharia Affonso Furtado passou á interpresa de Valença, escreveo a D. Sancho, pedindo lhe quizesse divertir as tropas de Alcantara, e dos mais lugares, para que não passassem a soccorrer Valença. Executou D. Sancho esta disposição com boa fortuna, ainda que com pouca gente correo a campanha, trouxi muitos prizioneiros, e huma grande preza, e obrigou as tropas Castelhanas, que havião marchado a soccorrer Valença, a que tornassem a passar o Tejo, deixando Valença exposta ao perigo, que a ameaçava. Tomada Olivença, passou D. Sancho por Mestre de Campo General do exercito de Alentejo ao litio de Mourao, como referimos: ficou governando o seu partido o Mestre de Campo Joao Fialho. Teve noticia que os Castelhanos entravão com grosso roder pelos campos da Idanha a Nova; ajuntou a gente paga, Auxiliares, e Ordenanças dos lugares mais visinhos, e bulcou os Castelhanos com tão bom successo, que lhes

Anno 1657.

Anno tirou a maior preza, que haviao feito por aquella parte, e os obrigou, pelejando tres vezes, a se retirarem 1657. com muita perda. D. Sancho, tomado Mourao, voltou para o seu Partido, e passou até o sim deste anno sem occasiao relevante.

Noticia do governo po-litico da Corte.

O estrondo das armas, e a oppressão da guerra nao divertiao o cuidado da Rainha Regente da applicação de que necessitava a criação del-Rey seu silho, fazendo todas as diligencias possiveis, para que a virtude do Mestre, e as virtudes do Ayo fossem poderosas para infundirem em El-Rey segundà natureza, mostrando as disposiçõens da primeira, quanto era necessario emendallas a segunda. Trabalhava o Prior de Sodofeita pelo industriar nos preceitos da Grammatica; porém nao baltava, nem a industria, nem a violencia, para desviar a El-Rey pelos atalhos feguros dos caminhos precipitados, crefcendo nelle com os annos os exercicios menos decentes. Era hum delles ver jogar as pedradas das janellas do Paço aos mininos do Povo mais humilde, que conhecendo-lhe esta inclinação, passarão do Terreiro ao patio da Capella, favorecendo El-Rey huma das parcialidades deltes pequenos gladiadores. Serviao de testimunhas deste espectaculo os mercadores, que assistião nas tendas, que rodeao aquelle patio, e havia entre elles hum moço chamado Antonio de Conte Vintimiglia, nascido em Lisboa de pays Italianos, que tomarao o appellido da Cidade de Vintimiglia, de que erao naturaes: era activo, e artificioso, e observando a inclinação del Rey, soccorria o bando dos mininos, que elle defejava ficasse vencedor; e continuou com tanta arte esta lisonja, que veio El-Rey a passar ao Capitao todo o affecto, que empregava nos contendores. Soube Antonio de Conte fomentar com tanta arte esta inclinação, que conseguio chamalo El-Rey varias vezes á fua pretença; e butcando os meios mais proprios de segurar a sua fortuna, prefentava a El-Rey todos os dias varios instrumentos daquelles, de que costumao agradar-se os primeiros annos, taó polídos, e bem adereçados, que por instantes cresciao em El-Rey com as dadivas os affectos, e seguindo

velozmente a estrada, que costumão tomar os appetites desordenados, veio a adiantar se este indigno savor a tao estreita familiaridade, que passou de reparo particular á murmuração commua. Teve a Rainha noticia, e para que cessasse este escandalo, mandou ordem a Antonio de Conte, que não entrasse no Paço. Obedeceo elle ao preceito, mas El-Rey não cedeo do appetite; e a prohibição. que costuma ser estimulo ainda nos animos mais prudentes, infundio em El-Rey tão desordenado impulso, que entendendo a Rainha poderia parar em notavel exces-10, mandou levantar o preceito a Antonio de Conte. fundando-se na esperança, de que a demassada introducçao viesse ('como muitas vezes succede) a causar em El Rey aborrecimento; porém como o effeito era prejudicial, e os defacertos na defordem dos homens tem melhor successo, que as virtudes, sahio errado este discurso; porque Antonio de Conte soube persuadir de sorte a inclinação del Rey, que em poucos dias passou do trato de vender fitas a ser tratado com a maior veneração de muitos daquelles, que antes abominavão a fua fortuna. Não offendião estes venenosos documentos, ainda os poucos annos do Infante D. Pedro; porém justamente le receava, que não le emmendando em El-Rey os desconcertos, de que se vencia, poderia o contagio facilmente communicar-se ao Infante, e divertirem os habitos perniciolos as excellentes disposiçõens, com que havia sahido formado da natureza; mas como só a Providencia Divina sabe encaminhar as direcçõens humanas. nem o Infante deixou de ser testimunha dos desconcertos del-Rey, nem os seus desacertos lhe prejudicarão, pelo haver Deos criado para ultima, e mais segura saude deste Reyno.

Os dous Condes de Odmira, e Cantanhede, e os dous Secretarios de Estado, e Mercês, Pedro Vieira, e Gaspar de Faria erão os instrumentos, de que a Rainha se ajudava no trabalho do governo, e todos desunidos por natureza, e unidos por arte, concorrião com muito zelo para a desenla do Reyno; e aquelles negocios, em que a Rainha reconhecia que a divisaó dos animos destes e Minis

Anno

Ministros era prejudicial, temperava por intervenção do Marquez de Niza, do Bispo do Japao, de Pedro Fernan-1657. des Monteiro, Juiz da inconfidencia, Desembargador do Paço, e das Juntas nocturnas, e dos Tres Estados, Ministro de muita inteireza, e zelo, que mereceo toda a estimação del-Rey D. João, e da Rainha, e de Frei Domingos do Rosario, de que fazia grande confiança, assim pelas fuas virtudes, como pela grande devoção, que em beneficio do fangue de Gulmão tinha á Ordem de S. Domingos; e passando pela difficuldade de ser Frei Domingos Irlandez, o elegeo Bispo de Coimbra: e com estas, e outras industrias, muitas vezes mais delgadas do que requeria a gravidade dos negocios, sustentava a Rainha o grande pezo do governo da Monarquia, no tempo; em que os embaraços domesticos, e externos a combaterao com maior força. Os negocios de França, em que sempre se consi-

derava a maior importancia, encommendou a Rainha a Frei Domingos do Rofario. Forao as propofiçõens, que levava; tratar o casamento da Infante Dona Catharina com El-Rey Luiz XIV. que hoje felicemente reina; pedir huma armada para segurar a Baria de Lisboa, e mil cavallos para reforçar o exercito de Alentejo, correndo as despezas pelos cabedaes de França; porém nem as suas diligencias, nem as que le fizerao com o Conde de Cominges, Embaixador extraordinario del-Rey Christianissimo, forao poderosas para conseguir este anno soccorro algum, nem a pratica do calamento teve effeito; dispondo a Divina Providencia, por seus occultos juizos,

ercitou.

Aflistia em Roma, quando succedeo a morte del-Rey, Francisco de Sousa Continho. Chegando esta noticia áquella Curia, ficarao menos poderosas as diligencias de Francisco de Sousa, por le considerar Portugal, na regencia da Rainha, e menoridade del-Rey, entregue aos poderosos exercitos, que os Castelhanos publicavao, que preveniao para a conquista deste Reyno; e nao era

que a Infante D. Catharina viesse a lograr na Coroa de Inglaterra as coroas de virtudes, que taó telicemente ex-

Noticias das Embaimadas.

constant we means

PARTE II. LIVRO II.

o menor obstaculo a pouca correspondencia, que havia entre Francisco de Soula, e o Cardeal Ursino. Protector do Reyno; porque o Cardeal parece que desejava a Francisco de Sousa menos ardente, e Francisco de Sousa entendia, que era necessario, que o Cardeal fosse mais activo; e sem embargo de haver El-Rey despedido de Protector ao Cardeal Ursino, por entender que em os negocios deste Reyno andava mais político, do que convinha aos seus interesses, a Rainha resolveo. que continuasse, limitando tempo a Francisco de Sousa até o ultimo deste anno, que escrevemos, para voltar a Portugal, como executou, se acaso se lhe nao houvesse deferido; e que deixasse os papeis entregues ao Padre Francisco de Tavora da Companhia de JESU, no. meado affistente na Curia, Religioso de grande virtude, sciencia, e capacidade.

Nomeou a Rainha a Francisco de Mello Embaixador de Inglaterra, depois de ceder á pertenção de General da Cavallaria de Alentejo; porque a industria de Cormuel, indignamente venerado protector daquelle Reyno, tinha crescido a taó desuzada soberania, e grandeza, que conseguia ser respeitado de todos os Principes de Europa, que solicitavao com excessivos obsequios a sua amizade. Levou Francisco de Mello por Secretario da Embaixada a Francisco de Sá de Menezes, de conhecido talento, e capacidade, para exercitar esta occupação. Entrou o Embaixador em Londres a dez de Setembro, teve audiencia de Cromuel: nomeou-lhe Comissarios, confirmarao-se os capitulos da paz feita com o Conde Camareiro mór, accomodando-se á necessidade do tempo, tao poderoso, e constante nas inconstancias, que

faz dobrar as condiçoens, e torcer as vontades.

Em Hollanda affiftia Antonio Rapozo ajudado de Jeronymo Nunes da Costa; e como estava nos Hollandezes tao viva a chaga da perda de Pernambuco, e das mais Praças do Brasil, erao poucos os interesses, que se esperavao daquella Republica, e só se tratava de se buscar algum temperamento, que facilitasse a concordia, pelo perigo do rompimento, em tempo que todo o po-

Anno 1657.

guerras das Conquistas.

Anno der de Castella se unsa contra Portugal. Governava o Conde de Atouguia com grande ac-

1657. ceitação o Estado do Brasit: nomeou El-Rey para lhe succeder a Francisco Barreto, que com a gloria referida Noticias das na primeira Parte desta Historia, havia dado felice remate à guerra de Pernambuco; e como os Hollandezes forão lançados de todas as Praças do Brazil, e no governo politico houve tão poucos accidentes dignos de memoria, ficaremos desobrigados de referir as materias, que

tocarem a este Estado.

O governo de Tangere continuava o Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes, não perdoando a diligencia alguma, que parecesse necessaria para conseguir todas as commodidades do campo, preciso sustento dos moradores da Cidade, por mais que se comprassem a preço de sangue; porque o poder dos Mouros era grande, e os, Cavalleiros da Praca poucos. Nos primeiros de Janeiro chegou huma caravella de Lisboa com a nova da morte del-Rey D. Joao, e ordem da Rainha para os funeraes, que o Conde celebrou com grande magnificencia; e depois de quebrar os escudos, e uzar das mais ceremonias costumadas em similhantes casos, acclamou El-Rey D. Affonso com diversa solemnidade; e tornando logo aos lutos, e demonstraçõens de tristeza, tiverão noticia os Mouros, e cobrarão animo, parecendo-lhes que distituidos os Portuguezes de hum Rey, que tão prudentemente os governava, ficarião impossibilitados de soccorros: e não querendo Gailan, que a pezar de muitos adversarios sustentava o dominio daquelles barbaros, que o tempo emmendasse este accidente tão favoravel á empreza, que muito tempo antes havia premeditado, juntou com grande diligencia de Alcacer até Tituão hum exercito de vinte e cinco mil homens, e em quarta feira de trevas, doze de Abril, tomou alojamento à vista de Tangere com mais numero, que arte, e mais tendas, que Trem. Foi a primeira vista da confusao do exercito o primeiro alento dos sitiados; porque sem ordem nao póde haver na guerra successo felice. O Conde com o grande soccego, de que se compunha o seu valor, prepa-

35 You militarmente todos os postos, em que consistia a defensa da Cidade, guarnecendo de Infantaria os mais arrilcados, e formando os Cavalleiros nas partes, em que podia ser mais util o seu soccorro. Começou a jogar a artilharia, que era a melhor defença da Praça; porque as muralhas, por debeis, e mal fabricadas, só contra os inimigos ignorantes dos instrumentos de expugnação podião fer leguras. O Conde com o pretexto do troco de hum Mouro cativo mandou Francisco Lopes, que servia de lingua, examinar o designio de Gailan; porém elle, que nao era ignorante da fua conveniencia, fez ao lingua grandes promessas, se se atrevesse a facilitar com o Conde varias conveniencias, e despedio-o. dizendo, que antes de dar principio aos ataques, esperava a sua reposta. Deu o lingua conta ao Conde do que tinha passado com Gailan, ordenou-lhe, que lhe respondesse por hum Mouro de huma Cafila, que em quanto persistisse com o exercito á vista daquella Praça. só ballas teria por reposta das suas proposiçõens. Com esta resolução derao os Mouros principio ao combate; porém só com espingardas, de que resultava ser maior o estrondo, que o effeito. Respondião os sitiados com a artilharia, e molquetaria, e occasionavão aos Mouros grande damno. Deraō-lhe os litiados artificiolamente lugar a que chegassem perto da muralha, onde lhe lançarão no principio alguns foguetes, de que elles faziao zombaria na experiencia do pouco damno, que lhes resultava. Vendo o Conde a satisfação que tinhão do seu engano, thes mandou lançar quantidade de grana, das, que os Mouros tomarão nas mãos, entendendo que o effeito seria o mesmo, que o dos foguetes; porém logo que acabou de arder a polvora nos canudos, reconhecerão á sua custa o seu engano. Assistia o Conde General de dia, e de noite em todos os lugares, em que considerava maior perigo, animando aos defensores á constancia, que lhes inculcava a pouca experiencia dos Mouros, que não mostravão ter mais arte, que para disparar as escopetas. Quizerão elles desmentir esta opinião, e começarao a cortar madeiras, e a dar alguns indicios

Anno 1657.

Anno de levantar hum Forte. Este intento poz em maior cuidado ao Conde General, de que resultou remetter a Lis-1657. boa Lopo Fernandes Lopes em hum barco, que pafsou ao Algarve. Deu conta á Rainha do estado, em que se achava aquella Praça, pedio-lhe soccorro, e ao Conde de Valde-Reys, que governava o Algarve. Remetteo lhe o' Conde huma caravella com muniçoens, e mantimentos, e a Rainha mandou prevenir hum navio, em que se embarcarao duzentos Soldados, grande quantidade de muniçoens, e mantimentos, porém foi o tempo tão contrario, que primeiro levantarao os Mouros o sitio, que chegasse a Tangere este soccorro. O Conde da Ericeira tendo o maior cuidado na porta do Campo, por confistir a sua defensa em hum rebelim, que estava por acabar, se dispoz a aperfeiçoallo, sem mais reparo, que alguns sacos de terra, em que os Mouros empregavao as muitas ballas, com que intentavão impedir a obra; mas com a affiftencia continua do Conde fe confeguio brevemente. Começarão os cavallos, e o gado a fentir a falta da herva do campo, de que se alimentavão. Determinou o Conde remediar este damno, sahio ao campo pela porta da traição, e querendo Gailan oppor-se a este intento com a maior parte do exercito, offendidos os Mouros da artilharia, e mosquetaria, e rebatidos dos Cavalleiros, naó puderaó embaraçallo, recolhendo se á Praça herva para muitos dias. Desenganado Gailan do pouco fruto, que tirava daquella inutil assistencia, depois de vinte dias de sitio, se retirou com muitos Mouros feridos, deixando a campanha cuberta de mortos. Com grande alvoroço se vio da Praça queimar o alojamento; e retirar o exercito; e ainda fez mais alegre este successo nao offenderem as ballas dos Mouros a alguns dos litiados, favorecendo noslo Senhor aos defensores da sua Fé. O dia seguinte ao que os Mouros se retirarao, sahio o Conde a campanha, e mandando reconhecer a abobada, sitio, em que os Mouros haviao trabalhado, se examinou que o seu intento era cortar os canos da agua, que sahiao da abobada; entendendo que desta diligencia poderia resultar grande prejuizo aos sitiados, enganando-se neste discurlo;

curso; porque na Cidade havia mais agua de que se alimentar, que aquella que pertendiao divertir lhe. Segurou se o campo, e fazendo se a mesma diligencia ao dia seguinte, correrão da Atalainha os Mouros com sessenta cavallos, e como por aquella parte nao acharao opposição, tornarão a retirar-le. Armou o Conde a este seu designio com tão boa disposição, dividindo a gente em dous troços, hum que elle governava, outro que entregou ao Adail Simao Lopes de Mendoça, que tornando os Mouros a correr da outra parte com maior numero de cavallos; que Gailan segurava com dous mil e quinhentos, os primeiros, que avançaraó, se acharaó cortados, e correndo os Cavalleiros da campanha para a Praça, padecerao os Mouros perda consideravel, de que irritado Gailan, juntou novo poder com determinação de tornar a sitiar a Cidade, protestando lograr este intento á custa da propria vida. Conseguio aggregar-se-lhe o poder de outro Mouro, chamado Algazuani, que dominava a gente de Tituao, e convocando grande numero della, se promettiao os dous felice successo na empreza premeditada. Unido o exercito, chegarao á vista de Tangere no principio de Mayo, e tornando a occupar os meimos postos do sitio antecedente, multiplicarão as cargas; porque os de Tituão erão melhores tiradores; porém ainda que cahião mais ballas na Praça, o perigo não crescia, assim por não serem outros os instrumentos, como por serem os mesmos os defensores, e igual o Auxilio Divino com tanta providencia manifesto, que a muitos dos sitiados passavão, sem outro damno, as ballas os vestidos, não ficando exceptuada a Condeça Dona Leonor de Noronha; porque estando a huma janella, entrou huma balla, e passandolhe a roupa, rompeo pelo ladrilho da cafa, que penetrou com huma grande bataria; e foi voz commua, quizera Deos pagar a caridade, com que a Condeça affistia aos pobres, e enfermos daquella Cidade, e a regularida? de, e juizo, com que dispunha todas as virtuosas acçoens, de que maravilhosamente era dotada. Os Mouros tornando-se a persuadir, a que cortando os canos de agua, que a conduzião á Cidade, poderião conseguir o fim per-

Anno 1657.

Anno tendido de conquistalla, trabalharão com toda a diligencia pela divertir pela parte dos canos, que havia muito tempo, que estavão quebrados, usando-se de outros, o que elles ignoravão, e por este respeito não penetrava o Conde a parte onde trabalhavão, nem se descobria da Cidade, com que ficavão preservados do prejuizo, que podiao receber da artilharia, e mosquetaria. Descobrio o Conde General arbitrio, que facilitou este inconveniente. Mandou armar huma caravella com duas peças de artilharia de bronze, e cem mosqueteiros, e navegando para a parte, que descortinava a em que os Mouros trabalhavão, lhes derao tão repetidas cargas, e com tao felice emprego, que os desalojarao, depois de receberem confideravel damno. Gailan vendo infructuoso o seu designio levantou o sitio, deixando na campanha grande numero de mortos, depois de oito dias de affisfencia, que teve nella. Multiplicou se o alvoroço' nos fitiados, vendo-se outra vez livres daquella barbara multidao; e o Conde desejando occasionar-lhes aggravo mais sensitivo, ordenou se thes puzesse fogo ás semen. teiras, que estavaó maduras, e os obrigou a padecerem lamentavel damno.

Governava Mazagao Alexandre de Soula Freire. Logo que recebeo a noticia da morte del-Rey D. João, depois de fazer todas as demonstraçoens, que pedia tao excessiva magoa, acclamou a El-Rey D. Asfonso; e empregou toda a vigilancia em mostrar aos Mouros, que com'a morte del-Rey nao morrerao os corações de feus vassallos para a defensa daquella Praça, resistindo com muito valor varios encontros, que neste anno succederao, lem ter perda alguma todo o tempo, que lhe durou o seu governo, e só padeceo a pena de lhe matarem em huma occasiao o Adail Gonçalo Barreto; sendo a causa intentar soccorrer hum Atalaia, que sahindo a descobrir o campo, se retirou ferido. Determinou o Adail. soccorrello, adiantando-se dos mais Cavalleiros: matarao lhe o cavallo, ficando a pé com a lança nas mãos Foi brevemente foccorrido; porém quando os Cavalleis ros chegarao a elle, estava já com huma ferida mortal:

Anno

1657.

retiras-no, e durou poucas horas. Succedeo a Alexandre de Sousa Francisco de Mendoça, e como os successos foras tão poucos na Praça de Mazagão os annos, que contem este segundo volume, ficarão resumidos neste lugar. Francisco de Mendoça em todo o tempo de seu governo sez varias entradas na Barbaría, recolheo á Praça Mouros, e Mouras cativas, e quantidade de gado. No ultimo anno teve huma occasião, em que perdeo gente: intentou a satisfação deste damno, entrou na Barbaría, e sez aos Mouros prejuizo consideravel. Succedeo-she Christovão de Mello, e tratou o presidio daquella Praça com tanta urbanidade, que não tendo com os Mouros acção digna de memoria, sentiras os Cavalleiros a sua falta, quando acabou os annos do seu governo.

O Estado da India achou a morte del Rey governado por Manoel Mascarenhas Homem, Francisco de Mello de Castro, e Antonio de Sousa Coutinho, por morte do Conde de Sarzedas, como largamente fica explicado no primeiro Volume:; havendo chegado Francisco de Mello, e Antonio de Sousa Coutinho, rendidos de Columbo, lançando os os Hollandezes em Tutocorim, e com pouca dilação se embarcarao em hum paráo de Pangim; e passarao á Cidade Cochim a esperar pela Armada, que Manoel Mascarenhas mandava a buscalos. Sahio a Armada de Goa á ordem de Francisco da luz, Soldado de conhecido valor; levava em sua companhia huma galeota, em que os Governadores se haviao de embarcar, de que era Capitao Manoel Furtado de Mendoça; e tendo governado até o Rio de Mirseo, encontrou duas nãos Hollandezas, hum pataxo, e sete charruas; e querendo o Cabo Francisco da Luz recolher-se naquelle rio, o não pode fazer, sem pelejar com os Hollandezes; porém confeguio recolher-se ao rio; mas dentro delle o tornarao a investir o pataxo, e charruas, e quando trabathava para se recolher mais para dentro, tocou em hum baixo hum dos navios da fua conferva; e como o Capitao entendeo, que se nao podia defender, recolheo se aos outros navios com a gente que pode, e os Hollandezes nao desistindo da empreza, tornarao a pelejar; poiém Francis-

Anno co da luz favorecido dos naturaes peleijou com tanto valor, que obrigou aos Hollandezes a se retirarem com 1657. grande perda, e Francisco da Luz se recolheo a Goa, Iem levar os Governadores Francisco de Mello, e Antonio de Sousa Coutinho, que passarão aguella Cidade em

hum paráo de Pangim.

A nova da morte del Réy D. Joao receberão os Governadores pelo Capitão Mór D. Pedro de Alencastre. que chegou a Goa com quatro náos expedidas pela Rainha Regente, e com o corpo de Antonio Telles de Menezes, Conde de Villa-Pouca, que a Rainha tinha mandado por Viso Rey da India; e não lhe dando os males. que lhe sobrevierao, lugar para chegar a esta occupação, morreo na viagem; e havendo-o a India dado a Portugal para General da Armada, quando El-Rey se acclamou; (como referimos na primeira Parte desta Historia) não pode Portugal restituillo à India para governalla; porque ainda que o valor era grande, e a compleição robulta, a idade era muita, e a viagem larga. Com grande pompa foi depositado no Collegio dos Reys Magos, e muito tempo com pouca reputação dos Governadores da India esteve sem sepultura, merecendo as suas virtudes o mais digno epitafio. Chegou tambem naquellas embarcaçoens Luiz de Mendoça Furtado com a occupação de General dos Galeoens do mar da India. Tanto que toda a gente saltou em terra, se celebrarão magnificamente as Exequias del-Rey na Sé de Goa: acabadas ellas, foi acclamado El Rey D. Affonso. A falta de Viso-Rey deu occaliao a que não houvelle mudança no governo: elegerão os Governadores por Capitão Mór do Norte a Luiz Affonso Coutinho, e ficando por Capitão de Damão, fuccedeo no governo da Armada Antonio de Mello, e Castro, que em quanto continuou esta occupação, teve alguns encontros com os navios Hollandezes, que estavão na Barra de Goa, sem muito damno de huma, e outra parte; e passou a servir a Capitania de Bassaim com intento de remediar as dissençõens, que se tinhão levantado entre Francisco de Mello, e Sampayo, (a quembia succeder) e Manoel Luiz de Mendoça, que forao de

qualidade, que obrigarão a Francisco de Mello a deixar Anno aquella Praça, que tinha a seu cargo, e passar a servir aos Mouros; exercicio, em que miseravelmente acabou a vida. Levou comfigo seu irmão Diogo de Mello, que se achou obrigado pelas muitas mortes, que havião succedido, a deixar sua mulher, e familia em huma nobre caza, que tinha em hum sitio chamado Palé junto de Bassaim; e como os infortunios facilmente se encadeão, foi este causa de outro grave damno; porque mandando os Governadores devaçar dos excessos de Bassaim ao Doutor Joao Alvares Carrilho, Ouvidor Geral do Crime, e Ministro, em que não havia a prudencia necessaria para tratar negocio tão importante, onde era precifo unir fe a dissimulação ao castigo. Forão os primeiros passos, que deu na sua commissão, mandar huma ordem à mulher de Diogo de Mello, que largasse as cazas, em que estava, para elle hir assistir nellas; respondeo lhe que as cazas erao suas, e seu marido a tinha deixado nellas; que em Bassaim havia muitos aposentos. que se alugavão, e que lhe pedia com todo o encarecimento, e humildade não quizeste occasionar lhe maiores molestias das que padecia. Recebeo João Alvares esta cortez reposta, e trocou a urbanidade, que ella merecia, em huma tão descomposta carta, que she escreveo, em que infinuava (contra o que se devia esperar de hum Miniltro) querer-le accomodar a que ella ficasse dentro da caza, admittindo o por hospede no seu aposento; e sem esperar reposta se resolveo a hir buscar aquella habitação. Varonil, e virtuolamente se resolveo a desendella a muther de Diogo de Mello com huma espingarda nas mãos: porém desemparando-a os seus criados, se achou obrigada a fugir para huma Aldeia, deixando nas cazas ao Ouvidor Geral, e fez promptamente aviso a seu marido de todo este delordenado successo. Não tardou elle em procurar a vingança, tendo por mais barato morrer no intento, que deixar de solicitalla. Conduzio duzentos Soldados, em que entravão seus parentes, e amigos, e alguns naturaes daquelle Paiz, e embarcando-se em Biundi, que sica visinho a Bassaim, em grande numero de

1657.

Anno embarcaçõens pequenas, de que ha naquella parte muita copia, passarao as praias de Bassaim em huma maré: 1657. saltavao de noite em terra, sem serem sentidos, cercarao promptamente a caza, em que affilia o Ouvidor Geral, entrarao dentro, cortarao-lhe a cabeca, e havendo entrado na Cidade por hum postigo com intento de maior. vingança, conhecendo que era difficultofo conteguilla, voltarao para Biundi, onde entendendo, que nao estavao seguros, ainda que era terra de Mouros, se recolheras para o sertao; e se livrarao do repentino assalto, que de Bassaim vierao dar a Biundi, imaginando achallos naquelle sitio. Deste infelice successo le originarao grandes inconvenientes para a defensa da India; porque estes Fidalgos se perderao, e muitos parentes seus, huns mortos, e outros omiziados, não fendo melhor livrados os seus contrarios: e estes desconcertos foras em todos os seculos a ruina da India. Os Governadores com a gente do Reyno, e com a que puderao juntar naquelle Estado, prepararao huma Armada, com que Luiz de Mendoça sahio a pelejar com os Hollandezes no anno seguinte, como em seu lugar daremos noticia.

Acabada a empreza de Mourao, passou a Lisboa (como fica referido) Joanne Mendes de Vasconcellos a tratar das prevençõens da Campanha futura, porque se presumia que os Castelhanos com o felice successo de Olivença, nao haviao de parar no intento da conquista deste Reyno, por nao largar o favor da fortuna, (que, supposto muitas vezes quem a despreza a sugeita, outras prefumida, e arrogante foge de quem a larga) como porque a Rainha Regente ornada de espirito Regio, e varonil, desejando anciosamente tomar satisfação da perda de Olivença com alguma empreza grande, determinava formar hum numerolo exercito, que estivesse prompto para lahir em campanha na futura Primavera. Conhecida esta determinação da Rainha dos Conselheiros, que lhe assistiao, a approvarao com tantos louvores, que veio a ser em todos excesso do brio, o que devia ser attenção da prudencia; porque as Armas de Portugal basta empenharem-se em triuntar na defensa, sem per-

tenderem a gloria da conquista, porque esta só se devia intentar, quando o perigo de huma Praça litiada redisse diversao de outra; pois hum Reyno rodeado de inimigos mais poderosos deve apartar-se de emprezas, que possao empenhar no conflicto de huma batalha a conservação de todo hum Reyno. Joanne Mendes, conhecendo a inclinação da Rainha, e approvação dos Ministros, e desejando segurar a sua fortuna no empenho de maior empreza, propoz á Rainha a conquista de Badajoz offerecendo-se não só a sitiar, mas a ganhar aquella Praça, formando-se-lhe hum exercito de doze mil Infantes, e tres mil cavallos, o trem conveniente, e as bagagens proporcionadas. Foi muito agradavel á Rainha esta proposição, e tendo-a por conseguida, entendeo que comprava muito barato, e todos os Ministros seguirão este mesmo discurso, a que se oppoz prudentemente o Conde de Sabugal, offerecendo á Rainha em hum largo, e bem ponderado papel efficazes razoens, que mostravão, que dando-se caso, que os Castelhanos não sahissem em Campanha em a Provincia de Alentejo na primavera futura, o despique mais certo dos máos successos passados se devia intentar no Reyno de Galliza pela Provincia de Entre-Douro e Minho; porque álem de serem os ares tão puros, e o clima tão benevolo, que se não devia temer que padecessem os Soldados os inevitaveis achaques, que lhes causava no Estio o intenso Sol das campanhas de Alentejo. A Provincia de Entre-Douro e Minho por mais aberta, era por tantas razoens mais arrifcada, que todas as outras, que a evidencia escusava explicação; porque tó na Cidade do Porto confistia a legurança das Provincias de Entre Douro e Minho, e Tras os Montes, e Beira; e que o Forte de S. Luiz Gonzaga dava tanta oppressao a Entre Douro e Minho, que obrigava ao Conde de Castello-Melhor a passar todo o Inverno antecedente com o exercito em campanha, e que só ganhar este Forte seria huma grande empreza; quanto mais, que ganhado, se podia facilmente conseguir a conquista de Tuy, ou a de Bayona, qualquer dellas de tanta importancia, que sogeitava a obediencia del Rey innumeraveis lugares, e

Anno 1658.

con-

1658.

Anno consideraveis tributos; que devia ser o verdadeiro axioma, de quem fazia a guerra defensiva, buscar empreza que arraftasse muitos interesses. A estas razoens accrescentava outras nao menos efficazes; porém prevalecendo o intento da expugnação de Badajoz, se começarão a dispor os meios de a conseguir. Passarab-se as ordens necessarias, assim para as levas, e carruagens; como para se prevenirem os soccorros das Provincias, e obtervou-se tao religiosamente o segredo desta resolução, que o não chegarao a penetrar os Castelhanos; instrumento taó principal, para se conseguirem grandes emprezas, que por se guardar nesta occasiao, estiverao os Castelhanos arriscados a perder Badajoz, se os nossos desconcertos se não puzerao da parte da sua fortuna. Poucos dias se dilatou Joanne Mendes em Lisboa, depois de ajustadas todas as prevençoens da campanha; mas antes de partir, soube que estava nomeado para Mestre de Campo General, D. Rodrigo de Castro, de que se lhe não seguio inteira satisfação, por não ser D. Rodrigo dos Cabos Maiores, com quem tinha maior confiança, pela grande, e antiga amizade, que D. Rodrigo professava com o Conde de Soure, com quem Joanne Mendes tinha grande oppofição. Solicitou D. Rodrigo esta occupação, assim por desejar na guerra os mais altos empregos; como por conseguir por este caminho a mercê do titulo de Conde, que lhe estava promettido com clausula de adiantar com maiores serviços o seu merecimento. Declarava a sua patente, que serviria de segundo Mestre de Campo General á ordem de André de Albuquerque, que era primeiro Mestre de Campo General (como fica referido) com exercicio de General da Cavallaria. Chegou Joanne Mendes a Elvas, e poucos dias depois de ter chegado, mandou ao Tenente General da Cavallaria, Diniz de Mello de Castro, fazer huma entrada pela parte de Alcantara, e conduzio daquelles campos huma grande preza. Intentarão tirar lha os Castelhanos com quatrocentos cavallos; porém entendendo que o partido era inferior, desistirao da resolução. Forao muitas este anno as aguas do Inverno, e por este respeito se retardarao

os aprestos da campanha; e como erao maiores do que até aquelle tempo se haviao feito, e Elvas a Praça destinada para se juntarem, se começou a penetrar, que o intento de Joanne Mendes era fitiar Badajoz. Forao muitos os que duvidarão de se conseguir, e hum delles D. Luiz de Menezes; e com a confiança do favor da Rainha experimentado desde os primeiros annos, lhe escreveo. Compunha se a carta de todas as noticias do estado do exercito, as forçolas duvidas de le confeguir a empreza de Badajoz, assim pela larga circumvallação daquella Praça, como por se achar nella todo o poder dos Caste-Ihanos, e que costumava ser para a defensa das Praças melhor segurança homens valerosos, que pedras unidas; e que tudo o que Badajoz carecia destas, abundava daquelles: que Albuquerque era Praça mais facil, e não menos util; porque defendia muitos lugares nossos, e descobria dilatado paiz inimigo: que em Alcantara se não considerava menos conveniencia; porque communicava a Provincia de Alentejo com a da Beira, e entregava á obediencia de Portugal muitos lugares de Castella; e por conclusao toda a empreza, que não fosse Badajoz, seria mais util, e menos custosa. Ouvio a Rainha estas noticias com muita attenção; porém como o seu intento era caminhar a maior empreza, inclinandose sempre o seu valeroso espirito a subir ás estrellas por difficuldades, prevaleceo a opinião do sitio de Badajoz. O ultimos dias de Mayo começou a melhorar o tempo, e forão acabando de chegar a Elvas os soccorros das Provincias, as carruagens, e todas as mais prevençoens, de que necessitava o exercito. Poucos dias antes que sahisse em campanha, houve varios conselhos entre os Cabos maiores, entrando nelles o Conde do Prado, a que a Rainha havia encomendado na assistencia de Elvas o governo de toda a Provincia, em quanto o exercito estivesse em campanha, sazendo do seu valor, e prudencia merecida estimação. Tambem tinha chegado D. Rodigo de Castro, e tomado posse do exercicio do seu Posto. De-

pois de varias conferencias ajustarão, que era o mais conveniente não mudar de resolução, seguindo o intenAnno 1658.

Anno to de litiar Badajoz, esforçando esta opinião verosimeis noticias, de que o Duque de S. German, nao podendo perfuadir le a que o nosso exercito se arrojasse a tão grande empreza, tirara de Badajoz todas as muniçõens, e bastimentos, que havia naquella Praça, para provimento de Olivença, e Albuquerque, prefumindo que a qualquer das duas le podião encaminhar os defignios do noslo exercito. Favoravel principio dava a fortuna aquella empreza com o engano dos Castelhanos, se a disposição dos nossos Cabos o não destruira; porque havendo ajustado sem controversia que o exercito sitiasse Badajoz, dispuzerão sem alteração dar-se principio ao sitio, attacandose o Forte de S. Christovão; e como o tempo já pedia que estas materias não fossem só reservadas ao segredo dos Generaes, e houvessem chegado a Elvas todos os Mestres de Campo, e Tenentes Generaes da Cavallaria, os convocou Joanne Mendes, com affistencia dos mais Cabos, ao Convento de S. Francisco, dous dias antes de fahir o exercito em campanha. Propoz neste Concelho com a eloquencia, de que era dotado, a resolução, que a Rainha tomara, de que aquelle exercito se empregasse no sitio de Badajoz, attendendo prudentissima, e generosamente a que Badajoz para a reputação era a Praca de consequencias mais relevantes, e para a conquista não era a mais difficultofa; porque a não segurava fortificação alguma moderna, e a antiga era da fabrica mais inferior; que os Castelhanos, nao se persuadindo, que o intento do exercito fosse sitiar Badajoz, destituirão aquella Praça de bastimentos, e muniçoens; e todos eltes importantes requisitos seguravão a selicidade do successo. Ouvindo os que se acharao no Conselho, que esta proposição cahia sobre materia assentada, não concorrerao mais que coma obediencia de seguilla, e passou Joanne Mendes a propor a fórma, em que o exercito devia dar principio ao sitio premeditado: e como nas primeiras conferencias dos Cabos se tinha assentado ser o primeiro empenho o Forte de S. Christovão, enseitou Joanne Mendes com palavras tão concertadas esta segunda proposição (corroborando-a com o parecer de Lassarte, antigo,

Anno

1658.

antigo, e excellente Engenheiro Francez, que havia chegado ao exercito, e segurando que ganhado este Forte, tudo o que ficava por vencer, serviria de pequeno embaraço) que reduzio a este parecer todos os votos do Confelho, excepto o Mestre de Campo Simão Correa da Silva, que com prudentes, e militares razoens representou, que elle avaliava a determinação referida, não só por inutil, más por temeraria; porque o Forte de S. Christovão, álém de ser o ponto mais forte de toda a defensa de Badajoz, pelo sitio, e fortificação moderna, que o circumdava, de que a prudencia dos Cabos devia desviar o exercito, evidentemente se conhecia, que entre o Forte, e a Praça, corria o rio Guadiana; e sendo para a conquista difficultoso, por se lhe não poder evitar o foccorro da Praça pela parte do rio, não era para o intento de ganhalla ( ainda que se conseguisse ) a diligencia de maior importancia; porque supposto que ficaria maior a distancia da linha de circumvallação, e que as batarias poderião fervir de molestia aos sitiados, o tempo, que se poderia perder nesta empreza, se dava necessariamente aos Castelhanos para fornecer Badajoz dos mantimentos, e muniçoens, que lhe havião tirado, e para melhorar as fortificaçõens, e ganhar com obras exteriores os sitios, de que conhecessem podião receber damno: e entre estes dous extremos lhe parecia preciso divertir-se o intento de se atacar o Forte de S. Christovão, e conseguir, passando parte do exercito logo Guadiana; o sim prudentemente considerado de sitiar Badajoz destituido de muniçoens, e bastimentos. Não bastou este bem fundado discurso, para desviar aos do Conselho da resolução assentada de atacar o exercito, logo que chegasse a Badajoz, o Forte de S. Christovão. Separado o Confelho, ha-vendo acabado de chegar os soccorros das Provincias, Sahe em Ca-vendo acabado de chegar os soccorros das Provincias, Sahe em Ca-Terços, e Tropas das guarniçoens, preparado o Trem, ne Mendes e juntas as carruagens, sahio o exercito de Elvas a doze de Vasconde Junho, vespera de S. Antonio, dia, que se avaliou pe-cellos. lo mais felice para dar principio a tão alto intento.

Constava o exercito de quatorze mil Infantes, e tres mil cavallos, vinte peças de artilharia, dous morteiros,

Anno 1658.

e todos os mais sobrecellentes, e instrumentos de expugnação necessarios, para se não experimentar falta nos. mais apertados accidentes, correspondendo a este mesmo fim a quantidade de mantimentos, devendo-le huma. e outra diligencia aos Védores Geraes do exercito, e artilharia Jorge da Franca, e Antonio de Freites, sugeitos ambos de grande talento, e experiencia, e fumma capacidade; porém Antonio de Freites, nao passou ao exercito, obrigado de vari, s achaques, que padecia. Jorge da Franca, ainda que no exercito exercitava a occupaçaó de Védor Geral, o feu officio naquelle tempo era de Contador Geral. A disposição, e valor da gente, e do exercito nao podia ser mais excellente: porém a disciplina, e sciencia militar soi tao pouco selice nesta occasiao, que mal·logrou todas as esperanças antecedentes. As pessoas particulares de maior conta, que sahirao com o exercito, forao o Duque do Cadaval, pouco depois Conselheiro de Estado, a quem a Rainha recomendou por carta sua, e do Secretario de Estado Pedro Vieira, a Joanne Mendes, e a André de Albuquerque com tanta particularidade, que lhes dizia, que o Duque hia áquelle exercito a servilla, e que o parentesco que tinha com ella, criação que lhe fizera, e grandes qualidades da sua caza, e pessoa, a obrigavão a Tembrar-thes o respeito, que se lhe devia; que lhe nao individuava, por iiar da sua experiencia o soubestem, despachando aquelle correio tó para levar-lhe esta carta. A André de Albuquerque dizia Pedro Vieira por ordem da Rainha, que nao podendo acabar com o Duque, que não fosse á guerra pela pouca fegurança, em que ficava a sua caza, Sua Magestade desejava, que o Duque succedesse a elle André de Albuquerque no Posto de General da Cavalla. ria a futura campanha, esperando da pelloa do Duque. do feu bom natural, e illustre sangue, que com os seus documentos, e louvaveis confelhos se fizesse capaz de succeder a hum taó grande Cabo, e desempenhar as obrigaçõens de hum tão importante Posto. Isto havia André de Albuquerque representado á Rainha, e ella o timha assim resoluto; mas as novidades militares, e postticas

Anno 1658.

ticas deixarao pôr em execução este intento. Forão tambem ao exercito o Conde Camareiro Mór, o Conde de Atouguia, o Conde de Sarzedas, que de quinze annos se havia achado na campanha de Olivença, e procedido sempre com insigne valor; o Conde da Feira, Aires de Sousa, Aires de Saldanha, sem mais occupação, que a de Soldados, e com a utilidade de darem exemplo com o seu grande valor, e qualidade. O exercito como não temia perigo na primeira marcha, fahio de Elvas desfilado, e ficou alojado junto ao 110 Caia. Não fe passou occiolamente aquella noite; porque se deu principio a hum Forte de quatro baluartes, que fe levantou sobre o rio para segurança dos comboys; ficou-lhe a guarnição competente, que dentro de poucos dias o aperfeiçoou. A treze de Junho dia de Santo Antonio passou o exercito Caia, e marchou formado a alojar no sitio de Santa Engracia visinho ao Forte de S. Christovão, onde se achou hum poço abundante de agua, que servia á Infantaria de commodidade; porque a lhe fastar, lhe era Sitta-se Bapreciso valer-se da de Guadiana menos salutifera, e mais dajoz, arriscada. Em quanto o exercito se aquartelava, esteve a Cavallaria formada na campanha, distante das muralhas de Badajoz, o que bastava, para não ser offendida das

A Cidade de Badajoz está sitoada na margem do rio Guadiana á parte esquerda, como fica referido na Primeira Parte desta Historia; não chegão a mil os fogos que a habitão: rodea-a huma antiga muralha, que pela altura era capaz no tempo, que se fabricou, de a desender dos assaltos dos Mouros, mas debil para resistir ás baterias dos canhoens. Os edificios fao pouco nobres, fó a ponte de Guadiana he vistosa, e bem fabricada: fóra da Cidade não habitão moradores, e toda a campanha abunda de trigo, vinho, e azeite. Da parte de Castella entra em Guadiana junto ás muralhas o rio Calamon, estreito na corrente, mas difficil de vadiar; e da parte de Portugal os rios Caia, e Xévora, que sao mais caudalosos. O Forte de S. Christovão está situado defronte de Bada-102 da parte de Portugal, não havendo mais distancia

ballas da artilharia.

entre elle, e aquella Praça, que a largura de Guadiana que não he grande. Consta de cinco baluartes com fos-1658. fo, e estrada cuberta, e sem ser dominado de sitio superior, domina aquella larga campanha: duas portas dao serventia á Cidade, a da Trindade, que olha a Castella, e a da ponte a Portugal. Dentro da Cidade estava, quando chegou o nosso exercito, D. Francisco Tutavilla Duque de S. German, Governador das Armas, D Diogo Cavalhero, Mestre de Campo General, D. Pedro Giron Duque de Ossuna, General da Cavallaria, D. Gaspar de la Cueva, irmão do Duque de Albuquerque, General da Artilharia. Constava a guarnição de quatro mil Infantes, e dous mil cavallos, as muniçõens erão poucas, e os matimentos menos, por se haverem dividido por todas as outras Praças, de que o Duque de S. Cerman tinha maior receio, que de Badajoz, pelas razoens, que ficão propostas. Tanto que o exercito marchou para aquella Praça, pareceo a Cavallaria formada junto da ponte com as costas em Guadiana, fazendo frente á nosfa, que esperava aquartelar-se o exercito. Algumas horas passarão sem movimento de huma, e outra parte. Deu principio ao combate Vasco Martins Segurado, Tenente da Companhia de couraças da guarda de D. Luiz de Menezes, que occupava o feu lugar do lado direito da Cavallaria, encorporado com o Capitaó de Arcabuzeiros André Gatim. Provocou hum Castelhano a pelejar a Vasco Martins, defafiando-o com a arrogancia nunca vencida daquella Nação. Correo a buscallo, voltou o Castelhano as costas, foi soccorrido, e o mesmo succedeo a Vasco Martins, quando o carregarão, e em breve espaço se travou huma tao ardente escaramuça, que o General da Cavallaria André de Albuquerque deu ordem a D. Luiz de Menezes, que avançasse, que elle mandava dar lhe calor. Investio D. Luiz com os batalhoens inimigos, que achou visinhos, com o seu batalhao, e seis, que o seguirao, e obrigou aos Castelhanos a voltarem as costas; procurando hus salvar-se em o rio, outros em a ponte, que a todos os que a buscavão, pareceo estreita; porque os da Cidade Ihe cerrarão as portas, não deixando entrar dentro, nem ao

Duque de Ossuna, que se retiron por aquella parte. De-Anno teve a furia dos nosfos batalhoens a Infantaria; que guarneceo a ponte, a cujo principio chegarao, affirtidos de André de Albuquerque, e do Duque do Cadavalisique não fazendo caso do grande numero de artelharia, e mosquetaria, que do Forte, Praça, e ponte cahicio sobre a Cavallaria, chegarao a huma meia lua, que cobria a ponte, e vendo que a pouca perlistencia dos Castelhanos nao dava lugar a maior emprego, ordenou Andres de Albuquerque, que se retirassem os batalhoens, que l'iavia mandado avançar, tendo primeiro chegado ao conflicto o Conde de S. Joao, que observando a escaramuça do exercito, onde estava com o seu Terço, veio acharfe nella com impaciente valor, tomando por pretexto havello obrigado darem-lhe noticia, que estava ferido D. Luiz de Menezes, com quem professava muito estreita amizade; que destas artes costumas uzar os grandes coraçõens, para se introduzirem na guerra nos perigos, que appetecem, quando a disciplina militar os constrange á prisao dos postos, que não devem largar, por buscarem empregos alheios. A maior perda dos Castelhanos toi a da opiniao: alguns Officiaes, e Soldados ficarao mortos, e prissoneiros, entre estes o Capitas de Cavallos D. Joao Henriques, e o Ajudante Francisco Navarro, que le rendeo a D. Luiz de Menezes com huma grande ferida. Retirou se a Cavallaria ao quartel de Santa Engra-Intenta gacia, e deu-se principio ás batarias, e aproxes contra o nhar o Forte Forte de S. Christovao. Foi voz comua, que se na mes de S. Christovao, e nao ma hora, em que o exercito chegou áquelle sitio, Joanne o consegue. Mendes resolvera dar hum assalto geral ao Forte, applicando se maior vigor pelo lado, que fica sobre o rio, e olha á Cidade, por estas ventagens menos fortificado, na fé de nao poder ser por aquella parte investido, que sem duvida le conseguira com muito menos custo, do que depois se experimentou: porém nesta empreza todas as felicidades, que offereceo a fortuna, descompoz o descuido. Deu principio ás batarias, e aproxes o General da Arti-Iharia Affonso Furtado de Mendoça, affistido do Tenente General Manoel Ferreira Rabello, dos Commissarios, G3

1658.

Anno 1658.

Capitaens, e Officiaes necessarios para tão grande intento. Os mais Cabos do exercito já ficão nomeados : os Mestres de Campo que nos aproxes se forao succedendo huns aos outros, e de que se compunha o exercito, erão o Conde de S. João, o Conde da Torre; D. João Lobo Barão de Alvito, Simão Correia da Silva, Pedro de Mello, Diogo Gomes, de Figueiredo, João Leite de Oliveira, Agostinho de Andrade, Diogo de Mendoça Furtado. No primeiro dia do trabalho le começou a conhecer a difficuldade da empreza; porque o terreno era difficil de lavrar, e a terra, e a faxina pouca, para se continuarem, e cobrirem os Fortins, e aproxes; e da Praça todos os dias fe mudava a guarnição do Forte por huma linha de comunicação, com que sem grande trabalho o defendião os Castelhanos. Na segunda noite o Duque de Ossuna para favorecer os gastadores, que trabalhavão na linha de comunicação, a qual fabricavão da ponte para o Forte, tocou huma arma rija, a que oppondose o Comissario Geral da Cavallaria da Beira Francisco Freire de Andrade com sete batalhoens, com que estava de retem aos aproxes; recebeo huma balla, de que ficou gravemente ferido, procedendo com muito valor. Porém superava estas difficuldades o valor de nossa Infantaria, que desprezando as feridas, e a morte, adiantava os aproxes, quanto era possivel, e se reconheceo o engano dos Engenheiros, que affirma ão, que o soccorro da Praça podia facilmente impedir se.

A manhãa do quinto dia, em que se começarão os ataques, sahio de Badajoz o Duque de Ossuna com dous mil cavallos, e passando Guadiana, e Caia, sez alto junto aos olivaes de Elvas, mandou desmontar os Soldados, segar os trigos semeados, manifestando com estas demonstraçõens, que o seu intento era pelejar com a nossa Cavallaria, e derrotar hum comboy, que se esperava de Elvas; porque de outra sorte não podia ter sim esta resolução. Chegarão ao exercito repetidos avisos desta novidade, e sem dilação montou André de Albuquerque, unio a Cavallaria, que constava de dous mil e quinhentos cavallos, compassou os batalhoens, e passou Caia, e obser-

Derrota André de Albuquerque, a Cavailaria inimiga governada pelo Duque de Offuna.

103

vando, que a Cavallaria inimiga persistia no mesmo si- Anno tio, aconselhado do Commissario Geral Joso Vanichèle, mandou pedir a Joanne Mendes mil mosqueteiros, dila cursando, que não era possível; que o Duque de Ossuna sem alguma grande ventagem, que se nao comprehendia, tomasse tão desordenadamente hum empenho tao arriscado, que nao podia sahir delle sem ruina; ou descredito; que he tal a fragilidade da prudencia humana, que igualmente a confundem os acertos, e as ignorancias. Joanne Mendes remetteo promptamente os mil mosqueteiros á ordem do Mestre de Campo Diogo Gomes de Figueiredo, e o tempo que gastarao em chegar a se encorporar com a Cavallaria, teve o Duque de Ossuna para reconhecer o seu desarino; persuadido do Tenente General D. Joao Pacheco, Soldado de conhecidas experiencias, e dos mais Officiaes, que nao ignoravao o perigo, a que estavao expostos; e vendo que entre os nossos, e os seus batalhoens se nao interpunha mais que a distancia de meia legoa, dividio a Cavallaria em dous troços, marchou com hum para o porto das Mestras, entregou o outro a D. Joao Pacheco com ordem, que levando os cavallos a toda a furia, que pudessem soffrer, sem descompor a fórma, fosse passar ao porto de Malpica, distante pela ribeira de Guadiana abaixo, quasi huma legoa. Reetirao as partidas, que estavao avançadas, esta nao imainada noticia, e André de Albuquerque promptamenmandou a D. Luiz de Menezes, que marchasse com seu batalhao, que se compunha da sua Companhia, ie era das melhores do exercito, e a de D. Joao da Silque com amigavel competencia se lhe igualava, a de ronymo Borges da Costa, a de seu irmao Simao Bores, Fernao Martins de Ayala, e Manoel Vaz, ordenan-) a D. Luiz, que embaraçasse os batalhoens, que puesse alcançar, até que elle, sem alterar a fórma, chegala foccorrello. Tomada a ordem, marchou D. Luiz, e s batalhoens, que o seguiao, com tanta diligencia, que revemente avistou o troço, que conduzia o Duque de Illuna, e se encaminhava a passar o porto das Mestras, jue he a parte, onde o rio Caia entra em Guadiana, fa-

Anno zendo precizo para a entrada, ou sahida de Portugal. vadearem-le ambos os rios. Na marcha le encorporarao 1658. com D. Luiz os Capitaens Bernardo de Faria, e Antonio Fernandes Marques com as Companhias, que se achavao em Elvas, fendo Bernardo de Faria hum dos primeiros, que valerosamente investio com hum dos Castelhanos, ficando com feridas, e perdendo alguns dedos da mao esquerda; e faltou a Companhia de Fernao Martins de Ayala, que por culpa do Capitao correo menos, que as outras, a pelejar com os Castelhanos. O Duque de \*Offuna, reconhecendo o perigo iminente, a que estava exposto, e achando-se junto do porto, que buscava, mandou voltar caras a doze batalhoens, para que o tempo que estes resistissem, tivessem os outros de passar os dous rios. Esta cautella intentou vencer a prudencia de D. Joao da Silva com militar discurso, persuadindo a D. Luiz dilatasse o investir, até André de Albuquerque estar mais visinho, para segurar que a grande ventagem dos Castelhanos, e a ultima deselperação, não puzesse em contingencia o successo. Porém reconhecendo, que o desassocego dos Castelhanos manifestava claramente o seu temor, cedeo á opiniao de D. Luiz de Menezes, que era nao dilatar o combate; e esgrimindo D. Joao igualmente o valor, e a prudencia, de que era dotado, compostos os batalhoens, investirao os Castelhanos, chegando ao melmo tempo o Tenente General da Cavallaria Diniz de Mello e Castro, que achando se em Elvas analtratado de huma perna, montou a cavallo com ella descuberta a achar-se nesta occasiao, desprezando, como costumava, o perigo proprio pelo dos Castelhanos. Cederao elles depois de alguma oppolição, ao impeto, com que forao investidos, e desbaratados: cahirao tantos Soldados, e cavallos ao mesmo tempo em pouco espaço de terra que forao mais impenetraveis vencidos, que pe-Jejando. Deu este embaraço commodidade ao Duque de Oiluna de passar Caia no porto, e Guadiana no pégo, salvando le a nado com os que o seguirao das repetidas tormentas, que padecerao. Achou da outra banda de Guadiana parte da Infantaria de Badajoz, que sahio a segu-

105

rar lhe a passagem. D. Luiz com os batalhoens, que o seguião, passou Caia, fez alto junto a Guadiana, e tornou a formallos a tempo, que chegava André de Albuquerque com a Cavallaria, sentido de que D. Joao Pacheco se retiralle sem offensa alguma pelo porto referido. Paffarão de trezentos os Castelhanos, que ficarao prissoneiros, fóra os que se affogarao na passagem de Guadiana, entre elles tres Capitaens de Cavallos, cinco Tenentes, outros tantos Alferes. Retirou-se a Cavallaria para o quartel: e pareça licito referir-le o remate deste fuccesso para documento da prudencia, com que os Generaes devem governar os exercitos, e influir duplicados espiritos nos Officiaes delles, Quando a Cavallaria sahio a pelejar, mandou Joanne Mendes ordem a D. Luiz de Menezes, que se retirasse para o quartel, assim por nao ficar totalmente destituido de guarnição de Cavallaria, como pela contenda, que havemos referido, que não deixou entre os dous inteira confiança. Por este respeito, e pelos varios juizos, que os desaffeiçoados faziao sobre o effeito das preminencias de Capitao das guardas, se resolveo D. Luiz antes a desobedecer com risco de qualquer castigo, que a faltar naquella occasiao, com o perigo de ser julgado por pouco ancioso de encontrar os conflictos; confiderando juntamente o dezar, com que se havia de retirar para o quartel, indo já encorporado, e em marcha com toda a Cavallaria. Por todas estas consideraçõens respondeo ao Tenente de Mestre de Campo General, que lhe trouxe a ordem, que fiava da prudencia, de quem a mandava, a approvação da escolha que fazia. Chegando a Cavallaria ao quartel, apeou-se Andrè de Albuquer-se, e todos os mais Officiaes na tenda de Joanne Mendes; deo-lhe elle com grandes demonitrações os parabens do successo daquelle dia : respondeolhe generolamente André de Albuquerque, que os parabes devia dar a D. Luiz de Menezes, a quem tocara o acerto daquella facção. Joanne Mendes chamando a D. Luiz. The deu hum abraço, e juntamente lhe apertou com a mao hum braço com força, dizendo em voz alta, quanto estimava o valor, com que procedera naquella occasiao, por-

Anno 1658.

Anno que lhe dava aquelle abraço, e em segredo, que lhe apertava o braço com força, porque soi sóra sem ordem. Ficou D. Luiz satisfeito, e reprehendido; e Joanne Mendes logrou a gloria de saber a hum mesmo tempo applau-

dir, e castigar.

Continuarao-se os aproxes de S. Christovao, e haviao-se segurado com dous reductos, que guarneciao dous Terços de Infantaria, era o trabalho grande, e os mortos muitos, e o effeito pouco; porque sendo o Forte de S. Christovao soccorrido todos os dias com gente nova da Cidade, ganhava se pouco terreno no lavor dos aproxes. Entrou Joanne Mendes nesta consideração, e determinou com o parecer dos mais Cabos tirar ao Forte o soccorro da Ci lade, e que se the desse hum assalto geral por todos os lados, por ser verisimel perder-se menos gente no assalto, da que cada dia se perdia nos aproxes. Elegeo-se para esta empreza a noite da vespera de S. Joao: receberao as ordens os Officiaes, que haviao de executalla, e D. Joao da Silva ( que naquelle dia tinha tomado posse do Posto de Commissario Geral da Gavallaria, pequena satisfação ao seu grande merecimento) marchou com seis batalhoens a occupar a sahida da ponte, e impedir o soccorro, que da Praça era infallivel querer-se introduzir no Forte; e o Mestre de Campo da Armada Diogo Gomes de Figueiredo tomou por sua conta romper com o seu Terço a linha de communicação, que principiando na margem do rio defronte da Praça, acabava na porta do Forte fronteira a ella; e conseguindo este intento, como era factivel, havia de caminhar a interprender o Forte pelos melmos passos, por onde costumava ser soccorrido; e ao mesmo tempo teve ordem o General da Artilharia Affonso Furtado, para introduzir no assalto os Mestres de Campo o Barao de Alvito, e o Terço de Simao Correia, governado pelo Sagento Maior Manoel Lobato Pinto ( por se achar em Elvas prezo por huma desconsiança, que teve com o Mestre de Campo General D. Rodrigo de Castro sobre a preferencia de huma vanguarda) parte, por onde caminhavao os aproxes, que olhava ao rio Xévora, e o Fortim, que estava sabricado

107

cado para guarda dos aproxes, guarnecia com o feu Terco o Mestre de Campo D. Pedro de Almeida, os mais Terços, e batalhoens tomaraó as armas, para accodirem a remediar qualquer accidente que sobreviesse. Tanto que cerrou a noite, caminharao todos os Officiaes referidos á execução da empreza premeditada. Foi a primeira operação, a que tocava a Diogo Gomes de Figueiredo, porque do fuccesso della dependia quasi totalmente o effeito de todas as outras. Ao mesmo tempo que chegou á linha, a rompeo sem difficuldade alguma; porém fazendo alto no lugar da brecha, que abrio, fendo preciso continuar a marcha a atacar o Forte por dentro da linha (como se havia assentado) por affirmar se lhe não fizera esta declaração, ficou a interpreza do Forte muito difficil de conseguir; porque deste lado, que nao foi atacado, soccorriao os sitiados no Forte os outros lados, que le atacarao. Logo que Affonso Furtado sentio, que Diogo Gomes havia rota a linha, fez final para avançarem os Terços, que estavaó prevenidos para o assalto. Não se dilatou a execução, e com grande valor entrarao no fosso o Barao de Alvito com varios Officiaes, e Soldados, e o Sargento Maior Manoel Lobato Pinto com o Terço, que governava, a fazer huma diversao pela parte de Xévora, por onde a Praça era mais forte; e entendendo-se. que por aquelle lado feria inexpugnavel, não levou efcadas, porém achou tao pouca prevenção nos fitiados, ( que le fiavao na difficuldade do terreno ) que se alojou no fosso, aonde persissio, até que acudindo os inimigos com maior força, o mandou retirar Affonso Furtado, e a todos faltaraó os instrumentos necessarios para lograr o fim pertendido, ficando infructuoto todo este perigo, etodo este valor. Os Castelhanos com o primeiro temor delampararao as defensas; mas vendo que era menor o damno, do que imaginavao, tornarao a occupar os postos; que haviao largado, animados do Marquez de Lançarote, que governava o Forte, e maltratarao tanto aos expugnadores, arrojando lhes innumeraveis artificios de fogo, que os obrigarao a se retirarem, deixando mortos, e levando feridos numero confideravel de Officiaes, e Soldados,

Anno 1658.

dados, e entre os mortos o Marquez de Lançarote Meltre de Campo do Terço da Armada, Retirou-se tambem 1658. Diogo Gomes, e D. Joao da Silva, que em quanto esteve sobre a ponte, não deu lugar a que da Praça fosse o Forte soccorrido. O Duque de S. German, sabendo usar da conjuntura, que se lhe offerecia, mandou no quarto da alva fazer huma sortida aos aproxes, e Fortim, que guarnecia o Mestre de Campo D. Pedro de Almeida, e foi a resistencia tao infelice, que os Castelhanos ficárao senhores do Fortim, e aproxes. Amanheceo, e desejando Joanne Mendes, que se recuperasse o credito, e terreno, que se havia perdido, reconheceo que dobrava o risco da gente sem utilidade alguma; porque já mostrava a experiencia, que mais a teima, que a razao sustentava a empreza de ganhar o Forte á custa de muitas vidas; que nesta mai considerada empreza se perdérao. Por este respeito desistio do intento, a que valerosamente o persuadiao o Conde de S. Joao, e o Conde da Torre, e os outros Officiaes, que estimavas mais a reputação, que a vida. Quando os Castelhanos avançarão os reductos, e aproxes, estava de guarda o Capitao de Cavallos Pedro Cesar de Menezes: tanto que se tocou arma, acodio a ella, e investio com tao grande valor os batalhoens inimigos, que davaő calor ao assalto, que os rompeo, e obrigou a se retirarem; mas nao bastou este exemplo para deter a Infantaria, que desordenadamente havia largado os postos, que occupava, ficando o Mestre de Campo exposto a ser prissoneiro, a nao ser soccorrido de Pedro Cesar. Não bastou esta desgraça à desbaratar as mai fundadas esperanças de ganhar o Forte pelos meios referidos, antes tornáraó a continuar-le os aproxes, nao havendo Terço mudado delles, que nao deixasse rubricada a campanha com tangue espathado neste delirio, de que já os Castelhanos se jactavao em toda a Europa; e parecendo este intento, pela grandeza dos erros, indesculpavel, e que nao podia neste sitio succeder outro maior, excedeo o fuccesso ao discurso na emenda, que se applicou, passando o exercito Guadiana com intento de ganhar Badajóz Lor assedio, depois de havermos sido testimunhas trin-

trinta e tres dias, que durarão os ataques do Forte, dos repetidos, e incessantes comboys de mantimentos e muniçoens, que havião entrado naquella Praça. Os Castelhanos entendendo, que nos retiravamos, avançarão os aproxes pela parte, onde estavas os Terços do Conde de S. Joao, do da Torre, e Diogo de Mendoça; e forão rebatidos com muita perda. Antes que Joanne Mendes tomasse esta a todas as luzes mal confiderada refolução, aconfelhado da prudencia de André de Albuquerque, e de outras pessoas ( que attendendo 16 ao bem publico, e honra do Reyno desejavao apartar o exercito dos novos perigos que o ameaçavão ) escreveo á Rainha as difficuldades, que havia encontrado na empreza de Badajoz, e que neste sentido entendia poderia ser mais util empregar o exercito no sitio de Olivença, Alcantara, ou Albuquerque; Praças, principalmente as duas ultimas, mais faceis de conquistar, e não menos convenientes. Despedido o Correio, que levava esta carta, teve Joanne Mendes aviso dos amigos, que tinha na Corte, que o rumor contra o seu procedimento começava a crescer de sorte, que era necessario acodir com remedio prompto, se não queria expor se ao perigo, que o ameaçava, de lhe tirarem o governo do exercito. materia que já le começava a praticar, affirmando-se que a Rainha o entregava ao Conde de Soure. Esta noticia desbaratou toda a virtuosa prudencia, que Joanne Mendes tinha applicado ás difficuldades, que achava na empreza de Badajoz, e com estes prejudiciaes effeitos da emulação, tomando por pretexto a confissa falsa de alguns prisioneiros, que trouxe ao exercito Pedro Cefar de Menezes, que seguravão haverem entrado em Badajoz muito poucos mantimentos. E por estes tao leves fundamentos se perderão inutilmente muitas mil vidas de Soldados tão valerolos, que puderão conquillar grandes Imperios. A confissão destas linguas remeteo Joanne Mendes à Rainha com huma carta, que começava; que dos Sabios era mudar confelho; e que assim se resolvia a passar Guadiana, e continuar o sitio de Badajoz com grandes esperanças de conseguir a gloria daquella empreza, Foi o

Anno 1658.

por-

Anno

portador desta carta o Mestre de Campo Diogo Gomes de Figueiredo, para que obrigado da antiga, e familiar correspondencia, que sustentava com Joanne Mendes, representasse mais vivamente á Rainha, e aos Ministros as razoens fundamentaes, que se offerecião para o exercito passar Guadiana, e continuar o sitio de Badajoz. Chegado Diogo Gomes a Lisboa, e executando eloquentemente tudo ao que fora mandado, entenderão os Ministros, com quem a Rainha conferio tão importante materia, que Joanne Mendes, conhecendo a difficuldade de ganhar Badajoz, se queria fazer culpado na variedade das opinioens, que seguio em poucas horas, como se via da data das duas cartas que levou o correio, e Diogo Gomes, sem haver mais accidente, que o fizesse mudar de parecer, que a confissa de alguns paizanos ameaçados, e temerolos, para que a Rainha o castigasse, e lhe tirasse o governo do exercito, ficando-lhe o caminho aberto de publicar, que lhe havião roubado a gloria de ganhar Badajoz, em lhe não deixarem continuar o sitio, passando Guadiana; e pertendendo-se com infelice industria atalhar esta destreza, levou Diogo Gomes ordem a Joanne Mendes, que passasse Guadiana, e continuasse o sitio; que estes costumão a ser os esteitos das fatalidades, opporem-se destrezas a destrezas, e cautelas a cautelas, sem temor de Deos, contra a honra, e conservação dos Reynos; e nesta occasião concorrerão todos a dar sentença de morte contra hum exercito de huma só Nação, que valerosamente le sacrificava pela reputação, e liberdade da Patria, conhecendo-se infallivelmente, que não podia conseguir, nem gloria, nem interesse. Chegou Diogo Gomes com esta resolução ao exercito, e no mesmo ponto, porque não houvesse outra novidade, dispoz Joanne Mendes passar Guadiana, e continuar o sitio de Badajoz. Teve effeito esta resolução a quinze de Julho, ficando sobre o rio Xévora fabricado hum quartel, que foi entregue ao Mestre de Campo Joao Leite de Oliveira, que o guarneceo com o seu Terço, algumas Companhias de Auxiliares, e tres batalhoens. Neste quartel teve principio a linhade circumvallação, que caminha-

Passa o exercito Guadiana,

um Anno

1658.

va com hum Fortim de mil a mil pês; capaz cada hum dos que le levantárao na distancia de huma legoa, de vinte e cinco mosqueteiros. Rematava esta linha na ponte de barcas, que se lançou em Guadiana, rio abaixo da Cidade, livre pela distancia das baterias da artilharia; e do quartel referido sahia outra linha, que rematava em Guadiana na breve distancia, que ficava por cima de Badajóz, e com estas fortificaçõens pareceo ficava cerrado. o cordao da parte de Portugal. Havendo passado o exercito Guadiana pela ponte de barcas, corria na fórma referida do rio até Revilhas a linha, e Fortins, levantando-le em distancias iguaes tres quarteis, o da Corte, o de S. Gabriel, e o de Revilhas. Deu-se principio ao quartel da Corte, tanto que o exercito passou o rio. no melmo sitio, em que a ponte estava lançada; e para se facilitar commodamente esta obra, se occupou hum monte chamado o Cerro do vento, em que se plantou huma bateria de artilharia, de que só algumas cazas da Praca recebiao damno pela larga distancia, porque outro padrasto, que lhe ficava mais vizinho, occupárao os Castelhanos com huma meia lua, que fabricárao no tempo, que o exercito gastou nos aproxes. Trabalhavase com grande calor no quartel da Corte, e como nao se podía continuar a linha da circumvallação, sem se ganhar o Mosteiro de S. Gabriel, que fica pouco distante da muralha, e hum grande Forte, que os Castelhanos haviao levantado em huma Ermida vizinha ao Mosteiro. da invocação de S. Miguel, que constava de cinco baluartes fabricados de terra, e faxina, e os parapeitos a prova da artilharia, ordenou Joanne Mendes a Andre de Albuquerque, e a D. Rodigo de Castro, já neste tempo Conde de Misquitella, marchassem a occupar o Mosteiro de S. Gabriel, para ficar mais facil a empreza do Forte de S. Miguel, sem a qual conquista, pelo excesso, com que le prolongava a circumvallação, le desvanecião de todo as poucas esperanças, que ficavao de ganhar Badajoz por assedio. Marchou Andre de Albuquerque do quartel da Corte antes de amanhecer com toda a Cavallaria, e cinco Terços de Infantaria, e ganhou alguma

Anno mas horas da noite; porque era necessario todo este tempo, para que pudessem chegar ao Mosteiro, antes de 1658. romper a manhãa, por ser preciso passar-se primeiro o rio de Calamon, difficil pela profundidade, e que só se vadeava marchando se hum quarto de legoa pela margem acima. Passado o rio, avistamos os Castelhanos, que na mesma noite haviao sahido da Praça com os batalhoens, e Terços, que a guarneciao, com o intento de dar principio a hum Forte, que determinavao levantar no Cerro das Maias; e le acaso o conseguissem, lograriao grande segurança para a sua defensa, por ficar dominando todo o sitio, por onde depois caminhou o cordao, que cerrou a circum vallação da Praça. Reconhecido este novo accidente, passámos a occupar huma eminencia visinha ao Cerro das Maias. Formou-se nella a Cavallaria, e depois de reconhecido o poder dos inimigos, determinou Andrè de Albuquerque pelejar com elles. Com este intento desalojando primeiro huns batalhoens, que estavaó avançados, sem reparar no sitio ventajoso, que os Castelhanos occupavas, descemos ao valle, e quando começavamos a subir ao monte, se retirarao com muita presla, e pouca reputação, tendo jádado principio ao Forte, que determinavao fabricar. Retirados os inimigos, marchou André de Albuquerque para o Mosteiro de S. Gabriel, que facilmente foi ganhado, rendendo-se alguns Infantes, que o guarneciao. Occuparao-se juntamente huns moinhos, que tambem estavao guarnecidos; e passamos a reconhecer o Forte de S. Miguel, de que dependia proleguir-le, ou desvanecer-se de todo a empreza começada. Observou-se que o Forte era capaz de seiscentos Infantes, que estava acabado com toda a perfeição conveniente, que por huma linha fe communicava com a Praça, e tao vilinho a ella, que o defendia com cincoenta peças de artilharia affelta. das para este effeito, com a guarnição de dous mil cavalos, e leis mil Infantes, governados pelos Cabos, e Officiaes maiores do exercito de Castella: que para se ganhar, ou havia de ser por assalto, ou por aproxes, e que para seguir qualquer destes intentos, se offerecia,

Batalha do Forte de S. Miguel-

ratem das defensas referidas, a difficuldade do terreno em- Anno -baraçadissimo para o assalto com vinhas, e vallados, que para sustentallo nao davao lugar á Cavallaria a ganhar posto, e para se caminhar com aproxes, claramente se via, nao fer possivel evitar-se o soccorro da Cidade; porque nao deixava cerrar o cordao a visinhança della, e o exemplo do Forte de S. Christovao estava tao vivo, que dasanimava a confiança de se ganhar o Forte, sem se ihe evitarem os foccorros.

Todas estas difficuldades observou André de Albuquerque, e o Conde de Misquitella, assistidos dos Engenheiros Nicolao de Langres, Pedro de S. Coloma, e Luiz Serrao Pimentel; e supposto reconhecerao, que erao muito grandes, repararao justamente ser o empenho, em que estava, a reputação daquelle exercito superior; porque se havia retirado com pouca gloria do sitio do Forte de S. Christovao, e tinha passado Guadiana com ordem da Rainha de se continuar a empreza imposfivel de executar, sem se ganhar aquelle Forte; e prevalecendo estes respeitos a todas as outras consideraçõens, depois de darem os dous Mestres de Campo Generaes conta a Joanne Mendes, le resolveo no Conselho intentar-se o assalto do Forte a todo o risco. Para este effeito fez o General da Artilharia Affonso Furtado levantar huma bateria de seis meios canhoens tao visinha ao Forte, que o mesmo Forte a cobria da artilharia da Praça. Foi o Terço do Conde de S. Joao hum dos que affiltirao ao trabalho de se fabricar. Appetecia o Conde com implacavel ancia os maiores perigos, não havendo experiencia, que bastasse a moderar o seu valor: intentou reconhecer o Forte, sem se cobrir com o reparo da trincheira, que estava levantada, de que resultou receber huma perigosa balla no alto da cabeça, e regada aquella campanha do seu illustre, e valeroso sangue, parece que produzio incentivos ao valor, com que no dia seguinte se conquistou aquelle Forte. Determinou o Conde curar-se no exercito; nao consentio Joanne Mendes esta temeridade, e o obrigou a retirar a Campo Maior, e mal convalecido voltou dentro em breves dias para o exercito. Acaba-

1658.

Anno Acabada a bateria, começou a artilharia a jogar contra o Forte com pouco effeito, porque tendo a melma natureza do rayo, que na maior resistencia saz o maior emprego, como os parapeitos erao so de faxina, passavãonos as ballas, e não os desfazião, e nos terraplenos dos baluartes entravão, e não faziao brecha. Desta difficuldade mandou André de Albuquerque dar parte a Joanne Mendes; e como a materia era tão digna de reflexão, (porque fem brecha aberta era muito difficultoso o assalto) veio Joanne Mendes do quartel da Corte ao Mosteiro de S. Gabriel, e juntos os Cabos, e Officiaes Maiores, ponderadas por huma, e outra parte as razoens, que ficão referidas, fez a necessidade de ganhar o Forte precisa a resolução de atacallo, e sicou determinado, que ao dia leguinte, que se contavão vinte e dous de Julho, ao final de seis peças de artilharia, que da bateria se havião de disparar, marchasse a Cavallaria, e Infantaria, que se destinasse para esta empreza, a investir o Forte de S. Miguel. Foi a disposição do assalto dada por André de Albuquerque, que a Cavallaria se dividisse em tres corpos, cada hum delles de oito centos cavallos; que o primeiro refervava para si assistido do Tenente General da Cavallaria Diniz de Mello de Castro, e do Commissario Geral João Vanichèli: o segundo entregou ao Tenente General Achim de Tamaricurt, e ao Commissario Geral João da Silva e Sousa; o terceiro ao Tenente General Manoel Freire de Andrade, e ao Commissario Geral D. João da Silva, e na marcha; e investida cada hum dos nomeados mandava sem dependencia quatrocentos cavallos; porque como o sitio, por onde havião de avançar os batalhoens, era embaraçadissimo de vinhas, e vallados, com esta ordem se evitava a confusación mais que era possivel, declarandole, que occupando a Cavallaria o posto que hia demandar, se metelle logo em batalha, e que she segurasse o lado direito o Mettre de Campo Diogo Gomes de Figueiredo com o seu Terço, o esquerdo o Conde da Torre. A ordem, que este corpo de Infantaria, e Cavallaria levava, era formar-le entre o Forte, e a Praça para

impedir o soccorro, que della necessariamente se havia de pertender introduzir no Forte. Para o assalto delle forao nomeados os Mestres de Campo Fernando de Mesquita, D. Manoel Henriques, e Agostinho de Andrade de vanguarda; e ao primeiro dava calor o Terço de Simão Correia, ao segundo o do Barao de Alvito, ao terceiro o de Pedro de Mello. Repartirao-se escadas, distribuirao se granadas, separarao-se mampostas, e todos prevenidos a. guardavao valerosamente o sinal concertado. Antevendo. este perigo, costumavão os Castelhanos deixar de noite formada a Cavallaria guarnecida de mangas de mosqueteiros; occupando outras os vallados das vinhas no mesmo. fitio, que a nossa Cavallaria determinava ganhar. Vendo que amanhecia, se retirarao a Praça; porque de dia nao lhes parecia possivel ganhar-se este posto, primeiro que elles o occupassem; e foi causa deste successo dilatar-se o sinal das seis peças de artilharia mais tempo. do que se havia determinado, e esta desordem facilitous a empreza; porque os Castelhanos desocuparas o posto. no mesmo tempo, que a artilharia fez o sinal, a que toda a Cavallaria, e Terços, sem a menor dilação avançarao, e foi tanto no meimo instante, que as mangas de Infanteria, que ficarao cobrindo a retaguarda, padecerao o primeiro estrago; e estes sao os accidentes, que a Providencia Divina distribue aos exercitos, a que concede as vitorias, nao deixando poder á capacidade dos Juizos humanos para prevenillos. Ao final das seis peças de artilharia avançou a Cavallaria, e os Terços na fórma proposta. Foi grande a difficuldade, que os batalhoens tiverao em vencerem os vallados das vinhas; porém o fogo dos peitos dos que avançarao, buscando pela sua propriedade o centro mais sublime, os conduzio sem embaraço ao posto pertendido, e os vallados esão tão levantados, que foi impossível no soccego da retirada tornarem-le a leguir os primeiros passos. Cinco batalhoens da vanguarda occuparão sem opposição o lugar que buscavão, seguirão-se os mais, tocou arma o Forte, e o Duque de Ossuna, que ainda não estava desmontado, lahio da Praça com toda a Cavallaria, e alguns Terços H 2

Anno 1658.

de Infantaria, que achou arrimados, e com bizarra refolução pertendeo recuperar o posto que havia deixado. 1658. Não estavão neste tempo acabados de formar mais que os cinco batalhoens da vanguarda; porém sustentarao o posto que ganharao com insuperavel esforço, e derao lugar a que os mais batalhoens se fossem formando. O Duque de S. German seguido de todos os Cabos, e Officiaes, e resto da guarnicao, sahio promptamente da Praça, e guerendo valer-se do benesicio do tempo, pertendeo soccorrer o Forte, antes que a nossa Infantaria chegalle a encorporar-le com a Cavallaria. Foi: esta arriscada empreza do Mestre de Campo do Terço: da Armada, por fer o mais luzido, e numerolo do exercito, e por ser irmão de D. Guilherme Dongan, que governava o Forte de S. Miguel. Marchou o Terço com valor exemplar a se introduzir no Forte, dando-lhe calor o Tenente General da Cavallaria D. Joao Pacheco com oito batalhoens. André de Albuquerque, que reconhecendo com valor soccegado (proprio de quem sabe mandar) o intento dos Castelhanos, ordenou a D. Luiz de Menezes, que occupava o feu posto do lado direito dos cinco batalhoens, que marcharao de vanguarda, que avançasse. Levantava-se pela frente do seu batalhao o terreno em tal fórma, que impedia a vista do Terço, que vinha a foccorrer o Forte, e dos batalhoens que lhe davão calor; e como á ordem de André de Albuquerque, que não teve distinção, correo D. Luiz a investir os batalhoes de D. Joao Pacheco; e André de Albuquerque observando este desculpavel erro, mandou promptamente a Pedro Cefar de Menezes, que governava o fegundo batalhao dos cinco da vanguarda, corresse a dizer a D. Luiz, que nao investisse a Cavallaria, senao a Infantaria. Fez o fuccello felice a equivocação da ordem, porque o terreno, que D. Luiz ganhou para atacar a Cavallaria, lhe fervio para achar descuberto o costado esquerdo do Terço. Usou diligentemente do beneficio da fortuna, entrou por elle como o seu batalhao, que constava de cento e vinte cavallos, e em hum instante, de oitocentos Soldados, de que o Terço le compunha, nao ficou algum,

Anno

1658,

que nao fosse morto, ferido, ou prisioneiro, sem que o Tenente General D. Joao Pacheco fizeste o menor movimento em defenía do Terço com o receio dos nossos batalhoens; porque atacando elle com os seus, lhe ficavao de costado. Derrotado o Terço, tornou D. Luiz a formar o batalhao, e com accidental galantaria trouxe cada hum dos Soldados em cima do murriao, hum chapéo Caftelhano por final da vitoria, e tornarao a occupar o posto de que tinhao avançado. Neste tempo nao estavao ociosos os mais batalhoens do lado esquerdo, assistidos do valor, e prudencia de Diniz de Mello, e mandados por André de Albuquerque; porque atacados valerolamente pelo Duque de Ossuna, estiveras constantes até fe acabar de formar a fegunda, e terceira linha, a cujo calor investirao galhardamente os batalhoens Castelhanos, e os carregarao até o corpo do seu exercito, que já neste tempo estava formado. Forao elles promptamente soccorridos das suas reservas, e da mesma sorte os nossos, e de huma, e outra parte se trabalhava pelo fim de vencer, comum em todos os conflictos. Neste tempo o Tenente General da Cavallaria Diniz de Mailo de Castro, pelejando valerosamente recebeo sete feridas, e matandolhe o cavallo o atropellou a Cavallaria dos inimigos, levando-o prisioneiro até junto de Badajoz, de donde se livrou foccorrido da nossa Cavallaria, nas perdendo neste aperto o acordo de mandar; porque detendo se D. Luiz da Costa a ajudallo, lhe mandou, e aos Soldados, que o acompanhavao, que desemparando-o a elle, seguissem os Castelhanos. Ajudou o nosso partido chegarem os dous Terços do Conde da Torre, e Diogo Gomes a occupar os postos, que lhes estavao sinalados do lado direito, e esquerdo da vanguarda da Cavallaria; e os dous Mestres de Campo, depois de comporem com grande valor, e loccego os seus Terços, apartarao mangas de mosqueteiros, que desalojarao outras Castelhanas, que faziao damno confideravel nas nossas tropas, amparados dos vallados das vinhas, e não era menor o que receberão da artilharia da Praça; porém resultava desta constancia conseguirem a todo o risco o intento pertendido de nao H 3

Anno entrar em o Forte soccorro da Praça. Em quanto furiosamente se disputava de huma, e outra parte o assalto. 1658. do Forte, havendo os tres Mestres de Campo referidos, que forao de vanguarda affistidos do Conde de Misquitella, e de Affonso Furtado, arrimado com a gente dos seus Terços escadas a tres baluartes, subindo com grande valor por ellas, forao rechaçados dos defenfores com igual valentia; e succedendo novos Officiaes, e novos Soldados, dando-se segundo assalto, tiverão o mesmo fuccesso. Guarneceo-se a orla do tosso de mangas de mosqueteiros, que tiravao contra as defensas do Forte, Quatro horas durou esta sanguinolenta porsia, e vendo o Barao ( que dava calor ao Terço de D. Manoel Henriques) a muita gente que lhe hia faltando, se arrojou com o seu Terço ao fosso com grande velocidade, valor, e industria. Elle, e D. Manoel Henriques mandarao trabalhar em hum fornilho no angulo exterior do baluarte. Atacarao-no com tres barrís de polvora, e fizerao chamada. Respondeo o Governador que pelejassem, sem querer admittir pratica, nem com a certeza de que a mina estava feita. Irritados D. Manoel, e o Ba-1ab desta contumacia, ajustarao apartar os Terços, dar 10go á mina, avançar D. Manoel pela brecha, e o Barao com as escadas pelo baluarte, e que fazendo os mais Tercos ao melmo tempo igual operação, parecia infallivel confeguir-se aquella empreza. Quando começavao a dispor o intento premeditado, começou a desenganarse o Governador, que nao podia ser soccorrido; e como todos os Officiaes, que estavao no Forte, reconhecerao o manifelto perigo em que se achavao, ao mesmo tempo pedio o Governador bom quartel pelo attaque de Agostinho de Andrade, e hum Capitao pelo de D. Manoel Henriques. Deste successo le originou duvida entre os dous Mestres de Campo, sobre a qual delles tocava capitular, que o Conde de Misquitella decidio, sendo elle o que fez a capitulação. Em quanto durou a violenta porfia do ataque do Forte, em que os nosfos Soldados contendia5 pela vitoria, e os defentores pela liberdade. e generolamente no fogo, que respiravao as bocas dos

Vence-fe : c ganha-le o Forte.

do o Anno

1658.

mosquetes, bebiao huns, e outros a morte: vendo o Duque de S. German este valeroso espectaculo, mandou esforçar o ataque dos batalhoens da vanguarda: porém André de Albuquerque com summo valor, e destreza, estava já pela disposição da batalha senhor da vitoria, e não havia accidente, que as suas ordens com advertida promptidao nao remediassem, e a seu exemplo todos os mais Officiaes. Determinarao os Castelhanos ganhar humas paredes, e guarnecellas com mangas de mosqueteiros, de que o nosso lado direito pudera receber grande damno. Reconheceo Joao Vanichéle este perigo. puxou com summa diligencia por outras mangas noslas, e occupou o posto, antes que os Castelhanos chegassem a elle. Durava este horrendo conssicto, e igualmente se pelejava pela vanguarda, retaguarda, corno direito, e esquerdo com estrondo dissonante ao rumor de cincoenta peças de artilharia que jogavao da Praça, quando o Duque de S. German, reconhecendo que era tao impossível foccorrer o Forte, como retirar-se, entrou no cuidado de nao perder o exercito; porque o empenho, em que por todas as partes estava, fazia impossivel retirallo sem total destroço. Ao mesmo tempo entrou André de Albuquerque em igual consideração para mais gloriolo sim; porque intentou carregar tao vivamente com todos os batalhoens, e Terços, que ou todos entrassemos na Praça na retirada dos Castelhanos, (que suppunha infallivel) ou fóra della fizessemos em pedaços os que estavaó na campanha. Huma, e outra consideração decidio hum nao imaginado accidente: levantou-se do vapor de Guadiana, estando o Sol claro, huma tao espessa nevoa (parece que querendo o rio soccorrer a fua Nação ) que facilitou ao Duque de S. German uzar deste favor da Providencia Divina, e diligentemente retirou o exercito. Desfezse a nevoa, e vendo o Governador do Forte desvanecidas as esperanças de ser loccorrido, e a resolução com que era atacado, le rendeo, como referimos. Constava a guarnição de quinhentos Infantes entregues á mercê. dos vencedores. Sahirao os Castelhanos sem armas, e os Irlandezes com ellas, estoda a Infantaria era escolhida H 4

Anno 1658.

dos reformados, e Soldados de todos os Terços; e o grande valor, com que procederao na defensa do Forte. accrescentou a gloria aos expugnadores. Tanto que o Forte se rendeo, chegou Joanne Mendes a dar as graças aos Meitres de Campo, e passou a fazer à mesma demonstração com a Cavallaria, e Terços, que estavão avançados, e expostos ao perigo das ballas da artilharia da Praça, de que receberao, por se dilatarem sem razao, nem utilidade alguma, consideravel damno. Chegou-lhe a ordem de se retirarem, ficou o Forte guarnecido com quatrocentos Infantes, e entregue ao Governador Fernao Martins de Seixes, Sargento Maior do Terco de D. Manoel Henriques. Foi este successo gloriossefimo pelo valor, com que se conseguio, vencendo se as grandes difficuldades, que ficao referidas; e se a nevoa nao impedira a resolução de André de Albuquerque, puderao as consequencias ser maiores, e evitar-se o novo empenho, em que ficou o exercito, de continuar o assedio, a todas as luzes impraticavel. O procedimento dos Cabos, e Officiaes foi tao igual, que he impossível particularizar-se: porém em André de Albuquerque houve a differença de saber mandar com valor sem ventagem. e com disciplina sem censura. Ficarao feridos o Duque do Cadaval com huma perigofa balla em hum hombro, e outra ferida mais leve; mostrando tao alegre semblante de ver derramado pela defenía da Patria o seu esclarecido, e valeroso sangue, que parece achava só nestas feridas o premio do seu grande merecimento. O Tenente General Diniz de Mello de Castro com sete feridas desprezadas galhardamente todo o tempo que durou o conflicto; os Capitaens de Cavallos Francisco Correia da Silva, Francisco da Silva de Moura, Jorge de Mello, Manoel de Paiva Soares, e o Capitão de Infantaria Jorge de Soufa. Ficarão mortos os Capitaens de Cavallos Alvato de Miranda Henriques, e Francisco Sodré Pereira, e o Capitão de Infantaria Antonio da Franca, que cahindo morto de huma balla ao avançar o Forte, detendo-se os Soldados por elta occasião, os reprehendeo seu irmão Duarte da Franca, que era seu Aiferes, e saltando o corpo; arrimou á trincheira huma escada; tres Tenentes, e trezentos Soldados. As feridas de muitos Officiaes, e Soldados Portuguezes, e Castelhanos forão de balias de artilharia, e tão horrendas, que era o Convento de S. Gabriel, onde se curavão, lastimoso theatro de hum tristissimo espetaculo; porque ao mesmo tempo se vião montes de braços, e pernas cortados, e le ouvião as queixas dos que ficavão fem ellas, os clamores dos que estavão padecendo o tormento de lhas cortarem, e os gritos de outros que soffrião os cauterios para a retenção do fangue: cintilavão os ferros em braza, e fervião em châma os ingredientes, com que os cauterios se fortificação, e a hum mesmo tempo erão offendidos os olhos, os ouvidos, e o olfato de huns, que deixavão nos remedios a vida, de outros, que pedião nos medicamentos a morte. Os Castelhanos perderão todos os Soldados do Terço, que derrotou D. Luiz de Menezes, a Infantaria, que a Cavallaria desbaratou ao amanhecer na retaguarda dos seus batalhoens, quando le retirarão para Badajoz, e grande numero que matou a Cavallaria, em quanto durou a contenda. Particularizou-se neste dia o Conde Camareiro Mór com fignaladas acçoens dignas de memoravel louyor. Luiz de Saldanha de Albuquerque, Aires de Sousa, e Roque da Costa Barreto. Os Castelhanos desoccuparao hum Forte, a que havião dado principio, que não podião sustentar; perdido o de S. Miguel. Este successo le- Continua-se vou da memoria dos Ministros da Rainha todos os infor- o sitio por tunios passados, e todas as difficuldades suturas de se espaço de ganhar Badajoz por assedio; e como já os empenhos pu- quatro meblicos, e particulares se havião encadeado de forte, que zes, erao indissoluveis, ao seguinte dia que o Forte se rendeo, achando-se em desensa o quartel da Corte, teve principio o segundo, a que se deu o nome de S. Gabriel pela vizinhança do Mosteiro. Entregou-se ao Conde de Misquitella; brevemente se poz em defensa, e passamos a levantar o quartel de Revilhas, que era o ultimo, e que Joanne Mendes entregou ao Conde Camareiro Mór, habilitando-o á occupação do Conselheiro de Estado, e Guerra, o seu grande valor, e qualidade, a que não ten-

Anno 1658.

Anno 1658.

do Posto no exercito, se sugeitassem a estar á sua ordem os Mestres de Campo, que com os Terços guarnecerao aquelle quartel. A' fabrica delle affistio o Conde com tanto cuidado, e curiosidade, que respeitando se pela fortificação, se admirava como edificio vistosamente fabricado. Entre estes quarteis se estenderao as linhas de circumvallação, e Fortins na fórma apontada, e toda esta obra foi tao admiravel, que os Castelhanos a compararão aos quarteis dos antigos Romanos; porque he sem questao, que todas aquellas emprezas, que os Portuguezes nao conseguirao, foi só por erro dos Cabos. que os não louberão mandar, e nunca por falta do valor proprio. Não estavão as linhas de todo cerradas. quando chegou aviso a Joanne Mendes, que os Castelhanos preveniao hum grosso comboy em Albufeira, duas legoas distante de Badajoz, e nos lugares circumvisinhos; para o introduzirem naquella Praça. Certificou-se esta noticia com tantas circunstancias, que mandando Andre de Albuquerque varias partidas com Cabos intelligentes a examinar a verdade della, e forao repetidamente confirmando, e por concluíao, que o comboy marchava, e trazia a frente pela estrada, que corria entre o quartes da Corte, e S. Gabriel. Montou André de Albuquerque, que se achava em Revilhas, com a Cavallaria, e algumas mangas de mosqueteiros, e com grande silencio passou Calamon junto a S. Gabriel, com intento de occupar o sitio, que o comboy forçosamente havia de demandar. Porem succedendo maior dilação na marcha. do que fora conveniente, antes de separados nos batalhoens, que haviao de avançar ao comboy, como era preciso, para que os mais, por evitar a confusaó da noite, ficassem firmes, veio noticia a André de Albuquerque, que o comboy chegava; e obrigado do enleio, que próduz nas operaçõens militares (principalmente de noite) a falta de disposiçõens antecedentes, não teve mais tempo, que o que bastou para mandar a D. Luiz de Menezes que avançalle. Foi a occasia ta opportuna, que cerrando com o primeiro de tres batalhoens Castelhanos. que marchavao com o comboy, conseguio fugirem to-

123

dos medrosos de maior poder. Andié de Albuquerque querendo puxar por mais batalhoens para avançarem. se lhe começarao a confundir todos de sorte, que se accrescentara a confusao, a não seguir o parecer do Comissario Geral D. Joaó da Silva, tanto mais prompto, e tanto mais destro, quanto os accidentes erao mais repentinos; puxou por seis batalhoens, e como os hia encontrando, os hia despedindo com ordem de darem calor a D. Luiz, e seguirem o comboy. Aos mais mandou fazer alto, e se compuzerao livres da perturbação. Os que avançarao, governados por João da Silva de Sousa, brevemente se encontrarao com o comboy. André de Albuquerque temendo que alguma parte delle entralse em Badajoz, mandou a Pedro Cesar de Menezes, de cujo valor justamente fiava os maiores acertos, que com o seu batalhao corresse á Praça a evitar, que o comboy nao entrasse nella. A maior parte delle encontrou Pedro Cesar, que vinha voltado do batalhao de D. Luiz da Praça para o corpo da Cavallaria. Esta parte do comboy trouxerao os dous Capitaens, e a outra ficou detida em humas grandes cortaduras, que Joanne Mendes havia mandado fazer nas estradas a este respeito, e com este troço encontrou Joao da Silva de Sousa, com que a menor parte do comboy foi a que entrou na Praça, e alguns cavallos, que escaparao dos tres batalhoens, que o conduziao. Ministrou a cobiça grande desconto a este bom successo; porque recolhido o comboy, facilitarao as fombras da noite a confiança de varios Officiaes da Cavallaria, e Infantaria a repartirem sem ordem entre si a preza; e nao havendo divisao, como era preciso, entre o comboy, os batalhoens, e a Infantaria, sendo igual a ancia de ficar cada hum com a melhor parte, acertando infelicemente os mosqueteiros com grande numero de cargas de polvo-1a, lem cuidado nos murroens accesos, na sua mesma diligencia acharao o castigo da sua ambição, e dos mais complices naquelle delito; porque do fogo dos murroens se ateou em hum instante hum voraz incendio em mais de trezentos barriz de polvora, e se vio toda aquella campanha allumiada com tao estendida claridade, que em mais

Anno 1658.

Anno de quatro legoas de distancia foi igual o resplandor. e o que de longe pareceo maravilhola luz celeste, julgarão 1658. os affistentes por bolcão infernal, que desta cor costumão a fahir muitas vezes os milagres, que se publicão sem exame. Não houve neste conflicto animo tão soccegado. que não julgasse por infallivel o seu perigo, na suppofição de que a terra, que pizava, brotava a sua ruina. vendo seguir em hum ponto aos mal acautelados murroens o fogo da polvora, ao fogo o estrondo, ao estrondo o estrago, originando-se destes incentivos os clamores dos homens, e os furiofos rinchos dos cavallos na confusao da noite, que representa fantasmas de menores apparencias. Ao rapido movimento do fogo se moverão como arrojados todos os batalhoens confulos com tal impeto, que se os Castelhanos puderão valer se deste accidente, fora a desgraça irremediavel; porque o horror do successo, e o embaraço da Cavallaria, não deu lugar, nas trevas da noite, a poder remediar-se, o que verificou a luz do dia; porque todos os batalhoens fe acharão, confundidos os claros, e variadas as frentes, e em huma melma vilta os abrazados incitavão a magoa, e os illefos provocavão a zombaria. Forão poucos os mortos, porém muitos os mal-tratados do fogo, a que logo le acodio com remedios proporcionados. Daquelle melmo sitio repartio André de Albuquerque os batalhoens pelos quarteis, a que os havia destinado; e com os que reservou para o quartel da Corte, se recolheo a elle. Nos dias successivos fizerão os Castelhanos algumas sortidas, de que resultarão leves escaramuças, que não perturbavao o calor, com que os Officiaes trabalhavao em aperfeicoar os quarteis, fortins, e linhas. O comboy, que os Castelhanos perderao, accrescentou a Joanne Mendes a confiança de ganhar Badajoz por assedio, suppondo, e publicando que o Duque de S. German, lem urgente necessidade, não havia de expor hum comboy tao consideravel a risco tao manifesto, e que a muita Cavallaria, e Infantaria, que estava naquella Praça, não se podia sultentar sem huma dilatada prevenção de mantimentos. Nao era desprezavel esta consideração, mas era necessaSuled Figureto

PARTE II. LIVRO II.

Anno 125 1658

rio segundar le com tal cautella, que se puzesse a maior vigilancia em evitar que a Cavallaria não sahisse de Badajoz, para se conseguir o sim pertendido de gastar brevemente os mantimentos: porém observou se tao mal esta consideração, que passados alguns dias depois do successo do comboy, dispoz o Duque de S. German sahir de Badajoz com a Cavallaria, Cabos, e Officiaes, com que determinava foccorrer aquella Praça, e o confeguio mais

pela nosla desordem, que pela sua intelligencia.

A dez de Agosto, duas horas antes da madrugada. sahio o Duque de S. German de Badajoz com toda a Cavallaria, todos os Cabos, e Officiaes do exercito, ficando na Praça quinze Companhias de cavallos, e deixando o governo della entregue a D. Ventura Tarragona Italiano, General da artilharia ad honorem, e engenheiro mór do exercito com cinco mil Infantes de guarnicao entre Soldados pagos, e paizanos, e mais mantimentos, e muniçõens, do que suppunha a enganosa confiança de Joanne Mendes. Todos os Soldados de cavallo das companhias, com que sahio o Duque, que erao quasi dous mil, levavao ferramentas para facilitar a passagem da linha, Elegerao a que se levantava entre dous Fortins, que ficavao por baixo do quartel de Xévora: brevemente, desfazendo a, conseguirao a sahida; porque nao acharao oppolição, que os embaraçasse. Tirarao le dos Fortins alguns mosqueteiros com pouco effeiro, e menos receberao os inimigos da artilharia, que Joao Leite de Oliveira mandou disparar do seu quartel; e reconhecendo a caula do rebate, avisou promptamente a Joanne Mendes, que os inimigos haviao sahido de Badajoz, e trabalhavao por romper a linha; e o melmo avifo mandou ao Conde Camareiro Mór, e ao Conde de Misquitella. Montou toda a Cavallaria, e fendo preciso ( por le fazer mais breve o caminho) que os batalhoens do quartel de Revilhas, e os do quartel de S. Gabriel passassem ao de Xèvora, mandou Joanne Mendes; que todos viessem ao quartel da Corte a encorporar se com Andié de Albuquerque. Esta grande dilação, universalmente condemnada, deu tempo ao Duque de S. German de romper a linha,

Anno e de feguir em a pressa da marcha a estrada de Albuquerque. Amanheceo, e chegando André de Albuquerque 1658. á brecha, por onde os Castelhanos havias passado, supposto que a ventagem, que levavão era grande, seguindo lhes a vista quasi á redea solta, conseguio avistar-The a retaguarda; porém o tempo que gastou em tornar a formar a Cavallaria, retardando-se grande parte della mais do que fora justo, tiverão os Castelhanos de se recolherem a Albuquerque, sem mais perda, que a de alguns cavallos, que ficarão cançados, e algumas bagagens, que não puderão marchar. Porém conseguio le esta pequena preza a tanto custo, que perdemos na care reira que démos ( que passou de quatro legoas ) mais de cem cavallos; fazendo intoleravel este dilatado exercicio o rigor do Sol, e o pezo das armas, que fez em André de Albuquerque maior impressas, por ser demassas damente grosso; e pertendendo aliviallo na retirada alguns dos Capitaens, que amavão muito as fuas virtudes, the disse D. Luiz de Menezes, que aquelles erão os dias finalados, que os Soldados confervavão na memoria, para contar a seus Netos. Respondeo elle ( pressago da pouca duração da sua vida ) com o proverbio vulgar: Esta vida não he para netos. Voltámos para os quarteis, e cahindo este trabalho da Cavallaria sobre o muito que havia padecido em comboys, e conduzir faxinas para os quarteis no espaço de dous mezes com Sol intenso; chegou a experimentar tanta diminuição, que não montava a terça parte della, e na Infantaria ainda o damno era maior; porque os Soldados mortos, e feridos nas occasioens erao muitos, os de doenças infinitos, e nao menos os fugidos; mas a vigilancia da Rainha era de qualidade, que com incessantes levas suppria todas estas faltas, e com regalos continuos, que remetia para os enfermos, os aliviava dos males padecidos. Não bastavão todos estes infortunios para se obedecer ao desengano, antes como enfermo, que usa de violento remedio quimico para sarar, ou morrer, quando as doenças crescias no exercito com maior rigor, resolveo Joanne Mendes mandar abrir dous aproxes, hum que sahia do quartel de

127

Revilhas á ordem do Camareiro Mor, outro do moinho; que le ganhou junto a S. Gabriel, que governava o Conde de Misquitella. Com grande calor se começou este trabalho, fazendo apressallo as repetidas noticias que chegavao, de que El-Rey D. Filippe tinha mandado preparar hum exercito para soccorrer Badajoz; e que para justificar, que as prevençoens nao haviao de ser daquellas, que muitas vezes os Principes publicao por infalliveis, sem terem meios de as facilitar, nomeava por Capitao General deste exercito a D. Luiz Mendes de Aro Marquez del-Carpio seu primeiro Ministro, Esta noticia, que devia justamente accrescentar o cuidado a Joanne Mendes, pelas graves circunstancias que envolvia, lhe influio lethargo tao remisso, que pararao as suas prevençoens em le deixar levar do arbitrio da fortuna sem demonstração de livre alvedrio, accrescentando unicamente às disposiçõens antecedentes mandar a André de Albuquerque, e a Affonso Furtado ganhar a Villa de Talavera, distante de Badajoz duas legoas pela ribeira acima. Destinarao para esta empreza mil e quinhentos cavallos, e quatro Terços de Infantaria com os Mestres de Campo o Conde da Torre, Simao Correia, Diogo de Mendoça, e outro Terço, que reenchia estes tres, Engenheiros, Mineiros, mantás, e escadas. Chegou André de Albuquerque a l'alavera, mas nao pode confeguir ficarem dentro da Villa cinco Companhias de cavallos, que affiftiao nella; porque a vizinhança do perigo obrigava aos Capitaens a estarem vigilantes, e logo que as suas sentinellas sentiras os nossos batedores ( que se adiantarao a ganhar postos sobre a Villa) tocarao arma, sinal a que as Companhias Castelhanas se retirarao para Montijo, antes que as nossas chegassem a Talavera. Facilmente foi a Villa entrada pelos noslos Terços, e pouco espaço se defendeo a Igreja, e hum reducto visinho a ella. Avançou o Terço de Simao Correia o reducto, e expondo a taó pequena empreza com demasiado ardor a sua pessoa, foi soccorrido de André de Albuquerque, e do Conde da Torre, que ao melmo tempo o ganharao. Entrou-se o reducto, e na Igreja, e em hum Convento de CarmeAnno 1658.

Carmelitas Descalças mandou Andre de Albuquerque; summamente religiolo, pôr guardas, ordenando ficasse 1658. livre aos paizanos toda a roupa, que haviao recolhido a Igreja, e ao Convento, que era a de maior preço, e izentando os tambem do fogo, o mandou atear na Villa, recolhidos ao exercito os mantimentos, que se acharao nella. Quando voltamos aos quarteis, havia Joanne Mendes recebido aviso, que dava por infallivel, que os Castelhanos intentavao, pela parte de Albufeira, introduzir em Olivença artilharia, e muniçoens. A cortar efte comboy marchou André de Albuquerque com mil e quinhentos cavallos, que formou em hum valle vizinho da estrada, por onde a artilharia forçosamente devia palsar. Persistio neste lugar tres dias, e como a jornada havia sido repentina, tao saboroso era o pao de muniçao aos Soldados, como aos Cabos, e Officiaes. Na ultima manhãa fahio de Olivença o Capitao Pedro Navarro com cento e cincoenta cavallos a descobrir a estrada, que trazia a artilharia: Impentadamente se encontrarao os nofsos batedores, e os Castelhanos, o que fez preciso investirem-se. Soccorreo Navarro os seus, e mandou André de Albuquerque ao Commissario Geral Joao da Silva e Soula, que com quatro batalhoens désse calor aos nossos. Vendo Navarro maior poder do que imaginava, voltou as costas: seguio Joao da Silva até Olivença; antes de poder entrar naquella Praça o fez prisioneiro, e quasi todos os mais que o acompanharao. Este rebate fez suspender o comboy da artilharia, e com esta certeza nos retirámos para o exercito.

Continuavao neste tempo os aproxes de Revilhas, e S. Gabriel com muito valor; mas com tao poucas esperanças de se ganhar por elles Badajoz, que magoavaó summamente os animos, que viao derramar tanto sangue valeroso sem utilidade. Joanne Mendes somentava com a fua perplexidade este descontentamento commum do exercito; porque sahindo raras vezes de huma caza, que havia mandado fabricar para reparo do Sol, e deixando passar os accidentes, que por instantes hiao encadeando as desgraças, corria todo o exercito á ultima ruína, e como

129

como todas as refoluçõens tinhão sido sempre fora de tempo chavendo-le advertido no principio do fitio, que convinha voar aos moínhos, que mohião hum tiro de molquete de Badajoz, pela rebeira de Guadiana abaixo em beneficio dos fitiados, quafi nos ultimos dias do fitio se tomou esta resolução. Ordenou Joanne Mendes a André de Albuquerque, que com a Cavallaria, e quinhentos Infantes á ordem do Sargento Maior Joao de Amorim de Betancor, e os instrumentos necessarios para aquella execução, marchasse no principio da noite a conseguilla. Marchou a Cavallaria seguida dos Infantes, Engenheiros, e Mineiros, e o General mandou ao Cômissario Geral D. Joao da Silva com tres batalhoens de vanguarda, que os formasse junto da muralha para impedir o foccorro, que da Praça se podia mandar aos moínhos. Executou D. Joao esta ordem com tanto perigo, que nao só padecerao os batalhoens, que levava, a furia das cargas de mosqueteria, e artelharia corregadas de ballas de mosquete; mas havendo o prevenido ( depois de atacadas as minas) le lhe deu fogo, sem se mandarem apartar os batalhoens, e cahirão sobre elles furiosamente as pedras, que voasao despedaçadas do impeto do fogo. Não foi o damno igual ao perigo; porque le os Soldados padecerão todos os riscos, a que se expoem na guerra, brevemente se extinguirao os exercitos. Voltou André de Albuquerque para os quarteis, arruinados os moínhos. e geralmente se conhecia que todas estas operaçõens erao infructuosas; porque o calor, que faltava no trabalho dos aproxes, fobrava na intensao do Sol com tão vigoro. so prejuizo, que já passavão de doze mil os mortos, enfermos, e fugidos do exercito, e entravao nos enfermos grande número de Officiaes; e passando o contagio aos Cabos Maiores, adoeceo gravemente Andiè de Albuquerque o dia seguinte ao em que ganhou a Igreja dos Martyres situada junto da muralha, e presidiada pelos sitiados, o Conde de Misquitella, Affonto Furtado de Mendoça, o Conde Camareiro Mór, os de S. Joao, e Torre; e para que em todos os achaques do animo fe encontrasse brevemente com a morte, le desassas por levillima

Anno 1658.

1658.

Anno vissima causa o Barao de Alvito, e seu irmão D. Francisco Lobo com Luiz de Miranda Henriques, e D. Vasco da Gama, que assistião no quartel de S. Gabriel: todos juntos chegarao ao da Corte, e passando Guadiana, teve Joanne Mendes noticia do desafio, e ordenou a Joao da Silva fosse prendellos. Montou D. Joso a cavallo com os primeiros Soldados, que encontrou, e correndo á redea folta, não bastou toda a sua diligencia; porque quando chegou ao lugar do detafio, achou mortos, e ainda palpitantes ao Barao, a D. Francisco, e a Luiz de Miranda, faltando só D. Vasco, que se retirou com muitas, e perigolas feridas. Foi este successo geralmente sentido; porque o Barao era dotado de summo valor. de liberalidade, e de outras partes dignas de grande estimação. Igualava-o D. Francisco em todas as virtudes; e os outros Fidalgos mostravão, que havião de ser capazes de todos os empregos. Não se puderao nunca averiguar as circunstancias deste successo; porque D. Vasco, e Luiz de Miranda, que forao os desafiantes, receberao muitas feridas da mão do Barao, e D. Francisco, e os dous irmãos morrerao só de huma ferida cada hum delles pelo hombro direito: sendo poderosos os duellos a empenhar aos homens na diabolica obrigação dos defafios, havendo tantos remedios para satisfação da honra com menos escrupulos da consciencia, sem reparar (co. mo se nao houvera sé ) nos perigos infalliveis da alma pela força da excommunhao. Compadecendo fe a grande virtude, e prudencia de Andre de Albuquerque deste defatino, introduzio entre os Soldados hum virtuolo coltume, que era guardarem para as occasioens com os inimigos a decisao das desconfianças, que entre huns, e outros se offereciao, e o que andava mais valeroso entre os Castelhanos, ficava mais airoso no duello; com que vinha a resultar em beneficio da Républica o mesmo, que coltumava acontecer em seu prejuizo. Porém nao bastan. do esta christãa politica para extinguir os desassos, veio a ser o unico remedio de tão grande damno a ley, que mandoù promulgar El-Rey D. Pedro no primeiro anno de seu felice governo, cujas apertadas clautulas reprimi-

I; 3. I

apro-

rao a demasia, com que os desassos estavão introduzidos. O sentimento de todo o exercito servio de exequias aos desuntos, e de persagio aos máos successos, que depois acontecerao.

11-2 11-Adoença dos Cabos maiores obrigou á Rainha a nomear outros, que com varios pretextos le escularão, ponderando prudentemente os manifestos perigos a que se expunhao, na consideração do estado em que o exercito se achava. Antepoz Pedro Jaques de Magalhaens a todos estes inconvenientes o serviço del-Rey, e a defensa do Reyno, e acceitou airofamente o posto de General da Artilharia. Chegou ao exercito, e depois de reconhecer os quarteis, e nelles a diminuição da gente, a falta dos Officiaes, o excesso com que crescia o contagio; e vendo claramente que tão poucos homens moribundos nao podiao animar tres legoas de circumvallação, e que justamente se devia recear a total ruina do exercito, se Joanne Mendes dilatasse a resolução de levantar o sitio, deliberou buscallo, e entrando na sua tenda, com zelosa, e prudente constancia lhe fallou neste sentido: He certo, fenhor; que não he esta a primeira vez, que emprezas grandes começadas com bem fundadas esperanças de se conseguirem, se desvanecerao. Todas as historias dos Imperios, e Monarquias do Mundo são verdadeiro map--pa de similhantes desconcertos da fortuna: sirva de exemplo esta mesma Cidade, em que conseguio entrar, depois de hum largo sitio, o nosso primeiro Rey D. Assonso Henriques, e sahio della offendido na pessoa, e na reputação das suas Armas. De Lisboa levantou o sitio El-Rey D. Joao o primeiro de Castella, obrigado de ·igual contagio, ao que padece este exercito, e ha poucos annos o Marquez de Tarracuça se retirou de Elvas. Se quando se deu principio a esta campanha, se antevirao os desconcertos, que haviao de produzir os aproxes do Forte de S. Christovão, he infailivel, que se passara Guadiana, siem de embaraçar o exercito com aquelle fitio; e que tivera ganhado esta Praça destituida naquelle tempo de todos os meios de se defender; porque para soffrer assedio, não se achava com mantimentos, e para resistir

1.2

Anno 1658.

Anno. 1658.

aproxes, nao tinha fortificaçõens. Porém ainda que se não ganhou o Forte, conseguio-se derrotar a nossa Cavallaria ao Duque de Ossuna com venturoso successo, depois de valerosamente rechaçado na ponte; e depois do exercito passar Guadiana, foraó desalojados os Castelhanos do Cerro das Mayas, e ganhou se o Forte de S. Miguel com tao memoravel felicidade, que he mais digno aquelle successo do nome de batalha, que de recontro; sendo certo, que se o accidente da nevoa nao favorece-1a aos Castelhanos naquelle dia, com a rota total do exercito se ganhara esta Praça, seguindo se a estes outros encontros de grande reputação das Armas deste Reyno. Descontarao se porém estes bons successos com o excesso das doenças, que como he deliberação Divina, naó lhe póde dar remedio a prudencia humana. Temos satisfeito com a execuçaó á promessa, que se fez a Sua Magestade; de se sitiar Badajoz, e com a constancia mostrado ao Mundo o valor dos Portuguezes, e nao será razao, que desbaratemos estas virtudes com a contumacia. O continuo trabalho de quatro mezes de affistencia nesta campanha, o excessivo rigor do Sol, e as repetidas occasioens, em que se tem pelejado com os Castelhanos, forão causa de faltarem deste exercito mais de doze mil Soldados, e ainda que a grande providencia da Rainha nossa Senhora com repetidas levas tem acudido a esta falta, não he pos-«sivel totalmente remediar-se principalmente entrando em o numero dos doentes tres Cabos Maiores, e seiscentos Officiaes; de que procede haver tanta confusaó nos Soldados dos Terços, e Companhias de cavallos, como luccede aos rebanhos, que carecem de pastor, e aos navios, a que faltão Pilotos. Sendo pois sem contradição esta verdade, infallivelmente cahiremos em indesculpavel delicto, se aguardarmos nesta dilatadissima circumvallação o exercito de Castella, que confórme os avisos, por instantes pode chegar a soccorrer esta Praça, e tao numeroso, q puderá dar cuidado a maior oppolição, que a nossa; e ainda que o General não leja muito experimentado em similhantes conflictos, orna-se do poder da valia, que costuma facilitar majores difficuldades, e vem the affiftindo

133

Anno

1658.

os melhores Soldados dos exercitos de Flandes, e Italia, que aos olhos do valído pertendem mostrar no seu valor, e sciencia, a justiça das suas pertençõens. Por todos estes justificados fundamentos sou de parecer, que sem se interpor a mais breve dilação, se levante o sitio desta Praça, na certeza de não podermos ganhalla, e se disponha esta acçaó com tanta prudencia, que a resolução, que agora póde ser voluntaria, não pareça depois pelos inconvenientes ao Mundo forçola; nem devemos tomar fobre as nossas consciencias o evidente perigo, a que se expoem o credito das Armas deste Reyno, e as vidas de tantos Soldados valerosos, ficando arrifcada toda esta Provincia, em que consiste a segurança da nossa Monarquia, a ser despojo das Armas triunfantes de nossos inimigos.

Estas razoens de Pedro Jaques, como erao fundadas em principios infalliveis, e nascidas de animo valeroso, e sincéro, acabarao de persuadir Joanne Mendes, parece que desenganado, que era razão cortar pelas politicas particulares, por não expor a faude publica à ultima ruina. Porém como não tinha permissão da Rainha Regente para levantar o sitio daquella mesma Praça, em que por igual resolução lhe havia tirado no anno de quarenta e tres El-Rey D. Joao o Posto de Mestre de Campo General, chamou a conselho, não só aos Cabos, e Osficiaes maiores, que costumavão entrar nelle, senão tambem aos Capitaens de cavallos, e Sargentos Maiores, e com a eloquencia, de que era dotado, propoz os motivos, que havia tido para começar aquella empreza, as caulas de le perseverar nella até aquelle tempo, o exceslo das doenças, e a visinhança do exercito de Castella, governado por D, Luiz de Aro: que para pelejar não tinha prohibição da Rainha, e que para retirar o exercito Vemo exer-

nao tinha ordem sua: que por huma parte reconhecia o cito de Casisco, a que se expunha o exercito desbaratado do poder telia goverdas entermidades, por outra receava o perigo, em que Luiz de Aro icava a sua cabeça, se se retirasse sem ordem da Rainha a soccorrer de huma empreza, em que se havião empenhado todas as Badajoz, forças do Reyno. Todos os do Conselho, que pela di-

minuição

PORTUGAL RESTAURADO, 134 Anno minuição dos feus Terços, e Companhias de Cavallos

reconheciao o evidente perigo do exercito, votarao uni-

com zelosa, e militar liberdade disse a Joanne Mendes, que não feria acção pouco gloriofa, na contingencia do

1658. formemente, que se retirasse; e.D. Luiz de Menezes

perigo proprio, facrificar a vida pela saude do Reyno. Tomada esta resolução, sez Joanne Mendes aviso á Rainha, e deu ordem a Jorge da Franca ( que com incessan. te trabalho havia affishido a todo o provimento daquelle exercito) que fizesse retirar os mantimentos, e tudo o mais que podia servir de embaraço. Deu Jorge da Franca esta ordem á execução com tanta actividade, que em poucas horas se retirou para Elvas tanta roupa, e tantos mantimentos, que parecia impossivel conduzirem-se em muitos días. Quando se andava no fervor desta diligencia, chegou aviso a Joanne Mendes, a onze de Outubro

Levanta Joanne Médes o fitio, c retira-se a Elvas.

> tava delle menos de huma legoa. Esta noticia, que pelas muitas, que havia tido antecedentes, pudera não caular sobresalto a Joanne Mendes, o perturbou de sorte, vendo a circumvallação dilatada, os quarteis diltantes, a gente pouca, a confulaó grande, que muito espaço se deteve, sem tomar partido; precipicio, em que perigao, os que nao tomão nos empenhos grandes medidas anticipadas. Ultimamente vencendo o entendimento a suspensao, ordenou ao Cómissario Geral D. Joao da

> pelo meio dia, do Mestre de Campo Simão Correia da Silva, que governava o quartel de Revilhas, depois de se retirar doente o Conde Camareiro Mór, que os Caste-Ihanos marchavao de Talavera para aquelle quartel com o exercito formado, e que já a Cavallaria avançada dis-

Silva marchasse com os batalhoens, que lhe parecesse ao quartel de Xévora, e retirasse para o da Corte a gente, que o guarnecia, á ordem do Tenente de Mestre de Campo General Manoel de Magalhaens, que havia succedido no governo do quartel ao Mestre de Campo Joao Leite

de Oliveira, que poucos dias antes se retirara doente: que desse fógo ás minas dos arcos da ponte de Xévora, ata-

cadas anticipadamente para este esfeito, e que viesse recolhendo toda a guarnicao dos Fortins. Marchou D. Joao

135

a effeituar aquella diligencia, chegou ao quartel de Xévora, e antes de retirar a gente, determinou prudentemente examinar a marcha dos Castelhanos, que sendo pela parte que se suppunha, brevemente podia descobrilla, por ser a campanha muito dilatada, e descuberta. Tendo andado huma legoa, è chegando ao fitio, em que os proprios olhos o livrarao de toda a duvida, averiguou, que a causa do rebate, que se deu em Revilhas, sorao algumas Companhias de cavallos Castelhanas, que se adiantarao do quartel de Talavera, onde os inimigos estavao alojados a forrajar, pouca distancia do quartel de Revilhas. Fez D. Joao promptamente avilo a Joanne Mendes, e aguardou a noite para voar os arcos, e retirar a gente; e executada huma, e outra disposição, chegou sem embaraço ao quartel da Corte, a tempo que Joanne Mendes, havendo recebido o seu aviso. tinha disposto com mais soccego a retirada do exercito para aquella noite; e com esta resolução mandou a Cavallaria occupar todos os postos defronte da Praça, para impedir o aviso, que D. Ventura Tarragona: havia de intentar fazer a D. Luiz Aro, logo que lhe constasse, que o exercito se retirava. Ordenou juntamente, que tanto que cerrasse a noite, marchasse Simao Correia com a gente do quartel de Revilhas por dentro da linha, e se viesse encorporando com a guarnição dos Fortins, e Forte de S. Miguel, e chegando ao quartel de S. Gabriel, se unisse com o Mestre de Campo Pedro de Mello, que o governava em aufencia do Conde de Misquitella, e que retirando a artilharia, e muniçoens, marchassem para o quartel da Corte com a maior brevidade, e silencio, que sosse possivel. Todas estas ordens se executarao com tao boa disposição, que antes da meia noite estava Pedro de Mello no quartel da Corte, e encorporado o exercito, passou. Guadiana com nove mil Intantes, e mil e oitocentos cavallos, havendo-se dado fogo á Atalaia do Cerro do vento, e retirado a multidao das alfaias, que havia nos quarteis. Recolheo se a ponte de barças, porque passou o exercito, e achando-se huma incapaz de condução, se lhe deu fogo por arbitrio de

Anno 1658.

Anno 1658.

Simão Correia, que marchava na retaguarda com Diogo Gomes Os fitiados tanto que fentirão o rumor da retirada do exercito, intentarão por todas as partes da Cidade fazer aviso a D. Luiz de Aro; porém achando occupadas todas as fortidas, pertendeo D. Ventura Tarrago. na explicar-se pelas linguas de sogo da artilharia, fachos, e luminarias: porém D. Luiz de Aro fazendo-se desentendido a estes sinaes, passámos Caia sem opposição alguma, depois de encorporada a guarnição do Forte de Santo Antonio, e entre todos os perigos da conservação deste Reyno não foi este o menor; porque se os Castelhanos se não detiverao no quartel de Talavera, e tomarao alojamento entre Caia, e Guadiana, quasi fora inevitavel a total ruina do exercito; porque achando-se com poucos, e debeis Soldados, sem mantimentos, nem muniçoens, falto de Cabos, e Officiaes, e occupados por hum exercito mais poderoso os portos dos rios, por onde forçosamente haviao de passar, abundando o exercito inimigo de tudo, de que o nosso carecia, facilmente se póde conhecer quaes ferião as confequencias deste successo. Porém a Providencia Divina parece que sempre quiz mostrar, que os desacertos dos Castelhanos havião de ser os que remediassem os nossos descuidos, para que nem ainda na jactancia da sciencia militar pudessem ficar melhor livrados. Quando amanheceo, havendo o nosso exercito passado Caia, fez alto, em quanto se desmantelou o Forte de Santo Antonio. Acabada brevemente esta diligencia, se poz o exercito em marcha para Elvas contra a opinião de muitos, que com melhor acordo aconselhavão a Joanne Mendes, que tomasse quartel sobre Gaia com a frente em Campo Maior, ficando Elvas na retaguarda, até examinar o intento de D. Luiz de Aro; porque só hum exercito formado na consideração dos infortunios antecedentes poderia atalhar o damno, que ameaçava toda a Provincia de Alentejo; e o risco que corria qualquer das Praças fortificadas, por se acharem tódas distituídas dos meios da sua defensa. Porém Joanne Mendes, ou cançado do grande trabalho, e afflicção, q tinha padecido, ou perturbado do disgosto da empreza

que havia intentado, elégeu o partido de retirar o exercito a Elvas, dividir a Infantaria pelas guarniçõens, ficando em Elvas a maior parte da Cavallaria, e entre gen. te paga, Auxiliares, e Ordenanças sete mil homens; mas com tão confusa divitad pelas Companhias, a que le aggregarao, que nem os Officiaes conhecião aos Soldados, nem os Soldados aos Officiaes, accrefcentando esta desordem de tal sorte a incomodidade, como depois lastimosamente se experimentou. No mesmo dia, que o exercito entrou em Elvas, chegou áquella Praça D. Sancho Manoel, que a Rainha havia mandado exercitar. o Posto de Mestre de Campo General, attendendo á sua capacidade, e ser particular amigo de Joanne Mendes. Este foi o infelice exito, que teve o memoravel sitio de Badajoz, vaticinado pela imprudencia das primeiras disposiçoens, que quasi sem duvida costumavão a ser verdadeiro mostrador da felicidade, ou infortunios das emprezas dos exercitos no circulo das acçoens humanas.

Anno 1658.





# HISTORIA PORTUGAL RESTAURADO. LIVROIII.

### SUMMARIO.



do governando aquella Praça o Mestre de Campo General o Conde de Villa-Flor. Occupad o Mosteiro S. Francisco, repartem o exercito pelos quarteis, e trabalhad em cerrar as linhas. Sahe da Praça André de Albuquerque, e Affonso Furtado, a Cavallaria, e Ossiciaes da fazenda para a prevençad do exercito, que havia de soccorrer a Praça, sicando nella a guarniçad competente. Fazemos sitiados varias sortidas, todas com felice successo. Elege a Rainha

Rainha o Conde de Cantanhede Governador das Armas para o soccorro de Elvas. Passa a Estremoz a juntar o exercito: acendem-se nos situados as doenças com lastimosa mortandade. Na Provincia de Entre Douro e Minho continua o governo o Conde de Castello-Melhor: persiste no alojamento do quartel da Silva: empenha-le na conducção de comboy: carregao os Cast Ibanos a nossa Cavallaria, intenta o Conde de Castello-Melhor soccorrella com a Infantaria: desbaratao no, e retira se ao quartel. Persiste nelle poucas horas, e busca o alojamento das ferras de Coura. Tomão os Castelhanos Lapella, e sitião Monção, que governava Lourenço de Amorim: levantão quarteis, e linhas, e deixão assediada a Praça de Salvaterra. Soccorre o Conde de Castello-Melhor com trezentos e cincoenta Infantes, que embarcou no rio Minho. Resistem os sitiados hum furioso assalto. Morte do Conde de Castello-Melhor. Fica governando o exercito o General da Artilbaria Nuno da Cunha de Ataide: muda o exercito para o quartel das Choças. Nomeia a Rainha o Visconde de Villa-Nova por Governador das Armas: introduz se em Monção segundo soccorro pelo rio, e fazem os sitiados valerofa refisiencia. Em Tras os Montes, e Partidos da Beira não succede acção memoravel. Nosicias do estado do governo politico, Embaixadas, e Conquistas.

S Variedades, de que se compoem a fortuna, te experimentaras nos successos, que acabamos, e começamos a escrever; passando o exercito Portuguez, e os Cabos, Officiaes, e Soldados de expugnadores a sitiados. Logo

que chegou a Madrid a noticia, de que no emprego do fitio de Badajoz se decifrava o enigma das grandes pre-

Anno 1658.

Anno vençoens de Portugal, deliberou El-Rey D. Filippe pelas vozes dos Oraculos, porque costumava explicar-se. que convinha ao credito do seu governo não cahir nas mãos dos Portuguezes a Praça de Armas, em que assistião os seus Generaes, havendo tão repetidamente publicado ao Mundo ser Portugal inferior emprego ao seu superior poder. Reconhecida por efficaz esta resolução del-Rey. foi D. Luiz de Aro, como o mais obrigado, o primeiro que se offereceo a lisongealla, entendendo que era melhor politica obrigar El-Rey, servindo na guerra, que a assistencia que lhe fazia na Corte, sendo pela regra geral o valimento arrifcado na aufencia. Deliberado a este intento, representou a El Rey a sua resolução com tão vivos oblequios, e tao seguras esperanças de felice successo, que El-Rey depois de dilatados agradecimentos; lhe entregou a prevençao, e governo do exercito, que deliberou se juntasse para o soccorro de Badajoz. Publica a grande novidade, de que o valido era General daquella empreza, não foraó necessarios bandos, nem editaes para sentarem praça os Officiaes vivos, e reformados, que feguiao na Corte as suas pertençoens, que erão em grande numero, e a Nobreza, e pessoas principaes daquella Monarquia desembaraçadas para o exercicio da guerra; porque a conveniencia propria, e ò interesse publico concorrerao naquella occasião, para que todos se deliberassem a seguir D. Luiz de Aro, entendendo que havião encontrado tempo opportuno de segurar em melhor emprego as suas pertençoens. Igual felicidade se experimentou na execução de todas as ordens, que se passarão, e na brevidade com que le achou todo o dinheiro, que pareceo necessario, e como todos os instrumentos concorrerab à competencia ao fim pertendido, le juntou em poucos dias hum luzido exercito. Com esta noticia partella do alos tio D. Luiz de Aro de Madrid, e quando chegou a Meri-

jamento de da, achou o exercito dividido naquella Cidade, Albuquer-Talavera có que, e Olivença. Unio se brevemente toda a gente rea noticia de partida, conduzio-le a que faltava, juntarão-le as carruado o sitio de gens, e servio de frente de bandeiras o lugar de Tala-Badajoz.

vera, que pouco tempo antes haviamos destruido; e logo

-I4I

go que D. Luiz de Aro teve noticia da retirada do nosso exercito, que era o que só parece que a guardava para marchar com o de Castella, passou a Badajoz, e a quinze de Outubro se alojou junto a Caia da parte de Portugal. Constava o exercito de quatorze mil Infantes, cinco mil cavallos, artilharia, muniçoens, mantimentos, e carruagens proporcionadas a este corpo, quantidade de dinheiro para pagamentos dos Soldados, grossos cabedaes de particulares, que se diffundiad em commum beneficio, e todos alentados com a abundancia, se via augmentada a arrogancia natural da Nação Castelhana, de sorte, que se nao achava Soldado tao humilde, que nao promettesse em cada acção huma vitoria. Era Capitao General do exercito D. Luiz Mendes de Aro, Marquez del Carpio, Conde Duque de Olivares, Cava-Ihariço Maior del Rey, e seu Chanceller Mór de Indias; Governador das Armas D. Francisco Tutavilla, Duque de S. German; Mestre de Campo General D. Rodrigo Muxica, General da Cavallaria D. Pedro Giron, Duque de Ossuna, General da Artilharia D. Gaspar de la Cueva, todos os mais Officiaes do exercito erao da maior Nobreza, e sciencia militar de toda aquella Monarquia. O dia seguin-Pasta Caia, e te ao que D. Luiz de Aro passou Caia, alojou o exercito toma postos na fonte dos Capateiros. Reconhecido o Paiz, e apura-ça de Elvas. das as noticias, se renderao com pouca-resistencia as pequenas Villas de S. Eulaia, e Villa-Boim, taó incapazes de se desenderem; que imprudentemente empenhou qu sua guarnição Joanne Mendes de Valconcellos algumas Companhias de Infantaria paga. Nestas pequenas operaçoens le deteve cinco dias o exercito de Castella, e a vinte e dous de Outubro, antes de amanhecer, chegou a occupar sobre a Praça de Elvas o Mosteiro de S. Francisco. eminencia, que nao estava ganhada com alguma fortificação. Forão muito varios os discursos dos Cabos, e Officiaes daquelle exercito sobre o seu emprego; porque conhecendo que nem o exercito podia ser melhor pelo estado, em que se achava aquella Monarquia, nem a occaliao mais opportuna pela confulao das noslas Armas, detejavão com grande efficacia não mal-lograr no defacer-3 , 13. 5

Anno 1658.

Anno 1658.

to da empreza taó bem fundadas esperanças. Constou que entenderao alguns dos mais praticos naquelle Paiz, que o exercito devia marchar a Estremoz ganhar aquella Praça, e fortificalla, passar à Cidade de Evora, desmantelalla, e queimalla, cahir sobre Villa-Vigosa, arrazar a Villa, e deixar só fortificado o Castello, sitiar Geromenha, facil de confeguir, e lograr a muito pouco custo ganhar-se sem contradição a Provincia de Alentejo, pois as Praças fortes de Elvas, e Campo-Maior ficavão cortadas; porque ainda que podiao fer com difficultosos comboys soccorridas pela Villa de Arronches, não eltava naquelle tempo fortificada, o que facilitava ganhar-se sem opposição, e nesta certeza necessariamente se havião de render por falta de mantimentos, eo resto da Provincia até Aldeia Gallega toda constava de lugares, que para este tão grande intento não podia haver oppofição; porque o exercito de Portugal desbaratado das enfermidades, e exhausto dos cabedaes despendidos em tres exercitos successivos, e destituido de manlimentos gastados no largo sitio de Badajoz, e de carruagens contumidas no exercicio de os conduzir; ou havia de ser restimunha da ruina daquella Provincia, sem poder remedialla, ou participante della, expondo-se sem forças ao perigo de huma batalha todo o Reyno; que não devia esperar das reliquias do poder que the ficava o milagre de fe defender.

Os que seguido opinido contraria, valendo se das razoens nao menos esticazes, dizido que buscar o exercito. Estremoz, e os cutros lugares abertos, que sição referidos, não haveria duvida: seria acabar de hum golpe com a conquista daquella Provincia, que quast segurava a de todo o Reyno: porêm que era necessario considerar que sempre sora erro, que levara traz si grandes infelicidades, penetrar com hum exercito o interior de hum Reyno; sem deixar na retaguarda Praças ganhadas, que sacilitassem comboys, e segurassem a retirada do exercito em qualquer accidente; que o tempo annunciava a visinhança do Inverno, e que nem o exercito sevava mantimentos, de que pudese sustentar se, nem seria possível acha-

rem-le

rem se na campanha, por se haverem tirado aos lavrado- Anno res para alimento do exercito, que havia fitiado quatro mezes Badajoz: que nesta consideração qualquer resistencia, que se achasse nos lugares que se emprendessem, obrigaria ao exercito a se expor a evidente perigo, principalmente não estando os Portuguezes tão destituidos de poder, que compostos os Terços, e Companhias de cavallos, com que se havião retirado de Badajoz, nao se achassem capazes de superar qualquer das partes daquelle exercito, que se dividisse a buscar mantimentos: que por estes fundamentos tão forçosos o mais generoso, e o mais leguro emprego, que podia ter aquelle exercito, era sitiar a Praça de Elvas; porque ainda que se conhecesse ser huma das mais fortes de toda a Europa, como a fortificação não costumava só assegurar as Praças, aquella fe achava guarnecida com a gente enferma de hum exercito diminuido do contagio de perigosos males, e os Soldados, por mais robustos haviao resistido, expostos pelo trabalho, e pela communicação dos enfermos a igual perigo, e que neste numero entravao os Cabos maiores, e a maior parte dos Officiaes, e que cerrar a todos o passo á divisao, era o meio mais esticaz de acabar de destruillos: que Elvas havia sido armazem los mantimentos, que tinhao quatro mezes sustentado poderoso exercito, que sitiara Badajoz, e que parecia mpossivel, que se achasse o seu provimento capaz de esistir dilatado assedio; de que infallivelmente se inferia, que ou a peste, ou a fome, ou a guerra havia de consunir dentro das muralhas de Elvas a alma de todas as forças de Portugal, por constar acharem-se naquella Praça os Cabos, os Officiaes, e toda a Cavallaria, as primeiras olantas dos Terços de todo o Reyno, muita parte da Nooreza delle, o Trem da artilharia, Védorias, e Contadorias; e finalmente de hum só golpe, sem se desembainhar a espada, se podia acabar com todo o dominio dos Portuguezes, tendo a facilidade dos comboys de Badajoz, seguro, e continuo alimento daquelle exercito, o temo que durasse o assedio; e que ainda que se dilatasse, necessariamente havia de ser felicissima a conclusaó pela difficul-

1658.

Anno 1658. difficuldade invencivel de formarem os Portuguezes exercito para loccorrer Elvás, achando se desanimado o corpo do Reino do espirito restricto nas muralhas daquella Praça. O voto decisivo de D. Luiz de Aro abraçou por mais fegura esta ultima opiniao, de que se segio marchar o exercito a litiar Elvas, è ganharem os Terços da vanguarda o Mosteiro de S. Francisco. O dia antecedente havia sahido o Tenente General Tamaricurt com a Cavallaria dividida em tres troços, pouco distantes huns de outros, pela vizinhança de outras tantas estradas, que facilitavao a, fahida dos olivaes para a fonte dos Capateiros, a observar o movimento do exercito alojado naquelle fitio; e vendo que nao havia feito mudança, se retirou antes da noite para Elvas, descuidando-se de deixar partidas, que sizessem avi o a Joanne Mendes de qualquer novidade, que observassem, de que se originou chegarem os Castelhanos primeiro a S. Francilco, que pudesse retirar-se daquelle Mosteiro o Conde Camareiro mór, que se achava nelle quati nos ultimos periodos da vida, não havendo. sido poderosas as efficazes diligencias, que nos dias antecedentes se fizerão com elle para se recolher á Cidade; porque achando-le da força dos males mais perturbado o juizo, que o valor, em que nunca teve mudança, legurava que com a espada, que tinha à cabeceira, havia de defender o Convento a todo o exercito de Castella. Entrárão os Castelhanos no lugar em que estava, e o levárão com grande molestia para huma tenda, em que acabou. dentro de pouças horas com demonstraçõens de efficazes auxilios, e exprelloens vivissimas do amor da sua patria; faltou na sua pessoa hum composto de grandes virtudes; porque era summamente valerolo, e entendido, e amantissimo da conservação do Reino; partes, porque havia merecido a affeição delRey defunto, e geral estimação. Permittírão os Caltelhanos, que o seu corpo passasse a se enterrar em Elvas, o que se executou com a decencia possivel. Achava-se no Convento huma Companhia de Infantaria, que se rendeo com pouca resistencia; e os tiros de huma, e outra parte despertárão o descuido, com que em Elvas se descançava. Reconhecida a causa do re-

145 encia

Anno

1658.

rebate, mandou Joanne Mendes com inutil diligencia a Diogo Gomes de Figueiredo, e a Simão Correa da Silva marchassem a desalojar os Castelhanos, que havião occupado o Mosteiro. Intentarao elles conseguir esta determinação, entrando pela cerca; porém acharão tão invencivel resistencia, que perderao innutilmente muitos Soldados, e alguns Officiaes, em que entrou com valerofas acçoens Jorge de Soula, filho mais velho do Copeiro Mór, Capitão de Infantaria, que foi geralmente sentido de todo o exercito; porque era dotado de grande valor, e outras virtudes dignas da sua qualidade. Hum dos que se fignalarao neste conflicto, foi Fernando da Silveira, Conselheiro de Guerra, que tinha chegado ao exercito poucos dias antes de se retirar de Badajoz, nao lhe impedindo affistir na defensa do Reyno os repetidos achaques que padecía; porque o exercicio da guerra, em que se criara, parece que era a patria, e natural, onde melhor convalecia. Adiantou se dos Terços, e chegou a medir a espada por entre nuvens de ballas com a Infantaria inimiga, e tantos passos se avançava por entre ellas, que fazia parecer erao as armas iguaes. Davão calor aos Terços, que avançarão valerosamente, os batalhoes formados entre a Praça, e o Convento; e como occupavão com poucos claros todo aquelle sirio, erão em breve distancia alvo dos tiros dos Castelhanos, que havendo ganhado as cellas dos Religiolos, que olhavão para aquella parte, empregavão a seu salvo todas as ballas, de que refultou notavel damno nos batalhoens. Reconheceo o Mestre de Campo General D. Sancho Manoel este inutil perigo, por ser qualquer intento temerario, e mandou retirar a Cavallaria, e os Terços para sitios, em que ficavão cubertos das baterias do Convento, donde jogavão tambem duas peças de artilharia. Persistimos nelles até cerrar a noite, retiramonos em boa fórma disposta por Fernando da Silveira. Achamos na Praça a novidade de haver chegado ordem da Rainha a André de Albuquerque para prender Joanne Mendes de Valconcellos: porque logo que a Rainha recebeo a carta de Joanne Mendes da resolução, que havia tomado de levantar o sitio de Badajoz, man-

Anno dou que se juntassem os Conselheiros de Estado, e Guer-1658 ra, e depois de examinadas todas as consultas antecedentes, e cartas de Joanne Mendes escritas nos quatro mezes, que durou a campanha, levantando se sobre tão grave materia differentes discursos, e havendo variedades nos votos; porque huns o condemnavão com mais severidade do que havia merecido; outros o desculpavão com mais favor, do que era conveniente. Examinando a Rainha humas, e outras opinioens, tomou a resolução referida. Sinalou-lhe André de Albuquerque por prisao aquella mesma caza, que no dia antecedente tinha sido Corte, e por carcereiros os mesmos Soldados, que havião servido de respeitosa guarda: costumando o Mundo não só abater a grandeza mais levantada, mas transforma-la de sorte, que destemperada a con-Ionancia, os meimos instrumentos da felicidade fe convertem nos do castigo. O mesmo correio trouxe ordem a André de Albuquerque para governar o exercito, e que succedendo, como se presumia, que os Castelhanos sitiassem Elvas, que elle sahisse da Praça com Assonso Furtado, e todos os mais Officiaes de guerra, que lhe toffe possivel, deixando-a entregue a D. Sancho Manoel com os Terços, e Companhias de cavallos, que lhe parecefsem convenientes para sua defensa: porém a execução desta ordem nao pode ser tão prompta, com era precifo, pela confusao, em que se achava o governo militar, e politico do exercito.

Da-se prinficando governando de Campo General D. Sancho Ma-

noel.

Na fórma referida achou D. Luiz de Aro a Praça de cipio ao fitio Elvas mais adiantada na fortificação, do que estava, quando a fitiou o Marquez de Torrecuza no anno de aquella Pra-1644. Consta a fortificação de nove baluartes, e dous ção Mestre meios baluartes: todos estavão em perfeição com continas, parapeitos, e terraplenos. Achava-fe o fosso aberto em penha viva; obedecendo a fua quasi incontrastavel dureza á violencia das minas de polvora, que a fizeraó abater, ficando o fosso na altura necessaria, accommodando-se a estrada cuberta, e cobrindo se as tres portas de S. Vicente, Esquina, e Olivença com outras tantas meias luas. Da porta de Olivença lahião duas linhas de

commu-

147

communicação para o Forte de Santa Luzia, que le compoem de quatro baluartes perfeitamente acabados, e o Outeiro do Casarao levantado entre a porta de S. Vicente, e a de Olivença, occupava huma Coroa tambem comunicada á Praça; e porque o Outeiro de S. Pedro pouco distante da Praça a dominava, foi precito fazer-se nelle hum Bonete de faxina, que se guarneceo, e conservou todo o tempo que durou o fitio. O grande monte, em que está situada a Ermida da invocação de N. Senhora da Graça, fronteiro á porta de S. Vicente, não tinha fortificação alguma, facilitando aos Castelhanos cerrarem o cordão em menos distancia, e necessitarem de menos gente; e se acaso estivera fortificado com cinco baluartes, de que he capaz o monte, fora ganhalo empreza tao difficultosa, como a mesma Praça; porque a parte que olha a Elvas, não le podia atacar, por ficar exposta ás baterias da artilharia, nem impedirem se por esta razão os foccorros, pela breve distancia do valle, que divide os dous montes, que occupao a Praça, e Forte, regado do pequeno rio, que tem indifferentemente os nomes de Chinches, e Ceto, que se confundem no rio Caia. Este monte ganharão logo os Castelhanos, e derão principio a hum Forte, que circumdava a Ermida, donde começarão a jogar duas peças de artilharia contra a Praça, que só os telhados das cazas offendião, O governo deste Forte entregou D. Luiz de Aro ao Mestre de Campo D. Joao. de Zuñiga, filho do Marquez de Avila Fuente. Fabricarão os Castelhanos outro Forte no Convento de S. Francisco governado pelo Mestre de Campo Martim Sanches Prado; e depois de haverem reconhecido a Praça Occupado todos os Cabos, e Engenheiros, derao principio a qua- S. Francistro quarteis, que se estendiao no sitio da Vergada, que co. olha a Campo-Maior até a meza del Rey, que fica na estrada de Estremoz; e com os Fortes de S. Francisco, e Nossa Senhora da Graça cerravão o cordão repartido em Fortins, que se descortinavão, como os que haviamos fabricado em Badajoz. O quartel da Corte foi o primei-, to, em que se começou a trabalhar, levantado entre a fonte dos Ferradores, e val de Revelles: governava-o o

Anno 1658.

Duque de S. German, alojou nelle D. Luiz de Aro; o segundo foi o de Val de Marmello, que ficou à ordem 1658. do General da Artilharia D. Gaspar de la Cueva; o ter-

ceiro, que começava na estrada de Villa Boim, e acabava na Mesa del-Rev, mandava o Duque de Ossuna; o quarto situado na Vergada, foi entregue a D. Ventura Tarragona. Nestes quarteis se repartio a Infantaria, e Cavallaria com regularidade, ficando o maior grosso da exercito pe Cavallaria no quartel do Duque de Ossuna, por ser a parlos quarteis, te mais suspeitosa pelo desembaraço da campanha, e ser fronteiro ás Praças de Estremoz, e Villa Viçosa. Antes que estes quarteis se cerrassem, resolveo André de Albuquerque mandar sahir de Elvas a maior parte da Cavallaria com as carruagens, em que hião os enfermos. Encommendou esta arriscada resolução ao Capitão de Couraças Duarte Fernandes Lobo, Soldado de conhecido valor; porém de inferior Posto, ao que pedia empreza tão difficultosa, ficando sem causa em Elvas tres, Tenentes Generaes da Cavallaria, e dous Commissarios Geraes. Derao le as ordens, juntarao le as carruagens, que erão muitas, montarão nellas os enfermos capazes de tolerar este trabalho, e com mais rumor, do que permittia o perigo, a que o comboy hia exposto, sahio Duarte Fernandes com mil e duzentos cavallos comboiando os enfermos, e marchou pela estrada da Atalaia da Terrinha com a cara em Guadiana, com tenção de se recolher a Geromenha; não prevalecendo as advertencias do Commissario Geral D. Joao da Silva, que como prudente, e pratico no Paiz, era de opinião, que o comboy não marchasse por aquella estrada, por se livrar do embaraço da passagem dos regatos, Celas, e Canção; porque ainda que erão pequenos, vadeavão-le muito difficilmente, e por este respeito a estrada de Campo-Maior era menos arrifcada, assim por ser o caminho mais breve, e mais desembaraçado, como por se dar calor a hum mesmo tempo a hum comboy de cevada, e trigo, que na mesma noite havia de introduzir em Elvas o Capitão de cavallos Jacome de Mello Pereira. Duarte Fernandes chegou aos libeiros, e o tempo, que gastou em os passar,

PARTE HALIVRO III.

tiverao os Castelhanos, que o sentirao, quando sahio, para chegarem acinvestiros batalhoens da retaguarda. Erão os ultimos os de Miguel Barbola da Franca, e Dom 1658. Martinho da Ribeira, que depois de alguma relistencia forao rotos, com que todos os mais se confundição, de sorte que divididos em tres troços, huns tomarão a estrada de Geromenha, outros a de Campo Maior, e Duarte Fernandes com os mais, tornou a voltar para Elvas. Tambem escaparão muitas das carruagens, que levavão os enfermos; porque os Castelhanos, embaraçando-lhes o receio o bom successo, que lhes presentou a fortuna, não souberão conseguillo, e só lhes ficarão alguns cavallos, que por enfermos hião desmontados, e algumas bagagens com os doentes, que enfraquecidos da enfermidade, e medrolos dos Castelhanos, não souberão atinar com o caminho de se livrar do cativeiro. Os batalhoens, que se retirarão a Elvas com Duarte Fernandes, brevemente tornarão a sahir divididos em troços, que conduzirão os Tenentes Generaes da Cavallaria Tamaricurt, e Gil Vaz Lobo, e lem perigo chegarão Tamaricurt a Estremoz, e Gil Vaz a Campo-Maior. Melhor successo, que Duarte Fernandes, teve Jacome de Mello; porque não trazendo mais que lessenta cavallos, e sendo sentido dos Castelhanos, investio os primeiros que encontrou, e protestando the os guias que se retirasse, thes disse com mais valerosa consideração, que o retirar já não era remedio, senao perigo; que marchassem adiante, e conseguindo a fortuna dos oulados, entrou em Elvas pela estrada de Campo-Maior com hum grande comboy de trigo, e cevada; e neste tempo sahio da Praça Ambrosio Pereira de Barredo compa fua Companhia a comboyar Fernaô de Mesquita, que hia governar Villa-Viçosa.

Nas preparaçõens referidas da parte dos Caltethanos, para continuarem o sitio de Elvas, e nas dilpoliçõens dos litiados para defendella, le pallarão os primeiros dias de fitio. Neste tempo achando-se André, de Albuquerque, e Affonto Furtado convalecidos das grandes enfermidades, que havião padecido, no dia, que se contavão quatorze de Novembro, deu André de Al-Pro. K . 3 34 bu-

Amo

Albuquerque, e Afciaes da Fazenda para a prevençaõ que havia de foccorrer a Praça, sente.

Anno buquerque á execução a ordem, que tinha da Rainha, para fahir de Elvas com Affonso Furtado, e todos os mais. Officiaes de guerra, e fazenda, que forao necestarios, para le prevenir o exercito, que havia de soccorrer Elvas. Tomada esta deliberação, se formou hum corpo de cento, e oitenta cavallos, e ás dez horas da noite Sahe da Pra- sahio André de Albuquerque de Elvas pela porta de S. ca André de Vicente com os mais referidos, e o menos rumor que foi possivel, que não pode ser tão pequeno, que nao deifonso Furta- xasse em grande sobressalto aos que sicarao na Praça, dedo, a Caval- pendentes do bom successo desta empreza, pela imporlaria, e Offi-tancia das pesseas empenhadas nella, em que consistião as esperanças de le formar o novo exercito. Passarão o rio Ceto, e encaminhando-se pelo pé da Serra de Nosta do exercito Senhora da Graça, sahirão pelos mortaes, por constar nao estava daquella parte levantada a trincheira. Tanto que entrarao nos olivaes, forao sentidos das sentinellas ficando nel dos Castelhanos: tocarao arma; porém sendo maior a dila a guarni- ligencia dos que sahirao, do que o cuidado dos que os com pa- buscarao, conseguirão chegar a Estremoz sem perigo. D. Sancho Man el ficou entregue do governo da Praça, e Pedro Jaques de Magalhaens governando a artilharia. Forao os Mestres de Campo, que sicarao com os seus Terços na Praça, o Conde de S. Joao, Simao Correia da Silva. Diogo de Mendoca Furtado, Diogo Gomes de Figueiredo, Joao Leite de Oliveira, Agostinho de Andrade Freire, de Terços pagos; Bernardino de Siqueira, Antonio de Sá de Menezes, Manoel de Sousa de Castro, de Auxiliares; o Conde da Tofre, Francisco Pacheco Maicarenhas, sem os seus Terços, por estarem doentes; quando fahirao os Generaes. A estes Terços se aggregou toda a gente Auxiliar, e da Ordenança, que le achava na Praça saá, e enterma, e paslando-lhe mostra fe contarao onze mil praças; e esta gente, que pelo numero pudera prometter felicidade, pronosticava ruina pelas enfermidades, e máo trato, que padeceo grande parte della na campanha de Badajoz. O Comissario Geral D. Joao da Silva ficou governando oito Companhias, que André de Albuquerque deixou na Praça, de que erao

151

Anno

Capitaens D. Luiz de Menezes, Diogo de Mesquita, Jeronymo Borges da Costa, João Bocarro Quaresma, Antonio Fernandes Marques, Jacome de Mello Pereira, Manoel Rodrigues Adibe, e a Companhia de D. Joao da Silva. Jacome de Mello, e Manoel Rodrigues, sahirao com André de Albuquerque, e passados quatro dias, tornarao a entrar na Praça, ajudando a noite, que vierao, a se retirarem alguns mosqueteiros, que guarneciao os moínhos de Chinches, que os Castelhanos occuparao. Constavão as oito Companhias de duzentos, e cincoenta cavallos, huma das maiores seguranças da Praça consistia nas pessoas do Conde de Prado, que sicou dentro com seus tres filhos, D. Antonio, D. Joao, e D. Pedro de Sousa; Fernando da Silveira, Dom Luiz de Almeida, e seu filho Dom Antonio, Miguel Carlos de Tavora, irmao do Conde de S. Joao, que havia de poucos annos começado a servir na campanha de Badajoz, e era Capitao de Infantaria; Joao Furtado, e Pedro Furtado de Mendoça, que occupavão o mesmo posto., D. Antonio de Ataide, Luiz Lobo da Silva, e outros Soldados de grande valor, e qualidade, que não tinhao praça no exercito. Ainda que a gente era muita, não faltavão na Praça mantimentos com que se sustentasse, por se haverem recolhido muitos da campanha, fóra os que estavao prevenidos para o mais tempo que ella durasse; e o successo mostrou, que o engano, que os Castelhanos padecerao nesta parte, foi a melhor defensa de Elvas, trocando pelo descanço do assedio o perigo dos aproxes, todos os mais Officiaes da Cavallaria, e Infantaria do exercito, que estavão em Elvas, sahirao com André de Albuquerque: os Officiaes da Fazenda se dividirao, ficarao huns com o Védor Geral Antonio de Freites dentro da Praça; sahirao outros com o Contador Geral Jorge da França, que levava o exercicio de Védor Geral para prevenir o exercito.

Na mesma noite que André de Albuquerque sahio de Elvas havia marchado o Duque de Ossuna com a maior parte da Cavallaria, e hum troço de Infantaria a ganhar o Castello de Barbacena, que governava o Capi-

Fazem os fi-

tiados varias

fortidas co

To.

Anno tao de Infantaria Gaspar de Amorim de Betancor do Terço do Conde de S. Joad, com quarenta Infantes, e alguns paizanos; e como o Castello não tinha mais defenia, que huma antiga muralha, sem fosso, nem terrapleno, depois de muitas horas de resistencia, e de custar as vidas ao Marquez de Santa Eulaia, e a alguns Officiaes, e Soldados, se rendeo com honradas capitulaçoens. Os litiados em Elvas, logo que se desembaraçarao da gente que sabrio da Praça, tratarao de se applicar a defensa della, estudando com a attenção precisa os meios, por onde podião prejudicar ao exercito inimigo. Laborava a artilharia furiofamente contra os quarteis, feliz succes e fazião se repetidas sortidas com a Cavallaria, todas telicemente succedidas; porque em D. Joao da Silva, que as governava, concorrião as qualidades de valor, prudencia, e conhecimento da campanha; e nos Officiaes, e Soldados le achavão as disposiçõens de que necessitava tao grande empreza. Hum dos primeiros dias do litio se reconheceo que as guardas do quartel da Corte estavão com menos cautella: carregou as D. João da Silva com as oito Companhias, e com tanto vigor, que levardo D. Luiz de Menezes a vanguarda, se fizerão junto das linhas alguns Soldados prisioneiros. Montou a Cavallaria, que guarnecia o quartel, porém a tempo, que já D. Joao da silva, que sabia medir os tempos, estava re-"tirado ao abrigo do Forte de Santa Luzia; e achando prevenido para este mesmo intento ao Mestre de Campo Joao Leite de Oliveira, que o governava, jogou a arti-Iharia, e mosquetatia contra as Companhias, que carregarao as noffas, com tal effeito, que depressa se recolherao ao quartel com grande perda. Da nossa parte não houve mais damno, que ficar prisioneiro dentro do quartel da Corte Belchior de Torres de Siqueira, Soldado de D. Luiz de Menezes, que depois confeguio ser Capitao de Cavallos das Companhias de Lisboa com o titulo das guardas del-Rey. D. Sancho Manoel trabalhava com summo cuidado, e diligencia por atathar as enfermidades, que por instantes crescião, e por distribuir os mantimentos com tanta regularidade, que primeiro, le fosse possivel,

153

Anno

1658.

faltassem ao exercito, que á Praça; e como as linhas não estavao de todo cerradas, todas as noites fazia avisos á Rainha, e André de Albuquerque, dos accidentes que hiao succedendo. André de Albuquerque quando entrou em Estremoz, achou governando aquelle districto a D. Joao Forjaz, Conde da Feira, em quem concorrião tantas virtudes, que era merecedor do maior dominio; porém como nao tinhao ordem del Rey para governat aquella Provincia, nao lhe obedecia o Mestre de Campo Pedro de Mello, que assistia em Villa Viçosa, nem Antonio de Sousa de Menezes, que governava Campo Maior: e a Rainha naó decidio esta questaó, porque na esperança de André de Albuquerque sahir de Elvas, como lhe tinha ordenado, entendeo que nao era occasiao de deixar queixosos: e tanto que lhe constou, que o exercito de Castella le empenhava no sitio de Elvas; nomeou por Capitao General da Provincia de Alentejo a D. Raimundo de Alencastro, Duque de Aveiro, julgando ser o sujeito mais proprio pelas suas preminencias, e qualidade para formar o exercito, que determinava soccorresse Elvas. Foi geral a aceitação de todo o Reyno, por ter o Duque partes dignas de muita estimação. Acceitou elle o Posto; porém dentro de poucos dias o tornou a largar com razoens tao frivolas, e pretextos tao encontrados, que padeceo a murmuração, de que as poucas esperanças de ser o exercito, que se juntasse, capaz de bom successo, o obrigavao a se retirar da empreza; e durou-lhe esta primeira macula, em quanto a nao accrescentou com mais viciola culpa.

Vendo a Rainha desvanecida a primeira eleição; intentou logo segunda com a certeza de se lhe não mallograr, entendendo que não era aquella a occasião, em que convinha vender barato o exercito de Alentejo; porque seus vassalos com demostração tão manisesta não desconsiassem da conservação do Reyno, de que se podião seguir muito prejudiciaes consequencias; e o subido entendimento da Rainha facilmente ponderava as mais miudas circunstancias dos negocios mais graves. Para conseguir o sim pertendido escreveo ao Conde de Cantanhe-

de a carta leguinte.

Anno 1658.

deCantanhedor das Armas para o foccorro de Elvas.

ONDE amigo, eu El-Rey vos envio muito saudar, como aquelle que amo. He de tanta importancia acudir a Provincia de Alentejo com huma pessoa que a governe, em quanto o ini-Elege a Rai-, migo persiste sobre Elvas; e que esta seja tal, que a nha o Conde,, alente, e console, e tenha authoridade, actividade, de Governa-,, e zelo para formar hum exercito, capaz de hir foccor-" rer aquella Praça, le o pedir a necessidade; que ainda que a importancia da vossa pessoa nesta Corte pedia vos nao apartaste de mim, me he preciso encomendar-vos , partais logo a livrar-me do cuidado, em que me tem ,, posto as cousas daquella Provincia, e a fazer-me, e a es-" te Reyno hum serviço tao grande, como aquelle será; e , pórque para taó conhecido amor como me tendes, e ao ,, Reyno, e por o muito que desejais sua conservação, e , defenía, íao necessarias poucas palavras para vos per-" fuadir vades accudir a tão grande occasião, com estas poucas regras espero partireis logo, e por ellas mando , a todos os Cabos, e Officiaes de Guerra, Justica, e Fa-", zenda vos obedeção, cumprão, e guardem vostas or-, dens, em tudo o que tocar ao intento referido, em que "espero façais o que deveis a quem sois, e á boa vonta-" de que vos tenho, que saó dous motivos bem grandes , para hum homem como vós. Escrita em Lisboa a 2. de "Dezembro de 1658.

RAINHA.

E depois chamou ao Conde, e lhe disse: Sois tao empenhado na conservação deste Reyno, tendes tanta actividade, e tão grande coração, que fio de vós o foccorro da Praça de Elvas, que he a muralha, que na Provincia de Alentejo nos defende de nossos inimigos : partivos logo para Estremoz, e fiai da minha diligencia mandar-vos affistir com toda a gente, e cabedaes, que houver no Reyno; e não tenhais pelo menor soccorro as defatteuçoens, e desconcertos, que os Castelhanos costumão ter nos seus exercitos, quando as emprezas são dilatadas; e dou-vos licença para que na certeza des-

ta inteligencia me tenhais por Castelhana. O Conde, a quem bastavão menos estimulos, para abraçar emprezas difficultofas, cheios os olhos de agua, e o coração de fogo, posto de joelhos beijou a mão à Rainha, e lhe disse: Eu parto Senhora a Estremoz a obedecer a V. Magestade, e espero na justiça da cauta que defendemos, e nos valerosos animos dos vassalos de V. Magestade; que brevemente hei de voltar aos pés de V. Magestade a render-lhe a gloria de vencedor do exercito de Castella. Era o Conde summamente activo, e com o grande poder de antigo Ministro, e Veador da Fazenda; facilitava qualquer embaraço, que se lhe offerecia, partes que juntas ao seu valor, o habilitavão para aquelle emprego.

A vinte de Novembro partio para Alentejo, sendo no moz a ajunmeado dezoito dias antes: chegou a Estremoz, onde o tar o exerciaguardava André de Albuquerque com grande satisfação to. de o ter por General, que se lhe dobrou, dizendo-lhe o Conde com generola modestia, quando o foi esperar, que elle vinha a prevenir o exercito, e fentar praça de seu Soldado: porque igualmente reconhecia em si a falta de se não haver criado na guerra, e nelle as grandes experiencias, que havia adquirido nella. Foi esta acção geralmente louvada, e em poucas palavras ajustou o Conde importantissimas consequencias; porque se lograva a vitoria na grande empreza, que intentava, triunfava com esta coroa mais; se perdia a batalha, levava diante a desculpa na falta da experiencia, que publicava. Conciliou o animo de André de Albuquerque, de forte, que o empenhou na empreza, como zeloso, e affeiçoado ao augmento da lua gloria. Fez-se venerado dos mais Cabos, Officiaes, e Soldados, de quem dependia a sua fortuna, ou infelicidade; e finalmente deu principio ao feu intento com venturolo pronostico do glorioso remate ; que confeguio. Com poucas horas de descanço ouvio André de Albuquerque o lamentavel estado, a que as mortes, e doenças da campanha de Badajoz havião reduzido o exercito, que a fitiou, e toda aquella Provincia; porque fora da guarnição de Elvas, não havia em todas as Praças mais que dous mil Infantes, e mil e

Anno 1658.

Anno oito centos cavallos; huns, e outros derrotados, e enfraquecidos do trabalho extraordinario, que tinhao pa-1658. decido. O trem da artilharia, e a mayor parte das municoens haviao ficado em Elvas, os mantimentos erao poucos, das carruagens havia grande falta, e o perigo da exasperação dos Povos não era menor contrario, e rematou, dizendo: que esperava firmemente, que o calor do Conde, a sua authoridade, e industria haviao de vencer todas estas difficuldades, protestando ajudalo incensavel, e affectuolamente. O Conde, que com animo invencivel amava as emprezas mais difficeis, respondeo a André de Albuquerque com tanta confiança no bom successo daquella empreza, como se os impossiveis lhas facilitarao; e como se dispoz a verdadeira uniao com os Cabos, e Officiaes do exercito, pronosticou a felicidade do fuccesso, por ser a desunias dos Cabos o agouro mais. certo dos infortunios dos exercitos. Assistia em Montemor o Conde de Misquitella convalecendo da grave enfermidade que havia padecido, e tendo a Rainha noticia que estava capaz de voltar a Estremoz, o mandou para aquella Praça a exercitar o seu posto, o que elle executou dentro de breves dias; e porque o seu natural nao era muito sociavel, fez o Conde de Cantanhede particular estudo de o ter satisfeito, o que conseguio nao; sem, difficuldade, porque esteve por levissima causa desavindo com André de Albuquerque; damno que a prudencia do Conde remediou, e todos se applicavao vivamente ás prevençõens do exercito.

**T**rabalhao os Castelha-

Neste tempo trabalhavao os Castelhanos com todo o nos em cer- calor por cerrar o cordao para impedir os soccorros da rar as linhas. Praça, constandolhes, que entravad todas as noites. muitos Soldados praticos, e valerosos, incitados do valor, e premio, carregados de regalos, e medicamenros para os enfermos; e ao mesmo passo que se trabalhava nas linhas, laborava a artilharia de duas plataformas levan, tadas, huma por baixo do Forte de Nosla Senhora da Graça, outra no Forte de S. Francisco, donde tambem incessantemente jogavao dous morteiros, que davao grando desalocego aos sitiados, principalmente aos enfer-

### PARTE II. LIVRO

mos, que não achavao jugar leguro dos ameaços da mor- Anno te. Huma das bombas tirou a vioa ao Capitão de cavallos Jeronymo Borges da Costa, antigo, e valeroso Soldado, na porta da sua propria caza; porém a guerra, nem ainda a fome, erao os maiores perigos, que experimen- Accendemtavao os sitiados: a peste era o maior damno, porque se dos sitianao foi o contagio de menos lastimosa execução, ainda cas com lasque as doenças não forão daquella qualidade, porque timofa mormultiplicando-se com os dias as enfermidades, houve tandade. nos ultimos muitos, em que chegava a trezentos o numero dos mortos, originando este excesse monstruosos effeitos; porque os vivos perderao de sorte o horror aos defuntos, e não sepultados, que nas guardas lhe serviao os corpos mortos de assento para jogarem. De noite os Soldados Auxiliares, e da Ordenança, que não tinhão quartel, nem conhecimento algum na Praça, hião dormir aos alpendres das Igrejas, e as roupas dos cadaveres. que estavão nelles, lhes servião de cubertura; e chegou lastimosamente a faltar aos mortos aquelles sete palmos de terra, para se enterrarem, que sempre se teve por impossivel succeder aos mais desgraçados; porque fora das muralhas não convinha dar-lhes sepultura, por não manifestar aos Castelhanos a falta da gente, que havia na Praça, nem tiralos do engano, em que estavão, de que erão mais os Soldados, que os mantimentos, concorrendo por este respeito no melhor loccorro, que podia ter a Praça, que era meterem lhe dentro todos os Soldados, que fazião prisioneiros na campanha. No fosso, por ser de pedra, não se podião abrir sepulturas, com que todas se accomodarao, depois de extintas as das Igrejas, nos terraplenos das muralhas; e fendo mais os mortos, que a terra, tambem veio a faltar; e por este respeito sorão muitos corpos sepultados nos ventres dos animaes; porque dos que le conservarao algum tempo vivos, faltando-lhes totalmente o sustento, se alimentavao dos corpos mortos com lamentavel espectaculo. Acodia D. Sancho Manoel, e todos os mais Officiaes, e pessoas particulares, que ficarão dentro de Elvas, a remediar tao repetidos infortunios. Porém todas as diligencias erao infructuofas;

1658.

por-

Anno 1658. porque a febre, e a debilidade corrompia de forte os miteraveis Soldados, que tão ediondos, e infopportaveis erao os vivos, como os mortos; e este pestilente ar le diffundio de tal sorte por toda a circumferencia da Praça, que depois de soccorrida, não se atreverão à entrar nella muitos dos que vierão no exercito. A fome era mais supportavel, porque não faltava pão; porém os que não erao costumados a viver só com este mantimento, padecião trabalho; mas as pessoas principaes, que a todos servião de exemplo, o sopportavão com tão magnanimo coração, que fazendo divertimento dos poucos regalos; inventavão iguarias exquisitas, que a fóme fazia saborosas. Os cavallos rambem padecião diminuição; mas suppria se com os muitos que se tomavao nas sortidas, que erao continuas, e só á Companhia de D. Luiz de Menezes couberao noventa no tempo, em que durou o sitio. Os Castelhanos na confiança da pouca Cavallaria, que havia na Praça, vendo hum dia que o gado, que paltava fóra della, te alargara mais do que convinha á fua segurança, avançarao quantidade de batalhoens de todos os quarteis até as muralhas, de que receberao pouco damno, por descuido dos que estavão de guarda, que nao derao principio ás cargas, se nao a tempo que se haviao retirado os que avançarao, e levado o gado, que nao fez pequena falta; tomou D. Joao da Silva satisfação dette damno, rompendo hum corpo da guarda do quartel do Duque de Ossuna, de que resultou sicarem na campanha quantidade de Castelhanos mortos, e trazermos á Praça vinte prisioneiros. Ainda que as fortidas erao muitas, as armas do Ceo, que pelejavão a nosso favor, erao mais favoraveis; porque a chuva nao cessava; e o frio continuava com tanto rigor, que por mais reparos que os Castelhanos buscavao nos troncos das oliveiras para fogo, e nas ramas para barracas, nao podendo sopportar as incommodidades da campanha, huns adoeciao, outros fugiaó para as nossas Praças, e os que achavaó difficuldade em passar a Estremoz, Geromenha, ou Villa-Viçola, fugiao para Elvas, presumindo erradamente, que haviao de melhorar das incommodidades, que padeciao

159

na campanha; e muitos com a vida pagavao o seu en. Anno gano. Diminuhia muito o exercito de Castella a fugida dos Soldados, e fomentava-a com grande diligencia Francisco de Brito Freire, que governava Geromenha; porque favorecendo com grande cuidado os Soldados que passava áquella Praça, e dando sessenta patacas aos que vinhao montados, entregando os cavallos, cinco aos Infantes, e perfuadindo os a que puzessem por escrito as commodidades que logravao, lançando se de noite estes papeis nas sahidas dos quarteis do exercito, produzio tao grande effeito esta negociação, que houve dia que entrárao em Geromenha oitenta Castelhanos. pagando a fazenda de Francisco de Brito, grande parte da despeza que faziaó; e a mesma diligencia continuou Pedro de Mello ( que affiftia em Villa-Viçofa ) o tempo que durou a campanha. Suppria o poder de D. Luiz de Aro com novas levas abundantemente esta falta, e a esperança de que a fome, e as doenças lhe haviao de entregar Elvas, suavisava a incommodidade do Alojamento, que o pouco exercicio daquelle modo de vida lhe fazia parecer intoleravel. Unio-se a esta esperança a noticia de nascer a ElRey D. Filippe hum filho, que todo o exercito celebrou com grandes festas: pozihe nome D. Fernando, e duroulhe pouco tempo a vida.

O máo exemplo que davaő os Castelhanos, que sugíaó do exercito, não foy imitado dos Portuguezes; porque passando de tres mil os que entráraó em Portugal o tempo, que durou o sitio, não constou que houvesse Portuguez, que passasse para o exercito de Castella, sendo mais louvavel esta constancia nos que sicáraó sitiados; porque receando menos a morte; que a infamia, nenhum quiz trocar o perigo dos males, nem os apertos da some pelos interesses dos Castelhanos. Trabalhavaó elles com tanto cuidado em cerrar o cordaó, que vieraó a faltar os soccorros dos doentes, que traziaó os Soldados aos hombros, e a falta dos remedios acrescentou muito o perigo dos males; e chegárao a subir tanto de preço os alimentos necessarios aos enfermos, que valia huma galinha sete mil reis, e huma caixa de doce leis, e nos ul-

timos

Anno timos dias do fitio, nem por muito maior preço fe acha vao. Estes inconvenientes, e a noticia dos soccorros que 1658. entravao aos Castelhanos, accrescentavao justamente o cuidado a D. Sancho Manoel, e 16 lhe serviao de alivio as muitas pessoas de valor, e qualidade que se achavao naquella Praça, todos resolutos a entregar as vidas pela sua detensa. O perigoso estado, em que a Praça estava a respeito das enfermidades, fez presente D. Sancho á Rainha, que logo remetteo a carta ao Conselho de Guerra, em que já assistia o Conde de Soure, até aquelle tempo separado de todos os negocios. Vista a carta no Confelho, subio à Rainha huma consulta, cuja substancia era: Que quando os achaques ameaçavao a vida com o ultimo golpe, que se naó perdoava a medicamento algum para sustentala: que neste sentido consideravao, perdida a Praça de Elvas, chegar o Reyno á maior ruina, que só podia evitar se tomando Sua Magestade a generosa resolução de passar a Estremoz a formar o exercito, que sem duvida constaria em breves dias do numero de todos seus vasfallos; porque se não devia crer, que houvesse algum tão pouco lembrado das obrigaçõens com que nascera, que se resolvesse a se expor ao labêo de ficar no descanço da propria caza, entregando-se Sua Magestade aos riscos, e incommodidades da campanha, com que era quali indubitavel formar-se tão numeroso exercito, que ou os Castelhanos escularião a batalha, retirando se, ou se exporião a perdela, persistindo no sitio. Acharão-se nesta Confulta do Conselho de Guerra os Conselheiros de Estado e teguirão differente opinião o Marquez de Gouvea, o Conde de Odemira, Ruy de Moura Telles, dizendo que os inconvenientes, que se podião seguir desta deliberação, erão muito grandes, porque ainda que todo o Reyno concorrelle á obrigação de affistir á Rainha em tão generosa empreza, por mais numeroso que fosse o exercito, não se podia contar a vitoria por infallivel; por que o exercito de Castella era governado por hum valido de hum Rey muito poderoso, e compunha-se de muitos Cabos valerosos, e praticos, que lhe assistião e de grande numero de Terços, e Cavallaria, que guarne-

ciao quarteis, linhas, fortins muito bem fortificados; e que nesta consideração se devia acodir a Elvas com todo o poder, reservando se a soberana pessoa da Rainha para maior empenho; porque a gloria de Sua Magestade poder ficar victoriola, não se devia contrapezar com a contingencia de ser vencida. Seguio a Rainha as ponderaçoens deste discurso, e não consentio procurarem-se Tropas Estrangeiras, como tambem o Concelho lhe propoz. Fez o successo plausivel esta deliberação, que a prudencia condemnava; porque só com o sangue dos vassallos nao fe devem defender os Reynos; e tambem não cedeo ás instancias do Conde de Cantanhede, que efficazmente lhe pedio mandasse ao exercito a gente, que se havia de embarcar na frota do Brasil, como se vê da substan-

cia das razoens da carta feguinte.

Que todos os Cabos do exercito se achavão affectuosamente animados a soccorrer Elvas, e elle prompto para os acompanhar, pelo muito que convinha á conservação do Reyno, e não poderia haver quem justamente pudesse entender o contrario: que chegando os soccorros da Corte, se poderia formar hum exercito capaz da facção, que se intentava; e fazer muito gloriosas as Armas do Reyno; e que hum dos meios de se conseguir, seria nao partir a Armada da Companhia geral; porque faria melhor viagem hindo em Março; e que ainda que assim não fora, importaria mais conservar o Reyno, que o Brasil por conveniencias dos particulares, e que nesta consideração devia a Rainha ordenar, que toda a gente que estivesse para hir na Armada, fosse para o exercito: que a Rainha devia usar de todos os meios licitos para juntar dinheiro; porque soccorrida Elvas, tudo ficaria barato, e não era razao que deixasse de se soccorrer, tendo a Rainha gente, e dinheiro, e todas as mais dependencias para se formar hum exercito poderoso.

Elfas razoens, e outras não menos zelosas do Conde de Cantanhede, não vencerão as difficuldades de lhe remetterem a gente que pedia, dissimuladas com a apparencia, de que a Rainha havia mandado declarar nos editaes, e bandos, que os Soldados, que sentassem praça na

Anno 1658.



Anno Armada da Companhia, se não divertirião para outro emprego. Escolherao seiscentos Infantes: porém este soc-1658. corro, e os mais que faltavão, tiverão tanta dilação, que o Concelho de Guerra, onde também ordinariamente se achavão os Concelheiros de Estado, com repetidas consultas instarão á Rainha, que não dilatasse os soccorros; em huma dellas foi o Marquez de Niza do parecer seguinte: Que o soccorro de Elvas não soffria a menor dilação; porque o perigo, em que estava aquella Piaça, era imminente, e perdida, nem ficava outra defensa á Provincia de Alentejo, nem os povos terião animo para outra oppolição; e que as doenças, que havia dentro da Praça, confórme os avisos de D. Sancho Manoel, e do Conde do Prado, erao de qualidade, que com poucos dias mais de dilação faltaria quem pegaste nas armas; e que as fervorosas razoens das suas cartas, manifestavao claramente este perigo, cujas copias se devião remetter ao Conde de Cantanhede com ordem de sahir em campanha, e soccorrer Elvas a todo o risco; porque o exercito de Castella nao estava tao numeroso, que fizesse desconsiar da empreza, e que só com a dilação se lhe podião accrescentar os foccorros. Que se perdera Olivença, por não haver resolução de se lhe remetter soccerro, e que se não ganhara Badajoz, por se não impedir o entrar-lhe: que fe não perdesse tambem Elvas, pois com Elvas se arritcava Alentejo, por se não querer expor a algum risco: que le pelejasse huma vez, que Deos ajudaria o fervor de tao valerofos Cabos, e Soldados, como os com que se achava o exercito: que partissem logo as ordens, por nao permittir o tempo maior dilação: e que tambem parecia preciso passarem a Estremoz dous Concelheiros de Guerra, para o Conde de Cantanhede poder resolver com os mais Cabos do exercito as materias mais importantes, sem dependencia da Corte, para que não prejudicasse a dilação, como muitas vezes havia succedido, pois era preciso, que antes de passar Dezembro, estivelle o exercito prevenido; porque as cartas de D. Sancho Manoel, e do Conde do Prado beni mostravão hirem reduzindo as doenças o presidio daquella Praça ao ultimo aperto: que

o Conde de Cantanhede lembrava remetter-fe-lhe a gente da bolla; e pedir dinheiro; e quanto a gente, que muitos dias havia fora aquelle o seu voto, e que nao podia descubrir a causa, porque le não executava: que devia marchar logo logo, e que se pudeste ser naquelle instante, que não se guardasse para outro dia; que o dinheiro se devia remetter ao Conde todo quanto houvesse; porque perdida Elvas, mais serviria o que ficasse para os inimigos, que para confervação do Reyno, que a vinte e dous, e vinte e tres de Outubro dera á Rainha huma memoria sobre varias materias, e que nella apontava, que convinha viesse gente de fóra, e alguns Cabos. e Engenheiros, e hum Terço da Ilha da Madeira, e que estava em vinte e tres de Dezembro, e nao via que a Rainha houveste deliberado em alguma destas materias: que não parecendo à Rainha conveniente hirem os Conselheiros de Guerra, como tinha apontado, que devia ordenar ao Conde de Cantanhede, que soccorresse Elvas pela parte, e pelo modo, que melhor lhe parecesse, sem dependencia de alguma outra refolução da Rainha. Deste bem ponderado, e zeloso discurso do Marquez de Niza fez a Rainha toda a devida estimação, e a mesma fortuna teve a prudencia do Marquez em todos os negocios grandes, que votou no Concelho de Estado, em quanto lhe durou a vida. As instancias do Concelho de Guerra, e dos mais Ministros facilitarao tanto todos os embaraços, que dentro de poucos dias fez a Rainha passar a Estremoz gente, dinheiro, e carruagens; e o Conde de Cantanhede, e os mais Cabos, e Officiaes, que lhe affistiao, derao fórma ao exercito, e começarao a fazello capaz de se pôr em marcha para soccorrer Elvas. D. Sancho Manoel, e todos os mais que lhe assistiao, se achavao com taó constante deliberação de defender Elvas, que conhecendo dos ultimos de Dezembro, que de onze mil Soldados, com que se havia dado principio ao sitio. não chegavão a mil, os que estavão capazes de tomar armas, com estes determinavao defender-se até a ustima respiração, tendo por mais conveniente eternizar a honra, que contervar a vida. No estado referido se achavao

Anno 1658.

23, ×11

o exer-

1658.

o exercito, e a Praça nos ultimos dias de Dezembro, em que he preciso passarmos a referir outros successos contórme a ley desta Historia, e não privar o anno futuro da gloria do successo das linhas de Elvas.

Continua o Conde de Caffello-Melhor o governo na Entre Douro, e Minho.

Deixamos no fim do anno antecedente ao Conde de Castello Melhor, Governador das Armas da Provincia de Entre Douro e Minho, alojado no quartel da Silva em opposição do novo Forte de S. Luiz Gonzaga, que os inimigos haviao fabricado, expondo se aos perigos, e incommodidades da campanha, por atalhar o damno que amea-Provincia de çava aquella Provincia; porém como este remedio era accidental pela difficuldade da perlistencia dos Soldados. entrou o Conde em consideração no modo, com que devia emméndar os males futuros; conhecendo que na confiança do teu valor, e da fua fortuna livravaó os moradores daquella Provincia as elperanças da fua confervação. Para tomar a resolução mais acertada, chamou es Cabos, e Officiaes do exercito a Conselho, e ao Bisconde de Villa-Nova, de cuja prudencia fiava a melhor eleiçao, e que ou mandando, ou obedecendo, sempre se achava prompto para accudir à defença de Entre Douro e Minho. Propoz o Conde no Contelho o risco, a que estava exposta aquella Provincia com o grande poder dos inimigos, el nova fortificação de S. Luiz, e que de todos os do Confelho esperava lhe advertissem os mais promptos, e mais seguros caminhos de remediar tantas difficuldades. Forao cilatadas as conferencias, que se seguirão a estapropolição, e ultimamente se assentou, que se fabricassem quatro Fortes para cubrir aquella Provincia, e que o tempo, que esta obra durasse, persistisse o exercito naquelle quartel. O Conde de Castello Melhor mostrou conformar le com esta opiniao, por encubir o intento que tinha de emprender Tui, fundando-se em que a fortificação era debil, a difficuldade dos foccorros grande, por ser o Inverno rigoroso, e os inimig s terem teparadas as forças, sendo facil a legurança dos comboys pela visinhança de Salvaterra; e conseguida aquella empreza, le augmentava a reputação, por ler Tui Praça de Armas do Reyno de Galliza, que franqueava a entra-1

da de muitos lugares abertos, e difficultava a confervação do Forte de S. Luiz. Esta proposição remeteo o Conde á Rainha, dizendo, que para se conseguir este intento era necessario segredo, brevidade, e dinheiro, e que as outras Provincias concorressem com soccorros, que engrossallem o exercito. A Rainha tanto que lhe chegou o proprio, que o Conde remetteo, lhe pareceo a empreza propolta digna de se intentar; porém não quiz tomar a ultima determinação sem o parecer de Joanne Mendes. Remeteolhe a Elvas a propolição do Conde de Castello-Melhor, e Joanne Mendes como se persuadia; que sabricava a fua fortuna na Conquista de Badajoz com licença da Rainha ( como temos referido ) passou a Lisboa com o fim de desbaratar a empreza de Tuy; facilitando a de Badajoz, e conseguio seu intento com a infelicidade, que havemos referido. Vendo o Conde de Castello Melhor desvanecida a sua bem fundada propolição, tratou com todo o cuidado de fortificar o quartel em que estava, e de ganhar com alguns Fortes os sitios mais arrifcados: porém como a gente era pouca, e o dinheiro menos, nem o trabalho luzia, nem o zelo aproveitava: fendo a maior infelicidade dos varoens grandes faltarlhes instrumentos temperados, que suavizem a-consonancia das suas virtudes. Cresceo ao Conde o cuidado, e o desvello com a noticia, de que o Marquez de Vianna multiplicava as preparaçõens da campanha futura, assim para continuar os progressos do anno antecedente, como para deter as tropas daquella provincia, e as de Traz os Montes passarem á Provincia de Alentejo. Dilatou fahir em campanha mais do que se imaginava, e a vinte e cinco de Agosto ao calor da artilharia do Forte de S. Luiz Gonzaga paffou o exercito o Minho por huma Prefife no ponte de barcas. Achava le o Conde de Castello Melhor alojamento no quartel da Silva com pouco mais de mil Infantes pa- da Silva. gos, divididos em dous Terços, de que erao Mestres de Campo Francisco Peres da Silva, e Diogo de Brito Coutinho; que com a gente, que lhes faltava na campanha, guarneciao as Praças de Caminha, Villa-Nova, Valença, Lapella, Monção, Salvaterra, Melgaço, e Lindoto. L iii Consta

Anno 1658.

Anno Constava mais a guarnição do quartel de dous mil, e quinhentos Auxiliares, e de treze Companhias de caval-1658. los, seis governadas pelo Commissario Geral Antonio de Almeida Carvalhaes, que tambem era Governador de Salvaterra, e sete de Tras os Montes pelo Tenente General Domingos da Ponte Gallego, affistido do Commissario Geral Pupulinier Francez. Exercitava o Posto de Mestre de Campo General o General da Artilharia Nuno da Cunha, e servia Miguel de Lascol de Tenente Geral da Artilharia, Engenheiro, e Quartel Mestre, e em todas estas operaçõens conseguia reputação. O Visconde de Villa Nova continuava aquella affistencia, e servião voluntarios Luiz de Soufa, filho mais velho do Conde de Castello Melhor, seu filho segundo Simão de Vasconcellos, Luiz de Mello, filho mais velho do Conde de S. Lourenço, Manoel de Mello (eu irmão, Mathias da Cunha, Manoel da Cunha, D. Francisco Rolim, e outras pessoas de valor, e qualidade.

Governava o exercito de Castella o Marquez de Vianna; era seu Mestre de Campo General D. Balthasat de Roxas Pantoja, General da Cavallaria D. Luiz de Menezes, a quem El-Rey de Cattella fez Marquez de Penalva, General da Artilharia D. Francisco de Castro, Tenente General da Cavallaria D. Francisco de la Cueva, Commissarios Geraes D. Joao de Taboada, e D. Christovão Zorrilha. Junto do quartel de S. Luiz Gonzaga le aquartelou o exercito de Castella, e como a distancia entre este quartel, e o de S. Jorge da Silva, era tão pouea, começarao a ser continuos os rebates, e quali inseparaveis as el caramuças. O principal intento do Marquez de Vianna era impedir que as nossas Tropas passassem a Alentejo; porém reconhecendo, que ellas se expunhad aos perigos, em que costuma embaraçar-se o valor indiscreto, começou o Marquez de Vianna, por industria de D. Balthasar Pantoja, a dispor os incentivos de cahirem nos: laços da temeridade. No primeiro dia de Setembro ás quatro horas da tarde sahirao os inimigos do Forte de S. Luiz com leis batalhoens, e seiscentos mosqueteiros, e marcharao a occupar huma emminencia, deixando o nos-

so quartel á mão direita, e á esquerda Valença, e o For- Anno tim de Bethlem, que de novo se havia fabricado. Os batedores inimigos avançarao a desalojar huma sentinella, que occupava o alto de hum monte superior a todos os daquelle sitio; soccorreo a a esquadra, que lhe dava calor, da Companhia da guarda, e travou-se huma escaramuça, que durou o tempo, que se deteve em sahir do nosso quartel a Cavallaria, e Infantaria, á ordem do General da Artilharia Nuno da Cunha: o qual vendo que os inimigos reforçavão a escaramuça com mais poder, ordenou ao Capitão Carlos Passanha, que estava de guarda, que com as Companhias do Tenente General Domingos da Ponte Gallego, e Commissario Geral Jaques Tolon, occupasse hum monte fronteiro, ao em que estava a nossa sentinella; e reconhecendo os inimigos que as noslas Companhias erão só tres, avançarão com as doze, e desalojarao-nas. Nuno da Cunha pertendeo recuperar o posto com a gente que lhe ficava; porém o Conde de Castello-Melhor constando-lhe, que o Marquez de Vianna sahia do seu quartel com todo o exercito, ordenou a Nuno da Cunha que retirasse as Companhias ao abrigo da Infantaria. que guarnecia huns vallados. Entendeo Nuno da Cunha que guardar esta ordem, seria o mesmo que perder toda a gente que levava, e com muita prudencia mandou às tres Companhias, que sustentassem o Posto, em que estavão avançadas, e sopportassem as repetidas cargas da mosquetaria inimiga; porque desoccupando aquelle sitio, ficava toda a nossa gente exposta, sem opposição, a maior perigo. Foi tão util este bem fundado discurlo, que melhorou totalmente o nosso partido; porque o Commissario Geral Antonio de Almeida Carvalhaes. e o Capitão Diego Pereira, colericos do damno, que as nossas tres Companhias recebião dos mosqueteiros, avançarao com as suas Companhias com tão boa fortuna, que os derrotarao, e degolando muitos, fizerao enfraquecer o partido contrario; e havendo durado tres horas o combate, le retirarão os Gallegos, deixando na campanha quantidade de mortos, e prisioneiros dous Capitaens de Infantaria, e alguns Soldados: oito perderao a vida L4

1658.

Anno da nossa parte, ficarao trinta feridos, entre elles Luiz de Sousa de Vasconcellos com huma balla; e havia procedi-1658. do com grande valor, e os mais Fidalgos referidos, porque todos juntos, nao houve lugar arrifcado, em que nao empenhassem as suas pessoas. Na defensa do quartel teve grande parte Fernao de Sousa Coutinho; porque havendo chegado do Porto, onde estava levantado hum Terco, a visitar o Conde de Castello Melhor, lhe ordenou que governasse o Terço de Francisco Peres, que estava doente, e com elle occupou hum posto fóra do quartel, que o fegurava, e foi por muitas vezes avancado da maior parte da Infantaria inimiga, a que resistio com grande valor, e constancia. Este successo teve de prejuizo facilitar a temeraria confiança do Conde de Castello-Melhor, a quem nao moderava a prudencia de muitos annos os estimulos do valor inconsiderado, de que soube valer se D. Balthasar Pantoja na occasiao, que The offereceo a fortuna em dezasete de Setembro; porque havendo fahido hum comboy de Villa Nova pela estrada que corria entre os dous quarteis, mandou o Conde de Castello-Melhor sahir a Cavallaria a recebello á Torre do Nogueira, que ficava dos dous quartéis em igual distancia. Observou D. Balthasar esta resolução, e o pouco numero da nossa gente, e com ordem do Marquez de Vianna abalou a vanguarda a bulcar os batalhoens. Este 16 movimento obrigou ao Conde de Castello Melhor a sahir do quartel, estando já o comboy seguro, e podendo a Cavallaria retirar-se sem perigo. Os Mestres de Campo Francisco Peres da Silva, que já estava convalecido, e Diogo de Brito Coutinho, formarao os leus Terços, misturando-lhes Companhias de Auxiliares, na fialda de hum monte, que os Gallegos vinhao occupando. Domingos da Ponte, e os dous Commissarios Geraes abri-

los, ao calor da Infantaria: porém toda esta disposição

foi tao confusa, e apressada, que consistindo o perigo

na gente ser tao pouca, ainda o da desordem era maior.

O Conde, o General da Artilharia, e o Visconde de Villa-Nova, querendo accudir com os Cabos, a emmendar a

confu-

Perfifte na conducção de hii comboy,

Carregao os Castelhanos a nosfa Cavallaria.

Intenta o Cőde de Castel- garao os batalhoens, que constavao de trezentos cavallo-Melhor foccorrela com Infantaria.

OPARTE H. LIVRO III.

confusao dos Terços; e Cavallaria já não tiverão tempo mais que de, pelejar valerosamente como Soldados. Não quiz D. Balthatar Pantoja dar tempo a que se remediasse esta desordem, que estava observando; baixou do monte com a vanguarda do exercito, seguio-o o Marquez de Vianna com a segunda linha, e a reserva, constandó este troço de seis mil Infantes, e oitocentos cavallos. Adiantou-fe o General da Cavallaria com oito batalhoens, e algumas mangas de mosqueteiros, a atacar o lado direito da nossa gente, e o Tenente General com o resto dos bata-Ihoens o sado efquerdo: porém acharão muito maior opposição do que elles imaginavao; porque o Conde de Castello melhor, e os que lhe assistiao, determinarao Supprir com o valor a designaldade do poder, e inférioridade do sitio, e o sustentarao a pezar de toda a resolução dos inimigos. Reforçou D. Balthafar o combate, e soccorreo, o General da Cavallaria com mil Infantes, e cem cavallos, affistido de D. Pedro Lopes de Lémos, Conde de Amarante, de D. Luiz Peres de Viveros, irmao do Conde Fuen-Saldanha, de outras pessoas principaes, e Officiaes reformados. O Conde de Castello-Melhor, e o General da Artilharia procurarao, emmendando a fórma, fazer maior a refistencia; porém na força dos conflictos não costuma a ser facil este intento, e pelejando os inimigos com dobrada gente, e ventagem do sitio, forao Desbarataoos noslos Terços, e batalhoens desbaratados; e procu
fe ao quarrando os Soldados falvar se no quartel visinho, o conse-tel, guirao, por sustentarem valerosamente a força do combate na retaguarda o Conde de Castello Melhor, o General da Artilharia, o Visconde, a maior parte dos Officiaes da Cavallaria, e Infantaria, Luiz de Soula, Simao de Vasconcellos. Luiz de Mello, Manoel da Cunha, D. Francisco Rolim, Mathias da Cunha, e Manoel de Mello. Dentro do quartel se detiveraó os Soldados, e guarnecendo o derao lugar a que os Cabos, e Officiaes se recolhessem, e vierao pelejando até entrarem nelle, e esta mudanca de animo foi a defensa daquella Provincia; porque os inimigos fizerao alto, e nao tiverao resolução para investir o quartel, que penetrado, ficava a Provincia totalmen-

Anno 1658.

Anno 1658.

te indefesa. Morrêrao no conflicto os Capitaens de Auxiliares Manoel Teixeira, André de Abreu, e cincoenta Soldados: ficárao feridos cento e vinte, fendo hum delles Manoel de Mello, que havendo pelejado com infigne valor nesta, e em todas as occasioens antecedentes, morreo das feridas com merecido sentimento da sua falta. Os prisioneiros forao duzentos e cincoenta, em que entrárao o Sargento maior Antonio Nunes Preto, onze Capitaens de Infantaria, cinco pagos, seis de Auxiliares; durou a contenda das tres da tarde até cerrar a noite. Morrerao dos inimigos trinta, em que entrou o Capitao D. João Osorio: ficárão feridos oitenta, entre elles o Comis-Jario Geral D. Joao Taboada, o Tenente General da Cavallaria D. Thomas Ruys, os Capitaens de cavallos D. André de Robles, D. Alvaro de Anaya, D. Antonio de Moscoso, D. Perdo Niño. O. Marquez de Vianna levado do bom successo, descançou o dia seguinte, e deu lugar ao Conde de Castello-Melhor a tomar partido, e a falvar a pouca gente que lhe havia ficado. Chamou a conselho, e referio nelle o que todos tristemente testimunhárão. Difle que a gente era pouca, e os mantimentos menos : que o Marquez de Vianna vitorioso sem duvida -buscaria aquelle quartel, incapaz de se defender, pela falta de fortificaçõens, e de guarnição; com que era precilo ceder á fortuna, e escolher se caminho menos arrifcado de salvar aquelle pequeno troço, que era aunica defensa de toda aquella Provincia. Todos os do Conselho entenderão que a retirada era precisa; porém obrigados da valerofa atflicção do Conde de Castello-Melhor (que todos justamente amavão) delejavão antes arriscar as vidas, que apressar a marcha; porèm abreviou a precila retolução da retirada, fugir para o exercito contrario André de Arenas, Ajudante da Cavallaria, accusado dos grandes delitos, que tinha commettido neste Reyno. Conhecendo o Conde de Castello-Melhor, que a sua ras, ebusca noticia havia de facilitar aos Gallegos o receio de avancar o quartel, lhe poz o fogo em a noite de vinte; e hum de Setembro, e se retirou as Serras de Coura distantes duas legoas do quartelida Silva, fitio tão aspero, que se julga-

Perfifte nelle poucas hoo aloja nento das Serras de Coura.

ulgava por inexpugnavel. A artilharia conduzio a Valen. Anno a o Capitão Diogo Pereira. O Marquez de Vianna animado das informaçõens de André de Arenas, determinou nvestir o quartel na mesma noite, em que o Conde se etirou; e vendo que começava a atear-le nelle o fogo, mandou apreslar a marcha, e não se atrevendo a seguir nos que o largavão, triunfou (ó das cinzas do incendio. Chegou o Conde as montanhas de Coura; e com brevidade fortificou o passo da Ponte de S. Martinho, e outros, em que se podia considerar perigo. Recolheo as guarniçoens do Forte de Bethlem, e Atalaia do Sardal, postos importantes; porém era maior a necessidade de gente para fegurança do quartel, porque as ordens que fe passavao para convocar outra, todas erao mal succedidas, havendo o temor estragado o respeito, e a obediencia. Não se perturbava o animo invencivel do Conde de Castello-Melhor com estes infelices accidentes, antes parece que lhe aperfeiçoavao as virtudes, reprimindo lhe a demafiada confiança, que muitas vezes o expunha a empenhos inconsiderados, e perigosos. Representou vivamente à Rainha o grande risco em que se achava, de que havia sido causa o pouco credito que se dera aos seus avisos, e persuadio a Fernao de Sousa Coutinho, que sem embargo das ordens que tinha para marchar a Alentejo com o Terço que havia levantado no Porto, acodifie áquella Provincia ameaçada de maior perigo. Fernao de Soula aconselhado da melhor prudencia, cedeo a instancia do Conde, e marchou para o quartel de Coura com seiscentos Infantes, dando conta á Rainha, que approvou a sua resolução. O Marquez de Vianna com mais vagar do que pedia o bom tempo, que colheo, marchou com o exercito pelo pé do monte de Faro, cujas fraldas se estendem pela campanha de Valença, e a trinta de Setembro ganhou postos sobre o Castello de Lapella, situado, como fica referido, na margem do Minho entre Valença) e Monção, e occupou hum Arrabalde, que por não ter detenía, estava desamparado. Este principio facilitou a resolução de se dar hum assalto ao Castello na madrugada de dous de Outubro; mas forao rechaçados os que

1658.

Tomas os Lapella.

Anno avançatao com perda de hum Sargento Maior, e vinte e cinco Soldados, Governava Lapella Gaspar Lobato 1658. de Lançoes, Soldado de valor, porém mais carregado de annos, que de experiencias; o que logo se começou a verificar, admittindo no Castello muitas mulheres, e meninos, que costumao ser incentivos da pouca constancia dos Soldados na defenía das Praças. Vendo o Mar-Castelhanos quez de Vianna o máo successo do assalto, deu principio ao fitio, e mandou lançar huma ponte de barcas em Lagos de Rey. Começárao a jogar as baterias contra o Cattello de huma, e outra parte do Minho, não fizerao as ballas muito effeito nas muralhas, porém as que se empregárao na gente, baltárao para render o Castello; e Gaspar Lobato perturbado do clamor das mulheres, e meninos, e assombrado do horror dos mortos; e ameaço dos Gallegos, fez chamada, e se rendeo com cento e cincoenta Soldados, tres peças de artilharia, quantidade de muniçoens, e bastimentos, com que pudéra de. tender o Castello muitos dias. Mandou o Marquez de Vianna os Soldados para Galliza, as mulheres, e meninos para Portugal. Recebeo o Conde de Castello Melhor esta noticia com implacavel sentimento, vendo totalmente mudado o semblante da fortuna, que naquella me[ma:Provincia achara; tão favoravel; mas: compondo virtuolamente o animo com a relignação na vontade Divina, fazia da infelicidade momentanea eterno merecimento. Porém esta batalha, em que era necessario que o animo humano ficalle vencido do Espirito Divino gastava a campanha da vida, em que hum, e outro contendia, e dava armas á morte, que tambem pelejava contra os muitos annos do Conde, enfraquecidos com os largos trabalhos, que havia padecido na fua mocidade. No mesmo dia, que se perdeo Lapella, passárão o Minho, e entrárão no Valle do Rosal por ordem da Condessa de Castello Melhor cento e cincoenta Soldados do Terço de Rodrigo Pereira: forão sentidos, e desbaratados, mostrando o varonil espirito da Condessa, que até nas desgraças da guerra acompanhava fielmente a feu marido. O Marquez de Vianna, tanto que ganhou Lapella, marchou

hou sobre Monção, onde chegou a sete de Outubro, ntendendo, que ganhada aquella Praça, se lhe entrearia a de Salyaterra, por ficar distante pelo Minho acina menos de huma legoa. Rodeava Monção hum mu-/ o antigo de cantaria mal franqueado de alguns distan- Sitia-se Móes cobelos: huma parte do breve recinto dos muros cao, que goinha barbacaa, que guarnecia huma estacada, a ou-renço de ra cubria hum arrabalde sobre o rio, que estava fortisi. Amorim,

ado com huma trincheira de terra, e faxina. Na parte ue olhava a campanha, le viao dous baluartes impereitos, e alguns redentes, que descortinavão o rio. Haia-se levantado huma tenalha, a que chamavão Forte le Santo Antonio, que cubria huma emminencia exte-

ior, e pertendia defender a agua de huma fonte tão ariscada, por se nao conseguir, que a muitos Soldados uccedeo, antes de matarem a sede, beberem a morte.

No arrabalde ha dous Conventos, hum de Religiosas Franciscanas, outro de Freiras de S. Bento: este foi loo ganhado, e servio de plataforma; aquelle arruinou

artilharia. Governava Monção o Tenente de Mestre de Campo General Lourenço de Amorim Pereira. Consta-

a a guarnição de seiscentos Infantes pagos, e Auxiliaes, assistidos de Officiaes de conhecido valor, os manimentos erao muitos, as muniçõens poucas, e a espe-

ança dos soccorros estava dilatada.

A fete de Outubro começarão a jogar as batarias, e para cubrir o trabalho de huma, avançou D. Balthafar Panoja hum Terço de Infantaria a humas cazas, que estava6 óra da Praça: sahio a defendellas o Sargento Maior Diogo de Oliveira com quarenta Infantes, e resistio muitas noras as avançadas do Terço. Reforçarao os inimigos o ooder, retirou se o Sargento Maior ferido de huma balla le mosquete, de que brevemente morreo. Ganhadas as cazas, e lançada a ponte de barcas em o fitio chamado Caacoes, derao os Gailegos hum affalto á tenalha de Santo Antonio, que defendia o Alferes Estevão de Barbeitas. Foi o combate muito vigoroso; porém maior a resistencia. Retiraraō-fe os Gallegos, e no quarto da Alva tornaraō i investir a tenalha, imaginando que os defeniores defe

cançallem

Anno 1658.

1658.

Anno cançassem no bom successo: porém o Alferes valeroso. e vigilante, havendo lhe Lourenço de Amorim reforçado a guarnição, teve tao bom fuccesso, que obrigou aos Gallegos a le retirarem com perda consideravel; de que inferio o Marquez de Vianna, que a empreza de Monção era mais difficil, que a de Lapella, e dispoz continuar o sitio com maior cuidado. Levantarao-te duas plataformas, huma em o patio do Molteiro de S. Bento. outra em a Ermida de S. Juliao, em que jogarao seis meyos canhoens contra a muralha: a artilharia do Forte de Aitona occasionava grande ruina nas cazas da Villa, e a este mesmo sim se levantou quarta bateria na margem do rio, e todas, e hum morteiro laboravao incessantemente. Os defensores armados de valor, e facilitados com o costume das ballas, não buscarao mais reparo, que entregar-se à Providencia Divina. ( Melhor resguardo dos majores perigos) Difundio-le esta confiança pela debilidade das mulhes, que sem temor das ballas servião de admiração, e remedio aos feridos, e enfermos. O Conde de Castello-Melhor com incessante trabalho despedia ordens, promettia premios, e ameaçava com castigos a todos quarteis, li-aquelles, que não acudissem ao perigo publico: porém nhas, e dei nao valião estes remedios; porque dedicando Ponte de xao affediada Lima para frente de bandeiras, e ordenando o General da artilharia affistisse naquella Villa para formar o exercito, era tao pouco o numero da gente que acudia, e tão pouca a persistencia dos que chegavao, que mais crescia a desconfiança da defensa da Praça pelo desalento dos naturaes, que pelo valor dos inimigos; e todas estas fatalidades le hiao conjurando contra a vida do Conde de Caltello-Melhor, que como se alimentava dos alentos da honra, qualquer infelicidade a debilitava. O Marquez de Vianna conhecendo no valor dos defenfores de Monção, que não determinavão entregar aquella Praça a pouco custo, dividio a circumvallação della em tres quarteis bem fortificados com linhas, e fortins, que cerravão o cordão. D. Balthalar Pantoja, logo que legurou com o

exercito o soccorro, que podia entrar na Praça, camiphou com dous aproxes contra os sitiados. Determina-

Salvaterra.

no elles atalhar lhe os passos, e o conseguirao fazendo arias sortidas. A dezasete de Outubro sahirao do Fortim e S. Antonio contra o aproxe, que caminhava para aquela parte, e obrigaraó os Gallegos que guarneciao, a deamparallo. Forao loccorridos do exercito: retirarao-le s sitiados, pelejando com tanto valor à custa de alguns eridos, que deixarao a campanha cuberta de corpos de fallegos, entrando nos mortos o Capitao Segurá, e ouros Officiaes; e estes bons successos, que augmentavão alento dos fitiados, accrescentavão a pena do Conde le Castello-Methor pela impossibilidade de soccorrellos om a brevidade que desejava. Aliviou-lhe este cuidado Conde de Miranda Governador do Porto, que chegou o quartel de Coura com oitocentos Infantes, trazendo a fua pessoa o maior toccorro. Deu o Conde de Castelo Melhor noticia ao de Miranda do aperto, em que coniderava a Praça de Monção, do muito que necessitava le ser soccorrida, e dos poucos meios que achava para e conseguir este intento: e depois de larga conferencia justarao, que se lhe introduzisse qualquer soccorro que offe possivel; porque ainda que muitas vezes os soccoros pequenos mais fervem de desengano aos sitiados, que le remedio, sempre se consegue o alivio de mais defenores, e dar tempo de se formarem os exercitos para o occorro, ou para alguma util diversao. Offereceo-se o Mestre de Campo Fernao de Sousa Coutinho para examinar o sitio, por onde se devia introduzir o soccorro premeditado. Mostrou o Conde de Castello Melhor a saisfação que tivera desta offerta, entregando a Fernão de Sou'a feus dous filhos, para o acompanharem. O mesmo fez Mathias da Cunha, e o Capitao de Cavallos Diogo Peeira de Araujo, muito pratico daquelle districto. Sahio Fernaő de Sousa do qualtel de Coura em a noite dézanore de Outubro, e chegando ao quartel de Cortos a tiro de mosquete se apeou, e o Capitao Diogo Pereira, e entrando por entre as fentinellas das Companhias da guarda, que ficavão fóra dos quarteis, examinou o fitio que occupavao, a altura das linhas, o estado das estradas, e tudo o mais que convinha, para informar ao Conce do que vira, Anno 1658.

c nao

1658.

Anno e nao do que suppuzera; vicio, com que muitos exploradores tem feito perder grandes emprezas. Retirou-le Fernao de Sousa, e informando ao Conde de tudo o que havia examinado, lhe deu esperança de conseguir o que intentava. Promptamente fez o Conde aviso a Antonio de Almeida Carvalhaes, que governava Salvaterra, para que tivelle prevenidos todos os barcos, que erao necellarios para introduzir o soccorro, advertindo o de huns sinaes, que se lhe havião de fazer, para a hora de sahirem os barcos da Gandra de Cortos; emminencia, cujas fraldas lava o rio Minho; sitio, em que a Infantaria, e muniçoens haviao de embarcar, para se introduzirem por Salvaterra em. Monção. Feita esta prevenção, marchou a vinte e hum de Outubro o Tenente General da Cavallaria Domingos da Ponte Gallego com trezentos cavallos, e Fernao de Sousa Coutinho com quatrocentos Infantes, que forao entregues, depois de embarcados, ao Capitao Fernao Leite Pita, que levava em sua companhia os Cacom, trezen- pitaens Antonio Ferraz, Francisco de Castro de Arahujo, Alexandre de Sousa de Azevedo, Francisco Nunes tes, que em Pacheco, e outros Officiaes, trinta barrís de polvora, oito cunhetes de ballas, e dezaseis quintaes de murrao. Medio-se o tempo com tanta igualdade, que tudo se executou sem embaraço. Carregou a Cavallaria as guardas, fez a Infantaria os finaes, sahirao os barcos de Salvaterra, receberao trezentos e cincoenta Infantes, e as munições, e brevemente se introduzirao em Monção. Os inimigos, quando quizerao divertir este intento, acharao occupadas as estradas, que Fernão de Sousa havia reconhecido a noite antecedente. Forao rechaçados, e Domingos da Ponte, e Fernao de Sousa se recolherao sem perda alguma; retirando cincoenta Infantes, que por errarem o caminho se não embarcarao. Lourenço de Amorim recebeo o soc-

corro com grande contentamento, e entregou a Fernão Leite Pita a defensa das trincheiras. O Marquez de Vianna com a noticia da entrada do soccorro, e experiencia do máo fuccesso dos achaques, deliberou se deste hum assalto á Praça em a noite de vinte e cinco de Outubro, havendo as antecedentes mandado tocar repetidamente ar-

Praça o Conde de Castel lo-Melhor tos e cincoenta Infanbarcou no rio Minho.

ma, para que o disvello dos sitiados os fizeste menos vigorofos. As meia noite marcharao os Terços, e batalhoens para o assalto, e os Soldados, que carregavao. faxinas para cegar os foslos, o executação promptamen. te, e os Officiaes, que levavão as escadas, as arrimarão ás trincheiras com muito valor, accrescentando o ao subir por ellas. Accodirão os sitiados á desensa, picarãole os finos, accenderão le fogos, e como todos estavão destros, e exercitados, fizerão precipitar aos inimigos. Relistemos Os Cabos, que affiftião ao affalto, mandarão repetilio a fitiados hum tempo, que os fitiados havião allumiado os fossos com furioso as candieiros de fogo, e varios artificios; e ajudada esta luz salto. das muitas que scintillavão das peças de artilharia, e molquetes, ficou tão clara a campanha, que foi grande o effeito das ballas, empregando se quasi todas as que os fitiados tiravão, assim nos inimigos, que subião pelas escadas, como nas mampostas, e Terços de reserva. Ao melmo tempo que as trincheiras, forão avançados o Forte, que ficava por cima da fonte, governado pelo Capitão Francisco Nunes Pacheco, e os baluartes, e cortina. que olhavão para a campanha, e com o meimo valor forão os inimigos rechaçados: perderão quatrocentos homens dos mais luzidos do exercito, levarao outros tantos feridos. Na Praça morrerão setenta Soldados, entre elles os Capitaens Antonio Ferraz, Joseph Pereira Caldas, João Gomes de Sousa: ficarão cincoenta feridos, de que forão os principaes os Capitaens Fernão Leite Pita, Fernão Figueira de Palhares, João Pereira Pinto, Francisco Pita Malheiro; e o Capitaó Francisco Nunes Pacheco perdeo a mao direita de huma granada, que nella lhe rebentou? e todos os litiados relistirao á furia, e perfistencia do asfalto com memoravel constancia. Ao dia seguinte fizerao os inimigos chamada, pedio o Marquez cellao de armas, concedeo-a Lourenço de Amorim para se enterrarem osmortos, o que logo se executou. Forab-se continuando os aproxes; e avizinhando-le os que caminhavao as truncheiras, que cobriso o arrabalde, e Mosteiro de S. Francisco, e fazendo hum alojamento junto de hum Fortim chamado do Montinho; começarao a minalo; e conhe-

Anno 1.658.

Anno 1658. nhecendo Lourenço de Amorim o aperto a que a Praça se hia reduzindo; resolveo fazer aviso ao Conde de Castello Melhor, e elegeo para este empenho a Francisco Alvares Galé, pagador Geral daquella Provincia, que havia ficado na Praça, e a Fernao Taveira de Palhares, que sem risco chegarao ao quartel de Paredes, onde a nossa gente estava, e já nao acharao ao Conde de Castello-Melhor; porque depois de fazer toda a diligencia posfivel por juntar gente para romper as linhas dos inimigos, e vendo que o nao podia confeguir, e que erao mais os que le autentavao, do que os que se conduziao; o que o Conde inimigo do rigor, muito contra a ordem militar; nao emendava com o castigo, e de haver encomendado a Fernao de Sousa Coutinho, que intentasse meter na Praça novo foccorro pelos mesmos passos do primeiro, o que telicemente confeguio; introduzindo nella por Salvaterra oitenta Infantes, de que era Cabo o Capitao Diogo de Caldas Barbola, se retirou a Ponte de Lima com huma febre originada de huma profunda melancolia, que o obrigou a tomar oito sangrias. Com a mudança do fitio pareceo que melhorava; porém sobreveio-lhe huma cezaó tanto maior que as antecedentes, que a treze de Novembro com todos os Sacramentos, e actos de verdadeiro Catholico acabou a vida. Sentio se universalmente a sua falta, por ser o Conde de Castello-Melhor dotado das virtudes, que costumas acreditar os Varoens mais excellentes. Era muito valeroso, igualmente entendido, e fummamente amante da conservação do Reyno, o que varias vezes justificou, expondo a vida por lhe grangear gloria, e utilidade. Nao descançava no trabalho dos negocios, mas: em muitas occasioens se descompuzerao, por consentir que descançassem os que lhe obedeciao, desejando conieguir o que emprendia com affabilidaden; doutrina, que nao deve praticar se em todos os casos; porque na balanca da politica militar deve ter igual pezó acluttica ce at Milericordia: nascendo filho quarto de seus pays, deveo ao seu merecimento a grandeza da sua Casa. Era de estatura, pequera, mas de presença agradavel; morreo de sessenta e cinco annos; deixou por successor Luis de!

Morte do Conde de Castello-Me-

PARTE H. LIVRO III. Soula de Vasconcellos, que subio a sua casa a maior, e mais varia fortuna. O General da Artilharia Nuno da Cunha, logo que recebeo a nova da morte do Conde de Castello Melhor, deu conta a Rainha, representando lhe o muito que a falta do Conde accrescentava o perigo, nao Fica goverfó de Monção, e de Salvaterra, mas de toda a Provincia, ercito o Geparecendo que a gente, que a authoridade da sua pessoa neral da Arnao bastava a conduzir para o remedio publico, nao se-tilharia Nuria facil convocala a quem lhe succedesse; sendo nesta no da Cuuha consideração muito para recear os progressos dos inimigos. Assistiao no quartel o Visconde de Villa-Nova, o Conde de Miranda, D. Francisco de Azevedo; o Balso de Lesla Frey Diogo de Mello Pereira, e todos sem controversia se sugeitárao a obedecer a Nuno da Cunha, em Muda o exerquanto a Rainha não nomeava Governador das armas, cito para o quartel das Chamou elle a conselho, e todos convierao, que se mu. Chogas. dasle aquelle quartel para as Aldeas das Choças, situadas em hum valle cercado de asperissimas serras, que o seguravao; muito abundante de mantimentos, e tao pouco distante dos quarteis dos Gallegos, que do alto das serras se descubria toda a Ribeira de Monção, e com a commodidade de ser regada com as aguas do Rio Véz. Entrou Nuno da Cunha neste quartel, e achando nelle tudo o que anticipadamente sa havia premeditado, só carecia de se facilitar no soccorro de Monção o fim perten-

dido por falta de meios proporcionados de dinheiro, e gente, por não haver em todos os Terços pagos, Auxiliares, e ordenanças, mais que tres mil Soldados, igualmente bizonhos; porque os escolhidos estavao em Monção e Salvaterra, e occupavão as outras Praças ameaçadas todas as horas de igual perigo. A Cavallaria constava de quatrocentos cavallos debilitados com o largo tempo da campanha. Nuno da Cunha mandou a Fernao de Sousa. e Miguel de Lascol reconhecer os quarteis inimigos, e chegando depois de executarem esta ordem com grande perigo referio Fernao de Sousa no conselho assim o que vira, como o que entendia, na fórma seguinte. Que a importancia das Praças, e o aperto dos sitiados costumava a ser estimulo de se lhe introduzirem os soccorros: que

Anno 1658.

estas circunstancias concorriadem Monçad, porque na sua perda consistia quasi a de toda a Ribeira do Minho, 1658. hum dos melhores districtos de toda aquella Provincia; e os seus defensores, depois de valerola resistencia de tres mezes, chegavao á ultima extremidade, defendendo com poucas muniçoens, e bastimentos humas debeis trincheiras contra hum poderoso exercito: que o remedio dos dous foccorros, que com muita felicidade se haviao introduzido, fe fora util para augmentar os defenfores, fora prejudicial por diminuir os mantimentos, lendo tal a extremidade, que da morte de huns dependia a vida dos notros: que neste aperto era necessaria prompta resolução, e que difficilmente se descobria alguma, que nao fosse muito perigola: que o exercito inimigo se se diminuia com as mortes, crescia com as levas, e que as fortificaçõens erao de qualidade, que só os Fortes exteriores erao onze com fossos de trinta pés de alto, e que os quarteis erao tres, tao bem flaqueados, ajudando-os a aspereza do sitio, que difficilmente poderiao ser superas dos de hum grande exercito; mas que por outra parte considerava, que Monçao perdido, não le podia defender Salvaterra, e que desta Conquista se devia recear a de toda a Provincia; porque as debeis, e antigas fortificaçoens de Valença, e Villa Nova a nao cobriad : e Vianna, e Ponte de Lima não estavão fortificadas, e do Posto se nao devia esperar resistencia alguma; porque nem defensa: nem presidio tinha, que segurasse aquella Cidade, que le podia contar pela fegunda do Reino; e que por rodas estas consideraçõense le devia procurar, que o foccorro de Monção o confeguille mais a arte, do que a força: que o rio Mouro, que entra no Minho huma legoa por cima de Monção se duas abaixo de Melgaço, tinha ham porto muito capaz de fe introduzir por elle o foccorro, e fortiflimo pelo fitio para fegurança do quartel daquelle pequenocexercito : que se deviao fabricar quantidade de barcos, para que não faltavão madeiras, e que carregando le de mantimentos, e da gente, que pudessem levar, se sicava dando tempo aos situdos, para aguardarem o fuccésso do exercito, que em Alentejo te

81 ef- Anno

1658.

preparava para foccorrer Elvas, que erão as unicas efperanças, de que devia sustentar se a duração daquella Praça: que os barcos podião ser vinte e cinco, que confórme o computo que havia feito com Miguel de Lascol, erao os que bastavão para levarem duzentos homens, e mantimentos, e muniçoens para hum mez: que se podiao fabricar em Melgaço no termo de quinze dias, e que lançados de noite á rapida corrente do Minho, mal poderiao ser atacados de outros, quando a falta da noticia nao facilitafle ao Marquez de Vianna o mandar prevenillos. Ouvio Nuno da Cunha esta proposição, e antes de se votar nella, disse, que havião sahido do quartel de Paredes para aquelle litio das Choças, onde se achavão, só a fim de meter em Monção, ou Salvaterra hum grosso comboy, o que se difficultava pelos tres Fortes, e bateria, que os Gallegos havião levantado na parte, por onde se determinava introduzir o soccorro: que pelas listas que tinha tirado, se achava com dous mil homens, que aguardava oitocentos da Comarca de Barcellos, a Vasco de Azevedo Coutinho com alguma gente, e a que o Visconde havia tomado por sua conta mandar conduzir; e que toda junta, suppunha prefaria o numero de cinco mil Infantes da qualidade que era notoria, e que nas Companhias de cavallos poderiao montar quatrocentos e vinte cavallos: e que nesta supposição, no perigo em que Monção se achava, e ao que ficava exposta toda aquella Provincia com a perda de Monção, lhe dissessem os do Concelho, se lhes parecia se intentasse o loccorro pela parte dos Cortos, ou pela de S. Bento da Torre, levando se instrumentos de fogo para se romper a ponte: e nao fe podendo confeguir, que caminho fe podeia intentar, ou que sitio se devia eleger para se fortificar; e que qualquer resolução, que se tomasse, devia ser prompta pela gravidade do negocio, ponderando-se juntamente, como merecia, o parecer de Fernao de Sousa; e que se acaso serviste de embaraço exercitar elle a occupação em que estava, a cederia voluntariamente, antepondo a conveniencia publica a todas as dependencias particulares. Conferio-se no Concelho largamente a proposta de Nu-

Anno 1658.

no da Cunha, e a opiniao de Fernão de Soula; e o Vilconde, o Conde de Miranda, e D. Francisco de Azevedo fizerao hum papel, em que dizião, que sendo viva o Conde de Castello Melhor em vinte e seis do mez antecedente, havião sido de parecer, que se fizesse hum Forte sobre a Praça de Lapella, em quanto se juntava gente para soccorrer os sitiados, e que conseguido este intento, se passaria a remediar o damno do Forte de S. Luiz; e que não podia haver mais util emprego, que este que tinhao apontado, podendo fabricar-se com os barcos, que havia, facilmente huma ponte; por onde se introduzisle soccorro nas duas Praças, e se procurassem cortar os comboys, que continuamente entravão no exercito inimigo: que esta opinião se desprezara, de que se havia originado o perigo imminente, em que por Monção, e Salvaterra se achava toda aquella Provincia: que na presente occasiao, juntando-se cinco mil homens, como o General da Artilharia propunha, erao de parecer que le fabricasse hum quartel para a parte de S. Bento da Forre, no sitio que parecesse mais conveniente; que deste quartel se intentalle por todos os caminhos o soccorro de Monçao, e se fizesse toda a diligencia por se comper a ponte de barcas dos Gallegos, e que estas resoluçõens todas devião de ser promptissimas; porque os sitiados, conforme os avidos de Lourenço de Amorim, hiao carecendo de todos os meios de fe defenderem: que o successo delte intento enfinaria as resoluçõens, que se devião tomat nas mais difficuldades, que ficavão por decidir: que a diligencia mais precila era juntar-se Infantaria capaz de superar intentos taó perigolos, e que para este effeito se devião, applicar os meios mais proporcionados. Os Meltres de Campo Francisco Peres da Silva, Diogo de Brito-Coutinho, e o Tenente General da Cavallaria Domingos, da Ponte forao, de parecer, que naquelle quartel das Choças se aguardasse o numero de gente, que perfizes. se o de quatro mil homens, e que com elles se/occupasse o alojamento de S. Bento da Torre, que ficava meia. legoa de Monção, e hum quarto de legoa da ponte do inimigo; e que conseguido este intento, parecia facti-

vel soccorrer-se Monção, e queimar-se a ponte. Nuno Anno da Cunha affeiçoado ao voto de Fernão de Soufa, mandou preparar as barcas; havendo ellas de ser vinte e cinco, não se fabricarao mais que seis; desigualdada que di-

minuhio muito o intento deste soccorro.

A vinte e seis de Novembro marchou Nuno da Cunha do quartel das Choças, deixando guarnecidos huns Fortins com Infantaria Auxiliar para segurança dos fornos, que coziao o pao do exercito. Adiantou le Francisco Peres da Silva com o seu Terço, e duas Companhias de cavallos. Seguia-se-lhe o Tenente da Artilharia Miguel de Lascol com oitenta carros de muniçõens, e varios ingredientes; e no fim de tres dias tomarao quartel no sitio da Valinha entre os dous rios Mouro, e Valadares, cobrindo o primeiro a frente, o segundo a retaguarda daquelle breve troço de exercito. Encomendou Nuno da Cunha a preparação de seis barcos a João Filgueira y Gajo, que se achava no exercito, como particular. Joao Filgueira ajudado da grande expedição do Tenente de Mestre de Campo General Joseph de Sousa Sid, a quatro de Dezembro. fez que ficassem preparados para poderem navegar. Em quanto durou esta prevenção, trabalharão os Gallegos por aperfeiçoar os fornilhos, com que determinavão voar o Fortim do Montinho, e tendo os atacado a feis de Novembro, derao fogo as minas; e ainda que surtirão pouco effeito, deu o allalto a gente que estava prevenida para este fim; e sendo a brecha valerosamente defendida dos sitiados, se retirarao com grande perda os expugnadores; e querendo manifestar o seu pouco receio, fizerao huma sortida contra hum Fortim opposto ao de Si Francisco, de que tambem foraó rechaçados. Satisfizeraó-fe os inimigos com outro assalto pelo mesmo lugar do antecedente; de que se retirarao com igual successo. A quantidade de more tos, os muitos feridos, e enfermos haviao fido causa de se diminuir muito aquelle exercito. Mandou El-Rei D. Pilippe reforçallo com novas levas, e remontas, e dous Terços, que de novo se formarao. Na Praça era maior o perigo, e o trabalho, porque os mortos, e feridos erao muitos, as doenças grandes, e os mantimentos tão pou-

M 4

Anno 1658.

cos, que o Governador mandou coartar a reção; e como a necessidade facilita impossiveis, a vinte e cinco de Novembro sahio da Praça hum Ajudante com vinte Soldados pela parte dos aproxes, que caminhavão ao Forte de cima da fonte, por haver visto, que naquelle sitio pastava algum do gado, que servia em o Trem da Arti-Iharia. Pegou em oito boys, em dous cavallos, e tres Soldados, e sendo carregado de grande numero de inimigos, conduzio a preza valerofamente a Praca ao calor da Artilharia, e mosquetaria della. Dos prissoneiros soube-Lourenço de Amorim, que no aproxe, que caminhava ao Fortim de S. Francisco, se não trabalhava pela grande aspereza do terreno; e que o tempo que persistirao nelle, haviao perdido os inimigos quantidade de Soldados. e derão juntamente outras noticias muito uteis aos litiados. Morreo neste tempo o Capitao Mór de Monção Felis Pereira de Castro do grande trabalho, e cansaço que havia padecido, e foi eleito em seu lugar Francisco da Cunha da Silva, e os mais Postos, que vagarao, proveo Lourenço de Amorim em pessoas muito benemeritas; e confiderando que os enfermos lhe terviao de embaraço, e gastavão os mantimentos, embarcou setenta, e os lançou pelo rio abaixo. Havendo passado Salvaterra, forao sentidos do Forte de Aitona; fahirao delle algumas mangas de Infantaria ao porto, e a mosquetaços obrigarao aos miseraveis enfermos a se recolherem a Salvaterra, onde to. dos acabarao lastimosamente a vida. Nos aproxes, que caminharao ao Forte de cima da fonte, trabalhavão os inimigos com incessante calor, e como chegarão a alojar-1; pouco distantes do Forte, derao principio ao trabalho das minas, que sendo sentidas dos sitiados, intentarao c im mao successo desembogallas, por serem tambem sentidos, e se lhe mudar o caminho. Acabada a mina, que rematou em o angulo de hum baluarte, atacada, e prevenidos os Terços para o affalto, pelo Mestre de Campo. General, e montada a Cavallaria para lhe dar calor, pelas onze horas do dia le deu fogo á mina, e aberta brecha capaz do affalto, a investirao com grande valor os que eltavao destinados para este emprego. Foi o primeico, que acodio

acodio a defender a brecha, o Capitaó Francisco de Casro de Araujo, que governava aquelle Forte, seguido do Capitao Francisco Soares Malheiro, e do Alferes Domingos Nogueira. Acodio por outra parte o Capitao Francisco de Sousa de Lucena, e os Alferes Roque Gonçalves, e Matheus Alvares Galé, que ajudados de outros Officiaes, e Soldados, detiverao valerosamente o impeto, com que os inimigos intentavao confeguir o affalto. Ao estrondo da mina acodio Lourenço de Amorim, e exhortando com memoravel constancia aos seus Soldados, foi ás cutiladas hum dos principaes defensores da brecha. Estorcou D. Balthafar Pantoja varias vezes com novos foccorros o assalto; mas rebatidos todos do ardor dos defensores, mandou tocar a retirar, por serem tantos os mortos, e feridos, que receou a desobediencia dos que novamente intentasse mandar ao assalto. Desemparada a brecha, a fortificarao os sitiados, que perderao nesta occasião ao Alferes Domingos Nogueira, e ficarao alguns Soldados mortos, e outros feridos; e como a gente era ja tao pouca, qualquer diminuição era perda confideravel, e a que estava capaz de pelejar, sustentava-le com tão pouco, e mal são mantimento, que por instantes se lhes diminuhiao as forças, e se lhe dilatava o vigor, so animado do espirito, que era invencivela

Neste tempo havia chegado ao Visconde de Nomea aRai-Villa-Nova patente de Governador das Armas de En-mba o Viscótre Douro, e Minho; porque logo que a Rainha tece de de Villabeo aviso da morte do Conde de Castello-Melhor, sez Nova por Governador eleição da sua pessoa para aquelle emprego, assim pelas das Armas. muitas partes, de que era dotado, como pelo respeito, que tinha grangeado em Entre Douro e Minho a fua authoridade, adquirido na criação, dominio de lugares, e governo das Armas, que por tantos annos havia exercitaco. Quando lhe chegou a patente, estavao carregados es feis barcos, em que havia de navegar o foccorro de Monção, com mil e quatrocentos, e sessenta alqueires de trigo, quantidade de legumes, medicamentos, e refrescos, dezaseis barrís de polvora, oito cunhetes de ballas, e oito quintaes de murrao. O Visconde, supposto que

Anno 1658.

esta.

1658.

Anno esta fórma de soccorro fora contra o seu parecer, resolveo que se intentasse, porque à vista parecia a execuçaó menos difficil, do que fora confiderada; o que redundava em louvor de Fernão de Soula, que propoz este intento, e de Nuno da Cunha que o deu á execução. Antes de despedidos os barcos, havendo crescido o rio Minho excessivamente com as grandes innundaçõens do Inverno, mandou o Visconde com prudente consideração larçar ao rio alguns madeiros compridos; que a furia da corrente não deixava profundar, cujo impeto combatendo as ligaduras dos barcos da ponte dos inimigos, as rompeo em varias partes; e tendo o Vilconde este aviso em quatro de Dezembro, despedio o soccorro conduzido pelo Capitão Christovão Ferrao de Castello Branco, que se em Monção offereceo para este emprego, acompanhado de alguns Soldados valerolos, entregando-se os cinco barcos, que lo rio, e fa. o seguião, a varios Officiaes. Desamarrarao, e acharao opzem os fitia- poito o Capitão reformado D. Affonço Pita com feis bardos valerosa cos armados, e huma cadeia atravessada no rio, despertando a vizinhança do quartel, e a ruina da ponte o cuidado do Marquez de Vianna: porém o impeto da corrente do rio ajudou aos nossos barcos a romper por estas difficuldades, e conseguirao tres, entrarem dous em Monção, hum em Salvaterra, que necessitava de mantimentos, como Monção: os outros tres barcos atracados com igual numero de embarcaçõens inimigas se forao apique. Lourenço de Amorim logo que sentio o estrondo no rio, mandou baixar gente á praia, e recebeo com grande contentamento ao Capitão Christovão Ferrão, e ao Alferes reformado Marcos Barbosa. Os sitiados, ainda que o soccorro era pequeno, ostentarão das muralhas com grandes demonstraçõens de alegria o seu contentamento, que occalionou no Marquez de Vianna tanta desconfiança, que esteve resoluto a levantar o sitio, a não ser encontrada a fua determinação dos mais Cabos do exercito, que o perluadirão a não perder a constancia; e tanto que se diminuhio o impeto da corrente do Minho, reformarão a ponte, e dobrarão a vigilancia. os litiados (como os loccorros erão inferiores aos perigos) cada dia se thes accrescenta-

vão

Introduz-se **fegundo** foccorro perelistencia.

187

vao os trabalhos, e nao foi o de menos molestia o la morte do Capitao Fernão Leite Pita, occasionada le huma febre, que lhe sobreveio sobre as feridas que navia recebido, por ser o seu valor, e prestimo merecedor de toda a estimação. Succedeo-lhe no governo las trincheiras o Capitão Diogo de Caldas Barbofa. O Marquez de Vianna com a experiencia do mão fuccésto los aslaltos mandou fazer a guerra pelos morteiros, e arilharia, que pelejavão em damno alheio sem perigo proprio. Defejava defeulpar com algum bom fuccésto a desgraça dos antecedentes, offereceo se o General da Cavallaria para author desta vingança, como se não tivera anto rilco em fer vencedor, como em fer vencido: endo os proprios naturaes os que bufcava, para feem ligados aos carros dos feus triunfos. Inculcou ao Marquez a interpreza dos dous Fortes, que cobrião a estrada dos arcos de Val-de-Vez, distantes duas legoas do nosso quartel, e huma das seitorias das Choças, discurlando, que rendidos os Fortes, e as feitorias, necessariamente havia o Visconde de mudar de quartel, de que refultaria grande defalento nos firiados. Pareceo esta empreza digna de se executar, e para este effeito entregou o Marquez de Vianna ao General da Cavallaria dous mil Infantes, e trezentos cavallos, marchou com elles a sete de Dezembro, e achou os Fortes guarnecidos com gente da Ordenança, de tal qualidade, que fazendo mais confiança dos pés, que das mãos, os desempararão antes de lerem investidos; mas entropecidos do medo se perderão no caminho, que buscavão de se salvarem; porque alcançados dos inimigos, padecérao o merecido, e lastimolo estrago; se póde chamar-se lastimoso o dos que perdem a vida, por faltarem ás obrigaçõens da honra. Occupou o General os Fortes, e algumas partidas que se diantarao, chegando às feitorias, lhe puzérao o fogo: porém o receio da retirada, e a muita agua que choveo, divertio a total ruina daquella fabrica. Na mesma noite, que os inimigos marchárao a esta empreza, intentou o Visconde introduzir em Monção outro soccorro na mesma fórma, que havia mandado o antecedente; porém lan-

Anno 1658.

çan-

Anno cando se ao rio quatro barcas com Soldados, muniçoens, e mantimentos, todas se perdérao : huma foi a pique atacada com outra inimiga, as tres levadas da corrente aportárao no paiz contrario. Esta noticia, e a da perda dos Fortes chegarao ao Visconde ao mesmo tempo, e sem dilação levantou o quartel do rio Mouro, e passou ao das Choças a reedificar os Fortins, e feitoria, de que dependia o sustento daquella gente, que necessariamente devia conservar na campanha para defensa daquella Provincia. Antes que marchasse, mandou derribar huma ponte por cima do rio Mouro, que facilitava aos Gallegos a entrada dos Lugares abertos. Poucos dias depois chegado o Visconde ao quartel, padeceo o sentimento da morte do Mestre de Campo Francisco Peres da Silva pela causa, e pela pessoa; porque tocando se arma, pleteou a vanguarda o Capitao Gonçalo Mendes com tanta demasia, que o Mestre de Campo cegamente intentou castigallo com a bengala. Pareceolhe ao Capitao que nao salvava a honra com a obediencia, e avaliando o castigo por afronta, disparou ao Mestre de Campo huma pistola em huma fonte, de que logo cahio morto. Foi preso Gonçalo Mendes, e escapou da morte fugindo da prisaó: pation a Roma, teve intelligencia para tomar Ordens, e alcançou alguns Beneficios no melmo lugar do homicidio, conleguindo pelo delicto, o que devia negoceár pela virtude. Succedeo esta delgraça nos ultimos dias de Dezembro, tempo, em que os sitiados erao mais apertados da fome, das baterias, e dos assaltos, e o Visconde

> No governo das armas da Provincia de Tras os Montes succedeo D. Rodrigo de Castro a Joanne Mendes de Valconcellos, quando a Rainha o mandou pallar á Provincia de Alentejo; porém D. Rodrigo antes que entralfe a governar Tras os Montes, exercitou no exercito de Alentejo o Posto de Mestre de Campo General na forma, que fica referido, e governou. Tras os Montes mais de.

> com incessante cuidado trabalhava por soccorrer Monção, e cobrir aquella Provincia: e nós refervaremos, conforme a ordem da historia, para o lugar competente

o remate desta campanha.

Successos de Tras os Montes.

Anno

1658.

ium anno o Mestre de Campo Antonio Jaques de Paiva. Va Primavera investigou com util diligencia as prepaaçõens dos Castelhanos, de que sez a Rainha repetidos visos, e desejando conservar os Povos socegados, prourava observar a correspondencia, que Joanne Mendes navia ajustado com elles, de que as entradas de huma, e outra parte se suspendessem, e se algumas partidas se lesmandassem, se restituissem os gados, e roupa que se oubassem: porém os Castelhanos animados das esperanas do poder, que se prevenia para a Conquista de Porugal, quebrarao o ajustamento, e entrarao pelo termo de Miranda, e como acharao os lugares seguros na sé do ntrato, fizerao damnos consideraveis, e levárao grosissima preza. Desejava Antonio Jaques satisfazer se desta xorbitancia; porém nao achava, que tinha poder sufficinte mais que para huma difficultola defensa; porque a gente paga, Auxiliar, e da Ordenança estava igualmente dedicada para o foccorro das Provincias de Alentejo, e Entre Douro e Minho, ficando Antonio Jaques necessitado de pelar na balança dos perigos, qual dos dous era maior. Por muitas vezes teve ordem da Rainha para mandar todas as tropas para Alentejo: porém o damno daquella Provincia, e o risco de Entre Douro e Minho, o obrigarao a expor-se a asperissimas reprehensoens, por suspender a execução, até que ultimamente dividio o soccorro, parte para Alentejo, parte para Entre-Douro e Minho, e defendeo Tras os Montes sem damno consideravel.

Governava neste tempo ambos os Partidos da Beira D. Sancho Manoel , e tratava com grande cuidado não lo Successos de os confervar, mas de divertir os foccorros, que po- dos Partidos diao embaraçar a empreza de Badajóz. Constoulhe nos da Beira. ultimos de Mayo que hum troco de Infantaria paffava a este intento le labendo que necessariamente havia de demandar o porto de S. Maria, mandou occupallo com trezentos Infantes, e duas Companhias de cavallos. Forao Ientidos dos Castelhanos, que estavão no lugar de Arci. vo, legoa e meia distantes do porto, e sahírao resolutos a desalojallos. Teve D. Sancho noticia desta marcha, \_achan•

Anno achando-le duas legoas do porto: apressou se com toda a diligencia, e não levando mais que cem cavallos, che-1658. gou a tempo tao opportuno, que os Castelhanos comecarao a travar a peleja com os que occupavão o porto. Dividio os cem cavallos em duas Companhias, e atacou-os com tão bom luccesso, que os desbaratou, sicando huma parte mortos, os mais prisioneiros. Retirou·se, e começou a despedir soccorros a Alentejo tao consideraveis, que no tempo que durou o sitio de Badajoz, passarão de doze mil Infantes, e de seiscentos cavallos, e mandou com a Cavallaria os Tenentes Generaes Manoel Freire de Andrade, Gil Vaz Lobo, e o Commissario Geral Francisco Freire de Andrade, e com a Infantaria o Mestre de Campo Bartholomeu de Azevedo Coutinho. Porém os Castelhanos animados da falta de gente daquelles partidos fizerao varias entradas com grande damno dos lavradores. Foi das mais consideraveis. a que executarao no termo de Castello-Rodrigo com trezentos cavallos, e com cem mosqueteiros, e levarao todos os gados daquelle districto. O sentimento desta perda persuadio aos Paizanos de Castello Rodrigo, Almofalla, e Escalhao, a intentarem restaurar a preza com quatrocentos homens, que juntarao, e formados na eltrada por onde os Castelhanos se retiravão, os investirao sem ordem, de que se originou serem derrotados com facilidade; porque depois que a prudencia armou ao valor, forao quasi sempre vencedores os melhor disciplinados: e nao houve no descurso deste anno nesta Provin-

Noticia do Estado do litico, Em-

cia outro successo digno de memoria. Resistia o coração varonil da Rainha Regente o suror das guerras externas com tanto vigor, prudencia, e governo po-actividade, como temos mostrado, e dispunha com grande cuidado atalhar as domesticas, de que por instantes lhe Conquistas, crescia o receio, vendo augmentarem-se nas inclinações del-Rey habitos indignos da sua grandeza, de que os Principes difficilmente se despem, persuadidos do engano de terem por arbitros da justiça, izentos do castigo, coco le a Divina não fora superior a esta vaidade, Dissimulava a Rainha as reprehençõens que devia dar a El-Rey; porque

الم المالاء

191

orque reconhecendo-as pouco efficazes, não queria exor a perigos o seu respeito. O Prior de Sodofeira acha-· se desenganado, de que os preceitos da Grammatica udessem ter emprego nos divertimentos del-Rey: 16 o onde de Odemira trabalhava por moderar os excessos ue julgava em El-Rey perniciolos, e intolleraveis; mas e tal sorte, e com tal arte, que por não arriscar a sua onservação, não procurava a sua emmenda por repreençoens, nem por ameaços de castigo, que erao muios quinze annos na soberania de hum Rey para exaspedos, e só usava de exquesitas diligencias para lhe imoslibilitar os divertimentos, que não erao licitos, aparindo o mais que era possível da sua communicação os neios de os executarique encaminhando o a outros pais uteis, e mais decorofos, foi hum delles o exericio de montar a cavallo , affim para que não carecefe de arte tão digna do emprego de hum Principe, que arece inseparavel da grandeza dos soberanos; como paque exercitada a perna direita, que era a offendida da ebre maligna; e meneando a redea o braço da mesma arte, que padecia igual lesao, pudestem ambas cobrar lgum vigor. Deo-le ordem ao Conde do Prado, que seria de Estribeiro Mór pela menoridade de Luiz Guedes e Miranda, de quem era o officio, para que tivesse caallos promptos, e a Antonio Galvão de Andrade, Estrieiro menor, antigo criado da Caza de Bragança, e desto no manejo dos cavallos feitos as fellas de brida, e giera, para que affittifle a dar lição a El-Rey. Teve prinicio em hum patio no interior do Paço, a que chamavão e Leao, por hum que em huma leoneira nelle fe criava; introduzindo se o veneno pelo mesmo caminho da triaa, rela parte, por onde entravão os que assistião da fanilia inferior á lição dos cavallos, fe introduziao nas hoas de festa na presença del-Réy varias pessoas de humise nascimento, encaminhadas por Antonio de Conte, paa serem instrumentos das melhoras da fua fortuna. Os eteitos perigofos, que a converfação da vileza desta gene produzia no animo del Rey, te começarao a diffundir or todo o Reyno em grave prejuizo da prudencia do Conde

Anno 1658.

Anno 1658.

Conde de Odemira, por se presumir que a sua omissao era comprehendida neste desconcerto. Soube o Conde que corria contra elle esta calumnia, e dispoz-se varonilmente a remedialla, buscou a hora em que El Rey se divertia na indignidade dos exercicios referidos, entrou de improviso na presença del-Rey, e depois de expulsar a Antonio de Conte, é a todos os mais de que elle se acompanhava, estranhou a El-Rey severamente aquelle divertimento, mostrando lhe os grandes, e perigolos inconvenientes a que le expunha, lendo hum delles o risco da propria vida, pouco segura entre tão abatida companhia, e rematou dizendo: que Antonio de Conte, como author de tao grave delicto, nao havia de tornar a apparecer na sua presença. Recolheo-se El-Rev com grandes demonstraçõens de sentimento, e Antonio de Conte, nao querendo der lugar a que a separação o fizesse esquecido del Rey, teve industria para lhe introduzir tao viva desconfiança, e tao implacavel ira, que o melmo Conde de Odemira, que tinha sido author de tao louvavel relolução, não teve poder para evitar. que Antonio de Conte sahisse da presença del-Rey; e como estes forao os remedios, que se applicarão a tao mortal enfermidade, não se podia restaurar a saude, como fe pertendia. Antonio de Conte, para maior segurança da sua fortuna, introduzio na assistencia del-Rey a hum irmão seu estudante, chamado João de Conse, menos artificiolo; porém de mais arrojados impulsos, que os de Antonio de Conte, e desta forte se forão tecendo tantos exercicios indignos, que não he justo explicalos; escolhendo-se só aquelles, que bastão, para dar luz á historia, e que lervem para justificação das graves materias, que havemos de referir. 

Crescia tenra planta neste infecundo terreno de virtudes o Infante D. Pedro com tão adversa fortuna, que os rayos do mesmo Sol, que devião alimentar o seu espirito de heroicas doutrinas, erao settas venenosas, que furiosamente determinavão sepultado na morte dos vicios, que costumão immortalizar-se nas memorias posthumas dos Principes, passando muito álém das sepulturas. El-Rey

I-Rey nao 16 offendia a criação do Infante com os pericolos exemplos dos seus illicitos desenfados, porém abcolos exemplos dos seus illicitos desenfados, porém abcolo en en la completa de lição, e mais por
emulação, que por affecto, o apartava dos saudaveis documentos de seus Mestres. A Rainha emmendava quancolhe era possível este perigoso mal, de que via se inficionava a descendencia de tão gloriosos Progenitores, e o
docil natural do Infante; ainda que se separava mais do
que se podia esperar de tão poucos annos de trato tao ariscado, nao deixava de lhe ser prejudicial á educação,
que era precisa a hum Principe, de que dependião todas
as esperanças do Reyno: porém a mysteriosa attenção da
Providencia Divina o livrou de muitos precipicios, a que
esteve arriscado.

Affistia em París Feliciano Dourado, e não teve este anno mais negocio de importancia, que conservar a mizade daquella Coroa; e a Rainha fez eleição de Francisco Ferreira Rebello para o mandar a París a pedir pernissa á Rainha Regente para levantar quatro mil homens, e persuadir alguns Engenheiros a que passassente Reyno; diligencia que se desvaneceo com a vitoria

las linhas de Elvas.

Em Roma aflistia Francisco de Sousa Coutinho: a ajudar a sua negoceação passou Frei Domingos do Rosaio, e antecedentemente o Padre Nuno da Cunha, mas ancontrando todos os grandes obstaculos, com que prevalecia o poder dos Castelhanos, estorçando as suas proposiçõens com a morte del Rey D. Joao, que diziao ser a ultima ruina da conservação de Portugal, e quasi se chegava ao ultimo desengano de não poderem melhorar os

ntentos deste Reyno.

A Londres passou Francisco de Mello em virtude la mercê, que a Rainha lhe sez desta embaixada, na sórma que sica referido. Pouco tempo depois de chegar, moreo Cromuel; mas subsistindo a sua parcialidade, soi acciamado Protector seu silho Ricardo, durando a contunacia dos inimigos del-Rey, que com excessiva molestia ujeitava a sua grandeza á dependencia de savores alheios. Francisco de Mello com grande prudencia butcava todos N

Anno 1658.

França

Romes

Lariet

os caminhos de sustentar a correspondencia com este Reyno; porque não perigasse no embaraço de hum rompimento maritimo em tempo, que Castella applicava todo o seu poder pelas fronteiras deste Reyno.

Nomeou a Rainha por Embaixador de Hollanda a D. Fernando Telles de Faro, em quem concorrião muitas partes dignas daquelle emprego, de que se originou parecer a eleição acertada; porque os negocios de Hollanda erao os que merecião maior cuidado, e os que devião ser tratados com maior destreza; porque os Castelhanos com particular attenção se valião de todos os successos an. tecedentes do Brasil, para irritarem contra este Reyno,

as armas daquella Républica.

Tangere.

O Conde D. Fernando de Menezes continuava a assistencia do governo de Tangere com tanto acerto, e pru-Successos de dencia, que igualmente era amado dos moradores daquella Cidade, e timido dos Mouros. Poucos dias deixava de sahir ao campo, e como tinha Gailan por opposto, necessitava de toda a vigilancia, por ser Gailan de grande valor, e muita industria; e era de qualidade o respeito que lhe tinhão os Mouros, que estando resolutos a largarem as fementeiras pelo damno, que recebião dos Cavalleiros da Praça, não deixando lograr lhes os frutos, os obrigou Gailan a continuarem o trabalho, defendendo os com a Cavallaria: porém não lhe pode prohibir o prejuizo de nao colherem as fementeiras, por lhas queimarem os Cavalleiros da Praça no tempo, em que haviao de segalas. Adoeceo neste tempo o Conde General, e começando a convalecer, tornou a recair obrigado do defassocego, que lhe occasionava o cuidado da defensa daquella Praça. Começando a melhorar, teve noticia que Gailan estava com todo o poder álém de Alcaçar focegando algumas alteraçoens, que havia entre os Mouros. Valeo-fe da opportunidade, mandou entrar ao Adail com cento e cincoenta Cavalleiros pela parte de Nazareth, chegou até hum posto chamado a Safa grande, fez consideravel preza de Mouros, Mouras, e gado, e recolheo se, sem avistar os inimigos. Continuavao-se vivamente as entradas, e correrias dos Mouros, e como

1658.

e tanto exercicio se occasionava perda de cavallos, re- Anno olveo o Conde tiralos com industria de Andaluzia, pela esconfiança de lhe nao poderem hir do Reyno opprimio com o sitio de Badajoz, e guerra do Minho. Conseuio este intento pela diligencia de André Lourenço, e rancisco Domingues, que mandou lançar de noite na raia de Tarifa, onde tinhao intelligencia, e por varias. ezes trouxeraó a Tangere excellentes cavallos, que renediarao a falta, que havia delles. Mandou neste temo Gailan ao Conde hum Secretario seu, chamado Seron, nuito pratico, e intelligente, pedir-lhe cessao de armas or dous mezes, para que de huma, e de outra parte ouvesse algum descanço; porém que Gailan nao se obriava a legurar mais, que a roda do Xarfe, e Meimao, e campo, que fica entre a ribeira de Tangere velho, e dos Indios, excluindo a serra, que dizia nao segurar, elo perigo de o exporem a quebrar a fua palavra alguns adroens, que podiao entrar na serra sem seu consentinento. Chamou o Conde a Concelho os Cavalleiros prinipaes, e concordarao que a tregoa se não admittisse, se Gailan nao fegurasse o campo, e a serra do cabo para denro, e toda á roda, que costumava empregar se em guaras; e que os escutas, e atalhadores pudessem occupar os eus postos seguramente; e outras clausulas, e declaraoens precisas para segurança de negocio tao importante, ratando-le com gente de tanta infidelidade. Respondeo eron; que nao trazia poderes tao largos, pedio oito dias e prazo para trazer a reposta de Gailan. Passados elles, oltou sem conclusad. Continuou-se a guerra, e Gailan codio a oppor se a hum Capitao de Bambucar, que deerminava apoderar-se de Alcaçar: porém ganhando o om dinheiro, se livrou deste perigo, e continuou lenamente a guerra do campo de Tangere.

Achou o principio deste anno governando o Estado Successos da a India a Francisco de Mello de Castro, e Antonio de India. ousa Coutinho, por ser já falecido Manoel Mascarenhas Iomem; e como a armada Hollandeza continuava a affifencia daquella Praça, elegerao para guarda della por apitao Mór de Sanguiceis a Bernardo Correia, e pre-

Anno

venirad para a armada de alto bordo nove náos, e hum Pataxo, de que era Capitania o Sacramento da Trindade, em que se embarcou o General Luiz de Mendoça, levando por Capitao de Mar, e Guerra a Verissimo Pereira. Bartholomeu de Vasconcellos, que havia chegado do Reyno por Capitao Mór em a não Bom JESUS do Carmo, duvidou embarcar-se á ordem de Luiz de Mendoça, sem a preminencia, que lhe tocava pelo seu Posto, de levar bandeira de Capitania. Cedeo desta duvida com declaração, que o regimento, que Luiz de Mendoça havia de repartir pelos Capitaens de Mar, e Guerra, expressasse, que lhe communicava a ordem que havia de seguir, e nao que lha mandava. D. Pedro de Alencastre, que se havia de embarcar em a não Bom JESUS da Vidigueira, achava se doente e foi nomeado para governala o Capitao Jeronymo Carvalho. Da não Sao Francisco era Capitao Manoel André, de Santa Maria de Anzic Joao Rodrigues Viegas, de Sao Lourenço Joseph Pereira de Menezes, de Sao Thomé Gaspar Pereira dos Reys, de S. Joao D. Manoel Lobo da Silveira, do Pataxo S. Thereza Antonio de Saldanha, e por Almirante em a não S. Antonio da Esperança Antonio Pereira. Acompanhavão a estes galeoes feis navios de remo governados por Bernardino de Tavora, de quem era Almirante seu filho Luiz Alvares de Tavora. A gente que andava nos Sanguiceis, que guardavao a Barra, se dividio pela guarnição da armada: acabada de aparelhar, e passando de dous mil homens que levava de guarnição, sahio Luiz de Mendoça a pelejar com os Hollandezes a cinco de Janeiro. A noite antecedente mandou repartir os Regimentos pelos Capitaens de Mar, e Guerra, e não levando o que tocava a Bartholomeu de Vasconcellos a especialidade, que se lhe havia promettido, escreveo a Luiz de Mendoça hum escrito, em que dizia, além de outros desconcertos, q em quanto se lhe dilatava tomar major satisfação do aggravo, que recebia, fizera com os pés em pedaços o regimento que lhe mandara: e fez deixação do Posto. Luiz de Mendoça logo que recebeo este escrito, o soi levar a Antonio de Soula

Sousa Coutinho, que estava na Fortaleza da Aguada. Paa remedio da falta de Bartholomeu de Vasconcellos elegeo Antonio de Sousa a D. Manoel Mascarenhas, que eceitou o governo do navio pela importancia da occasiao, em reparar nos grandes Postos, que tinha occupado, e embarcou-se por seu Soldado Bartholomeu de Vatconcelos. No mesmo tempo se ausentou D. Manoel Lobo da Silreira, publicando haver tido noticia, que por huns Soldalos do seu mesmo navio o mandava matar Antonio de Sousa Coutinho; mas não se verificou que houvesse causa intecedente, que pedisse tao grande demonstração; mas causa verdadeira desta separação forão as duvidas que eve com Luiz de Mendoça, tendo os serviços de D. Manoel na India mui inferior premio ao seu merecimento, e similhantes desunioens forao sempre a origem dos máos successos, que tivemos no Estado da India; pois sempre destemperou a desordem muitos progressos, que havia forjado o valor. Mandou tambem Antonio de Soula Coutinho a Francisco Gomes da Silva, governar a náo de Gaspar dos Reys, que adoeceo antes de sahir a Armada. Ao romper da manhãa desamarrou Luiz de Mendoça seguido dos mais navios: achou já á vela a Armada de Hollanda, que com a diligencia possivel se fez na volta do mar, mostrando não querer esperar a contenda. Adiantou-se Luiz de Mendoça na Capitania, que era bom navio de véla, e alcançando dous navios Hollandezes, começou a acanhoalos. Voltou a sua Capitania a soccorrelos, e encorporados, seguio a sua derrota, e a nossa Armada o seu alcance, separada da Capitania em tao larga distancia, que cerrando a noite, nao deu Luiz de Mendoça vista dos mais navios, nem da Almiranta, que atracou com huma não Hollandeza, que deixou dentro da Almiranta a bandeira do gorupés. O Bom JESUS do Carmo, e S. Thomé tambem pelejarao com a artilharia; mas pouco espáço. Os Hollandezes desculpavao o desdouro desta retirada, dizendo que era o feu regimento naó pelejar com a nossa Armada, e fó lhes mandava detela, para que nao soccorresse Jafanapatao, que tinhao sitiado. Recolheo se Luiz de Mendóça na manhãa seguinte, e entendendo que lhe nao N3

Anno 1658.

Anno servia o pataxo que levava, o desarmou, e dividio pelas nãos a guarnição. Sahio segunda vez, passados pou-1658. las naos a guarmado. Dante la cos dias, procurando emmendar no regimento os erros da primeira jornada. Os Hollandezes da mesma sorte se fizerão á véla, e forão discorrendo pela costa abaixo, seguidos a balravento da nossa armada, e chegando quasi a poder abordalla, se fizerao os Hollandezes ao mar. Luiz de Mendoça mandou tirar huma peça, e não sendo entendida dos Capitaens de Mar, e Guerra dos mais navios, voltou para Goa; e chamando abordo os Capitaens, os reprehendeo de nao atracarem os novios Hollandezes ao final da peça que tirou. Respondeo lhe D. Manoel Mascarenhas, que o regimento, que elle havia da do, não especificava, que o sinal da peça fosse para se atracarem os navios; e que sendo elles obrigados a guardat. o regimento, ficava por sua conta dar a razão, porque se havia posto aos bordos com os inimigos, podendo atracalos. Conhecendo Luiz de Mendoça o fundamento desta justificada desculpa, mandou recolher os Capitaens aos seus navios; e os Gevernadores agradecerao a D. Manoel o seu zelo, e destinando a sua não, para haver de passar nella ao Reyno Bartholomeu de Vasconcellos, mandarao prevenila, e D. Manoel se recolheo a sua caza. Sahio terceira vez Luiz de Mendoça, e tornou a recolher se sem mais effeito, que alguns mortos das ballas inimigas. Voltou quarta, promettendo seguir os Hollandezes até Bathavia, ou desbaratalos, se se resolvessem a pelejar. Com este intento levantou ferro de noite; mas os Hollandezes que não dormião, se fizerão á véla com grande ordem, e diligencia, e estando já a nossa Armada entre a fua, acalmou o vento: ficou a Capitania entre quatro navios, com que peleijou furiosamente; porém ficando desaparelhada com as muitas ballas que receberao todas as obras, nao pode acodir aos mais navios. Ao melmo tempo peleijou a não S. Thomé com quali toda a Armada de Hollanda; porém com peior fortuna; porque morto o Capitão Francisco Gomes da Silva, que a governava, e outra muita gente, se lhe ateou o sogo da artelharia no velame, que estava tendido por fóra da não, e se queimou miseravelmente.

relmente, não lhe acodindo a Almiranta, como pudera; porque o Almirante ficou desacordado de hum hastilhaço, que lhe deu pelos peitos. Salvou-se alguma gente da que e lançou a nado por diligencia do Ajudante Francisco Gracia: os Hollandezes recolherão a outra parte, e receperao neste dia consideravel perda; porém nao foi bastane para largarem a barra, e continuarao na assistencia della nté os ultimos de Mayo, que se recolherao, respeitando is tormentas do Inverno.

No tempo dos successos referidos foras os Holandezes sobre Manar com oito navios, e cinco pataxos, dous mil Infantes Europêos, cinco mil Chingalas, quantidade de Brandanezes, gente muito valerola. Governava aquele districto Antonio de Amaral de Menezes com titulo de General da Ilha de Ceilão. Tanto que chegou a Armada, mandou sahir em sua opposição a Armada de remo, que constava de quatro navios, e de quatro Sanguiceis, governada pelo Capitao Mór Gaspar Carneiro Girao, que evou por Almirante a Alvaro Rodrigues Borralho. Eraő Capitaens das outras embarcaçõens Francisco Pereira, e Antonio de Aguiar de Mendoça, Pantaleao Gomes Brandão, Joao Pereira, Joao de Abreu, e Antonio Toscano. Tres dias pelejarão com a Armada Hollandeza com grande resolução, e lhe embaraçarão lançar gente em terra: porém confiderando o General que o poder dos Hollandezes era taó superior, que necessariamente o remate da peleja havia de ser infelice, mandou ordem ao Capitao Mór, que passasse para a ponte de Talemanar, rompendo por qualquer oppolição, que os Hollandezes lhe fizessem, até se queimar com as fuas náos. Chegou esta ordem ao Capitão Môr de noite, e executou-a com tanta brevidade, e resoluçao, que mandando picar as amarras, investio com as náos inimigas, e deitando-lhe dentro quantidade de panellas de polvora, as obrigou a lhe darem lugar a sahir para fóra, e occupar o fitio, que se lhe havia ordenado. Na manhãa (eguinte achando-le os Hollandezes sem oppofição; lançarão debaixo da fua artilharia a Infantaria em terra, sem poder impedir-lho a nossa gente, que constava de seiscentos homens em oito Companhias; porque in-N4 ten-

1658.

Anno tentando sahir das trincheiras, que os cobriao das ballas, foi morto o General, e o Sargento Maior Bento de Sou-1658. fa, e o Capitao Simao Dorta; e o Capitao Mór se retirou á Fortaleza com tres feridas, e perda de alguns Soldados, O Capitao Mór da Armada, sabendo deste destroço, mandou queimar os navios: retirou-se para a Fortaleza com a gente delles, que o conduzio ás costas, por fer tropego, e quali cego: e como a Fortaleza nao tinha capacidade para se defender de tao poderosos inimigos, deixou o Capitao Mór Antonio Mendes Aranha nella alguns Soldados, que embaraçassem, o que fosse posfivel, a marcha dos Hollandezes: passou com mais gente a Montota, e deste sitio com trabalhosa marcha chegou a Jafanapatao, onde os Hollandezes tambem chegarao dentro de poucos dias. Aguardou-os fóra da Cidade Alvaro Rodrigues Borralho, que governava pelo impedimento de Antonio Mendes Aranha: pelejou com os Hollandezes no sitio de Columbo Manoel da Gama, e depois de perder cincoenta Soldados, se retirou á Cidade, recebendo os Hollandezes confideravel perda. Era a Cidade aberta, mas com as defenías, que os fitiados lhe fizerao, a defenderao valerolamente hum mez. Palsado este tempo, se recolherao á Fortaleza, que constava de quatro baluartes, mas de materias tao frageis, que fizerao pouca resistencia ás ballas de artelharia. Debaixo de dezasete baterias começaras os Hollandezes os aproxes: pelejarao os sitiados com grande valor quatro mezes, que durou o sitio; porém corrompidos da pelte, e defmaiados da noticia do mão successo da Armada, que era toda a sua esperança, se entregarao vespera de S. Joao, governando a Fortaleza Joao de Mello Sampayo. Forao as capitulaçõens á vontade dos sitiados, em quanto ás honras militares, e permissao de salvarem os casados a sua roupa; porém não durou mais a palavra promettida, que o que tardarão os sitiados em abrir as portas do Castello; porque Henrique Loso General dos Hollandezes permittio indigna, e tirannamente, que os Soldados fossem desarmados, as mulheres ultrajadas, roubados os paizanos: levou o Govarnador, e mais Officiaes para

para Bathavia, onde estiverao mais de hum anno prissoneiros com excessivas molestias: as metmas padeceraó os Soldados que mandou para Europa. Emmendou em parte este desconcerto o General Joaó Macuca, que assistia em Bathavia no governo supremo, favorecendo os Officiaes, remettendo os paizanos, huns para a India, outros calados á instancia sua para Bengale. Depois da perda de Jafanapatao tomarao os Hollandezes Negapatao. que por nao ter Infantaria paga le entregou, e os moradores, que erao ricos, capitularão salvarem as fazendas, e guardando-se lhe a capitulação, passarão á Fortáleza de S. Thomé; e entre tantas infelicidades fluctuava o Estado da India; triunfando os Hollandezes das nossas dissençoens, e desordens, que erão de qualidade, que não podião os Governadores em Goa, nem compolas, nem castigalas: ultima miseria dos Imperios. Chegou em Outubro a Goa o Capitão Mór Urbano Fialho Ferreira, que vinha de Chaul com cinco navios a encorporarse com Ignacio Sarmento de Carvalho, que estava nomeado General da Armada, e Costa do Norte; e do Reyno o Capitão Mor D. Jeronimo Manoel de Mello em a não Bom JESUS de S. Domingos, e Manoel Velho, que lahio de Lisboa por seu Almirante, apartando-se da viagem, não chegou a Goa, senão em Mayo do anno leguinte.

Anno 1658.



HISTO-



# HISTORIA DE PORTUGAL RESTAURADO. LIVROIV.

# SUMMARIO.



UNTA o Conde de Cantanhede o exercito para soccorrer Elvas: pergunta os pareceres de D. Sancho Manoel, e Officiaes Maiores, que estava situados.

Chega-lhe sem risco a reposta: tem peor successo cinco Soldados, que mandou subir da Praça, que informaras a D. Luiz de Aro da parte, por onde se determinava introduzir o soccorro. Sabe o exercito de Estremoz: da-se a batalha a quatorze de Janeiro: rompem se as linhas: soccorrese a Praça, sicando os Castelhanos totalmente desbaratados: Passa o Conde de Cantanhede a Lisboa a lograr o merecido applauso da vitoria. Fica D. Sancho Manoel governando a Provincia de Alente-

203

jo: manda o Tenente General Pedro de Lalanda, e ao Commissario Geral João da Silva de Sousa armar as Companhias de Valença, e carear os gados dos campos de Broças com quatrocentos cavallos. Derrotao nos os Castelhanos. Nomea a Rainha por Mestre de Campo General da Provincia de Alentejo ao Conde de Atouguia, e Affonso Furtado General da Cavallaria. Dá principio a este exercito armando as tropas de Badajoz: derrota parte dellas, e Diniz de Mello desbarata em Mourao outro troço de Cavallaria. No Minho continua-se o sitio de Monção: intenta o Visconde varias vezes soccorrelo, e nao o consegue. Resistem os sitiados bum furioso assalto, e rendem a Praça, por se extinguirem quasi totalmente os defensores della. Retira o Visconde o exercito a vista dos inimigos valerosa, e militarmente, e segura-o, passada a ponte do rio Mouro, e aquartela se nas Aldeas das Choças. Rendese Salvaterra, e resolve a Rainha Regente formar novo exercito para a desensa do Minho. Varios successos nas outras Provincias. Dispoem a Rainha dar Caza a El-Rey: nomea-lhe Gentis homens da Camara. Manda por Embaixador a França ao Conde Se Soure. Chega áquelle Reyno, quando se começava a tratar a paz entre aquellaCoroa,e a de Caftella: acha insuperaveis contradições, e não pode divertir a fugida do Duque de Aveiro, que passou por França para Castella. Passa a Portugal o Marquez de Chup com varias proposiçoens, que se lhe não admittem. Continuão-se com pouco effeito as negoceaçoens de Roma. Sustenta Francisco de Mello a correspondencia de Inglaterra. Parte por Embaixador de Hollanda D. Fernando Telles. Toma a escandalosa resolução de passar contra a se publica.

Anno 1659.

PORTUGAL RESTAURADO, blica, e particular, ao serviço del-Rey de Castella. Nomea a Rainha o Conde de Miranda por Embaixador das Provincias unidas. Noticias da guerra de Africa, e estado da India.

1659.

Os termos apertados, a que estava reduzida a Prassa de Elvas depois de dous mezes e meio de continuas, e mortaes enfermidades, a deixámos sitiada no fim do anno antecedente da guerra da Provincia de Alentejo, e ao Conde de Cantanhede com grande zelo, e actividade, prevenindo em Estremoz o exercito para soccorrer os sitiados, tão Junta o Co-dependentes deste remedio, que quasi estavão reduzidos de de Canta- ao ultimo aperto, e as difficuldades de se unir ao exercito nhede o ex- erao insuperaveis, que parece que só o grande coração foccorrer El. do Conde pudera vencelas; porque as enfermidades, que o contagio de Badajoz espalhou por todo o Reyno, inficionarao de sorte quasi todas as povoaçoens delle, que era difficultofissimo tirarem le levas de gente capaz de tão grande empreza; e a que chegava ao exercito, era tão mai disciplinada, que só a confiança do valor invencivel da Nação Portugueza podia animar as esperanças da vitoria. O Conde de Cantanhede, antes de tomar a

Pergunta os pareceres de Officiaes dos.

introduzir o soccorro em Elvas, escreveo a D. Sancho Manoel, e Manoel, e lhe ordenou chamasse a Concelho todos os Officiaes Maiores, e pessoas mais qualificadas, e proestavaó sitia- pondo-lhes a resolução, com que a Rainha ordenava se soccorresse aquella Praça, a deliberação com que elle, e todo o exercito se achavão de conseguir a empreza, ou acabar na demanda, ouvisse os seus pareceres sobre a parte, por onde se havia de introduzir o loccorro. Chegou este aviso a D. Sancho, não sem difficuldade, pelo muito que se hião adiantando as fortificaçõens dos Castelhanos. Logo que o recebeo chamou a Concelho, e na conferencia, antes dos votos forão muitos, e diversos os

pareceres. Discursavão huns, que o exercito devia escolher hum de dous partidos, ou da arte, ou da força ar-

tificiosa

ultima refolução da fórma, e da parte, por onde havia de

205

ificiosa: que a disposição de se conseguir o soccorro por itte, devia ser introduzir se em Gampo-Maior a quantilade de mantimentos, e muniçõens, que fosse possivel, narchar o exercito por aquella Praça, e alojar junto do io Caia, occupando cinco portos, que só se vadeavao lo porto das Mestras, que he a parte por onde entra em Guadiana até a Godinha, espessa mata, que facilitava a commodidade da lenha, e barracas: que estes portos erao os unicos, por onde recebia mantimentos o exercito de Castella; porque o rio Guadiana com as repetidas innundaçõens do Inverno, nem dava passo, nem loffria ponte, por se espalhar a corrente pela campanha, de sorte que não havia distinção entre ella, e o rio: que alojado o exercito, e guarnecidos, e fortificados os poltos, necessariamente havião os Castelhanos carecer totalmente de mantimentos, e por este respeito, ou levantar o sitio, retirando-le a Valença, ficando na eleição do nosso exercito pelejar com as ventagens, que na marcha se offerecessem; ou pertender facilitar a passagem de Caia por qualquer dos cinco portos com tão inferior partido, como claramente se mostrava nas ventagens do nosso alojamento, com a differença de querer dar huma batalha, rompendo as bem fortificadas linhas dos Castelhanos, para introduzir o soccorro em Elvas; ou esperalo o nosso exercito fortificado com hum grande rio por fosso, e huma Praça como Campo-Maior na retaguarda, e que a gente bizonha que trazia, cobraria novo alento, vendo o superior partido com que havia de pelejar: que achando-se nesta prudente, e militar disposição algum inconveniente, e querendo-se fazer o pleito mais summario, pela desconfiança da pouca persistencia da gente devia ser a força tao artificiosa, que se escusasse o maior perigo a hum exercito, de que totalmente dependia a conservação do Reyno: que o modo de se conseguir este intento, devia ser marchar o exercito com a frente no quartel da Corte, alojar o mais visinho delle que fosse possivel, compondo-se os Terços da retaguarda de quatro mil homens os melhores do exercito com escadas, e faxinas, e todos os instrumentos de expugnação necessarios para

Anno 1659.





Anno 1659.

tao grande empreza, e que ametade dos batalhoens deviao levar faxinas, e granadas: que tomado o alojamento, tanto que cerrasse a noite, se havias de mandar partidas, que tocallem vivamente arma em todo o quartel, e a vanguarda do exercito se havia de arrimar ao quartel da Corte, e atacar as trincheiras, de sorte que os Castelhanos entendessem que os outros rebates erao diverloens, e por aquella parte se intentava o soccorro; e para os confirmar nesta presunção, devia jogar furiosamente a artilharia dos baluartes daquella parte, e á do Forte de Santa Luzia contra o quartel da Corte, mandando juntamente huma grossa partida, que sahisse da Praça a tocar-lhe arma: que antes de se dar principio a todas estas operaçõens, havia de estar em marcha o troço dos quatro mil Infantes, e mil e trezentos cavallos, e chegar-se com toda a diligencia pela parte das Ameymoas ( onde quasi não havia linha levantada ) ao Forte de nossa Senhora da Graça, e a todo o risco se devia dar o assalto com a Infantaria, e nao bastando, com os Soldados de cavallo desmontados; e que logo que esta operacao tivesse principio, sahiria a Cavallaria, e Infantaria, que houveste na Praça, a ajudalos, por consistir nella a saude publica; e porque o Forte era pequeno, e facil de ganhar, logo que se rendesse, ficava a Praça soccorrida; porque o exercito com esta certeza havia de marchar a aquelle sitio, e delle caminhar para a Praça; porque entre ella, e o Forte nao podiao subsistir as tropas inimigas, fem padecerem da artilharia, e mosquetaria da Praça o ultimo estrago: que a todas estas operaçõens dariao lugar as muitas horas que durava a noite, e que os Caltes lhano divididos na precisa segurança dos quarteis, e larga circumvallação das linhas, não fariao de noite a menor oppofição fóra dellas. Este parecer foi exposto na conferencia por D. Luiz de Menezes, a quem D. Sancho Manoel havia chamado a Concelho por favor particular, nao lhe tocando entrar nelle pelo seu Posto. Approvou-o D. Sancho, o Conde de S. Joao, e D Joao da Silva: feguirao os mais a Diogo Gomes de Figueiredo, que disse que o valor dos Portuguezes nao necessitava de industrias, nem

nem a qualidade da Infantaria do exercito, por ser a maior parte bizonha, dava lugar a muitas operaçoens: que o exercito devia marchar pela estrada direita de Estremoz, e pela parte dos Murtaes, que ficavao á mao direita daquella estrada ao pé da serra de N. Senhora da Gra• ça; investir as linhas com as espadas nas mãos ao favor das baterias da Praça, e da fortida da Infantaria, e Cavallaria della : que com esta resolução, e favor Divino, que 1e devia esperar propicio á nossa justiça, podiamos contar por infallivel a vitoria. Estes pareceres remetteo D. Conde de Sancho Manoel ao Conde de Cantanhede, e chegando Cantanhede lhe seguros, chamou a Concelho a André de Albuquer-sem risco a que, D. Rodrigo de Castro, Affonso Furtado, e ao Con-reposta. de da Feira, e propondo lhes as duas opinioens dos sitiados, feguirao todos atacarem-se as linhas pela parte dos Murtaes, sem prevalecer a consideração de se poder achar, como devia suppor-se, o exercito de Castella formado dentro da linha á nossa opposição; experiencia que totalmente difficultava este intento, ou posque a sciencia militar até aquelle tempo nao tinha mais exercicio, que o do valor; ou porque a Providencia Divina, querendo manifestar a sua misericordia, desviava os discursos prudentes, para que triunfando as Armas Portuguezas pelos caminhos menos acertados, nao perigasse na vaidade o agradecimento. Tomada esta resolução, fez o Conde de Tempor Cantanhede aviso a D. Sancho Manoel do que ficava de- fuccesso cinterminado, e ordenou-lhe mandasse logo cinco Soldados co soldados. praticos na campanha para guiarem a marcha do exercito que mandou pela parte mais conveniente. Mostrou o successo quanto sahir da Pradevia escusar se parigo desta ordan : porque no ever devia escusar-se o perigo desta ordem; porque no exer-formarao aD. cito havia grande numero de Officiaes, e Soldados, que Luiz de Aro sabiao todos aquelles caminhos, e nas observaçõens dos da parte por Cabos confistia o seu acerto, e segurança. Chegou a D. onde se de-Sancho esta ordem, e executando a com menos recato, introduzir o do que convinha, escolheo os cinco Soldados, e os exa-soccorro, minou se saberiao guiar o exercito pela parte dos Murtaes. Responderao-lhe o que não podião ignorar, e vierão a entender o que não convinha que soubessem, pelo perigo a que hião expostos. Despedio os D. Sancho, e a pouca

Anno 1659.

Anno pouca distancia da Praça, os fez prisioneiros huma grossa partida, que com outra se occupava em impedir a cor-1659. respondencia entre a Praça, e o exercito. Mandou D. Luiz de Aro dividilos, e examinalos, e com promessas; e ameaços se renderão a confessarem ao que erão mandados; e como a declaração de cada hum concordou com a que fizerao todos, teve D. Luiz de Aro por sem duvida, que o exercito determinava romper a linha pelo fitio dos Murtaes, e persuadido desta certeza mandou com grande calor adiantar por aquella parte as fortificaçoens. O Conde de Cantanhede, nem D. Sancho Manoel tiverão noticia da perda destes Soldados, com que ficou muito mais arrifcado o intento do exercito; nem D. Sancho recebeo hum aviso, que o Conde lhe fez, de que determinava sahir de Estremoz a onze de Janeiro; porque os Castelhanos na certeza da visinhança do perigo dobraraó a vigilancia, e por mais de vinte dias teve só communicacaó a Praca com o exercito na valerosa sahida, que sez Gomes Freire de Andrade, a tomar posse de huma Companhia-de Cavallos, em que estava provido, acompanhado de Marcos Teixera, tambem nomeado no exercito Védor Geral da Artilharia, e de dous guias, levando Gomes Freire avisos de grande importancia ao Marquez de Marialva; os quaes D. Sancho Manoel lhe deu vocalmente, por fiar do seu segredo, que os nao descobrisse em caso, que fosse prissoneiro, e temer que não pudesse occultar as cartas que levasse, e tiverão a fortuna de que o seu volor, e diligencia os livrou de tão grande perigo, conduzindo os ao exercito, e neste tempo não houve na Praça mais que algumas fortidas de pouca importancia; porque os Castelhanos só tratavão de legurar os quarteis com fortificaçõens, e de applicar levas de Infantaria, e Cavallaria, para engrossar o exercito, entendendo, que desvanecido o soccorro, ficava a Praça entregue, e a Provincia perdida.

Erão os mortos em tão excessiva quantidade, que havia dia, em que acabavao trezentos, como já dissemos, e o numero dos que estavão capazes de tomar armas, era tao diminuto, que o Terço de Agostinho de Andrade, a que

haviao aggregado nove Auxiliares, e Ordenanças, Anno onstava de noventa Soldados. A noticia das muitas léas, que entravão todos os dias no exercito de Castella, eve o Conde de Cantanhede por Geromenha de Franciio de Brito Freire: porém valeroso, e acautelado não uiz communicalla a outra alguma pessoa; porque o ardor om que todos caminhavão á gloria daquella empreza, io pallalle de arrojado a discursivo, pois nesta occasiao temeridade devia ser contada como virtude, na consideção de confistir no soccorro de Elvas a conservação do eyno; e havendo neste tempo chegado todas as levas. carruagens, que se aguardavão, e achando-se promas todas as mais preparaçõens precisas para tão grande tento, sahio de Estremoz o nosso exercito Sabbado nze de Janeiro, governado por D. Antonio Luiz de Sahe o exerenezes Conde de Cantanhede. Era seu Mestre de Cam. cito de Estre-General com titulo de primeiro, e com o exercicio General da Cavallaria André de Albuquerque. Exertava a occupação de Mestre de Campo General D. Roigo de Castro Conde de Misquitella: Occupava o Posde Capitão General da Artilharia Affonso Furtado de lendoça: Os Tenentes Generaes da Cavallaria da Proncia de Alentejo, erao Achim de Tamaricurt, e Diniz Mello de Castro: da Provincia da Beira, Manoel Freide Andrade, e Gil Vaz Lobo: do Reyno do Algarve, edro de Lalanda: Commissarios Geraes da Cavallaria, ao da Silva de Soula, e Joao Vanichele. Constava a fantaria de oito mil Infantes, dous mil e quinhentos gos, os mais Auxiliares, e Ordenanças, divididos em zateis esquadroens governados pelos Mestres de Cam-Pedro de Mello, D. Manoel Henriques, Antonio alvão, Fernando de Mesquita Pimentel, Bartholomeu : Azevedo Coutinho, Gabriel de Castro Barbosa, Luiz : Sousa de Menezes, Luiz de Mesquita Pimentel, Alro de Azevedo Barreto, Antonio de Sá Pereira, Greorio de Castro de Moraes. O Terço de Manoel Velho, ie havia falecido em Estremoz, governava o Tenente : Mestre de Campo General, Affonso de Barros Torvão; de Mertola o Capitão Mór Lucas Barrofo Sembrano, o

1658.

Anno de Moura o Sargento Maior Balthafar de Sá de Soute Maior, o do Conde da Torre o Sargento Maior Manoe Nunes Leitao, o de Francisco Pacheco Matcarenhas e Sargento Maior Manoel da Silva Dorta. Serviao os postos de Tenentes de Mestres de Campo General Diogi Gomes de Figueiredo, Manoel Lobato Pinto, Acença Alvares Barreto. Compunha-se a Cavallaria de dous mil e quinhentos cavallos, e quatrocentas egoas, e constavo trem de sete peças de artilharia da campanha, com to das as prevençoens convenientes. Na retaguarda do exercito marchavão duas mil cargas de muniçoens, e mantimentos, e duas mil cabeças de gado para se introduziren

na Praça, em caso que sosse possivel.

Quando o exercito sahio de Estremoz, nao mar chou todo unido: ao fegundo, e terceiro dia da march fe lhe encorporarao as guarniçoens de Geromenha, Villa Viçofa, Borba, Campo-Maior, Arronches, e Monfor te. Tomou o primeiro alojamento em Alcaravica, e con tinuou a marcha ao Domingo ao amanhecer: e havend sido todos os dias antecedentes de excessivas tempestades este foi de Sol claro, e resplandecente, e servio de feli ce annuncio aos Soldados, e logo que sahio de Atalai dos matos, se formou em batalha; e como a maior par te da Infantaria tinha pouco exercicio, fez dilação a fói ma, e ficou alojado no fitio de Rebola, huma legoa d Atalaia dos matos. A' fegunda feira, tanto que rompe a manhãa, divididos os claros, e compassadas as tropas marchou a occupar o alto da Atalaia dos C, apateiros, qu the ficava visinho, e os batalhoens da vanguarda desale jarao hum batalhao, que havia fahido dos quarteis a re conhecer a marcha, e retirar os Infantes, que guarne ciao a Atalaia dos C, apateiros. Brevemente occupo o es ercito as collinas da Açomada, de que se descobre a Pra ça de Elvas, e se divisavão as dilatadas linhas dos Caste Ihanos. Valeroso, e alegre impulso occasionou em todo os Soldados a vista daquelle magestoso, e militar espe taculo; porq a Praça emminente, e na apparencia form davel, mostrava dominar todos os quarteis dos inimigos que lhe ficavao inferiores, e a realidade perfuadia qu tod oda aquella maquina militar, pelo rigor do contagio, ra mausoléo de grande numero de Soldados valerosos, confistia a sua defensa em outros, ou moribundos, ou ombalidos dos ares inficionados, com que a madureza o discurso perturbava toda a alegria dos olhos. Porém sta ponderação dobrava em ardentes estimulos todos os iscursos, de tal sorte, que nao havia Soldado de animo o humilde, que lhe não parecesse pequena empreza omper aquelles quarteis, e desbaratar todo o exercito. ue os animava. O Conde de Cantanhede; para introdur nos fitiados a certeza da fua chegada, mandou disparar artilharia; a que a Praça, e o Forte de Santa Luzia resonderao com repetidas salvas, que em huma, e outra arte multiplicaraó o alvoroço. D. Sancho Manoel (ando do cuidado, em que o tinha posto a dilação dos isos do exercito, se lhe dobrou o contentamento, que e lorte se diffundio por toda a Praça, que em hum meso ponto se virao sahir dos alojamentos os saos com aras, os enfermos animados a tamallas, D. Sancho acomanhado dos Officiaes, e pessoas particulares ornados de las, e plumas, montarao acavallo; e sahindo da Praça om a Cavallaria, carregarao furiosamente as sentinels, e Companhias da guarda do quartel da Corte, e nao harao muita relistencia; porque o euidado dos Casteanos tinha maior emprego, havendo todo o exercito odido a le formar na frente, que o noslo trazia, e D. uiz de Aro mandado ao Tenente General da Cavallaria . Joao Pacheco com alguns batalhoens a observar o alomento, que o noslo exercito tomava. Fez elle esta digencia, e reconhecendo que se aquartelava no sitio da moreira visinho aos Murtaes, que era a parte, que os nco Soldados, que forao prissoneiros sahindo da Pra-, haviao fignalado, para le lhe introduzir o foccorro, ió servio esta confrontação de final, para D. João Paseco advertir a D. Luiz de Aro formasse o exercito na rte opposta ao nosso intento, antes enganado com o ccesso de Olivença, e tomando por felice annuncio ter te quartel o nome da Amoreira, que era o melmo do ie haviamos tomado naquella occasiao, segurou a D.

Anno 1658.

Anno 1659.

Luiz de Aro, que o nosso exercito caminhava, cu pelos mesmos passos, ou pelos mesmos erros; e dando o nome ridiculo de Olivençada a esta sua confiança, pertendeo livrar a D. Linz de Aro do cuidado, que podia ter do noflo intento, e confeguio perfuadillo a dar ordem, que os Terços, e Cavallaria voltassem para os seus quarteis. Neste melmo tempo cerrando a noite se recolheo D.Sancho Manoel para a Piaça, e nella acômodou o General da Artilha. ria Pedro Jaques de Magathaens no baluarte do Principe, que dominava o fitio, por onde o exercito determinava romper a linha, vinte peças de artilharia das mais grossas de que os Castelhanos receberao muito consideravel perda na batalha do dia seguinte. Ordenou D. Sancho, que aquella noite estivesse exposto o Santissimo Sacramento, Iendo a principal obrigação Catholica buscar-se em Deos a primeira fegurança, e todos os Officiaes, e Soldado: dos Terços, e Cavallaria se prevenirao para a sortida primeiro com confissoens, depois com armas, e todos com tanto contentamento, que parecia mais celebrar a vito ria, que preparar para a batalha; e os Terços do Conde de S. Joao, e de Simão Correa da Silva, que pela falta de gente de dous se haviao reduzido a hum, como todos o da Praça, e tambem os Terços de Agostinho de Andrade e Diogo Gomes de Figueiredo ficarao alojados na estradcuberta. Tanto que o nosso exercito tomou o quartel re ferido, le adiantarao André de Albuquerque, e o Conde de Mesquitella a reconhecer os alojamentos dos inimigos e observando que as linhas, que determinavao romper estavao não só mais levantadas do que suppunhão, ma em muitas partes com outras de circumvallação, e fortins que as leguravão, entrarao em novo cuidado, e volta rao a dar conta ao Conde de Cantanhede, que no mesm tempo tinha recebido aviso de Francisco de Brito Freir de haverem chegado de foccorro aos Castelhanos tres mi Infantes, e quinhentos cavallos: e nao fiando esta no ticia mais que do seu grande coração, brevemente se de sembaraçou do cuidado das novas tertificaçõens, dizen do aos dous Cabos, que neó podía encontrar maior pe rigo, que mudar de resolução, na certeza de que palla

do o primeiro ardor, seria difficil conservar o exercito formado de gente nova, e mal disciplinada; e juntamente entendeo não devia buscar outro caminho de soccorrer Elvas, tendo feito aviso a D. Sancho, que por aquelle determinava romper a linha; e juntos os mais Cabos, e Officiaes Maiores, todos ajustarao valerofamente seguir aquella grande empreza na fórma premeditada. D. Luiz de Aro, logo que cerrou a noite, constou que chamara a Conselho os Cabos, e os muitos Officiaes vivos, e reformados, de que se compunha o exercito, sahiste das linhas a dar batalha na campanha, respeitando a sortida, e artilharia da Praça, e ponderando a supperioridade do exercito, por se achar com quatorze mil Infantes; e tres mil, e quinhentos cavallos: porém prevaleceraô os votos contrarios, resolvendo D. Luiz de Aro, que o exercito esperasse dentro das linhas a nossa determinação; porque ainda que as noticias anticipadas infinuavao, que pela parte dos Murtaes determinavão os Portuguezes tomper a linha, alojarem o exercito naquelle melmo sitio, evidentemente mostrava, que a determinação era outra, e que este intento podia ser espalhado para trazer aquella parte todo o exercito em oppolição do nosto, investindo de noite outro posto nao imaginado, que seria difficultoso defender pela dilatada circumvallação das linhas; e que as operações do dia seguinte haviao de mos trar, se os Portuguezes caminhavao a esta empreza com a mesma contusao, que padecerao no soccorro de Olivença, inferencia, a que perfuadiao as fuas primeiras difposiçõens. Este discurso obrigou a D. Luiz de Aro a segurar com as suas guarniçõens todos os quarteis, e so nas linhas oppostas ao nosfo exercito sicou hum pequeno troço de Cavallaria, e Infantaria, e ao Commillario Geral D. Joao Quintanal se deu ordem, que com quinhentos cavallos se oppuzesse á sortida da Praça. Aqueles la noite se passou no exercito, na Praça, e nos quarteis com differentes imaginaçõens: os do exercito confidera? vao, que no successo daquella empreza consistia a liberdade de Portugal; porque se o exercito ficasse vencido; perdia se a Praça, arriscava-se a Provincia, e por conAnno 1658.

Anno 1658.

sequencia todo o Reyno, e se fosse vencedor, na gloria do triunfo se segurava a subsistencia da Monarquia; e aquelle temor, e esta esperança inflamava de soite os animos, não só dos Cabos, e Officiaes, mas de todos os Soldados, que não fó desprezavão os perigos do dia feguinte, mas com ardor efficacissimo os desejavão: porém em muitos a ignorancia delles era a melhor medianeira da oufadia, e unidos todos por differentes caminhos a hum (ó fim, depois de preparados catholicamente para morrer, le aparelharao valerolamente para matar. Nos quarteis erao differentes os intentos, ainda q iguaes os discursos: todos entendiao que Portugal tinha empenhado as ultimas forças naquelle foccorro, e que desbaratadas, não haveria difficuldade em chegar o exercito a avistar os edificios de Lisboa, com tao poucas fortificaçoens, que seria impossível defender se; e que as consequencias daquella grande conquista erao de qualidade, que o General segurava a valia, os Cabos, e Officiaes os premios, os Soldados os despojos tão consideraveis, que nem a imaginação baltava a comprehendellos. Reconhecião o exercito de Portugal de tão pouco numero, e inferior qualidade, que a vilta formidavel dos quarteis, linhas, e Fortes bastava a desbaratallo, e nesta enganosa consiança primeiro le julgavão triunfantes, que vencedores, e aguardavão o dia seguinte, para ser contado pelo mais felice da Monarquia de Castella. Os sitiados de cuidados, e esperanças tecião os seus discursos; ponderavão General do exercito de Castella a D. Luiz de Aro absoluto director daquella Monarquia, affistido de Cabos, e Officiaes inuito praticos, e valerolos, e de muita nobreza: (alma das acçoens heroicas) vião os quarteis bem fortificados, as linhas levantadas, os Fortins guarnecidos, os Terços numerosos, a Cavallaria excellente; e para superar tantas difficuldades, e vencer tao grande poder, vinha loccorrellos húm pequeno exercito, compotta a Infantaria de gente Auxiliar., e da Ordenança, e a Cavallaria remontada, não fó de cavallos dedicados para as caudellarias, mas das egoas, de que ellas constavão; os Terços pagos, huns fem Mestres de Campo, outros tem Capitaens

pitaens conhecidos dos Soldados: os Generaes, de quem ió a constancia podia supprir tanta falta, e tão pequeno numero de gente, para haver de sahir na sortida da Praça, que apenas podião tomar armas mil Infantes, e montar cento e sessenta cavallos: porém a confiança do valor da Nação Portugueza, tantas vezes experimentado, animava aos sitiados a esperarem vencer impossiveis; que pareciao tao invenciveis na fé de le esperar propicio o favor Divino pela causa justa, que defendia mos, pertendendo só livrarnos do jugo de Castella, argumentando do trato pas-

sado, o que deviamos esperar do suturo.

. A decifrar toda esta maquina de discursos, ama Dasse a banheceo terça feira, quatorze de Janeiro do anno de mil torze de Jae seiscentos, cincoenta e nove, dia tão faulto a Nação neiro. Portugueza, que até a si mesmo se sez selice, por ser de feculos immemoraveis erradamente julgado por infausto; tomando a maior parte neste agouro a familia dos Menezes, de que era cabeça o Conde de Cantanhede, que confeguio mais huma vitoria na refolução de desvanecer esta superstição gentilica. Ao sahir do Sol escureceo o dia huma grossa nevoa, anticipando o luto ás mortes, de que havia de ser testimunha. Toda a noite antecedente se tocou vivamente arma em todos os quarteis, vigilantemente guarnecidos dos Castelhanos; e logo que rompeo a manhãa, sahio D. João Pacheco com alguns batalhoens a reconhecer o exercito, e observando, que nem havia mudado de alojamento, nem pegava nas armas para marchar, de que a nevoa havia sido causa ( costumando estes accidentes ser as melhores armas dos vencedores) voltou a segurar a D. Luiz de Aro, que naquelle dia nao poderia haver novidade, de que resultou retirarem-se da linha opposta ao exercito os Terços, e Cavallaria, que de noite a havia segurado, ficando só guarnecidos os Fortins. Parece que o Sol esperou, que se retirassem enganados os expugnadores da Praça, para se manifestar fermosissimo pelas oito horas da manhãa, convidando o noslo exercito a generosa acçao, que emprendia; e como as ordens estavao distribuidas da noite antecedente, e o exercito tinha ficado em batalha, naó foi

Anno 16,58.

Anno 1658.

necessario mais que pegar nas armas, estender as bandeiras, tocar caixas, e trombetas, e na paula dellas, antes que a marcha tivesse principio, fallou o Conde de Cantanhede, galhardo na pessoa, alegre no semblante, neste sentido: os meus annos, e as minhas experiencias, valerosos Portuguezes, me tem dado tao verdadeiro conhecimento dos fuccessos futuros, que do governo politico, e do foccego da paz passei voluntariamente ao exercicio militar, e á incerteza dos successos da guerra, nao só por facrificar a vida pela liberdade da Patria, que todos reltauramos, se nao por entender, que das mesmas difficuldades, que le offerecerao para juntar este exercito, haviao de sahir os instrumentos do soccorro de Elvas, a pezar da opposição dos Castelhanos. Com grande contentamento considero lograda esta esperança; porque no heroico valor, que vejo manifesto em cada qual dos vossos semblantes, reconheço que acertei, como Gedeao por Divina Providencia, na escolha dos companheiros, que elegí para esta generosa empreza; tendo por infallivel. que nao pudera neste instante haver no Mundo opposição, que bastaste a resistir os vostos impulsos, quanto mais a debilidade de huma fraca trincheira, defendida por huma Nação, tantas vezes vencida por vos outros, e vossos antepassados, e agora enganada, presumindo que determinamos romper a linha por outra parte, o que se verifica, reconhecendo se que nao tem nella guarnição; porque o exercito está dividido em todos os quarteis, tao distantes huns de outros, que muito primeiro havemos nos de chegar a romper a linha, que elles a defendella; ventagem que desde logo nos começa a assegurar a vitoria, He D. Luiz de Aro o General, que tenho por opposto, a que nao reconheço ventagem, e os mais Cabos neste exercito, excedem tanto aos dos inimigos, como tem moltrado as muitas occasioens, que delles triunfarao, e entre Soldados, e Soldados, vós melmos conheceis a differença, sem necessitar a minha estimação de explicar o que nella venero, esperando ver brevemente provadas estas infalliveis propoliçõens, e libertados nossos parentes, e amigos sitiados na Praça, que temos á vista, tanto mais opprimi-

217

opprimidos do contagio, que dos Castelhanos, que na guerra das sortidas, que he a que só tem sustentado, por se não atreverem os Castelhanos a caminhar com aproxes, sempre tem sahido gloriosamente vitoriosos; porém tao lastimosamente offendidos das enfermidades, que me segura D. Sancho Manoel, que ha dias, que morrem trezentos homens; e como he infallivel, que se logo lhe não acodirmos, perecerao todos: devemos gastar o tempo mais nas obras que nas palavras, segurando vos, que vereis as minhas em tudo confórmes. He tempo valerolos Soldados, de investir aquellas linhas, de vencer aquelles inimigos, de soccorrer aquella Praça, e de livrar aos noslos venerados, e legitimos Principes do cuidado, com que aguardao a noticia deste successo. Em hum so rumor, melhor entendido, que explicado, respondeo confórme o exercito ao Conde de Cantanhede, e manifestou o desejo com que todos estavao de investir as linhas. Nao deu tempo a prudencia do Conde a outra novidade, conhecendo que os Generaes devem venerar, e usar destes impulsos, como Divinos: mandou que o exercito marchalle a atacar os Fortins, e linhas oppostas na disposição das ordens antecedentes, e na fórma feguinte.

Pouco distante da linha da vanguarda marchou o Tenente de Mestre de Campo General Diogo Gomes de Figueiredo com os Sargentos Maiores Joan Machado Fagundes, Antonio Tavares da Costa, Fernando Martins de Seixas, Alvaro Saraiva, Antonio de Vasconcellos, e mil Infantes escolhidos em todos os Terços, armados de mosquetes, pistolas, partezanas, espadas, e rodelas, e os mosqueteiros com feixes de faxina para cegar o fotso. A vanguarda da Infantaria governada pelo Conde de Milquitella, constava de tres mil Infantes repartidos em cinco Terços, de que erao Mestres de Campo Pedro de Mello, que occupava o lado direito, e era Capitao do Jeu Terço Roque da Costa Barreto, que individuamos pela satisfação, com que depois occupou os maiores lugares na paz, e na guerra, ainda que os mais Capitaens o merecessem; D. Manoel Henriques, Fernando de Mesquita, Bartholomeu de Azevedo: e no lado esquerdo Anto

Anno 1658.

Antonio Galvao. Dezaseis batalhoens de Cavallaria, que 1658. flanços dos cinco Terrarios cavallos, guarneciao os flancos dos cinco Terços, governados pelo General da Cavallaria Andrè de Albuquerque, affistido no lado direito, onde marchava; do Tenente General Diniz de Mello de Castco, e do Commissario Geral Joao Vanichelle: o lado esquerdo governava o Tenente General Achim de Tamaricurt, acompanhado do Commissario Geral Joao da Silva de Soula. Constava a batalha de dous mil Infantes formados nos esquadroens do Conde da Torre sitiado em Elvas, governados pelo Sargento Maior Manoel Nunes Leitan: leguia-le Luiz de Soula de Menezes, Affonso de Barro's Torvao, o Terço de Francisco Pacheco Mascarenhas tambem sitiado, que governava o Sargento Maior Manoel da Silva Dorta, Antonio de Sá Pereira; e no lado esquerdo o Terço que havia sido do Barao de Alvito, governado pelo Sargento Maior Balthalar de Sá. Outros dezaseis batalhoens, que se compunhao de novecentos cavallos, guarnecia5 o corpo da batalha: governava o lado direito Gil Vaz Lobo, o esquerdo o Tenente General Manoel Freire de Andrade. Constava a relerva de dous mil Infantes divididos nos Terços de Gregorio de Castro de Moraes, que marchava ao lado direito, Alvaro de Azevedo, Lucas Barroso, Luiz de Mesquita, Gabriel de Castro. Cobria estes Terços, e segurava as bagagens o Tenente General Pedro de Lalanda com oito batalhoens, que se compunhao de quatrocentos cavallos, e de quatrocentas egoas. O General da Artilharia Affonso Furtado de Mendoça fez jogar as peças que levava de huma emminencia, que descobria o lugar da batalha, e laborou em grande prejuizo dos Caste-Ihanos, e deixando a accomodada, e guarnecida, passou á vanguarda da Infantaria. O Conde de Cantanhede elegeo por Capitao da sua guarda, em lugar de D. Luiz de Menezes sitiado em Elvas, a Pedro Celar de Menezes, que fazia batalhaő com André Gatino, Capitaő de arcabuzeiros da guarda, e marchou na frente da batalha acompanhado de D. Joao Forjaz Pereira, Conde da Feira, de Gracia de Mello, Monteiro Mór do Reyno, que havia trazido

trazido ao exercito quatrocentos espingardeiros de Mertola, de Christovao de Mello, filho mais velho do Porteiro mor Luiz de Mello, Luiz de Saldanha, Gonçalo Pires de Carvalho, Manoel Freire de Andrade, Governador da Praça de Peniche, do Capitao Miguel Alvares Galvao, do Tenente de Mestre de Campo General Manoel Lobato Pinto, e do Capitao Mathias Corréa de Faria. Logo que o exercito começou a marchar, observando da Praça D. Sancho Manoel a sua resolução, deu ordem ao Conde de S. Joao, a Simão Correia da Silva, e a Diogo Gomes de: Figueiredo, que marchassem da porta da elquina, onde havião ficado aquella noite, a le formar junto ao ribeiro de Chinches, que corre entre a Praça, e o Forte de Nosla Senhora da Graça; e que observando os movimentos do nosso exercito, obrassem em seu soccorro o que julgassem mais conveniente; não se arrojando porém. sem grande causa ao maior empenho, pela contingencia do successo do exercito, e pouca, e debilitada guarnição, com que a Praça ficava; e mandou dizer ao Commissario Geral D. João da Silva, que estava formado no Outeiro de S. Pedro com cento e secenta cavallos, e cincoenta espingardeiros, que deixava na lua eleição executar o que julgasse mais conveniente em beneficio do exercito. Tanto que recebeo esta ordem, marchou a se encorporar com os Terços no ribeiro de Chinches. Na Companhia de D. Luiz de Menezes, que constava de sessenta e cinco cavallos, pelos muitos, que nas fortidas havia tomado aos Castelhanos, hia o Conde da Torre, e Fernando da Silveira, e Luiz Lobo da Silva, era seu Tenente Joseph Passanha de Castro. D. João da Silva tirou das Companhias vinte e cinco cavallos, e entregou-os ao Tenente Russo com ordem, que observando de hum alto, que ficava visinho, as operaçõens do exercito, e as dos inimigos, o fosse avilando para tomar a resolução mais conveniente. Fernando da Silveira, que era de valor intrepido, e invencivel, le arrojou acompanhar o Tenente: pedirão-lhe todos, principalmente o Conde da Torre, e D. Luiz de Menezes, que erão seus lobrinhos, que não quizelle tomar aquella arrifcada refolução

Anno 1658. 220 PERTUGHL RESTAURADO,

Anno 1658.

luçao, sendo tanto mais util darlhes naquella batalha, em que consistia a conservação do Reino, a doutrina aprendida nos muitos annos, que havia continuado a guerra. Não foi possivel reduzilo chamado do destino (que costuma tentar com os perigos a que condemna) a ser huma das primeiras vidas, que se facrificasse pelo soccorro daquella Praça. Seguirao esta partida com duas mangas de mosqueteiros os Capitaens de Infantaria Miguel Carlos de Tavora, Irmão segundo do Conde de São João, e João Furtado de Mendoça, com o sim de dar calor na aspereza das serras á Cavallaria que avançasse.

Na fórma referida marchava o exercito, e o aguardavao os litiados, quando avilado D. Luiz de Aro dos eccos das caixas, e trombetas, reconhecendo o engano que havia padecido, montou aceleradamente a cavallo, e da mesma sorte nos quarteis, em que assistiao o Duque de S. German, o Mestre de Campo General D. Rodrigo Moxica, o Duque de Ossuna General da Cavallaria, e o General da Artilharia D. Gaspar de la Cueva, e todos confusamente fizerao marchar os Terços, e batalhoens que encontravao, e lhes foi possivel conduzir, e correrao a remediar o damno, que taó manifestamente os ameaçava, pertendendo guarnecer a linha, que o nosso exercito investia, que era a que corria do Mosteiro de S. Francisco para o Forte de N. Senhora da Graça pelo sitio dos Murtaes. Porém como a circumvallação era tão larga, quando o noslo exercito chegou ás linhas, nao haviao os Castelhanos formado na sua opposição mais que alguns Terços confusos, e alguns batalhoens embaraçados. D. Luiz de Aro subio ao Forte de Nossa Senhora da Graça, que governava o Mestre de Campo D. Joao Zuñiga, a observar a determinação do nosso exercito, dizendo em mal explicadas palavras, pelo sobresalto repentino, que acodissem todos a defender nas linhas a honra da Naçaó, e o perigo das armas. O Duque de S. German, e o Mestre de Campo General com summa diligencia formárao os Terços, que de todos os quarteis vierao acodindo: o Duque de Ossuna com mais largo giro foi unindo os batalhoens, que precipitadamente corriao sem ordem, e marchou

chou com elles a remediar o damno, que por instantes crescia: D. Gaspar de la Cueva sez jogar a artilharia na melhor fórma, que naquelle repentino accidente lhe foi possivel: os Grandes, e Titulos, pessoas particulares, e Officiaes reformados, que erao em grande numero, acodirao ao lugar, em que ameaçava maior perigo. Nes- Rompem-se te tempo havia chegado o nosso exercito á linha, e confórme a disposição referida, se adiantou Diogo Gomes de Figueiredo com os Sargentos Maiores, e Infantes, que governava, e lançando as faxinas no foslo usando vivamente das mampoltas, começarao a fazer a primeira brecha, e promptamente chegarao a ajudallos os Terços da vanguarda, investindo cada hum delles, sem descompor a fórma, o Fortim, ou linha com que topava, para que fosse bem dilatada a brecha, que se abrisse, e com ardor inexplicavel, cegavão huns o foslo, outros abatiao a terra, outros faltavão nas trincheiras ajudados da bateria da artilharia da Praça, que furiosamente laborava, e a pezar das repetidas cargas dos Castelhanos, e de toda a lua oppesição, se começarão a formar dentro da linha os Terços dos Mestres de Campo Antonio Galvao, e Bartholomeu de Azevedo, a tempo que o Commillario Geral da Cavallaria D. Joao Quintanal, que tinha ordem para le oppor á lortida da Praça com quinhentos cavallos, e com errada confiança havia passado a noite fóra dos Olivaes para a parte de Campo Maior, vinha baixando com valerosa diligencia do alto do monte de Nossa Senhora da Giaça, pertendendo comper a Infantaria, que se hia formando. O Tenente Russo seguindo a ordem, que D. Joao da Silva lhe tinha dado, o avitou deste movimento. D. Joso ornado de prudente, e promptiffimo valor, reconhecendo que este era o melhor, e mais util emprego da Cavallaria, que mandava, contando os Soldados pelo valor, e não pelo numero, avançou a tao felice tempo, que occupando o claro, que ainda achou livre entre os nossos dous Terços, e os batalhoens Castelhanos, os investio com tal impeto, que os obrigou a voltar as caras com tanto medo, que se alentarao os noslos Soldados no principio da batalha appenidar a vitoria,

Anno 1659

Anno 1659.

e seguindo aos Castelhanos com menos ordem da que D. Joao delejava, obrigação a muitos a faltar fóra das linhas. outros a delpenhar-te da ferra. Ao tempo que começavamos abaixala, acodio aos Castelhanos, que fugião, hum grande troço de Cavallaria da parte do quartel da Vergada, e obrigando-os a le tornatem a formar, todos carregarão aos da fortida, e pelo excesso do numero lhe suspenderão o ardor; porèm como o sitio era estreito, e a ferra aspera pelejárão muito largo espaço, sem darem lugar aos Castelhanos a ganharem terreno, em grande utilidade dos que rompião a linha, mas achando-fe obrigados a ceder, se forão retirando, ficando na retaguarda D. João da Silva, o Conde da Torre, D. Luiz de Menezes, Joseph Passanha, e Luiz Lobo, e os Officiaes da Praca, que ficão nomeados, e todos em hum corpo fazendo varias voltas, se forão retirando: em huma dellas cahio o cavallo ao Conde da Torre, que valerosamente peleijava. Carregarão sobre elle grande numero de Caste-Ihanos; acodiolhe Antonio Heitor, Francisco Velho da Fonseca, e Manoel Gonçalves, Soldados particulares, e rompendo por toda a oppofição dos Castelhanos, lhe dérão lugar a que recuperasse o seu cavallo; o que sez com grande acordo, sem o embaraçar huma ferida que recebeo em o alto da cabeça, e a grande molestia da quéda, que o obrigou a le recolher à Praça. Na fórma referida viemos peleijando até o alto da ferra, e quando já era impossivel resistir o impeto dos Castelhanos, fomos felice, e opportunamente soccorridos dos Tenentes Generaes da Cavallaria Diniz de Mello de Castro, e Achim de Tamaricurt com os batalhoens da linha da vanguarda, a cujo valor voltarão os batalhoens da Praça, e todos obrigarão os Castelhanos a virar as costas. Seguirão-nos até o quartel da Vergarda, onde fizerão alto, lembrandolhes D. Luiz de Menezes o succésso de Carlos VIII. Rey de França na batalha de Tarro, e ganhada, por se divertir a Cavallaria Alemãa no alcance dos que fugírão, e roubo das bagagens. Voltou a Cavallaria a butcar o lugar da bataiha, e acharão que as duas mangas de Miguel Carlos, e João, Furtado depois de haverem subido até o Forte de Nossa

223

Anno

1658.

genhora da Graça, e pelejando com grande valor, se tinhao unido com os seus Terços. Os Terços da vangarda do exercito assistidos de André de Albuquerque, e do Conde de Misquitella, rota a linha, ganharao hum de cinco Fortins que a guarnecição. O Conde de Cantanhede observando este felice principio, marchou com a batalha, e todos os Terços divididos em varias operaçoens fizerao retirar os primeiros defensores da linha; e porque os Fortes, que estavao bem guarnecidos, erao o maior obstaculo, acodio hum grande troço de Castelhanos a soccorrer hum Forte, que André de Albuquerque havia mandado atacar. Ordenou a Gil Vaz, e Manoel Freire, que com os batalhoens da segunda linha os investissem. Avançarao elles a tao bom tempo, que acharao com a mesma resolução ao Conde de S. João, e a Simão Correa da Silva, que impacientes do socego, interpretando a ordem de D. Sancho Manoel a favor do seu impulso, passarao o rio, buscarao a linha, subirao por ella, e fizerao render o Forte que estava atacado, e os Castelhanos intentavao soccorrer. O Mestre de Campo Diogo Gomes de Figueiredo, feguindo a opiniao, de que a ordem de D. Sancho lhe não dava lugar a passar o rio, ficou formado junto a elle.

O Duque de S. German, vendo que por instantes caminhava o exercito de Castella á ultima ruina, applicava com notavel diligencia, e summo valor reduzir os Terços, e Cavallarria a fórma conveniente, e engroslar por todas as partes os foccorros, affitido do Duque de Ossuna com grande grosso de Cavallaria na linha opposta ao lado direito do nuflo exercito, e por este respeito, e haver daquella parte linha de contravaltação, era por ella maior a relistencia. D. Luiz de Aro, que no principio da batalha (como dissemos) tinha subido ao Forte de Nossa Senhora da Graça, já neste tempo se havia retirado a Badajóz, deixando naquelle fitio ao Mettre de Campo General D. Rodrigo Moxica, que tambem o desamparou, antes de cerrar a noite, vendo sem remedio perdida a batalha. O Conde de Misquitella, e Affonto Furtado affittirao valerofamente ao ataque dos Fortes, e a todo ó exercito animava a prefença do Conde de Canta-

phede

Anno 1659.

nhede, que a todas as partes acodia com incessante diligencia, ajudado de valor das pessoas nomeadas, que o acompanhavão. Hum dos Fortes, que atacava o Terço de Fernando de Mesquita, persistindo animosamente em se defender, mandou o Conde de Misquitella ao Mestre de Campo Alvaro de Azevedo Barreto, que o investisse com o seu Terço. Valeroso, e diligente deu a ordem á execução, e com tanta felicidade, que escalou o Forte á custa das vidas, que pertenderao defendello. Foi tanto menos felice a conquista do outro Forte; que sez lamentavel toda a gloria daquelle dia. André de Albuquerque, que havia empenhado naquella empreza todo o seu valor, e toda a sua prudencia, e tinha sido por circunstancias inexplicaveis instrumento principal da liberdade, que a sua Patria confeguio naquella vitoria, andava na vanguarda averiguando a parte em que era maior o perigo, para lhe acodir com o remedio; e depois de haver logrado varias vezes este intento, attendeo a hum Forte, que na linha de contravallação fegurava o Duque de S. German com a gente, que lhe assistia, e vio que o Terço de Luiz de Sousa de Menezes, perdia o terreno que havia ganhado, sem animar aos Soldados o valor do seu Mestre de Campo, já mortalmente ferido; e como em todo o decurso de fua vida não tolerou André de Albuquerque, que os feus Soldados voltassem as cosas aos inimigos, arrojou o cavallo ao centro do esquadrão, exhortou aos que se retiravão, e persuadindo os a que voltassem as caras, os levou junto da estrada do Forte, e tocando nas estacas com a bengala, os advertio como havião de arrancalas; obedecerão os Soldados, emmendando o erro antecedente. Acertou huma balla tirada do Forte no peito, a André de Albuquerque, entrando por entre o extremo do braco direito, e o principio das armas com effeito tão mortal, que infelicemente cahio morto em terra affistido do Védor Geral Jorge da Franca, e do Contador Geral Antonio de Torres, que buscando os perigos, a que não erão obrigados, se lançarão em terra, e não podendo com as muitas lagrimas dilatar-lhe a vida, levarão a Elvas o corpo daquelle em todos os seculos illustrissimo varão. Qua-

Mark hi

ao mesmo tempo, que soy serido André de Albuquerque, recebeo o Duque de S. German huma bála de mosquete no alto da cabeça, cauía de que foy effeito afrouxar mais por aquella parte o combate, porque na sua pessoa confistio naquella occasiao a maior parte da resistencia que fizerão os Castelhanos. Tamaricurt, e Diniz de Mello, depois de feguido o alcance dos batalhoens inimigos até o quartel da Vergada, voltarao (como referimos) a se encorporarem com o exercito, e D. Joaó da Silva por ordem do Conde de Cantanhede ficou com as Companhias da Praça dando calor ao assalto, que aquella noite se deu ao Forte de Nossa Senhora da Graça. E como neste tempo por todas as partes se declarava a vitoria a favor das nossas armas, marchou o Conde de Cantanhede a segu-Soccorre-se rar com o soccorro o triunfo na entrada da Praça; e de a Praça, fiforte se havia exposto em todo o conflicto aos maiores cando os Castelhanos perigos, que permittio a Pedro Cesar de Menezes, que totalmente com o batalhao da sua guarda soccorresse os que atacavao desbarataos Fortins, ameaçados de hum grosso de Cavallaria, que dos. determinava investilos. Avançou Pedro Celar a tempo taó conveniente, que livrou todos do risco que corriao com a morte de muitos Castelhanos: perdeo alguns Soldados do seu batalhao, e ao Capitao André Gatino Francez, que havia servido com muito acerto muitos annos a esta Coroa. Fez o Conde alto na linha; porque ainda durava a resistencia de alguns Fortes, e mandou marchar as cargas de muniçoens, e mantimentos para a Praça. D. Sancho Manoel, vendo chegada a hora, que tanto desejava na afflicção que padeceo no fitio, que com tanto valor, prudencia, e zelo havia sustentado, acompanhado de todas as pessoas principaes, que na Praça se nao achavão enfermas, veyo a receber ao rio Ceto ao Conde de Cantanhede, e a exercitar o posto de André de Albuquerque, deixando a Praça entregue a Pedro Jaques de Magalhaens, que tinha feito jogar a artilharia com tao felice emprego, que respeitada dos Castelhanos, foy huma das causas principaes de achar o noslo exercito facilitada a oppofição na entrada das linhas. O Conde de Cantanhede continuando a marcha, entrou em Elvas a render

1659.

Anno

render na Sé a Deos as graças de tao fignalado beneficio, e voltou ao exercito, que se aquartelou, quando cerrava a 1659. noite, em o valle, que fica entre a Praça, e o Forte de N. Senhora da Graça, que ainda persistia na resistencia; e da mesma sorte outro, que governava o Mestre de Campo D. Nicolao Fernandes de Cordova. O Conde de Canta. nhede, entendendo que era precilo, que antes de amanhecer se rendesse o Forte de Nossa Senhora da Graça. que governava o Mestre de Campo D. Joao de Zuñiga; mandou ordem ao General da Artilharia Affonso Furtado, para que o atacasse com os Terços do Conde de Sao Joao, Simao Correa da Silva, e Companhias de outros, com que se reforçárao. Erao as disposiçõens para o assalto menos das que pareciao convenientes, e por esta razao, e não ser o assalto preciso, estando a batalha ganhada, e a Praça foccorrida, pudéra suspender-se para o dia seguinte, em que devia esperar se que o Forte sem diligencia alguma se rendesse. Disposto o assalto. avançárao os dous Mestres de Campo assistidos de Affonso Furtado, e lançando-se com os Officiaes, e muitos Soldados, que os feguírao, em o pequeno fosfo, recebérao consideravel damno das bombas, e granadas, e outros instrumentos de fogo, que do Forte se arrojárao; e pertendendo montar as trincheiras varias vezes, reconhecérao que era impossível pela falta de faxinas, e escadas, que nao levavao; e depois dos Mestres de Campo feridos, e Miguel Carlos de Tavora, e Joao Furtado de Mendoça, ferido, e queimado de huma panella de polvora, e quantidade de Soldados mortos, mandou Affonso Furtado, que se retirassem; e a mesma ordem deu a D. Joao da Silva, que com as Companhias da Praça havia affistido ao assalto, e segurou na retaguarda a marcha da Infantaria. A' meia noite chegarao ao exercito, onde recebérao nos louvores do Conde de Cantanhede o premio do trabalho, que haviao padecido no sitio, e na batalha. Os Castelhanos usando do beneficio da noite, se retirárao para Badajoz os que escapárao da batalha, e com tanta confusão, e desordem, que muitos perecérao na corrente de Caia, e Guadiana. Logo

que amanheceo, marchou D. Sancho Manoel com toda a Cavallaria, e mandando avançar ao Commissario Geral D. João da Silva até Caia, recolheo duas peças de arti-Iharia, que forao as unicas, que os Castelhanos pertendérao retirar, quantidade de muniçoens, e cinco carroças de D. Luiz de Aro. Espalhárao-se os Soldados do exercito pelos quarteis, em que achárao grande despojo; porque as casas de madeira, em que D. Luiz de Aro assistia, as tendas dos Cabos, Officiaes, e pessoas particulares, todas estavao com adereços, e alfaias de grande preço, e justificou o desacordo da retirada, deixar D. Luiz de Aro na sua Secretaria todos os papeis, de que ella constava, e nelles manifestos os intimos segredos que tratava com El-Rey, cuja importancia se verificava no absoluto poder. com que dominava aquella Monarquia. D. Sancho Manoel mandou recado a D. Joao de Zuniga, e a D. Nicolao de Cordova, que entregassem os dous Fortes que governavao, pois viao atalhados com a fugida do exercito todos os caminhos de defendelos. Rendeo le D. Joao; porém D. Nicolao perfiltio em que não havia de entregarse, senão á pessoa do Conde de S. Joao. Concedeo-se The e logrou o Conde de S. Joao o merecido applauso de conhecerem, e confessarem os inimigos as suas grandes virtudes. Rendidos os dous Fortes, cessou de todo o conslicto, e os Soldados, e paizanos gloriosos, e abundantes lograrão saborosamente o descanço merecido por tao heroico, e felice trabalho.

Os Cattelhanos tiverão huma das maiores perdas, que em muitos seculos havia experimentado dentro em Espanha aquella Monarquia; porque depois de haverem entrado de soccorro naquelle exercito trinta e seis mil homens, achou D. Luiz de Aro para desender as linhas no dia da batalha quatorze mil Infantes, e tres mil e quinhentos cavallos, e passando se mostra em Badajoz no dia depois da batalha, se não achárão mais que cinco mil Infantes, e mil e trezentos cavallos, e destes perecesão brevemente muitos de enfermidades adquiridas no rigor do inverno, e incommodidades do sitio. Entre os mortos sicarão, e entre os prisioneiros vierão grande numero

Anno 1659.

Anno mero de Officiaes maiores, e inferiores, vivos, e reformados, e muitas pessoas de qualidade. Forao os prissonei-1659. ros mais de cinco mil, além de seiscentos feridos; e en fermos, que o Conde de Cantanhede piedosamente mandou para Badajoz. Recolhêrao se no Trem da artilharia dezasete peças de varios calibres, tres morteiros, cinco petardos, quinze mil armas, muitas bandeiras, quantidade de muniçoens, e conduzírao-le para a Praça grande numero de mantimentos. Os mortos do noslo exercito de mais relevantes consequencias forao o Mestre de Campo General, e General da Cavallaria André de Albuquerque, em que acabou hum varao de tao singulares virtudes, que do exercicio de Soldado, que teve principio na guerra do Brasil, ao de General, passando por todos os Postos, não teve acção alguma que deslustrasse infelice accidente; porque obedecendo, excedia na diligencia virtuosamente aos preceitos, e mandando, enfinava a não errar com fumma prudencia aos que lhe obedecião. Grangeou geralmente com todos os que teve trato, amor, e respeito, porque era igualmente affavel, e severo. Distribuhia os premios iguaes aos merecimentos, e castigava os delictos, como pedia a qualidade delles, e desta sorte conseguindo o affecto dos que savorecia, nao padecia o odio dos que castigava. Teve valor insigne, excellente discrição militar, e experiencia toda a que se podia colher dos successos, que houve ate aquelle tempo na guerra de Alentejo. Soube temer a Deos, venerar os seus Principes, amar a sua Patria, até entregar a vida pela libertar. Tinha agradavel gentileza, usando sem artificio de traje magnifico: era galhardo, de estatura proporcionada. Morreo de trinta e nove annos, concertado para casar com Dona Anna de Portugal, filha segunda de D. Joao de Almeida. Nao foi menos sensivel a morte de Fernando da Silveira, irmao segundo do Conde de Sarzedes, e Conselheiro de guerra; porque depois de servir muitos annos nas guerras de Flandes, em que ganhou tanta opiniao, que so na defensa do Forte de Esquenque mereceo quatro escudos de ventagem, que naquelle tempo se não concedião, senão por acçoens muito signaladas, e

do Posto de Capitão de cavallos, que exercitou muitos annos, passou a Portugal, embarcou-se para o Brasil na armada, que governou seu cunhado o Conde da Torre, e só com o seu navio peleijou muitas horas com a armada de Hollanda: depois da acclamação, foi Almirante da armada Real, e os muitos achaques, que lhe sobrevierão, Ihe impedirao passar a maiores postos, mas não lhe embaraçarão morrer gloriosamente. O Mestre de Campo Luiz de Sousa de Menezes acabou tambem das feridas. que recebeo valerofamente na batalha. Morrerão nella os Capitaens de Cavallos João Fereira da Cunha, e André Gatino, dez Capitaens de Infantaria, dous Ajudantes, dez Alferes, e cento, e setenta e sete Soldados. Ficarão feridos os Mestes de Campo, o Conde de S. João, o Conde da Torre, Simão Correa da Silva, Bartholomeu de Azevedo Coutinho, Antonio Galvão, o Tenente de Mestre de Campo General Acenço Alvares Barreto, Luiz-Francisco Barem, quatro Sargentos Maiores, hum Ajudante de Tenente, vinte e tres Capitaens de Infantaria, oito Ajudantes, vinte e dous Alferes, trinta e dous Sargentos, e seiscentos Soldados. As acçoens particulares desta batalha difficultosamente pódem individuar se sem encontrar as leys da historia: todos os que ficão nomeados, e os que não he possível nomearem se, procederão com tanto valor, que merecerão fer authores da liberdade da sua Patria; com o que o elogio geral vem a servir a cada hum dos particulares.

Forao muito grandes as confequencias desta empreza; porque a adversidade dos successos antecedentes havia sido causa de se empenharem no soccorro de Elvas
quasi os ultimos esforços do Reyno; e se a vitoria se declarara a favor dos Castelhanos, todos os golpes das suas
espadas havião de cortar só pela Nação Portugueza, por
não constar o exercito de soccorro algum de tropas Estrangeiras. A desensa da Praça seria duvidosa, porque as
doenças tinhão destruido a guarnição: os lugares abertos
sicavão expostos á invasao dos Castelhanos; porque Estremoz não tinha naquelle tempo fortificação, e a estes
forçosos males era contingente encadearem se outros mui-

Anno 1659.

to maiores; e quanto mais os Castelhanos haviao encarecido o tempo, que durou o fitio, nas gazetas, e ma-1659. nifestos, que publicarao, a certeza das suas selicidades na confiança do nosso ultimo aperto, tanto foi mais forcosa a sentença, que derao contra o poder daquella Monarquia, mostrando ao Mundo, que o menos vigoroso das forças de Portugal, diminuidas pelos effeitos de hum contagio, bastava para desbaratallo. Os povos do Reyno, desmaiados com as infelicidades padecidas, cobrarao invencivel espirito, e se começarao a prevenir para novas emprezas. Os Principes aliados, argumentando das circunstancias da vitoria o valor dos Portuguezes, e o resoluto empenho, com que determinavão defender a sua liberdade, tratarao de ajustar novas alianças; e por concluíao esta vitoria foi o seguro fundamento da con**fer**vação de Portugal.

Chegou a nova da batalha a Lisboa a tempo, que El-Rey estava assistindo ao Sermão do primeiro dia da festa, que a Nobreza costuma fazer ao Santissimo Sacramento da Freguezia de Santa Engracia, para delaggravo do insulto feito naquella Igreja no tempo do governo de Castella. Prégava o Padre D. Prospero dos Martyres, Conego Reguiar de Santo Agostinho, e foi tao ajustado o fuccesso ao seu nome, que ao mesmo tempo que promettia nova alegre da empreza, entrou na Igreja o aviso, que o Conde de Cantanhede mandava a El Rey da vitoria. Ajudou o contentamento o cantico do Te Deum laudamus, acabou-se o Sermão em graças, e a festa em jubilos. Voltou El-Rey ao Paço entre applausos do povo, fazendo mais alegre a vitoria, as poucas cazas grandes, á que custou lagrimas, sendo muito caudelosa a corrente dellas na Corte de Madrid, e mais lugares dentro de Hifpanha, por haver poucos, a que perdoasse o sentimento da perda de parente, ou amigo morto, ou prissoneiro na batalha. Contra El-Rey D. Filippe, e D. Luiz de Aro bradavão os povos, e dizião, que a omissão del-Rey havia perdido naquella Monarquia a maior parte do dominio, que seus gloriosos antecessores com tanto valor, e industria grangearao: que no mesmo ponto, em que entrara a reynar.

reynar, se entregara ao arbitrio injusto do Conde de Olivares; artificiosa prisao, em que o tivera mais de vinte annos taó enganado, que era só a sua felicidade encobrirem-se-lhe os infortunios: e que quando, abertos os olhos dos erros em que vivia, quizera mostrar na expulsao do Conde Duque o seu arrependimento, com poucos dias de exercicio do governo conhecera, que os habitos infelices da natureza le emmendao difficilmente na maior idade; e que o Principe que nao cria os hombros robuítos para fustentar o pezo do governo da Monarquia, que Deos lhe entrega, a poucos lances arruina todo o edificio pelos fundamentos: que pertendera aliviar-se do trabalho, que nao queria tolerar, elegendo para primeiro Ministro a D. Luiz de Aro, de animo mais sincero, que o Conde Duque, mas de talento elevado; porém ainda que nao era incapaz do governo politico, era totalmente falto de experiencia militar, por não ter visto a menor operação desta grande sciencia, nunca de todo comprehendida: que da fua infufficiencia nafcera nao atacar nas linhas do fitio de Badajoz, que occupavao tres legoas de circumvallação, ao exercito de Portugal, quali desbaratado do contagio que havia padecido, nem lhe embaraçar, quando se retirou, a passagem do rio Caia, com que pudera sem risco destruillo: sitiar Elvas, sendo a Praça mais forte, em que assistia o mais vigoroso das forças de Portugal, deixando Estremoz, e Evora, lugares abertos, e de maiores consequencias: nao caminhar no sitio com aproxes, constando-lhe a debilidade, e pouco numero dos fitiados deltituido das enfermidades; e occasionar a ultima desgraça do exercito, deixando sem guarnição a linha opposta ao alojamento inimigo, e desamparar cegamente o exercito no principio da batalha, antepondo a saude propria á saude publica. El-Rey D. Filippe, a quem nao puderao ser occultas, nem as novas da perda da batalha, nem a noticia da murmuração dos povos, sentio com a maior esficacia este golpe da fortuna, por ser a separação de Portugal a fua maior pena.

Differentes eraő os discursos dos Portuguezes; porque applaudindo com diversos elogios as disposições da Rainha

Anno 1659.

Anno 1659.

Rainha Regente, e de seus Ministros, julgavao a gloria conseguida, digna satisfação de tão repetidos acertos. O Conde de Cantanhede no dia seguinte ao que se ganhou a batalha, deu ordem á sepultura do corpo de André de Albuquerque, com todas as funebres demonstraçoens militares, que merecia a memoria de hum varao de tao excellentes virtudes. Poi enterrado no Mosteiro de S. Francisco. A todas as mais pessoas particulares se derao sepulturas em os Conventos, e Igrejas de Elvas, e alguns, que tinhao jazigos proprios, ficarao em depolito. Tambem se enteriarao todos os corpos Castelhanos, e Portuguezes na campanha, assim de piedade, como por prevenção para os ares se não corromperem. Acabadas todas estas pias attençoens, mandou o Conde de Cantanhede destazer as linhas, e Fortins, que circumvallavao a Praça, o que se executou com difficuldade; porque a Infantaria como era de gente collecticia, nao aguardou permissão para se ausentar. Desoccuparao-se os Hospitaes dos convalecentes, que se mandarao para Evora, e Estremoz; e a muitos custou a vida o desejo de lograr a liberda. de, acabando nas estradas que seguiao, para grangear a de de Canta- laude, que desejavao; e os males dos sitiados se estenderao de sorte a todos os lugares do Reyno, que morreo nelle grande numero de gente. Divididas as guarniçoens, e despedidos os soccorros, passou o Conde de Cantanhede a Lisboa com licença da Rainha, onde logrou o applauso, que merecia a vitoria que havia alcançado; grangeada pelo seu valor, e pelo zelo, e actividade com que juntou o exercito, que conseguio, superando as grandes difficuldades, que se lhe oppuzerao; e quando o Conde chegou á caza em que El-Rey o esperava, deu El-Rey alguns passos a recebello, persuadido do Conde de Odemira: honra singular, e merecida do esclarecido procedimento do Conde de Cantanhede. Ficou governando D. Fica D. San- Sancho Manoel, e antes de se dividirem pelas prisoens de outros lugares os prisioneiros de maior importancia, que estavao alojados na caza da Camera de Elvas, o de Alentejo. Conde de Medelhim, que era hum delles, levemente ferido, teve industria para fugir para Badajoz, assistido de

nhede a Lisboa a lograr o merecido applaufo da vitoria.

cho Manoel governando a Provincia

hum Religioso, que tambem havia ficado prissoneiro: ajudou lhe a ligar á grade de huma das janellas da caza, em que estava, a roupa da cama, em que dormia: desceo à Praça sem prejuizo, buscou huma cortina da muralha, que o Religioso tinha examinado, por ser de menos altura que as outras, e mais desoccupada das sentinellas. Ligarão os dous huma corda a huma peça de artilharia, lançarão-se por ella, acharão dous cavallos promptos, montarão nelles, e chegarão a Badajoz, sem encontrar partida, que os embaraçasse. Este successo abreviou a diligencia de se dividirem os prissoneiros pelas prisoes do interior do Reyno.

D. Sancho Manoel teve ordem da Rainha para remeter a Lisboa preso a Joanne Mendes de Valconcellos: poucos dias depois de chegado, deu libello contra elle Rodrigo Rodrigues de Lemos, Fiscal do Conselho de Guerra. Continhaó os cargos, propor á Rainha a empreza de Badajoz, sendo a mais difficultosa, visitar no Forte de S. Christovao o posto mais defensivel, buscar poucos meios de o ganhar, passar Guadiana depois de soccorrida a Praça com mantimentos para muitos mezes, individuando os cargos outras muitas circunstancias, e rematando que infinuavao estas defatençõens profundos mysterios, dignos de grande castigo. Estes cargos, e outras culpas de Joanne Mendes, que lhe formarao seus inimigos, em que o arguhiao, contra toda a verdade, de ter communicação com os Castelhanos, mandou a Rainha entregar aos Ministros, que contém a copia do decreto seguite.

Francisco de Sousa Coutinho do meu Conselho de Estado, o Doutor Fernando de Matos de Carvalhosa do meu Conselho, Desembargador do Paço, e o Doutor Jorge da Silva Mascarenhas do meu Conselho, e Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, vejao os cargos, que Rodrigo Rodrigues de Lemos, Fiscal do Conselho de Guerra, deu contra Joanne Mendes de Vasconsellos sobre o procedimento, que teve no sitio de Badajoz; e posque não convem fazer accusaçõens a Ministros sem causas justificadas, me digao se lhes parece o são as daquelles cargos, para se proceder publica, ou camarariamente contra Joanne Mendes; ou se sem offensa da Justiça

Anno 1659.

Anno será mais conveniente escusar estes procedimentos; e lendo necessario verem os papeis, de que Rodrigo Rodrigues 1659. tirou aquelles cargos, lhos mandarei remeter.

Formada por este decreto a Junta dos Ministros referidos, e vendo elles as clausulas, pedirao os papeis, de que Rodrigo Rodrigues havia tirado os cargos Examinadas todas as circunstancias, fizerao huma consulta, em que disserao á Rainha, que havendo considerado com a maior circunípecção a qualidade de tao grave materia. acharao, que contra Joanne Mendes não havia devaça, nem culpa provada: que não fora pronunciado, nem findicado, nem havia tido capitulos assinados, nem se achava houvesse faltado á sua obrigação, procedendo conforme as ordens da Rainha, e parecer dos Cabos: que o successo de não ganhar Badajoz, fora desgraça, e não culpa: que a resolução de retirar o exercito dos quarteis; antes de chegar D. Luiz de Aro, o purificava de todas as calumnias, que injustamente pertendiao macular a sua sidelidade; porque se elle houvera prevaricado, que me-Ihor occasiao podia ter de entregar o Reino, que entregar o exercito? Porque era infallivel, se tao opportunamente nao levantarao o fitio, de que tambem refultara a defenía de Elvas, e vitoria das linhas; e que maiores erros, e mais sensiveis infelicidades padecera D. Luiz de Aro, e que ficara tao feguro no governo de Espanha, como estava de antes: e que por todos estes respeitos, e confideração dos felices fuccessos, que o exercito havia tido o dia, que chegou ao Forte de S. Christovao, quando foi derrotado em Caia o Duque de Osluna no encontro, e empreza do Forte de Sao Miguel, e na preza do comboi, parecia á junta que S. Magestade nao só devia mandar soltar Joanne Mendes de Vasconcellos, mas honralo, e fazerlhe mercê em recompensa do descredito, que sem culpa na prisao havia padecido. Conformou-se a Rainha com o parecer da Junta, e baixou hum decreto ao Confelho de Guerra, que dizia: Por resolução de huma consulta, que me fez o Conselho de estado, e Guerra, mandei prender Joanne Mendes de Vasconcellos; e porque fiz examinar com toda a confideração as causas da

fua prisao, hei por bem declarar, que Joanne Mendes procedeo como devia ás obrigaçõens do posto, que occupou no exercito de Alentejo, e que nao faltou em nada a meu serviço, por cuja razao o mando soltar, e que se nao proceda contra elle: o Conselho de Guerra o tenha entendido, e sendo necessario dar se do Conselho algum despacho o fara logo, e se entregará a Joanne Mendes huma cópia deste decreto. Foi geralmente estimada esta resolução da Rainha; porque nos erros de Joanne Mendes no sitio de Badajoz nao havia errado o animo, e os serviços, que tinha feito á sua Patria, mereciao igual recompensa; e poucos são os vassallos, que os Principes podem contar de tao igual fortuna, que nao tenhao no decurso do seu merecimento acertos, e erros, desgraças, e felicidades.

D. Sancho Manoel, que pela aufencia do Conde de Cantanhede ficou governando a Provincia de Alentejo, poucos dias depois de partido o Conde, recebeo hum volatim do Duque de S. German, em que pedia que se remettellem todos os prisioneiros da batalha antecedente até o posto de Mestre de Campo inclusive, em virtude do ajustamento feito entre o Marquez de Leganes, e o Conde de S. Lourenço no anno de feiscentos cincoenta e tres. Deu D. Sancho Manoel conta á Rainha, que ordenou que observasse pontualmente o ajustado; porque todas as politicas, que na felicidade presente podião infinuar tomar-se outro partido, cediao á inviolavel obrigação de le nao quebrar a palavra, e assento tomado, em que os amigos, e inimigos devem ter igual privilegio. Juntarao-le todos os prisioneiros, e brevemente teve execução a sua liberdade. D. Sancho com todo o cuidado applicava melhorar Elvas de todas as ruinas, que havia padecido. e acodir às mais Praças, que se achavao muito destituidas de gente; e para que esta falta nao provocasse os Castelhanos a intentarem em alguma das Pracas o defafogo das desgraças proximamente padecidas, elcreveo á Rainha, pedindolhe que promptamente a remediasse; e fazendo outras advertencias muito uteis à conservação do Reyno, passou de Elvas a Estremoz, para daquella Pra-

Anno 1659.

દુત

Anno ça ficar mais prompto para acodir a todas as da Provincio cia, deixando governando Elvas a Pedro Jaques de Magalhaens; porque Affonso Furtado havia passado a Lisboa com os Condes de Cantanhede, e Misquitella. Desejava D. Sancho averiguar o intento que os Castelhanos tinhão, e o modo de satisfação, que determinavão tomar na primavera seguinte. Mandou huma partida a Olivença, que fez prisioneiros dous Soldados de cavallo, que affirmarao que o Duque de S. German se prevenia para sitiar Alconchel. Com este aviso mandou D. Sancho para aquella Praça quantidade de mantimentos, e fez aviso á Rainha, repetindo a instancia do soccorro de gente; e dinheiro, e expondo a sua opiniao, dizia, que era de parecer, que Alconchel se desmantelasse; porque perdida Olivença, ficava logo esta Praça inutil, e de grande despeza; e que seria mais decoroso para a reputação das armas largalla, que ganharem na os Castelhanos. Mandou a Rainha esta proposta ao Conselho de Guerra, e todos os Conselheiros forao de parecer, que Alconchel se nao desmantelasse; porque o sitio era muito forte, e que leria mais conveniente deixar que os Castelhanos fizessem huma larga despeza para sitiar aquella Praça, e que dando tempo, como era verofimel, a se juntar o exercito, ou feria soccorrida em damno, e descredito dos Castelhanos, ou facilitaria alguma diversao, de que resultasse maior utilidade, que a perda de Alconchel. Conformou-se a Rainha com esta opiniao, e os Castelhanos nao tiverao meios naquelle tempo para executarem este intento. Antes de D. Sancho ter esta noticia, entendendo que em Olivença se havia de fazer a preparação da empreza de Alconchel, mandou ao Capitao de cavallos Antonio Coelho de Gois, com cincoenta a Olivença, ordenando-lhe que ao sahir das guardas pela manhãa, fizesse toda a diligencia por tomar lingua. Teve tao bom successo, que derrotou as Companhias da guarda, e lhes tomou trinta cavallos, e os Soldados prisioneiros segurarao, que o poder dos Castelhanos era tao pouco, que mais receavao o damno proprio, do que premeditavao o perigo alheio. Esta segurança facilitou a implacavel iede

ede das pilhagens; preciso inimigo, que nos intervalos das Campanhas padeceo a nossa guérra, merecendo ste titulo; porque forao causa de muitas acçoens tão lesordenadas, como forçosas; porque sem prezas, nem era possivel sustentar-se, nem remontar se a Cavallaria, endo a experiencia tao fiel abonadora desta proposição, que no fim da guerra as duas partes da nossa Cavallaria se compunhao de cavallos Castelhanos. O Commissario Geal Joao da Silva de Sousa propoz a D. Sancho Manoel, que seria facil armar as Companhias de cavallos do Partilo de Valença, fazendo-le preza nos gados dos campos le Brossas; e que para maior segurança, devia mandare occupar a ponte de Solor no rio Cever pelo Tenente General Pedro de Lalanda com as Companhias do partilo de Portalegre, e Castello de Vide, que governava, e untamente com Joao da Silva fazia a mesma instancia; Deixou-se D. Sancho persuadir, e ordenou que se fizesse Manda ao entrada na fórma proposta. Marchou Joao da Silva a Tenente General Pedro azer a preza com as Companhias de Campo Maior, e de Lalanda, e Arronches, e foi sentido, quando entrava. Ao mesmo 20 Cómissatempo marchou Lalanda, que tambem foi sentido, e rio Geral em fazer caso da ordem que levava de segurar a ponte Joao da Silde Solor, fe adiantou a pegar na preza, receando a par armar as Cóilha, se Joao da Silva se fizesse primeiro senhor della. As panhias de partidas avançadas de hum, e outro troço chegárao ao Valença, e mesmo tempo ao lugar da preza, e careárao grande numero de ovelhas. Na dilação de as conduzirem tiverão pos de Brostempo algumas Companhias Caste Ihanas, que se achá-sascom quasão na Cidade de Brossas, de se encorporarem com ou trocentos ras, que estavão na Villa de S. Vicente, com intento de cavallos, 🐇 entrar em Portugal. Os nossos bate dores reconhecérão na pista, que os batalhoens Castelhanos se compunhão de mais de quatrocentos cavallos, que era o numero que levavão os dous Cabos. João da Silva ainda neste tempo não estava encorporado com Lalanda, mas já sabia, que elle não havia occupado a ponte de Solor, e que tinha entrado nos Campos de Brossas. A conselhárão lhe alguns Officiaes, que se retirasse a Montalvão, que o podia fazer seguramente; porque a desobediencia de Lalanda não

Anno

Anno merecia perder se por teu respeito. Nao pareceo a Joao da Silva acertado este discurso, por não cahir o castigo só 1659. na pelloa de Lalanda, senão tambem nas dos Officiaes, e Soldados que o acompanhavão. Marchou a buscalo, e determinando ambos conduzir a preza por junto do districto de Pena Furada, para a passarem no rio Cever pelo charco de Fernão Lopes, apparecérão os Castelhanos: Estavão os nossos Soldados cançados da larga marcha, e os dous Cabos pouco unidos, porém todos conformes em pelejar, formárão os batalhoens. Trazião os Castelhanos encorporados com os seus alguns espingardeiros, e por se livrar do damno das espingardas, intentárão os nossos Cabos melhorar de sitio, sem reparar na visinhança dos inimigos, que observando o movimento dos nossos batalhoens, os carregárão, e rompérão com pouca resistencia. Era perto da noite, e favoreceo a desordem da nossa gente, para se não perder toda: ficou morto o Capitão de cavallos D. Antonio de Ataide, e ficárão pri-

sioneiros João da Silva, e Lalanda, os Capitaens de cavallos Bernardo de Faria, Francisco Cabral, e duzentos e sessenta Soldados. Mandou a Rainha tirar o posto de Tenente General a Pedro de Lalanda, e João da Silva passou a occupar o posto de Tenente General da Cavallaria ao Partido de D. Sancho, tocando-lhe esta occupação em Alentejo, por Comissario Geral mais antigo. D. Sancho Manoel passou a governar a sua Provincia, deixando a de Alentejo livre das armas de Castella, e glo.

riosa pelas vitorias alcançadas, em que havia tido a grande parte que acima referimos.

Nomeaa Rainha por Mestre de

Derrota6-

telhanos.

nos os Caf-

Necessitava a Provincia de Alentejo de pessoa, que a governasse, de tanta capacidade, e experiencia, que Campo Ge- bastasse a compor os damnos, que as Campanhas anteceneral da Pro- dentes lhe havião occasionado. Por este respeito, e por vincia de A- outras muitas virtudes, nomeou a Rainha ao Conde de Conde de A. Atouguia por Mestre de Campo General daquella Provintouguia, e cia, fiand) do seu zelo, e generoso coração aceitaria Affonfo Fur-nella (egundo lugar, havendo occupado o primeiro nos tado Genera governos da Provincia de Tras os Montes, e Estado do ral da Caval- Bussi. Cabindo do ambas as occupações com tanta opis Brasil, sahindo de ambas as occupaçõens com tanta opi-

iao, que na primeira igualou aos que melhor procedérao, na segunda triuntando do interesse, mereceo collocarem s moradores da Bahia o seu tetrato na casa do Senado com elegantes inscripçoens, que explicao as suas virtules. Desempenhou o Conde o discurso da Rainha, acei. ou o posto, e foi declarado o Conde de S. Lourenço erceira vez Governador das armas, occupação que não ornou a exercitar: Nomeou juntamente a Rainha Affono Furtado de Mendoça Generel da Cavallaria, e a Pedro aques de Magalhaens General da Artilharia, e provéraoe todos os Terços, e Companhias vagas em Officiaes enemeritos. Teve o Conde de Cantanhede pouca parte estas eleiçoens; porque o Conde de Odemira havia diantado muito o seu poder, e a Rainha nao estava saisfeita da generosidade, com que o Conde de Cantanhe. le tinha engeitado varias mercês, que lhe tinha feito, diendo, que naó queria mais premio, que concorrer na lefenía da sua Patria: não advertindo que os homens orudentes devem ter medida até nas acçoens virtuosas, endo muitas vezes necessario recatalas, por não dar maeria, em que arda o fogo da emulação. Passou o Conde le Atouguia á Praça de Elvas, e começou logo a dar mosras da sua grande prudencia na distribuição das ordens, na fortificação das Praças, no provimento dellas, na preparação do Trem da artilharia, e fez exactas diligencias, por sustentar correspondencia em Castella, de que ecebesse verdadeiras noticias de todos os movimentos laquella Monarquia, e conseguio cabalmente este inteno, e todos os mais concernentes á fegurança da Provincia de Alentejo. Affonso Furtado tomou juntamente com Conde de Atouguia posse da sua occupação, e deseando não perder tempo em mostrar o seu valor, e actiridade, propoz ao Conde o intento de armar á Cavalla- Dá principio ia de Badajoz, passando Caia; e havendo avançado ao a este exerci-Capitao Manoel de Paiva Soares com dous batalhoens, cio armado não conseguio maior effeito, que tomar trinta cavallos Badajoz, las Companhias da guarda. Retirou se, e achou que o Conde de Atouguia havia recebido aviso do Mestre de Campo Pedro de Mello, que governava a Praça de Ser-

Anno 1659.

Anno pa, de que os Castelhanos intentavão entrar naquella Campanha, por noticia que lhe havião dado algumas intelligencias, e o melmo verificou o Mestre de Campo Agostinho de Andrade, que governava a Praça de Moura. Ordenou o Conde ao General da Cavallaria, que mandasse tres Companhias para Serpa, e mandou a Agostinho de Andrade, que tivesse partidas sobre as Praças visinhas; e que logo que recebesse aviso, que o inimigo entrava, mandasse disparar seis peças de artilharia com avilo a Mourão, que ouvidas as leis peças, le disparassem outras tantas; que o mesmo faria Monçaráz Terena, Landroal, e Villa Viçola com tres peças: e avisou ao Tenente General da Cavallaria Diniz de Mello, que ouvindo este final; marchasse a toda a diligencia de Villa-Viçosa, onde estava alojado, com todas as Companhias dos quarteis visinhos até Mourão, onde com as noticias que achasse naquella Praça, executaria o que julgasse mais conveniente. Desta vigilancia resultou, que huma partida da Companhia de D. Francisco Mascarenhas, que assistia em Monçaraz, lhe fez aviso, que estando sobre Xerez, havia visto quinhentos cavallos, que marchavão para a parte de Valença de Bomboy, Disparárão se as peças, fez D. Francisco repetidos avifos a Diniz de Mello, que sem dilação se poz em marcha para Mourão, onde achou noticia de que quatro batalhoens Castelhanos, que era a vanguarda dos quinhentos cavallos, havião entrado naquella campanha. Marchou logo a buscalos, e adiantou ao Capitão D. Luiz da Costa com dous batalhoens a detelos. Executou D. Luiz Derrota par- esta ordem com tão bom successo, que dando vista dos quatro batalhoens Castelhanos, os investio, e desbaratou, escapando só trinta, de mais de duzentos cavallos, de que constavão. Conseguida a rota dos quatro batalhoens, intentou Diniz de Mello observar o poder da Cavallaria dos inimigos, que conduzia huma grossa preza, e marchava a encorporar-le com os batalhoens desbaratados; e reconhecendo quanto o seu numero era inferior ao dos Castelhanos, elegeo sitio, aonde dilatando a frente das tropas, as suppuzessem mais numerosas; e de-

fejan-

te dellas.

desejando ao mesmo tempo, que os inimigos soubessem a perda dos quatro batalhoens, felizmente conseguio hum, e outro intento; porque suppondo elles a nossa Cavallaria superior á sua, e reconhecendo a perda das suas Tropas, por não estarem no posto, que lhe tinhão affignalado, em cerrando a noite, começarão a retirar-1e. Diniz de Mello com a sua natural actividade mandou avançar D. Luiz da Costa com cincoenta cavallos a carregar-lhe a retaguarda, e elle com o resto lhe deu calor, pondo os inimigos em tal confulao, que com desordenada fugida largaraó a preza, perdendo mais de sessenta cavallos.

Anno

1659.

O dia que sahio de Villa-Viçosa para Mourao, deu conta ao Conde de Atouguia, que sem dilação mandou Diniz de encorporar as Companhias de Campo-Maior com as de barata em Elvas. Marchou com ellas Affonso Furtado a segurar a Mourao ouguarnição de Badajoz, que não passasse a le encorporar tro troço de com os quinhentos cavallos. Conseguio-se este intento Cavallaria. em grande damno daquella campanha, e em Talavera. derrotou huma Companhia, que estava alojada em Montijo, o Commissario Geral D. Joao da Silva, que o General havia avançado com quinhentos cavallos. O Capitão de Couraças Duarte Fernandes Lobo, que governava as Tropas de Portalegre, querendo armar ás que estavão de quartel em Valença, sahio com duzentos cavallos, e adiantou huma partida de quinze a fazer huma preza. e de escolta ao Capitão de Cavallos Gomes Freire de Andrade com trinta. Foi sentida a partida, e a Cavallaria, e a Infantaria da Praça, que a esperava formada, a desmontou. Correo Gomes Freire a soccorrella, e achando os inimigos occupados nos despojos dos prisioneiros, recuperou os feus cavallos, tomando lhes alguns, e matando, e ferindo a muitos, tendo só a perda de Lafontana valeroso Francez, Capitão de Cavallos de Marvão, que como particular o acompanhava. Pouco depois o Commisfario Geral D. Pedro Ponse com quatrocentos cavallos veio a armar á Cavallaria de Portalegre pela parte da serra. Sahio ao rebate Duarte Fernandes Lobo com os Capitaens Gomes Freire, e Bernardo de Faria (cujas Tropas esta-

Anno estavão diminutas, por terem sahido dellas quarenta cavallos a fazer hum comboy ) cahirão na embolcada, que 1659. tinhão feito os inimigos, no fitio chamado as Rebeladas, em o mais alto da serra: correrao todos a formarse em hum so batalhão, ficando na retaguarda Gomes Freire com quinze cavallos foltos, lustentando o impeto dos inimigos, e foi soccorrido muitas vezes do Capitão Duarte Fernandes Lobo, dando tempo a que o batalhão, fazendo varias voltas, occupasse hum passe estreito cuberto com algumas arvores, onde fez rosto aos Castelhanos, que receando, que tivessemos a Infantaria no mesmo passo, se retirarão sem nos fazer damno, e em Castella tirarão por esta occasião o posto ao Commissario Geral. Neste tempo chegarão ao Conde de Atouguia, repetidos avisos das pazes, que se havião celebrado entre as Coroas de França, e Castella, pelos motivos, que adiante diremos. Esta noticia obrigou ao Conde a tratar com toda a diligencia das fortificaçõens das Praças de maior importancia, da prevenção do Trem da artilharia, e das reconducçõens dos Terços, e Cavallaria, instando com efficazes razoens á Rainha, que se não perdesse tempo nas prevençõens de todo o Reyno; porque a guerra, que se esperava; havia de ser mais vigorola, que toda a antecedente, na infallivel confideração de haverem os Castelhanos de empregar contra Portugal os exercitos, com que defendião as fronteiras de Flandes, Italia, e Catalunha.

No Minho continua o fitio deMonçaő,

As felicidades do anno, que escrevemos, não emendarao na Provincia de Entre-Douro, e Minho, como na de Alentejo, as desgraças do anno antecedente; porque de sorte se encadearão humas a outras, que reduzirao aquella Provincia, quali á ultima extremidade. Entre perigos, e difficuldades trabalhava o Visconde de Villa-Nova, por atalhar os damnos, que lhe era possivel. Erao muitas as cartas que escrevia á Rainha, e aos Ministros; mas tão pouco o effeito desta diligencia, que avaliava por maior contrario a desconfiança dos soccorros, que o poder dos inimigos. Havia acudido ás cazas da feitoria do lugar das Choças, largando o quartel do rio Mouro,

e para intentar novo soccorro a Monção, passou o Conde Anno de Miranda ajuntar, gente ao Porto, e o Balío Diogo de Mello Pereira a Barcellos; porém o trabalho repetido, e 1659. os máos successos multiplicados, fazião aos povos pouco appetecido o emprego das armas, e era quali invencivel a diligencia de ajuntar, e conservar numero de gente capaz de intentar hum (occorro util á defensa de Monção. Deu alguma confiança ao Visconde a noticia, de que a força da corrente do rio Minho havia levado duas pontes dos inimigos, huma junto a Lapella, outra por cima de Monção: porém desvaneceo se depressa esta esperança; porque reconhecendo os Gallegos o perigo deste accidente, fabricarao hum Forte junto da Ponte de Mouro, huma legoa diltante dos quarteis, que impossibilitava o intento de se lançarem no Minho as barcas, que se havião fabricado em Melgaço. Ordenou o Visconde a Miguel de Lascol, que fosse reconhecer a nova fortificação, combovado do Capitao de cavallos Diogo Pereira de Arahujo com a lua Companhia. Antes de chegarem, encontrarão trinta Soldados de cavallo Gallegos, que andavão roubando a campanha : degolarão nos, refervando cinco, que affirmarao estar o Porte acabado, e guarnecido com trezentos Infantes: Esta certeza escusou adiantar-se Miguel de Lascol; e o Visconde, depois de haver examinado todos os litios; que poderia occupar a gente, com que le achava para intentar do quartel, que elegesse, o soccorro de Monção, resolveo a vinte e quatro de Janeiro tomar o quartel em Valladares, e com toda a diligencia se deu principio a novos barcos. Neste posto recebeo a nova da vitoria das linhas de Elvas, que a Rainha lhe mandou a toda a diligencia, segurando lhe, que os soccorros de Alentejo o haviao de fazer brevemente author da segunda vitoria. Respirarao com esta noticia os cuidados do Visconde, entendendo que nao podia haver duvida em ser soccorrido das tropas vitoriosas da Provincia de Alentejo, juntas à gente daquella Provincia, que concorria sem duvida a conseguir tao felice empreza, seria infallivel, ou retirar-se, ou perder-se o Marquez de Vianna; e com este bem fundado discurso se accrescentou o Visconde

Anno

Intenta o Visconde varias vezes foccorrello. fegue,

PORTUGAL RESTAURADO,

conde o contentamento da nova da vitoria, e ao passo desta consideração applicou as diligencias de juntar gen-1659. te, e accrescentar outras prevençoens, que segurassem o foccorro de Monção, e o remedio de Salvaterra, que corria a mesma fortuna. Os motivos da esperança do Visconde o forão de receio ao Marquez de Vianna; porque chegando-lhe com a nova da perda do exercito, que sie nao o con-tiava Elvas, Ordem del Rey D. Filippe para se retirar de Monçao, se lhe constasse que as Tropas de Alentejo passavão a Entre Douro, e Minho, entrou na confusa de ver baldada a confiança de ganhar aquellas duas Praças depois de haver dispendido tao grossos cabedaes, e sido causa da morte de tanto numero de Soldados. Chamou a conselho, e dividirao se os votos em duas opinioens. Diziao, huns, que o exercito se retirasse, antes de chegarem as Tropas de Alentejo, para que esta resolução parecesse menos defairofa: outros, que se tentasse com hum assalto geral a constancia dos sitiados, porque se podia conseguir o successo, que se achava na ultima desesperação de se lograr. Seguio o Marquez este parecer, e deu ordem para que o exercito se preparasse para o assalto.

Nos dias que le gastarao nas disposiçõens referidas havião as cinco batarias, que cruzavão a Praça, occasionado grande damno nos fitiados, sendo tantos os mortos, e feridos, que faltava quem guarnecesse os postos mais importantes, e até nas mulheres fazião lastimoso emprego. Governava as trinta, que ficarão na Praça, Elena Peres, mulher que havia sido de João Filgueira, com hum chapéo na cabeça, e hum chuço nas mãos conduzia as outras aos maiores conflictos, sem se conhecer em algumas dellas o menor indicio de temor. Acertou em huma chamada a Turca, huma balla de artilharia pela barriga, e lançando lhe as tripas fóra se abraçou com ellas, pedio que a levassem para a Igreja do Espirito Santo: brevemente a conduzirao, e chegando á Igreja, sem mostrar a menor perturbação, ordenou que hum pouco de dinheiro, que levava na algibeira, se lhe mandasse dizer em Millas, e morreo com notavel exemplo de constancia: sendo timbre de todas as mulheres de Monção imitarem

Deusadeu Martins, que no tempo del-Rey D. Fernando, na guerra que teve com El-Rey Henrique o Segundo de Castella, era casada com o Capitao Mór Vasco Gomes de Abreu; e sitiando D. Pedro Rodrigues Sarmento. Adiantado do Reyno de Galliza a Praça de Monção, foi esta matrona caula com sua industria, e valor de se levantar o fitio, merecendo por esta acçaó ficar por timbre das armas da metma Villa hum meio corpo de huma mu-1her com a letra Deusadeu Martins, andar pintada nas bandeiras da Camera, e abrirem-le todos os annos as pautas dos Vereadores de Monção junto da sua sepultura. Igualmente prejudicavao as baterias ás muralhas, não havendo nellas parte, que não padecesse consideravel ruina. Não fazia nos fitiados menos prejuizo a fóme; porque vendo-se quasi tótalmente consumidos todos os mantimentos, chegarao a extinguir a carne de cavallos, gatos, e ratos, e outros animaes immundos, que solicitavão para dilatar a vida, de que se originavão doenças horrendas, e mortaes; porém não bastavão tantas infelicidades para diminuir o animo do Governador, e dos mais Officiaes, que lhe affistião: e desejando todos dar noticia ao Visconde do estado em que se achavão, offereceo-se para esta difficultola jornada o Sargento Marçal Ferreira, e instruhido em tudo o que devia dar conta, álém da noticia, que levava em hum papel cozido no cóz dos calçoens, o lançou da Praça Diogo de Caldas Barbosa por entre as hortas, e tendo vencido passar pelo interior dos quarteis, sem ser sentido, ao saltar das linhas o fizerão prisioneiro; porém constantemente não pronunciou palavra, que não fosse em beneficio dos sitiados. Melhor successo teve o Visconde em os informar de que os inimigos prevenião o assalto, introduzindo-lhe este aviso em varios papeis que se meterão em cabaças, que se lançavão pelo rio abaixo de noite, e huma dellas se recolheo a Salvaterra, donde passou a noticia ao Governador de Monção. Chamou logo a Confelho, e propondo achar se unicamente com quinhentos homens para des tenía daquella Praça, os mais delles incapazes de pelejar pelas feridas, que haviao recebido, e falta de alimento,

Anno 1659.

Anno 1659.

mento, concordarao todos, que em quanto durasse o dia. persistisse a guarnição nas trincheiras sem alteração; e que logo que cerrasse a noite, deixando só as sentinellas, se recolhesse a guarnição á barbaçãa, e que estas sentindo rumor, que lhes parecesse era principio de assalto, poderião tambem recolher-se, e que desta sorte se hirião dilatando quantos dias lhe fosse possivel, até lhes chegar ou o soccorro, ou o ultimo desengano. Nesta ordem se forao conservando os sitiados até o primeiro de Fevereiro, dia, que o Marquez de Vianna destinou para se dar o assalto, obrigado tanto das razoens referidas, quanto da informação de hum Sargento chamado Roboredo, que fugio da Praça, e lhe individuou o aperto a que estava reduzida, a ruina das muralhas, e a certeza de a render, fe se resolvesse a passar do assedio aos assattos; que a debilidade, e pouco numero dos sitiados não poderião resistir. Repartirao-se as ordens pela gente destinada para o assalto, e pelos Terços, que lhe haviao de dar calor. Formarao le na circumterencia da Praça, e no quarto da alva favorecidos de huma denfa nevoa, atacarao a muralha, que olha á parte de S. Bento, que era a que o Sargento lhe havia apontado; e por todas as trincheiras fizerao varias divertoens, para que divertindo-se o pouco numero dos fitiados, nao accodiflem todos á principal defensa. Achavao-se nas muralhas os Capitaens Diogo de Caldas Barbosa, Luiz de Sousa de Castro, Carlos Ma-Iheiro Pereira, Francisco da Cunha da Silva, Gonçallo da Cunha de Lemos, Francisco Pita Malheiro, Alexandre de Sousa, e Azevedo, Bartholomeu da Silva, João Pereira. Caldas, Christovao Ferrao, Joao Pereira Pinto, Manoel Soares Brandao, Francisco de Araujo Bello, Rafael Rebello Soares, Domingos de Almeida Cabral, e outros Officiaes de menores postos, assistindo a todos com into, e rendem cansavel valor Lourenço de Amorim. Ao tempo que os inimigos começarao a marchar, le tocou arma, e os obrigou a apressarem a marcha, e a arrimarem valerosamente as escadas que levavao prevenidas. Subirao por ellas grande numero de Officiaes, e Soldados: porém constrangidos dos artificios de fogo, traves, pedras, e outros inf-

Resistem os sitiados hum furioso assala Praça, por extinguirem quali rotalmente os defensfores della.

mentos, baixavão mais depressa, do que subião, huns Anno mortos, outros feridos: os que escaparao, se retirarão com grande diligencia, não bastando a detellos os Terços da referva, nem as persuaçõens dos sitiados, que com alentado espirito lhes diziao, que voltassem ao assalto, que acodissem pela honra da sua Nação, que dessem conta aos seus Cabos das escadas, que lhes entregarao, e outras affrontas, que puderao persuadillos, se o medo, com que fugião, lhes dera lugar a ouvillas. Com este máo successo cessárao as mampostas dos inimigos, que furiosamente havião jogado: os Terços se retirarão, o que examinado pelos litiados, baixarão pelas escadas, que os Castelhanos haviao deixado, e desfardas rao grande numero de Officiaes, e Soldados; pequeno premio do trabalho, que padecião, e do valor com que peleijarão: sendo tambem memoraveis as acçoes de Helena Peres, je das outras mulheres, que lhe assistiao; porque tomando grandes pedras á cabeça, as lançavão dos parapeitos sem temor das ballas, de que resultou gravissimo damno aos inimigos, que só conseguirão entrarem as trincheiras, que estavão desamparadas; e não podendo recolher-le á Praça o Alferes reformado João de Passos. que andava de ronda, por aguardar pelas sentinellas, foi investido dos Castelhanos, e depois de venderem todos caras as vidas, as perderão na defensa da Praça; e era tao geral o valor de todos os fitiados, que entrando os Gallegos em humas cazas, em que estavad aloja. dos quantidade de enfermos, se levantarão todos, e com; as espadas, que tinhão junto das camas, matando, e morrendo, derao as vidas; glorioso remate, depois de padecerem tão continuos trabalhos, e miserias, que alguns Soldados obrigados de implacavel fóme, vendo que huma balla de artilharia despedaçara hum Soldado; que estava de sentinella, correrão a colher os pedaços, e investirão ao furioso intento de os assarem; o que executarão, a nao ferem impedidos de Francisco de Arahujo Bello', e Joao Pereira Pinto, que com intimo fentimento divertirao tao lastimoso espectaculo; que era inculpavel nos vivos, buscar o sustento nos corpos daquelles, porcuja

1659.

Doenies en

Anno 1659.

cuja defensa, pouco espaço antes, offereciao as vidas: Entrando o arrebalde, levantarao os inimigos huma trincheira que corria da Ermida de Nossa Senhora do Outeiro ao Convento das Freiras. Logo que amanheceo, fe oppuzerao os sitiados ao damno, que daquella parte começavaő a receber: porèm já era baldada esta opposiça, porque álem de estarem destituidos das esperanças do loccorro, erao tao poucos os que se achavao capazes de tomar armas, que já parecia desesperação a resistencia. Os inimigos puxarao pela artilharia grossa, e começarao a bater as muralhas daquella parte, e querendo arrimar mantas em a noite seguinte com o fim de as picarem, forao rebatidos com grande perda: porém a artilharia começou a abrir tao grandes brechas, que era o ultimo remedio dos sitiados as cortaduras, e em todas estas operaçoens le acabava de extinguir a guarnição; porque as ballas, e as astilhas occasionavão igual perigo. Forao feridos dellas os Capitaens Diogo de Caldas, Carlos Malheiro, e Joao Malheiro Moscoso. A este trabalho se juntou o perigo de duas minas, que em cinco dias passarao á segunda muralha, e huma caminhava para o armazem da polvora. Logo que os fitiados as fentirão, mandou o Governador trabalhar nas contraminas, e acodindo todos com incrivel diligencia a tão diversos conflictos, fizerão os inimigos huma chamada a sete de Fevereiro, suspenderão-se as armas, e foi a primeira a que deu pratica Lourenço de Amorim. Mandou receber huma proposta do Marquez de Vianna, em que o perfuadia rendesse a Praça, pois se achava desesperado do soccorro, com as brechas abertas, e as minas atacadas, sem mantimentos, muniçoens, nem gente, e que se acaso a sua resistencia passasse de valor a obstinação, mandaria dar fogo ás minas, e assaltar as brechas com ordem de se não dar quartel a algum dos que se achassem vivos na Praça. Chamou Lourenço de Amorim a Confelho, mostrou a proposta a todos os Officiaes, e ponderando se, que de dous mil homens, de que havia constado a guarnição daquella Praça, não chegavão a duzentos, os que se achavão capazes de tomar armas, debilitados de fóme, e enfermidades

dades; e que ainda que o numero fora muito superior, não poderião defender se das brechas, e minas com que estavão atacados; o que considerado por todos, resolverão, que a Praça se entregasse, concordando o Marquez

de Vianna nas capitulaçõens seguintes.

Que os sitiados querião render a Praça, concedendo-lhes o Marquez General duas peças de artelharia, e o sahir com a sua gente formada pela brecha, corda aceza, balla em bocca, bandeiras despregadas, tocando caixas, carruagens para os Officiaes, e para os enfermos, e feridos, e aos mercadores se lhes daria tambem toda a carruagem, que lhes fosse necessaria para o seu fato: e que não lhe sendo possível o poderem sahir logo todos os paizanos, se lhes concedesse quinze dias de prazo, para dentro delles se poderem retirar com a roupa, com que alli se achassem, e se lhe não faria nenhuma hostilidade, nem vexação, antes se lhes seguraria a campanha, e a carruagem se lhes desse até o lugar da Portela, em que se finda o termo da Villa de Monção, e se passarião refens de huma, e outra parte: e que ás Religiosas darião toda a carruagem, e todo o mais necessario, para ellas sahirem, e rerirarem todo o seu fato: que concedendolhes estes partidos, se renderião, e negando se, se querião defender.

Remeteo Lourenco de Amorim estes capitulos ao Marquez de Vianna, que depois de examinados, e de se gastarem algumas horas de debate, concedeo aos sitiados, que sahissem formados pela brecha com balla em boca, e corda aceza, bandeiras despregadas, tocando caixas, e com huma peça de artilharia: que se lhes darião todas as carruagens que fossem necessarias para os Officiaes, e Soldados enfermos, e para a roupa dos paizanos; dandose-lhes hum mez de prazo para commodamente as poderem conduzir. Acceitou Lourenço de A morim estas capitulações, derão-se refens, introduzio D. Balthasar Pantoja guarnição na Praça, fahio della Lourenço de Amorim com duzentos e trinta e seis Soldados formados, os mais delles tão debeis, que admirado D. Balthasar Pantoja, depois de averiguar, que não era maior o numero dos defenfoAnno 1659.

Anno

feníores capazes de tomar armas, disse, que ao mesmo que via, nao podia dar credito, e chamando os Officiaes dos Terços, e da Cavallaria do exercito, os exhortou a que aprendessem naquelles valerosos Soldados o modo com que haviao de defender as Praças. Deu-se comboy a Lourenço de Amorim, que o segurou até o rio Bom: passou ao nosso quartel, e soi recebido do Visconde, e de todos os mais que o acompanhavao, com as honras, e louvores, que tao egregiamente haviao merecido, e a todos os Officiaes empregou logo em varios postos. Os moradores passarão a Portugal, sem haver algum que se rendesse aos rogos, e promessas do Marquez de Vianna, acabando de apurar com esta constante resolução a sua siguelidade.

Em quanto succedeo na Praça o que fica referido. determinou o Vilconde, desenganado de lhe nao haver de chegar soccorro algum de Alentejo; porque a fortuna da vitoria das linhas descompoz todo o discurso prudente. sendo muitas vezes na fragilidade humana taó nocivas as. felicidades, como as desgraças; determinou com o pouco, e inconstante poder com que se achava, que nao chegava a tres mil homens, passar o rio Minho para animar os sitiados, e divertir os inimigos. Tomou o Conde de Miranda por sua conta o cuidado de preparar as barcas; affistido do Tenente de Mestre de Campo General Joseph de Soula Sid, que a Rainha havia mandado de Lisboa a servir naquella campanha. Prepararaô-le promptamente os barcos, e entregou o Visconde a execução de se lançarem ao rio, ao Tenente de Mestre de Campo General Antonio Soares da Costa. Deferio a elle sem causa da noite de dous de Fevereiro para a seguinte com tao inselice successo, que fugindo hum Soldado de cavallo para os inimigos, baldou com a noticia, que deu destas prevençoens, todo o emprego dellas; porque logo guarnecerao o sitio, donde se intentava lançar as barcas, e sicou o Visconde totalmente destituido das esperanças de soccorrer a Praça. Tanto que chegou Lourenço de Amorim, entendeo o Visconde (como succedeo) que o Marquez de Vianna com o exercito vitorioso havia de passar o

tio a buscallo no quartel em que assistia. Com esta pruden- Anno te imaginação determinou retirar-se, e querendo executallo na manhãa de nove de Fevereiro, teve noticia que os inimigos passavas o rio, e aconfelhando-lhe o perigo a brevidade, e não lhe embaraçando a repentina noticia a boa direcção, poz os Terços, e batalhoens em marcha. e entregou ao Conde de Miranda a artilharia, e bagagens: porque como era a parte, em que considerava maior perigo, merecia maior cuidado: e ordenou a Fernao de Soufa Coutinho, com que trezentos cavallos, e algumas mangas de mosqueteiros detivesse a marcha do inimigo, até se expor ao perigo ultimo. Marchou Fernao de Sousa com tanta diligencia, que achou o exercito com grande presta passando o rio. Suspenderao os Gallegos esta deliberação, econhecendo a nossa Cavallaria, e Fernao de Sousa occupou huma collina, que ficava emminente a toda a campanha, e cobria a marcha do nosso pequeno poder. Valeole o Visconde deste beneficio do tempo, e sem confusão. ou desordem alguma sez continuar a marcha, visitando coin suma vigilancia os passos mais difficultosos, que segurava, como pedia o perigo delles. O Marquez de Vianna reconhecendo o intento da nossa Cavallaria, ordenou 30 Mestre de Campo General, mandasse investilla. Offereceo-se o General da Cavallaria, para executor desta empreza, e fiou se dignamente do seu valor. Escolheo quinhentos cavallos, e os Terços do Mestre de Campo D. Affonso Peres, e outro governado pelo Sargento Maior D. Joao Queixada, e marchou a ganhar o posto que occupava Fernao de Soula, com firme confiança de confeguir o intento a que se arrojava. Facilitou-a Fernão de Sousa com muita industria; porque ao tempo que os Gallegos chegavão quasi ao alto da eminencia, em que estava formado, retirou os batalhoens a distancia, que bastava para se lhe encobrirem. Entenderão elles, que o receio os fazia voltar as costas, e por este respeito adiantou o General da Cavallaria a vanguarda, por não perder o emprego da vitoria. Porém chegando ao alto da collina, donde suppunha descobrir a nossa Cavallaria sugitiva, a achou tão prompta para a execução que havia pre-

Anno meditado, que sem o menor intrevallo investio a nossa gente valerosamente os batalhoens da vanguarda, que acompanhavão confulos ao General, e sem difficuldade os desbaratarão, ficando mortos o Mestre de Campo D. Affonso Peres, o Capitão de couraças D. Affonso Antelo. e muito mal ferido o Capitão de cavallos D. Bartholomeu Mosquechos. O exemplo dos batalhoens da vanguarda seguirão os mais que subirão ao monte, deixando a Infantaria exposta aos golpes das espadas dos nossos Soldados, que cortarão pouco nos rendidos; e Fernão de Soula vendo que o seu calor podia mal-lograr o bom successo conseguido, se adiantou a detellos. Obedecerao promptamente, tornarao a formar-se, tendo grande parte em todas estas operaçõeas Domingos da Ponte Gallego, Tenente General da Cavallaria de Tras os Montes. Foi morto ao primeiro encontro o Alferes Domingos Laburt, Cabo dos batedores, ficou ferido o Capitao Joao da Cunha Sotto-Maior, e todos os Officiaes procederas valerosamente signalando-se Ignacio da Franca, Tenente de Joao da Cunha; porque adiantando-se dos batalhoens, matou na frente da sua Companhia ao Capitão D. Affonfo Antelo, contado por hum dos mais valerosos do exercito inimigo. Com este successo se adiantou muito a marcha da Infantaria, e Artilharia, e melhorando de terreno, por ser mais aspero, occuparao mangas de mosqueteiros varios postos, que seguravão a marcha, largando-os a tempo, que outras haviao ganhado sitios da mesma importancia, e pouco a pouco se hia segurando o nosso partido. Os Cabos inimigos tornarao a compor o exercito, que havia acabado de passar o rio, e por lugares asperos introduzirao quantidade de mangas de mosqueteiros, Visconde o intentando desalojar a nossa Cavallaria: porém os dous Tenentes Generaes valerosos, e persistentes reconhecenviita dos ini-migos vale- do que a sua constancia salvava nao só a gente, que marrosa, e mi- chava, mas toda a Provincia, nao largarao aquelle pos-

Retira o exercito á litarmente, to, sem reconhecerem, que o Visconde se havia adiane segura-o, tado a sitio, em que já era inutil a sua sirmeza. Mas ponte ao rio quando quizerao retirar-se, vinha tao perto o exercito

inimigo, que lhe foi necessario usarem da contramarcha, ficando

ficando na retaguarda os dous Tenentes Generaes com Anno vinte cavallos escolhidos, de que era Cabo o Tenente Ignacio da Franca. Necessitarao os batalhoens de entrarem por hum passo estreito, para melhorarem de posto na colla da nossa Infantaria. Reconheceras os inimigos esta ventagem, e correrao alguns batalhoens furiosamente a logralla; porèm achárao na entrada do passo aos Tenentes Generaes com os vinte cavallos, e outros que le lhe aggregarao, que o defenderão todo o tempo, que baltou para os batalhoens melhorarem de posto, não fazendo cazo dos mosquetes das mangas inimigas, que a toda a diligencia occupavão os penhalcos emminentes aos litios, por onde a Cavallaria se retirava: e os Gallegos vendo a refolução com que erão rebatidos, se nao atreviao a investir, sem virem formados, e com batalhoens superiores. Esta receosa disciplina deu tempo aos Tenentes Generaes, a que dividissem em dous troços os trezentos cavallos, com que se retiravão; ajustavao-se de forte nesta divisao, que o tempo que hum gastava em rebater os batalhoens, que carregavão, lograva o outro para adiantar a marcha por esta causa tão vagarosa, que a distancia de huma só legoa gastou todo hum dia. Antes de cerrar a noite, chegou a avisalos o Tenente de Mestre de Campo General Joseph de Sousa Cid da parte do Visconde, que a artilharia havia passado a ponte do rio Mouro, vencendo o Conde de Miranda quali insuperaveis difficuldades, ajudado de D. Francisco de Azevedo, e Miguel de Lascol. Livres os Tenentes Generaes com este aviso de maior cuidado, e saltando-lhes já neste tempo a campanha, que lhes tinha facilitado retirarem-se na fórma referida, derao ordem ás Companhias da vanguarda, que desfiladas á redea folta, se arrojassem a passar a ponte do rio Mouro; e prevenirão aos Soldados, re∙ comendando-lhes a brevidade, para que os da vanguarda não embaraçassem os da retaguarda, carregando os o inimigos com todo o poder na estreiteza daquelle passo, como succedeo; porém a ordem foi tao bem executada, favorecida do escuro da noite, que quando os Gallegos se resolverao a empenhar-se, sem receio já a maior par-

Anno te dos trezentos cavallos havia passado a ponte; e os Tenentes Generaes comos Officiaes das Companhias; o 1659. Governador do Priorado do Crato, o Balío, e alguns Soldados resistiras com tanto valor o impeto dos inimigos. que investindo os na ultima conclusao galhardamente, os fizerao alargar de sorte, que tiverao lugar de passar a ponte já guarnecida com mosqueteiros nossos. Fizerao alto os Gallegos, e o Marquez de Vianna desenganado do intento, que havia trazido, nao continuou a marcha. O Visconde fez alto ao amanhecer nas Aldeas das Chofe nas Aldeças, havendo os Soldados padecido grande trabalho; porém nao dá molestia, o que se logra na felicidade. Foi muito grande a que se conseguio naquelle successo; porque álém do valor com que peleijou, e destreza com que o Visconde salvou aquelle troço do exercito, livrou-se aquella Provincia de grande ruina. Salvaterra governada por Antonio de Almeida Carvalhaes, tanto que Monçao se rendeo, seguio a mesma fortuna com as mesmas capitulaçõens, por fer impossivel a sua defensa; e o Marquez de Vianna dividio o exercito pelos quarteis. Chegou ao Visconde esta noticia, e tratou com grande diligencia da fortificação de Caminha, dividindo a gente pelas guarniçõens; fez trabalhar nas outras Praças com incessante disvelo pelo grande perigo, a que todas ficavaô' expoltas.

Rende-se Salvaterra.

Aquartela-

as das Cho-

ças.

A nova da infelicidade dos successos de Entre Douro, e Minho recebeo a Rainha com grande sentimento. assim pelo perigo daquella Provincia, como por entender que a demassada satisfação da vitoria das linhas de Elvas desbaratavao a prudencia, com que era necessario accodir le ao loccorro de Monção; mas accrescentando aos males paffados o receio dos damnos futuros, tratou exercito pa- com toda a attenção de lhe prevenir os remedios, formanra a defensa do hum exercito capaz de resistir os progressos dos inimis gos na Provincia de Entre Douro, e Minho, Foi a primeira diligencia ordenar a Joao Nunes da Cunha, naquelle tempo Deputado da Junta dos Tres Estados, que com largos poderes passasse a Entre Douro, e Minho a formar os Terços, e Companhias de cavallos, que julgasse preci-

Resolve a Rainha Regente formar novo do Minho.

Joki Kinney to limbe

Anno 1659.

as, e fazer o assento de pao de munição, e prevenir o rem da artilharia; entendendo justamente a Rainha, que grande capacidade, inteireza, e zelo de Joao Nunes da Cunha bastaria a persuadir aquelles povos a contribuhirem om os tributos necessarios á sua defensa. Justificou a exeriencia o acerto desta eleição; porque á diligencia, e á ndustria de Joao Nunes da Cunha deveo Entre Douro, e Minho huma das melhores partes da sua defensa. Nomeu juntamente a Rainha ao Conde da Torre, Mestre de Campo General do Visconde, e ao Conde de S. Joao Geeral da Cavallaria de Entre Douro, e Minho, e Tras os Montes, e a Simão Correa da Silva, Conde da Castanheia, General da Artilharia; e ordenou ao Conde de Misquiella passasse sem dilação ao governo das Armas da Provinia de Tras os Montes, com declaração, que sem depenlencia de nova ordem, acodisse a soccorrer a Entre Douo, e Minho, todas as vezes que os inimigos a invadisem. Partio João Nunes primeiro que os mais nomeados. logo começou a dar á execução as ordens que levava, evantando quatro Terços de Infantaria pagos, compranlo cavallos para novas Companhias, formando Terços le Auxiliares com tanta brevidade, pouca despeza da faenda Real, e grande satisfação dos povos, que as mesnas operaçõens executadas parecião incriveis. Quando começou a comprar cavallos, chegou o Conde de S. Joao, em breves dias formou as Companhias da gente mais obre daquella Provincia, e passou á de Tras os Montes fazer a mesma diligencia. Neste tempo ganharão os Galegos o Forte da Portella de Vez, guarnecido com cento cincoenta Infantes, que não fizerão resistencia alguma, ficou descuberto todo aquelle districto. Joao Nunes da Cunha sentido desta desgraça, propoz ao Visconde a emoreza da Cidade de Tui, offerecendo-se a facilitar todos os meios que parecessem convenientes. Affeiçoou-se o Visconde a esta opinião, deu conta á Rainha; porém os Conselheiros de Guerra, com quem a Rainha le confornou, forao de parecer, que se guardasse esta empreza que nunca teve effeito) para tempo, em que o exercito do Minho estivesse acabado de formar.

A Pro-

Varios fuccessos da Provincia de Tras os Motes, e dos dous partidos da Beira.

A Provincia de Tras os Montes governava o Mestre de Campo Antonio Jaques de Paiva, quando se renderao em Entre Douro, e Minho as Praças de Monçao, e Salvaterra; e reconhecendo a vilinhança do perigo, e os poucos meios que havia naquella Provincia para se defender, fez vivas instancias á Rainha, para que o Conde de Misquitella, nomeado Governador das Armas de Traz os Montes, se não dilatasse. Partio o Conde para Chaves, pouco tempo depois da batalha de Elvas, e ainda mal convalecido da grande enfermidade, que padeceo; sem dilação correo a Provincia, tratou das fortificaçõens das Praças mais importantes, formou Auxiliares, e Ordenanças; prevençoens, com que deteve as entradas dos Cas-

telhanos por todo o discurso deste anno.

O partido de Almeida entregou a Rainha ao Conde da Feira: eleição geralmente applaudida; por concorrerem no Conde valor, juizo, e prudencia, e todas as mais virtudes, que o constituhião merecedor dos maiores lugares. Logo que chegou a Almeida, tratou com todo o cuidado da fortificação das Praças, e augmento das Tropas, o que conleguio tanto pela sua actividade, quanto pelas assistencias da Corte, em que era melhor livrado, que os outros Governadores das armas, pela authoridade de seu sogro o Conde de Odemira, que o amava, e respeitava, como merecia a sua qualidade, e procedimento. O trabalho que a Cavallaria de huma, e outra parte havia padecido o anno antecedente, fez tao appetecido o delcanço, que não houve operação militar, que mereça fer referida. No partido de Penamacor se passou com igual foccego: tornou o a governar D. Sancho Manoel, como fica declarado, e em todas as Provincias descançarao as Tropas de huma, e outra parte, para darem principio a maiores emprezas.

A Rainha Regente havia acudido a todos os accidentes da Monarquia com juizo tao util, e tao prudente. illustrado das experiencias dos negocios gravissimos, que manejava a sua direcção, que era nas Cortes de Europa exemplar de valor, e entendimento varonil. Desejava summamenre augmentar esta opinião na educação del-Rey

eu filho já entrado na idade de dezaseis annos, e para coneguir este virtuoso intento, nao perdoava a diligencia Ilguma, Divina, e humana, mandando pelas Religioens redir a Deos a emenda dos desconcertos del-Rey, e procurando incessantemente atalhalos, hora com rogos, hora com ameaços; porque o amor affectuoso de may, e o Dispoem a perigo infallivel do Reyno nao deixavao afroxar o cui- Rainha Caado continuo de importancias taó relevantes; porém sa ElRey. nao bastavao tantas attençoens virtuosas, para cobrar o desencaminhado animo delRey perturbado com a razaó original de seus achaques, e pervertido com os exemplos perniciosos de alguns de seus assistentes. Antonio de Conte estava já neste tempo resoluto a se arrojar ao mar tempestuoso da difficultosa empreza de representar no theatro do mundo o papel de valído de hum poderolo Rey, fotalmente separado do temor das ondas politicas, que furiosamente o ameaçavaő; e considerando que naő lho era possivel encobrir a humildade do seu nascimento, largou a tenda da Capella, com o pretexto de haver descuberto a nobreza da sua geração, pertendendo provar ser descendente da casa de Vintimilia, familia nobilissima do Reyno de Sicilia, e facilmente achou testimunhas, que o affirmassem, passando na esperança da recompensa pelo delicto da falsidade. Foi ElRey o primeiro, que deu credito a esta sua ficção, e como bastava a Antonio de Conte que fosse o unico, logrou tantas ventagens no seu favor, que já as suas entradas não erão por partes occultas, nem a sua assistencia separada delRey. O remedio que a Rainha buscou para atalhar estes, e outros inconvenientes, foy separar ElRey do seu quarto, e signalar-lhe outro novamente fabricado junto ao Forte, que banhado das aguas do Tejo, parece que com a prata, e ouro daquelle rio enriquece o Occeano; e para decorosa Nemealhe assistencia da sua grandeza lhe nomeou por Gentil-homens Gentis-hoda Camara ao Marquez de Gouvea, ao Conde de Prado, mens da Camara. Garcia de Mello, Monteiro mor, Luiz de Mello, Porteiro mór, e D. Joao de Almeida: servia juntamente o Marquez de Mordomo mór, Garcia de Mello de Camarei. ro mór, o Conde do Prado de Estribeiro mór, e passan-

Anno do brevemente a governar a Provincia de Entre-Douro. e Minho, the succedeo o Visconde de Villa Nova; e a 1659. D. Joao de Almeida, que servia de Reposteiro mór, Luiz de Vasconcellos e Sousa, Conde de Castello Melhor, e foy a resolução da Rainha, que servissem ás semanas: e para que o trabalho ficasse mais toleravel, nomeou ao Conde de Val de Reys, ao Conde de Obidos, ao Conde de Aveiras, D. Thomaz de Noronha, e a Francisco de Soula Goutinho: porém durando lhe pouco tempo a vida, foi eleito em seu lugar D. Pedro de Castello Branco, Conde de Pombeiro, e de todos os nomeados, so ds primeiros, cada hum sua semana ficava de noite assistindo a ElRey; e juntamente forao eleitos outros Officiaes, e criados inferiores para a affiftencia da Cafa delRey. Ficou o Conde de Odemira continuando as preminencias de Ayo. Nestes successos, e disposiçõens politicas com o absoluto imperio que tem no Mundo, gastou o tempo na Corte o anno que escrevemos, e no seguinte (como em seu lugar daremos noticia) passou ElRey ao novo quarto, que lhe estava destinado.

Manda por a França o Conde de Sourc.

O estado em que ficou o Reyno depois das campa-Embaixador nhas de Badajoz, e Elvas pelas faltas de gente, e cabedal, obrigação á Rainha Regente a nomear Embaixador extraordinario a ElRey de França ao Conde de Soure, fiando do seu grande talento, e louvavel zelo a conclusão dos importantes negocios que lhe encomendou, que novos accidentes, depois de partir, fizerao maiores. Ainda que os pezares, que o Conde havia padecido, e a molestia do achaque da gotta, que tolerava, pudérao esculalo do trabalho desta jornada, prevalecendo sempre no seu animo a utilidade publica, depoz a queixa, e superou achaques, e aceitando a embaixada, se dispoz a partir para França. Continha a instrucção, que a Rainha The mandou dar : representar em França a perigosa conservação deste Reyno, ainda que vitorioso, com as perdas de muitas tropas velhas nos sitios de Badajoz, Elvas, e Monçao, e por esta causa pedir a ElRey Christianissimo soccorro de quatro mil Infantes formados em seis Regimentos, e mil cavallos pagos com o dinheiro de França:

auch lo link

259

poder escolher, e capitular com dous sugeitos de opiniao conhecida para occuparem os postos de Mestres de Campo Generaes, approvado o seu prestimo, e fidelidade pelo Cardeal Julio Massarino, primeiro Ministro daquella Coroa; e nao se podendo conseguir estes soccorros á custa de França, pedisse licença para levantar aquelle mesmo numero de gente por conta delRey, entregando se-lhe para este effeito hum credito de cem mil cruzados. Individuava iuntamente a instrucção todos os passos, que nas Embaixadas antecedentes se haviao dado em seguimento do trata. do da liga offensiva, e defensiva daquella Coroa, e se encomendava ao Conde procurasse a ultima resolução della: que fizesse aviso a Londres a Francisco de Mello do successo deste negocio; porque se em França se nao concluisse, tinha ordem para ajustar nesta mesma forma, a liga em Inglaterra, que varias vezes se lhe havia offerecido. Partio o Conde de Lisboa a treze de Abril em huma não Ingleza, e levou por Secretario da Embaixada a Duarte Ribeiro de Macedo, que havia acabado o triennio de Provedor da Comarca da Torre de Moncorvo, e sugeito de merecida estimação. Foi comboyado de huma não de guerra da melma Nação, obrigando le o Capitao a chegar com elle até o porto de Avre de Graçia. Experimentou o Conde tao contrarios no mar os ventos, como depois na terra os negocios, obrigando o as tempestades a gastar quarenta dias do porto de Lisboa ao Canal de Inglaterra. Naquella altura encontrou tres fragatas de guerra Inglezas, e reconhecendo se humas a outras, se puzerao á capa, e os tres Capitaens vierao a bordo do navio do Conde Embaixador a visitalo. Derao-lhe noticia de que o governo de Inglaterra padecia universal mudança; porque Ricardo Cromuel, que havia succedido a seu pay no governo supremo, e titulo de Protector, estava deposto, e reduzido a vida particular, e o Parlamento occupava a authoridade soberana : que o tratado da paz entre as Coroas de França, e Castella se tinha por ajustado; porque em Flandes se havia publicado suspensao de armas até nova ordem; e achando se poderoso o partido de França, nao era crivel arrojar-se a perder os interesses, R 2

Anno 1659.

Anno 1659

que podià esperar da guerra na campanha presente, sem a esperança infallivel da paz futura. Deu grande pena ao Embaixador esta noticia, porque a verdade della alterava a substancia das instrucçoens que levava, mudava a fórma aos negocios, e pallava o cuidado delles a difficil emprego; naó ficando mais esperança, que a negoceação de entrar no tratado da paz, ou conseguir alguma favoravel reserva, succedendo ficar fora della. Despedidos os Capitaens, entrou a não no porto de Plemuth, e achando o Conde verificada a nova do tratado da paz, escreveo á Rainha, dandolhe esta noticia; remetteo as cartas a Francisco de Mello, e sez-lhe aviso da viagem que levava, e do novo cuidado, que lhe perturbava a primeira direcção, e que em Pariz esperava reposta sua, e informação dos negocios presentes. Passados dous dias, partio o Conde para Avre de Gracia, onde entrou em vinte e seis de Mayo. Continuava o governo da Monarquia de França a Rainha Regente Dona Anna de Austria, e entrava ElRey seu filho Luiz XIV. na idade de vinte e hum annos com disposição, e gentileza correspondentes á grandeza do nascimento, e com partes adquiridas nos exercicios das artes liberaes. Os divertimentos da Corte o separavao de tal sorte dos cuidados do governo, que padecia as censuras dos Cortesaõs, que brevemente emendárao as suas heroicas acçoens. Governava a Rainha a unica affiltencia do Cardeal Julio Massarino, que lhe devia a constante resolução, com que o conservou em o lugar mais supremo entre os tumultos Civis, que o odio do seu poder suscitou naquella Monarquia. Nao desmerecia o talento do Cardeal a sua fortuna, logrando-a pacifica na ausencia de França do Principe de Condé, e satisfeito o animo locegado do Duque de Orleans Gastao de França, e empenhadas as maiores casas de França com as alianças de suas sobrinhas. Sustentava a guerra de França com prosperos luccessos debaixo do governo do Marichal de Turena, e entretinha-se com moderadas forças em Catalunha, e Italia.

Chega áquelle Reyno, quando fe começava a tratar a paz entre a quella Coroa, e a de Castella.

Era o maior cuidado da Corte o cafamento delRey e quatro as Princezas que se propunhao; a de Portugal Dona

Dona Catharina, depois Rainha de Inglaterra, Henri- Anno queta de Inglaterra, que foy Duqueza de Orleans, Margarita de Saboya, que casou com o Duque de Parma, Do- 1659. na Maria Theresa de Castella, preferida a todos no gosto, e nas conveniencias da Rainha may; e por esta causa as diligencias, que le faziao com as mais, erao apparentes, e serviao 16 de dar ciumes ao Reyno de Castella, e todo o poder das armas se encaminhava a fazer precisa a paz pelo caminho deste matrimonio, por cuja conclusao nao duvidava a Rainha mãy sacrificar o Reyno de Portugal aos interesses de Castella, e o Conde de Cominges, Embaixador de França em Lisboa, entretinha a pratica do calamento no mesmo tempo, que em Madrid solicitava o effeito delle o Senhor Dilione; havendo declarado, que a paz summamente desejada dos Ministros de Castella, se nao havia de concluir sem se ajustar o casamento. Retardava El-Rey D. Filippe juntamente esta resolução, conhecendo mal fegura a fua faude, e ficando a fuccessão daquella Monarquia fiada 16 em hum Principe de poucos annos. e grande debilidade. A Rainha mãy vendo esta perplexidade delRey seu irmao, determinou vencela com hum bem logrado artificio. Publicou que casava ElRey seu si-Iho em Saboia, e ajustou avistar-se com Madama Real sua cunhada em Leao, para onde partio acompanhada de seus filhos, applicando que corresse a opiniao, de que hia ajustar o casamento com a princeza Margarita. Chegando a Corte a Leao, e juntamente Madama Real com a Princeza Margarita, forao tao admiradas as suas perfeiçoens, que se deu o casamento por ajustado. Chegou esta noticia a Madrid a tempo, que ElRey D. Filippe se achava com mais hum successor; e concorrendo este successo, e aquella noticia em beneficio do intento da Rainha may. deliberou ElRey D. Filippe mandar pela posta a Leao a D. Antonio Pimentel, pratico Ministro daquella Coroa, a lançar com o Cardeal os primeiros projectos do calamento, e da paz. Chegou D. Antonio a Leao, e a poucos lances se rompeo o tratado do casamento de Saboia; passou a Corte a Pariz, retirou-se Madama Real mal satisfeita do engano padecido, e adiantou-se de sor-R3

1659

te a negoceação com Castella, que nos primeiros dias de Abril se publicou a suspensao de armas entre ambas as Coroas. Todas estas noticias achou o Conde Embaixador em Avre de Gracia, e juntamente que a tregoa eltava em pratica, e declarado o dia para a jornada do Cardeal Massarino as conferencias dos Pyrineos. Fez a Rainha repetidos avisos de tantas, e tao prejudiciaes novidades á confervação de Portugal; pedio novas instrucçõens, e meios para poder propor naquelle congresso a pratica da paz com esta Coroa; que podia ser admittida dos Caste-Ihanos na delconfiança, de que os Francezes poderiao querer fomentar a guerra contra Castella nas campanhas de Portugal, e que o Cardeal Massarino pelos seus interesses não havia de desviar este designio. Partio o Embaixador para Ruaó, onde achou avilo de Pariz de Feliciano Dourado, que não continualle a jornada, sem elle chegat a buscalo; o que executou brevemente, e entre outras noticias, que deu ao Conde, lhe disse, que dando conta ao Cardeal da fua chegada a Avre de Gracia, lhe advertira que lhe communicasse, convinha passar a Pariz incognito a tratar com elle negocio de tanta importancia; que pedia larga conferencia; e accrescentou que o Cardeal reparava em receber huma Embaixada publica de Portugal no tempo, em que o tratado da paz de Castel. la fazia preciso desemparar França os seus interesses.

raveis cotradiçoés, e nao pode divertir a fugida do Luque de Aveiro, que passou por França para Castella.

Achainfupe- Com o enfado destas noticias partio o Embaixador de Leao, e chegou a Pariz a quatro de Junho: a fete teve audiencia do Cardeal, e depois das primeiras ceremonias expoz brevemente o fim com que partira de Portugal, e o que continha a instrucção da sua Embaixada; porém que achava naquella Corte tao varios accidentes, que lhe parecia necessario fallar primeiro nelles, do que no soccorro dos Cabos, que vinha buscar; que ouvia estar ajustada a paz de Castella com exclusão dos interesses da sua Patria, o que entendia ser fama vaga, respeitando o summo acerto; com que o Cardeal encaminhava as conveniencias da Monarquia de França totalmente prejudicadas, facilitando pelo caminho proposto recuperar El-Rey Catholico os Reynos, e dilatados Senhorios de Por-

263

tugal, ficando facil aos Castelhanos cobrar com esta for-Anno tuna tudo, o que cedessem a França em os tratados da paz: que a separação de Portugal sora o successo mais 1659. desejado da acertada politica do Cardeal Rechilieu, e que vendo agora o Mundo sacrificado Portugal aos interesses delRey Catholico, necessariamente havia de entender, que ou fora errado o discurso daquelle Ministro, ou se nao acertava na opiniao presente; e que se o Cardeal seguia a politica de deixar em Portugal huma occupação as armas Castelhanas, resolvendo tacitamente soccorret as Portuguezas, advertisse nao ser tao segura aquella diversão, como fora a de Holanda, fustentada com os soccorros Francezes; porque Holanda tinha as difficuldades do terreno, cortado de Ribeiras, e Diques, que o faziao impenetravel; e Portugal tinha por vizinhos os Reynos de Caltella com cem legoas de fronteira, que erao outras tantas portas aos exercitos Castelhanos; que os soccorros passavao a Holanda insensivelmente pela visinhança do paiz, e tinhao por ella reparação prompta as perdas das batalhas, e Praças: a Portugal haviao de passar pela incerteza, e vagares da navegação, que os fariao chegar quando ja nao pudessem servir de remedio: que ultimamente lhe lembrava tantas promessas feitas a Portugal, ainda em communicaçõens secretas, de que lhe mostraria sinaes firmados por Luiz XIII. Ouvio o Cardeal ao Embaixador com aquelle natural agrado, e paciencia, que tinha para dissimular, costumando magoar-se com os pertendentes queixolos das mesmas resoluçõens, de que era author, e que applicava como interefles proprios; e respondeo ao Conde na lingua Castelhana, que fallava com acerto: que elle julgava aquelle Reyno na precisa necessidade de fazer a paz; porque a tardança do casamento delRey havia suscitado huma geral murmuração em todos os seus vassallos, e que a inclinação da Rainha may a obrigava a escolher a infante de Castella, como a mais desejada condição da paz: que a nova mudança do governo de Inglaterra havia separado aquella Coroa dos interesses de França, com quem antes estaya unida, deixando as armas Francezas sem aliados, em R 4 tempo

Anno tempo que o Emperador levantava hum grosso exercito para soccorrer os Estados de Flandes: que os povos de 1659. França desejavao a paz, achando se faltos de commercio, opprimidos com grossas contribuiçõens, e com facil disposição a se alterarem na experiencia do primeiro successo contrario, que houvesse na guerra, o que daria opportuna occasias a se declararem os parciaes do Principe de Codé, e a introduzirem outra vez em França os perigos da guerra Civil, e Portugal duvidára celebrar em França o tratado da liga por huma despeza, que se lhe pedira entre os apertos da oppressaó dos annos antecedentes: que elle havia obrado, quanto lhe era possivel, pela inclusa de Portugal no tratado da paz, chegando a offerecer todas as Praças, que as armas Francezas tinhao occupado em Italia, Flandes, e Catalunha no discurso de vinte e cinco annos de guerra com dispendio inestimavel de sangue, e fazenda, e só pudéra conseguir huma tregoa de tres mezes. no discurso dos quaes tinha resoluto enviar a Portugal hum Gentil·homem com propoliçõens que avaliava por praticaveis: que quando fosse tempo lhe daria parte das instrucçõens que levava, e entretanto cuidaria attentamente nos sugeitos que lhe pedia para Mestres de Campo Generaes, e em meyos para a pallagem de tropas para Portugal: que a sua entrada podia dispor, e publicar-se na Corte; porque nao se offerecia duvida em se continuarem com elle os tratamentos devidos á fua reprefentação. Esta conferencia deixou desenganado o Conde de Soure de poder melhorar naquelle congresso os interesses do Reyno: suspendeo as diligencias até ter noticia das propoliçoens, que se mandavao a Portugal: deu contra à Rainha mãy do que havia passado com o Cardeal, instou pelas ordens que tinha pedido, e que se lhe facilitassem meyos, com que pudesse empenhar o Cardeal, e outros sugeitos importantes.

Era naquella Corte a materia mais ventilada a incluíao de Portugal no tratado das pazes: porem só os dependentes do governo avaliavao a exclusao por licita. Chegou neste tempo á Corte o Marichal de Turena, cujas heroicas virtudes erao nella a summa estimação. Ha-

1659.

via ganhado na campanha antecedente á batalha e Praça Anno de Dunquerque, governando o exercito de Castella D. Joao de Austria; e a esperança de mayores successos na certeza da diminuição das tropas de Castella, o obrigavao a delejar que a guerra se continuasse. Havia mostrado em varias occasioens particular inclinação ao valor da Nação Portugueza, e seguindo a opinião do Duque de Ruao, dizia, que tanto convinha a Franca a uniao inseparavel dos interesses de Portugal, como ao Imperio a de Castella, de que nao era pequeno torcedor serem as mesmas as Baronias. Esta noticia obrigou ao Embaixador a buscar o Marichal, e experimentou que acertara o discurso; porque o Marichal se lhe offereceo a solicitar, quanto lhe fosse possivel, as conveniencias de Portugal, e que logo facilitaria a passagem de alguns sugeitos. Foi o primeiro que escolheo, Jeremias Jovet, que passou a este Reyno por Coronel de hum Regimento de Cavallaria, e acabada a guerra de Portugal, subio ao Posto de Mestre de Campo General das Tropas do Principe de Lussemburg. Poucos dias depois desta conferencia teve o Marichal de Turena occasiao de fallar ao Cardeal em os negocios de Portugal, perguntando-lhe elle o seu parecer sobre os interesses da paz daquella Coroa com ElRey Catholico; e com o desembaraço adquirido em dilatados annos de definteresse, lhe disse que nao podia haver maior erro, que deixar expor o Reyno de Portugal a invasao de Castella, ministrando França com o desacerto desta politica os interesses de seus mayores inimigos, e tirando totalmente a confiança de seus aliados; sendo justo reconhecer França, que era este hum dos principaes motivos das vitorias, que haviao alcançado os seus exercitos contra as armas de Castella; e a estas acrescentou outras prudentissimas, e forçosas razoens, que pudérao ser de grande utilidade, a nao estar a Rainha tao empenhada no casamento de Castella, e o Cardeal inseparavel dos seus delignios.

Chegou aviso áquella Corte, que D. Luiz de Aro havia sahido de Madrid para Fuente Rabia, e logo dispoz o Cardeal a sua jornada: dous dias antes de partir

Anno deu audiencia ao Conde, que lhe tornou a representar a inclusaó de Portugal na paz, os Cabos, e soccorros, e 1659. lhe pedia licença para o seguir; tanto que recebesse as novas ordens de Portugal, que aguardava por horas. Refpondeolhe o Cardeal, que desejava summamente assis. tir aos negocios deste Reyno, assim pelos interesses de França, como pelo respeito, com que venerava as virtudes da Rainha may de Portugal: que tinha grande duvida a the nomear Cabos Francezes; porque teguindo-fe a paz; poderiao duvidar os Portuguezes da sua fidelidade. e os Castelhanos arguir de pouco segura a fé do tratado: que procurasse ajustar para Mestres de Campo Generaes o Conde Federico de Schomberg, e o Conde de Insequim. o primeiro Alemao, o fegundo Irlandez, sugeitos que haviao occupado os melmos Postos, e adquirido nelles grande opiniao de praticos, e valerosos; que para delliberar os foccorros ficava tempo; porque ainda leguindose a paz entre as duas Coroas, e elle segurava hum anno de repoulo, não fendo possivel aos Castelhanos introduzirem em menos tempo nas fronteiras de Portugal as tropas que desoccupassem de Italia, e Flandes: que deixava disposta a sua entrada, e teria cuidado de o avisar para seguir a jornada de Baiona, e escrever pelo Inviado que mandava a Portugal. Esta conferencia, e o desengano do Marichal de Turena, que communicou ao Conde, hindo a visitalo, o obrigou a perder de todo a esperança de ajustamento util no tratado da paz. Approvou o Marichal os dous sugeitos para Mestres de Campo Generaes, e nesta fé foi o primeiro, que se ajustou, o Conde de Insequim com mil cruzados de soldo cada mez, e patente de Mestre de Campo General, posto que serviria, ou no exercito, ou governando a Cavallaria tomando as ordens do Mestre de Campo General, que tivesse patente mais antiga, que a fua. Embarcou se no porto da Arrochela com hum filho teu: na altura de Vianna foi a não atacada de tres de Argel, e rendida depois de hum custoso combate, de que sahio mal ferido o filho do Conde. De Argel voltou resgatado a Lisboa, onde a Rainha mãy lhe mandou pagar os foldos vencidos desde o dia,

dia, em que se embarcara. Passou a Alentejo; mas a poucos dias de assistencia naquella Provincia teve aviso da estituição delRey da Gram Bretanha, o que lhe facilitou poder voltar à sua patria, e entrar na posse dos seus Estados, que havia perdido por Realista.

Havendo o Conde Embaixador prevenido a sua entrada com grande luzimento, lhe deu ElRey audiencia na Casa de Campo de Fonteneblaut. Partio de Pariz, e meia legoa antes de chegar à Corte, o aguardavao tres coches delRey, da Rainha may, e do Duque de Orleans: no delRey vinha o Marichal de Aumont, que recebeo nelle o Conde, e o conduzio a hum quarto do Paço, onde foy tres dias magnificamente holpedado. No seguinte o veyo buscar o Conde de Suessons, filho do Principe Thomaz de Saboia, e o levou á audiencia delRey, e da Rainha, e no mesmo dia veio o Duque de Orleans acompanhado do Marichal Duplécis, que havia sido seu Aio. Acabada esta funs ção, se retirou a Pariz, e constando lhe que os interessados no governo faziaó correr, como justificada, a acçaó de se desemparar Portugal pelo tratado da paz, lhe pareceo justificar a nossa causa com hum manifesto da justiça, e conveniencias della, passando pela difficuldade da offensa dos Ministros de França; porque as razoens do manifesto necessariamente haviao de condemnar as resolucoens tomadas contra este Reyno no tratado da paz:porém a pouca esperança de se poderem alterar pelos meios ordinarios, obrigou ao Conde a buscar caminho extraordinario, muitas vezes util nos casos apertados. Tomada esta deliberação, encomendou o manifesto ao Secretario da Embaixada Duarte Ribeiro, que o imprimio na lingua Franceza, e depois o traduzio em Portugez. Continha vinte e se. te razoens, que elegantemente concluhiao, que o maior interelle de França era nao ajustar a paz sem a inclusao de Portugal. Espalhou se este papel com tao geral aceitaçao de toda a Corte, que julgou preciso o Cardeal Massarino mandar, que se recolhesse: passou ordem para ser preso o Impressor, e conhecendo se pelo estilo hum Francez, que o havia traduzido, foi pronunciado á prilao, de que o livrou a immunidade da casa do Conde Embaixa-

Anno 1659.

Anno 1659

dor; e no mesmo tempo o buscou o Conde de Briana Secretario de Estado, e lhe disse da parte do Cardeal, que a materia da quelle papel podia alterar o socego da Corte. que lhe pedia quizesse entregar as copias delle: porque as razoens, que continha, se deviao representar a ElRey seu Senhor, sem se entregarem á censura pública; e acabou insinuando, que se queixaria a Portugal. Respondeolhe o Embaixador, que o seu intento na impressaó das quelle papel fora só informar aos Ministros de Sua Magestade Christianissima das justas causas, em que se fundava a pertençao delRey seu senhor, totalmente ignoradas naquella Corte; e que entendia nao havia alterado o direito publico na impressaó de hum memorial, que continha conveniencias reciprocas a ambas as Coroas; mas que por nao faltar á sociedade, que desejava estabelecer, mandava entregar as copias com que se achava. Derao-se lhe oito, sendo mais de quinhentas as que se haviao espalhado. Queixou-se o Cardeal á Rainha, como o Conde de Briana havia infinuado; que ouvidas as razoens do Conde, lhe approvou; e agradeceo a impressao do papel: e entendendo o Conde, que o Cardeal tomaria por satisfação desta offensa negarlhe licença para seguir a Corte, mandou ao Residente Feliciano Dourado a solicitala, com ordem que negando-lha, ficasse em S. Joao da Luz. e carta de crença para offerecer ao Cardeal hum milhão de cruzados pago em dous annos, e o Arcebispado de Evora para a pessoa, em quem quizesse nomealo, pela inclufão da paz. E supposto que o Conde não havia recebido ordem alguma da Rainha para esta offerta, medindo a resolução pelo tempo, executou o que convinha ao bem do Reyno sem attenção a outra censura; porque os vastallos, em que concorrem tão relevantes supposiçoens, como no Conde se conhecião, não devem atar-se a mais documentos, que aos da razão, nem a mais instrucçoens, que ás dos interesses dos seus principes, quando os grandes accidentes, e a larga distancia lhes impossibilita o communicarlhos. Partio Feliciano Dourado, e chegou a tempo, que os dous Ministros estavão nos lugares ultimos das fronteiras de hum, e outro Reyno. Deo a carta

269

carta ao Cardeal, que lhe dilatou a reposta até o dia das primeiras vistas com D. Luiz de Aro, de que se inserio lhe dera parte da proposta do Embaixador querer seguir a Corte. Respondeo lhe podia fazer jornada: porque a assistencia daquelle concurso era livre aos Ministros de todos os Principes. Feliciano Dourado, vendo repetir as conferencias do Cardeal, e D. Luiz de Aro, se resolveo a fazer a proposição do milhão, e Arcebispado. Respondeo-lhe o Cardeal, que pela inclusão da paz de Portugal ser admittida dos Ministros de Castella, déra elle dous milhoens da fazenda delRey seu Senhor. Da primeira, e segunda reposta deu Feliciano Dourado conta ao Conde, que sem embargo deste desengano partio para S. João da

Luz, onde chegou a vinte e sete de Outubro.

Entre os Pyrineos, onde acabao, e começão a dividir Espenha de França, pela parte do Oceano, se celebrou este congresso. Corre por esta parte huma pequena ribeira, que os Naturaes chamaó Bidaslaa, e separa as Provincias de Guipuscua, e Bearne; sahe ao Mar entre Puente Rabia, primeira Praça de Guiputcua, e Andaya, ultimo lugar de França: huma legoa antes que chegue a estes lugares, fórma huma Ilha conhecida pelo nome dos Faizoens, e mais a cerca com as aguas, que recebe do mar, que com as que leva. Nesta Ilha dividida igualmente sobre huma linha imaginaria da separação dos Reynos, se tormou hum Palacio de madeira, que entao servio ás conferencias dos dous Ministros, e depois regiamente adornado ás vistas dos Reys, e entrega da Infante. Constava de duas galarias fabricadas sobre barcos, por onde se entrava da parte de Espanha, e França. Rematavao em huma grande sala dividida com huma tea lança. da sobre a linha imaginaria da separação dos Reynos, com huma porta de communicação. Estas duas galarias estavao tao regularmente ornadas, que abertas as portas, se via da entrada de huma o fim da outra. Da sala se passava por dous corredores, no fim dos quaes, por duas portas em igual correspondencia, se entrava em huma camara quadrada com vistas, e vidraças para a parte, por onde descia a ribeira. No pavimento desta sala se via signalada

Anno 1659.

1659.

Anno nalada a divisaó dos Reynos de torte, que as cadeiras, onde os Reys te sentárao, se supunhao sobre o dominio de hum, e outro Rey. Aos dous corredores se seguiao duas camaras, e dous gabinetes separados com hum pequeno passeio, que rematava a Ilha, e dava luz á camara, onde se virao os Reys. O custo, e adorno desta fabrica se fez por conta das duas Coroas, cada huma na parte que a divisao lhe fignalava. Em Fuente Rabia estava D. Luiz de Aro. e em huma gandola paslava ao lugar das conferencias; e o Cardeal em carroça do lugar de S. Joaô da Luz. Chegando a elle o Conde Embaixador, mandou o Cardeal hum Gentil-homem a visitalo, e o mesmo fizerao todos os Ministros dos Principes, que alli se achavao. Foy logo o Embaixador ver o Cardeal, e depois de repetidas as razoens de huma, e outra parte com a destreza, e engenho, de que erao compostos estes grandes dous Miniltros, perguntou o Cardeal ao Conde, que conveniencias se poderiao propor aos Ministros Castelhanos, para facilitar a grande difficuldade de ser Portugal incluido no tratado da paz. Respondeo lhe, que salva a soberania, e independencia da Coroa, que todos os meyos, que Da Luiz de Aro lhe propuzesse, e o Cardeal approvasse, poderiao ter facil accommodamento, e tinha todos os poderes necessarios para os ajustar. Continuou o Cardeal com hum largo discurso do valor, e constancia dos Portuguezes admirado dos mefmos inimigos; facilitou as efperanças da confervação de Portugal com a variedade dos tempos, e instabilidade dos negocios políticos, segurou a sua mediação, e finalmente disse, que tinha nomeado o Marquez de Choup para enviar a Portugal com as condiçoens que pudesse tirar a favor desta Coroa. Separou-se a conferencia, e conheceo claramente o Conde que as artificiosas apparencias do Cardeal todas erao fundadas em querer vender por mais preço aos Castelhanos a exclusao de Portugal no tratado da paz. O Cardeal havia feito eleição da pessoa do Marquez de Choup para mandar a portugal; porque supposto que nas guerras civis havia seguido o partido do Principe de Condé, e àdquirido no posto de Mestre de Campo General opinias

de hum dos mais praticos Officiaes de Infantaria, que tinha França, havia sido Mediador, depois que o Principe de Condé passou a Flandes, do casamento de seu Irmão o Principe de Conti com huma das sobrinhas do Cardeal, e por este respeito entrado na sua confiança, querendo que juntamente examinasse de mais perto as forças de Portugal, que os Castelhanos em praticas, e manifestos abatiao, quanto lhes era possivel. Neste tempo chegou a S. Joaó da Luz o Duque Carlos de Lorena detido prisioneiro largo tempo em Castella, e com esta noticia vieraô de París assistir-lhe o Duque de Guiza, e o Conde de Arcourt, ambos inimigos da Casa de Austria, e por este respeito affeiçoados aos interesses de Portugal. Logo que o Duque de Lorena chegou, lhe mandou pedir hora o Conde Embaixador para o ir visitar; de que o Duque se escu: sou, desculpando-se com as dependencias dos Castelhanos; e para ser mais formal o fundamento da sua justificação, foi o Duque de Guiza visitar o Conde, e segurando-lhe o affecto do Duque, e de todos os Principes da sua casa, aos interesses de Portugal; o que se resolvia justificar, mandando servir a este Reyno seu silho natural o Conde de Vaudemont com dous mil homens postos em Portugal à sua custa; e que o Conde de Arcourt passaria a Portugal com o Posto de Capitao General da Provincia de Alentejo, trazendo em sua companhia dous Regimentos de Infantaria, e dous filhos seus por Mestres de Campo delles, e que para o effeito da jornada lhe bastaria só huma tacita concessaó de França. Deu o Conde Embaixador ao Duque de Guiza as devidas graças das duas grandes proposiçoens, que lhe havia feito, com a eloquencia de que era dotado; segurou-lhe fazer em continente prompto aviso á Rainha, o que logo executou, e respondendo-lhe á satisfação com que as aceitava, se ajustáraő em Pariz os tratados, que depois se desvaneceraő; porque os embaraços do accommodamento do Duque de Lorena durárao tanto em França, que não teve meyos para levantar os dous Regimentos; e ao Conde-de-Arcourt negou o Cardeal a tacita permissao, que pedia, com taes clausulas, que soi huma delsas, que se passasse ao serviço

Anno 1659.

Anno de Portugal, que perderia o grande Officio de Estribeiro mor del Rey, cuja mercê já tinha para seu silho o Conde de Armanhac; de que se deixa evidentemente conhecer a destreza das demonstraçõens apparentes do Cardeal
Massarino.

Os dous pontos mais apertados do tratado da paz erao a exclusao de Portugal, e a restituição do Principe de Conde: ambos vencerao os Castelhanos ajudados da inclinação da Rainha máy, ficando o Principe restituido. á graça del Rey, e aos seus Estados; e sendo declarado em hum dos capitulos da paz, que França, nem directe, nem indirecte affittiria á defensa de Portugal, cedendo os Castelhanos por esta ultima conclusão as Praças de Filipe-Ville, e Mariembourg, com que de todo julgou Europa por infallivelmente arruinada a conservação de Portugal, para que rompendo depois por todos estes impossiveis, viesse a ser a mais sublimada a gloria dos seus triunfos. O Cardeal, depois desta ultima deliberação teve huma larga conferencia com o Conde, em que mudou totalmente a fraze de esperanças em desenganos, tecendo persuaçõens de se facilitarem as proposiçõens, que levava ao Marquez de Choup, dizendo desejava rogalo á Rainha máy com as mãos erguidas, para que se evitassem os formidaveis estragos, que a guerra havia de produzir. Respondeo-lhe o Conde, que se desenganasse, que Portugal nao havia de admittir a menor fobordinação a Castella; e que tanto que o tratado sosse livre, e independente a soberania, tudo o mais, como lhe havia segurado, poderia facilitar-se. Ao dia seguinte depois desta conferencia butcou o Marquez de Choup ao Conde Embaixador, e lhe mostrou da parte do Cardeal a instrucção que levava. Continha ella tres capitulos: no primeiro com palavras plausiveis se encarecia tudo o que se tinha obrado, todas as diligencias que se haviao feito pela inclusao de Portugal na paz, chegando se a offerecer por ella todas as Praças, que no discurso de vinte e cinco annos tinhaó occupado as armas Francezas com preço inextimavel de sangue, e thesouros, porém que não dando os Ministros de Castella ouvidos a esta pratica,

intes declarando ser o effeito della hum obstaculo invencivel para a inclusaó da paz, se passára a procurar os meios de algum accommodamento, que evitasse damnos de huma guerra, que nao podia terminar-se sem lamentavel ruina. Eraő os meyos, que se propunhaő no segundo capitulo, que o Reyno de Portugal se reduzisse ao estado do anno de quarenta, esquecendo-se tudo o que tinha passado, sem que se pudesse intentar, ou acçao, ou castigo algum pelos damnos recebidos, antes huma inteira restituição de todos os bens, que os vassallos Portuguezes tivessem em qualquer parte da Monarquia de Castella. Dizia o terceiro capitulo, que a casa de Bragança seria conservada em todos os fóros, prerogativas, e grandezas que tinha, e que seus successores seriao Governadores, e Viso-Reys perpetuos de Portugal; e para segurança da observação destas condiçõens ficaria por fiador EIRey Christianissimo, havendo-se por infracção da paz qualquer alteração que tivessem, e promettia desender com as armas tudo, o que se firmasse no tratado: Supposto que o Conde Embaixador anticipadamente havia conhecido, que este era o sim a que caminhava aquelle congresso, sentio efficazmente este ultimo desengano, ainda mais pelo discurso, que se fazia em França da pouca constancia de Portugal, que pelos soccorros, que se lhe negavao para sua defensa. Pedio audiencia ao Cardeal, que logo lhe foi concedida, e depois de lhe manifestar com generoso desprezo, que vira as proposiçoens, que levava o Marquez de Choup, lhe disse que vinha a saber, se as mais proposiçoens, que havia feito sobre os soccorros, que deviao passar a Portugal, tinhao a reposta, que suppunha do seu elevado discurso; tendo por certo nao havia de todo querer desemparar os interesses de Portugal em augmento da fortuna de Castella. A reposta que teve do Cardeal, forao novas instancias em se ajustar o accommodamento proposto; porque era necessario ceder ao tempo, e nao entregar á ultima desesperação. Este procedimento do Cardeal foi variamente julgado: porém os interesses, que conseguio neste congresso, o declarárao parcial dos Ministros de Castella; e o pouco tempo,

Anno 1659.

Anno 1659

que lhe durou a vida, publicou o pouco justificado procedimento que teve com Portugal.

Quando le continuavao com maior fervor as conferencias do Cardeal, e D. Luiz de Aro, chegou a S. João da Luz nova, de que ElRey Catholico chorava a morte de seu filho D. Filippe Prospero, e ficava aquella Monarquia 16 nas esperanças de hum debil successor. Entendeofe que este accidente destruisse toda a maquina do tratado; porque nao era crivel, que ElRey Catholico quizef. fe expor aquella dilatada Monarquia à contingente sucesfao de França, passando pela multidao de perigos, que arrastava esta arrojada resolução. Quasi ao mesmo tempo chegou a S. João da Luz nova dos movimentos de Inglaterra, da marcha de dous exercitos Inglezes, hum formado em Escocia pelo General Monch, que entao governava aquelle Reyno, e outro com que fahia de Londres a encontralo Lambert com authoridade do Parlamento. Passou ElRey da Gram Bretanha a ver se em Fuente-Rabia com D. Luiz de Aro. Esta noticia, e a dos movimentos de Inglatera deu nova confiança ao Cardeal para repetir ao Embaixador as dependencias, com que estava-Portugal no accommodamento, que se lhe propunha, novamente destituido dos soccorros, que podia esperar de Inglaterra. Respondeo lhe o Conde com a mesma constancia, e resolução das conferencias antecedentes, e despachou Filippe de Almeida seu criado em companhia. do Marquez de Choup; e deu conta á Rainha de todos os successos referidos, representando-lhe com vivas razoens o muito que convinha, que o Marquez de Choup voltasse inteiramente persuadido da nossa constancia, e das disposiçõens, com que o Reyno estava unido para lua defenta; e escreveo ao Conde de Atouguia, advertindo o da passagem do Inviado de Badajoz a Elvas. A vinte de Novembro assinárao os dous Ministros de Castella, e França o tratado da paz, ajustando, que naquelle. lugar, onde conferírao, ficassem dous Gentis-homens, huma Francez, outro Castelhano, para receberem, e trocarem as ratificaçõens delle, e despedidos, passou o Cardeal a Tolola, onde estava a Corte, e o Embaixador partio

para

para Baiona, onde lhe sobreveio o achaque da gota com a molestia que pediao tao penosos incentivos, e se acres-

centárao com novo accidente.

De Fuente Rabia passou por Baiona ElRey da Gram Bretanha; ordenou o Embaixador ao Secretario Duarte Ribeiro fosse a visitalo, e representar-lhe a impossibilidade, que o embaraçava a acodir pessoalmente a esta obrigação. O espaço, que se deteve Duarte Ribeiro antes de fallar a EIRey, lhe disse hum Gentil-homem, que o acompanhava, que D. Luiz de Aro havia referido a ElRey, quando se despedira delle, que o Duque de Aveiro passava ao serviço delRey de Castella. Entrou o Conde no justo cuidado, que merecia esta nova; e obrigando-o a amizade, que havia professado com o Duque, a duvidar de taó intempestiva, e infelice resolução, começou a desenganar-se com a passagem de Pedro de Lalanda por Baiona, que manifestou a chegada do Duque a França, publicando havia partido com elle da enseada da Arrabida, onde se embarcou em huma charrua, que Lalanda fretou em Setuval, Iabendo que hia para Bretanha. Com esta informação, determinado o Conde a embaraçar, quanto lhe sosse possivel, o precipicio do Duque, lhe despachou hum proprio com huma carta, em que mostrava entender, que algum desgosto particular o traria a procurar a protecção de França, para cujo effeito lhe offerecia a sua intervenção na authoridade que representava, e a sua fazenda, e que em Tolosa o aguardava com hum quarto prevenido; e na supposição de que a pressa da partida o obrigaria a caminhar com poucos effeitos, lhe remettia hum largo credito. Despachado o proprio, partio o Conde para Tolosa, onde recebeo aviso de Portugal, que continha a retirada do Duque de Aveiro, e huma instrucção particular da Rainha sobre este negocio, da substancia seguinte. A estimação que sempre fizera da pessoa do Duque de Aveiro, e da sua casa, imitando a ElRey D. João, que em todo o tempo do seu governo tratára ao Duque com particular affeição: que não baftárão estas demonttraçoens, para que o Duque deixasse de ter sempre queixas injultas: que ultimamente offerecéra hum papel loAnno 1659.

Anno bre particulares de sua casa, em tempo que os communs do Reyno nao davao lugar a se tratar de outra materia; que lhe mandára logo responder: que nao se satisfizera da reposta, e fora a ultima queixa que tivera taó pouco justificada, que nem aquella, nem as passadas podias dar cor a huma resolução tão alheya das obrigaçõens do Duque, deixando a terra, onde nascera, quando ella necelsitava nao só do maior, mas do menor vassallo: que nas cartas, que deixára escritas, erao os pontos mais essenciaes, como das copias veria o Conde Embaixador, impedirem-lhe o seu casamento, que nunca succedéra, antes que no tempo delRey D. João, e a Rainha depois do seu falecimento lhe concedérao, nao só licença, mas dizendo elle, que casava em França, os navios da armada, para com mais authoridade, fegurança, e menor despeza fua trazer sua mulher ao Reyno. A segunda, que dele: jando, e procurando a Rainha todos os acertos no governo dos seus Reynos, e querendo que o Duque tivesse nelles muita parte, o fizera do Conselho de Estado, que largou, não fó fem caula, mas com defabrimento mui differente da boa vontade, com que lhe offerecéra aquella occupação: que lhe encomendára o governo das armas na mais importante Provincia, e mais apertada occasiao, e posto que o aceitára, o largára logo com o termo que era notorio; de que se via, que assim na paz, como na guerra lhe déra todos os caminhos de accrescentar a sua opiniao: o que supposto, lhe fora tao estranha a resolução do Duque, sem exemplo pelo tempo, e occasiao, que nao podia negar o grande sentimento a que a obrigava; e sendo tao geral o escandalo em todos, que mostravão bem a pou. ca tençao que tinha de o seguir; e que erao tao contrarios os juizos que fazião da acção do Duque, que convinha dar satisfação ao Mundo, e ao Reyno: ao Mundo, mostrando que o Duque largara o serviço delRey sem causa, nem motivo justo, e ao Reyno, procurando saber os intentos com que caminhava, e procedimentos que tinha; e que em caso que o Duque sosse a casa do Embaixador, como infinuava na carta, que escrevéra a sua Irmãa; entenderia delle se hia constante em seu serviço, e em

e em assistir ao bem do Reyno, como era obrigado; e succedendo ser assim, diria a ElRey de França, e a seus Ministros o que fosse necessario para os persuadir, que se she déra causa por parte da Rainha, e que o seu intento sora curiosidade de ver a grandeza daquella Corte, e fazer nella eleição de mulher a seu contentamento, e o mais, que parecesse bastante para esmaltar o decoro que se devia ao Duque. Porém em cafo que elle nao fosse a casa do Embaixador, e caminhasse com intentos encontrados ás obrigaçõens com que nascéra, se queixaria o Conde do seu procedimento ao Cardeal, procurando encontralo em tudo o que fosse prejuizo ao Reyno, e conforme ao seu procedimento seria a correspondencia, que com elle tivesse; e supposto que seria facil a diligencia do Conde alcançar os intentos do Duque, particularmente a encomendaria da parte da Rainha ao Secretario da Embaixada Duarte Ribeiro de Macedo; porque fiava da sua industria, e prudencia, saberia tomar a informação conveniente: que deixara o Duque huma procuração a sua irmãa Dona Maria para governar a sua casa, e em defeito della, o mesmo poder a seu Tio D. Pedro de Lencastre: que deixára mais ordem para se lhe remetterem cincoenta mil cruzados das suas rendas, e outras advertencias de menor consideraçaő; e que até aquelle tempo naó declarava o procedimento, que se havia de ter em cada huma destas disposiçoens; que logo que o fizesse, avisaria ao Conde com os fundamentos da resolução que tomasse.

Recebida esta carta, voltou com reposta o proprio mandado ao Duque: agradecia nella em poucas regras os offerecimentos do Conde. Continuava, que fazia jornada a Pariz, levado da curiosidade de ver a Corte; e acabava, dizendo: Duvido que nos possamos ver; porque conforme a regra de Euclides: Dua linea, quamquam in infinitum protrabantur, non tanguntur. O successo verisicou a facil intelligencia deste lugar, e conheceo o Conde, que deixar o Duque escrito em Lisboa, que hia a pousar a sua casa, fora prevenir se para o caso, em que algum temporal o obrigasse a entrar em porto do Reyno. As ordens da Rainha Regente conferidas com os passos, que o Dugue

Anno 1659.

que tinha dado em França, fizerao inutil o exame, que na instrucção se encomendava ao Conde, e necessaria a diligencia de prevenir, e recorrer á Corte. Despachou hum proprio ao Cardeal, dando-lhe conta da jornada do Duque, e das razoens que tinha para entender que passava ao servico delRey Catholico; e ultimamente pedia a ElRey Christianissimo lhe negasse passo por França; pois nao era justo que hum vassallo de hum Principe aliado fizesse estrada por aquelle Reyno para se declarar inimigo da sua Patria. No melmo tempo mandou o Duque de Aveiro hum proprio ao Conde de Cominges, que proximamente havia chegado a França da embaixada de Portugal, pedindo-lhe, quizesse solicitar-lhe licença para hir fallar a ElRey. Fez o Conde presente ao Cardeal esta supplica. Respondeo-lhe que podia escrever ao Duque, que se o traziao a França negocios de sua pessoa, e casa, sem embaraço fizesse a jornada, que acharia em ElRey seu senhor o acolhimento que merecia, e toda a satisfação que pudesse desejar nos seus particulares; mas que se o intento, com que passava por França, era differente, escutasse o trabalho da jornada. Esta resolução reserio o Cardeal na reposta que mandou ao Embaixador, e se escusava de haver de passar a mayor demonstração com o Duque, por ser em todos os tempos o passo por França livre aos Estrangeiros. Vendo o Conde Embaixador baldada esta diligencia, e achando se Feliciano Dourado de caminho para Portugal, lhe ordenou esperasse em Bordeos ao Duque, por ter noticia, que infallivelmente passava por aquella Cidade, e instruindo o em tudo o que devia dizer-lhe, lhe deo huma carta, em que dizia ao Duque lhe désse inteiro credito a tudo o que lhe referisse. Partio Feliciano Dourado, e achando o Duque em Bordeos, tendo com elle algumas conferencias, the communicou as otdens, que o Embaixador tinha, para lhe facilitar tudo, quanto desejasse nos seus particulares em Portugal, e França: que leguir outro caminho era totalmente precipitar-le, e perder a lua cafa, sem esperanças de restaurala: que ainda que o conseguisse, havia de ser com a ruina, e desolação da sua Patria: que esperaya facilmente detender se assim pelo

pelo valor, e uniao de seus naturaes, que elle bem conhecia; como porque a inconstancia dos tempos havia de persuadir facilmente á desensa de Portugal os mesmos, que naquella occasiao se esqueciao della. A todas estas razoens respondeo o Duque com indisterença, dando lhe o titulo de politicas do Conde de Soure; e conhecendo Feliciano Dourado, que era infructuosa toda a diligencia, deu conta ao Embaixador, e partio de Bordeos. Chegado este aviso, e nelle o ultimo desengano de que o Duque passava a Madrid, resolveo o Conde escrever-lhe a carta seguinte, para que lhe nao faltasse circunstancia, em que nao justificasse o seu procedimento.

M fim senhor Duque, V. Excellencia tem toma do a resolução de se passar ao serviço delRey Catholico; porque assim o tem mostrado as accoens , de V. Excellencia em França, e a reposta que deu as ins-, tancias, que lhe tenho feito, seguindo as ordens del-"Rey meu senhor, e a obrigação de Ministro publico de , Portugal; e porque me nao fique nada por fazer em ma-"teria taó grande, escrevo esta carta, que será a ultima, "lembrado da confiança, e amizade, com que V. Excel-, lencia sempre me tratou. As obrigaçõens que V. Excel-"lencia deve ao seu nascimento, clamao todas contra a "resolução que tem tomado. O tempo, e a occasião mol-" trarão ao Mundo, que tem V. Excellencia o partido de "Castella por mais seguro, e que procura hum principe es-,, trangeiro, para se livrar dos perigos, que ameação o Prin-"cipe natural; porque vê a paz feita, os exercitos delRey , Catholico desocupados, os interesses de Portugal des-" emparados de França, e duvidosa a conservação da sua "Patria: isto he o que agora diz o mundo da intempesti-"va, e cega resolução de V. Excellencia, e isto he o mel-" mo, que depois ha de dizer a posteridade: Pergunto: " se V. Excellencia teve a causa de Portugal por menos , justa, como a seguio vinte annos? Como jurou sideli-, dade áquelles Principes? Como os conheceo por tantos , actos de obediencia? E se teve o seu dominio por ju-, stificado, como o desempara agora? Em verdade que en-

Anno 1659.

Anno "entendo, que se V. Excellencia fizer reflexao no que ", emprende, e no labeo com que grava a sua memoria, " que ha de suspender os passos ao desacerto com que se " precipita. Supponhamos que apparece hoje no Mundo o "Senhor Rey D. Joao o II. Avo de V. Excellencia, e inf-, tituidor da Casa de Aveiro, aquelle grande Mestre de ,, reinar, glorioso Rey de seus filhos, e amoroso pay de "seus vassallos, que vê a Portugal em perigo, e a V. ", Excellencia duvidoso: que diria a V. Excellencia? Que " seguisse hum Principe estrangeiro neto da Imperatriz D. ,, Isabel, ou hum Principe natural, neto do Infante D. "Duarte? Quereria que Governasse Portugal hum Prin-", cipe da Casa de Austria, ou hum Principe do seu mel-,, mo sangue? Quereria ver as suas Praças com presidios "Castelhanos, e os Portuguezes sempre dominantes; ", agora dominados? He sem duvida que V. Excellencia en-,, tre si confessa, que he impossivel poder ser esta a sua von-", tade; e será possivel que V. Excellencia figa maximas ,, encontradas a hum grande Monarca, que lhe deu o ser, ", e a seu proprio entendimento? Nao duvido que V. Ex-", cellencia fera bem recebido em Castella; mas duvido , que lhe dem o tratamento, que V. Excellencia sup-, poem, porque ha lá muitos grandes muito cheyos de " vaidade. Obrigará aos Castelhanos a sua política a fa-" zerem a V. Excellencia muita festa; porque esperao que " este exemplo lhes ha de ser util: porém se succeder ( o , que eu tenho por infallivel) que os vassallos delRey " meu fenhor nao tenhao memoria de V. Excellencia, mais " que para abominar a sua resolução: que pezado ha V. " Excellencia de ser aos Castelhanos! Que importunos , lhes hao de parecer os seus requerimentos! Que breve-" mente ha V. Excellencia de ver o que deixa, e o que "busca! Deixa a sua Patria; onde toda a nobreza o ama, " e todo o Povo o respeita, e busca huma Corte estranha, ,, onde todos suppoem, que ninguem lhe deve amor, ou "respeito. Expoem-le a passar mares em huma pequena "barca, por hir buscar Castella, e sahe de huma grande "náo, onde deixa tantos homens honrados trabalhando à com os temporaes, por chegar ao porto da fé, que de-

wem ao seu Principe natural. Nao quer V. Excellencia exporse ás armas castelhanas, por defender a sua Patria, e resolver-se-ha a vir com os Castelhanos expor-se ás ar mas Portuguezas pelas sugeitar? Hora, senhor, ainda V. Excellencia tem tempo de mudar de opiniao, e se opersuadirem tao bem sundadas consideraçõens, muitos amigos tem para o servirem; mas se acaso obstinado se guir o seu principio, em passando os Pyrineos, trate de nos buscar bem armado, porque todos, e em tudo

, o havemos de esperar como inimigo.

Foi a reposta desta carta taó extravagante, que offende a opiniaó do Duque em huma acçaó taó indigna,
que naó depende de circunstancias para ser condemnada.
Dizia a reposta: Sempre conheci a V. Excellencia com
, o achaque de zeloso do bem publico, e nesta considera, çaó lhe prometto fazelo meu Alteres mór, quando sor

, Rey de Portugal.

Foi de forte a justa ira que o Conde sentio com esta reposta, que esteve resoluto a desafiar o Duque; o que parece se desvaneceo pela brevidade, com que o Duque sahio de França; porque logo que respondeo ao Conde, despachou hum Capellao seu Irlandez á Corte com huma carta para o Cardeal, em que lhe pedia passaporte para Castella, para onde caminhava com o sentimento de se lhe negar licença para fallar a ElRey. Respondeo-lhe o Cardeal com o passaporte, e de palavra disse ao Capellao, que em quanto nao foubera a ultima refolução do Duque. o esperava na Corte com hum quarto prevenido no seu Palacio; mas como a sua jornada a França tivera só por fim a passagem para Castella, deixar-lha livre era quanto podia permittir. Com esta ultima certeza do opprobrio, com que a fua determinação era julgada no Mundo, passou o Duque os Pyrineos: chegou a Medrid, onde ja era esperado; porque as seguranças de D, Fernando Telles, que havia tido infelice arte de tomar refolução ainda mais indigna, que a do Duque, como veremos, e as intelligencias de D.Joao de Sunega tinhao introduzido em ElRey, e D. Luiz de Aro a confiança da sua deliberação; porque D. Joao de Sunega, havendo ficado prisioneiro na

Anno 1659.

Anno batalha de Elvas, depois de entregue o Forte de Nossa Senhora da Graça, que governava (como referimos) 1659. teve a sua prisas no Castello de Lisboa, e o tempo que affistio nella, empregou em estreita communicação com o Duque de Aveiro, e Dom Fernando Telles, de que resultou fiarem do seu segredo, quando partio para Castella livre da prisao, o muito que desejavão pastar ao serviço del Rey Catholico, concedendo-lhe varias permissoens, que assentárao, que D. Joao conferisse com D. Luiz de Aro; e nao havendo duvida em se lhe permittirem, aguardava o Duque huma tal fórma de aviso, que nunca pudesse ser penetrada, e vinha a ser, que D. Joao lhe mandaria de pretente húm caixao de chocolate com tantas arrobas, huma mula com huma gualdrapa de veludo verde, guarnecido de passamanes de prata, humas espingardas, e outras cousas, que cada huma dellas fignificava a concessão de cada huma das propoliçoens, que o Duque, e D Fernando havião feito; e logo que chegou este presente, resolvéras a sua partida. Foi o Duque recebido delRey com singulares favores, que em poucos dias se trocárao em grandes pesares, ordenando-lhe trouxesse cobertos os cocheiros, que determinou trazer descubertos: fallando lhe os filhos primogenitos dos grandes por senhoria, e respondendo a hum no Paço por mercê, teve differenças, que a politica, e nao as espadas compuzeras; successos que he factivel lhe introduzirao o arrependimento do seu erro, quando encontrava impossivel o remedio.

Passa Portugal o Marquez de admittem.

No tempo em que aconteceo o que fica referido; chegou o Marquez de Choup a Elvas, onde entrou a sete de Dezembro. Na tarde em que sahio de Badajoz, Choup.com le adiantou Filippe de Almeida criado do Conde de varias propo-Soure, e fuccedendo haver fahido á caça o Conde de sicoens, que Atouguia junto a Guadiana com os Cabos, e Officiaes que assistiao em Elvas, chegou Filippe de Almeida, e pela carta que trazia para o Conde de Atouguia, e outra para D. Luiz de Menezes, ficavão informados do fim defta novidade, e pelas recomendaçõens que o Embaixador fazia em huma, e outra carta; ordenou promptamente

o Con-

283

Conde de Atouguia, que a Cavallaria, e Terços sahissem le Elvas a esperar o Marquez de Choup com toda a brevilade, e regular ordem: que a artilharia le disparasse: que as aías do Bilpo que estavaó defoccupadas fe adereçassem, e ceia esplendidamente se prevenisse. Foi tao prompta a xecução de todas estas ordens, que quado o Marquez cheou, ficou cabalmente satisfeito da primeira hospedagem, jue de repente recebia em Portugal, e juntamente da peloa do Conde de Atouguia, do luzimento da guarnição de Elvas, e da excellente fortificação daquella Praça. Tratia o Conde em sua companhia ao Conde de Conismarc, que fez esta jornada levado da curiosidade de ver Esbanha, e seis Gentis-homens. No mesmo, ponto em que Marquez entrou em Elvas, despachou o Conde de Atouguia hum correio pela posta á Rainha com o iviso, que havia tido do Conde de Soure, e noticia lo intento da vinda do Marquez, dizendo aguardava ordem para a fórma com que havia de proceder, visto o Marquez se haver introduzido em Elvas, sem mais avio, que adiantar de Caia Filippe de Almeida. Tres dias e deteve a reposta da Rainha, em que o Conde de Atouuia ostentou com o Marquez a sua magnificencia em rejalos, e prelentes, e em todos os divertimentos militares, le que elle se mostrou summamente obrigado: porém no lia terceiro começou a penetrar-se de sorte do receio, le que o Conde o tinha por fins, que elle não alcançaa, que dando ao Conde esta noticia o Tenente Geneal da Cavallaria Tamaricurt, mandou a D. Luiz de Meiezes fosse buscar o Marquez, e sizesse toda a diligencia pelo diffuadir daquella imaginação. Quando D. Luiz enrou em casa do Marquez, era hora de ter principio a eia, a que o Marquez penetrado do enfado havia dito vão querer affistir. Começou a conferencia, e depois de argo espaço se convenceo com a verdade do successó, lizendo lhe D. Luiz, que claramente lhe devia mostrar rsen discurso, que o Conde não podia deixalo passar à Corte sem ordem expressa da Rainha, a quem déra cona pela posta no mesmo ponto da sua chegada: que se a elle lhe convinha obviar dilação, porque não anticipá-

Anno 1659.

Anno 1659

ra de Madrid aviso da sua jornada? E que neste sentido devia reparar, em nao dar aos Castelhanos o gosto de penetrarem, que estava mal achado em Portugal; e que nao, só lhe pedia que lhe désse credito, mas que sosse servido, dar lhe de cear, usando D. Luiz desta destreza, para que o Marquez alterasse a resolução, que tinha tomado de nao hir a mesa. Cedeo elle a hum, e outro rogo: convidou-o D. Luiz, para o dia seguinte ver exercitar o seu Terço, e emendar com a sua grande sciencia os erros, que lhe condemnasse. Aceitou, e vendo o exercicio, satisfeito delle, só reparou em que as forquilhas dos mosqueteiros erao demasiadamente compridas, com que as pontarias haviao de ser incertas. Disse-lhe D. Luiz, que este erro tinha facil emenda, estendendo-se as forquilhas na proporção das pontarias. Respondeo lhe, que mandasse cortalas pela altura dos peitos, e que nunca fialle do entendimento dos Soldados, o que pudesse emendar com o seu entendimento; prudente axioma, que nos pareceo, digno de ficar em memoria.

Naquelle melmo dia chegou ordem da Rainha, para que o Marquez continuasse a jornada: partio de Elvas acompanhado do Conde de Atouguia, e dos mais Cabos, e Officiaes até à fonte dos C, apateiros, e de alguns batalhoens de Cavallaria até Estremoz, onde o Conde lhe havia mandado prevenir sumptuosa hospedagem, e da mesma sorte em todos os lugares, por onde passou até Aldea Gallega. Estava nesta Villa Diogo Gomes de Figueiredo com duas falúas. Embarcou-se o Marquez, chegou a Lisboa, onde o aguardava D. Lucas de Portugal, Mestre Sala delRey com duas carroças. Conduzio o ás casas do Marquez de Montalvao, que estavao adereçadas por ordem da Rainha; teve hospedagem tres dias, e audiencia no cabo delles acompanhado de D. Lucas. Nomeou-lhe a Rainha por conferentes aos Condes de Odemira, e Cantanhede, e assistia a esta conferencia o Secretario de Estado Pedro Vieira da Silva. Juntos os Ministros, e o Marquez de Choup na Secretaria de Estado, principiou o Marquez a pratica com hum largo exordio do estado dos negocios de Europa, da necessidade, em que se achava El-

285

Rey Christianissimo de concluir a paz, e dar repouso a seus vassallos; das diligencias que continuara sobre a inclusao de Portugal; e que ultimamente nao pudéra conleguir mais, que as condiçoens apontadas em hum papel, que offereceo, que saó as mesmas que acima referimos. Logo que se lerao, respondeo o Conde de Odemira, que aquella materia totalmente era impraticavel; e determinando alargar o discurso artificiosamente, para entender fe o Marquez trazia outra instrucção secreta, que merecesse attenção, rompeo o Conde de Cantanhede a pratica, e se levantou, dizendo, que se a Nobreza, e povo foubellem o que continhao as propoliçõens, que le haviao lido, que nenhum dos que estavao presentes, estavao feguros naquelle lugar; generofa refolução, que os fuccessos futuros acabáras de acreditar. Separou-se a conserencia, e ficando só o Marquez de Choup com o Secretario Pedro Vieira, lhe disse, que os negocios daquella importancia nao era justo que a paixao os interrompesse; e que ordinariamente das conferencias se chegava ás conclusoens, aiuda que os passos vagarosos das conveniencias reciprocas as dilatassem. Deu Pedro Vieira conta á Rainha deste seu discurso, de que resultou ordenar ao Conde do Prado butcasse o Marquez, e entendesse delle se trazia poderes mais estendidos das materias, que havia proposto. Fez o Conde prudentemente a diligencia, e conhecendo que o Marquez nao trazia mais poderes pela sua confissa, o despedio a Rainha, certificando-lhe com o generoso, e varonil espirito, de que era dotada, o pouco receyo que lhe ficava das armas de Castella, por antigo costume, glorioso despojo do valor dos Portuguezes. Despedio se o Marquez a vinte e tres de Dezembro, voltou por Elvas, onde achou os semblantes mais melancolicos, do que havia experimentado nos dias da sua primeira assistencia, e ouvio tantas arrogancias militares, que teve, quando chegou a França, largamente que repetir ao Cardeal Massarino da resolução, e constancia dos Portuguezes, fundada, além do valor natural, no luzimento, e numero de tropas, e fortificação das Praças. Tanto que o Marquez fahio de Lisboa, despedio a

Anno 1659.

Anno Rainha por mar a Filippe de Almeida com instrucção no va a) Conde de Soure, de que daremos noticia no anno seguinte; por troncar o sim deste a gravidade desta materia.

Continuaőco effeito as de Roma.

Os negocios de Roma ainda este anno caminhárao fe com pou mais lentamente, que os antecedentes; porque como negociações foy notoria a resolução, que França tomava de se obrigar no tratado da paz de Castella a nao soccorrer Portugal, ainda se avaliou por mais indubitavel a ruina deste Reyno, e por este respeito prevaleciao sem controversia as negociaçõens dos Castelhanos.

Sustenta respondencia de Inglaterra.

Continuava Francisco de Mello a assistencia de Francisco de Londres, e com grande prudencia sustentava a corres-Mello a cor-pondencia de Portugal entre as variedades do governo daquelle Reyno. Prevaleceo, como havemos referido, a politica da exclusao do Protector, e formada a Republica, aceitou a Embaixada de Francisco de Mello com função publica, e continuou as negoceaçoens em grande utilidade deste Reyno: correspondeo se com o Conde de Soure, e nao podendo desviar o perverso intento de D. Fernando Telles, remetteo á Rainha huma carta, que D. Fernando lhe escreveo, quando passou para Castella, em que o persuadia a seguir o seu abominavel exemplo, e continuou com o zelo, e fidelidade tantas vezes experimentado, as acertadas acçoens, que adiante referiremos.

Parte por Dom Fernando Telles.

No principio deste mesmo anno nomeara a Rainha Embaixador Embaixador de Holanda a D. Fernando Telles de Faro, de Hollanda entendendo (como já dissemos) que devia fiar da sua capacidade commissao tao importante, e de tantas consequencias, como a Embaixada de Holanda. Embarcou-se em hum navio de hum Capitao chamado D. Joao Colarte, que com Soldados de varias Naçoens andava a corço. Nos primeiros dias padeceo hum temporal, que o obrigou a arribar a Setuval, parece que mostrando-lhe o mar, que lhe era pezada carga a sua pessoa corrupta dos meos intentos, que levava. Passou de Setuval do navio de D. Joao a outro Inglez, e nelle fez sua viagem, e chegou a talvamento a Holanda, Logo que detembarcou, fez a

ua entrada, e conseguio avistar-se com o Consessor de D. Estevao Gamarra, Embaixador de Castella naquella Corte; e receando o discurso, que podia sazer Luiz Alvares Ribeiro, Secretario da Embaixada, desta commuiicaçao, que lhe nao podia ser encuberta, lhe disse, que inha chamado ao Confessor para ajustar a cortezia, que levia haver entre elle, e o Embaixador de Castella, quando succedesse encontrarem se; nas podendo Luiz Alvares penetrar por outra alguma inferencia o seu aboninavel intento, facilmente le deixou perluadir da lua lesculpa: porém naó querendo D. Fernando arriscar-se ia continuação da pratica a alguma suspeita, concertou com o Confessor, que de noite depois da casa recolhida, riesse fallarlhe o Secretario do Embaixador de Castella, Toma a eschamado Richarte. Depois de varias conferencias resolveo candalosa re D. Fernando, para conseguir o ultimo ajustamento, hir ás soluças de nesmas horas a casa do Embaixador de Castella, e recean passar conlo que Monsieur de Tur Conde de Merlay, Embaixador tra a fé pule França, poderia penetrar por alguma intelligencia a fua ticular ao negoceação, grangeou com tantas attençõens a fua ami- ferviço delzade, que conseguio travala de sorte, que lhe commu- Rey de Cast nicou o Embaixador os seus divertimentos em o galaneio de huma Dama chamada Josina; e mostrando D. Fernando delejo de vela, e ouvila cantar, lho concedeo ingelamente o Embaixador; e como este era só o inteno da fingida amizade de D. Fernando; desejando lavrar com o buril de huma traição outra mais relevante, ás primeiras vistas de Josina começou a namorala com pouca cautela, para fundar a fua fabrica nos ciumes do Embaikador. Facilmente logrou esta destreza, e o Embaixador com publicas, e justificadas queixas le separou da sua conversação. Estabelecido este intento, deu D. Fernando conta á Rainha, affirmando que por esta apparente supposição intentava descompolo o Embaixador de França. Neste tempo havia o Embaixador de Castella dado conta a D. Joao de Austria, que governava Flandes, da intelligencia que tinha com D. Fernando, da certeza de o haver comparado, e de que elle segurava passar o Duque de Aveiro tambem para Castella. Teve or-

Anno 1659.

Anno dem o Embaixador delRey Catholico para dizer a D. Fernando, que seria maior conveniencia de seu serviço 1659. dilatar-se em Holanda, embaraçando a paz entre os Es tados, e esta Coroa, até romper a guerra no tempo, que elle lhe ordenasse: e juntamente lhe recomendava fizesse aviso ao Duque de Aveiro não sahisse de Portugal sem ordem expressa sua; porque da sua assistencia esperava receber maiores serviços, que da sua passagem. O aviso, que D. Estevão Gamarra sez a D. João de Austria, soi notorio a hum Secretario de D. João, que o Cardeal Massarino tinha comprado, e promptamente lhe fez aviso da deliberação de D. Fernando Telles. Não dilatou o Cardeal avisar a Monsieur de Tur de haver recebido esta noticia, ordenando-lhe a participasse da sua parte a Luiz Alvares Ribeiro, recomendando lhe que observasse as acçoens de D. Fernando, tendo por infallivel, que do desconcerto dellas colheria facilmente os seus intentos. Fez o Embaixador de França esta diligencia com Luiz Alvares, que ficou de acordo em seguir esta advertencia muito exachamente, e em dar aviso ao Cardeal de tudo o que alcançaile. Porém prefumindo que toda esta maquina eraeffeito dos ciumes do Embaixador de França, sem mais exame, que este discurso, deu levemente conta ao Padre Antonio Vaz, Confessor de D. Fernando Telles, de tudo quanto o Embaixador de França lhe havia communicado, pedindo-lhe désse parte a D. Fernando; por não ser aquella materia capaz de se participar de rosto a rosto. Sem dilação fez Antonio Vaz a diligencia, e D. Fernando dissimulando o grande sobresalto, que padeceo, vendo descuberta toda a cavilação dos seus intentos, buscou promptamente a Luiz Alvares Ribeiro, e dando-lhe com grandes expressoens do seu affecto as graças da sinceridade com que o tratava, ajustou com elle, e com Antonio Vaz efcrever huma carta á Rainha, em que lhe dava conta de todo este successo; de que dava por author ao Embaixador de França, e lhe pedia com grande efficacia lhe désse licença para passar a Lisboa a se meter na Torre de Belem, em quanto se examinasse a sua innocencia: e Luiz Alvares escreveo tambem á Rainha, segurando o

que nao havia feito, que era ter examinado os palios, e acçoens de D. Fernando, antes de lhe communicar o Anno aviso, que tivera do Cardeal Massarino; e que havia apurado, que tudo tinha fido fabrica do Embaixador de França, obrigado dos seus ciumes, para descompor D. Fernando Telles. Respondeo a Rainha a estas cartas, segurando a D. Fernando a certeza com que ficava do seu zelo, e fidelidade, e agradecendo a Luiz Alvares o acerto, com que havia procedido em negocio de tao relevantes confequencias. Estas cartas alleviárao muido o cuidado de D. Fernando, e seguindo pontualmente a ordem delRey de Castella, pôs toda a attenção em fomentar discordia entre os Estados, e este Reyno: e havendo-se ajustado com o Duque de Aveiro, que em caso que ElRey de Castella resolvesse que elle se detivesse em Portugal, lhe havia de mandar huma capa encarnada; e determinando que passasse logo para Castella, humas botas de agoa: seguindo a ordem que teve, lhe remetteo a capa; e passando algum tempo, em que dispôs o embaraço da paz de Holanda com toda a industria, que lhe foy possivel, tendo noticia que a Rainha havia nomeado o Conde de Soure Embaixador de França, entrou em vehementissmo receyo, de que a intelligencia do Conde podia descobrir o seu falso trato: precipitado do temor, e levado do receyo, passou da casa, em que vivia, huma noite para a do Embaixador de Castella, e sez conduzir a ella o teu fato, assistido do Secretario do Embaixador. Fez logo avilo ao Duque de Aveiro da resolução que havia tomado; em continente se partio para França, como havemos referido. Nao fe deteve D. Fernando muito na Corte de Holanda, por nao padecer no theatro da sua culpa os opprobrios da mayor maldade, que inventou a vileza humana, folicitando a occupação de Embaixador do seu Principe natural para mudar as guardas aos seus intimos segredos, faltando á fé, á verdade, ás obrigações da houra, e a todos quantos requisitos empenhao os homens na sua opiniao. Passou por Italia a Castella, e foy a primeira satisfação, que teve del-Rey Catholico, mandar enforcar occultamente o Secretario de D. Joao de Austria, chamado Valentim, por se

166a

Anno 1660

averiguar fora o que delatára ao Cardeal Massarino o a viso, que o Embaixador de Castella fez a D. Joao de Austria do intento de D. Fernando Telles. Depois o fez. El-Rey de Castella Conde da Arada em Portugal, celebrada a paz, que acabou de infamar a fua memoria: fez hum manifelto, que imprimio, em que pertendeo inutilmente justificar as razoens da sua fugida. Tinha ido com D. Fernando Martim Correa de Sá, depois Visconde da Asseca, que era de muito poucos annos, e o naó perverteo tao máo exemplo, fahindo-se logo de Holanda, e voltando pouco tempo depois para Portugal, donde fervio com muito valor, como adiante referiremos. Admirado Luiz Alvares Ribeiro da deliberação de D. Fernando, e

da por Em-Provincias unidas.

Nomea a Rai-confuso do engano que havia padecido, deo conta á nha ao Con-Rainha, que promptamente mandou a Holanda por Ende de Miran- viado Feliciano Dourado, e nomeou por Embaixador baixador das áquella Corte ao Conde de Miranda; e tendo ordenado a Luiz Alvares Ribeiro voltasse a Portugal, lhe tornou a mandar aguardasse em Holanda pelo Conde Embaixador, porque o havia nomeado por seu Secretario, fiando justamente do zelo, e prudencia do Conde a emenda dos desacertos de D. Fernando Telles, e a concordia dos desabrimentos, que havia introduzido nos Ministros dos Estados; por ser a fidelidade do Conde de Miranda a melhor triaga para superar o veneno, que D. Fernando Telles havia introduzido. Partio de Lisboa com grande luzimento; e como as suas negociaçõens tiverao principio no anno successivo, daremos em seu lugar relação dellas.

Noticias da guerra de Africa.

A Rainha, logo que succedeo a fugida do Duque de Aveiro, e D. Fernando Telles, mandou processar as causas de hum, e outro. Foy sentenciado D. Fernando ao degolarem em estatua queimando-se com o theatro, e se lhe fez a execução em o mez de Agosto deste anno: mandava a senrença que se arrazassem, e salgassem as casas, pondo-se nellas hum padrao para memoria do seu delicto. O Duque de Aveiro no anno de 1664, teve a fiiefma sentença de ser degolado em estatua, e se lhe executou; e a hum, e outro se confiscarao os bens, e forao bani-

panidos: dentro de pouco tempo tiverao em Castella tantas desavenças, que até entre si mesmos experimentá- Anno

rao o castigo de seus desacertos.

Continuava o governo da Praça de Tangere o Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes, e sendo muito contînua a affistencia dos Mouros no campo daquella Cidade, erao repetidos os bons fuccessos; porque era grande o cuidado, e valor, com que dispunha a fórma daquella guerra, e ordinariamente experimentavao os Mouros o prejuizo nas armaçoens, em que determinavao fazer-nos damno. Estimulado Gaylan de tantos infortunios, juntou consideravel poder, e escolhendo seiscentos escopeteiros, os emboscou a pé nas hortas mais visinhas da Cidade, e fóra dos vallos ficou encoberto com duzentos e cinçoenta cavallos, para lhe dar calor; deixando ordem aos escopeteiros, que estivessem encobertos, até que o rebate da campanha obrigasse ao General a sahir da Praça com os Cavalleiros como costumava, e que neste tempo fahissem a cortar-lhe o passo. Ao romper da manhaa sahio o Conde ao campo, sem se haver reparado na advertencia, que os caens da Praça tinhão feito toda a noite, ladrando sem socego pelas muralhas da parte das hortas, o que muitas vezes costumava fazer, quando shes chegava o faro da visinhança dos Mouros; sendo o instincto destes animaes por antigas tradiçõens experimentado, e conhecido: porêm o Conde acautelado de lhe haverem armado os Mouros naquellas mesmas hortas, costumava mandar descobri-las antes de se alargarem os Cavalleiros da Praça. Tocou esta diligencia a Manoel Luiz, e dando vista dos Mouros lhe tirárao com huma espingarda, de que cahio morto, dando a vida aos mais que fahiao da Praça; porque ao rebate se retirárao todos. Acudio o General, e a mais gente: guarneceo-le o rebellim novo de mosqueteria: carregou Gaylan com a gente de cavallo até a muralha para salvar os espingardeiros, mas desta resolução recebêrao os Mouros grande prejuizo; porque a artilheria, e mosqueteria matou, e ferio muitos. Retirou-se Gaylan, por nao padecer mayor damno: seguio-os o Adail com os Cavalleiros, e lançados os Mouros do campo, se

1660

1660

occupárao os póstos na fórma costumada. Era no fim das Anno fementeiras, e crescêrao nos Mouros as alteraçõens, e por huma, e outra causa se ausentou Gaylan; e insolente com o favor da fortuna, se ajuntou com Benguiler, e outras Cabildas levantadas contra Bembucar, a que elle, e os mais estavao sujeitos, aspirando ao dominio de Tetuao, e a lançar de Salé Cid Abdala, filho de Bembucar. Fomentava este designio Seron, que foy por elles desterrado de Salé, e por este respeito juntou Gaylan a sua gente, e passou a Alcaçar, para fazer opposição ao poder de Bembucar, que vinha contra elle, e entretanto cerrou os pórtos, e mandou recolher os gados, dando ordem, que na Serra assistisse por esquadras a gente de pé, para atalharem o campo, e trazerem os Cavalleiros da Praça com inquietação, e cuidado. Desejava o Conde tomar lingua, e nao podia conseguî-lo: mandou o Almacadem Diogo Correa com quarenta Cavalleiros a Cafa de Angera; mas sendo sentido dos Mouros, que dormiao nos portos, se recolheo sem effeito; porêm no dia seguinte sahindo ao campo, carregárao alguns Mouros da Atalainha aos descobridores. Forao com diligencia soccorridos, e depois de mortos tres, ficárao dous prisioneiros, e delles constou ao Conde a ausencia de Gaylan com a gente daquelle districto; e parecendo-lhe opportuna occasiao para mandar entrar na Barbaria, mandou o Adail com todos os Cavalleiros da Praça. Chegou a Barbaría fem fer sentido, e emboscando-se entre o porto das Pedras, e a ponte de Bosma, lançou pelo meyo dia varias partidas, a que foy dando calor, que nao dando lugar aos Mouros a recolherem o gado á Serra de Arquelao, pouco distante de Farrobo, cativárao quantidade delles, e se recolhêrao a Tangere com huma groffa preza. Neste tempo voltou Gaylan, e embaraçado com as guerras domesticas, desejou cessao de armas, e mandou para este effeito Seron pedir ao Conde General lhe desse salvo conducto para lhe vir fallar ao rebellim, e ajustar varias proposiçõens, de que Seron lhe deo noticia; porêm fendo huma dellas, que os Mouros, e Mouras, que se haviao bautizado em Tangere, viessem em publico a declarar a ley, que que-

riao feguir, e sendo a dos Mouros, pudessem sem embaraço voltar-se para suas terras, não quiz o Conde conceder a Gaylan o salvo conducto; e passou este anno sem outra novidade.

Governava a India Francisco de Mello e Castro, e Antonio de Sousa Coutinho, e faltando-lhes meyos para Estado da In-

apparelharem a armada dos Galeoens, derao o titulo de dia General da Armada a Ignacio Sarmento de Carvalho para fegurar a Costa na fórma, que lhe fosse possivel; e nao conseguio até os ultimos de Mayo, tempo em que os Holandezes largárao a Barra por cauía do Inverno, mais que lançar, sem perigo, para este Reyno luma caravéla fóra da Barra; porêm querendo despedir hum navio para Macao, o lançárao os Holandezes a pique: e tendo os Governadores noticia, que elles haviao mandado hum Embaixador ao Semorim, pedindo-lhe os ajudasse a sitiar a Cidade de Cochim, ordenárao a Ignacio Sarmento passasse a elle a tratar das fortificações, e encomendando-lhe juntamente defender com a armada os Fortalezas de Coulao, e Cranganor; e temendo os Governadores que o Idalcao se confederasse com os Holandezes, the mandárao por Embaixador a D. Pedro Henriquez. Fez elle a fua função com grande luzimento, e voltou com muitas seguranças do Idalcao, de que não daria ajuda aos Holandezes; promessa a que depois faltou, como se devia recear da sua instabilidade. Chegou em Setembro a Goa o Governador de Jafanapatao com duzentos homens rendidos naquella Cidade, transportado em náos Holandezas, havendo mandado lançar em Bassaim a mais gente, deixando naquella Barra huma esquadra com ordem de esperar os navios, que viessem do Reyno, entendendo chegariao áquella altura a tomar noticia do Estado de Goa. Dentro de poucos dias chegou do Reyno huma caravéla, de que era Capitao Francisco Ferraz. Derao-lhe alcance os Holandezes; porêm foy loccorrida com humas Galeotas do Governador da Fortaleza Antonio de Mello e Castro, que livrárao a caravela. No mesmo tempo entrou hum General do Idalcao chamado Abdula Aquimo com cinco mil Infantes, e quinhentos Cavallos

Anno 1659

nas terras de Salfete. Ordenárao os Governadores a Luiz de Mendoça sahisse a encontrá-lo com a guarnição da Infantaria das Fortalezas. Pôs-se elle em marcha da Fortaleza de Rachol com quinhentos Infantes, havendo despedido a Companhia de Manoel Furtado de Mendoça a guarnecer a Aldea de Margao, a mais importante daquella Ilha. Achou Manoel Furtado já os inimigos fobre ella, por cujo respeito lhe foy preciso retirar-se a huma collina, onde os inimigos o atacárao; porêm defendendo-se valorosamente, o soccorreo Luiz de Mendoça: retirárao-se os inimigos á campanha, baixou a ella Luiz de Mendoça com a Infantaria formada, e fahindo da ordenança alguns Fidalgos intempestivamente, os carregou a Cavallaria inimiga, e os obrigou a se tornarem a retirar, ficando morto Estevao Soares de Mello. Os cavallos, que os carregárao, chegárao até ás primeiras fileiras da nossa gente, e a mayor parte ficárao mortos com as cargas que recebêrao. Retirárao-se os mais, porque só costumao mostrar valor nos bons successos. Seguio-os Luiz de Mendoca até Cocolim, ultimo lugar da nossa Raya. Deteve-se alguns mezes em Margao, e mandou fazer varias entradas nas terras inimigas, de que refultarao aos Soldados, sem algum perigo, grandes utilidades.



HISTO-



## HISTORIA

## PORTUGAL RESTAURADO. LIVRO V.

## SUMMARIO.



RATA o Conde de Atougnia das fortificaçoens das Praças da Provincia de Alemtejo com grande actividade. O Visconde de Villa-Nova continúa o governo da Provincia de Entre Douro e Minho: larga-o obrigado das razoens

particulares de sua casa. Succedeo-ihe o Conde do Prado. Governa a Provincia de Traz os Montes, em ausencia do Conde de Misquitella, o Conde de S. Joao, General da Cavallaria daquella Provincia, e de Entre Douro e Minho: junta hum Exercito, e to-ma

PORTUGAL RESTAURADO, ma Alcanices. Governa o partido de Ribacoa o Thenente General da Cavallaria Manoel Freire de Andrade em ausencia do Conde da Feira, junta varias Tropas, e interprende o Castello de Alvergaria. D. Sancho Manoel no Partido de Penamacor derrota hum Troço da Cavallaria inimiga. Executa a Rainha Regente dar Casa a ElRey: passa elle a Azeitao. volta brevemente a Lisboa livre de hum grande perigo: entra em outros não menos consideraveis. Continúa o Conde de Soure a Embaixada de França: chega ao ultimo desengano de não ser o Reyno de Portugal incluido no Tratado das pazes de França, e Castella: volta a Portugal com o soccorro da pessoa do Conde de Schomberg no Posto de Mestre de Campo General, e outros Officiaes de importancia. Restituese ao Reyno de Inglaterra Carlos II. Consegue o Embaixador Francisco de Mello firmar ElRey o Tratado da paz, e adianta outras negociações de grande importancia. Passa á Embaixada de Holanda o Conde de Miranda: depois de varias contendas volta a Lisboa como Tratado da paz. Varias noticias das guerras das Conquistas. Nomea ElRey de Castella Capitao General seu filho D. Joao de Austria: passa a Badajoz, junta hum Exercito, ganha Arronches, fortifica a Villa, retira-se a tempo que o Conde de Atouguia marchou a buscá-lo no quartel. Derrota o Conde de Schomberg hum Troço de Cavallaria inimiga. Sahe em campanha na Provincia de Entre-Douro e Minho o Marquez de Vianna: oppoem-se-lhe o Conde do Prado, divertindo-lhe todas as emprezas com grande acerto, efelicidade. Derrota o Conde de S. Joao hum quartel de Cavallaria. Sahe em campanha na Provincia da Beira o Duque de Ossuna, e ganha alguns lugares abertos. Une-se o poder dos dous partidos

PARTE II. LIVRO V. tidos da Beira: ganhão dous lugares, retirão-se, e na marcha derrotao varias Tropas inimigas. Intenta a Rainha Regente largar o Governo, não tem effeito por urgentes razoens.

Grande vigor da guerra antecedente, e as preparaçoens da guerra futura concorrêrao para que as duas Coroas de Portugal, e Castella tomassem para descanso o anno de seiscentos e sessenta coni iguaes intentos de augmentarem nelle as Tropas, prevenirem as Praças, esforçarem os cabedaes, e negociarem as allianças, determinando ElRey D. Filippe fatisfazer na Provincia de Alemtejo a offensa padecida na perda da batalha de Elvas; e a Rainha D. Luiza restaurar na Provincia de Entre Douro e Minho o damno ex-Trata o Conperimentado na falta das Praças de Monção, e Salvater- de de Atoura. Luziao muito as prevençoens da Provincia de Alem-tificaçoens tejo; porque era fingular a diligencia, e actividade do das Praças da Conde de Atouguia: e conhecendo que não podia durar Provincia do mais o focego, que o tempo que os Castelhanos gastas-Alemtejo eo grande actisem em segurar as novas Capitulaçõens da paz de Fran-vidade. ça, nao havia instante, que nao gastasse em solicitar os meyos da defensa daquella Provincia, augmentando-lhe o cuidado ter seguros avisos, que os Castelhanos, entendendo que era indubitavel achar-fe Portugal obrigado a fustentar a guerra sem soccorro de França, contavao como infallivel, que empregadas todas as forças daquella Monarchia na Conquista de Portugal, facilmente feria todo o Reyno despojo da ira, com que o ameaçavão; como se para triunfar na batalha de Elvas de D.Luiz de Aro, offendido author de toda esta maquina, houvessem os Portuguezes necessitado de mais soccorros, que das forças nacionaes, e fido valorofos instrumentos do auxilio Divino, Senhor dos Exercitos, e Author das victorias. Sendo iguaes em huma, e outra Coroa as ordens dos Principes, e as opinioens dos Generaes, se poupavão as Tropas para as emprezas dos annos futuros, e com tanta attenção, que nao houve em Alemtejo, em todo este anno, mais

Anno 1660

Anno 1660

acçao digna de memoria, que intentar Affonso Furtado armar á Cavallaria de Badajoz com o menor numero de Cavallaria, que fosse possivel, para ser menos perigosa a quebra do fegredo, e poder confeguir-fe empreza tantas vezes inutilmente folicitada. Era o seu designio marchar com quatrocentos cavallos das Companhias de Elvas a fe encorporar com o Thenente General da Cavallaria Achim de Tamaricurt, que affiftia em Campo Mayor, e emboscarem-se em hum sitio chamado as Charcas, que sicava passado o rio Xévora, e fazendo na estrada de Talavera algumas partidas a preza, que fosse possivel, provocar a Cavallaria de Badajoz, que forçosamente havia de sahir ao rebate, a cahir na emboscada. Approvou, o Conde de Atouguia o intento de Affonso Furtado: sahio de Elvas com o Thenente General da Cavallaria João Vanichele, e o Commissario Geral D. João da Silva com quatrocentos cavallos, e encorporou-se nas Charcas com Tamaricurt, que de Campo Mayor havia trazido trezentos, e tinha avançado ao Capitao Bartholomeu de Barros com oitenta, sendo só elle a quem communicou onde ficava a emboscada; porque succedendo fazerem os Castellianos algum Soldado prisioneiro, nao pudesse descubrí-lo. Fez Bartholomeu de Barros alto na cabeça de Leitao, fitio duas legoas de Badajoz, e logo que rompeo a manhaã, fez preza em quantidade de gado na estrada de Talavera. Ao rebate das Atalayas montou em Badajoz o Thenente General D. Joao Pacheco com as Companhias de Cavallos da guarnição daquella Praça, e averiguando a caufa de tocarem arma as Atalayas, mandou descobrir o mato de Cantilhana, que era o sitio, de que entendeo podia só recear-le; e tendo aviso que estava desembaraçado, entregou dous Batalhoens a Joao Diaz de Matos, com ordem de correrem até Campo Mayor os que haviao feito a preza, que era a Praça mais visinha, que podiao buscar para a segurarem. João Diaz de Matos mais pratico na campanha, que acautelado nos perigos, e juntamente precipitado das fuas culpas, pertendeo impedir a Bartholomen de Barros o passo de Xévora, para onde vio que caminhava com a preza. Huns, e outros chegárao a Xévo-

ra

ra ao mesmo tempo, e Bartholomen de Barros, vendose apertado dos dous Batalhoens, havia feito aviso ao Anno General, que o soccorresse, e já vinha marchando por dentro do mato,tendo avançado dous Batalhões; logo que lhe chegou o aviso dos que derao vista dos Castelhanos, havendo elles passado Xévora no porto das Juntas, que toma este nome, por se unir nelle a Xévora o rio Botova, e fazendo huma pequena Ilha, se tornao a dividir, e em breve distancia se encorporao ambos com o rio Guadiana; e como ao tempo que os Castelhanos passárao Xévora, o General com todo o groffo, e os dous Batalhões haviao passado Botóva, ficárao os Castelhanos sitiados dentro da Ilha, e reconhecendo, por aquelle nao imaginado accidente, sem remedio o seu perigo, se desmontárao depois de alguma breve resistencia. Constou o numero dos mortos, e prisioneiros de cento e trinta: hum dos mortos foy o Capitao de Cavallos D Pedro Carvajal, de merecida opiniao no Exercito de Castella, e hum dos prisioneiros Joao Diaz de Matos. D. Joao Pacheco fez alto com a Cavallaria, que havia escapado da emboscada, que se retirou para Badajoz sem mais perda, que a dos dous Batalhoens, e o General passou a Campo Mayor, e o dia feguinte'a Elvas, onde foy recebido com grande-alvoroco pela prisao de Joao Diaz de Matos geralmente aborrecido, por ser o principal author do sitio de Olivença, e réo de delictos sem numero em o sitio de Elvas, e outras muitas occafioens, que lhe haviao grangeado em grave prejuizo da fua Patria a valia do Duque de S. German. Logo que entrou em Elvas, se ajuntou todo o povo, e com grandes clamores pedio ao Conde de Atouguia, que sem dilação o mandasse enforcar; porêm o Conde intentando colher mayor fructo da desgraça de João Diaz de Matos que a fua prifao, ordenou fosse levado a casa de D. Luiz de Menezes, que havia chegado de Lisboa, mal convalescido de trinta fangrias, que tinha levado, depois da batalha de Elvas, e havia pallado ao polto de Meítre de Campo do Terço do Conde de S. Joao, a quem a Rainha nomeara General da Cavallaria das Provincias de Traz os Montes, e Entre Douro e Minho. A causa, que

1660

1660

o Conde teve para esta resolução, soy entender que João Diaz de Matos se deixaria persuadir das instancias de D. Luiz para descobrir alguns designios, que tivesse alcançado na communicação do Duque de S. German, por haver sido seu Thenente, antes de passará Companhia de Francisco Correa da Silva com este mesmo Posto, e antes de se ausentar para Castella, e lhe dever grandes beneficios; porêm nao furtindo desta diligencia effeito algum consideravel, foy levado João Diaz ácadêa, e feito auto pelo Auditor Geral, de que não dando defesa, se lhe deo sentença de morte. O dia seguinte ao que chegou a Elvas Joao Diaz, mandou o Duque de S. German hum Bolatim ao Conde de Atouguia, offerecendo grandes partidos pela fua liberdade. Pareceo ao Conde não refponder a esta escusada proposição, de que resultou mandar o Duque outro Bolatim, que continha termos tao arrogantes, e demassados, que mereceo responder-lhe o Conde com outros tao asperos, e briosos, que os mesmos Castelhanos os applaudirao. Foy Joao Diaz enforcado, e havendo quebrado as primeiras cordas, cahio da forca vivo; tornárao a subi-lo a ella, e pagou com duas penas os infultos de tantas culpas.

No fim do Verao partîrao varios Officiaes Mayores a levantar Soldados, e reconduzir os aufentes da Cavallaria, e Infantaria. Foy hum delles o Mestre de Campo D. Luiz de Menezes, a quem tocárao as Comarcas de Coimbra, Efgueira, e Vizeu, e de que tirou no decurso de cinco mezes a gente mais nobre, mais luzida, e mais des-

obrigada.

O Visconde Minho.

O Visconde de Villa Nova passou na Provincia de de Villa No- Entre Douro e Minho, sem mais exercicio, que o das preva continua vençoens, os mezes que durou o seu governo; porque os o governo da Gallegos observárao o socego até ajustarem as prepara-Entre Douro coens de mayor guerra; e nao houve mais encontro, que affistindo o Mestre de Campo Diogo de Brito Coutinho no governo da Praça de Valença, e tendo noticia que marchavao tres Companhias de Cavallos, e duzentos Infantes para o Forte de Belêm, que ficava pouco distante; sahio com duas, e quatrocentos Infantes, derrotou os Galle-

Gallegos, matou huns, fez outros prisioneiros, fi girao os mais para o Forte, e signalou-se o Capitao de Cavallos Anno Antonio Gomes de Abreu. Adiantava o Visconde as fortificaçõens das Praças, e tratava de ajustar na fóima conveniente os Terços, e Companhias de Cavallos, e foy mayor o calor, depois de passar de Traz os Montes áquella Provincia o Conde de S. Joao, que com incansavel zelo, e diligencia dispunha os animos de todos os moradores a seguirem o Exercito militar. Desejava o Visconde, Larga-o oobrigado de forçosas dependencias de sua casa, largar brigado das aquelle governo, e conhecendo a Rainha a sua justificada razoens parrazao, o nomeou Estribeiro mór delRey na menoridade ticulares da de Luiz Guedes de Miranda; occupação que exercitava o fua cafa. Conde do Prado, e ao Conde do Prado entregou a Provincia de Entre Douro e Minho, esperando do entendimen-Succede-lhe to, e valor, de que era dotado, os acertos, que depois a- o Conde do creditárao as experiencias. Nos primeiros dias de Setem-Prado. bro partio de Lisboa, e brevemente fez o Conde da Torre a mesma jornada; e como entre o Governador das armas, o Mestre de Campo General, e o General da Cavallaria havia estreito parentesco, e grande amizade, todas as disposiçoens caminhárao sem contradição, para o sim de se defender aquella Provincia, em que tambem já affiftia com grande cuidado da fua repartição o General da Artilheria Simao Correa da Silva.

O Conde de Misquitella, que governava a Provincia Governa a de Traz os Montes, passou a Lisboa no principio deste Provincia de anno, e deixou o governo entregue ao Conde de S. Joao. Traz os Mó-Igualmente era o Conde amado, e temido daquelles po-tes, em aufencia do Cóvos, assim pelas suas singulares virtudes, como pelo domide de Misnio de muitas Villas, e lugares, e nelles continua a aff sten-quitella, o cia de seus illustres progenitores. Logo que deo princi- Conde de S. pio ao seu governo, nao podendo conter-se o seu gene- Joao, Generas o series a productiva productiva de cavalroso espirito nos restrictos termos de hum governo civil, laria daquelpremeditou ganhar Alcanices, grande Povoação de Caf-la Provincia, tella a Velha, fituada seis legoas da Raya das Cidades de e de Entre Bragança, e Miranda. Deliberado a intentar esta empre-nho. za, investigou com grande attenção o poder, que os Castelhanos poderiao juntar, a fortificação da Villa, o pre-

(halls ( men )

1660

Exercito, e toma Alca-

nices.

fidio que a guarnecia, a qualidade do caminho, e todas Anno as mais circunstancias precisas para facilitar o seu intento. Depois que esteve seguramente instruido, publicou que marchava a soccorrer a Provincia da Beira ameaçada das Tropas inimigas, e para este supposto sim reforçou as guarnições de Bragança e Miranda, confeguindo por esta industria nao ser este movimento suspeitoso aos inimigos. Ajuitadas todas as prevençõens para confeguir a empreza proposta, marchou o Conde com oito mil Infan-Junta hum tes pagos, volantes, e Auxiliares, trezentos cavallos, e duas peças de artilheria, a atacar Alcanices. Como a gente era muita, e nao toda destra, o rumor, e a dilação da marcha avisou aos da Villa do seu perigo, antes de experimentarem o affalto. Guarnecêrao diligentemente a muralha com seis Companhias pagas, e os paisanos, que erao muitos, e juntamente hum Fortim, que occupava fóra da Praça húa eminencia a que dominava. Chegou o Conde depois de fahir o Sol, e conhecendo que o Fortim embaraçava o intento de ganhar a Villa, mandou logo investi-lo pela Infantaria, depois da Cavallaria occupar os póstos convenientes para evitar os soccorros. Com pouca resistencia foy o Forte entrado, e nao querendo o Conde perder o calor, que reconheceo nos Soldados com tao felice principio, mandou promptamente avançar a Villa por tantas partes, que depois de algumas horas de resistencia, foy entrada á custa de muitas vidas dos defensores. Os que escapárao da furia do assalto, se recolhèrao a hum Castello situado no extremo da Villa, em hum lugar tao eminente, e escabroso, que refolveo o Conde nao intentar ganhá-lo, assim por nao trazer instrumentos proporcionados, como por não determinar deixar-lhe prefidio, ainda que o confeguisse, por ser inutil. Deteve-se na Villa quatro dias, saqueou-a, e queimou-a, e o mesmo executou em huns lugares circumvisinhos, e recolhidas as partidas, se retirou com os Soldados ricos de despojos, e animados, a grandes emprezas. Poucos dias depois de retirado, chegou a Chaves o Conde de Misquitella, e entendendo o Conde de S. João vinha queixoso de se executar aquella empreza, sem lhe

Anno 1660

dar noticia, o satisfez tao suavemente, que o deixou obrigado do mesmo, porque podia ficar offendido. Passárao os dous a Bragança com aviso, de que os inimigos procuravao fatisfazer-le do aggravo de Alcanices : porêm nao teve mais effeito esta determinação, que huma entrada que fizerao por Miranda, em que queimárao alguns lugares abertos, onde nao achárao gente, pela haver retirado o Governador de Miranda André Pinto Barbosa. Depois desta entrada, engrossárao os inimigos as juas Tropas, e fizerao varias frentes de Cavallaria, e Infantaria a Miranda, Bragança, e Chaves; porêm a vigilancia dos dous Generaes, e o continuo movimento, em que andavao de humas Praças a outras, fortificando-as, e guarnecendo-as, e ameaçando juntamente os lugares da Raya, delvaneceo todos estes movimentos. Separadas as Tropas, fugio de Chaves para Monte-Rey o Commisfario General da Cavallaria Jaques Talameaut de la Poplinier, e o feu Ajudante S. Miguel, ambos Francezes, fem mais caula, que procurarem grangear alguma utilidade da fua inconstancia; como se não fora estabelecido castigo da infidelidade, fer abominada dos mesmos, a cuio beneficio se dedica. Levárao comfigo tres criados tambem Francezes, que brevemente tornárao a voltar para Chaves, dizendo haviao fugido violentados de seus amos, achando-le animo mais nobre naquelles, em que havia menos qualidade. Pailou neste tempo para a Provincia do Minho o Conde de S. Joao, e cessárao por concordata as hostilidades; mas não durou muito, porque era em beneficio dos pobres, e prejuizo dos poderofos, que livravão as fuas esperanças na grangearía das pilhagens. Porêm nao faltoù ao Conde de Milquitella a possivel attençao; Governa o de que le conservasse o socego, reconhecendo nao podia partido de sem grande trabalho defender as muitas legoas da Raya Ribacoa Garante Thenente de Castella.

O Conde da Feira Governador do Partido de Riba- Cavallaria coa passour no principio deste anno a Lisboa com licen- Manoel Freicoa panou no principio dette anno a Lisboa com re de Andra-ça da Rainha, e deixou o governo entregue a Manoel re de Andra-de em ausen-Freire de Andrade, Thenente General da Cavallaria, que cia do Concom grande attenção procurava merecer os premios da de da Feira.

General da

1660

fortuna pelas acquens da virtude, tendo justificado em Anno muitas occasioens o grande valor de que era dotado. No principio da Primavera recebeo húa carta da Rainha, em que lhe advertia tivesse igual vigilancia em todas as Praças; porque constava por avisos de intelligencias fidedignas, que os Castelhanos intentavaó interprender alguma das mais importantes com fegurança de le achar dentro della pesso a que lhes facilitava o intento. Com estanoticia determinou Manoel Freire nao só segurar as Praças que governava, senao mostrar aos Castelhanos que prefervava as nossas do trato dobre, e ganhava as suas por força, elegendo huma das mais uteis á confervação dos lugares abertos da Raya. Marchou a sete de Março a ganhar o Castello de Alvergaria com quatro mil Infantes pagos, e Auxiliares, quatrocentos e cincoenta cavallos, quatro peças de artilheria, tres petardos, e hum morteiro; e deo ordem a seu irmao Francisco Freire de Andrade, Commissario Geral da Cavallaria, que se adiantasse com ttrezentos Infantes, duzentos cavallos, e cincoenta rodeleiros, e que emboscados em sitio coberto procurasse com todo o filencio avançar dez cavallos, e dez Infantes ás ruinas da Villa; e que logo que rompesse a manhaã; tirassem o gado de hum curral, em que se recolhia, e o conduzissem até o lugar da emboscada; e que succedendo sahirem a recuperá-lo os da guarnição do Castello, intentasse Francisco Freire introduzir-se nelle entre os que se retirassem do impulso, com que os investissem. Conseguio a partida tirar o gado, mas nao succedeo sahirem os do Castello a resisti-lo, inferindo da resolução da empreza o engano, que se lhes fulminava. Chegou Manoel Freire com o resto de gente, e resolveo que acabasse a força, o que nao havia conseguido a industria. Fabricou com brevidade hua plataforma junto da Igreja, de que jogavao dous meyos canhoens, e o morteiro contra o Castello. Multiplicárao-se as mampostas, e laboravao do sitio opposto as outras duas peças de artilheria, e ao calor de tanto fogo ganhou a Infantaria a barbacaa, sem valer aos defensores a diligencia, que fizerao por defendê-la:

preparárao-se os petardos a tempo, que acertou huma

bála

Junta varias Tropas, e interprende o Cattello de Alvergaria.

bala o Governador chamado Domingos Lazaro, de que cahio morto; e como os Soldados pagos erao poucos, e os paizanos tîmidos, renderao o Castello. Entrou nelle Manoel Freire, achou cinco peças de artilheria, e quantidade de muniçoens; e como era forte por natureza, e arte, o deixou guarnecido com cento e vinte Infantes á ordem do Capitão Jozé de Figueiredo da Silveira, Soldado de conhecido valor. Retirou-se Manoel Freise sem mais perda, que a de dous Soldados mortos, e ferido o Ajudante da Cavallaria Francisco Monteiro. Forao os lugares mais interessados em se ganhar, o Castello de Alvergaria, Sabugal, e Alfayates: cultivou-se sem embaraço toda aquella campanha, e tornou-se a povoar o lugar da Aldêa da Ponte destruido pelos Castelhanos. Pouco tempo depois deste successo mandou a Rainha governar o partido de Ribacoa a Joao de Mello Feyo, cunhado do Secretario de Estado Pedro Vieira da Silva, por succeder lastimosamente a morte do Conde da Feira, que desbaratada totalmente a saude de continuos achaques, rendeo nas mãos da morte a vida forecente, por todos os titulos merecedora de mayor dilação. Tomou João de Mello posse do governo, e nao teve neste anno acção que mereça fer referida.

D. Sancho Manoel passou da Provincia de Alem-Tejo D. Sancho a continuar o governo do seu partido a Pena-Macor, e Manoel no logo que chegou áquella Praça, querendo illustrar com Pena-Macor novas acçoens os felices fuccessos, que havia conseguido derrota hum na defensa de Elvas, marchou a Pena-Garcia a armar ás troço de Ca-Companhias de cavallos da Moraleja. No mesmo dia en- vallaria initrárao os Castelhanos na campanha de Mon-Santo, e depois de fazerem huma grossa preza, sabendo, pela confis**fao das linguas**, que D. Sancho estava em Pena-Garcia, largárao a preza, e a diligencia com que se retirárao, foy causa-de perderem quantidade de cavallos, e D. Sancho se retirou, nao achando mais que sete na Moraleja. Os Caste-Ihanos voltárao brevemente á campanha de Pena-Macor com toda a Cavallaria daquelle partido, e alguma Infantaria. Teve D. Sancho aviso deste movimento, chamou as tropas, e os Castelhanos, antes dellas chega-

1660

A 660

rem, se retirárao, sem fazer damno. As companhias de Catalunha, e outras, que vierão a alojar nas Praças daquella fronteira, obrigárao a D. Sancho a entrar em grande cuidado, que se lhe accrescentou com a noticia certa, de que o Daque de Ossuna estava nomeado Governador das Armas daquella fronteira, e que marchava para Ciudad Rodrigo. Fez D. Sancho avufo á Rainha, pedindo-lhe remedio anticipado ao perigo, que temia, para que nao fosse inutil, como havia succedido na Provincia de Entre Douro e Minho. Refultou desta diligencia reencheremse os Terços, e Companhias de Cavallos, e tratar-se das fortificaçõens, principalmente da Praça de Alfayates, porque necessitava muito de defensa, e era de grande impor-

tancia pelos muitos lugares abertos que cobria. Deixamos no fim do anno antecedente disposta pela prudencia da Rainha a nova Casa delRey, pertendendo experimentar se as assistencias de tantos criados illustres, zelolos, e prudentes baltavão a divertir os habitos, que seus familiares lhe haviao introduzido; tao apartados das virtudes Catholicas, e politicas, que era mais para recear o perigo desta guerra, que aquella que os Castelhanos com as pazes de França ameaçavão. Erão as disposiçõens da Rainha effeito de May prudente, e Rainha amante, para que em nenhum tempo fosse culpada a sua providencia da omissa mais nociva, e mais prejudicial, que podia padecer a sua Monarchia. Porêm a violencia dos Astros infelices inclinava desorte o alvedrio delRey a fugir de todos os caminhos faudaveis, que ferviad as novas induftrias da Rainha mais de confusão, que de remedio. A sete de Abril foy o dia destinado para ElRey pattar aos quarto que estava prevenido. Juntarao-se os criados nomeados para o servirem; e ordenando a Rainha ao Conde de Odemira que EIR ey passasse ao seu quarto pela porta interior, por onde se haviao de communicar, mandous ElRey que baixassem á sala dos Tudescos; e replicando o Conde, que a ordem da Rainha era differente, dille que queria que o visse o povo; e instando o Conde que nao era aquella a função, que pedia esta solemnidade, nao bastou a divertir o intento delRey infinua-

Executa a Rainha dar Cafa a El. Rey.

nuado por Antonio de Conte. Acompanharao-no, iem distinção de pessoas, todos, os que se acharao no Paço, e a Rainha com prudente cautéla dissimulou a sua desobediencia. Alguns dias le absteve ElRey de assistencia tao indigna, respeitando a authoridade dos criados que o serviao; porêm sendo mais poderosa a inclinação, que o respeito, tornarao como inundação reprimida a continuar na sua presença, e com tantos excessos, que os seus arrojamentos por instantes multiplicavao no animo del-Rey o desconcerto, e o perigo; porque os divertimentos erao os menos decentes, e os mais arrifcados; fendo theatro de exercicios pouco louvaveis o districto de Alcantara, em que ElRey ordinariamente assitia. Estando ElRey ja no seu quarto, the receitarao os Medicos terceira vez as Caldas, desejando experimentar, se a lesao, que padecia na parte direita, conseguia alguma diminuição. Preparou-se a jornada com grande dispendio, e partio ElRey mais a occasionar males alheyos, que Lisboa brea solicitar saude propria; porque voltou para a Corte vemente, lifem querer entrar no banho. Pouco depois que chegou, vie de hum fez huma jornada a Azeitao, lugar aprazivel da outra grande periparte do Tejo, pouco distante de Setuval: acompanhá-go. rao-no os seus criados, e parte da Nobreza; e nao erao muitas as horas de affistencia neste sitio, quando esperando ElRey a hora, em que jantavao os criados, que mais familiarmente lhe affiftiao, montou a cavallo com alguns dos que elle chamava patrulha baixa: sahîrao ao campo, e succedendo encontrar hum touro, o investio com tanta infelicidade, que ferindo-lhe o cavallo, e nao podendo ElRey domar-lhe a furia, a que o obrigou a dor da ferida, o despedio da sella com tanta violencia, que ficou ElRey lançado em terra quafi fem acordo. Acudîrao com esta noticia todos os que o acompanhavao, e com justo sobresalto do perigo, que corrêra a sua vida; o metterao em huma liteira, e voltárao para Lisboa. Padeceo a Rainha o susto desta desgraça, a qué se juntava o recevo de outras mayores, e ElRey melhorou da quéda com cinco langrias, mas não da resolução de le expor a outros perigos. Brevemente se verificou este receyo;

Anno. 1660

Anno 1660

porque convalescido da quéda sahio ao campo; e recolhendo-se por Campo-lide depois de cerrar a noite, havendo-lhe divertido huma pendencia a prudencia do Monteiro mór, buscou ElRey outra com tres homens junto do Noviciado dos Padres da Companhia, acompanhado só de hum criado, com quem se apartou dos mais, que lhe assistiao. Estava desmontado, e vendo tres vultos, Entra em ou- os investio com a espada na mao: os tres, como nem o nos confide escuro, nem a acção descubrirão as luzes da Magestade, tirárao pelas espadas, e no primeiro encontro cahio El-Rey em terra ferido. Ao rumor acudirao todos os que o acompanhavao, e appellidando o nome delRey, fugîrao os tres da pendencia, se nao medrosos, confusos de tao inopinado accidente, e fizerao pouca diligencia pelos leguir os que reconhecêrao a fua innocencia. Foy notavel o lobrelalto, que todos recebêrao, vendo ElRey banhado em sangue, e repetindo incessantemente que morria. Chegarao com elle ao Paço, e a Rainha que vivia em continuo cuidado dos excessos del Rey, não se lhe accrescentou mais, que a nova experiencia deste incidente. Examinou-se a ferida, e segurárao os Cirurgioens que nao era penetrante; porque a espada havia entrado por parte mais sensitiva, que perigosa. Com esta noticia se applacou a perturbação da Corte; mas não cessou o clamor universal de se ver crescer em ElRey com os annos os excessos aprendidos de homens depravados, e malevolos, que nem o poder da Rainha, nem a authoridade dos seus criados podiao apartar da fua companhia. Procurárao atalhar este damno por ordem da Rainha os Conselheiros de Estado: entrárao juntos na camara delRey, e encomendando-se ao Duque do Cadaval expor o sentimento de todos, foy a substancia do que referio: que supposto que em casos similhantes era a experiencia a que melhor aconselhava, Sua Magestade devia permittir, que o amor da Rainha sua may, dos Infantes seus irmãos, e de todos feus vallallos, tivessem confiança para confeguir com a fua intercessa a segurança da vida de Sua Magestade; porque correndo por conta da Providencia Divina, como caula primeira, o conservá-la, deixára a Sua Magestade livre alvedrio, para se abster dos riscos, a que tentas vezes a tinha exposto : e que Sua Magestade era Senhor Anno de duas vidas, huma sua, outra a universal de seus vassallos; proposição tão infallivel, que se podia entender, que para conservá-las concedêra Deos aos Principes dous Anjos da guarda: e nesta consideração devia Sua Magestade refguardar a primeira vida, por ser de hum Monarcha Portuguez; a segunda, por tocar a innumeraveis, e valorosos vassallos, que se estendiao com acçoens singulares a dilatar o seu dominio nas quatro partes do mundo: que a conservação dos Reynos infallivelmente se dividia em duas partes, na vida dos Principes, e na opposição dos contrarios: que Sua Magestade devia tomar por sua conta a primeira segurança, e fiar a segunda da fidelidade de seus vassallos; e que alegres celebrariao todos esta felicidade, como conteguida, se experimentalfem que Sua Magestade honrava a Nobreza, fazendo-a

só participante dos seus divertimentos.

Ouvio ElRey com pouco agrado esta decorosa, e utilissima advertencia do Duque do Cadaval; porque só o latisfazia os que indignamente o provocava o a excellos, e temeridades. Despedirao-se os Conselheiros de Estado com poucas esperanças da utilidade dos seus rogos, e brevemente se verificou quanto forao desprezados; porque logo que ElRey melhorou das feridas, rompendo pelo reparo, que antes fazia, para nao fahir do Paço de noite, sem se acautelar do Gentil-homem da Camara, que dormia á porta da casa, em que tinha o leito, re-Iolveo fechar-lha; e o tempo que durava a noite, acompanhado de seus indignos assistentes, servia a Cidade de lastimoso espectaculo, e triste theatro de mal merecidas tragedias. Porêm sendo tantas vezes offendida a alma, como a Magestade, entrava em duvida serem peccaminosos os actos del Rey contra Deos, e contra o Sceptro, pela pouca distinção, com que o juizo leso das enfermidades os operava; sendo huma das razoens, que verificava este discurso, descobrir poucas esperanças de dar ao Reyno fuccessores, e fazer excessos inauditos por consecutivos guir a affeiçao tanto das mulheres mais expostas, quan-

to das mais recatadas, crescendo desorte, que passando Anno do rebuço da noite á manifesta claridade do dia, não perdoava ao fagrado das Igrejas. Hum destes desordenados intentos custou perigosas feridas a Martim Correa de Sá, filho mais velho de Salvador Correa, sem mais causa, que encontrá-lo no estreito de huma rua, nao lhe sendo possivel facilitar-lhe a paffagem della, nem fendo este imposfivel daquelles, que o valor dos Portuguezes costuma vencer pela affeição dos feus Principes, por se empenharem em mayores empregos; não valendo a Martim Correa, tendo poucos annos, acudir a tao impensado accidente com todas as acçoens do valor, e obrigaçõens de vassallo. Estes excessos del Rey, que offendiao, e escandalizavad o mundo, erad continuos golpes, que feriad o coração da Rainha, e tao penetrantes na defesperação do remedio, que chegava a defestimar nao só o Imperio, mas a propria vida, vendo-se com dous filhos arriscados ao ultimo precipicio, hum pela incapacidade, outro pelo exemplo; porque o Infante D. Pedro, sendo de tao poucos annos testimunha de tantas indecencias, só a misericordia de Deos pudéra livrá-lo de tao pestilente contagio: e nao querendo a Rainha faltar a diligencia alguma, que pudesse atalhar o precipitado curso das acçoens. delRey, desejando desmentir os que o persuadiao que ella lhe usurpava violentamente o dominio, o introduzio no Conselho de Estado, no despacho, e nas audiencias, para que a noticia dos negocios o fosse habilitando ao governo da Monarchia, e pelejasse no seu animo esta virtude com os impulsos, de que infelizmente estava dominado. Porêm esta industria sahio tao infructuosa, como todas as mais que se haviao inventado; porque ElRey nao fazendo reflexao em as materias que na fua prefença se tratavao, havendo a enfermidade cerrado os passos ao discirso; ficarad os desacertos tad senhores da campanha do seu animo, que adquirirao novas forças, introduzindo-lhe injusta ira contra a Rainha, pelo violentar a aquella enfadofa affiftencia. E reconhecendo os indignos Condelheiros, que espreitavas as suas inclinaçõens, este desconcerto, o applicavao a seu arbitrio desorte, que em huma

1660

huma mesma acção com dous actos encontrados o indignavao contra a Rainha, persuadindo-o a que lhe nao Anno queria entregar o governo, e apaixonando o pelas l cras, que lhe cativava o alvecrio; disperidade, que verifica a arrifcada tormenta, em que naufragava o soberano espirito da Rainha, vendo por instantes perigosa a authoridade, e precipitada a Monarchia. E porque os casos, e as indecencias se augmentavao, e os remedios saudaveis se corrompiao, resolveo a Rainha fazer seu confidente a Antonio de Conte, para experimentar se o veneno bem preparado podia servir de triaga, reconhecendo, com excessiva pena, que só envoltas com os vicios se poderiao em ElRey introduzir as virtudes. Estava neste tempo Antonio de Conte quasi animado a ser primeiro Ministro, porque ElRey Ihe havia concedido quarto no Faço com porta na camara, onde dormia. Acudião á lua sala os pertendentes, e á fua guardaroupa os mais dos Ministros, communicavao-se-she os mayores negocios da Monarchia. e finalmente da sciencia dos livros de caixa pasiou aos exercicios da arte politica, sem mais cabedaes, que o favor de hum Principe, que lhos dispensava, sem cistinçao do que fazia; sendo este hum dos desconcertos, com que costuma governar-se o mundo. Havia até acuelle tempo conseguido Antonio de Conte o foro de fidalgo, o Habito de Christo, huma Commenda, huma cuinta, e outras, mercês consideraveis, e para seu irmao Joac de Conte Beneficios Ecclesiasticos de grande rencimento. Logo que penetrou a tenção da Rainha, a scube seguir com engenhofa destreza, fundado na industria, de que para fubfistir no lugar, em que naturalmente nao cabia, o caminho mais seguro era agradar ambas as Magestades; e com este conhecimento dobrava ElRey ao que a Rainha delejava conseguir em todas aquellas materias, que nao encontravao a fua confervação, e o feu interesse; e sobre estas defeituolas baies hia crescendo ja a ruina do edificio dogoverno delRey D. Affonso. Achou a Rainha sangrada oito vezes; pequena demonstração das continuas afflições que padecia: e procurando achar desaffogo em tantos cuidados, consultou a Antonio da Mata, e a Francisco Nunes,

1660

PORTUGAL RESTAURADO. o primeiro excellente Medico, o fegundo grande Cirur-Anno giao, e depuzerao ambos, que toda a parte direita do corpo delRey ficára tao lesa da febre maligna dos primeiros annos, que carecia nella do vigor; e que desta lesao manisesta procedia a falta do juizo, que em todas as operaçoens mostrava, juntando-se o justo temor de nao fer capaz de dar ao Reyno successores, com que se multiplicou a afflicção da Rainha: e para experimentar mayor embaraço, succedeo neste tempo a separação de Pedro Vieira da Silva da Secretaria de Estado, Ministro de que justamente fiava as materias mais importantes. Foy a causa, que havendo huma tarde de ir ganhar o Jubileo da Porciuncula a Infanta Dona Catharina, e o Infante D. Pedro, entendeo Ruy de Moura Telles, Estribeiro mór da Rainha, que a elle, e nao aos Officiaes delRey tocava preceder naquelle acompanhamento. Refolveo a Rainha o contrario na confideração de que estando aquelles Principes em o seu quarto, antes de terem casa particular, fahindo em publico, haviao de ser affistidos dos Officiaes da Casa delRey, não se achando, nem ElRey, nem a Rainha presentes no acompanhamento. Entendeo Ruy de Moura que Pedro Vieira fora author desta resolução, e tomou por satisfação deste enfado fazer hum papel, em que mostrava os fundamentos da sua instancia, e rematava, queixando-se de Pedro Vieira com palavras asperas. Este papel mandou a Rainha ao Conselho de Estado, e sem reparar, que nao devia ser Pedro Vieira o Secretario, que o lesse, por nao occasionar dissençoens, e escandalos, foy o papel á sua mao, e depois de lido, recolhendo-se para sua casa, expôs á Rainha as razoens seguintes: Que lera no Conselho de Estado o papel de Ruy de Moura Telles sobre a queixa de não fazer o Officio de Estribeiro mór na ultima jornada dos Infantes, com presupposto de que em quanto nao tomavao casa, tocava aos Officiaes da Rainha servî-los, e nao aos delRey, e confessava que só o preceito o obrigára a ler de si, que procedia com paixao, e faltava com o respeito devido a fuas obrigaçõens: que não lera no Conselho, como pudera, pelos livros da Secretaria os exemplos, que ferviao

313.

Anno 1660

para a resolução deste caso; porque entendia se não podiao ignorar: e que por esta razao, e porque nao poderia tornar tao depressa ao Conselho de Estado, lhe parecera offerecer com aquelle o papel incluso, que continha o exemplo no enterro da Infanta Dona Joanna, onde se acharia, que os Officiaes da Rainha fizerao seus officios, em quanto o corpo da Infanta nao sahio do Paço, que he a parte onde elles servem; e que logo que chegou a liteira, entrárao os delRey, e os da Rainha se recolherao com expressa declaração, de que o abrir da liteira tocava ao Estribeiro mór del Rey;e que a todos constava trazer a fralda do capuz do Infante o Monteiro mór, quando fora lançar agoa benta no corpo del Rey seu pay: que dous exemplos allegava Ruy de Moura pela fua parte: o primeiro, quando fora levar ElRey ás Caldas: que com aquelle papel offerecia clareza manifesta da preparaçao, que se fizera para aquella jornada, para que a Rainha visse nelle, que os criados delRey erao os que o acompanhárao, e affistirao; e os dous da Rainha forao, porque ElRey D. Joao não escutava na sua affistencia aquelles dous officios; porque a Rainha mostrára mais confiança com aquelles dous fidalgos: e era de reparar, que nomeando-se tantos criados, para irem servindo nesta occasiao, todos forao delRey. O outro exemplo era de quando deitava o manto ao Infante; que tambem offerecia o régimento que se lhe déra, quando a primeira vez tivera esta occupação, e delle constava, que se lhe não déra como a criado da Rainha; porque se assim fora, os seus criados haviao de servir o Infante, não declarando no regimento, que ao Reposteiro mór delRey tocava chegar a cadeira ao Infante, e ao Mordomo mór dar-lhe a véla, e a vara do pallio: e com tantos documentos a tavor da fua justificação tornava a dizer a Sua Magestade, que nao pudéra apartar de si o sentimento de ver, que diante de Sua Magestade o tratavao tao mal, como moitrava o papel de Ruy de Moura; a que se juntava tirar-1e-lhe o regimento, que se déra para as Caldas, tocando ao Secretario de Estado dar fórma, como a Real pessoa de Sua Magestade havia de ser servida, assitida, e guar-

-

Anno 1660

dada. Por vezes, e em differentes papeis reprefentara a Sua Magestade, que a Secretaria de Estado recebia grandissimos prejuizos em lhe divertirem a mayor parte dos papeis, que lhe repartira ElRey D. Joao: que tambem soubera que a Rainha tinha nomeado Reformador para a Universidade de Coimbra, sem ser por sua via, tocando-lhe aquella expedição, sem se achar pretexto; como na nomeação de Reytor, em que se lhe arguira, o que escrevêra a favor de Antao de Faria, não bastando a sua justificação para lhe escusar a reprehensad, que a Rainha. lhe déra: que havia hum anno lhe concedêra licença para se recolher, pelo tempo, que lhé fosse necessario, para fazer partilhas entre seus filhos: em virtude della se recolhia a fazê-las, e por ellas se saberia o com que entrára; e o com que sahîra do serviço delRey hum Ministro, que havia dezoito annos inteiros occupava o lugar de Secretario de Estado, e perto de quarenta o de Ministro de Tribunaes; e que se não houvesse sido á satisfação de Sua Magestade, o sentia tanto, quanto procurara acertar em ieu ierviço.

Escrita esta carta, sem esperar resposta, se soy Pedro Vieira para huma quinta, nao se dando por satisfeito de se resolver a duvida de Ruy de Moura contra a proposção que fizera; e a Rainha, entendendo que fora excesso ausentar-se sem licença expressa sua, o mandou para Evora, onde esteve tres mezes; e parecendo-lhe á Rainha que era bastante castigo, lhe permittio licença para voltar para a sua quinta com a mercê do Chantrado de Ourem para hum de seus filhos; e dentro de pouco tempo o tornou a restituir á sua occupação, e com tantas honras, que pudérao satisfazer as suas justificadas

queixas.

Neste tempo nao havia em Roma Ministro, que tratasse os negocios deste Reyno; porque as negociaçõens dos Castelhanos haviao atalhado o passo a todas as esperanças de conseguir o intento tantas vezes pertendido, e tantas baldado da permissa dos Bispos, e nos annos successivos se passou neste mesmo silencio.

O Conde de Soure Embaixador de França deixámos

no arno antecedente com o tentimento de conhecer, que se aji stava a paz de Castella, sem haver remedio Anno que prevalecesse contra a deliberação da Rainla Regente, infeparavel do empenho do cafamento delkey seu filho com a Infanta de Castella, para cujo f.m desprezara o Imperio de todo o munco, fe lho encontras. Conde de se. Assistia o Conde Embaixador em Tolosa, onde che-Soure a Eme gou Filippe de Almeida, que tinha passado com o Mar-baixada de quez de Choup a Lisboa; e havendo partido em differen-França. te embarcação, entrou em Tolofa ao meimo tempo, que o Marquez em Irovença. Continhao as novas ordens, que levou ao Embaixador, tres pontos: o primeiro excluia toda a sorte de accon mocamento, que ofsendesse a authoridade soberana delRey: o segundo, cue salvo este ponto, a Rainha como Governadora, e Regente do Reyno se obrigava a soccorrer a Coroa de Castella, quando tivesse guerra, com quatro mil homens, e seis náos de guerra; mas que esta obrigação não teria outro titulo mais, que o da vontade, e conveniencias das Coroas: terceiro, que a titulo de satisficao pelas despezas da guerra, e fortificaçõens das Traças occupadas, se dariao a ElRey de Castella dous milhoens pagos em tres annos. Com estas novas ordens resolveo o Imbaixador buscar a Corte, que ja entrado o mez de Março caminhava de Provença a chegar aos Pyrincos: sahio de Tolosa a encontrar o Cardeal, e na Cidade de Nimes o obrigou a suspender a jornada hum novo accidente de gotta, por cujo respeito mandou ao Secretario da embaixada Duarte Ribeiro passasse adiante a anticipar ao Cardeal a noticia de haver recebido noves ordens de l'ortugal, e faber delle em que lugar poderia communicar-lhas. Em Avinhao, onde a Corte se deteve a Semana Santa, fallou o Secretario ao Cardeal, e lhe deo conta da sua commissao. Antes do Cardeal responder aproposção, lhe disse, que naquelle dia tivera carta do Duque de Aveiro, na cual, justificando a resolução que tomara de passar a Castella, se queixava de haverem derogado em Portugal antigos privilegios de sua casa; dispondo por todos os caminhos a ruina della o Conde de Cdemira, e o Marquez de Ma-( 275

1660

Anno 1660

rialva, em cujas mãos dizia estar o manejo dos negocios publicos, aperto que o obrigára a fegurar-fe na obediencia del Rey Catholico, de quem nascéra vassallo. Accrescentou o Cardeal, que fora conveniente dissimular-se com o Duque, e contervá-lo em Portugal; porque vendo o mundo fahir do Reyno hum tao grande vafsallo, julgaria duvidosa a sua conservação. Respondeolhe Duarte Ribeiro ignorar totalmente os motivos da queixa do Duque, conhecendo que a verdadeira caufa de passar a Castella era a paz, que o Cardeal havia feito com ElRey Catholico, excluindo Portugal. Interrompeo o Cardeal a pratica, dizendo que a Corte havia de passar por Nimes, onde buscaria o Embaixador. Assim succedeo dentro de poucos dias, e visitando o Cardeal ao Conde de Soure na casa, onde elle estava com o achaque da gotta, pertendeo adoçar com demonstraçoens cortezes o amargo da fubstancia dos negocios publicos. Ajustou com o Embaixador propor, a D. Luiz de Aro as conveniencias que lhe referia; e que para conferirem a resposta que tivesse, fosse assistir em Andaya o Secretario da Embaixada. Continuou a Corte a jornada, feguio-a o Secretario.

Fez alto em Andaya, lugar destinado para quartel dos Ministros, Estrangeiros, e o Embaixador por caminho differente passou a Bayona. Nos ultimos dias de Abril se achárao as Cortes visinhas, ElRey Christianissimo em Sao Joao da Luz, e ElRey Catholico. em Fuente-Rabia. Virao se os dous Ministros no lugar das primeiras conferencias; e quando todos esperavao a entrega da Infanta, se passárao muitos dias em novas controversias. Duarte Ribeiro assistia ao Cardeal na sala, que tocava no Palacio á parte de França, e hum dos dias, em que exercitava esta occupação, lhe disse o Marquez de Choup, que D. Fernando Ruiz de Contreras Secretario de Estado del Rey Catholico desejava fallar-lhe, que parecendo-lhe conveniente o traria ao lugar onde estavao. Não se offereceo duvida a Duarte Ribeiro em acceitar a conferencia: foy to Marquez bufcar a D. Fernando, e o deixou com elle em huma das janellas da sala: introdu-

zio D. Fernando a pratica, dizendo, que negociar pela mediação dos Ministros de França não podia ser conveniente, pelas razoens, que facilmente se deixavao entender: que se resolvesse o Embaixador a tratar com D. Luiz de Aro, segurando-lhe ser a sua mayor ancia o cuidado de evitar as ruinas, que na continuação da guerra ameaçavao Portugal: que o Cardeal havia de novo feito propofiçoens, nas quaes queriao os Portuguezes ficar com tudo o que era honorifico, e dar a ElRey seu senhor tudo o que era util: que trocados estes termos, se poderia em poucas horas ajustar o repoulo de Hespanha; porque hum Rey offendido mais se satisfazia de hum reconhecimento vao, que de interesses solidos. Respondeo o Secretario tentir infinito nao acceitar ElRey Catholico as conveniencias propostas; porque nao descobria outro caminho, por onde se pudesse chegar á felicidade da paz pertendida, e igualmente util a ambas as Coroas; porque o discurso humano nunca havia podido descobrir meyos entre reinar, e obedecer: que lhe pedia considerasse nao haver sido, nem poder ser Fortugal tao util á Coroa de Castella unido, como separado. Tornou D. Fernando a instar, dizendo que estava muito visinho o perigo, e o termo da deliberação passaria em tempo breve. Respondeo Duarte Ribeiro, separando-se, que na contingencia dos successos da guerra futura lembrava elle a D. Fernando, que devia fazer esta mesma consideração. No dia seguinte disse o Cardeal ao Secretario, que as novas proposiçoens se nao haviao admittido, e tinha sido inutil o trabalho, com que intentára persuaci-las: que fizesse aviso ao Embaixador, para que tendo que ampliar nellas, ou que offerecer de novo, o nao dilatafie. Com Chega ao uleste desengano partio Duarte Ribeiro de Andaya para timo desen-Bayona, e brevemente voltou a S. Joao da Luz a dizer so fer o Reyno Cardeal Massarino, que as ultimas proposiçõens tinhão de Portugal tudo aquillo, a que se estendiad as ordens de l'ortegal; incluido no com que de todo ficárao por entao defatadas as conferen- tratado das com que de todo nearao por entad ceratadas as conferens pazes de cias. Estava o neste tempo a paz, e casamento de ambas as Fianca, e Coroas desorte ajustadas, que parecia nao poderia haver Castella. embaraço que alterasse a uniao; mas offerecco-se novo

Anno 1660

accidente, que teve perturbadas as negociaçõens; por-Anno que sendo huma das capitulaçõens da paz haverem de sahir as Tropas Francezas do Principado de Catalunha, forao deputados dous sujeitos Francezes, e dous Castelhanos, para regularem as demarcaçõens entre os Condados de Ruyselhon, Puisserdan, e o Principado: entrárao em duvida a qual dos Principes pertenciao huns valles situados entre os Pyrineos, pertendendo cada huma das partes mostrar que lhe tocavaó por demarcaçoens antigas; allegando os Francezes estar decidida esta duvida por hum dos capitulos do Tratado, no qual se declarava, que as agoas vertentes em hum daquelles valles para a parte de França era a divisaó natural delles. Naó podendo ajustar-se os Deputados, remetterao a decisao da contenda aos dous Ministros principaes a S. Joao da Luz, e succedendo entre elles a mesma discordancia, se começárao a alterar os animos de huma, e outra Nação, de qualidade, que se temeo houvesse novo, e mais furioso rompimento. Atalhou a prudencia delRey D. Filippe este rumor, tomando por expediente eleger ao Cardeal Massarino por Juiz da controversia: foy este atalho tao util, que brevemente se sinalárao as demarcaçoens, se ajustou a paz, se celebrou o casamento com o esplendor, e magnificencia, que requeria a grandeza de taó poderolos dous Principes. Voltou ElRey D. Filippe para Madrid, ElRey de França para Pariz: seguio a Corte o Conde de Soure, sem embargo de sicar a uniao de Portugal totalmente pela capitulação da paz separada dos interesses de França, conhecendo que os negocios políticos ordinariamente só nas apparencias sao infalliveis: gastou alguns mezes no ajustamento dos Officiaes, que haviao de passar a Portugal com o Conde de Schomberg, e em escolher com elles artilheiros, e mineiros, que entre todos faziao o numero de seiscentos, a pezar das diligencias do Conde de Fuen-Saldanha, Embaixador de Caftella, sendo mais poderosa a assistencia do poder do Marichal de Turena, que facilitou todos os obstaculos. Foy tambem grande o empenho do Conde de Fuen Saldanha para conseguir que o Conde de Soure se nao despe-

Anno

1660

disse delRey em audiencia publica; mas nao só nao conseguio este intento, senao que teve o Conde concedida a audiencia da nova Rainha, declarando, quando lha permittio, que ja nao era filha delRey de Castella, senao mulher delRey de França; porem na hora de fallar-lhe se escusou, dizendo que lhe tobreviera hum novo accidente, que a embaraçava; ficando em duvida le foy natural, ou supposto effeito da negociação do Conde de Fuen-Saldanha. Mandou ElRey ao Conde huma joya de subido preço, e o Cardeal (contra o que costumava) hum presente, em que entravao seis relogios de ouro de grande valor : e conitou que fizera das fuas virtudes tao grande conceito, que chegando a Pariz o Cardeal de Rez, lhe perguntára, fe havia fallado ao Embaixador de Portugal; e respondendo-lhe que nao, lhe recomendára procurasse encontrar-se com elle para conhecer hum varao discreto, e cabal: Partio o Conde para Avre de Gracia, e o Conde de Schomberg para Londres a procurar tres navios fretados, para nelles vir bufcar o Conde a Avre de Gracia: Foy a dilação mayor do que se suppunha, que occa-Eonou ao Conde alguma molestia; porque as diligeneias do Embaixador de Castella conseguira o passarem-se-lhe varias ordens, que fahisse daquelle Reyno; a que respondeo que obedeceria, quando lhe chegassem navios, que o segurassem dos encontros de outros baixeis Castelhanos. Mandou-lhe ElRey dizer, one se quizesse, the remetteria passaporte del Rey de Castella: respondeo, que para fua fegurança não d€pendia mais, que dos passaportes delRey feu Senhor; e neste intervallo padecendo os lugares circumvisinhos a Avre de Gracia grande falta de mantimentos, e necessitando o Conde de muitos para Volta a Porsustento dos seiscentos homens que trazia, se amotinou tugal com a contra a familia do Conde o Povo de Avre de Gracie: de de Schomrelatio o impulso, e procuror o socego, que conseguio: berg no Pose ultimamente chegando o Conde de Schomberg de Ingla- to de Mestre terra com os tres navios, se embarcou toda a sua familia, de Campo General, e Officiaes, e soldados, e Gentis-homens Francezes, que outres Offivinhao fervir voluntarios, em que entravao o Marquez, ciacs de ime Barao de Schomberg, filho mais velho, e fegundo do Fortancia.

Anno 1660 Conde. Embarcarao a vinte e nove de Outubro, chegárao a Lisboa a onze de Novembro, e foy o Conde recebido da Rainha com a acceitação, que merecia o seu procedimento, reconhecido em toda a Europa pelo valor, e prudencia, com que contraverteo as difficuldades que encontrou na sua commissão. E supposto que não confeguio ficar Portugal incluido na paz, alcançou a tacita concessão do soccorro da pessoa deste Reyno, como depois se experimentou, e dos mais Officiaes, que o acompanhárao; e deixou dispostos os animos dos Ministros de França a conhecerem quanto convinha á confervação daquelle Reyno não lhe faltar com os soccorros necessarios para a sua desensa, como adiante referiremos.

Francisco de Mello continuava a assistencia da Embaixada de Inglaterra, ainda que com grande zelo, e prudencia, com grandissimo trabalho, pelo revoltoso, e embaraçado governo, que naquelle tempo padeceo aquelle Reyno; porque depois da morte de Oliviero Cromuel, que deixou introduzido no governo seu filho Ricardo com justa admiração de todo o mundo, o qual nao herdando de seu pay, nem o artificio, nem a fortuna, durou pouco no governo: fuccedeo o Conselho de Estado, direcçoens de varios Parlamentos, humas confusas, outras mal obedecidas, todas inquietas, e ambiciosas, cobrindo-se os interesses particulares com a capa da liberdade, e isenção do governo Monarchico. No mez de Março deste anno permanecia o governo do Conselho de Estado, e sendo o tempo em que Portugal mais dependia da amizade de Inglaterra, pela separação da sociedade de França, embaraçavao a Francisco de Mello todas as conclusoens, que intentava em beneficio deste negocio, as apertadas diligencias dos Castelhanos, que nao perdoavao a dispendio algum por diverti-lo; e como erao venaes quasi todos os de que variamente dependia o ajustamento dos negocios, erao muito efficazes estas diligencias. Accrescentou a Francisco de Mello o embaraço, chegar aviso ao Conselho de Estado de haver sido prezo

em-Lishoa pela Inquifição Thomaz Maynard Confil ca Nação Ingleza; porque havendo-le reduzido ao gremio da Igreja Margarida Thiogmorth da melma Nação, e passado algum tempo, arrependida do seu acerto, tornára a prevaricar na heresia, buscou por asylo a casa do Consul, e constando aos Ministros do Santo Officio, assim do seu erro, como da parte onde estava recolhida, mandáraő dous Familiares a bufcá-la. Negou o Conful têla em sua casa: foy chamado primeira vez á Inquisição, e admoestado que entregasse a Ingleza, resistio, negando ampará-la: deraő-lhe tempo para a ultima resolução, e nao cedendo da fua repugnancia, tornárao a chamá-lo á Mesa: persistio, e resolvêrao deixá-lo prezo nas Escólas Geraes, onde esteve seis dias; no decurso delles mandárao os Inquisidores buscar a cata do Consul, e não achando nella a Ingleza, o mandárao soltar. Esta noticia fez grande estrondo em Inglaterra, e ameaçou grande perigo ao Embaixador. Porém elle temperou com grande prudencia os animos dos Ministros, e explicando-lhes o successo com tao suave cor, e mostrando-lhes que o Consul nao tinha esta occupação mais que tolerada depois do governo de Ricardo Cromuel, o que se verificava com elle andar pertendendo nova patente, que le quietou todo este desalocego, e teve lugar de applicar todas as diligencias para concluir nova liga; o que não podendo conseguir, veyo a ajustar por hum Tratado conveniencias mais eslenciaes, e menos custosas que as da liga, contra Castella, que era o artigo que o Conselho de Lstado se Consegue o nao resolveo a declarar: porêm dizia hum dos artigos, Francisco de que poderia Sua Magestade de Portugal tirar dacuelle Mello firmar Reyno doze mil Infantes, e dous mil e quinhentos ca-EIRcy o Travallos das tres Naçoens para sua defensa, e ajuda contra tado da paz, ElRey de Castella: que poderia fretar ElRey de Portutras negociagal até vinte e quatro náos de guerra por preços conve-conside granientes: que todos os Officiaes seriao de nação Ingleza de importanescolhidos pelo Embaixador: que se poderia comprarcia. todo o genero de armas, que parecesse necessario para armar esta gente, e que ElRey de Portugal poderia tirá-la, navios, e cavallos no tempo, que lhe parecesse mais convenien-

Anno 1660

1.660

veniente: que o Embaixador, depois de feita a eleição Anno dos Coroneis, e mais Officiaes de guerra, poderia tratar com elles sobre os seus interesses, modo, e condiçõens, com que haviad de passar a Portugal sem algum embaraço: que os Coroneis, e mais Officiaes, antes de sahirem de Inglaterra, dariaó cauçaó de naó obrarem nada contra? aquella Republica, e que nao lhes entregariao armas, fenao em Portugal. Foy este Tratado muito conveniente ao estado daquelle tempo; porque obrigou aos Castelhanos a cuidarem menos nas forças maritimas contra este Reyno, e aos Holandezes a attenderem mais á sua conservação. Facilitou muito a diligencia, e actividade do Embaixador entenderem os parciaes delRey ( que ja neste tempo erao muito poderosos) que era conveniente á brevidade da fua restituição tirar daquelle Reyno os Officiaes, e Soldados affeiçoados á Republica. Determinou o Embaixador paffar a Portugal com ordem que tinha da: Rainha; porêm conhecendo a Rainha o grande ferviço; que lhe tinha feito, lhe tornou a ordenar continuasse. aquella commissão, e chegando á Rainha o Tratado, o asfinou com grande satisfação de seus Ministros. No tempoque se deteve a chegada do Tratado, fez petição o Padre Antonio Vaz, Confessor de D. Fernando Telles, que o Embaixador havia prezo em sua casa; ou a fez em seu nome: hum Marcos Diaz, que andava em Londres falariado pelos Castelhanos, em que pedia ao Conselho de Estado, que o mandasse soltar, e livrar das vexaçõeas que padecia, e perigo da vida em que estava. Alcançou despacho a seu fayor, e ordem do Conselho de Estado, para que Francisco de Mello o entregasse: porêm elle constantemente, repugnon esta ordem, mostrando, que no Conselho de Estado antecedente ao que naquelle tempo governava, fora ventilada esta materia, e resoluto que elle podia castigar Antonio Vaz, como pessoa da sua familia, por presumir haver cooperado na execranda fugida de D. Fernando Telles. O Conselho de Estado vendo razoens tao justificadas, suspendeo a resolução de o mandar soltar.

Crescia neste tempo por instantes o poder dos Realistas, e era o General Monck o que mais fomentava esta

negociação. Governavão o Conselho de Estado os tres Reinos de Inglaterra, Escocia, e Irlanda; e como a mayor Anno parte dos Conselheiros erao Realistas, conseguirao formarem huma nova milicia em todos os povos com Offciaes da mesma facçao, a qual superou o poder dos exercitos, e com esta confiança acclamárao a ElRey em Irlanda os povos de Dublim, e puzerao as Armas Reaes no mercado publico, fem que o Conselho de Estado fizesse diligencia alguma por castigar esta demonstração. Perturbou a boa direcção, que levavao estes negocios, a fugida de Lambert prezo na Torre de Londres, e grande inimigo delRey; que brevemente juntou trezentos Officiaes, e Soldados da facção Fanatica, que são herejes de differentes seitas, separados dos Protestantes, e começou a confundir, e perturbar todas as resoluçõena do Conselho de Estado. Por ordem do Conselho o seguio o Coronel Inglesbeg, com parte de hum Regimento de Cavallaria, e encontrando-o, a pezar de toda a opposicao, o tornou a repor na Torre de Londres. Nos primeiros de Abril havia ElRey chegado a Breda, onde tem rebuço tinha ido grande parte da Nobreza do Reyno a congraçar-se com elle, e a cinco de Mayo se juntou o Parlamento, que quasi todo constava de Realistas. Escreveo El-Rey ao Parlamento: continha a carta mysteriosas expressoens do sentimento que padecia, da calamidade, e perturbação de seus vassallos, suavissimos offerecimentos da grandeza, e generofidade do feu animo, protestos exprecissimos, de que só a uniao do Parlamento desejava , e da mesma sorte protestava conservar as leys do Reyno, e guardar a religiao prostetante. Foy esta carta lida com muito applauso: responderao com grandes submissoens, e premiarao ao portador com oito mil cruzados. Recebeo ElRey a resposta com muita satisfação; tornou a escrever á casa dos Pares, e senhores, á Cidade de Londres, e ao General Monck, e o sobrescrito dizia: Ao nosso fiel, e bem querido General Monck, para se communicar com o Presidente do Conselho de Estado, e aos Cabos do Exercito. Escreveo tambem ElRey ao General Monragu, que estava com a Armada nas Dunas. Leo a

1660

carta

Anno

carta a todos os Cabos, e Officiaes Mayores, que tirárao copias, para as communicarem a toda a gente do mar, e com grande alegria acclamárao ElRey: o mesmo se executou em Londres em dezoito de Mayo, e com tantas demonstraçoens de contentamento, que ficou em duvida se foy mayor que a ira, com que degolárao feu pay: que esta he a variedade do mundo, e o beneficio do tempo ordenado pelas disposiçõens Divinas, para se conseguir gloriosamente em Inglaterra a summa das felicidades, vendo-se que ElRey Carlos Segundo abjurou no ultimo transito todas as heresias, que havia professado; e no Duque de York seu Irmao (hoje ElRey Jacobo II.) que succedendo na Coroa em o anno de mil e seiscentos e oitenta e cinco, preferindo com valorosa resolução os interesses Catholicos aos discursos politicos, fez escudo da verdadeira Religiao contra os furiofos golpes da herefia Anglicana, de que em poucos mezes gloriolamente triunfou; tomando Deos por instrumento de tao notaveis felicidades as incomparaveis virtudes da Rainha Dona Catharina, que com huma prudencia sem exemplo, e com huma constancia sem imitação, veyo a conseguir depois de tormentosos nublados o sol das serenidades, hoje perturbadas com novos accidentes.

Antes del Rey chegar a Londres; confeguio o Padre Antonio Vaz, por diligencias de Marcos Diaz Brandao, que se passasse ordem pelo Conselho de Estado, para que o Embaixador o puzesse em sua liberdade, e dar contadelle até a vinda delRey; que em caso que o nao fizesse, lho tirariao de casa. Nesta extremidade elegeo o Embaixador hum prudente partido; que foy ajustar-se com Antonio Vaz na presença do Provincial, e Reitor da Companhia de JESUS, e dos mais familiares da sua casa, que o poria em liberdade, obrigando-se a sahir de Londres em direitura para Portugal, para se examinarem os seus procedimentos; o que elle admittio sem repugnancia. Sahio de Londres, e receando padecer em Portugal rigo. rosos exames, por ser grave a culpa que se lhe imputava, fe deteve na Corte de Madrid, e voltando a este Reyno depois da paz, padeceo huma larga prizao, de que foy

livre, por se nao provarem os indicios, que contra elle tinhao refultado.

A nove de Junho entrou ElRey Carlos II. em Londres com notaveis demonstraçõens de contentamento de seus Vassallos: a primeira merce, que sez, Restitue-se soy dar a Ordem da Cavallaria da Jarretiéra aos Gene-ao Reyno de raes Monck, e Montagu, e a outras pessoas particulares. Inglaterra O Embaixador empenhou justamente todo o discurso em Carlos II. ganhar a vontade delRey, e aos animos dos Ministros, a quem começou a mostrar affeição, temendo-se das negociaçoens dos Castelhanos, que julgavao por infallivel haverem de governar as acçoens delRey á sua eleição em recompensa dos beneficios, que havia recebido na sua peregrinação delRey Catholico. Fez o Embaixador hum memorial, que repartio pelos Ministros, cuja substancia era mostrar, como ElRey D. Joao, logo que foy acclamado, conhecendo quanto importava a ambas as Coroas terem uniao, e estreita amizade, mandara Embaixada solemne a ElRey Carlos Primeiro, que fazendo reciprocamente o mesmo discurso, depois de o receber com todas as demonstraçõens de satisfação, ajustára por seus Ministros hum Tratado de amizade, e comercio com Portugal a pezar da oppofição de toda a Casa de Austria, que se celebrara no anno de mil e seiscentos quarenta e hum; e que succedendo a D. Antao de Almada, primeiro Embaixador, o Doutor Antonio de Sousa de Macedo com titulo de Refidente, logo que começárao as guerras, e tribulaçõens delRey Carlos I. lhe affiftira com tanto amor, e fidelidade, que com evidente perigo da vida fora publicamente maltratado do governo tyrannico, e intruso: que as mesmas finezas obrára Francisco de Sousa Coutinho, Embaixador dos Estados de Holanda, com El-Rey Carlos II. no tempo da sua peregrinação, affistindolhe com grossos cabedaes deste Reyno, como a ElRey constava ; e que no mesmo tempo, em que ElRey de Castella mandára dar graças publicas aos tyrannos pela execranda morte delRey Carlos I., se tirára por ordem delRey o Ministro de Portugal, continuando desorte as demonstraçoens do affecto, que faltando a ElRey Carlos II. pór-

Anno 1660

tos, onde se recolhesse a Armada do Principe Roberto, Anno ElRey D. Joao, desprezando todos os discursos politicos, o recebêra no porto de Lisboa, e o defendêra da Armada dos tyrannos, formando outra Armada, que unida á do Principe Roberto, pelejára com a de Inglaterra, ficando só por este respeito rota a guerra em tempo, que as armas de Castella na Europa, as de Holanda na Asia, e na America combatiao os Reynos, e Senhorios de Portugal; e que depois de passados dous annos de viva guerra com Inglaterra, se ajustára a paz com despeza de mais de dous milhoens, e constaria ser o ultimo Principe da Europa, que se communicara com Cromuel: que a estas razoens se seguiao outras, em que evidentemente se mostravao os beneficios, que Inglaterra recebêra da paz de Portugal; e os damnos que Castella havia feito aos dous Reys, defunto, e ao novamente coroado; le concluía, que o novo Principe, como Rey, como Cavalheiro, como generofo, como agradecido, e como politico, era obrigado a affittir a Portugal. Depois desta diligencia sez o Embaixador outra de grande utilidade; que foy persuadir a mais de duzentos Mercadores Inglezes, que tratavao em Portugal, affinal-1em huma petição, em que pedião a ElRey com razoens muito efficazes conservasse o commercio entre esta, e aquella Coroa, por ser o mais util da sua Monarchia. E tardando Joao Miles de Macedo, que o Embaixador havia mandado a Portugal a buscar novas cartas credenciaes, o Embaixador resolveo valer-se de hua firma em branco, que tinha delRey, e a formar nella a credencial, de que necessitava : aconselhado porêm dos Condes de Soure, e Miranda, Embaixadores de França, e Holanda; querendo anticipar-se ás negociaçõens dos Castelhanos, que se esforçavaő com grandissimos cabedaes, que dispendiao, mandou dar parte a ElRey, que tinha em seu poder credencial; e tanto que fez este aviso, empenhou todas quantas diligencias lhe foy possivel, e conseguio que ElRey o avisasse pelo Mestre das Ceremonias, que lhe daria audiencia o dia que elegesse; resolução que foy geralmente admirada, pela haver ElRey negado aos Embaixadores de França, e Holanda. Foy a este acto com to

da a folemnidade, e grandeza, e começou a tratar com ElRey muito estreitamente; de que resultou animar-Anno se o Embaixador a principiar o Tratado do casamento delRey com a Infanta D. Catharina com as particularidades, de que adiante daremos noticia, vencendo os obstaculos, e diligencias, que os Castelhanos fizerao para o embaraçar, nomeando ElRey de Castella, para authorizar os seus intentos, Embaixador na Corte de Londres a pessoa do Principe de Ligni, huma das de mayor supposição, que assistiao em seu serviço, rela sua grande qualidade, partes, e merecimentos. Porêm nem este grande Ministro, nem outras exactissimas negociaçoens pudérao embaraçar que ElRey de Inglaterra confirmasse o Tratado, que o Embaixador havia feito com o Conselho de Estado na fórma acima referida, ajudado da intelligencia do Padre Tuffell, hoje Bispo de Viseu, do Secretario da Embaixada Francisco de Sá de Menezes, e de Ruy Telles de Menezes, de cujo prestimo, parentesco, e amizade fazia muito justa confiança; e ganhou o Embaixador com tantas vantajens a vontade delRey, que havendo feito reparo, em que nos capitulos do Tratado se nomeava a ElRey de Castella com o titulo delRey Catholico, conseguio com ElRey, que se mudasse, e se nomeasse ElRey de Castella; que tanto vence a prudencia de hum bom Ministro, quando antepcem o zelo, e fidelidade aos accidentes do tempo, e defigualdades da fortuna.

Acima referimos a nomeação, que a Rainha fez da passa a Em pessoa do Conde de Miranda para Embaixador das Pro-baixada de vincias Unidas, julgando que nelle se achevao todas Holanda c aquellas qualidades, que erao precifas para fe emenda-Miranda rem os desacertos de D. Fernando Telles. Partio o Conde de Lisboa a vinte e hum de Outubro, e chegou ao porto de Roterdao a vinte e cinco de Novembro do anno de seiscentos e cincoenta e nove. Passou á Cidade de Delft acompanhado, álèm da sua familia, que era muito numerofa, do Secretario da Embaixada, de Diogo Lopes Ulhoa, e de Jeronymo Nunes da Costa, que havia herdado de seu pay a inclinação de servir a Portugal.

1660

Foy recebido naquella Cidade com todas as demonstra-Anno çoens de authoridade, e benevolencia. Logo que chegou, o mandárao vifitar os Estados Geraes, e segundárao a mesma ceremonia, antés de fazer a sua entrada. Estava neste tempo junta na Haya a Provincia de Holanda; porêm quasi no ultimo termo de se haver de separar; e havendo o Conde Embaixador entendido, pelas informaçõens dos Ministros de Lisboa, teria abbreviado effeito, conforme as proposiçõens seitas a D. Fernando Telles, que Diogo Lopes Ulhoa tinha levado á Rainha, e que se poderia ajustar a paz, sem a entrega dos lugares conquistados no Brasil pelos Holandezes, procurou embaraçar que a Junta de Holanda se separasse, por ser a mais poderosa, e conhecidamente empenhada na paz de Portugal; e reconhecendo que feria impossível conseguir este intento. antes da sua entrada, pela difficuldade de nao quererem tratar algum negocio, sem estar satisfeita esta ceremonia, tratou de a dispor em Delft com o mayor luzimento, e brevidade, que foy possivel, e passou á Corte de Haya a vinte e nove de Dezembro; e acabados os dias costumados na hospedagem, teve audiencia publica dos Estados Geraes a quatorze de Janeiro, onde referio o affecto, com que Portugal desejava a paz com as Provincias Unidas; os motivos, com que esperava dellas a mesma conrespondencia; os poderes, que trazia para continuar o Tratado, que Diogo Lopes de Ulhoa levára a Lisboa; os grandes interesses, que as Provincias Unidas tinhao na conservação de Portugal, e ultimamente pedio Commissarios para conferir materias tao importantes. Foy respondido pelo interprete Jeronymo Nunes da Colta a estimação, que os Estados faziao da amizade delRey de Portugal, e o desejo de conresponder com igual affecto, para cujo fim se lhe nomeariao logo Commissarios, como fizerao.

> Desejou o Conde Embaixador entender dos Ministros da Junta de Holanda, antes que se separasse, o animo, com que estavao de se ajustar a paz sem a entrega: das Praças do Brasil: respondêrao-lhe, que deixavao commissao ao seu Pensionario para conferir com elle, e que

discutidas as duvidas, logo que a Junta se tornasse a formar no tempo que era estylo, se tomaria neste negocio Anno a ultima conclusao. Seguio o Embaixador esta disposiçao, e em tres conferencias, que teve com o Pensionario, forao as propoliçõens, que lhe fez, tao exorbitantes fobre a liberdade do commercio, que o Embaixador lhas refutou; e depois de varios debates lhe disse, que El-Rey nao havia de conceder aos Estados de Holanda mais do que havia permittido a Inglaterra, que era a substancia, que continhao os quatro artigos conferidos com D. Fernando Telles, e que logo que se alterassem, se separaria todo o Tratado; porque elle ficava necessitado de novas ordens delRey, para entrar em pratica de proposiçoens nao imaginadas, quando pelo contrario se entendia que o Tratado não necessitava mais, de que se assinasse; e que inventarem-se novas propostas, seria conta a sinceridade, com que as Provincias deviao conresponder ao affecto delRey, que desejava a sua amizade, sendo ella tao reciprocamente util, que mal se deixava conhecer, onde ficavao fendo mayores os interesses; e que elle daria logo conta a ElRey das novidades, que achava tao contrarias ao que ElRey presumia. Desenganado o Pensionario, de que nao podia adiantar os interesses das Provincias; intento a que o persuadio a apertada guerra, que se esperava havia de padecer Portugal com a separação de França, se desculpou dos novos accrescentamentos, dizendo que os artigos, que Diogo Lopes levava, nao forao assentados com a Provincia de Holanda, senao com alguns de seus Ministros, que desejavao a paz, obrigados dos receyos de Suecia, e Dinamarca, divertidos com a morte delRey de Suecia, e acordo novamente ajustado com Dinamarca; accrescentando-se as chimeras, com que D.Fernando Telles tinha persuadido a ElRey de Castella, que Portugal havia de entregar a Holanda as Praças do Brasil, se apertassem com ameaços de guerra, que conhecia nao podia sustentar; noticia que os Ministros Castelhanos participárao aos Estados, e por este respeito se suspenderao os beneficios de alguns confidentes, que receando haverem sido descobertos por D. Fernando, se se-

1660

1660

parárao do communicação dos Ministros Portuguezes; Anno donde se verifica quanto pertuba no muado qualquer accidente os mais graves negocios, e quanto convêm evitar-se a dilação, quando se achao em termos de se concluirem, devendo observar-se esta politica com mayor attenção nos negocios, que se tratão com os Estados de Holanda; porque sempre, attentos ao melhoramento dos seus interesses, medem os passos do tempo com o compasso da conveniencia, de tal sorte, que nas ha negocio, por mais que se imagine concluido, que nao esteja, em quanto se nao firma, no primeiro estado, pelo perigo de poderem com os accidentes variar as conveniencias das Provincias Unidas. Chegou neste tempo ElRey de Inglaterra á Corte de Haya, chamado dos melhores de feus Vassallos, como fica referido. Intentou o Conde Embaixador fallar-lhe como Ministro delRey, e nao pode consegui-lo, deixando-se levar dos obsequios, e lisonjas do Embaixador de Castella, com quem empenhou todas as demonstraçoens de sociedade, e benevolencia, e este defigual procedimento com hum, e outro Embaixador foy muito prejudicial ao ajustaméto do Tratado da paz de Holanda; porque justamente avaliavao os Holandezes por duvidosa a nossa conservação, vendo manifestamente declarados os Reys de França, e Inglaterra a favor de Castella. Partio ElRey da Gran-Bretanha para Londres, e foy o Conde de Miranda empenhando toda a sua industria em desfazer as contrariedades, que por instantes se hiao descobrindo em prejuizo do sim que pertendia, tendo por oppostos os Ministros de Castella, e os das Companhias Oriental, e Occidental: porêm vencendo as suas diligencias as negociaçõens contrarias, veyo a ajustar, para o seu intento, dezanove votos da Provincia de Holanda, que uniformemente refolvêrao, queriao paz com as condiçoens, de que logo se fez projecto. Com esta determinação da Provincia de Holanda tomarao nova força todas as inclinaçõens dos que pertendiao o effeito da paz, assim como a perderao os que le oppunhao á conclusao della; conhecendo huns, e outros, que as mais Provincias nao podiao fazer guerra,

1660

sem a uniao da Provincia de Holanda, cuja voz costumao leguir todas, assim por ser de mais authoridade, co-Anno mo porque desta sorte tem os negocios mais breve remate; sendo porêm muito difficil de conseguir ainda com ella celebrar-se a paz sem a entrega das Fraças do Brasil. Estando este negocio na ultima conclusao, e ajustamento, lhe occasionou grande embaraço receber o Embaixador hum aviso de Francisco de Mello, em que lhe pedia que detivesse o ajustamento da paz, até se publicar em Londres o Tratado da sua negociação; porque assim era conveniente ao serviço delRey. Deo grande cuidado ao Conde de Miranda este incidente, porque via por hua parte, que ajustar a paz de Holanda sem entrega das Praças do Brafil, era hum dos pontos mais esfenciaes á confervação de Portugal, que dependia do focego das Conquistas, para resistir com as forças unidas á guerra de Castella. Considerava por outra parte, que a uniao de Inglaterra nao era menos effencial, que a paz de Holanda, por ferem os foccorros daquelle Reyno mais folidos, e mais promptos, e a prudencia de Francisco de Mello tao merecedora deinteiro credito, que nao devia entrar em consideração, que se resolvesse a embaraçar a paz de Holanda, sem depender da sua dilação a conclusão do Tratado de Inglaterra; deixando-se conhecer, que o interesse do commercio de hua, e outra Nação era o me-Ihor mediador da sociedade, e podia ser motivo de exasperar a huma, o que se concedesse á outra. Nesta perplexidade elegeo o Conde de Miranda o caminho de avisar á Rainha por hum navio, que fretou com a mayor pressa que lhe foy possivel, e foy dilatando a ultima conclusao da paz; porêm os Ministros dos Estados, que tinhao na memoria as destrezas de Francisco de Sousa Coutinho, vendo entibiado o ardor do Conde, lhes occasionou esta mudança tanta novidade, que o apertárao tao vivamente; para assinar o Tratado, que resolveo executá-lo, por nao ter ordem alguma da Rainha, que encontrasse a initrucção que levára.

Nestes termos estava, quando chegou a Prilla Jorge do Wuing, Enviado extraordinario delRey da Gran-Bretanha,

Anno 1660

nha, com ordem de affiftir á mediação da paz entre Portugal, e os Estados: porêm os Ministros Holandezes entendêrao que o pretexto era ajustá-la, e o intento divertî-la. No ponto, em que chegou a Brilla, (que difta dez legoas de Haya) fez avito ao Conde Embaixador, quizesse suspender o Tratado, em quanto elle nao chegava; porque assim o declarava asua instrucção, e remetter-lhe pessoa, que anticipadamente o informasse do estado, em que se achava a sua negociação. Mandoulhe o Conde Embaixador a Delft Diogo Lopes de Ulhoa, e logo que chegou a Haya, o buscou o Conde de noite, e conheceo da conferencia, que elle desejava embaraçar a paz de Holanda, por se melhorar em os interesses de Iuglaterra; mas que nao trazia ordem alguma delRey da Gran-Bretanha, em que se obrigasse a tomar por sua conta os perigos, que podiao fucceder a tao arrifcada refolução. E neste sentido determinou seguir a instrucção, que havia levado, por fer a eleição deste caminho, a que a Rainha lhe nao poderia justamente arguir; e seguindo a outra estrada, sendo o successo adverso, se lhe devia culpar, por nao ter ordem que o obrigesse. Neste tempo os Ministros dos Estados, conhecendo o intento do Enviado, pedírao Conferencia ao Embaixador para a ultima conclusado do Tratado da paz. Vendo-se elle no aperto de lhe ser necessario, e nao lhe ser possivel, satisfazer a ambas as partes com huma só acção, tendo huma, e outra intentos diversos, elegeo destro partido, e pedio aos • Conferentes avisassem ao Enviado de Inglaterra da hora em que havia de ser a Conferencia; porque como era mediador da paz, devia fer na fua prefença o ultimo ajustamento della. Respondêrao-lhe que era escusada a sua propolição, dizendo que o Enviado não trazia mais commissao, que de compor duvidas, em caso que as houves-· se, e que estando ajustadas as proposiçõens da paz, serviria a lua presença mais de embaraço, que de conclusão. Conheceo o Embaixador a razão dos Commissarios, porêm como nao podia achar outra sahida mais favoravel ao seu embaraço, applicou mais apertadas diligencias, e alcançou confentimento dos Commillarios, para que o

333

Enviado affiftisse á Conferencia debaixo do acordo, de que nao innovaria duvida alguma, sem o Embaixador a propor primeiro, com que uniformemente se assinalou o dia da Conferencia. Conhecendo o Enviado que as suas negociaçõens não haviao de perturbar o animo do Embaixador, nem deixar de feguir fem nova ordem da Rainha a instrucção que levára, recorreo a ElRey da Gran-Bretanha, que promptamente escreveo huma carta ao Emba xador, em que lhe dizia achar-se com grande sentimento, de lhe constar que nos artigos das pazes, que intentava concluir, concedia Portugal iguaes partidos aos Holandezes, dos que havia ajustado com os Inglezes; e que nestaconfideração lhe advertia não innovaffe coufa alguma em o Tratado da paz sem expresso consentimento seu; e que em caso que o fizesse, o que nao esperava, se acharia obrigado a mandar-lhe protestar todos os inconvenientes, que sobreviessem, accrescentando á severidade destes termos palavras de grandes expressoens, e benevolencia do empenho, com que se achava na conservação de Portugal. Respondeo-lhe o Embaixador constermos de grande 1ubmissao, mas com a amphibologia conveniente; para se nao obrigar a mais, que o que permittisse o intento do negocio, a que caminhava. Chegou o diá da Conferencia, e entrárao nella o Embaixador, e o Enviado conformes em buscarem meyos de dilatar a conclusad do Tratado até chegarem novas ordens da Rainha, que era ao que fe podia estender a sociédade do Embaixador. Logo que entrárao na Conferencia, querendo o Pensionario começar a lançar os artigos, que estava o ja acordados, disse o Enviado de Inglaterra, que o fim, com que viera áquella Conferencia, fora decidir as duvidas, que se offerecessem nos artigos do Tratado, e porque, le acaso as houvesse, não podia sentenciar a razao dellas, sem estar primeiro instruido em todos os artigos, era preciso conceder-se-lhe primeiro vista delles. Disserao os Commissarios, que o Embaixador devia responder a esta proposição. Disse o Embaixador, que não se podia negar, que ou na substancia, ou nas palavras poderiao levantar-se duvidas por qualquer das partes nos artigos, que se estavao conferin-

Anno 1660

Anno 1660

do, e fendo aquella a primeira conferencia, parecia arrezoada a fua propofição. Bem conhecêrão os Commissarios, què era destreza para dilatar a conclusa da paz; porêm tendo por mais decoroso, e mais conveniente encobrir este conhecimento, concordárao em entregar o Tratado ao Enviado, dando-lhe quinze dias de tempo para o examinar. Promptamente deo o Embaixador conta a El-Rey de Inglaterra do que tinha obrado em execução da fua ordem, representando-lhe, que passado o termo dos quinze dias, e poucos mais, que a fua industria poderia prolongar, era infallivel, que a Provincia de Holanda o houvesse de obrigar, ou a assinar o Tratado, ou a lahir daquella Corte com a guerra declarada; e que nesta evidente supposição pedia a Sua Magestade lhe declarasse o que devia fazer, para sahir sem censura de tao apertados termos. Não teve o Conde resposta destas proposiçõens, fazendo repetidas instancias em Inglaterra, e recorrendo ao Enviado, pedindo-lhe que ao menos negociasse com os Commissarios prolongarem o prazo da reiposta até lhe chegar nova ordem da Rainha, que por instantes esperava; nao alcançou delle mais que huma clara demonstração, de que intentava atalhar a paz, sem que ElRey de Inglaterra ficasse obrigado a reparat os perigos da guerra. Nestas duvidas se passou o prazo dos quinze dias, e vendo o Pensionario de Holanda o damno, que recebiao os Estados em fe nao ajustar a paz, buscou ao Embaixador no passeyo do Bosque, e separandose do concurso, lhe disse, que bem sabia os motivos com que le rompera a guerra, quanto havia custado acordar a paz, e o que a Provincia de Holanda haviá trabalhado pelà concluir; e que vendo os subterfugios, com que se intentava embaraçar a ultima conclusão, lhe quizelle affinar o Tratado para credito da Provincia de Holanda; porque do contrario se seguiria ajustar-se com os mais, e concorrer como escandalizada commuito mayor empenho; para fe continuar a guerra; e que nao quizette fazer verdadeiros cos que entendiao que elle intentava em damno dos Estados seguir os documentos de Francisco de Soufa Coutinho. Respondeo o Embaixador ao Pensiona-

Anno

rio, que elle nao dilatava affinar o tratado com esperança de melhorar as condiçoens da paz, fenao com o desejo de fe conservar o credito da finceridade das acçoens do seu Principe inviolavelmente observada por seus Ministros; e que a mesma se acharia na Embaixada de Francisco de Soufa, se elle lhe désse lugar alhe mostrar a origem de toda aquella negociação; e que a dilação presente a causara a affucia, com que os Estados Geraes haviao procedido no ajustamento da paz, dilatando-o dous annos, por se quererem aproveitar dos accidentes do tempo; e que estes haviao trazido os embaraços, que o obrigavao á dilação de assinar o tratado, não com industria, senão com verdade muito clara; porque havendo Portugal de refiftir a hum inimigo tao visinho, e tao poderoso, como ElRey de Castella, naquella occasiao desembaraçado de todas as guerras de Europa, devia procurar não só a paz de Holanda, senao as allianças dos mais Principes, que pudessem ajudar a sua defensa: que o Embaixador de Inglaterra tinha ajustado hum Tratado de alliança, e soccorros, de cujas condiçõens não havia tido noticia até aquelle tempo; e que nem a Rainha Regente, nem seus Ministros podiao prevenir, que os dous Tratados de Inglaterra, e Holanda houvessem de concluir-se em hum mesmo tempo; e que era certo, que elle Embaixador devia ter ordens do seu Principe para eleger o partido mais conveniente, que até aquelle tempo lhe nao haviao chegado, despachando hum navio., como era notorio, do porto de Retordao, só por este respeito, e que em quanto nao tivesse resposta, se nao devia expor a que fe pudessem achar dous Tratados com as mesmas condiçoens, podendo succeder ajustarem-se em damno de huma, ou outra nação, e ferem as mesmas diligencias; que intentavao na paz; occasiao de nova guerra; e que para justificação desta verdade se offerecia a firmar o Tratado, fe se achasse algum meyo, ou condição por artigo secreto, que declarasse, que encontrando-se as condiçoens do Tratado de Holanda com as que se houvessem ajustado no Tratado de Inglaterra, Portugal se obrigaria a dar satisfação com equivalente recompensa. O Pensiona-

Anno

rio convencido da propolição do Embaixador, lhe prometteo que ao dia feguinte a proporia na Junta da fua Provincia, elhe faria avilo da resolução que se tomasse. Separárao-le, e não faltanço o Pensionario na diligencia promettida, relultou acceitarem a proposta, de que logo fez aviso ao Embaixador, que promptamente o buscou em fua cafa, e dando-lhe as graças da mediação, ajustou o artigo; e ficando por fua conta confirmá-lo pelos Estados Geraes, correo pela do Embaixador perfuadir ao Enviado. de Inglaterra, para que o tratado se firmasse com geral contentamento, intervindo a sua mediação. Teve melhor luccesso o Pensionario, que o Embaixador; porque persuadio ás Provincias que assinassem o Tratado: e o Embaixador nao pode convencer o Enviado de Inglaterra; escusando se com o pretexto, de que sem a vontade del-Rey da Gran-Bretanha o nao podia assinar; e depois de varias questoens, concordárao em se fazer aviso a ElRey de Inglaterra, e que entretanto ambos negociassem, absterem-se os Estados, de apertar pela conclusão. Applicarao-se de huma, e outra parte as diligencias, quanto foy. possivel: porêm os Estados, reconhecendo o artificio, mandárao notificar o Embaixador, que dentro de dez dias confirmasse o Tratado, ou tivesse por declarada a guerra, separando-se com escandalo a Provincia de Holanda da intervenção, que até aquelle tempo havia tido na inclufao da paz. Por outra parte o Enviado de Inglaterra apertava ao Embaixador pela dilação; porêm sem mais offerta, que a infinuação de algum attentado contra a fua pessoa, tao mal fundado, que offereceo ao Embaixador a segurança da sua casa para reparo de qualquer perigo, que lhe sobreviesse: proposição que introduzio no Embaixador tao generoso sentimento, que voltando-lhe as costas, the disse: que nem o Embaixador del Rey de Portugal se havia de valer, da casa do Enviado de Inglaterra; nem o Conde de Miranda fabia voltar o rosto a algum perigo; e no mais que pertencia ao negocio, que tratava, determinava conclui-lo, como conviesse ao serviço del-Rey seu Senhor. Com esta resolução, vendo que se chegava o prazo da notificação, que findava em oito de

Agosto, sem the haverem chegado novas ordens da Rainha, nem reiposta alguma delRey da Gran-Bretanha, ha- Anno vendo elle usado de todos os termos de respeito, e veneração, que se lhe deviao, o perigo imminente, e damno irreparavel, em que se achava; podendo ser occasiao de começar Portugal nova guerra com Holanda no tempo, em<sup>a</sup>que todas as forças de Castella se dispunha o a atacá-lo por todas as suas Fronteiras; pedio conferencia a seis de Agosto, e nella firmou o tratado com geral contentamento de todas a Provincias, havendo vencido o desembaraço das Praças do Brasil, dissimulando os Holandezes todas as queixas, que no mundo tinhao publicado. Foy o Enviado de Inglaterra chamado para a conferencia, e naó 1ó nao quiz ir a ella, senao se separou totalmente da communicação do Embaixador. Firmado o tratado, difpôs o Embaixador voltar a Portugal, para pessoalmente dar conta á Rainha dos accidentes daquelle tao gran-Depois de vade negocio; e depois das ordinarias ceremonias, e def-rias contenpedidas, elhe presentarem os Estados huma cadea de ou-Lisboa com ro de grande preço, fahio da Haya a vinte equatro de o tratado da Agosto, embarcou em Brilha em huma não de guerra, paz. que achou prevenda. Deo á véla o primeiro de Setembro: ventos contrarios o obrigárao a arribar ás Dunas, e poucos dias depois á Ilha de Wit: a quatorze continuou a viagem com tempos mais savoraveis, e em breves dias entrou no porto de Lisboa; e desembarcando a fallar á Rainha, ficou, na honra, que îhe fez, livre do cuidado que trazia da fua acceitação na refolução que tomára; conhecendo a grande prudencia da Rainha, que havia deliberado o que era mais util, e mais decoroso a seu serviço: e supposto que nos Ministros houve opinióes varias antes de verem o tratado da paz, depois de ponderado, conhe cêrao u iformemente, e confessárao o grande serviço, que o Conde de Miranda tinha feito a ElRey em ajustar a paz, ficando as Praças do Brasil desembaraçadas, e muito mais favoraveis os artigos no pagamento, e commercio, dos que haviao levado ajustados Diogo Lopes de Ulhou; ficando por conclusad o sal de Setuval sem desembolio de Sua Magestade, pelo amor, e zelo de seus

1660

vassallos, obrigado á satisfação annual de quatro mi-Anno lhoens no termo de dezaseis annos, obrigando-se os Holandezes a tirá-lo em partidas iguaes no decurso deste tempo; e ficando só por vencer a duvida de haver nos artigos alguas condiçõens encontradas ao tratado, que Francisco de Mello tinha com ElRey da Gram-Bretanha. Porêm fahio-se deste embaraço, respondendo-se a hum Commifiario dos Estados Geraes, chamado Gisberto de Wit, (que os Estados haviao mandado em companhia do Conde de Miranda a examinar as condiçõens do tratado de Inglaterra, e ver se encontravao as da paz de Holanda) que o artigo separado, que o Conde de Miranda trouxera, de que havendo artigo no tratado de Inglaterra, que encontrasse algum dos da paz de Holanda, se daria satisfação equivalente, dava lugar a que pudesle voltar-se com esta resposta. Não foy o Commissario muito fatisfeito; e entendendo a Rainha o perigo deste embaraço, refolveo, que o Conde de Miranda voltasse a Holanda, conhecendo justamente, que só a sua intelligencia, e o seu zelo poderiao vencer difficuldade tao perigofa. Não duvidou o zelo, e obediencia do Conde sujeitar-se ás difficuldades da segunga commissão, de que daremos noticia em lugar competente.

Varias notiquista de Tangere,

O governo da Cidade de Tangere deixamos entrecias da con- gue ao Conde da Ericeira com os felices successos que ficao repetidos, e continuando-os com varias correrias, foube por huma lingua no primeiro de Março, que Gaylan era partido para Alcaçar com toda a gente de guerra; porque os Mouros de Salé, induzidos por Seron, tomando por cabeça hum filho do Morabito Laexé, se levantárao contra o Bembucar, e cercárao na Alcaceva seu silho Abdalá, matando, e roubando quantos Mouros achárao no Arrabalde da fua parcialidade, fervindo-lhes de guia o Capitad Seron; e que ao mesmo tempo se rebellárad os de Fez com a morte do filho do Bembucar, e unidos todos com Gaylan, lhe faziao a guerra, para cujo effeito elle acudio com toda a gente daquelle districto. Com esta noticia fahio o Conde ao campo, e tomando a Serra, a pezar de alguma refistencia dos Mouros, usou da campanha

panha em grande utilidade da Praça. A pouca gente, que peroceo na Serra, accrescentou ao Conde General a confiança de entrar na Barbaría: porêm nao querendo refolver-le fem mayor fegurança, mandou naquella noite a Cafa dous Almocadens a examinar o estado daquelle districto; outros dous a Benamagraz, para cortarem a Serra, e a segurarem daquella parte; e ao Almocadem André Rodrigues por Cabo de duas barcas, que levavao alguns mosqueteiros a tomar lingua na praya da Mesquita. Voltárao estes barcos sem effeito, por acharem os Mouros recolhidos: porêm os Almocadens de C, afa trouxerao noticia de Alxaimas de Mouros, e que dormiao gados, e pastores junto da Ribeira, e os de Benamagraz derao por segura a Serra: porém nao lhe parecendo ao Conde General bastante esta segurança, mandou tomar lingua por vinte e dous Cavalleiros, e trazendo-a confirmou as primeiras noticias; e com estas inferencias do bom successo mandou o General sahir ao Adail com a mayor patte dos Cavalleiros da Praça, e sessenta mosqueteiros, com ordem de se emboscar pouco distante da Ribeira de C, afa, advertindo-lhes, que em caso, que de noite entendesse pelo rebate da campanha, que era sentido, se retirasse para a Praça, mandando tomar ás garuppas dos cavallos os Soldados Infantes. Entrou o Adail na Barbaria, e chegando ao fitio chamado Diamuz, o avifárao os Almocadens, que levava avançados, que erao fentidos; porque os Mouros pela campanha hiao multiplicando os fogos, e se ouviao alguns tiros. Com esta noticia se retirou o Adail em observancia da ordem que levava. No mesmo dia chegou huma caravéla com aviso, de que a Rainha havia nomeado por successor do Conde da Ericeira no governo daquella Cidade a D. Luiz de Almeida; e o Conde, sem alterar as disposiçõens antecedentes, continuou o cuidado na defensa da Praça, e damno dos inimigos. Neste tempo chegou noticia, de que o Bembucar irritado das injurias, que de Gaylan tinha recebido, o buscára com hum Exercito tao poderoso, que affirmavao passar de oitenta mil homens: que Gaylan sahîra com outro Exercito, ainda que inferior, de melhor gente, e lhe dera a batalha

Anno

batalha junto do rio Alcaçar, quasi no mesmo sitio, em-Anno que se pleiteara a delRey D. Sebastiao; que Bembucar s.cára vencido com a morte de muita gente. A victoria de Gaylan era ao Conde suspeitosa felicidade, e por esterespeito dobrou as prevençoens, de que se lhe seguirao felices successos até o fim do seu governo, que se dilatoumais, do que imaginava, por sobrevir a D. Luiz de Almeida huma grave infermidade.

Varias, noti-

1660

No governo da India affistiao Francisco de Mello, e cias da guer- Castro, e Antonio de Sousa Coutinho. Mandárao no prinra da India. cipio deste anno apparelhar huma armada de remo, que entregárao a D. Francisco de Lima com titulo de General. della, e ordem que tivesse cuidado de guardar a Barra, e antepondo razoens particulares ao aperto do tempo, nao tratárao de apparelhar a armada dos Galeoens, de que resultou não poder sahir da Barra, occupada pela Armada. de Holanda, não para o Reino. Intentárao supprir estafalta, mandando apparelhar huma ao Norte, que era de D. Francisco de Lima. Navegou com tao máo successo, que se perdeo nos baixos de João da Nova. Ao mesmo tempo que os Holandezes occupavão a Barra de Goa , continuavao a guerra de Cochim, de que era Cabo Henrique Lófu. O cuidado deste aperto obrigou aos Governadores a mandarem de soccorro a Cochim seis navios de remo governados por Bernardo Correa, carregados de mantimentos, e muniçoen. Chegárao a Cochim com bom succes-10, e no mez de Mayo 1e retirárao os Holandezes deste sitio, e da Barra de Goa. Livres deste cuidado, mandárao os Governadores retirar a Luiz de Mendoça do quartel de Margao; porque também por aquella parte estava. a guerra socegada. Porêm resultou da chegada de Luiz de Mendoça a Goa tao grande desuniao entre elle, e Bartholomeu de Vasconcellos, pelas razoens que já referimos, que se contárao em Goa mais mortes nesta guerra. civîl, que nos encontros dos Holandezes. Recolhendofe huma noite Bartholomeu de Vasconcellos, lhe atirárao á espingarda, e errando o tiro, acertou em hum negro, e Bartholomeu de Vasconcellos unido com D. Manoel Lobo fizerao gente paga com os seus cabedaes, de que se 

originou haver varios combates tanto na Cidade, como fóra della. Luiz de Mendoça tendo noticia que os Fidal- Anno gos referidos o esperavao para o matarem em hum passo estreito, antes de chegar a Rachol, por onde precisamente se recolhia, quando hia a Goa, os foy buscar com a Companhia de Joao de Soula Freire, Antonio, e Manoel de Saldanha de Tavora. Saltárao todos em terra, e nao achárao mais que vestigios em huma casa de palha, de que nella havia estado gente, que proximamente a habitára. Procurárao tomar lingua, e encontrárao hum Mouro que lhes disse, que em as noites antecedentes tinhao eitado naquella casa alguns Portuguezes. Sem mais exame marchou Luiz de Mendoça com toda a gente, que estava atua ordem, para o rio do Sal, e mandou a Cocolim, onde affistiao huns criados de D. Manoel Lobo (por cuja conta corria aquella guarnição) hum Ajudante com ordem, que marchassem sem dilação ao Arrayal. Obedecêrao elles, e tanto que chegárao, forao presos, e Luiz de Mendoça marchou para Curca, onde entendeo poderiao estar Bartholomeu de Vasconcellos, e D. Manoel Lobo. Não os achando, mandou affaltar as casas, em que viviao, e executárao-se nellas acçoens tao indecentes, que o Capitao Luiz de Abreu de Mello se achou obrigado a dizer a Luiz de Mendoça, que ElRey o nao mandára a India, nem aos mais, que alli assistiao, a pelejar com seus Vallallos, senao com os Mouros, que D. Manoel Lobo, e Bartholomeu de Vasconcellos estavas na sua Ilha, que se os queria desafiar, que elle tomaria por sua conta esta comillao. Com grande ira lhe respondeo Luiz de Mendoça, que lhe nao apurasse a paciencia, e logo mandou arcabuzear onze dos que havia chamado de Cocolim, sentenciando-os á morte com o Ouvidor. Os mais mandou foltar depois de trateados, e marchou para Margao com o Arrayal, e entrando em Goa, se passou naquella Cidade o Inverno com grande desassocego, accrescentando-se com a desuniao do Cabido; porque dividindo-se os Conegos em parcialidades, pagavao Soldados por grande preço, que aviltando-se de dia, e de noise, se davao batalhas como inimigos, sem temor de Deos, nem medo das Justiças. Entrou

1660

Entrou o Verao: com a falta de nãos do Reino cres-Anno cêrao os inconvenientes: os Governadores desprezados. e mal obedecidos, armárao para guarda da Barra fete navios, a que chamavao os peccados mortaes, parece que pelas culpas de pouco venturofos, e entregárao-nos ao Maltez Miguel Grimaldo. A Luiz de Mendoça mandárao affiftir na Fortaleza de Murmugao, a Bartholomeu de Vasconcellos na da Aguia com titulo de Generaes ; e prefumindo que os Holandezes nao tornariao fobre aquella Barra, mandárao os fete navios de remo a Murmugao buscar a não Bom Jesus de S. Domingos a reboque, para fe apparelhar, e a mandarem ao Reyno. Ao tempo que chegava entre as Fortalezas de Nossa Senhora do Cabo, e da Aguada, appareceo a Armada Holandeza com doze náos, e forcejando os navios de remo por metterem a não debaixo da artilheria de qualquer das Fortalezas, sobreveyo huma tempestade de vento Sul tao rija, que o nao puderao confeguir. Defamparou-a o Cabo Miguel Grimaldo, retirou-se para terra seguido de cinco navios. Com differente resolução investio o Capitao Pantaleão Gomes com a Capitania do inimigo, refoluto a queimar-le com ella: chegou a atracá-la, e ao tempo que com huma murrao acceso queria dar fogo á polvora, lhe deo huma -bala pelos peitos. Levado da dor passou a mais generosoimpulio, e com a espada na mão disse aos Soldados, que o leguislem a morrer dentro na não inimiga. Com ardor inexplicavel fubio por ella, e investindo com os Holandezes, cahio morto no convez; valorosa acção, e digna de succeder na India em tempo mais venturoso! porêm entre os inimigos logrou vantajoso premio o seu merecimento; porque os Holandezes levárao o corpo á reitoria de Vengurlá, e lhe derao fepultura acompanhado da Infantaria com bandeiras rendidas, carga de molqueteria, e artilheria das náos, e todas as mais honras militares, que costumavao fazer aos seus Generaes. O Mestre da: não Bom Jesus de S. Domingos, vendo-a delamparada, lhe pôs o fogo; entrou no batel, e falvou-fe em terra; e destes infortunios se compuzerao os successos deste anno Challe By a se se serott no Estado da India. 115. 19 11

- As pazes que ElRey D. Filippe ajustou em S.Joao da Luz com ElRey de França Luiz XIV. seu genro, e o des- Anno canfo das Tropas alojadas nas Fronteiras de Portugal dous 1661 annos iem exercicio, forao disposiçoens para applicar como mayor calor contra Portugal todas as forças da fua Monarchia; por fer esta dor a de que mostrava mayor sentimento, ou por ser mais visinha ao coração, ou por lhe ser mais manifesta, nao lhe podendo encobrir a industria de seus validos a infelicidade das suas armas empregadas na conquista de Portugal, como costumavas em outras mais apartadas da communicação da Corte, por lhe desviarem enfado que arriscasse a propria conservação. Obrigado deste intento mandou ElRey juntar dinheiro, formar Tropas dentro, e fóra de Hespanha. Prevenirao-le muniçoens, mantimentos, e carruagens, e nomeou por Capitao General seu filho illegitimo D. Joao de Austria, Grao Prior de Castella da Ordem de S. Joao, Conselheiro de Estado, Governador, e Capitao Gene- Nomea Elral dos Paizes baixos, e Governador das armas maritimas, Rey de Cafavaliado por merecedor dos mayores empregos daquella tella Capitaó Coroa, assim pelo Real sangue da sua varonia, como pe-filho D. Joas las virtudes naturaes, e estudadas, e experiencias ad- de Austria. quiridas desde os seus primeiros annos nos governos das armas de Napoles, Sicilia, e Catalunha; aprendendo em batalhas, e Praças ganhadas, e perdidas, as variedades da fortuna, e inconstancia dos Imperios. Contava neste tempo D. Joao de Austria trinta e tres annos; sabia todas as operaçõens militares com solidos fundamentos, conhecia os Soldados, estimava os benemeritos, e por todas estas razoens merecia o titulo de Grande Capitao. Ficou o Duque de S. German com a occupação de Governador das Armas. Era Mestre de Campo General Luiz Poderico, pratico, e valorofo Soldado, e de Nação Italiana; General da Cavallaria D. Diogo Cavalhero Ilhescas; General da Artilheria D. Gaspar de la Cueva Henriques; Thenente General da Cavallaria D. Diogo Correa. O merecimento destes Cabos, o estrondo das grandes prevençoens, e a arte com que os Castelhanos sabiao encarecêlas, e espalhá-las, nao alterárao o animo valoroso do Con-

1661

PORTUGAL RESTAURADO. de de Atouguia, Mestre de Campo General, que conti-Anno nuava o governo das armas da Provincia de Alemtejo: porque de todas as negociações politicas antecedentes dos Castelhanos havia conjecturado os effeitos, que experimentava. Ao passo dos avisos, que recebia, applicava na Corte as diligencias dos foccorros, para que as prevençoens da defensa igualassem aos intentos, e forças da conquista: porêm não bastavão todas as instancias que fazia; porque se nao acabava de destruir o vicio introduzido nos Ministros politicos de deixarem passar tempo na esperança do socego: sendo tambem naquella occasiao grande parte nas desattençoens militares o cuidado, que a Rainha empregava em reparar as defordens delRey, que cada dia descobriao a tenção de se introduzir brevemente no governo do Reyno, instado dos que indignamente logravao o seu favor, que pertendiao conleguî-lo sem contradição da prudencia da Rainha; porêm nao forao estas difficuldades totalmente embaraço ás prevençoens da guerra; porque as levas de Infantaria, e Cavallaria se applicavão por todas as partes, e a Rainha remetteo quantidade de dinheiro ao Conde de Atouguia para as fortificaçõens, e patente de Governador das armas de Alemtejo, com que se lhe mitigou o ciume que teve, de que o Conde de Soure desejava aquella occupação. Hum dos mayores soccorros, que naquella occasiad entrárao na Provincia de Alemtejo, foy a pessoa do Conde de Schomberg, que depois de ajustar em Lisboa as suas capitulaçõens, e de fe formar o seu Regimento, passou a Alemtejo com seus filhos, e os mais Officiaes, que o acompanhavao, a exercitar o Posto de Mestre de Campo-General, e foy recebido do Conde de Atouguía com a estimação, e sociedade, que mereciao as virtudes militares, que professava. Passadas as primeiras ceremonias, deo: o Conde de Atouguia conta ao de Schomberg do estado daquella Provincia com muita distinção, e particularidade, e das noticias que tinha das prevenções dos Castelhanos; e conferindo na presença do General da Cavallaria Affonso Furtado de Mendoça, e do General da

Artilheria Pedro Jaques de Magalhaens, a fórma em que

as Tropas de Portugal se deviad oppor ao Exercito de Castella na duvida dos designios de D. Joao de Austria, Anno assentárao que as Praças principaes se guarnecessem, como se qualquer dellas houvesse de ser sitiada, e o corpo da Cavallaria com a Infantaria, que sobrasse, alojasse na Praça de Estremoz; e que manifesto o intento dos Castelhanos, se augmentasse o Exercito com as guarniçoens das Praças, que ficassem livres do receyo de serem sitiadas, e formado com os foccorros das Provincias executaria o que pedisse a occasiao, e ensinasse o tempo; por ser hum dos mayores inconvenientes da guerra defensiva, haverem-se de regular as empresas futuras pelas resoluçoens dos inimigos. O Conde de Schomberg com poucos dias de descanso correo toda a Provincia, examinou todas as fortificaçoens das Praças, observou os alojamentos, reconheceo os rios, e vendo as campanhas ferteis, dilatadas, e abertas, entendeo que em o numero, e esforço dos Soldados confistia a defensa daquella Provincia, por ser todo o terreno della aberto, e totalmente indefensavel Recolheo-se a Elvas, e D. Joao de Austria chegou a Cafra a vinte e sete de Março: deteve-se Passa a Badapoucos dias naquelle lugar, e passando a Badajoz, co-joz. meçárao por todas as partes a manifestar-se as prevençoens da Campanha, e ao mesmo passo se augmentavao as guarniçoens das noflas Praças; havendo-se recolhido todos os Mestres de Campo, que levantárao novas levas, e sendo hum delles D. Luiz de Menezes, com poucos dias de communicação contrahio com o Conde de Schomberg tao dilatada amizade, que ordenou o Conde a seu filho o Barao de Schomberg acceitaffe o posto de Alferez do Mestre de Campo D. Luiz de Menezes; e professou igual amizade com D. Joao da Silva, que naquelle tempo havia passado ao Posto de Thenente General da Cavallaria. Applicava D. Joao de Austria as prevençoens da Campanha; porêm nao experimentava os effeitos iguaes ás promessas, que ElRey seu pay lhe havia seito; porque as Tropas, e os cabedaes erao inferiores ao grande intento da conquista de Portugal: e como entre os Ministros da Corté havia muitos, a que devia poucos affectos, e o empenho

1661

1661

Junta hum Exercito.

PORTUGAL RESTAURADO,

peaho delRey nos progressos daquella Campanha era inal-Anno teravel, resolveo D. João convocar toda a Cavallaria, e Infantaria dos quarteis, e que o Exercito se formasse junto a Talavera, duas legoas de Badajoz. Juntas todas as Tropas, marchou D. Joao de Austria, e os mais Cabos do Exercito a reconhecer a Praça de Campo Mayor com tres mil cavallos, e seiscentos Infantes. Observada esta marcha das Companhias da guarda de Elvas, teve aviso o Conde de Atouguia, e promptamente mandou marchar para Campo Mayor a D. Luiz da Costa com quatrocentos cavallos, e outros tantos Infantes á garupa, feguido do Conde de Schomberg, e do General da Cavallaria com quatro Batalhoens; e porque os inimigos estavao tao avançados, que os batedores escaramuçavão com as Companhias de Cavallos da guarnição de Campo Mayor, D. Luiz da Costa com louvavel diligencia entrou naquella Praça á redea solta a tempo conveniente. Chegou D. Joao de Austria a reconhecer Campo Mayor, pouca diftancia da estrada coberta, sem respeitar as muitas bálas de artilheria, e mosqueteria que o rodeavao; e observando, que para render aquella Praça era necessario mayor Exercito do que havía convocado, se desenganou de dar principio á conquista de Portugal por aquella empresa. Porêm nao podendo ser notoria esta sua desconfiança, tratou o Mestre de Campo Joao Leite de Oliveira ( que governava Campo Mayor) de a segurar, adiantando as fortificaçoens, fazendo conduzir muniçoens, e mantimentos, que não regateava a prudencia do Conde de Atouguia. Retirou-se D. João de Austria para Badajoz, o Conde de Schomberg para Elvas, e esta demonstração dos Castelhanos (de que o Conde de Atouguia deo conta á Rainha) applicou o calor das prevençoens da campanha, nao ficando aos Ministros da Corte esperanças de se desvanecer; e entendendo justamente a Rainha, que na pessoa do Conde de Cantanhede (já naquelle tempo Marquez de Marialva, e Governador das Armas da Provincia da Estremadura ) concorriao todas as qualidades convenientes para conduzir a Alemtejo hum luzido foccorro, le lhe propôs esta jornada com todos os esmaltes, que fa-

cilitava a necessidade, que havia da sua pessoa, e juntamente porque concorria o tempo com todos os re- Anno quisitos, de que se compoem a felice fortuna, a favor da estimação da pessoa do Marquez; porque era proximamente fallecido o Conde de Odemira, perda muito consideravel, por faltar na sua pessoa hum Varao de grande zelo, e desinteresse, porêm conhecidamente opposto á fortuna do Marquez de Marialva. Acceitou elle a propofição da jornada de Alemtejo com declaração, que havia de governar absolutamente as armas daquella Provincia. Não desprezou a Rainha esta clansula no principio, e continuando a practica, chegou a noticia ao Conde de Atouguia do grande aggravo, que se lhe fulminava; e como era composto tanto de brio, como de colera, entrou no seu animo implacavel perturbação. Tanto que recebeo este aviso, o communicou ao Mestre de Campo D. Luiz de Menezes, com quem professava, alèm do estreito parentesco, apertada amizade; e excogitando os remedios desta tempestade, sicou por conta de D. Luiz escrever ao Conde de Soure, que poucos dias antes se havia reconciliado com o Conde de Atouguia, injustamente queixoso do Conde de Soure, por entender intentava tirar-lhe o Posto de Governador das armas, que só a este sim trouxera por Mestre de Campo General ao Conde de Schomberg. Mas abatidos os vapores deste discurso, continuou o Conde de Atouguia com o de Soure tao amigavel conrespondencia, conhecendo a finceridade do seu procedimento, que o achou parcial, ajudado do Duque do Cadaval, do Marquez de Gouvea, e das diligencias de Joao Nunes da Cunha, naquelle tempo occupado no governo das armas de Setuval, e todos favorecêrao as razoens do Conde de Atouguia. Fundava o Marquez de Marialva a sua pertenção em nao ser justo passar á Provincia de Alemtejo a ter superior, depois de a governar com o felice successo das linhas de Elvas: que de presente era Governador das armas de Lisboa, e Estremadura, e Conselheiro de Estado: que o Conde de Atouguia de poucos dias áquella parte havia passado do Posto de Mestre de Campo General ao de Go-

1661

1661

vernador das armas; e que supposto que conservava, e re-Anno conhecia o seu merecimento, esperava nao estranhasse estar á sua ordem, vendo que lhe preferia nos lugares, e nos annos. Allegava o Conde de Atouguia, que muito tempo primeiro, que o Marquez de Marialva fosse Governador das armas, o havia elle sido de Traz os Montes, e do Brasil; e que sujeitar-se a Posto inferior na Provincia de Alemtejo, fora fineza, que se nao devia tomar por augmento em seu prejuizo; e que finalmente era ley estabelecida, e inviolavel, que todo o Governador das armas, que marchava com as suas Tropas a soccorrer qualquer das Provincias, que necessitavao dellas, se sujeitava à ordem do soccorrido, ainda que fosse mais moderno; porque de outra sorte serviria os soccorros mais de confusao, que de remedio, e ficaria arriscado o governo da Provincia, que houvesse de ser mandada por quem a nao conhecia: e que por conclusao; que se a Rainha o nao achava capaz do Posto que exercitava, com a resolução de se recolher a sua casa satisfaria ás obrigaçõens da fua honra. Vendo o Marquez de Marialva que os fundamentos destas razoens não admittiao controversia, tomou outra estrada, e teve conseguido o seu intento. Persuadio á Rainha que passafse patente ao Infante D. Pedro de Capitao General do Reyno, e a elle outra de seu Thenente General, com que entendia cessavao as razoens do Conde de Atouguia, governando elle o Exercito de Alemtejo em nome do Infánte. Foy esta resolução tão occulta, que a não penetrarão os amigos do Conde de Atouguia, senão depois do Marquez de Marialva haver passado a Aldea-Gallega com as Tropas Auxiliares de Lisboa, e Estremadura. Teve João Nunes da Cunha esta noticia, e promptamente recorreo á Rainha, e lhe mostrou com evidencia manifesta, que expunha a total ruina o Exercito de Alemtejo; porque o Conde de Atouguia era poderoso por parentes, e amigos, colerico por natureza, e só attento á sua reputaçao; e que vendo-se offendido, tirando-se-lhe o Posto, quando estava para sahir em Campanha, poderia arrojarse a alguma temeridade contra a pessoa do Marquez de

Marialva em grande damno da conservação, e defensa do Reino. Achou a Rainha tanta força nestas razoens de Anno Joan Nunes, que o mandou a Aldea-Gallega com ordem ao Marquez de Marialva, que nao usasse da carta que lhe mandára dar, em que o declarava Thenente General do Infante, e que se sujeitasse ás ordens do Conde de Atouguia. O Marquez, como era magnanimo, e politico, fez virtude da impossibilidade, e respondeo, que com occupaçoens muito inferiores á que levava, estaria sempre prompto para acudir á defensa do Reino, e continuou a marcha, não mostrando em toda aquella Campanha o menor indicio de dissabor, nem teve a mais leve controversia com o Conde de Atouguia; propria generosidade do resplandor do Sol, que nao deixava, pelo embaraço dos vapores, de produzir benevolas influencias. Constou ao Conde de Atouguia, que a duvida se ajustára a seu favor, e em quanto duravao estas differenças, acabou D. Joao de Austria de ajustar as prevençoens do Exercito, para sahir com elle em Campanha. Porêm como era entrado no mez de Junho, ainda que se lhe retardavao os foccorros, obrigado dos avisos de seus amigos; que o apertavao com o empenho delRey seu pay, como constou em varias cartas, que se tomárao a hum correyo, principalmente huma do Duque de Medina-Celi, que com vivas instancias o persuadia, que por nao por em contingencia o favor de seu pay, sahisse logo em Campanha. D. João de Austria no aperto dos termos em que se considerava, e reconhecendo o Exercito inferior ao intento que pertendia, deliberou buscar empreza tao facil, que nem faltasse á obediencia de seu pay, nem arrifcasse a reputação na difficuldade de a conseguir; e nesta consideração elegeo a Villa de Arronches situada sobre o rio Caya, de trezentos visinhos, cercada de muralha antiga, quatro legoas distante de Elvas, outras tantas de Portalegre, e Campo Mayor, sitio capaz de embaraçar os comboys, que pertendessem entrar nas tres Praças, e de penetrar os lugares abertos da Provincia pela parte menos forte della. Compunha-se o Exercito de dez mil Infantes, e cinco mil Cavallos com to-

1661

Ganha Ar-

ronches.

Fortifica a Villa.

das as mais prevençõens competentes: era governado pe-Anno los Cabos referidos: fahio de Badajoz dia de Santo Antonio, e com dous dias de marcha alojou sobre Arronches. Nao achou Infantaria paga, que guarnecesse as muralhas; porque a debilidade dellas tirava esta confiança, e sendo pouco mais de cento os paizanos capazes de tomar as armas, abrîrao fem refistencia a D. Joao de Austria as portas da Villa; e como era o fim fortificá-la, e guarnecê-la, tratou da fortificação com fumma brevidade. Com a certeza desta noticia remetteo o Conde de Atouguia à Rainha hum correyo pela posta: passou a Estremoz, e deixou governando a Praca de Elvas ao Mestre de Campo D. Luiz de Menezes com largas ordens de poder obrar tudo o que lhe parecesse, sem dependencia alguma, e dispender todos os cabedaes necessarios na fórma, que julgalfe mais conveniente. Quali no mesmo tempo, que o Conde de Atouguia, chegou o Marquez de Marialva a Estremoz, e congraçando-se os dous com todas as demonstraçoens de fociedade, se juntou brevemente o Exercito; e tendo-se por sem duvida, que D. Joao de Austria determinava continuar a conquista pela parte de Arronches, mandou o Conde de Atouguia guarnicad a Portalegre, e ordem, para que se tratasse com todo o calor da fortisicação, a que podia dar lugar a estreiteza do tempo. Estanao imaginada refolução de D. João de Austria embaraçou muito aos Cabos do Exercito, e Ministros da Corte; porque como nos discursos anticipados dos progressos desta Campanha nunca havia lembrado a empreza de Arronches, foy necessario fazerem novos cabedaes de pen-I mentos, para acertar no caminho mais proprio da defensa de Alemtejo. Os Conselheiros de Estado, e Guerra todos se affeiçoavao a que o Exercito se detivesse nas guarniçoens das Praças, até se examinar o intento de D. Joao de Austria, dizendo, que devia recear-se no mez de Julho o perigo do Sol de Alemtejo tao prejudicial, como l'amentavelmente se experimentara na Campanha de Badajoz: Os Cabos do Exercito, e Officiaes Mayores, que entravao no Confelho, uniformemente entenderao, que o Exercito devia fahir em Campanha com toda a brevidade;

351

porque os Castelhanos tinhao mostrado, que pertendiao conquistar a Provincia de Alemtejo pela parte menos coberta de Praças fortificadas: que era verofimel, tanto que tivessem Arronches em defensa, passarem a Portalegre, Cidade grande, e aberta; e que só hum Exercito, nos termos em que se achava, podia defendê-la, e de tanta importancia, que ganhada, nao só ficava descoberta grande parte da Provincia de Alemtejo, mas toda a Estremadura, nao havendo até Lisboa Praça alguma fortificada, e que este perigo prevalecia a qualquer outro inconveniente; a que se accrescentava o desalento dos paizanos das Povoaçoens abertas, vendo-se sem fortificação, nem Exercito, expostas ás furiosas invasoens dos Castelhanos. Prevalecêrao estas razoens, e fahio o Exercito de Estremoz a vinte e quatro de Julho, governado pelo Conde de Atouguia. Era seu Mestre de Campo General o Conde de Schomberg, General da Cavallaria Affonfo Furtado de Mendoça, General da Artilheria Pedro Jaques de Magalhaens, e governava as Tropas de Lisboa, e Estremadura o Marquez de Marialva. Em Alcaraviça se encorporou o Exercito com as guarniçoens de Elvas, e Campo Mayor, e constava de dez mil Infantes, e tres mil e quinhentos Cavallos; álèm dos foccorros das Provincias que nao haviao chegado. Levava dez peças de artilheria, todas as bagagens, muniçoens, e mantimentos, que parecêrao necessarios. Neste Exercito serviao sem Posto o Conde de Sarzedas, Ayres de Sousa, e outros Fidalgos particulares. No dia em que o Exercito fahio de Estremoz, havendo o Conde de Schomberg distribuido as ordens da fórma em que havia de marchar, passou a Elvas, onde tinha fua cala, a ajustar alguns negocios particulares. Era ordem, que o Exercito formado marchasse pelo costado direito com a frente em Elvas, na consideração de que os Castelhanos estavas em Arronches, e succedendo qualquer rebate, só com o pequeno movimento de voltar o Exercito caras á vanguarda, ficava em batalha. Nao. era ufada esta boa disciplina até aquelle tempo dos Exercitos, que haviao sahido em Campanha; porque todos os terços desfilavao por troços, e a Cavallaria por bata-

Anno 1661

1661

batalhoens, gastando-se muitas vezes na frente do inimi-Anno go arrifcadas horas em se formar o Exercito. Este costume, e a liberdade natural da Nação Portugueza for causa de nao só se desprezar a nova ordem do Conde de Schomberg, mas de correr por todo o Exercito publica murmuração, que se havia ausentado, porque não sabia formar o Exercito: e como erao mais os ignorantes, do que os entendidos, nao custou pouco a desbaratar com a demonstração a calumnia, que se havia sevantado comtra a nova marcha. Voltou o Conde em breves horas, e tendo noticia das vozes, que haviao corrido contra a sua opiniao, as desprezou urbanamente; porque era dotado de animo verdadeiramenre nobre, e pacifico, e estava prevenido de seus inimigos, de que the era necessario igual valor para vencer aos Castelhanos, que prudencia para contrastar os emulos, que haviao de arguir o seu merecimento. O Exercito, no dia seguinte ao que sahio de Estremoz, foy alojar á fonte dos Capateiros; e logo que fez alto, chamou o Conde de Atouguia a Confelho, e propôs com grande erudição, e discretas razoens, de que era infigne Mestre; as noticias que tinha do poder dos Castelhanos, e o estado em que se achava a fortificação novamente fabricada em Arronches; o cuidado que devia dar Portalegre, e defensa de que necessitavão os lugares abertos, a gente de que constava o Exercito, a que esperava das Provincias, e ultimamente exhortou a conformidade dos animos de todos, e pedio em particular o parecer de cada hum. Forao varias as opinioens dos Conselheiros, porque huns diziao, que se atacassem as fortificaçõens dos Castelhanos; outros que passasse o Exercito a Campo Mayor, e que usasse da occasiao, que o tempo lhe offerecesse; outros que alojasse em Monforte; (fitio distante duas legoas de Arronches, duas de Portalegre) donde se segurava aquella Cidade, e se cobriados lugares abertos. O Conde de Schomberg, D. Joao da Silva, e D. Luiz de Menezes votárao que o Exercito marchasse a alojar entre Ouguela, e a Codichira, districto abundante de agoa, e lenha, e estrada que os Castelhanos seguirao para Arronches, unica para se retirarem a Albuquerque,

querque, e parte por onde lhe entravao os comboys do Exercito: que as consequencias deste intento erao mui- Anno to relevantes; porque ou D. Joao de Austria nos havia de buscar no alojamento fortificado, e pelejar com grande vantajem nossa; ou retirar-se a Valença com muito perigo, pela estreiteza de varios passos, que havia de encontrar; ou demandar Caya, e retirar-se junto a Elvas com perigoso descredito, de que sendo o Conquistacor, se desviava dos conflictos. A variedade destas opinioens concertou D. João de Austria; porque no tempo, em que o Conde de Atouguia havia de tomar a ultima resolução, lhe chegou aviso de Joao Leite de Oliveira, que o Exer-Retira-e a cito de Castella levantára do quartel de Arronches, e mar-tenço que o chava com demasiada diligencia para Albuquerque. Com Conde de Aesta noticia passou o Conde de Atouguia com o Exercito chou a beiao alojamento de Barbacena, e ordenou ao General da Ca-ca-lo no vallaria se adiantasse com mil cavallos a reconhecer a mar-quanti. cha dos Castelhanos: o que executou, mas achando ja os Castelhanos retirados, e desmantelados os quarteis, fazendo huma preza, se retirou sem perda. Com esta noticia voltou o General ao Exercito, e com a certeza de que ficava governando Arronches o General da artilheria, ad honorem, D. Ventura Tarragona com cinco Terços de Infantaria, hum de Hespanhoes, dous de Italianos, dous de Alemaens, e cento e cincoenta cavallos, artilheria proporcinada á fortificação, que estava levantada, e se hia fabricando, grande quantidade de muniçoens, e mantimentos. Em huma manhãa intentárao os Castelhanos interprender Veiros. Sahirao de Arronches com quatro mil Infantes, e quinhentos cavallos; mas chegando á vista da Villa, achárao valorosa resistencia em o seu Capitao mór Domingos Cortês Paim, e se retirárao com alguma perda. O dia seguinte marchou o Conde de Atouguia, o de Schomberg, e o Marquez de Marialva com tres mil cavallos, e mil mosqueteiros á ordem do Mestre de Campo D. Luiz de Menezes, a reconhecer Arronches, e iem damno de infinitas bálas, rodeárao a Praça, obfervárao as fortificaç oens, e concordárao que convinha deixar aos Castelhanos continuar naquelle empenho tao

. 166r

Anno 1661 pouco proporcionado ao dispendio, que haviao feito naquella campanha, que desairosamente rematárao com huma retirada apressada, e tanto aos olhos do nosso exercito, que sem ficar devendo restituição á grandeza da pessoa de D. João de Austria, se podia chamar fugida.

Com a certeza desta deliberação dos Castelhanos voltárao os Cabos para o quartel, e passou o Exercito a alojar no sitio da Atalaya de Mexia, onde persistio oito dias, porque os mesmos dilatou D. Joao de Austria recolher-se com o Exercito a Badajoz do quartel, que occupou junto ao rio Xévora; mas defenganado do rigor do Sol dividio o Exercito. O Conde de Atouguia com esta noticia passou a Elvas, despedio os soccorros, partindo o Marquez de Marialva para Lisboa. D. Sancho Manoel, ja naquelle tempo Conde de Villa Flor, que havia chegado até Niza com os foccorros da Beira, voltou tambem para a sua Provincia. Dividio-se a Infantaria, e Cavallaria pelos seus alojamentos, licenciárao-se os Auxiliares, despedirao-se as carruagens, e o Conde de Atouguia achou em Elvas huma nova fonte muito copiosa entre o Forte de Santa Luzia, e a Praça, obra muito util; porque sendo sitia da, se nao podia valer da agoa da Amoreira, que he a unica de que se alimenta, ficando os arcos, que a conduzem, precifamente debaixo do dominio dos sitiadores. Estava mais ajustada a estrada coberta da porta da Esquina até a porta de S. Vicente pela parte, que olha ao monte de N. Senhora da Graça, e o fosso em defensa; obra difficil de fabricar pela aspereza do rochedo, em que se lavrou.

D. Joso de Austria, tanto que licenciou o Exercito; passou de Badajoz a C,afra, nao havendo conseguido na empreza de Arronches a opiniao, que com generoso espirito pertendia augmentar em todas as suas acçoens; porque o estrondo dos aprestos, e as gazetas de Castella haviao empenhado as attençoens de Europa nos progressos daquella Campanha, acabada sem mais esfeito, que a conquista de huma Praça aberta, desprezada por inutil; e o paiz, que Arronches descobria, tinha por defensa grandes Praças, que o rodeavao; nao bastando a fazer esta empreza estimavel o livro, que imprimio D. Jeronymo

Mas

Mascarenhas, filho segundo do Marquez de Montalvao, no anno de seiscentos sessenta e dous, que intitulou: Anno Campanha de Portugal; onde com lisonja culpavel igua-1011 Arronches á Praça de Elvas, affectando não fe lembrar das fituaçõens do Reyno, de que era natural, e de que havia sahido a buscar ao seu receyo a segurança de Rey estranho, e a continuar este erro, escrevendo tao indigna, e acceleradamente contra a sua Patria, que pouco tempo, que se dilatara na impressao deste llvro, lhe bastára para se livrar do descredito de vir a ser o mesmo D. Joao de Austria, que pertendeo lisongear na conquista, e fortificação de Arronches, quem mandou defmantelá-la, por experimentar a despeza inutil que fazia naquelle presidio; accrescentando D. Jeronymo a esta cegueira outra nao menos culpavel, tomando por empreza elle, e seu irmao D. Pedro Mascarenhas huma letra, que dizia: Non kchemus Regem, nisi Philippum; confessando na similhança destas palavras aquellas de Non habemus Regem, ni si Casarem, que o que negavac, cra o seu verdadeiro Rey: que assim costuma Deos castigar acs que desordenadamente se jactao das mesmas acçoens indignas, que os infamao. Os Castelhanos oppostos acs progressos de D. Joao de Austria, que nao erao poucos, nem pouco poderosos, achárao neste successo grande motivo de desacreditá-lo com ElRey seu pay, dizendo que Ilavia entrado em Portugal com hum Exercito poderoso, que tinha feito larguissimas despezas, e que occupára huma Villa aberta, e inutil, por ficar rodeada das melhores Praças da Provincia de Alem-Tejo: que esta empreza servira só de lembrar aos Portuguezes a fortificação de Portalegre, e applicarem-se com mayor attenção a segurar Estremôs; e que o damno que a Cavallaria poderia fazer, entrando a incommodar os lugares abertos, se podia confeguir de Albuquerque: que a despeza da fortificação havia de ser muito grande, a introdução dos comboys difficil, e que todos estes embaraços se comprárao com o descredito de entrar D. Joao de Austrià em Portugal, como conquistador, e retirar-se para Castella, parecendo conquistado por largar os quarteis de Arronches, que desamparára,

Anno 1661

dando aos Portuguezes a gloria de se desviar do conflicto da batalha com hum Exercito poderofo, em hum quartel fortificado fobre hum rio defendido da artilheria da Praça, que deixava fortificada. Os parciaes de D. João de Austria o defendiao, espalhando que o Exercito, com que entrára em Portugal, não era capaz de mayor empreza, que a Villa de Arronches: que a fortificação nella fabricada fervia de continuo embaraço aos comboys de Campo Mayor, e Elvas, e ser a infallivel prejuizo de muitos lugares abertos : que ganhada a Cidade de Portalegre, não havia até Lisboa Praça fortificada; e que a confervação dos Reynos confiltia nas Cidades capitaes; e que os Exercitos de Castella não devião marchar a Lisboa, sem deixar na retaguarda Praças conquistadas, que facilitassem a expugnação de outras; e que pôr em pratica difcurso contrario, seria absurdo dos ignorantes das regras militares, que entendiao bastava chegarem os Exercitos a Lisboa, para a ganhar logo, por nao estar fortificada; como se a sua defensa consistira só nas fortificaçõens, e nao no povo innumeravel daquella opulentissima Cidade, bellicoso, destro, bem armado, assistido de Terços, e batalhoens pagos, e Auxiliares de todo o Reyno; poder tao formidavel, em quanto nao fosse dissipado, que nem juntas as forças de toda Hespanha bastavao para destruŝ-lo. Acreditou depois o fuccesso a primeira opiniao, e logrou o Conde de Atouguia merecido applauso de haver vencido, sem pelejar.

Destroça o Conde de Schomberg hum Troço inimiga.

Retirados os Exercitos, antes que D. João de Aultria passasse a Cafra, sahio de Elvas o Conde de Schomberg com oitocentos cavallos a armar á Cavallaria de Bade Cavallaria dajoz. Adiantou sessenta das Companhias do Thenente General D. Joao da Silva, e D. Manoel Luiz de Attaide, Capitao de Couraças, filho mais velho do Conde de Atouguia. Avançados dous Thenentes, que os governavao, carregárao a companhia da guarda, que fahia de Badajoz: recolheo-se á Praça, sahio a dar-lhe calor a Cavallaria daquella guarnição affiftida de D. João de Austria, e dos mais Cabos do Exercito. Adiantou-se com os primeiros batalhoens o Thenente General da Cavallaria D. Joao Pa-

checo, a carregar os sessenta cavallos: estava distante o sitio da emboscada, prevenção para não ser descoberta, Anno e vendo o Conde de Schomberg o perigo dos sessenta cavallos, mandou avançar dous batalhe ens a foccorrê-los. A este calor voltárao os Thenentes Estevão Soares, e Manoel Gonçalves, que governavao os sessenta cavallos, ambos destros, e valorosos, carregárão os batalhoens de D. Joao Pacheco. Retirou-le elle, conhecendo a emboscada: porêm entretido pela diligencia dos Thenentes, chegárao os dous batalhoens, e o apertárao deforte, que querendo elle fuftentar a retaguarda, foy morto, e muitos dos Officiaes, e Soldados, que o acompanhavao: e como neste tempo o Conde de Schomberg se havia adiando, se retirou D. João de Austria para Badajoz, justamente sentido de perder em D. Joao Pacheco hum dos melhores Officiaes da Cavallaria daquelle exercito. Voltou para Elvas o Conde de Schomberg, e como estas jornadas, que fazia com a Cavallaria por ordem especial, que alcançou da Rainha, erao pouco agradaveis a Affonso Furtado, por ser muito desconsiado, e muito brioso; começárao a crefcer emulos ao Conde de Schomberg, e haver entre elle, e o Conde de Atouguia algumas dissensoens, que compôs D. Luiz de Menezes, antes de chegarem a mayor rompimento. Neste tempo conseguio o Conde de Atouguia licença para passar a Lisboa, e sicou governando a Provincia de Alem-Tejo o Conde de Schomberg com tanta prudencia, e suavidade, que era geralmente estimado de todos; os que sem emulação conhecião o seu merecimento. Procurava com todo o cuidado adiantar as fortificaçõens das Praças, e como não dependia da fciencia dos Engenheiros, nao se dilatavao por duvidas de plantas; embaraço, que até aquelle tempo havia sido de grande prejuizo, como se nao fora menos perigoso acharem os inimigos a Praça, que atacassem, com hum baluarte deseituoso, que sem fortificação, que a defendeffe. Quando o Conde andava mais applicado a este exercicio, teve noticia que D. Joao de Austria marchava a litiar Alconchel, valendo-se da que havia tido dos poucos mantimentos, com que se achava aquelle Castello,

1661

Anno 1661

assim por ser muito difficil introduzirem-se-lhe comboys pela vifinhança de Olivença, como por haver entrado o Inverno muy tem pestuoso, que difficultava o poderem marchar pelas campanhas sem consideravel risco. Avisou o Conde de Schomberg, logo á Rainha, e no mesmo instante, que chegou a sua carta, partio o Conde de Atouguia pela posta para Elvas. Porêm quando entrou naquella Praça, eftava o Castello rendido: porque havendo chegado a elle a vinte e seis de Novembro o General da Cavallaria D. Diogo Cavalhero com tres mil Infantes, e mil e quinhentos cavallos, ficando em Olivença D. João de Austria com outros Cabos do exercito, unindo mais tropas para qualquer successo, não forao ellas necessarias; porque o Capitao de Infantaria Gaspar do Rego de Sousa; hum dos do Terço do Mestre de Campo Francisco Pacheco Mascarenhas, não dilatou mais tempo a entregar-se, que seis dias, que os Castelhanos gastárao em fazer jogar a artilheria, fendo-lhes necessario todo este tempo para vencer a aspereza do sitio, e acabando de se formar as baterias ao Sabbado, ao Domingo pela manhaã entregou Gaspar do Rego o Castello, perdendo a opinião de valoroso, que havia adquirido em outras occasioens; achando-se com oitenta Soldados, muniçoens para largo tempo, e mantimentos para vinte dias; baldando as diligencias, que fazia por soccorrê-loro Mestre de Campo Francisco Pacheco Mascarenhas, que governava Mourao, e o Thenente General da Cavallaria Diniz de Mello, de Castro, que por ordem do Conde de Schomberg havia passado áquella Praça com quinhentos cavallos. Capitulou Gaspar do Rego a sua liberdade, e a da Infantaria, que sahio com armas, e formada. Chegando a Elvas foy prezo na cadêa, e castigado como merecia o seu delisto, em tudo o mais que não foy tirar-lha a vida. D. João de Austria passou de Olivença a Alconchel, e deixando o Castello guarnecido, se retirou a Cafra. O Conde de Atouguia com este successo fez vivas instancias á Rainha, para que le nao dilatasse o provimento do Exercito; de dinheiro, muniçoens, e mantimentos, e de novas le vas, que se applicárao com menos calor, do que era ne-

(coecu- Anno

1661

cessario; porque o genio dos Ministros superiores (coco ja dissemos) era de deixar passar tempo sem execução, por mais que se repetia o as consultas do Conselho de Guerra.

Neste tempo o Capitao de Cavallos João Furtado de Mendoça derrotou quarenta cavallos des Castelhanos, fazendo treze prisioneiros. O Governador de Campo Mayor Joao Leite de Oliveira desejando fazer damno aos comboys do inimigo, que passavao de Badajoz a Albucuerque, mandou ao Capitao de Cavallos Couraças Pedro Cesar de Menezes com duzentos e cincoenta cavallos, e os Capitaens Roque da Costa Barreto, e Ambrosio Pereira de Berredo. Emboscárac-se junto de Albuquerque, e descobrindo Pedro Cesar grande numero de carruagens. e cincoenta cavallos, parecendo-lhe pequena a elcolta para tao grande comboy, fez com muito acordo defcobrir a Campanha, e deo vista de dezoito batalhoens cos inimigos. Quiz retirar-se sem ser sentido, cedendo á defigualdade do poder; mas não podendo consegui-Jo, cs carregárao com oitocentos cavallos, e logo com todo o resto; mas Pedro Cesar, e os dous Capitaens em luma retirada de mais de tres legoas sustentárao, sem perder a fórma, toda a força dos inimigos, voltando muitas vezes cara, e recolhendo-se a Campo Mayor sem perda alguma.

Merece individuar-se a galharda acção de Manoel Ferreira, Alferez da Companhia de Cavallos do Therente General Diniz de Mello de Castro, que sendo mandado por pratico no paiz a tomar lingua dentro da Estremadura, e só com nove cavallos, por não ser sentido, encontrou na estrada da Ribeira para Almendralejo duas Companhias de Infantaria levantadas de novo, que marchavão de Granada a Badajoz; com raro valor seresolveo a investi-las, e valendo-se da sua confusão as desbaratou, deixando-lhes feridos os dous Capitaens, e muitos Soldados, e voltando carregados de despojos, sendo os de mayor estimação as duas bandeiras das Companhias, que o Conde de Atouguia remetteo a ElRey por principio das

que determinava offerecer-lhe.

Em-

Em quanto na Provincia de Alem-Tejo acontecerao Anno os fuccessos referidos, não estiverão ociosas as prevenções das fronteiras de Entre Douro e Minho; porque os Caftelhanos tratavão de enfraquecer as forças de Portugal, empenhando-as em se defenderem de dous Exercitos. O Conde do Prado, logo que deo principio ao feu governo, tratou de dispor os meyos mais proporcionados para resistir á grande guerra, que esperava; e facilitava muito o fim, que pertendia, a diligencia dos Cabos, e Officiaes, que lhe assistiao; que com incessante trabalho conduziao, e formavao novos Terços, e Companhias de cavallos; e no melmo tempo juntava o Marquez de Vianna hum Exercito para a conquista, e o Conde do Prado outro para a defensa. Nos mezes, que durárao estas preparaçoens, não houve de huma, e outra parte successo mais digno de memoria, que a resolução, com que Pedro Defur queimou, por ordem do Conde do Prado, quantidade de palha, de que os Castelhanos haviao feito prevenção para a Cavallaria do Exercito, junto ao fosso do Forte de S. Luiz Gonzaga. Levou Defur em sua companhia ao Capitao Labarra, tambem Francez, como elle era, e quatro Soldados, e para lhe dar calor, o Capitao de Infantaria João Correa com cincoenta mosqueteiros, e o Capitad Diogo de Caldas Barbosa com cem cavallos. Levava instrumentos de atear o fogo muy bem preparados, e achando huma patrulha de Soldados Infantes, que guardavao a palha, a investio com tanto valor, que pondo-The hum molqueteiro hum molquete nos peitos, intentando dispará-lo, o apartou com a mao esquerda, e com a direita lhe tirou a vida. Retirarao-se os mais: e quando sahia gente do Forte, estava ardendo a palha, e a claridade do fogo augmentou o perigo, por facilitar as pontarias ás bocas de logo dos baluartes, e estrada coberta. Forao sahindo os Soldados do Forte a divertir o incendio: porêm investidos da nossa gente, os obrigárao a se lançarem ao fosso com perda de quantidade de mortos, e feridos. Retirou-fe Defur passado com hum chuço pelos peitos, e ferido em huma mao.

Ajustadas as prevençõens de hum, e outro Exercito,

marchou o Conde do Prado a treze de Julho de Ponte de Lima para o quartel de Coura, desejando prudente- Anno mente sahir em Campanha primeiro que os inimigos, para que o nosso Exercito servisse de defensa ás Praças fortificadas, e lugares abertos; e entendendo-se que o Marquez de Vianna intentava fitiar Valença, a mandou governar pelo Mestre de Campo Antonio Jaques de Payva, que havia sahielo de Traz os Montes differente com o Conde de Misquitella, guarnecendo-se a Praça com mil e quinhentos Infantes pagos, e Auxiliares, e o ultimo soccorro lhe introduzirao os Condes da Torre, eS. Joao, que amigos, e competidores estudavao emprezas com Sahe em Car que adiantar o credito. O Marquez de Vianna, haven-panha na do chegado ao Exercito por Mestre de Campo General Provincia de D. Rodrigo Moxica em lugar de D. Balthazar Pantoja, e Minho o que havia sido eleito para o governo de Guipuscua, pal- Marquez de 1011 o Minho por huma ponte de barcas lançada debai- Vianna. xo da artilheria do forte de S. Luiz. Constava o Exercito de doze mil Infantes, mil e oitocentos cavallos, dez peças da artilheria, e a dezenove de Julho temou o primeiro alojamento. Com esta noticia adiantou o Corde do Prado o Exercito, que se compunha de onze mil înfantes pagos, e Auxiliares, mil e quinhentos cavallos, e feis peças de artilheria, ao Carvalho do Padrao, fi-Oppoem-fetio eminente á campanha de Valença, e ao cia se-lhe o Conde guinte se avistárao os dous Exercitos, havendo entre vertindo-lhe elles menos de huma legoa de distancia. Do Forte de S. todas as em-Luiz marcharao os inimigos para Valença, na confiança piezas com de a ganharem por mal fortificada, coberto o lado esquer-do com o Rio Minho e o direito com to lado esquer-to, e felicido com o Rio Minho, e o direito com todo o corpo de dade. Cavallaria. O Conde do Frado, acautelado, e déltro, delejava occupar, primeiro que os Gallegos, a campanha de Valença: porêm reconhecendo que a estreiteza dos passos o havia de obrigar a marchar dessilado ásva vista, conservou o posto em que estava, com intento de conseguir mayor utilidade, e moderou o ardente espirito do Conde de S. Joao, que solicitava vivamente oppor-se com a Cavallaria á passagem de hum pantaro, que o Exercito contrario necessariamente havia de seguir,

1661

Anno 1661 PORTUGAL RESTAURADO,

para cahir sobre Valença. Não dilatarao os inimigos segurar este posto com os batalhoens da vanguarda, e por este passo introduzio o Marquez de Vianna todo o Exercito na Campanha de Valença, e tomou quartel na Igreja da Gandra, que distava de Valença tiro de peça, e como imaginava, que este seria o primeiro quartel para continuar o fitio daquella Praça, o fortificou com grande cuidado na figura de hum parallelogramo. Alojou o Conde do Prado o nosso exercito á vilta dos Gallegos na Serra do Padraó, e como naó era este o quartel que fegurava Valença, esolves com os Cabos do exercito, que era preciso ganhar-le o posto de Villar sobre. a Urgeyra, sitio que distava de Valença tiro de artilheria, e a mesma distancia sicava do Exercito dos Gallegos. Era necessario executar-se esta deliberação com summo segredo, e grande celeridade; porque o Marquez de Vianna se nao adiantasse a ganhar este posto, de que estava mais visinho, e nesta consideração, tanto que cerrou a noite, se accendêras fogos, e se provêras as guardas com tao apparente demonstração, que entendêrao os Gallegos que o nosso exercito não fazia movimento, e com o silencio possivel se adiantou o Conde de S. Joao com a Cavallaria da vanguarda, e algumas mangas de mosqueteiros; e vencendo as grandes difficuldades do terreno, coroou a Serra, e defalojou alguns batalhoens inimigos, que a occupavao, havendo ja premeditado as utilidades daquelle sitio. Seguio o Conde da Torre ao de S. Joao com os Terços da vanguarda, e aos dous o Conde do Prado com todo o exercito, havendo facilitado asperissimos embaraços, que encontrou no terreno; e tanto a tempo se conseguio esta louvavel acção, que ja o Marquez de Vianna começava, quando rompia a manhaã, a abalar o exercito para ganhar aquelle posto, e soccorrer os batalhoens, que o Conde de S. Joao havia desalojado: porêm chegando com este intento a vanguarda da Cavallaria, o Conde a investio com tanto vigor, que voltárao os batalhoens as costas tao cegamente, que fizerao deter a marcha do feu Exercito. O nosso alojou o Conde do Prado á vista dos Galle-

Gallegos, que impacientes viao no primeiro movimento baldada a empreza de sitiar Valença, em que fundavao justamente toda a fortuna daquella Campanha. Fortificado o nosso Exercito, começou sem embaraço a communicar-se com a guarnição da Fraça, e toda a Frovincia celebrou a destra prudencia do Conde do Frado, e o valor, com que se conseguio empreza tao conveniente. A visinhança dos quarteis dos dous exercitos dava lugar a que as baterías da artilheria jogassem continuamente, adiantando-se plataformas de huma, e cutra parte: porêm as nossas se fabricarao em sitios eminentes, e por este respeito era mayor o prejuizo do Exercito contrario, e não 1ó a artilheria jogava incessantemente, senao tambem a mosqueteria; porque avançadas as mangas por lugares asperos, é seguros, humas contra outras pelejavão com tanto ardor, que poucas horas se passava sem combate, e poucos combates ie acabavao, sem se derramar sangue.

Adiantou o Marquez de Vianna a fortificação do quartel com tanto cuidado, le multiplicou desorte detenías a defenías, que claramente manifestava mais temor de conquistado, que resolução de conquistador. O Derrota o valor, e industria do Conde de S. Joao lhe accrescentou Joao hum com a experiencia dos damnos os motivos do receyo. quartel da Examinou o Conde, que ficava fóra do quartel alojado Cavallaria. hum corpo de quatrocentos cavallos; sem mais detenla, que a confiança das baterias da artilheria, e mosqueteria. Confirmou hum foldado, que passou a esta parte, o que havia examinado a experiencia do Conde de S. Joao, e havendo fabricado no seu vivo discurso o modo de confeguir a empreza, a communicou ao Conde do Prado, encarecendo o credito, que ganharia aquelle Exercito em mostrar ao Marquez de Vianna o desengano da lua conhança, a que forçosamente se havia de seguir defassombrar-sectas perturbação dos moradores daquella Provincia: Approvou o Conde do Prado, e o Conde da Torrecelte bem fundado intento; e porque a dilação o nao desvanecesse com algum accidente; foy logo dado á execução. Repartirao-le com summo segredo as ordens; : [] h. 72

Anno 1661

Anno 1661 porque como os Exercitos estavao tao visinhos, qualquer movimento, que nao fosse muito occulto, podia ser facilmente penetrado; e vespera de Santiago (Patrao dos Castelhanos nas guerras justificadas) marchou o Conde de S. Joao, tanto que cerrou a noite, com fetecentos cavallos, e mil bocas de fogo, que governava o Mestre de Campo Antonio Soares da Costa. Levaya a vanguarda o Commissario Geral João da Cunha Souto-Mayor, e seguiao a fina ordem o Capitao de Cavallos Miguel Carlos de Tavora, Diogo Pereira de Araujo, Diogo de Caldas Barbola, e Jeronymo da Silva de Menezes, e compunhao-fe as quatro Companhias de duzentos e cincoenta cavallos. Seguia-se o Conde de S. Joao com o resto da Cavallaria, e as bocas de fogo; e o Conde da Torre formou todo o Exercito, intentando valer-se da fortuna, se o successo a qualificasse, sendo possivel seguir-se á rota dos quatrocentos cavallos a de todo o Exercito, penetrando-se o quartel da parte, por onde elles intentassem retirar-se. Deo ordem o Conde de S. Joao, que a marcha se continuasse com o silencio possivel, e que ao melmo ponto, que as sentinellas inimigas tocassem arma, avançassem os dous batalhoens da vanguarda seguidos dos mais, e, sem fazer alto, procurassem a execução na tórma premeditada; e que confeguindo-se o seu intento, como esperava de tao valorosos soldados, levasiem todos a advertencia, que ao tempo, que iegunda vez as trombetas tocassem a investir, se haviao elles de retirar, ponderando prudentemente, que o receyo de haverem de ser atacados com mayor poder, havia de 1 uspender aos Castelhanos o impulso de seguir a nossa retirada. Levavao todos os combatentes divizas brancas nos chapeos, para que o emprego dos golpes nao padecesse a equivocação de se offenderem huns a outros. Seguio a execução o acerto destas ordens com tao attenta felicidade, que ao tempo que as fentinellas inimigas tocárao arma, avançou a nossa gente com tanto valor, e presteza, que quasi no mesmo instante ouvirao os inimigos os écos das caravinas das suas sentinellas, e lentirao o rigor dos golpes das noslas espadas, e multiplican-

plicando o horror a confulae, e no embaraço o receyo, tropeçando os moribundos nos mortos, todos caminhavao ás sepulturas. Algumas companhias inimigas quizerao formar-se, mas nao lhes sendo possivel consegui-lo, buscarao a retirada para o quartel, por ultimo remedio. O Conde de S. Joao déstro, e valoroso introduzia a espaços os batalhoens na releja, para que o esforço dos corpos unidos lograffe o effeito dos primeiros impulsos; que he a melhor industria, que se deve usar nas emprezas, que se executad nas sombras da noite. Foy o primeiro, que começou a desbaratar os inimigos, o Capitao Miguel Carlos de Tavora; porque ornado de valoroso espirito nao achou resistencia, que o embaraçasse, e levado de generoso ardor pertendeo romper as fortisicaçoens. Chegando a ellas, arrojou o cavallo, que nao podendo yencer a largura do foslo, cahio dentro delle, dando aos Gallegos a pessoa de Miguel Carlos, que sicou prisioneiro, e ferido, hum grande desconto á perda, que receberao. Ao mesmo tempo, que o Conde de S. Joao começou a atacar o quartel, fahio de Valença com ordem do Conde do Frado o Mestre de Campo Antonio Jaques de Faiva com huma Companhia de cavallos, e quatrocentos mosqueteiros, e carregou a Companhia de cavallos, que estava de guarda, com tanto impeto, e tao vivas cargas, que foy a diversao de grandeutilidade; porque suspendidos os inimigos com hum, e outro combate, derao lugar a que o Conce de S. Joao, depois de totalmente desbaratados os quatrocentos cavallos, retirasse os seus batalhoens com tanta ordem, e compostura, que igualmente ficou respeitado dos Gallegos, pelo valor, e disciplina; e os Officiaes, e soldados acudirao pontualmente ao fegundo final, que as trombetas fizerao de investir, conforme a ordem, que levavao, e vierao formar-se ao mesmo lugar, donde haviao avançado aos inimigos. Depois de lahirem os Gallegos do primeiro damno, e se livrarem do segundo sobresalto, lançarao alguns batalhoens fora do quartel, que se recolherao, retirada a nossa gente, sem mais esfeito, que huma leve escaramuça. Morreo nesta occa-

Anno 1661 Anno 1661 366 PORTUGAL RESTAURADO,

síaó o Capitaó de cavallos Diogo Pereira de Araujo, que foy geralmente sentido pelo valor, de que era dotado, hum Thenente, e tres soldados: sicou ferido o Capitao de cavallos Jeronymo da Silva de Menezes, e com huma grande contufao em hum braço Francisco de Tavora, irmão do Conde de S. João, que valorofamente havia seguido os batalhoens da vanguarda com huma manga de mosqueteiros, tendo quinze annos de idade. Todas as espadas dos que investirao, testimunharao, no sangue que trouxerao, a perda dos Gillegos, que conceberao tao grande temor do Conde de S. Joao, que tratarao de retirar o Exercito. Assistirao nesta occasiao com bizarro procedimento os Thenentes Generaes da Cavallaria Fernao de Sousa Coutinho, Antonio de Almeida Carvalhaes, João da Cunha Soto-Mayor, e Manoel da Costa Pessoa. Miguel Carlos de Tavora foy levado para o Castello da Curunha, onde esteve com grande molestia pela estreiteza da prizao, que nao lhe embaraçou maquinar novas traças de exaltar a sua opiniao, como adiante diremos.

Vendo o Conde do Prado as vantajens do fitio em que estava, soube valer-se dellas com tanta prudencia, que chegou a lograr o fim, que pertendia. Mandou fabricar duas plataformas na Serra de Villar, huma das que se unias ao quartel, donde começaras a jogar seis peças de artilheria com tanto effeito, que offendido o quartel inimigo desta bateria, e da de Valença, não havia nelle lugar seguro de tao furiosa tempestade; por outra parte multiplicava a incommodidade aos Gallegos a vigilancia incansavel do Conde dd S. Joao, impossibilitando-lhes a entrada dos comboys, e impedindo-lhes as forragens; accrescentando-se a este aperto o damno, que recebia Tuy das bombas, e artilheria, que continuamente jogavao contra aquella Praça, que era de qualidade, que os moradores impacientes largarao as proprias caras. Considerando o Marquez de Vianna todos estes inconvenientes, deo conta a ElRey D. Filippe, e o tempo, que se dilatou a resposta, multiplicou o prejuizo no Exercito; porêm como a cauía da lua per-

Anno

1661

fistencia nao era manifesta, deo occasiao a que a prudencia do Conde do Piado dobrasse a vigilancia, tratando com grande cuidado de reencher os Terços, remontar a Cavallaria, e segurar as Praças, discursando, que nunca se devem ajuizar as demonstraçõens dos Cabos dos Exercitos inimigos tento a favor dos proprios interesses, que se desprezem os seus movimentos, ou a sua constancia, ainda que tudo pareça encontrado cem a razao.

Chegou ao Marquez a ordem, que esperava d'El-Rey de Castella para retirar o Exercito, e como os progressos de D. Joao de Austria na Frovincia de Alem-Tejo nao haviao accrescentado o desdouro ás suas infelicidades, foy menos desabrida, do que receava, a reprehensao d'ElRey D. Filippe; e como era grande o aperto, em que estava o Exercito, quasi sitiado des nossos batalhoens, e incessantemente batido da nossa artilheria, sem dilação dispôs a retirada, que teve execução em a noite de dezenove de Agosto, com tanto silencio, que o primeiro aviso, que chegou ao Conde do Prado, soy dado pelo fogo, que pegárao ás barracas os foldados da retaguarda; e por mayor que foy a diligencia, com que sahio o Conde de S. Joao a embaraçar a retirada do Exercito, como a distancia do Forte de S. Luiz era tao pouca, e o receyo tao crescido, ja achou o Exercito coberto da artilheria do Forte, e alojado junto ao Rio, e lançada a ponte de barcas, que lhe facilitava a pasfagem. Retirou-se, e o Conde do Prado baixou com o Exercito á campanha, e depois de mandar arruinar as defensas principaes do quartel dos Gallegos, ( que todas ficarao levantadas) com o parecer dos Cabos adiantou as baterias ao Forte de Belem, pertendendo ganhalo, para livrar os lugares abertos da campanha de Valença, (que erao muitos) da grande oppressão, que padeciao. Promptamente fez o Conde da Torre accommodar as plataformas, jogar a artilheria, e o Conde de S. Joao com a Cavallaria, e mangas de mosqueteiros ganhou posto entre o quartel dos Gallegos, e o Forte de Belem, para impedir os foccorros, que determinafiem fusten-

Anno

fustentá-lo. Poucas peças havia disparado a artilheria quando o Capitao, que governava o Forte, faltando-lhé valor para o defender, sahio delle pela parte fronteira ao Forte de S. Luiz com cento e dezenove foldados; é intentando todos, perdida a honra, salvarem as vidas; experimentarao que as temeridades da cobardia são muito mais perigofas, que as do valor; porque o Conde da Torre, que estava na bateria, vendo este nao imaginado successo, mandou ao Ajudante de Thenente General Nicoláo Ribeiro Picado com os foldados, que affiftiao ás ordens, que seguisse a guarnição do Forte. Fez o mesmo o Conde de S. Joao, mandando avançar os batalhões da vanguarda; e de todos os Gallegos, que sahirao da guarnição, só dous ascaparao, os mais forão mortos, e. prisioneiros. Sentio o Marquez de Vianna muito este successo; porque supposto, que o Forte nao era muito importante, diminuia a reputação daquelle Exercito perder-se nao só á sua vista, mas tao pouco distante delle, que o Mestre de Campo General D. Rodrigo Moxica mandou dizer ao Governador, que se punha em marcha para o foccorrer. Vendo o Marquez de Vianna que o Conde do Prado (novo Quinto Fabio) conseguia defender com valor, e arte a Provincia de Entre Douro e Minho, e que por esta causa, e trabalho padecido, se diminuia o seu Exercito, levantou o quartel, e passou o Rio Minho. Verificada esta noticia, chamou o Conde do Prado a Conselho, e propondo quanto era preciso nao cortar o fio á felicidade, perguntou o que devia obrar com aquelle Exercito de foldados valorofos contra inimigos defanimados. Forao diversas as opinioens, humas de conquistar, outras de procurar os caminhos da defensa. Affeiçoou-se o Conde do Prado a este bem fundado discurso; porque o Exercito contrario nao estava tao desbaratado, que facilitasse conquistas sem perigo, e resolveo empregar o Exercito na fabrica de hum Forte, que servisse de cobrir Valença, e segurar toda aquella campanha. Deo ordem a Miguel de Lascol, que o desenhasse, e feita a eleição do sitio, se começou a trabalhar em hum Forte de quatro baluartes, entre Va-

lença, e o quartel que os Gallegos haviao occupado. Teve principio em vinte e tres de Agosto, a tres de Se- Anno tembro estava posto em defensa, deixou-lhe o Conde do Prado quatrocentos Infantes, e oito peças de artilheria, e entregou o governo delle ao Capitao Antonio Fernandes de Carvalho, foldado de conhecida fatisfação. Acabado o Forte, marchou o Exercito para Coura a cinco de Setembro, e o Conde do Prado passou á Cidade do Porto por ordem da Rainha com hum Troço de Cavallaria, e Infantaria, a socegar hum tumulto-succedido naquelle Povo pela imposição do tributo do papel iellado. Governava o Porto, em ausencia de seu irmao o Conde de Miranda, Luiz de Sousa, Deao da Sé da melma Cidade, que em poucos annos contava tantos de prudencia, que erao as suas acçoens o melhor exemplar das direcçoens mais acertadas. Fez exquifitas diligencias por aquietar o impeto do Povo, não podendo focegá-lo. Rebateo grande parte deste furor Nuno Barreto Fuzeyro, levantando gente á sua custa com valor, dispendio, e prudencia; mas temendo Luiz de Sousa que rompesse em mayores excessos, pedio á Rainha mandasse fazer a demonstração de padecerem os moradores do Porto por alguns dias a incommodidade de alojamentos de Terços, e Companhias de Cavallos, para que iem o horror dos processos, nem o estrondo dos castigos publicos, (que se algumas vezes moderao os delictos, outras accrescentas os excessos) experimentassem a mortificação da fua infolencia. A experiencia mostrou que este caminho, que Luiz de Sousa elegeo, foy o mais acertado; porque chegando o Conde do Prado ao Porto com os Terços, e Companhias de Cavallos, mandou dividir os soldados por todas as casas, e moradores, que 1em controversia acceitárao o alojamento, e o tributo. O Conde do Prado deixando-os focegados, e obedientes, voltou para Vianna, e aquartelou a Cavallaria, e Infantaria, proporcionando as guarniçoens confórme o perigo das Praças, porque as dividio.

A Provincia de Traz os Montes não padeceo este anno os penosos estragos da guerra; porque o emprego

1661

370 das Armas de Castella, se applicou todo ás emprezas de Alemtejo, e Entre Douro, e Minho, nao deixando totalmente ociosos os dous Partidos da Beira. O Conde de Misquitella com muita actividade accrescentou o numero dos Terços de Auxiliares, e tratou da fortificação das Praças. Soccorreo ao Conde do Prado, e passou á Beira no mez de Julho a ajudar a Joao de Mello Feyo a 1e defender das invasoens do Duque de Osluna. Na sua autencia ficou governando Traz os Montes o Thenente General da Cavallaria Domingos da Ponte Gallego; e pallada a Campanha do Minho, voltando áquella Provincia o Conde de S. Joao, fez tantas entradas, e por tanta partes nos lugares da Raya, que obrigou a muitos a le fazerem tributarios; porque a fortuna, affeiçoada ao seu valor, sempre assistia favoravel ás suas em-

No partido de Ribacoa continuava o feu governo Joao de Mello Feyo. Teve noticia no primeiro deste anno, que ElRey de Castella nomeára ao Duque de Ossuna Governador das Armas daguella fronteira; e como era summamente activo, conseguio cabedal, e meyos de formar Exercito parta entrar em Portugal. Deo Joao de Mello conta á Rainha ao mesmo tempo, que D. Sancho Manoel lhe havia mandado a melma noticia. Hum, e outro aviso remetteo a Rainha ao Conselho de Guerra; e entrárao os Conselheiros em grande cuidado, conhecendo que a defenía de Portugal necessitava de tres Exercitos; e prevenindo este perigo, propuzerao á Rainha varios caminhos, que facilitavao a confervação da Beira. Porêm dilatando-le a resolução, entrando o Duque de Ossuna em Giudad-Rodrigo vespera do Corpo de Deos, achon o Partido de Ribacoa tao destituido da defenía, que com esta noticia não dilatou dar principio as emprezas, que trazia premeditadas. João de Mello, vendo o perigo vilinho, e a defenda impoffiyel, fez á Corte novas instancias, e resultou dellas mandar a Rainha ordem ao Conde de Milquitella, para que loccorrelle Ribacoa com a sua presença, etoda a gente, que pudesse tirar de Traz os Montes. Preve-

nio-se o Conde com toda a promptidao; mas primeiro falilo em Campanha o Duque de Offuna, e se pôs Anno em marcha a vinte e tres de Julho com seis mil Infantes, e seiscentos Cavallos, encorporando-se-lhe depois Sahe em Ca-outras Tropas de lugares mais distantes, dez peças de panha na artilheria, seis grosses, quatro de Campanha, dous mor-Provincia da teiros, petardos, quantidade consideravel de munições, Bein o Due mantimentos. A primeira execução foy avançar a Ca-que de Offu-vallaria a ganhar os póstos sobre o Fortim de Val de la alguns luga-Mula, que governava o Capitao de Infantaria Bernardo res abertos. da Cunha, e guarneciao cem foldados Auxiliares. Chegou a avistá-lo o Duque de Ossuna com todo o Exercito emandou dizer ao Governador, que se entregasse, se nao queria experimentar o castigo dos que embaraçavao os Exercitos, sem meyos proporcionados de se defenderem. Respondeo-lhe, que quando pagassem com a vida o seu excesso, igualaria os termos da sua obrigação; e que neste sentido deliberava pelejar, para o que lhe nao faltavao homens valorosos, municoens, e mantimentos. Com esta resposta aquartelou o Duque de Ossuna o Exercito, e na madrugada seguinte mandou dar hum assalto ao Forte por todos os lados. Rompêrao-se as estacadas, e arrimadas as escadas, subirao por ellas os combatentes; mas os defensores procederao com tanto valor, que os Castelhanos se retirárao com perda consideravel. Porêm não fubfiftindo no Governador a constancia, que pedia a primeira resolução, antes de experimentar o segundo assalto, entregou o Forte. Pasfou o Exercito a avistar o Portim de S. Pedro, que rendeo sem resistencia o Alferez reformado Antonio Ferreira, que o governava. Aquartelou-se o Duque de Ossu. na junto a Val de la Mula, e Joao de Mello teve aviso, que o Conde de Misquitella havia chegado á Cidade da Guarda com quatro mil e quatrocentos Infantes Auxiliares, e duzentos e quarenta Cavallos. Sem dilação lhe fez Joao de Mello aviso de todas as operaçoens do Duque de Ossuna, e o Conde com poucas horas de descanto paffou a Almeida com a Cavallaria, e deixou a Infantaria na Guarda á ordem do Mestre de Campo Ber-Aa 2

1661

nardino de Sequeira, e chegou a tempo tao convenien-Anno te, que o Duque de Ossuna havia abalado o Exercito com o intento de sitiar aquella Praça, e com a noticia da chegada do Conde suspendeo a marcha, e mandou a artilheria para Galhegos, e quatrocentos Infantes, e cem Cavallos a queimar alguns lugares abertos, que suppunha desamparados. Foy o de Almofala o primeiro a que chegárao os Castelhanos, avançárao sem ordem, e achando-lhe guarnição, forao rebatidos, depois de muito sangue derramado. O Duque de Ossuna deixando o Exercito aquartelado em Galhegos á ordem do Mestre de Campo General D. Fernando Miguel de Texada, paf-10u a Ciudad-Rodrigo, distante tres legoas; e o Conde de Misquitella, havendo deixado principiada huma obra Coroa em Castello Rodrigo, voltou para a Guarda a conservar aquella Cidade, e a gente, que havia trazido de Traz os Montes, pouco segura sem a sua assistencia. O Duque de Ossuna voltou de Ciudad-Rodrigo, e passou com o Exercito de Galhegos ao Castello de Alvergaria, que com poucas horas de combate entregou o Capitao Antonio de Andrade, que o governava, depois de aberta huma brecha; e era tao miseravel o estado, em que estava aquella Provincia, que se o Duque de Ossuna usara da conjectura, que a fortuna The presentou, antes de chegarem os soccorros de Alemtejo, pudera fazer-se senhor de Praças de muita importancia.

Com a noticia da perda do Castello de Alvergaria. marchou o Conde de Misquitella da Guarda a Almeida com a mayor parte da gente, que havia trazido de Traz. os Montes. Tanto que chegou, entrou em conferencia com João de Mello, e com alguns Officiaes, e depois de varios discursos se assentou, que as Praças principaes te guarnecessem, até chegarem os soccorros de Alemtejo; e que depois de unidos, e reconhecido o intento do Duque de Ossuna na Praça que fitialle, se tomaria a resolução, que parecesse mais conveniente. Correo o Duque a campanha, queimou varios lugares abertos, e achando só resistencia no de Souto, em que per-

deo.

neo duzentos homens, se retirou para Alvergaria. O Conde de Misquitella com este aviso passou a Castel- Anno Rodrigo, e tratou com muita actividade de fortificar alguns póstos convenientes. Continuando esta diligencia, chegou a Sabugal o Governador da Cavallaria Achim de Tamaricurt com todos os foccorros, que haviao passado a Alemtejo de ambos os Partidos; e D. Sancho Manoel avisou que marchava a toda a pressa, a se encorporar com João de Mello, e o Conde de Misquitella. Não pareceo conveniente ao Duque de Ossuna expor-se aos effeitos desta uniao, retirou-se a Ciudad-Rodrigo, e licenciou o Exercito. Com este aviso, e ordem da Rainha voltou o Conde de Misquitella para Traz os Montes, eficou o Partido de Joao de Mello sem mais damno, que o referido, que foy muito inferior ao que pudéra padecer, se a demasiada prudencia do Duque de Ossuna o não obrigára a se abster de emprezas mais relevantes, que não pudérao remediar as poucas forças de Joao de Mello, destituido de todos os meyos de defenía.

D. Sancho Manoel conservou o Partido de Penamacor, sem receber damno, assistido do Thenente Ceneral da Cavallaria Joao da Silva de Soufa: e.o Meftre de Campo Diogo Gomes de Figueiredo, e todos procuravao fazer entradas em Castella; porêm nao era como desejavao, pelo grosso da Cavallaria, que os Castélhanos tinhao alojado com intento de passar a Alemtejo. Chegando o tempo da Campanha, e havendo ganhado D. Joao de Austria Arronches, mandou a Rainha, com o recevo do risco de Portalegre, passar a Alemtejo a D. Sancho Manoel, fazendo-lhe mercê do titulo de Conde de Villa-Flor; merecido premio dos seus grandes serviços. Marchou elle, efez alto em Niza, e ficou o feu Partido entregue a Joao de Mello Feyo, que mandou governá-lo pelo Mestre de Campo Bartholomeu de Azevedo Coutinho. Affistio o Conde de Villa-Flor em Niza o tempo, que durou a Campanha de Arronches. Acabada ella, voltou do seu governo, onde achou só a novidade dos progressos do Duque de Ossuna no Partido de João de Mello, que fição referidos. Dentro de poucos

Aa\_3

1661

1661

dias da fua chegada teve ordem da Rainha para entrar Anno em Castella unido com Joao de Mello, e procurou fazer fentir aos Castelhanos nos lugares abertos igual damno ao que o Duque de Ossuna havia occasionado em os nosfos. Juntárao-se no Sabugal os dous Governadores der dos dous das Armas, e os Officiaes Mayores de hum, e outro Partidos da Partido, e depois de varias conferencias, concordárao em juntar dous mil Infantes, e setecentos e sessenta Cavallos com o mayor segredo, que fosse possivel, e que com este Troço marchassem ás Villas de Campo; e Possuélo, onde estavad alojadas algumas Companhias de Cavallos de Catalunha: e succedendo serem sentidos, e retirarem-se as Companhias, que os Lugares erao grandes, e ricos, e muito capazes de satisfazer aos soldados o trabalho, que aquelle anno haviao padecido; è que como os Lugares erao huns do Partido de Alcantara, outros de Ciudad-Rodrigo, fe devia presumir, que os Castelhanos juntáriao poder com que pelejar : que huma das mayores difficuldades, que se oppunha a este intento, era haverem de vadear o caudaloso rio Arrego; que esta se vencia com nao haver entrado o Inverno, e achar-se o tempo sereno. Tomada esta resolução, e junta a gente referida, marcharao os dous Governadores das Armas a vinte e seis de Outubro com os Terços pagos dos Mestres de Campo Diogo Gomes de Figueiredo, e Bartholomeu de Azevedo Coutinho; e de Auxiliares os Mestres de Campo Christovao de Sá de Mendoça, Joao da Castanheira de Moura; o primeiro da Comarca da Guarda, o fegundo da de Viseu; e do Terço da Comarca de Castello-Branco, governado pelo Sargento Mayor Manoel Fernandes Laranjo; e o Terço de Volantes da Guarda, de que era Mestre de Campo Francisco Banha de Siqueira. As Companhias de Cavallos erao quatorze á ordem do Governador de Cavallaria de ambos os Partidos Achim de Tamaricurt, assistido do Thenente General Joao da Silva de Soufa, e dos Commissarios D. Martinho da Ribeira, e D. Antonio Maldonado; o primeiro do Partido de D. Sancho, o feguado do de João de Mello. O segundo dia da marcha

foy detanta tempestade, que estiverad os dous Calos resolutos a se retirarem; porêm recebendo aviso de João Anno da Silva, que se havia adiantado com quatrocentos Cavallos, que nao erao sentidos, se arrojárao a vencer o rigor da tempestade na contingencia da passagem do Rio. Continuárao a marcha, e cerrando a noite ( meya legoa das duas Villas de Campo, e Possuélo) fizerao alto, para que a gente tivesse algum descanso do grande trabalho, que havia padecido na marcha. Distribuîrao as ordens para o assalto da madrugada seguinte; porêm havendo a guarnição do Castello de Payo reconhecido a marcha, fizerao prompto aviso ao Duque de Offuna, que com grande diligencia naquella noite mandou encorporar em Alcantara todas as Companhias de Cavallos de Ciudad-Rodrigo, e quarteis visinhos. Quando a manhaã rompia, entrou a nossa gente nas Villas referidas sem opposição alguma, e achárão os soldados Ganhao dous nas casas dos payzanos despojo consideravel. Nao bavia Ligares, reticessado a chuva, e por este respeito não dilatárão es nacha derdous Cabos a retirada, duvidando os praticos, le a mar-rotad varias cha se nao apressasse, vadearem o rio Arrego. Quando Tropas inichegárao a elle, hia tao crescido, que com grande dif-migas. ficuldade passárao o porto. Neste tempo havia juntado o Commissario Geral D. Joao Jácome Massacan as Companhias de Cavallos do Troço de Rufi hon, algumas do de Borgonha, e hum Terço de Infantaria Alemac. A noite de vinte e oito alojou a nossa gente junto do lugar de Vilhas Buenas. Acudirao os payzanos com mantimentos, e por este beneficio, e haver sido o lugar outra vez queimado, nao receberao damno. Continuou a marcha, e ao amanhecer, passando o lugar de Perales, appareceo Massacan com quatorze Batalhoes, e com o Terço de Alemaes, que constava de seiscentos Infantes, que em pouco tempo se augmentárao com a n uita gente, que desceo dos lugares da Serra de Gata. Reconhecendo Massacan esta vantajem, determinou entreter a nossa gente até engrossar mais o seu poder. Mandou varias vezes carregar a retaguada, e sendo rechaçados, tornárao furiosamente a investir, e tolerárao os dous

Cabos esta molestia todo o tempo, que durou o cami-Anno nho estreito; porêm chegando á campanha livre, mettêrao a gente em fórma de pelejar, e se dispuzerao para o conflicto: e Massacan elegeo hum sitio alto, e forte, em que formou a Infantaria, e compassou os Batalhoens ao abrigo das bocas de fogo. Esta disposição manifestou aos dous Cabos, que não era facil romper a Cavallaria, sem desbaratar a Infantaria, e com este conhecimento mandárao investir o sitio, em que estava alojada, pelo Mestre de Campo Bartholomeu de Azevedo, e Sargento Mayor Manoel Fernandes Laranjo com os seus Terços, e os mais com os Batalhoens da Cavallaria, guarnecidos de mangas de mosqueitos: fizerao frente à Cavallaria inimiga, e todas estas operaçoens se executárao tao igualmente, que subindo os dous Terços asperissimos rochedos, avançárao pelos flancos a Infantaria Alemaa, e Castelhana, e soffrendo sem disparar os mosquetes as repetidas cargas, que lhes tirárao, investirao com tanto valor com as espadas nas mãos, que rompêrao, e degolárao todos em muito breve elpaço, sem que Macassan pudesse soccorrê-los, detido da visinhança da nossa Cavallaria; e embaraçado das duas difficuldades, elegeo investi-la, por menos perigoso, que soccorrer a Infantaria. Executou este intento com grande resolução, porêm achou tão valorosa resistencia, que depois de durar largo tempo o combate, foy totalmente desbaratado, affiftindo na vanguarda da nossa gente os dous Governadores das Armas, e na referva Tamaricurt, Joao da Silva, e os Commissarios. Havendo os Castelhanos voltado as costas, forao seguidos até Perales, onde se recolherao os que escapárao. Ficárao prisioneiros nove Capitaens de Cavallos, dous Ajudantes; e o Thenente das Guardas do Duque de Ossuna, duzentos foldados, e trezentos cavallos: foy degolada toda a Infantaria, de que se recolherao as armas, e não cuttou este successo mais vidas, que a de tres soldados: ficárao doze feridos, em qué entrou o Ajudante da Cavallaria Pedro Fernandes Magro. O procedimento de Officiaes, e soldados foy igual, cada hum na sua jerar-

chia: achárao-se particulares Pedro de Carvalho senhor de Trofa, e seu irmao Joao Gomes, Alvaro Leite Perei- Anno ra, e Jozé da Fonseca Coutinho. Retirárao-se os dous Governadores das Armas a Penamacor com a gloria do 1661 fuccesso, e foy o ultimo deste anno naquelles dous Partidos:

A Rainha Regente com invencivel animo acudia a todos os accidentes, que por varias partes affigiao a Monarchia; mas de todos os golpes era o mais iensitivo, e menos remediavel considerar que ElRey não melhorava com os annos, nem de inclinação, nem de exercicios; e que nao bastavao todas as efficazes diligencias, que se haviao applicado, para lhe divertir a assistencia de Antonio de Conte, e de seu irmao Joao de Conte, que haviao facilitado a entrada a outros homens de baixissima condição. A politica de ganhar o destro animo de Antonio de Conte, se huma hora servia á Rainha, as mais lhe prejudicava, porque como o intento, a que caminhava Antonio de Conte, era só ao augmento dos primeiros interefles, nao facilitava com ElRey mais, que aquellas materias, que dispunhao a fua conveniencia; e como estas fossem totalmente encontradas ao levantado fim do governo da Monarchia, sahiao á Rainha por altissimo preço os negocios, que concluîa com ElRey por intervenção de Antonio de Conte ; e nao era só este o damno desta negociação, porque passava ao desdouro de ser julgada por indecente dos independentes, e sabios, que entendiao, que devia a Rainha expor-se ao perigo mais infelice, antes que sujeitar-se á dependencia de instrumento tao humilde; e a desigual liberdade de Antonio de Conte comprovava o acerto deste discurso. Nao ignorava a prudencia da Rainha o que diziao os entendidos, e o que murmuravao os imprudentes : porêm as difficuldades, que encontrava, erao tantas, e tao invenciveis, que se sujeitou a esgottar todos os remedios suaves, primeiro que se resolvesse a applicar os rigorosos; e tao prejudicial damno padeceo em hum, como em outro caminho, condenando a segunda resolução os mesmos,

que haviao avaliado mal a primeira; injusta peníao, que as Magestades costumao pagar á málicia humana.

Anno 1661

Sendo tao confuso, e penoso este labyrintho em que a Rainha vivia, sem achar sio, que a encaminhasse a sahir delle, foy muito mais intolleravel depois da morte do Conde de Odemira, que acabou a quinze de Março deste anno, que escrevemos: porque a authoridade da sua pessoa, o receyo de seu valor, e a dependencia dos seus lugares refreavad os excessos dos dous Contes, e seus sequazes, por quem se encaminhavao todas as acçoens delRey. Nos dias, que durou a doença do Conde de Odemira, forao visitá-lo ElRey, eo Infante, e no em que morreo, lhe lançárao agoa benta, e se abstiverao de sahir em publico; demonstraçõens devidas aos merecimentos do Conde de Odemira. Deixon elle sua fiha mais velha, viuva do Conde da Feira, casada com o Duque do Cadaval, por lhe nao ficarem filhos do primeiro matrimonio. Desembaraçado deste respeito, correo ao mayor augmento a valia de Antonio de Conte; porque conhecidamente era obedecido sem contradição, e a Rainha se achava neste tempo mais dependente das suas insinuaçõens; porque havia dado principio á negociação do cafamento da Infanta Dona Catharina com ElRey de Inglaterra por intervenção do Embaixador Francisco de Mello, que havia passado a Lisboa, e voltado a Londres com o titulo do Conde da Ponte; como mais largamente referiremos; e juntamente desejava dar Casa ao Infante D. Pedro com a authoridade, que convinha a hum Principe immediato successor do Reyno; e executadas estas resoluçõens, era a sua practica entregar a ElRey o governo, e tratar no retiro de hum Convento da fegurança do melhor Imperio; e porque nao parecesse arte politica esta virtuosa disposição, escreveo hum papel da sua letra, que entregou á conferencia de varios Ministros, e continha as razoens seguintés: Que o rigor, e inteirezn da sua vida, e desejo da sua salvação, a obrigação, que tinha de procurá-la, e a immensidade de embaraços, que lhe impediao conseguir a sua vontade, lhe davao motivo

Intenta a Rainha Regente largar o governo.

1661:

tivo para communicar huma batalha, que a trazia em continua confusao, e desejosa de achar conselho, que a Anno satisfizesse: Que vivia huma vida muito penosa, por ver com duas cabeças o governo do Reyno monstruoso: que desejava fazer justiça, eseguir a razao, e que El-Rey a encontrava, ou porque nao conhecia alguma destas virtudes, ou porque lhe impediao exercitá-las os máos Conselheiros, de que se fiava; e nesta consideração, ainda que na apparencia governava, ElRey na realidade fazia tudo, quanto lhe propunha a vontade desordenada; o que ella ( ainda que violentada) confentia, porque ElRey era já homem, e o Reyno seu, e juntamente porque conhecia infallivelmente, que se o encontrasse, lhe havia de perder o respeito; e que por atalhar este perigo, desejava com todas as veras apartar-se das occasioens, que a ameaçavao, e que neste ponto pedia se fizesse toda a resexão, para lhe aconselharem o caminho mais conveniente da sua quietaçao, da fua vida, da fua authoridade, e da fua alma: que a fua inclinação a levava a recolher-se em hum Convento de Religiosas, nao para a obrigar á obediencia dos votos, porque nem as forças, nem os annos o permittiao; senao para se recolher sem trasego de criadas, mais que algumas que fabia haviao de acompanhá-la em todas as fortunas: que a Prelada correria com a sua fazenda, e firmaria com caixilho os seus papeis: que os seus criados, e Officiaes nao tinha tenção de despedir, senao de os conservar: porêm como o seu intento era retirar-se de toda a communicação, e essa era a causa, porque determinava que a Prelada corresse com sua fazenda, ordenava que se lhe dissesse o modo, com que poderia ajustar estes dous intentos; como tambem a fórma, com que devia tratar-se com ElRey, se acaso elle nao resolvesse separar-se da sua conrespondencia: que o seu mayor desejo a encaminhava a recolher-se em hum Convento de Santa Theresa: que o de Carnide lhe parecia muito proprio ; porêm que lhe fervia de embaraço a assistencia de Dona Maria filha delRey D. Joao; porque ainda que nao se lhe offerecesse duvida em tratá-la<sub>2</sub>

1661

tá-la, se o seu intento nao fora o total retiro; nem po-Anno dia negar-lhe o obsequio de lhe affistir, por se nao entender que era paixao particular, nem sujeitar-se ao mesmo, de que desejava fugir, que erao ceremonias do seculo: que em Santo Alberto achava a incommodidade da estreiteza do sitio: que passando deste affecto de Santa Therefa ao de S. Domingos, que como parente lhe arrebatava o animo, elegêra o Bom Successo, se nao fe lhe representára o inconveniente de estar junto da Barra, e succedendo haver Armadas inimigas, ser preciso sahir a buscar outro Convento; enfado, a que nao queria expor-se. Nas suas terras nao havia Convento, que lhe satisfizesse, e para fundação nova se achava sem resolução, a qual havia de tomar brevemente; porque se conhecia sem forças, nem animo, para continuar o governo, disposta a nao admittir as lisonjas dos que haviao de persuadi-la ao contrario, representando-lhe a incapacidade delRey, e o perigo do Reyno; conhecendo que havia de achar muitos, que ao melmo tempo fomentassem, o que mostravao desejar impedir; e que se estes, e outros menos dependentes, ou mais escandalizados, havia de chegar necessariamente tempo, em que persuadissem a ElRey seu silho a mandasse retirar, tinha por mais decoroso executá-lo antes por eleição sua, que por preceito alheyo: que ElRey estava em idade de tomar o governo, a Infanta casada, e que se faltava ser jurado em Cortes o Infante D. Pedro por sucessor do Reyno, a que chamaria, tanto que partisse a Rainha de Inglaterra: que as pazes de Castella nao podia segurar antes da sua reclusao; porque supposto fazia muitas diligencias pelas conseguir; todas as esperanças erao incertas, e por este respeito desejava retirar-se antes de terem principio as Campanhas futuras, por se nao expor ao escandalo, que poderiao ter seus vassallos na supposição, de que o receyo dos máos fuccessos da guerra a obrigava a largar o governo; e que se, como ella esperava, fossem muito felices, se contentava com o gosto, que esta noticia lhe havia de causar no seu retiro: que se acaso lhe disieilem,

sessem, que para a conservação do Reyno era necessario que ella continuasse o governo, ainda que lhe cus- Anno tasse trabalho, e mortificação, tinha esta proposição facil resposta; a qual era, que se entendera que se com o risco da sua vida ajudava a de todos os vassallos, a que nao perecesse, facilmente a sacrificára; mas exporse ao risco, sem que o seu damno fosse remedio ao Reyno, seria escrupulosa temeridade: que a ultima duvida, a que pedia solução, era na fórma em que havia de retirar-se, se havia de ser occulta, ou publicamente: porque na primeira refolução temia a censura de se entender que fugia; na segunda a suspeita de que desejava que a detivessem : e para fahir de tantas difficuldades tinha o coração em Deos, fonte de todos os acertos, e a confiança nos votos dos Ministros, a cuja direcção entregava o ponto essencial da sua salvação, da sua vida, e da sua authoridade.

Forao muito varios os discursos, que se fizerao sobre este papel, que a poucos dias de communicado foy manifesto, seguindo a desordem dos mais dos segredos dos Principes. Murmuravao os maliciosos, que a Rainha, vendo que era notoria a incapacidade delRey, pertendia affeiçoar os animos defejosos da conservação do Reyno, a que a sustentassem no governo, que sem a sua direcçao suppunha precipitado. Os dependentes do absoluto dominio delRey pertendiao mostrar, que a politica da Rainha era coroar o Infante D. Pedro, e que com o ameaço de se retirar a hum Convento, no tempo em que o Reyno afflicto da furia da guerra, e lastimado dos excessos delRey sluctuava, e gemia, combatido baxel da ira do vento, e da tyrannia das ondas, industriosamente dispunha obrigarem-na a governar, para estender a prorogação da regencia. Os definteressados, e amantes do bem publico conheciao, fem as nevoas da lisonja, que a Rainha justamente opprimida das penas que passava, e das indecencias que padecia, defejava virtuosamente largar o governo, assim pelas contingencias dos successos da guerra, que sendo infelices, como se podia recear do grande poder, que os Caste-

Anno 166 T

Nao tem effeito por urda Rainha.

Castelhanos preparavao, lhe seria mais util achar-se antes retirada, que reinando; como pelo receyo de que ElRey entregue ao arbitrio de homens delordenados, e envolto em o logro dos seus appetites, nao dilataria obrigá-la a tomar por força a refolução, que ella prudente, e voluntariamente abraçava. Esta diversidade de juizos gentes razões fez mais difficil a determinação da Rainha, a quem erao a deixação todos manifestos; porque ornada de virtudes, e de grandeza de animo, desejava clausurar as acçoens da sua vida com acceitação commua, que haviao logrado todas, as que gloriosamente conseguira no decurso della; e juntamente a perturbava o escrupulo de deixar o Reyno nas pouco acauteladas mãos delRey, entregue á ultima ruina; e com estas prudentes, e mal succedidas consideraçoens foy dilatando a sua resolnção, e dispondo com toda a brevidade a partida da Rainha de Inglaterra, e juramento do Infante.

Em quanto a Rainha gastava o tempo nestes virtuosos exercicios, o empregava ElRey em todos aquelles desacertos, de que devia fugir, para se fazer capaz do Imperio, que a idade competente lhe ministrava, e conseguindo que o Infante na sua companhia participasse do mão exemplo dos seus indignos divertimentos, offendia por todos os caminhos as obrigaçõens, em que o havia posto o supremo lugar, para que estava destinado; e como a lisouja, e a ambição dos que lhe assistiao, solicitava a fua total incapacidade, por haverem fundado nella toda a sua fortuna, nao havia caminho virtuoso, que a sua industria nao inficionasse, nem remedio saudavel, que a sua maldade nao corrompesse, com que a natureza, e arte se haviao mortalmente conjurado contra o suturo governo de Portugal.



## HISTORIA PORTUGAL RESTAURADO. LIVRO VI.

## SUMMARIO.



A principio Francisco de Mello ao tratado do casamento da Infanta Dona Catharina com ElRey da Gran-Bretanha Carlos II. depois de voltar de Lisboa a Londres com o titulo de Conde da Ponte, vencendo os obstaculos

do Barao de Butavilla Embaixador a Inglaterra: firmao se as Capitulações, passa com ellas a Portugal. Elege a Rainha segunda vez Embaixador das Provincias unidas ao Conde de Miranda: passa a esta função, e ajusta a paz, superando grandes difficuldades, e embaraços de Inglaterra. Varias noticias da guerra das Conquistas. Elege a Rainha o Mar-

PORTUGAL RESTAURADO, 384 Marquez de Marialva Governador das Armas da Provincia de Alemtejo, e satisfaz ao Conde de Atouguia tirar-lhe este Posto, nomeando-o General da Armada. Passa o Marquez a Alemtejo, que achou governado pelo Conde de Schomberg com felice successo. Sahe em Campanha D. João de Austria. Passa de Estremoz a Elvas com esta noticia o Marquez de Marialva com poucas Tropas: acha o Exercito de Castella visinho a Elvas, retira-se á sua vista, chega a Estremoz. Fabrîca o Conde de Schomberg hum quartel comunicado com aquella Praça: chega á vista delle D. Joao de Austria: intenta atacá-lo sem execução: ganha Borba, e sitia Geromenha. Junto o Exercito, sahe o Marquez de Marialva em Campanha, segue a opiniao de soccorrer aquella Praça, rompendo as linhas: marcha a buscá-las com este intento, que se desvanece á vista dellas: retira-se a fortificar Villa Viçosa, e entrega-se Geromenha, depois de se sustentar alguns dias com valorosa resistencia.

Anno 1661 Paz entre as duas Coroas de França, e Castella, e a retirada do Conde de Soure para este Reyno, deixou por algum tempo separada a communicação entre Portugal, e França, e unicamente ficou em Pariz Duarte Lamego, homem de negocio, com titulo de Agente, e com a morte do Cardeal Massarino, que faleceo a nove de Março, começou a diminuir-se o poder dos Castelhanos; porque tiveras principio as heroicas acçoens militares, e políticas delRey de França Luiz XIV., que até aquelle tempo havias sido menos esplendidas, pelos differentes encantos, que o tinhas divertido.

Os negocios de Roma (como já referimos) estavao suffocados com os ameaços da guerra de Castella.

Francisco de Mello deixamos em Londres dando prin-

principio á negociação do casamento d'ElRey da Gran-Bretanha com a Infanta D. Catharina, e deforte introduzio na vontade d'ElRey os interesses deste tratado, a pezar das negociaçõens dos Castelhanos, que deliberou ElRey, que elle passasse a este Reyno a tratar esta materia com a Rainha Regente, apontando varias condiçoens, que, concedidas, facilitariao o effeituar-se. Embarcou-le Francisco de Mello, chegou em breves dias a Lisboa, e foy recebido da Rainha com tanta satisfação da proposta que trazia, que preferindo este a todos os mais negocios do Reyno, com implacavel ancia excogitou todos os meyos de consegui-lo, vencendo diver-Tos, e forçosissimos obstaculos, que achou em muitos Ministros, que separados de todas as dependencias, olhavao com profundas consideraçõens para os interesses, e authoridade do Reyno. Porêm, vencidos todos os em-Dá principio baraços, voltou Francisco de Mello para Inglaterra con Francisco de o titulo de Conde da Ponte, e a treze de Fevereiro entado oo Catrou em Londres, onde foy recebido com grandes de famento da monstraçoens de contentamento, e na mesma noite foy Infanta D. fallar a ElRey por huma porta interior, de que lhe Cathanna co mandou chave pelo Padre Russel. Deo-lhe conta de que Gran-lictalevava os capitulos ajustados, de que mostrou inteira pha Carlos satisfação, segurando-lhe não faltar á fua palavra de-11. depois de baixo das condiçõens propostas: passou a se congraçar voltar de com os mais Ministros, fundando o mayor empenho no Lendres co Chanceler, que era contado por primeiro Ministro, ac-o titulo de crescentando-lhe o poder, haver casado o Duque York Conde da com sua filha, achando-se o Duque em grande obriga-cendo os obção á Rainha Regente por diversas demonstraçõens, flaculos do que havia feito em seu beneficio, e todos estes esfor-Barao de Buços erao necessarios para divertir os empenhos de varios tavilla Em-Principes, que solicitavas casar ElRey á medida das baixador a fuas conveniencias. O Cardeal Massarino queria que El-Rey cafasse com huma sobrinha sua: o Duque de Parma, por intervenção do Conde de Bristol, com sua irmãa: ElRey de Castella, unido com Holanda, e Dinamarca, propunha casar ElRev, ou com a Imperatriz viuva, ou com a filha delRey de Dinamarca, ou com a da

Anno 1661

Princeza

Anno

Princeza de Orange Maria, ou com a do Principe de Ligny, offerecendo-se a ElRey consideravel dote, e outras conveniencias, e tudo o mais, que Portugal lhe houvesse offerecido. Todas estas negociaçõens fomentava com grande ardor o Barao de Butavilla Embaixador de Castella, incitando juntamente aos Holandezes a que apparelhassem huma Armada muito poderosa para ir sitiar Goa. Instruido plenamente o Conde Embaixador, se queixou a ElRey de entender que attendia a alguma destas practicas. Segurou-lhe a sua constancia, e nomeou em segredo para ajustarem com elle o Tratado do casamento ao Chanceller, ao Marquez de Osmond, ao Conde de Soudthampton, e ao Conde de Monchester seu Camareiro mór; e o Embaixador lhe affirmou, que tudo quanto em Portugal se promettia, se havia de satisfazer pontualmente, e desvanecerem-se as fabulas, com que os Castelhanos intentavao embaraçar o casamento; e que as partes, e perfeiçoens da Infanta segurava elle, serem as que tinha referido, com a lua cabeça, dimittindo por este respeito a immunidade de Embaixador; e representando a ElRey o intento dos Holandezes apparelharem Armada para passar á India, lhe prometteo correr por sua conta divertir esta resolução, e assim o executou, tomando por pretexto tocar-lhe a mediação entre Portugal, e Holanda, de que os Castelhanos, e Holandezes receberao grande pena. Foy continuando a negociação com felicidade, delvanecendo-se a noticia, que o Embaixador de Castella deo a ElRey, de que Antonio de Andrade de Oliva, por ordem da Rainha, havia passado a Madrid, e se entendia tratar-se de ajustamentos entre Portugal, e Castella, o que totalmente desbaratava as promessas do dote, e entrega das Praças. Porêm o Embaixador, como tratava com ElRey tao familiarmente, destruio facilmente todas estas vozes, e servio de mayor justincação fallar o Embaixador de Castella a ElRey com tanta demasia, que o ameaçou com a guerra de Castella, e Holanda, se ajustasse casamento, ou allianças com Portugal; excesso, de que ElRey fez pouco caso, repor-

tando-se em manifestar a colera, que lhe causara esté arrojamento; e segurou ao Embaixador, que nao havia alterado a sua determinação o aperto, com que a Rainha May fomentava o casameuto da filha do Duque de Orleans. Succedeo neste tempo a coroação d'ElRey, que se celebrou a tres de Mayo, a que o Embaixador assistio com grande luzimento. Passada esta função, chamou ElRey a Conselho a nove de Mayo, onde deo conta do intento, que tinha de casar em Portugal, e dos interesses, que lhe resultavao de o conseguir. Todos os Conselheiros approvarao com grandes applausos esta deliberação, o que ElRey estimou summamente, e com esta noticia accrescentou o Barao de Butavilla as suas diligencias: pedio dous mezes de prazo para a conquista de Portugal, e accrescentou a esta practica tao suriosas, e publicas demonstraçõens, que forao geralmente contadas como delirios, principalmente depois de se publicar que elle dera hum papel a ElRey, em que lhe offerecia com o ultimo empenho o cafamento da filha da Princeza de Orange, expresso em huma carta d'ElRey de Castella, que lhe presentou. Concluia o papel, dizendo: "Y por esta demonstracion verá Vue-, ftra Magestad la aficion, que mi Rey tiene a su ser-"vicio, pues llega a romper las obligaciones de la Re-"ligion, solo para dar satisfacion, y gusto a Vuestra "Magestad, y evitar una guerra a Inglaterra. E dando ElRey esta noticia ao Padre Russell, lhe respondeo, que nao se espantava de que os Castelhanos em prejuizo do intento de Portugal offerecessem dotar Princezas herejes, porque o mesmo entendia que fariao ás Turcas; resposta que ElRey celebrou, e para mayor firmeza da fua vontade, deo ao Embaixador huma carta para a Rainha na fórma seguinte:

"S Enhora, bem sey que o Embaixador de V. Ma-"S gestade o Conde da Ponte tem representado a "V. Magestade muito particularmente tudo o que tem "passado no principal negocio, que para V. Magesta-"de, e para mim he de tanta importancia; e nesta sup-Bb 2 "posição

Anno 1661

Anno 1661 " posição não póde V. Magestade deixar de haver enten-"dido, que na dilação de publicar o que ja está certo, "e inteiramente acordado entre nós-outros, não houve "culpa; porque foy precisa para bem das duas Coroas; " porque supposto que todas as particularidades se aju-" stassem totalmente, pouco depois de chegado o Con-" de Embaixador de V. Magestade, entre elle, e os Com-"missarios, que lhe nomeey para ajustamento do trata-"do, nao julguey conveniente declarar antes de agora "a minha resolução, o que ja fiz ao Conselho de Esta-"do, estando nelle presentes todos os meus Conselhei-"ros, nos quaes achey tao grande inclinação, appro-" vação, e consentimento, que nem hum só parecer ,, houve em contrario; o que foy huma circunitancia " tao importante, e para mim de tanta satisfação, que "com hum tao bom presagio nao posso deixar de es-"perar neste negocio muitas, e muy grandes felicida-" des. Dentro de poucos dias determino manifestá-lo a "todo o mundo, porque nao falta mais, que copiar "as capitulaçõens, e firmá-las, o que le fará bem de-" pressa; e logo que estiver executado, se embarcará o ", Conde Embaixador a dar conta a V. Magestade de tu-"do o referido, a cuja prudencia, e actividade se de-" ve attribuir o effeito deste tratado; porque elle toy " quem me fez as primeiras propofiçõens, e não houy, ve outra pelloa a quem eu communicasse, ou com quem "negociasse a minima circunstancia desta materia. Em " chegando a essa Corte o Conde Embaixador, aguar-"darey por instantes com a mayor impaciencia avilo ", de V. Magestade, para partir a minha Armada a trans-"portar a este Reyno a Serenissima Infanta, minha le-"nhora, e bem querida; fegurando-lhe todos aquelles ", rendimentos, que em mim cabem, e que nao pollo "ter mayor felicidade, que a posse de tao ditosa espe-, rança; e rogo a V. Magestade com todas as instancias " que estejao promptas as preparaçõens precisas, para " que a Armada, quando chegar, se não dilate a minha "dita, e bem todo, hum só instante daquelle, que for " precito. Deos guarde a muito Real Pessoa de V. Ma-"geita" gestade, como muito desejo. Londres, quatorze de

" Mayo de mil e seiscentos sessenta e hum.

Esta carta foy pata o Embaixador de inestimavel preço, por ser hum seguro delRey nao faltar á sua palavra. Remetteo-a á Rainha, e deo as graças ao Duque de Yorck com todas as demonstraçõens de agradecimento, conhecendo dever-se ás suas instancias a conclusao do casamento; mysteriosa diligencia, que o tempo ve-

yo a descobrir, como particular auxilio Divino.

Constou ao Embaixador de Castella a pressa com que caminhava o Tratado do cafamento de Portugal, e esforçou a negociação com o mayor empenho, e deo a ElRey hum memorial, cuja substancia era: que elle Ihe havia presentado outro em vinte e oito de Março, em que claramente mostrava as perigosas consequencias do casamento de Portugal, como tambem as solidas vantajens, que Sua Magestade poderia alcançar del Rey Catholico na occasiao presente, com paz, quietação, e commercio, desamparando as chimericas proposiçõens feitas pelos Portuguezes, que só offereciao conveniencias duvidosas, por nao terem posse alguma legitima, que as qualificasse, e só podiao servir de se abrir huma guerra entre Castelhanos, e Inglezes. E por quanto nao navia elle Embaixador recebido resposta alguma, havendo-lhe Sua Magestade muitas vezes segurado lha havia de dar, por cujo respeito se via obrigado lembrar a Sua Magestade a satisfação desta promessa, e referirlhe, conforme as ultimas ordens, que recebera delRey seu Senhor, que alem das offertas, que havia feito por varias Princezas, e ultimamente pelas de Dinamarca, e Saxonia, de novo propunha (como já fizera) a Sua Magestade a Princeza de Orange, a quem Sua Magestada Catholica queria dotar com as mesmas vantajens, que havia promettido com as duas Princezas referidas, ou com aquellas que havia proposto com a Princeza de Parma, sendo a razao, que o obrigava a esforçar as proposiçoens da Princeza de Orange, entender que seria de grande fatisfação aos Vasiallos de Sua Magestade, por varias, e grandes consideraçoens, que se dei-Bb ₹

Anno 1661

1661

xavao conhecer, particularmente pela visinhança desta Anno Princeza, que era o ponto mais essencial, por evitar dilaçoens, principalmente estando a conclusão exposta a tantas mudanças, e accidentes, que a poderiao embaraçar na certeza, de que a continuação da paz entre Inglaterra, e Castella nao podia subsistir, como ElRey poderia mandar ver na Junta do Commercio, examinando-se tambem nella os papeis, que se derao por parte de Portugal, por ser infallivel se conheceria claramente quanto erao mayores os interesses do Commercio de Castella, que os de Portugal: e que quanto ao dote, que ElRey Catholico offerecia com qualquer das Princezas propostas, em que elle Embaixador tinha conhecido fazer-se reparo por inferior, que era o mesmo, com o qual outros grandes Reys se contentárao. E querendo Sua Magestade em lugar de mayor dote outras conveniencias proporcionadas, fosse fervido declará-las na certeza de as confeguir da boa vontade, e poder delRey Catholico, que as podia segurar com paz, e quietação; o que se não seguiria das offertas de Portugal duvidosas, e sem fundamento. ElRey da Gran-Bretanha, tanto que leo este papel, o entregou ao Embaixador, mais para lhe manifestar a sua confiança, que por necessitar de resposta; porque todas as razoens apparentes, que o papel continha, havia o Emhaixador encontrado muito anticipadamente, e já seguro na vontade delRey, lhe serviao as diligencias do Embaixador de Castella mais de triunfo, que de receyo: e ElRey, para justificar o seu empenho, mandou ao Secretario de Estado Nicolás a cafa do Embaixador de Castella, a significar-lhe o sentimento, com que se achava das razões do papel, que lhe dera, e da refolução de o fazer imprimir: que esperava que ElRey de Castella lhe desse satisfação de hum tao excessivo arrojamento: que obrigado desta queixa havia ordenado aos feus Conselheiros de Estado, que nenhum communicasse com elle. Com estas demonstraçõens delRey concorrérao a dar os parabens ao Conde Embaixador os Embaixadores dos Estados Geraes, e de outros Principes,

e nas Casas do Parlamento dos Senhores da Nobreza, e communs, se tomarao assentos com grandes expressoens no contentamento, com que celebravao a fortuna de Inglaterra no calamento de Portugal; e ElRey, seguro da fatisfação geral de todos feus Vassallos, entrou no Parlamento a dezoito de Mayo com grande ostentação, e referio as razoens seguintes: He certo que, reconhecendo o que vos devo, tivera por ingratidao retardarvos a nova mais alegre, que podeis receber, declarando-vos a resolução que tenho tomado de eleger esposa: deliberação que por tao repetidas vezes me tendes advertido, e que eu nao perdi da memoria, depois que entrey em Inglaterra, na confideração de ser este o mavor interesse de meus Vassallos. A duvida da escolha dilatou a execução deste intento; mas conhecendo que, se quizesse apurar os inconvenientes, primeiro me verieis velho, que casado: estou resoluto de eleger por esposa a Princeza de Portugal, podendo segurar-vos ser aquella que em Europa mais convinha ao bem deste Reyno, e que quando propuz este intento ao meu Conselho privado, sem cujo parecer nunca resolvi, nem resolverey cousa alguma de publica importancia, nao achey hum fó voto, que nao approvasse com inexplicavel alegria a minha eleição; vaticinio que venerey como maravilha, entendendo que pelo Ceo era approvado este intento, por cujo respeito resolvi tomar a ultima conclusao com o Embaixador de Portugal: o qual parte para aquelle Reyno com o Tratado affinado, que contêm grandes vantajens nossas, e eu sico tratando com a brevidade possivel de fazer conduzir a este Reyno hua Rainha, que ha de trazer comfigo para mim, e para vós grandes felicidades.

Havendo referido ElRey da Gran-Bretanha esta oração, e na ultima clausula della (que he digna de particular reparo) pronosticado o successo, que vimos na sua morte, (effeito que se deve attribuir ao zelo, virtude, e diligencia da Rainha D. Catharina) sez o Chanceler outra larguissima oração, em que expôs as grandes vantajens de Inglaterra no casamento de Portugal, Bb 4

Anno

1661

e os embaraços, que havia interposto o Embaixador de Anno Castella, de quem dizia por palavras expressas, que não era muito prevenido em dar confelhos, nem em confervar os que dava, e que as fuas offertas erao tao artificiosas, que por hum pequeno dote, que offerecia, pedia a entrega de Dumquerque, e Jamaíca, offerecendo todas as Princezas de Europa livres do dominio delRey de Castella, e outras condiçõens tão fantasticas, que erao mais dignas de desprezo, que de attenção. Todos os que se acharao no Parlamento approvárao com grande alegria a resolução delRey, e lhe derão o parabem: e para expressar mais o seu contentamento, declarárao, que a milicia do Reyno estivesse a seu unico arbitilo, faculdade, que feu Pay nunca pode confeguir; e que fe queimasse o Convenan, de que se havias originado tas grandes damnos á Cafa Real, sem embargo da contradição dos Presbyterianos. A esta approvação do Parlamento de Inglaterra se seguio a do Parlamento de Escocia com tantas expressoens da sua satisfação, que dizia estas palavras: O casamento del Rey com a Princeza de Portugal he tao grande honra nossa, que nao somos capazes de fazer retorno equivalente. A mesma declaração sez o Parlamento do Reyno de Irlanda. ElRey, fatisfeito de todas estas demonstraçõens, procurava com todo o cuidado os interesses de Portugal, oppondo-se a todos os intentos dos Holandezes contra esta Coroa, e folicitando a conrespondencia da Rainha Regente com ElRey de França, o que não foy difficil de confeguir depois da morte do Cardeal Maffarino, conhecendo ElRey que da uniao de l'ortugal, como depois experimentou, haviao de refultar as mayores conveniencias de França no abatimento das forças de Castella.

Portugal.

Ajultadas tao difficultofas, e effenciaes circunftan-Firma o fe as cias pela intelligencia, zelo, e actividade do Conde da cocs : passa Ponte, assinou ElRey o Tratado da paz, e casamento, com ellas a que continha em vinte artigos publicos, e hum secreto, a substancia seguinte: Que todos os Tratados seitos do anno de seiscentos e quarenta e hum até aquelle tempo entre Portugal, e a Gran-Bretanha, se ratissicariao, e

confir-

confirmariao por aquelle Tratado: que ElRey de Fortugal entregava a Cidade, e Fortaleza de Tangere a Anno ElRey da Gran-Bretanha com tudo o que lhe pertencesse, e para este effeito mandaria ElRey da Gran-Bretanha cinco Náos de guerra ao porto de Tangere, e que a entrega se effeituaria depois de celebrado o casamento, concedendo-se aos soldados, e moradores, on passagem livre para Portugal, ou sicarem vivendo em Tangere com livre exercicio da Religiao Catholica Romana, e todos os bens que na dita Cidade possuissem: que ElRey mandaria a Lisboa a fua Armada com toda a preparação, e decencia, para conduzir a Rainha de Inglaterra: que ElRey de Portugal se obrigava a dar em dote a sua Irmaa dous milhoens de cruzados Portuguezes, hum, que em dinheiro, e generos iria na Armada, e outro, que pagaria no termo de hum anno: que El-Rey permittia a toda a Familia da Rainha livre exercicio da Religiao Catholica Romana, para cujo effeito a Rainha em todos os Palacios, em que estivesse, teria Capella com todos os Capellaens, que fossem necessarios para o exercicio, e decencia do culto Divino, e que ElRey nao persuadiria, nem constrangeria a Rainha por si, ou por outra alguma pessoa, nem The daria molestia na profissao da Religiao Catholica: que dentro de hum anno, depois da chegada da Rainha, Îhe constituiria ElRey, e estabeleceria de doação em razão do casamento trinta mil livras Inglezas cada anno, e hum Palacio, em que a Rainha refidisse, ornado, e guarnecido com todas as alfayas convenientes á fua graudeza, as quaes lograria em sua vida, ainda que excedesse em dias a seu marido: que a sua Familia se comporia de todos os criados, e grandeza, que havia tido a Rainha May: que succedendo viver mais tempo a Rainha que ElRey, e quizesse tornar a Portugal, ou ir para outra alguma parte, o poderia fazer livremente, e levar comfigo todas as fuas joyas, bens, e moveis, para cujo effeito ElRey da Gran-Bretanha obrigava a si, e a seus herdeiros, e fuccestores, os quaes mandariao conduzir a Rainha honorificamente, e com toda a segurança á sua propria cus-

1661

ta, e despeza com o decoro conveniente a grandeza da Anno sua pessoa, obrigando juntamente a seus herdeiros, e successores a pagarem a Rainha as trinta mil livras cada anno, como se estivera em Inglaterra: que ElRey de Portugal concedia a ElRey da Gran-Bretanha a Ilha de Bombaim na India Oriental com todas as fuas pertenças, e senhorios, para ficarem daquelle porto mais promptas as suas Armadas para soccorro das Praças de Portugal na India, ficando livre aos moradores, que nao quizessem sahir das suas casas, o uso da Religiao Catholica Romana: que os Mercadores Inglezes, nao excedendo o numero de quatro familias, poderiao residir em todas as Praças da India do Dominio de Portugal, e em todas as Cidades principaes da America: que restaurando-se a Ilha de Ceilao, daria ElRey de Portugal ao da Gran-Bretánha o livre dominio do porto de Gále, ou se recuperasse a dita Ilha com as Armas de Portugal, ou com as Armas de Inglaterra, ficando livre a Praça de Columbo, e todo o mais senhorio da Ilha a EIRey de Portugal: que em confideração de tantas vantajens como Inglaterra recebia no casamento da Rainha, promettia, e declarava, com confentimento do seu Conselho, trazer sempre no intimo do coração as conveniencias de Portugal, e de todos seus Dominios, defendendo-o de seus inimigos com as mayores forças do seu Reino, assim por mar, como por terra, como a mesma Inglaterra, e que a sua custa mandaria a Portugal dous Regimentos de quinhentos cavallos cada hum, e dous Terços de Infantaria, cada hum de mil Infantes, armados á custa del-Rey da Gran-Bretanha; porêm depois de chegarem a Portugal, seriao pagos por conta delRey D. Affonso, e diminuindo-se na guerra, se haviao de reencher com novas levas á custa delRey da Gran-Bretanha, assim os Terços, como os Regimentos da Cavallaria: que ElRey da Gran-Bretanha promettia, com consentimento, e deliberação do seu Conselho, assistir a Portugal com dez Navios de guerra, os de mayor força, e mais bem apparelhados das suas Armadas, todas as vezes que fosse invadido de quaeíquer Naçoens; e que fendo as Costas infestainfestadas de Piratas, mandaria todos os annos tres, ou quatro Náos de guerra com mantimentos para oito me- Anno zes, que se contariao do tempo que dessem á véla de Inglaterra para seguirem as ordens delRey de Portugal; é em caso que ElRey de Portugal quizesse que estes Navios se detivessem nas Costas do seu Reyno mais de seis mezes, seria obrigado a lhes dar mantimento todo o tempo da dilação, e mais hum mez para a viagem até Inglaterra; e que dado caso, que ElRey de Portugal fosse, mais estreitamente apertado das Armadas de seus inimigos, todas as Náos delRey de Gran-Bretanha, que em qualquer tempo estivessem no mar Mediterraneo, ou porto de Tangere, teriao ordens para obedecer a tudo o que ElRey de Portugal lhes mandasse, assistindo nas partes onde fossem necessarias para sua ajuda, e soccorro; e em razão das sobreditas concessoens, os herdeiros delRey da Gran-Bretanha, e seus successores em nenhum tempo jámais pediriao satisfação alguma por estes soccorros: que álem da faculdade, que ElRey de Portugal tinha de fazer gente em Inglaterra em virtude dos Tratados passados, ElRey da Gran-Bretanha, pelo presente Tratado se obrigava, se acaso Lisboa, a Cidade do Porto, ou outra qualquer Praça maritima fosse sitiada, ou apertada pelos Caltelhanos, ou outros quaesquer inimigos, de dar foccorros convenientes de foldados, e Náos conforme os accidentes, que sobreviessem, e a necessidade de Portugal o pedisse: que ElRey da Gran-Bretanha com confentimento do sen Conselho protestava, e promettia que elle nunca faria paz com Castella, que lhe pudesse directe, ou indirecte ser minimo impedimento a dar a Portugal pleno, e inteiro foccorro para fua necessaria defensa, e que nunca restituiria Dumquerque, ou Jamaica a ElRey de Castella, nem se descuidaria jámais de fazer túdo o que necessario fosse para ajuda de Portugal, ainda que por qualquer respeito se achasse obrigado a fazer guerra a ElRey de Castella. Tambem se ajustou, e acordou por ElRey da Gran-Bretanha, que em razao do dote, que recebia delRey de Por-

1661

Anno

Portugal com a Rainha sua mulher, renunciava todas as suas heranças, e direitos, assim paternos, como maternos, ou qualquer herança que pudesse ser de terras. casas, moveis, joyas, ou dinheiro, que por qualquer direito, ou titulo lhe pertencessem conforme as Levs de Portugal; e que só exceptuava nao renunciar os titulos, que lhe pertencessem em Direito, na falta de successor á Coroa de Portugal, na qual entraria a Rainha, e seus descendentes; e finalmente por artigo secreto, que ElRey da Gran-Bretanha se obrigava a mediar a paz entre ElRey de Portugal, e os Estados de Holanda, e que nao podendo consegui-lo, mandaria huma Armada á India, que tomasse posse de Bombaim, e sizesse guerra aos Holandezes na defensa do Dominio de Portugal. Forao estas Capitulaçõens firmadas solemnemente por ElRey com todas as ceremonias legaes de Inglaterra, e pelo Embaixador, que brevemente passou a Portugal com ellas, onde foy recebido com grande contentamento da Rainha Regente, e differentes affectos da Nobreza, e Povo; porque a Rainha a todo o custo lhe parecia barato confeguir o cafamento da Infanta com ElRey de Inglaterra; e os Povos fentiao vivamente a entrega de Tangere, e a de Bombaim na escrupulosa mudança da Fé Catholica aos erros hereticos, que os moradores, que quizessem ficar na antiga habitação das fuas casas, se expunhao a seguir; e desembolso de dous milhoens, que entendiao não era o caminho menos feguro da defensa de Portugal, dispenderem-se nos soccorros, de que os Exercitos necessitassem: porêm os que mais profundamente discursavao na importancia deste negocio, e nas occurrencias daquelle tempo, conheciao que o zelo, industria, e capacidade do Conde da Ponte vencêra difficuldades, que pareciao insuperaveis, em concluir o casamento, pela poderosa opposição dos Castelhanos, e de todos seus alliados, e confeguira tao poderosos soccorros de Inglaterra, que contrapezárao as despezas do dote; îporque as Armadas promettidas nas Capitulaçõens para defensa de toda a

Anno 1661

Cósta de Portugal, desvanecerao os intentos dos Caste-Ihanos, de se animarem á conquista pertendida juntamente por mar, e por terra, em manifesto perigo da conservação de Portugal; e os Holandezes abaterão a cavilosa industria, com que pertendiao valer-se da conjunctura da paz de França, e Castella, em notorio damno de Portugal, para adiantar a conquista da India, e restaurar as desgraças padecidas na América; e estas confequencias foran tan confideraveis, como depois se experimentarao: e sendo a despeza de Portugal só por huma vez, a obrigação dos foccorros, e Armadas ainda hoje existe, e so nas quatro fragatas, que devem andar todos os annos, oito mezes, correndo a Cósta contra os piratas, se póde restaurar, quando se necessite dellas, parte do cabedal desembolfado; e succedendo voltar a Portugal a Rainha da Gran-Bretanha, róde restituir ao Reyno, no largo rendimento da renda de Inglaterra expressada nas capitulaçoens, muita parte do cabedal, que tirou delle.

O Conde da Ponte, logo que chegou a Lisboa, tratou com a Rainha da entrega de Tangere, e Bombaim com todo o segredo, e de se ajuntar o dinheiro para satisfação do dote, e aprestos da casa da Rainha, que partio no anno seguinte, na fórma que em seu lugar re-

feriremos.

Deixámos o Conde de Miranda eleito segunda vez Elege a Raipela Rainha Regente Embaixador ás Provincias Unidas, nha segunda persuadida da prudencia, e industria, com que havia fador das Procilitado os grandes embaraços da conclusão da paz de vincias unididades; e havendo partido para este Reyno em o pridas ao Conmeiro de Setembro do anno antecedente ao que escrede de de Miranda; passe quatro de Dezembro, e com melhor viagem, do que e ajusta a passe permittia o rigor do Inverno, chegou em vinte dias ao superando porto de Guré da Provincia de Holanda proximo á Cisticulades, e adade de Rotardao. Hum dos pontos mais estenciaes das embaraços instrucçõens, que levava, era o ajustamento da paz com de Inglateras Provincias, com as excepçõens, que a Rainha tinhara, ratissicado, ordenando expressamente ao Conde Embaixador,

Anno 1661 xador, que antes que as Provincias ouvissem tratar da recompensa do Commercio, houvesse de interpor ElRey da Gran-Bretanha a sua authoridade Real, e que com toda a diligencia lhe desse noticia de tudo o que obrasse, representando-lhe, e pedindo-lhe quizesse, ou acordar a paz, ou desistir do intento da sua queixa, que era concederem-se aos Holandezes iguaes privilegios, que aos Inglezes no Commercio; ou assentar o poder, e soccorro, com que Portugal havia de resistir á guerra de Holanda; e todas estas proposiçõens erao tao dissiceis de concordar, que justamente receava o Conde Embaixador na viagem, e rigor do Inverno, mais que

as tormentas do mar, as tempestades da terra.

Havia chegado Diogo Lopes de Ulhoa ao porto de Tessel em Amsterdas a vinte e cinco de Novembro, e no melmo ponto que fahio em terra, conforme as ordens da Rainha, tinha despachado hum proprio a El-Rey da Gran-Bretanha com aviso das ordens que levava, de que pedia a resposta a ElRey tao breve, que se anticipasse a sua negociação á conta, que havia de dar aos Estados, da fórma, que a paz vinha ratificada pelo Embaixador; e desejando Diogo Lopes prudentemente estender os espaços aos vagares das expediçõens de Inglaterra, sem passar a Haya, se deteve em Amsterdao a titulo de doente, e neste intervallo ganhou tempo, com que foy communicando com os Ministros o que lhe pareceo mais conveniente, antes de se declarar aos Estados a fórma, em que o Tratado da paz vinha ratisicado, alcançando de algumas intelligencias a disposição do animo de todos os Ministros, que haviao de resolver esta materia. Resultou desta negociação conhecer, que o estado do tempo pedia suspendesse o effeito da ordem, que havia levado d'ElRey; sendo a razao mais forçofa haver a Provincia de Groningue, huma das cinco, com quem se tinha ajustado a paz, retrocedido desta resolução; negando ao seu Commissario poder para a acceitar na fórma em que o havia feito, e tendo-o prezo por esta causa; e por esta resolução ficavão das sete Provincias 16 quatro conformes em ajustar a paz, e

65 L Abstra Genelling Genelling Genelling Genelling

por este respeito qualquer embaraço bastava para divertir huma das Provincias, com que de todo ficaria def- Anno vanecido o Tratado; e os Ministros, que a desejavao, persuadirao a Diogo Lopes de Ulhoa, que o nao presentasse, entendendo, que como a ratificação trazia excepçoens no Commercio, a Provincia de Holanda, que era a que a facilitou, seria a primeira que a duvidasse: e vendo-se Diogo Lopes no perigo de lhe ser preciso obedecer á ordem que levava da Rainha, ou romper o Tratado da paz, assentou com os Ministros, que desejavao o effeito della, que elle pedisse ordem aos Estados para declarar o negocio, que a Rainha lhe mandava propor, e que elles facilitariao negar-se-lhe esta permissao, valendo-se do pretexto de não haver mandado a Rainha publicar a cessão de Armas em Europa na fórma da expressaó de hum dos artigos da paz. Teve effeito esta diligencia, ajudando-a o Enviado de Inglaterra, e ficou Diogo Lopes esperando a chegada do Conde Embaixador. Do porto de Gurê passou o Embaixador a Haya, onde entrou a vinte e seis de Dezembro, e achou naquella Corte a Diogo Lopes de Ulhoa, e Jeronymo Nunes da Costa, que por sua ordem haviao de Amsterdao passado a ella. Foy grande o aperto, em que justamente entrou o cuidado do Embaixador com a noticia da difficuldade, que achava, para os Estados Geraes admittirem pratica de recompensa nas excepçõens, que levava o I ratado da paz a respeito das instancias d'El-Rey de Inglaterra; porque os Estados, quanto mayores erao as diligencias dos Inglezes, tanto mais cresciao os ciumes da sua isenção, e em nenhuma fórma se queriao conformar com outro partido mais, que em affinar o Tratado da paz ajustado em Agosto antecedente; e-esta noticia, e todos os perigos deste negocio repetio o Embaixador ao Enviado de Inglaterra, lembrando-lhe o perigo da India na grossa Armada, que a Companhia Oriental prevenia contra o Dominio de Portugal, como a elle lhe constava, e que todos estes intentos produzia a dilação de fe firmar a paz, que 1ó embaraçavão os interesses de Inglaterra; e lhe pedio quizesse fazer presen-

1661

Anno 1661

presente tudo o referido a ElRey da Gran-Bretanha, e a seus Ministros: e ao mesmo tempo fez o Embaixador aviso a Ruy Telles de Menezes, que em ausencia de seu cunhado o Conde da Ponte ficou affistindo com grande applicação, e actividade aos negocios de Portugal na Corte de Londres, e remetteo-lhe cartas para El-Rey, e para o Chanceler com distincta informação do estado em que se achava, e duvidas que tinha a conclusao da paz, seguindo a instrucção, que levava da Rainha, para observar esta diligencia. Promptamente respondeo o Chanceler ao Conde Embaixador, e depois de varias offertas lhe dizia, que no que tocava ao Tratado da paz, ElRey mandava ordem ao feu Enviado para ajudar os intentos de Portugal, e concluir o Tratado. Com este aviso buscou o Conde Embaixador ao Enviado para saber a ordem, que havia recebido, e entendeo delle, que ElRey lhe ordenava, que apuradas todas as negociaçõens, no ultimo ponto cedesse da parte d'El-Rey na pertenção de não querer ElRey igualdade no Commercio. Não diminuio ao Embaixador esta ordem o cuidado com que estava, conhecendo que a particula de chegar ao ultimo ponto, fazia dilatada a concluíao do Tratado, que era necessario abbreviar-se antes da monção da India, por se não anticipar o perigo ao remedio; que em caso que se nas ajustasse, ficava a ElRey da Gran-Bretanha a escusa de não haver sido causa do damno, que se padecesse, por ter dado a permisiao em tempo habil; e ainda descobria mais a destreza; nao pattar esta concessao d'ElRey ao Chanceler a expressar, nem ao Embaixador, nem a Ruy Telles, sicando 1ó fiada na verdade do Enviado; pequena segurança em empenho tao consideravel, principalmente depois que os Ministros, mandados a similhantes funçoens, introduzirao a especiosa politica de offerecer aos Principes as pelloas para o caftigo na palayra, que quebrao, e nos ajustamentos, que negao em beneficio das fuas Coroas; porêm o Embaixador armando-se prudentemente de cautéla contra cautéla, nao mostrou ao Enviado refentimento algum, e dando-lhe as graças do

1661

que lhe havia referido, disse que tinhao chegado ao ultimo ponto, que ElRey de Inglaterra tomava por ter- Anno mo para dispensar, sem queixa sua, a conclusão do tratado da paz, visto os Estados nao quererem ouvir outra alguma proposta. Respondeo o Enviado, que as diligencias, que ElRey lhe mandava fazer, ainda não estavao apuradas, que vista a conclusao dellas, The daria em breves dias a ultima resposta. Concordou o Embaixador nesta proposição, porque não havia trazido ratificado o tratado da paz, querendo a Rainha, antes de se affinar, conseguir o beneplacito d'ElRey da Gran Bretanha; e o Embaixador fez promptamente aviso á Rainha da resposta do Enviado de Inglaterra, pedindolhe remettesse o tratado assinado. Passarao-se os dias do termo, que o Enviado havia tomado para applicar as fuas diligencias, e vendo o Embaixador que elle continuava a destreza de o embaraçar sem conclusao, escreveo ao Chanceler os apertados termos, em que se achava o negocio da paz, cujo prazo da conclusao nao chegava mais, que até seis de Agosto: que o perigo do estado da India era manifesto, e que elle totalmente dependia da declaração da ultima vontade d'ElRey da Gran Bretanha por escrito, entendendo que ElRey ie achava tao empenhado na conservação de Portugal, que nao havia de querer ser instrumento do seu prejuizo. Remetteo o Embaixador esta carta a Ruy Telles, que a entregou ao Chanceler com hum memorial aberto, do que ella continha, e instou desorte com ElRey, e com elle pela resposta; que a conseguio dentro de breves dias; e remettendo-a ao Embaixador, entendeo della, que ao Enviado hia ordem para fazer tudo, o que o Embaixador lhe diffesse convinha ao serviço d'ElRey de Portugal. Buscou logo o Embaixador ao Enviado, que confessou ter esta ordem, e assim o sirmou em hum escrito; que dec ao Embaixador; pedindo-lhe porêm amigavelmente lhe desse permissao para continuar as diligencias em beneficio do commercio de Inglaterra, que de todo nao havia apurado, o que o Conde Embaixador facilmente lhe concedeo; porque como ainda

Anno 1661 nao tinha o tratado assinado, todas as dilaçõens seitas pelo Ministro de Inglaterra erao em justificado beneficio do seu procedimento; e sem dilação remetreo a Rainha a copia do escrito, tornando a instar pelo tratado da paz sirmado. Os Estados, somentando lhes a desconsiança os Ministros de Castella, instarao ao Embaixador pela conclusão da paz, e elle com toda a destreza soy temperando estas difficuldades, conseguindo a sua prudencia a feliz execução deste negocio, como veremos no anno seguinte.

Varias noticias da Conquista de Tangere.

O Conde da Ericeira D: Fernando de Menezes continuava o governo da Cidade de Tangere: com as esperanças da chegada de D. Luiz de Almeida, que a Rainha lhe havia nomeado por successor, dobrava o cuidado, e a vigilancia, para que o fim do feu governo approvasse com a felicidade as grandes fortunas, que tinha confeguido em todo o tempo, que havia durado: e como a tenção recta, com que procedia, é o prudente valor, com que executava, nao enfraqueciao por algum accidente, veyo a coroar, como desejava, o progresso do seu governo, respeitando os Mouros desorte a sua industria, que poucas vezes corriao o Campo;, porque como fe nao atreviao a executar este intento sem grande poder, e a utilidade rera menor que a despeza, esperavao na mudança do governo mudança da fortuna. Mandou o Conde fazer algumas entradas, todas prolperamente fuccedidas; e a vinte e hum de Junho chegou D. Luiz de Almeida a Tangere, e desembarcando fem dilação, o hospedou o Conde magnificamente, e largando-lhe a cafa dedicada para os Governadores, paffou a outra, e dentro de breves dias embarcou nas Caravélas, em que D. Luiz havia chegado, com a Condessa sua mulher, sua filha Dona Joanna de Menezes, e a fua familia ; e deixando nos moradores geral fentimento da fua partida; pelos grandes interesses, que the haviao refultado da fua affiftencia; partio para o Algarve, onde chegon felizmente: passando a Lisboa ; achou no favor da Rainlia merecida fatisfação de seu procedimento. De Luiz de Almeida deo principio ao seu: gover-

governo com pouca felicidade, como em seu lugar referiremos, sendo que o seu valor, e o seu juizo pro- Anno

mettia outra fortuna. J. 1980 a la Etta Palino O Estado da India governavao Antonio de Sousa Coutinho, e Francisco de Mello de Castro No princicias da Con-pio deste anno nomearao por successor de Miguel Gri- quista da Inmaldo para a guarda da Barra a Manoel Furtado de Men-dia. doça com seis navios, e titulo de Capitao mór do Norte. Neste tempo chegou a Goa de Cochim o Capitao mór Bernardo Correa com os navios ; que havia levado o anno antecedente ao foccorro daquella Cidade; e porque o receyo do poder dos Holandezes se nao diminuia, se apparelharao os navios de novo, e tornou a voltar com elles Bernardo Correa para Cochim a tempo , que os Holandezes haviao tomado a Fortaleza de Coulao, governada por Fernando dos Santos, foldado valorofo; porêm o valor dos Governadores não fe póde diffundir pela fraqueza das muralhas, e estreiteza das guarniçoens, causa da entrega de Coulao. Os Holandezes mandarao para Surrate os soldados, que o guarneciao, e o Governador com os casados para Cochim. Bernardo Correa levou ordem dos Governadores para mandar soccorro a Tanor, e que com arbrevidade possivel voltasse para Goa, procurando deiviar-se de pelejar com os Holandezes. Chegando a Barçalor, achou fobre ferro huma não Holandeza de guerra: investio-a, nao quizerao os Holandezes esperar o encontro, picarao a amarra, e fugirao para o mar. Seguio Bernardo Correa a sua derrota, e não podendo alcançá-la, entrou em Tanor, onde achou ao Sargento mayor Domingos Coelho de Ayala com algumas Almadias para a recondução do soccorro. Entregou-lho, e voltando para Goa, encontrou hum navio de remo Holandez, que rendeo facilmente. Entrou com elle na Barra, e com intrepida resolução, e confiança na ligeireza dos navios de remo, investio a Armada de Holanda, que para mostrar o pouco caso, que fazia deste intento, nao disparou peça alguma. Recolheo-se o Capitao mór á Fortaleza da Auguada, e pouco tempo antes havia pelejado o Capitaó Cc 2

1662

mór varias vezes, principalmente quatro legoas de Mur-Anno mugao, com hum pataxo, e hum navio Holandez, e assim neste, como em todos os mais encontros tinha mos-

trado valoroso procedimento.

Os Governadores intentarao mandar este anno não ao Reyno, que casualmente se queimou; desgraça, que lhes impossibilitou apparelhar outra. Despedirao as de Mombaça, e Moçambique, comboyadas pelo Capitao mór Manoel Furtado de Mendoça, e em fua companhia passou para o governo de Moçambique D. Manoel Mascarenlias, e para governar Dio partio Antonio de Saldanha. Os Governadores tiverao aviso, que os Holandezes atacavao Cangranor, mandarao soccorrer esta Fortaleza por Bernardo Correa com seis navios; chegando, conseguio retirarem-se os inimigos. Voltou para Goa, e a Armada de Holanda le retirou daquella Barra nos ultimos de Mayo. Chegou no mez seguinte á Barra de Murmugao defarvorado em huma não do Reyno o Capitao Francisco Rangel Pinto, que partio de Lisboa na monção de Abril em companhia de Manoel Botelho de Amaral, que se perdeo na Ilha de S. Lourenço, onde morreo quali toda a gente do feu navio.. Francisco Rangel levou ordem da Rainha Regente para succederem a Antonio de Sousa Coutinho, e Francisco de Mello de Castro no governo da India D. Manoel Mascarenhas, Luiz de Mendoça, e D. Pedro de Alencastre; e em aufencia de Manoel Mascarenhas, que estava governando Moçambique, tomarao posse Luiz de Mendoça, e D. Pedro de Alencastre. Foy a primeira deliberação de Luiz de Mendoça prender na cadêa publica a D. Francisco de Lima, com quem nao professava muita amizade, contra o parecer de D. Pedro de Alencastre. Era a caula varias culpas, que lhe accumulavao no governo antecedente; e D. Pedro, nao podendo evitar-lhe a prizao, lhe facilitou a liberdade, dando-lhe adito para fugir da prizao com o carcereiro; e bastou esta primeira differença dos dous Governadores, para nunca; mais se conformarem, em grande prejuizo da confervação daquelle Estado, cuja desgraça sempre teve origem mais nos animos,.

1662

animos, que nos homens. Neste tempo desembarcarao os Arabes em Bombaim, onde affistia, pelo dominio que Anno tinha naquella parte, D. Rodrigo de Monsanto. Saltarao em terra na praya de Colleo, sem lhe fazer oppofiçao Jorge da Silva Coelho, que havia chegado de Basfaim por Capitao mór de algumas Machuas. Os Arabes correrao toda a Ilha, e saquearao as Aldêas de Mazagao, Parella, e Máim, donde levárao confideravel despojo. Tenho noticia, de que desembarcavao, Joao de Siqueira de Faria, que governava Bassaim, mandou acudir a este damno a D. Alvaro de Attaide, e Valentim Soares, e toda a gente, que pode juntar: porêm chegando a Bombaim, onde havia mais de dous mil homens, e achando ainda os Arabes em terra ( que erao só seiscentos) não receberão mais damno, que degolarem-lhe

alguns, que por desmandados se nao embarcarao.

A grande gloria, que o Marquez de Marialva havia Elege a Raiconseguido na batalha das linhas de Elvas, a opiniao nha segunda que tinha ganhado em passar a Provincia de Alem-Tejo quez de Marquez de Maà ordem do Conde de Atouguia na Campanha de Arrom-rialva Goverches, e o poder adquirido no governo da Rainha de nador das pois da morte do Conde de Odemira, forao tao vehe-Arn as da mentes estimulos para elevar o espirito, que o arima-Alem-Tejo. va; que sem recear a inconstancia da fortuna militar, e satisfaz ao muito mais voluvel neste perigoso exercicio, que em Conde de Aqualquer das outras operaçõens humanas, procurou antouguia ticiosamente passar segunda vez ao governo das Armas da posto nome. Provincia de Alem-Tejo: e porque, para conseguir este-ando-o Geintento, era necessario compor primeiro o brioso cora-neral da Arção do Conde de Atouguia, que a governava; represen- mada, tou á Rainha, que só na pessoa do Conde de Atouguia assentava bem a occupação de General da Armada Real, que forçosamente se devia prevenir, respeitando-se as noticias, que se repetiao, de que os Castelhanos preparavao Armada para esforçar as operaçõens de dous Exercitos, com que determinavao campear na futura Primayera: e como a Rainha se achava dependente da authoridade, e sequito do Marquez, conhecendo o desejo, em que se inflammava de governar o Exercito de Alem-·Cc 3

Anno

PORTUGAL RESTAURADO, Alem-Tejo, concordou com a sua opiniao, e mandou offerecer ao Conde de Atouguia o Posto de General da Armada. O Conde recebeo este aviso com tao vehemente pezar, que arrebatado da colera, que predominava no seu alvedrio, sez publicas aquellas queixas, que costumao ser de mayor effeito discursadas, que proferidas; e respondeo á Rainha com termos tao fentidos, e. com tao vivas expressoens do aggravo, que recebia de o tirarem daquelle governo, quando as prevençoens de Castella lhe ameaçavao o mayor perigo, que a Rainha suspendeo alguns dias a resolução de nomear o Marquez Governador das Armas do Exercito, e Provincia de Alem-Tejo. Porêm apertando o Marquez as diligencias, por estar publico o segredo do seu intento, chegou a vencer todas as difficuldades, de que tendo aviso o Conde de Atouguia, pedio licença á Rainha para passar á Corte nos primeiros dias de Fevereiro. Concedeo-se-lhe, e deixando as prevençoens da Provincia muito adiantadas, e seu filho mais velho D. Manoel Luiz de Attaide entregue a D. Luiz de Menezes seu tio, partio para Lisboa; e a poucas horas depois da fua chegada, conheceo invencivel o feu intento, e fe-achou obrigado a acceitar o Posto de General da Armada por mediação do Duque do Cadaval, a quem a Rainha encommendou elta diligencia; desejando suavizar a offensa do Conde; cujo animo era tao conhecidamente sujeito á paixao arrezoada, que irritado em materias de pondunor, era mui-

Declarado o Marquez de Marialva Governador das Armas da Provincia de Alem-Tejo, a feu beneplacito foy nomeado General da Cavallaria o Conde da Torre, que exercitava o Posto de Mestre de Campo General de Entre Douro e Minho; promoção, em que também sicou offendido Affonso Furtado de Mendoça, cujo valor, e procedimento era merecedor de mayores attençoens. Em quanto o Marquez de Marialva se prevenia, e negociava os soccorros de Alem-Tejo, governou o Conde de Schomberg aquella Provincia com tanta prudencia; que grangeou nos animos dos soldados singular affeição.

to difficil de applacar.

e con-

e conseguio com a sua severa disciplina nao serem escandaloías aos Povos as Tropas estrangeiras. Foucos dias Anno depois de partido o Conde de Atouguia, teve aviso o de Schomberg, que havia entrado huma partida de Padajoz pela estrada de Estremoz. Ordenou a D. Joao da Silva sahisse com a Cavallaria de Elvas a seguî-la. Fez D. Joao tao boa diligencia, que colheo a partida, em que entrava hum Ajudante, e seis Officiaes de outros postos inferiores, e tomando-se-lhe a confissa divididos, todos concordarao, que as prevençoens dos Castelhanos cresciao de sorte, que com os primeiros annuncios da Primavera sahiria em Campanha D. Joao de Austria: que aquella partida entrara por ordem do Mestre de Campo General Luiz Poderico a tomar o correyo. Estas noticias remetteo o Conde de Schomberg á Rainha, pedindo-lhe nao dilatasse os soccorros daquella Provincia, dinheiro para as fortificaçoens, e para pagamento do Exercito, e Tropas estrangeiras, que havia cinco mezes nao recebiao foccorro algum, contra as obrigaçõens da fua capitulação. Foy a respessa, que o Conde teve, que o Marquez de Marialva se ficava prevenindo para ir a exercitar o seu Fosto, e levava ajustado tudo o que era necessario para provimento do Exercito. O tempo que se dilatou, dist endeo o Conce de Schomberg em melhorar o noflo Partido; e constando-Ihe que incessantemente entravad em Badajoz grossos comboys, unidas as Companhias de cavallos de Campo Mayor, e Elvas, e o seu Regimento, que assistia em Estremoz, constando este corpo de novecentos cavallos, marchou o Conde com elle de noite, e antes de amanhecer se emboscou em hum sitio chamado Sagrages, huma legoa distante da estrada de Talavera, desta parte de Guadiana. Passou quasi todo o dia, sem se dar vista do comboy: pelas quatro horas da tarde sahirao cinco batalhoens de Badajoz, marchárao pela estrada de Talavera, e fizerao alto pouco distantes da emboscada; nao fe acautelando daquelle sitio, pelo dar por seguro. huma partida, que havia feito prisioneiros dous soldados de outra, que o occupava por ordem do Conde de

1662

Schom-

Schomberg, que constantemente negarao o fim, para Anno que foras mandados, e nesta consiança sahio o comboy de Talavera; e vendo o Conde de Schomberg, que se achava em igual distancia de huma, e outra Praça, despedio tres batalhoens soltos com ordem, que embaraçaflem os cinco, que ao primeiro impulso determinarao segurar o porto de Guadiana, que defendia o comboy: porêm vendo que era mayor o poder; porque. o Conde marchou com todos os batalhoens em composto galópe a dar calor aos tres que haviao avançado; fugirao para Badajoz, e como estava pouco distante, nao perderao muitos cavallos. Paflou o Conde Guadiana, e tomado o comboy, que constava de cem carretas carregadas de armas, e despojadas pelos soldados, derao fogo ás que nao puderao conduzir, e carearao os boys que as levavao. Retirou-se o Codde, e passados poucos dias, passou D. Joao de Austria a Badajoz, e successivamente forad entrando naquella Praça todas as preparaçõens necessarias para a Campanha. Com esta no-Pasta o Mar-ticia, que o Conde de Schomberg remetteo á Rainha, queza Alem-partio o Marquez de Marialva para Estremoz, sicando achou gover ajultados os soccorros das Provincias, e assistencias de dinheiro, e muniçoens, que haviao de passar a Alem-Tejo; porque a sua diligencia, para se lograr este sim, era naquelle tempo a de mayor importancia, e que se devia contar pela mais efficaz. Chegando a Estremoz, começou a dispor a uniao do Exercito naquella Praça, conforme o assento tomado, como ja referimos. O valor do Marquez, e a justa gloria da vistoria das linhas de Elvas haviao introduzido no feu magnanimo coração mayor confiança, do que permittiao os perigos da guerra defensiva: e o Conde de Schomberg, supposto que com as repetidas experiencias militares pudera evitar este, ardor, succedeo a poucos lances de trato com o Marquez, terem principio inuteis desconsianças aos progressos daquelle Exercito. Com poucos dias de assistencias de Estremoz passou o Marquez a Elvas: deteve-se tres dias, voltou para Estremoz por Geromenha, que deixou entregue ao Mestre de Campo Manoel Lobato m. 1) 1 25 Pinto.

nado pelo Conde de Schomberg com feliz fuccello.

Pinto, soldado de mais valor, que sciencia militar, conhecendo-se ser a defensa das Praças a mais difficultosa

de aprender.

Entrava o mez de Mayo, e cresciao os avisos de que D. Joao de Austria sahia em Campanha. O Marquez persuadindo-se que era retroceder nos avanços da sua opiniao, nao se adiantar a dar vista dos inimigos, deliberou passar a Elvas com a primeira noticia de que D. Joao de Austria sahia de Badajoz, ainda que o numero das tropas, que estivessem juntas, nao conrespondesse á utilidade de algum feliz intento. Antes de se acabar de prevenir em Badajoz o Exercito de Castella. fe unio naquella Praça todo o corpo de Cavallaria. Afsistia em Elvas o Thenente General D. Joao da Silva, e vigilante em todos os accidentes, teve noticia que os Castelhanos occupavao hum sitio entre Badajoz, e Olivença, chamado o Cabeço de Boé, com intento de correrem as noslas partidas, que passassem Guadiana, como costumavao, a observar os movimentos do seu Exercito. Com este aviso ordenou ao Capitao de Cavallos Roque da Costa Barreto passasse Guadiana a armar com cem cavallos aos quarenta Castelhanos, e que marchava com quatro batalhoens a fegurar-lhe o porto. Deose o intento á execução, e succedeo sahir no mesmo dia de Badajoz a forrajar ao Rincao com vinte e sette batalhoens o General da Cavallaria D. Diogo Cavalhero, adiantando cinco cavallos a descobrir Guadiana no sitio chamado da Atalaya da Terrinha, da parte de Fortugal; fendo vistos por D. Joao da Silva, os mandou carregar com quinze, sem noticia do mayor grosso, e ordenou ao Capitao D. Manoel Luiz de Attaide lhes défse calor com o seu batalhao soccorrido pelo Capitao de cavallos Joao Furtado de Mendoça com a sua Companhia, que estava de guarda, e que nesta occasião, como em todas, mostrou o valor, e sciencia militar, de que era dotado, advertindo-lhes que em nenhum caso chegassem a Caya, por ser o sitio mais suspeitoso de toda aquella campanha. D. Manoel, que era de poucos annos, e muito valoroso, nao tolerando a distancia en-

Anno 1662

Anno 1662

tre a ordem que levava, e o fogo juvenil em que ardia, todo entregue a inconfideravel impulso, chegou, e Joao Furtado a Caya, onde reconheceo perigola a desordem da desobediencia; porque haviao passado o rio os vinte e sete batalhoens, de que dando vista D. Manoel, e Joao Furtado, determinarao retirar-se; porêm a tempo que D. Diogo Cavalhero havia despedido dous batalhoens a entretê-los, e oito a derrotá-los. D. Joao da Silva, vendo o manifesto perigo, que corriao D. Manoel, e Joao Furtado, marchou a soccorrê-los com os tres batalhoens, que lhe haviao ficado, e mostrando resolução de investir os dous, que seguiao D. Manoel, os obrigou a fazerem alto, aguardando os oito, que lhes davao calor. Vendo D. Manoel, e Joao Furtado esta suspensao, voltárao a carregar alguns soldados soltos, que os embaraçavao, seguidos de D. Joao, que lhes mandou ordem, para que naquella mesma fórma se viessem retirando, porque elle fazia o mesmo, conservando entre os dous corpos a distancia de hum tiro de caravina. Com esta ordem se vierao retirando legoa e meya, que se achavao distantes de Elvas, não dando lugar aos Castelhanos a formarem os dous batalhoens; porque ao tempo, que queriao compô-los para investir, voltava D. Manoel, e Joao Furtado, e o mesmo fazia D. Joao, e carregando os que pertendiao formar-se, os tornavao a descompor na retirada, e o tempo, que gastavao em se formar, tomava D. Joao para ganhar terra; e nesta bem composta retirada chegou aos Olivaes de Elvas: e como deste sitio até o Forte de Santa Luzia era a estrada muito estreita, mandou D. Joao desfilar com summa diligencia os tres batalhoens, e deo ordem aos Capitaens, que fe formusem junto do Forte, e elle com os batalhoens de D. Ma 10el, e Joao Furtado ficou na retaguarda, sustentando a escaramuça o tempo, que bastou para os batalhoens se formarem, e a mais de meya redea conseguirao o mesmo intento; e querendo D. Joao usar do beneficio do tempo, bradou aos. Capitaens, que ja estavao formados, que investissem aos inimigos, que vinhao foltos. A confusao nao fez perceptivel esta ordem,

na- Anno neiens 1662 , e Meo os

e foy só obedecida de D. Mancel, e Joao Furtado, que voltarao con muito valor sobre es Castelhanos, e matando hum Cfficial com as proprias mãos, fez prisoneiros oito foldados; e como os vinte e quatro batalhcens vinhao ja chegando, se retirou ao abrigo do Forte, e fora delle achou ao Mestre de Campo D. Luiz de Menezes com toda a Infantaria da Praça. Fizerao alto os Castelhanos, respeitando a artilheria do Forte, que jogava fobre elles, e os obrigou a fe retirarem com brevidade, e D. Joao marchou a esperar Roque da Costa, que se retirou pela estrada de Olivença. Havia sahido com elle Manoel Telles da Silva, Conde de Villar-Mayor, que tinha assistido na Campanha antecedente, e naquella servia voluntario, mostrando ardente desejo de nao faltar aos mayores empregos do valor, e manifestou naquella occasiao o sentimento de errar a execução, não havendo errado na obediencia, offerecendo-femayor perigo na parte, onde menos o imaginava; porque no inconstante exercicio da guerra, nem sempre se encontrao as occasioens, quando se buscao, e muitas vezes se achao, quando se nao esperao.

Poucos dias depois deste successo começou a engrossar em Badajoz o corpo da Cavallaria inimiga, succedendo a D. Joao de Austria dilatar a sahida do Exercito em Campanha mais dias, dos que desejava, pertendendo dever á fua diligencia anticipar-fe na Primavera ao ardente curso do Sol do Estio: porêm a omissão dos Ministros d'ElRey seu Pay desbaratava na dilação dos foccorros toda a sua actividade, exercitada pessoalmente em todas as operaçõens de mayor, e menor importancia. Foy-se juntando o Exercito, e escreveo mal informado D. Jeronymo Mascarenhas ( como em outros muitos particulares ) que oito dias antes de sahir D. Joao de Austria em Campanha; fora a Badajoz o Padre Francifco Caldeita, Reytor do Collegio dos Padres da Companhia de Portalegre, que com o pretexto de humas mulas, que se haviao tomado ao Collegio (como succedeo) lhe propuzera tregoa de quatro mezes, para se poderem tratar materias muito importantes a ambas as Coroas,

1662

Coroas, e que D. Joao de Austria lhe respondera, que Anno entregando-se-lhe logo as Praças de Elvas, Campo Mayor, e Geromenha, concederia as tregoas propostas: e remata D. Jeronymo este dicurso, condenando as acçoens, e a capacidade da sua Nação com tao indecentes termos, que mereceo o castigo, que das suas proprias mãos padeceo a fua oufadia; porque quando se arrojou a presumir que o Marquez de Marialva mandara fazer a D. Joao de Austria huma proposição tao ridicula, pudera lembrar-se, para lhe nao dar credito, da resposta, que acima referimos deo ao Marquez de Chup, que foy notoria a todo o mundo, nao succedendo accidente, que o obrigasse a mudar de opiniao: e escrever fabulas imaginadas, sem verdadeiras informaçõens dos fuccessos, he a mais indesculpavel desgraça dos Escritores; porque tirao descredito, que se nao extingue, do melmo trabalho, em que folicita confeguir opinia : e supposto que D. Jeronymo Mascarenhas, dando á estampa este successo, fez inexcusavel referir-se a verdade delle, diremos como aconteceo. Pallando o Padre-Francisco Caldeira a D. Joao de Austria, sem outra testimunha; na concessão das mulas, que se haviao tomado ao Collegio, lhe disse: que reconhecendo a sua benignidade, e affeiçoado ás suas grandes virtudes, se arrojava a lhe fazer lembrança da enfraquecida idade d'El-Rey seu Pay, e da achacada compreição de seu irmao o Principe D. Carlos; e que sendo tao evidente a pouca duração de hum, e outro, quanto melhor era Portugal para amigo, que para contrario; e quanto acharia a Deos mais propicio para a certeza de dominar a Monarchia de Castella, se se deliberasse a nao querer ulupar o alheyo. Respondeo colerico D. Joao, que sizera bem em lhe pedir licença para pronunciar o excesso, que lhe havia proposto; e que na consideração de ser o seu arrojamento inspirado pelo Marquez de Marialva, the dissesse, que depressa se veriad em Campanha; resposta digna de hum Principe merecedor de confeguir gloria immortal.

A fete de Mayo fahio o Exercito de Badajoz, e lo-

(8) 1 C 2

go que a vanguarda começou a formar-se, passada a ponte, fez D. Joao da Silva aviso ao Marquez de Marialva, que estimulado da noticia, que lhe havia communicado o Padre Francisco Caldeira, se pôs em marcha para Elvas com cinco mil Infantes, e dous mil cavallos. Sahe em Ca-Antes de cerrar a noite, chegou á fonte dos C, apateiros, Joad de Auonde achou D. Joao da Silva com a noticia, de que D. firia. Joao de Austria havia passado Caya, e vinha em marcha com todo o Exercito. Esta certeza deixou confuso ao Marquez, chamou a Conselho, e todos os que se acharao nelle votarao, que passasse a Elvas; porque a di-Passa de Esstancia era tao pouca, que primeiro que os inimigos tremoza Elchegariao áquella Praça. Sem mais demora se executou vas com esta esta resolução: ao amanhecer no dia seguinte chegou Marquez de o Marquez a Elvas. D. Joao de Austria não havia con-Marialva co tinuado a marcha, por se dilatar em passar mostra ao poucas Tro-Exercito, que constava de nove mil Infantes, e cinco pas. mil cavallos, dezeseis peças de artilheria, tres morteiros, e oito petardos, e todos os mais instrumentos de expugnação, e grande numero de muniçoens, mantimentos, e bagagens. Era Capitao General D. Joao de Austria, Governador das Armas o Duque de S. German, Mestre de Campo General Luiz Poderico, General da Cavallaria D. Diego Cavalhero, General da Artilheria D. Gaspar de la Cueva, e com titulo de General da Artilheria ad honorem, Nicoláo de Langres, que contra a fé promettida havia passado ao serviço d'ElRey de Castella, depois de ter servido de Engenheiro com grandes vantajens muitos annos em Portugal; padecendo a sua maldade tao justo castigo, que em todo o tempo, que durou a guerra, nao houve na sua Nação Franceza pessoa, a quem imitar, nem que o imitasse, procedendo todos os que se acharao na defensa deste Reyno com admiravel valor, e incorrupta fidelidade. Os Officiaes da Infantaria, e Cavallaria do Exercito erao, ou de conhecida qualidade, ou de manifesta experiencia, e brevemente com novas levas fe foy augmentando o numero das Tropas. A nove de Mayo marchou D. Joao de Austria, foy a primeira operação, voarem-se

Anno 1662

1662

Acha o. Exercito de Cal-

tres Atalayas. Fez alto na Torre des Sequeiras, que fica para a parte de Campo Mayor, pouco disfante dos Olivaes de Elvas. Quando o Exercito vinha em marcha para este alojamento, conheceo o Marquez de Marialvà que havia sido intempestiva a resolução, que totella vifinho mara, e determinando emendá-la com mayor perigo, chaa Elras, reti-mon a Conselho, e propôs, que estava determinado a ra-se á sua vi-voltar para Estremoz; e que como não perguntava a deliberação, que devia tomar, queria fó entender o caminho, que havia de seguir. Todos os que se acharao no Conselho, reconhecerao o risco daquella deliberação; porque o Exercito de Castella estava tao visinho, que com a primeira noticia da nossa marcha, seria infallivel não perder D. João de Austria conjunctura tão opportuna, como pelejar com tao superior partido, pois avançando todo o corpo da Cavallaria, ficaria suspenia a nolla marcha, o que baltasse, para dar tempo a chegar o resto do Exercito a pelejar com tantas vantajens, como se deixa conhecer na desigualdade do numero das Tropas: porêm como a propofição do Marquez nao dava lugar a discursos, e o perigo de Estremoz era evidente, nao tendo mais defensa, que a daquelle Exercito, por estar a Cidadela imperfeita, o segundo recinto principiado, e o corpo da Praça aberto, nos puzemos em marcha, para se evitar hum perigo com outro perigo, e o Marquez levou da guarnição de Elvas o Terço do Mestre de Campo D. Luiz de Menezes, que constava demil e duzentos Infantes luzidos, e valorosos; e o Mestre de Campo nao receou o trabalho da marcha pelo rigor do Sol, achando-fe actualmente impedido com huma erifipéla no rosto; se oito sangrias nos pés. Seguio o Exercito a estrada de Villa-Boim com o intento de alojar na Asseca, sitio capaz de resistir qualquer accidente, a que se unia a tapada de Villa Viçosa. Foy muito descomposta a ordem da marcha; porque o Marquez de Marialva havia tomado a resolução de marchar sem a assistencia do Conde de Schomberg, que se tinha adiantado a reconhecer o Exercito de Castella. A confusao accrescentou o perigo; porque sem disciplina

415

plina mayores Exercitos ficao indefezos, e com regularidade costumas os Alexandres ser vencedores dos Darios. A's onze horas da manhãa fahimos de Elvas, e ao: melmo tempo fe adiantava a vanguarda do Exercito de Castella da Torre do Sequeira. O Thenente General D. Joao da Silva teve ordem para occupar as colinas, que cobriao a nossa, marcha, com quinhentos cavallos, que observou com tanta destreza, que se lhe deveo naquelle dia a fegurança do Exercito. Occupou com muita vigilancia as ferras do Bispo, e Gibrela, que erao as duas que serviao de cortinas aos dous Exercitos: porêm ficou coberto com o alto das ferras, e adiantando-le com quinze cavallos, observou que as quatro Companhias da guarda de D. Joao de Austria, e o Duque de S. German vinhao avançadas, e lançavao batedores a descobrir o sitio, que elle occupava. Retirou-se aos seus batalhoens, e deixou hum Thenente por Cabo dos quinze cavallos, ordenando-lhe, que nao pleiteasse aquelle posto, se o não investisse mayor poder, e que sendo menor, nao pelejasse, ainda que tivesse a certeza de fazer prisioneiros, entendendo prudentemente, que o dia fe hia gastando em utilidade da marcha do nosso Exercito; e que se as sentinellas Castelhanas fossem carregadas, necessariamente seriao soccorridas dos dous batalhoens, de estes, de todá a Cavallaria Castelhana, de que fe feguia, occupados aquelles altos, defcobrir-fe a nofla marcha, e folicitar-se a nossa rota, com que era neceffario ao Thenente nao pelejar, fenao no ultimo cafo de o quererem lançar d'aquelle posto. Nao faltou elle á obediencia, nem o fuccesso á boa disposição, mas o receyo dos quatro batedores foy o que desvaneceo todos estes cuidados; porque não se atrevendo a occupar o alto das ferras, continuou a nossa marcha sem contradição. Ao pôr do Sol, vendo D. João da Silva o Exercitos leguro, lubio com os quinhentos cavallos ao alto da ferra, e fazendo por largo espaço incessantemente occupá-la dos mesmos batalhoens, passou apparente mostra de mayor poder, e logo que cerrou a noite, seguio a marcha do nofio Exercito, e fez alto meya le-MISIN U goa:

Anno 1662

Anno 1662 goa do sitio da Asseca, onde havia alojado. D. Joao de Austria aquartelou o Exercito ao dia seguinte na fonte dos C, apateiros, e porque hum soldado da Atalaya daquelle sitio disparou hum mosquete, o mandou impiamente arcabuzear; por nao serem estes os termos, em que aos Generaes póde ser permittido castigar os defensores de Presidios mal fortissicados; por embaraçarem com valor indiscreto os seus progressos, nao se podendo dar similhante erro na resolução de hum mal acaute-

lado mosqueteiro.

Da fonte dos Capateiros despedio D. João de Austria a D. Diogo Cavalhero affistido dos Commissarios Geraes D. Joao de Ribera, D. Alexandre de Moreira, e D. Jozé de Larréa Teguí com hum troço de Cavallaria, e dous Terços de Infantaria, hum de Castelhanos, outro de Italianos, de que erao Mestres de Campo D. João de Zuñiga, e D. Manoel Garrafa, a queimar Villa-Boim. Chegarao ao pé do Castello, que com pouca confideração defendiao feiscentos Infantes pagos, e alguns paizanos; porque estas guarniçoens não servem nos lugares abertos, quando os Exercitos inimigos campeao, mais que de engano á ignorancia dos paizanos, que recolhem nelles as suas alfayas, e gados na téde os terem feguros. A poucos tiros fe rendeo hum Capitao Francez, que governava o Castello, não bastando a persuadi-lo a mayor defensa os protestos, que lhe fez o Cura da Villa: jactancia, que confiadamente expôs a D. João de Austria; e perguntando-lhe a causa daquella temeridade, respondeo: que era, por nao achar capaz aquelle Exercito de render o Castello. Ardeo a Villa, e todas as mais quintas, e povoaçõens da campanha. Continuou o Exercito a marcha, e costeando o districto de Villa Viçosa, a deixou á mao esquerda: e constando a D. Joao de Austria por hum correyo, que de Estremoz passava a Elvas, que o Marquez de Marialva se havia retirado a Estremoz, ordenou ao correyo voltasie, e lhe dissesse, que ao outro dia determinava bui cá-lo ; arrogancia originada da conferencia do Padre Francifco Caldeira. NAS CALL A HOR OL CALLES O'LE

O Mar-

O Marquez de Marialva nao se deteve mais que huma noite no alojamento da Asseca: marchou para Anno Estremoz dissuadido de se fortificar no sitio de Mamporcao, meya legoa distante daquella Praça, pela parporção, meya legoa distante daquella Fraça, pela parte chega a Este que ólha a Elvas; intento que teve, persuadindo-se tremoz. que segurava huma, e outra Praça; de que o divertio o Conde de Schomberg, dizendo-lhe que arrifcava ambas, expondo-se a pelejar com tao inferior partido, como constava a todos, os que haviao reconhecido o Exercito dos Castelhanos; ficando na eleição de D. João de Austria, ou investir o quartel, ou assediar o Exercito, que nao levava mantimentos para larga persistencia. Chegámos a Estremoz, e no sitio de Santa Barba-Fabrica o Cora, tambem fronteiro a Elvas, desenhou o Conde de de de Schom-Schomberg com summa brevidade hum quartel capaz de berg hum alojar a gente, de que constava o Exercito; e por hum, quartel communicado co e outro Iado lançou duas linhas de communicação, pa- aquella Prara que o quartel, e a Praça se defendessem com a mes-ça. ma gente, taó regularmente repartida, e ganhados todos os postos com tao destra intelligencia, que nao sicou que arguir aos que moralizavão as fuas acçoens. Deo-se principio ao trabalho das trincheiras com tanto calor, fendo o exemplo dos Cabos, e Officiaes vigoroso estimulo ádiligencia dos soldados, que em dezasete horas se pôs o quartel em defensa, e acháraó os Castelhanos as trincheiras guarnecidas com a Infantaria, os claros occupados com a Cavallaria;, e o centro entregue com seiscentos cavallos a D. João da Silva, e ordem de acudir no conflicto, onde considerasse mayor aperto. Dividio-se a artilheria pelos lugares convenientes, e a militar disposição era pronostico da victoria. Nas primeiras horas do trabalho do quartel chegou o correyo ao Marquez de Marialva com o defafio de D. Joao de Austria: divulgou-se esta noticia, e conforme os discursos, e os alentos, se dividirao as opinioens. Diziao huns, que parecia mais conveniente retirar aquelle Exercito para Evora-Monte, pois nelle confistia a conservação daquella Provincia; porque unidos os grandes soccorros, que faltavao, se poderia recuperar, pe-Jejan-

lejando, tudo o que se perdesse na retirada: outros Anno ardentemente exclamavao, dizendo: que era indigno do nome de foldado, e de Portuguez, quem Ihe viefse á memoria mais, que esperar naquelle quartel a gloria de vencedor; porque a disposição delle parecia impenetravel, e defamparar o Exercito a Praça de Estremoz tao mal fortificada, era o mesmo que entregá-la aos iñimigos, e nella a mayor parte da Provincia. Animava o Conde de Schomberg este parecer com efficacissimas razoens, e protestava os damnos de se seguir opiniao. contraria. Achava-se neste tempo o Mestre de Campo D. Luiz de Menezes apertado desorte da erisipéla do rosto, que com risco manifesto se sujeitou na tenda a duas fangrias nos braços. Quando usava deste remedio, o buscárao os que seguiao a opiniao da retirada, e intentárao persuadi-lo ás razoens deste discurso. Determinou convencê-los, e reconhecendo a difficuldade na fua presença, pedio a D. Fernando da Silva, em cuja amizade tinha igual confiança, que na de seu irmao D: Joao da Silva, ambos efficacissimos defensores desta: opiniao, quizesse dizer da sua parte ao Marquez de Marialva, que vista a impossibilidade, em que se achava, de lhe nao poder referir de rosto a rosto o seu parecer, lhe pedia nao ouvisse discurso, que desviasse aquelle Exercito do sitio em que estava, por ser o proprio, e conveniente á defensa daquella Praça, e de toda aquella Provincia; e que fe acafo ( o que nao fuppunha ) prevalecesse a opiniao contraria, que elle com outros Mestres de Campo, e Capitaens de Cavallos estavao deliberados a defender aquelle quartel, entendendo que estava longe de parecer inobediencia a resolução de offerecer a vida pela confervação do Reyno. Esforçon D. Fernando estas razoens com outras muito efficazes, ajudado de Manoel Telles da Silva, que ardendo em generofo ardor exhortou ao Marquez, que nao mudasse alojamento, repetindo-llie juntamente o que D. Luiz de Menezes havia dito na fua prefença. Respondeo elle generosamente, que nao entrára em duvida de seguir esta. opiniao cóm fegura confiança de confeguir naquelle fi-

tio felice successo. Corroborou-a o General da Artilheria, e Joao Vanicheli, que servia com titulo de General da Ar- Anno tilheria do Brafil.

Ao dia feguinte, que se contavao doze de Mayo, Chega a vis-pelas dez horas da manhaa, appareceo a vista do quartel ta do quartel o Exercito de Castella, formado sobre duas collinas, D. Joao de que ficavao pouco distantes. Mais alvoroço, que emba- Austria: inraço fez á nossa gente esta primeira visita, e nao havia tenta atacáfoldado, que nao appetecesse o combate. Começou a cuçao. jogar a artilheria furiofamente contra o quartel; porêm o perigo das bálas nao alterou a constancia dos que

trabalhavao nas trincheiras, e resplandecendo no socego dos animos dos foldados o desprezo dos inimigos, lhes infundio esta deliberação tanto receyo, que nem todo o empenho dos repetidos desafios de D. Joao de Austria ao Marquez de Marialva teve vigor para os

animar a atacar o quartel. D. Joao duvidoso entre o empenho, e a difficuldáde, desejou tentar a fortuna: porêm o Mestre de Campo General Luiz Poderico se lhe oppôs com militar confiança, dizendo: que devia a fua prudencia abster-se daquella temeridade; que as trin-

cheiras do quartel estavao levantadas á proporção da gente, que as defendia, e nao era tao pouco numerosa, que parecesse facil desbaratar a sua opposição; e que ainda dando-se caso, que se conseguisse este intento, nao era possivel que fosse sem tao grande estrago,

que ficasse o Exercito capaz de sitiar Estremoz, a que se havia de recolher toda a gente, que escapasse do conflicto; e que a circunvallação para o sitio de Estremoz era tao larga, a guarnição tao numerosa, os mantimentos, muniçoens, e abundancia de agoa em tanta

quantidade, que nao podiao prometter mais, que total ruina, por ficar a guarnição da Praça superior a qualquer dos muitos quarteis, em que necessariamente se havia de dividir a circumvallação; e rematou o discurso, dizendo a D. Joao de Austria, que devia dar-lhe

credito, porque fallava como velho, como ieu Mestre, e como quem affectuosamente o amava. Deixou-se D.

Joao persuadir tanto da eloquencia do Mestre de Campo

General, como do filencio rhetorico dos Cabos, Offi-Anno ciaes, e Soldados, que o ouvirao, que manifestava a 1662 pouca disposição, com que se achavao para entrar no combate; e deo ordem, que o Exercito se alojasse á vista do quartel, livre do perigo da artilheria, que lhe havia occasionado consideravel damno. Pareceo esta mudança arte, e nao receyo, e o Marquez de Marialva, leguindo o parecer dos Cabos, attendeo á segurança da Praça, que entendêrao todos intentaria D. Joao de Austria interprender de noite pela parte opposta au quartel: pois, conseguido este intento, era evidente a total ruina; porque ficavamos fem muniçoens, fem agoa, fem mantimentos, de que a Villa era forçofo deposito, e a muralha que a defendia tao fraca, que nao se podia fiar della sem grossa guarnição a menor resistencia. Por todas estas consideraçõens deo o Marquez ordem ao Meitre de Campo D. Luiz de Menezes, que com a primeira noticia, de que os Castelhanos combatiao a Praça, marchasse a defendê-la com o seu Terço, e o de D. Manoel da Camara, depois Conde da Ribeira, que era da guarnição de Setuval, de excellentes foldados, e valoroso Mestre de Campo, e com seiscentos cavallos; medindo porêm desorte o tempo, que nao largasse as trincheiras, sem infallivel certeza do combate da Villa; noticia, que pódiao fegurar as muitas partidas, que ficavao sobre o Exercito de Castella. Era duvidota a execução desta ordem, fiado só dos avisos das partidas, que muitas vezes costumas ver de noite mais, do que dispensa a sua escassa luz, e principalmente naquella, que era escura, e chuvosa; e como D. Luiz de Menezes, pelo empenho, em que estava de defender Estremoz, era o mais cuidadofo, advertio que se desse foro conficionado aos pés de quantidade de oliveiras, das muitas que rodeavao Estremoz; e executando-se este parecer, arderao com a claridade, que convinha, para ficar descoberta a campanha, sem sicar receyo de que os Caftelhanos pudeffem atacar a Villa, fem ferem recomhecidos. Passada a noite, ficarao desvanecidas todas estas presumpçoens; porque ao romper da manhaa marchou

chou D. Joao de Austria para os Arcos, que he a estrada de Borba. O Conde de Schomberg vendo o Exercito Anno empenhado na marcha, que por não ser larga a estrada, era prolongada, sahio do quartel com cinco bata-Ihoens, em que entravao dous Francezes, carregou feis, que ficárao na retaguarda do Exercito, derrotou-os, e tomou-lhes trinta cavallos. Retirou-le ao quartel, e todos os que nelle haviao sido de opiniao, que se desendesse, merecêrao grandes louvores do Marquez de Marialva, que logo chamou a Conselho, e nelle expôs, que havendo fahido do cuidado da fegurança de Estremoz, entrava no receyo de se perder Villa-Viçosa, sem mais defensa, que huma fraca trincheira, e hum pequeno, e antigo Castello; que era certo haver de ser muito sensivel á Rainha Regente a perda daquella Villa venerada, por ser solar da Casa de Bragança. Com notabilidade se dividirad os votos; porque todos os que haviao sustentado que o Exercito nao desamparasse o quartel de Estremoz, forao de parecer que se nao expuzesse ao risco de defender Villa-Viçosa; porque como a debil trincheira, que a rodeava, nao admittia menor guarnição, que a de todo o Exercito; para conseguir este intento, ou se havia de expor a pelejar em Campanha com defigual partido, ou arrifcar-se a ser sitiado, em caso, que conseguisse entrar em Villa-Viçosa, sem ter mantimentos, de que se sustentasse; com que ficava impraticavel poder-se achar remedio em tao perigofo accidente : accrescentando-se a razaó de se naó desamparar Estremoz, cuja importancia obrigára ao perigo, a que o Exercito se havia exposto no dia antecedente. Diziao os de contraria opiniao, que o Paço de Villa-Viçosa se achava arriscado á ultima ruina, por haver fido glorioso berço dos nossos Principes; e que neste sentido perder-se o Exercito pela segurança de Villa-Viçosa, seria empenho tao ayroso, que só a resolução devia facilitar o triunfo. Reconheceo o Marquez que o fim desta fantasia era querer dissimular-se a opiniao antecedente, e grangear-se a estimacao da Rainha; e como o seu zelo attendia sem lisonja a conservação do Dd 3

1662

Reyno, refolveo esperar os soccorros que lhes faltavao, Anno para que, formado o Exercito, se tomasse a mais conveniente refoluçao; tendo por felice principio da Cam-1662 panha a desairosa retirada de D. Joao de Austria, depois de empenhado na arrogancia de repetidos defafios.

Os Castelhanos, seguindo a marcha, chegárao a Bor-Ganha Borba, facilmente entrárao na Villa, por nao ter defensa; e intentando D. Joao de Austria, que Rodrigo da Cunha Ferreira Governador do Castello o entregasse, nao quiz elle admittir a chamada, que lhe mandou fazer, dispondo-se inutilmente a defendê-lo com duas Companhias pagas, alguns Auxiliares, e paizanos. D. Joao, irritado delta temeridade, mandou formar baterias, que logo que começárao a jogar, manifestárao ao Governador a difficuldade da defensa do Castello; e querendo entregá-lo com partidos, D. João de Austria os não quiz admittir, e necessitou a Rodrigo da Cunha a que le rendesse á mercê do vencedor : porêm nao lhe valendo esta obediencia, depois de entregue o Castello, o mandou enforcar D. Joao de Austria, por haver sido: occasiao da morte de hum Sargento Mayor, tres Capitaens de Infantaria, vinte soldados, e cincoenta feridos: e a mesma execução se fez em dous Capitaens. Padeceo a Villa, e todo aquelle contorno grandes hoftilidades, e na inclemencia do estrago se fortaleciao os: inimigos dos infelices, que o padeciao, purificando-fe nos incendios a fineza do valor, que depois empregárao em damno dos Castelhanos, e os obrigárao a se arrependerem dos seus excessos. Hum dos mais prejudicados foy o Thenente General da Cavallaria Diniz de Mello e Castro, que depois soy hum dos que melhor souberad, satisfazer-se do seu aggravo. A perda de Borba deixou indecisa a resolução dos Castelhanos; e porque se prefumio pudessem voltar a sitiar Elvas, na esperança de a acharem com pouca guarnição, mandou o Marquez de: Marialva a D. Luiz de Menezes com o feu Terço, e a D. Joao da Silva com quinhentos Cavallos para aquella Praça. Marchárao de noite com rigorofa tempestade, porêm fem encontro de varios. Troços de Cavallaria inimi-

ga, que occupavao aquella campanha. Deteve-se D. Joao de Austria só hum dia em Borba, marchou junto a Vil- Anno la-Viçosa; e supposto que teve opinioens, que lhe facilitárao aquella empreza, as nao quiz seguir; porque como nao podia conservar a Villa sem ganhar Geremenha, pela difficuldade dos comboys, nao quiz empenharse em a fortificar para segurança da guarnição, que lhe deixasse; porque, ganhada Geromenha, lhe parecia precifa a fua conservação para continuar a conquista da Provincia de Alemtejo; opiniao, que depois seguio o Marquez de Caracena, e para o tempo de a referirmos, re-

refervamos as razoens, que a encontravao. Na marcha rendeo o Exercito huma Casa forte do

Capitao de Cavallos André Mendes Lobo, situada entre Villa-Viçosa, e Geromenha, e guarnecida com huma Companhia de Infantaria. Mandou D. Joao de Austria Sitia Geroarrazá-la, e fegunda feira dezaseis de Mayo chegou a menha. Geromenha, Praça destinada para o emprego daquella Campanha. Foy a Villa de Geromenha celebre povoação dos Celtas; está situada em a Ribeira de Guadiana no alto de hum monte, superior a outros daquelle distristo. Fabricarao-lhe os antigos hum Castello forte para a guerra daquelle tempo. Reedificou-o ElRey D. Diniz; e quando ElRey D. Joao se restituio á posse deste Reyno, se tratou de a circundar com a fortificação moderna, a que se applicou tanto cuidado depois da perda de Olivença, que quando D. Joao de Austria chegou a sitiá-la, a achou com cinco baluartes, e tres meyos baluartes, fosso, estrada coberta; e occupados os sitios exteriores, que necessitavas de defensa, com hum Bonete, huma Tenalha, hum Ornaveque, e seis meyas Luas. Governava esta Praça o Mestre de Campo Manoel Lobato Pinto, como já dissemos. Compunha-se a guarnição de dous mil e quinhentos Infantes dos Terços de Lourenço de Sousa de Menezes, de Fernando de Mesquita Pimentel, e de outras Companhias soltas, pagas, e Auxiliares Era Capitao de Cavallos Couraças Ambrofio Pereira de Berredo: guarneciao os baluartes onze peças de artilheria grossa: havia nos Armazens quantidade v Dd 4

1662

1662

de grande de muniçoens, bombas, granadas, e basti-Anno mentos. Reconheceo D. Joao de Austria a Praça, acompanhado do Comissario D. Alexandre Moreira com dous Batalhoens; chegou tao perto, e deteve-se com tanto socego no exame dos sitios, e fortificação, que lhe matarao as bálas de artilheria, que jogavao da Praça, alguns dos soldados, que lhe assistiao. Deliniou o cordao, repartio os póstos, e com grande diligencia se começou o trabalho das baterias, e linhas, e mandon lançar huma ponte de barcas, para se communicar com Olivença. Manoel Lobato mandava laborar a artilheria incessantemente contra o trabalho; porêm nao tratava de o divertir com fortidas, hum dos mayores erros dos Governadores das Praças; porque se nao sabem pleitear os póstos exteriores, não pódem sustentar os corpos internos; por ferem muito mais os inftrumentos, que a industria dos homens tem descoberto para a expugnação das Praças, dos que tem achado para a sua detensa.

A noticia de que D. Joao de Austria sitiava Geromenha, deixou ao Marquez de Marialya desaffogado o animo, que trazia afflicto com o receyo de perder Villa-Viçosa; e como o sitio de Geromenha entendia que de havia de dilatar largo tempo, assim pela fortificação, como pelo Governador, de cuja capacidade fazia grande confiança, suppunha que chegando a gente, que faltava, e que diminuindo o Exercito de Castella com os ataques, trabalho, e doenças, feria infallivel accrefcentar á victoria das linhas de Elvas segundo triunfo. Com estas supposiçõens, que sujeitas ás inconstancias dos successos futuros não pódem ser sempre infalliveis, chamou o Marquez a Conselho, e propôs, que elle estava resoluto a soccorrer Geromenha, e que os Cabos, e Officiaes, que alli se achavao, The dissessem a fórma, com que devia executar esta deliberação. Como os que assistirao no Conselho, que erao os tres Cabos, e alguns Mestres de Campo, porque os mais estavas divididos pelas guarnicoens, entendêrao que a propofição do Marquez não dava lugar a mais discursos, que a pleitar o foccorro

PARTE II. LIVRO VI. soccorro de Geromenha sobre os quarteis dos Castelha-

nos, forao varias a estradas, que apontárao; e ven- Anno ceo-se seguir o Exerciio, depois de unido á marcha, 1662 que arbitrou o Mestre de Campo Agostinho de Andrade, que se offereceo, para mayor fegurança do seu voto, a reconhecer de noite o alojamento, que havia sinalado ao nosso Exercito junto das linhas dos Castelhanos. Tomada esta resolução, partio Agostinho de Andrade para Elvas, e em a noite seguinte ao dia, que chegou áquella Praça, fahio della a fazer o exame pertendido; e desejando o Marquez ter verdadeira noticia da disposição de todos os sitios visinhos aos quarteis, de que pudesse facilitar o soccorro de Geromenha, mandou na mesma noite, que Agostinho de Andrade sahio de Elvas, sahir de Estremoz ao Mestre de Campo Diogo Gomes de Figueiredo, a Jeremias Jovet, Coronel do Regimento do Conde de Schomberg, e ao Engenheiro Santa Coloma com duzentos Cavallos. Pela parte, que ólha Geromenha a Villa-Viçosa, chegárao ás linhas, e fazendo alto menos de tiro do mosquete dellas, sentîrao rumor da Cavallaria, que marchava tao vifinha, que cerrando os nosfos Batalhoens com os inimigos, se retirárao, trazendo cinco prisioneiros: porêm deixarao Pedro de Santa Coloma, que estava desmontado fazendo alguns exames convenientes; perda sensivel

tirou a Estremoz. Agostinho de Andrade foy melhor livrado no seu exame, porque nao achou quem lho divertisse: porêm fuccedeo-lhe peyor na execução, porque achou quem lho approvasse. Sahio de Elvas comboyado pelo Thenente General D. Joao da Silva com quinhentos Cavallos. Levava D: Joao ordem fecreta do Conde de Schomberg para observar no exame do fitio, que Agostinho de Andra-

3,1

pelas consequencias della. Era o groffo da Cavallaria inimiga tres mil cavallos, com que D. Diogo Cavalhero havia sahido dos quarteis, com intento de queimar o Landroal, que dista huma legoa de Villa-Viçosa, Villa aberta, mas rica, e aprazivel. O referido successo foy causa de D. Diogo nao continuar a marcha, e a nossa gente se re-

1662

de tauto approvava, os fundamentos da sua opiniao, Anno e lhe dizer o que entendesse em negocio de tanto pezo, que do acerto delle dependia a faude publica: Continuou-se a marcha, advertindo Agostinho de Andrade a D. Joao, que seguissem a margem de Guadiana, até chegar ao sitio chamado Carrascal, visinho ao rio, e pouco distante dos quarteis. Nao houve duvida na execução da ordem, e depois de gastada a noite em differentes exames, vierao os dous referidos differentes nas opinioens; porque Agostinho de Andrade dizia, que o Exercito havia de marchar, coberto o costado esquerdo da corrente de Guadiana, buscando-a pela parte que fica mais visinha a Elvas, e que seguindo a marcha até o nomeado fitio do Carrascal, poderia dar, ou escusar a batalha a seu arbitrio, resolvendo D. Joao de Austria pelejar fóra das linhas; porque em toda a maacha erao os sitios tao favoraveis ao nosso partido, que nao podia D. Joao de Austria atacar a batalha sem total rompimento; e que resolvendo nao sahir dos quarteis, occupando o noslo Exercito o sitio do Carrascal, sicava tao fuperior a elles, que dominado das nossas baterias, nao poderiamos padecer o damno das dos Castelhanos, nem elles evitar-nos a communicação da Praça pela margem de Guadiana. D. Joao da Silva, que com mais alto discurso, e fundamentos mais solidos costumava individuar as fuas ponderaçoens, mostrou a Agostinho de Andrade, que notoriamente se enganava em todas as proposiçoens que fazia; porque de Elvas até Geromenha, seguindo a corrente de Guadiana, nao havia sitio algum vantajoso ao nosso Exercito, no caso, em que os inimigos se resolvessem a pelejar em Campanha; e que alojado o Exercito no Carrafcal, nao só nao ficava em posto eminente aos quarteis dos Castelhanos, mas sem duvida exposto aos golpes das suas baterias: que communicar-se o nosso Exercito com Geromenha pela margem de Guadiana, era fantafia impossivel de praticar; porque entre a Praça, e o Carrafcal se interpunha o rio Mures, que desagoa em Guadiana, junto a Geromenha. Nao bastou este bem fundado discurso de D. Joao da

da Silva, para dissuadir a Agostinho de Andrade do seu errado intento; porque com grande copia de palavras, Annode que era superabundante, avisou ao Marquez de Marialva do exame, que havia feito, e das muitas circunftancias, que se accrescentarao á sua esperança, para ter por infallivel, que alojado o Exercito no fitio do Carrascal, seria sem falta soccorrer-se Geromenha.

D. Joao da Silva deo conta ao Conde de Schomberg das contradiçõens, que achára na opiniao de Agostinho de Andrade, que o Marquez abraçou, nao querendo admittir conselho, que insinuasse remedio dilatado; mas antes de declarar a sua ultima resolução, escreveo ao Mestre de Campo D. Luiz de Menezes, que assistia em Elvas; ordenando-lhe, lhe mandasse o seu voto. Obedeceo promptamente, e depois de hum largo exordio composto de agradecimentos a lhe dizer o Marquez na carta, que lhe escreveo, que no seu parecer segurava a sua opiniao, dizia: que desejando, como eraobrigado a fegurança do Exercito, e a gloria do Marquez verdadeira, e nao imaginada, pertendia que o Exercito fosle vencedor pelos meyos, que parecessem menos arrifcados; e levado desta attenção discursava, que a fortificação de Geromenha occupava tão pequeno districto, assim por se compor só de cinco baluartes, e tres meyos baluartes, como por lhe fegurar hum lado o rio Guadiana, que nao fora necessarios aos Castelhanos alargarem os feus quarteis; e por este respeito nao havia mais distancia na circunvallação de margem a margem de Guadiana, que tres quartos de legoa occupados com fottificaçõens bem desenhadas, em que os Castelhanos trabalhavao com grande diligencia, tendo para as guarnecer cinco mil Cavallos, e dez mil Infantes; Exercito superior ao que podiamos juntar para romperas linhas; e nesta infallivel supposição, se devia examinar o perigo, a que nos expunhamos, e a caufa, por que nos arrifcavamos: que o perigo nao podia fer mayor; porque dar hum assalto a peito descoberto a hum Exercito fortificado, era empreza tao difficultosa, como D. Joao de Austria havia mostrado no quartel de Estremoz Bank State

1662

moz, etendo mayor poder, e nós inferior partido: que Anno a causa era a Praça de Geromenha, mais relevante pelas consequencias futuras, que pelo damno proximo; e que podendo estas atalhar-se por meyo mais suave, e mais proporcionado, nao era Geromenha a Praça, que merecesse arriscar-se, pela conservar, a defensa de toda aquella Provincia: que consistia naquelle Exercito, servindo de exemplares todas as Naçoens do mundo, que sustentavao a guerra defensiva, trabalharem por escusar o perigo das batalhas, valendo se do remedio das diversoens, para ganharem o beneficio do tempo: que por todas eftas consideraçõens era de parecer que o Marquez deliberasse atacar a Praça de Albuquerque, segurando todos os discursos militares ( que costumao alentar-se a presumpçoens de profecias) que ou o Exercito havia de ganhar Albuquerque, Praça de mayores consequencias que Geromenha; porque ganhada, se recuperaria Arronches, e se conseguiria Valença, e outros muitos lugares: ou sem falta se havia de soccorrer Geromenha; levantatando os Castelhanos o sitio para livrarem Albuquerque, que constava por certissima intelligencia nao ter de guarnição mais que quatro Companhias de Italianos quasi desbaratadas, nem haver nella instrumento algum de defensa: que para esta conquista se nao necessitava mais, que de ametade do Exercito, sicando as outras Tropas segurando Estremoz, e cobrindo a Provincia, e observando a resolução de D. João de Austria: que succedendo levantar o sitio para soccorrer Albuquerque, se introduziria em Geromenha o soccorro pretendido, sem perigo dos que atacassem Albuquerque; porque se estivesse ganhada, ficava baldada a diligencia, e durando a defenía, era facil a retirada pela fragosa estrada de Portalegre; e que acontecendo nao levantar D. Joao de Austria o sitio de Geromenha, bem recompensada ficava esta perda, ganhando-se Albuquerque: e accrescentava a estas razoens D. Luiz de Menezes, que se offerecia a tomar, como Cabo, a empreza de Albuquerque por sua conta, ou acompanhar com o seu Terço, o que fosse eleito para esta conquista. Rece,

Recebeo o Marquez esta resposta, e nao se deixando convencer das razoens della, nem de outras, que pru- Anno dentemente intentarao diffuadî-lo de buscar os quarteis dos Castelhanos, se dispôs com grande actividade, e diligencia a unir o Exercito; constando-she que D. Joao de Austria apertava os sitiados, e segurava as fortificaçoens da Campanha, solicitando o sim daquella empreza, para se livrar com a mayor brevidade, que sosse possivel, do perigo das nossas Armas, e dos combates do Sol mais nocivo no fitio em que estava, que algum outro da Provincia de Alemtejo. Em quanto o Marquez de Marialva se prevenia para marchar com o Exercito a soccorrer Geromenha, se defendiao os sitiados. A dezoito de Mayo, vendo D. Joao de Austria capazes de defensa as fortificaçoens da Campanha, mandou dar principio a tres aproches, que entregou ás Naçoens Caste-Ihana, Italiana, e Alemaa; para que a competencia do valor fizesse desprezavel o perigo, dando exemplo louvavel com a fua affiftencia, fazendo-fe igual no rifco aos mais valorosos, e na vigilancia superior a todos, ajudando estas virtuosas demonstraçõens com o artificio sempre agradavel aos foldados, de os mandar soccorrer com huma paga, cabedal de que pagao reditos como preço do proprio fangue; e de lhes fuavizar o trabalho com differentes mantimentos, que mandava repartir por todos os que affistiao nos ataques. Dividirao os Castelhanos o trabalho, que lhes tocava, em cinco quartos, os Alemaens, e Italianos em tres. As bombas, e as baterias da artilheria, que jogavao do Cerro, que chamao do Diabo, (proprios Ministros destes furios os instrumentos) forao a primeira moleftia, que começárao a sentir os fitiados. Animava-os Manoel Lobato, repartindo, e guarnecendo os postos, sem attenção aos perigos. O Terço de Moura governado pelo Capitao Filippe Pereira Jácome, porque o seu Mestre de Campo Lourenço de Sousa de Menezes estava em Lisboa, quando começou o sitio, e o Sargento Mayor estava doente mandou guarnecer o Ornavéque, e a obra Coroa; ao Sargento Mayor Antonio Tavares de Pina com quatro Companhias

1662

do Terço de Fernando de Mesquita, que occupasse o Anno Bonete; e huma meya Lua, que ficava detraz delle, guarneceo o Sargento Mayor Nicoláo de Faria com feis Companhias do Terço de Fernando de Mesquita; e a mais gente paga, e Auxiliar, governada pelo Sargento Mayor Thomás de Estrada, defendia as estacadas, e meyas Luas, e assistia no corpo da Praça para animar os lugares, que mais necessitassem de soccorro. Os paizanos, que ficárao dentro, accommodárao as fuas familias, fazendo concavidades nos terraplenos, por lhes ef-

cufarem o risco das bombas.

Todos os defeniores de Geromenha erao valorosos, e se achavao animados das promessas, que o Marquez de Marialva succeffivamente fazia a Manoel Lobato de o soccorrer sem duvida alguma. Aos primeiros dias do fitio entrou na Praça por Guadiana em hum pequeno barco Manoel de Siqueira Perdigao, que de Sargento Mayor do Terço de D. Luiz de Menezes havia passado a Governador do Forte de N. Senhora da Graça, foldado de merecida estimação, por ser valoroso, e entendido, sem she servir de embaraço a oppressao de she impedir a falla, e impossibilitar o comer as cicatrizes de huma bála, que na batalha de Elvas lhe quebrou os queixos. O bom fuccesso deste intento pertendeo valorosamente imitar o Mestre de Campo Lourenço de Sousa de Menezes, que havendo chegado de Estremoz, e achando ser o seu Terço hum dos da guarnição de Geromenha, determinou introduzir-se naquella Praça; e para este effeito passou a Elvas, e na mesma noite do dia que chegou, acompanhado de D. Luiz de Menezes até Guadiana, entrou em hum pequeno barco por baixo da ponte de Olivença, havendo trazido a hum Engenheiro Alemao, chamado Jacob Labuel, que voltou para Estremoz, não se atrevendo a fiar a vida de tao pequena embarcação; e navegou Lourenço de Sousa sem mais companhia, que a de Manoel Lopes, Sargento do seu Terço, hum Capitao reformado Francez, o barqueiro que o conduzia, e outro companheiro que remava. Chegando á vista dos quarteis dos Castelhanos, haven-

1662

do Lourenço de Sousa, quando se embarcou, conferido com D. Luiz de Menezes, que se deixaria governar da Anno direcção do barqueiro, de cujo discurso, sem haver outro, que pudesse ser mais util, dependia introduzir-se na Praça; mudou de intento, mandou aos dous barqueiros que saltassem em terra a reconhecer a segurança do caminho. Obedecêrao elles, e entrarao na Praça sem perigo algum. O tempo, que gastarao, perdeo Lourenço de Sousa, que pudera utilizar, se o seguira; porque faltando-lhe a guia, foy sentido de hum soldado de cavalio, que estava de sentinella, que reconhecendo-o, e os dous que o acompanhavao, tocou arma, e ficárao prifioneiros, e levado a Badajoz, donde o passarao á prizão de Sevilha, em que affiftio até o fim do anno se-

guinte.

Caminhavao os aproches com toda a diligencia, e laboravao as baterias com incessante exercicio; e reconhecendo D. Joao de Austria que o ataque dos Caste-Ihanos fe achava menos de trinta passos da estrada coberta da Tenalha, e os Italianos quasi com igual distancia da obra exterior, que cobria o Bonete, intentou que huns, e outros se alojassem sobre a espalda de ambas as estradas cobertas em a noite vinte e feis de Mayo. Chamou para este effeito aos Generaes, e aos Mestres de Campo, a que-tocavao os aproches, communicando-lhes este intento; ainda que entenderao que a execuçao era duvidofa, dizendo-lhes D. Joao de Austria que a empreza era fua, obedecêrao fem contradição, mostrando a lifonja fatisfazer-se do mesmo, que a razao encontrava, que até a vida, fendo a prenda mais estimavel, facrifica por dependencias da ambição dos homens. Recebêrao os Mestres de Campo a ordem, que haviao de executar, fendo o final do tempo da investida dispararem-se juntas duas peças de artilheria, e huma bomba. Erao quatro os Mestres de Campo, a que tocou a empreza da Tenalha, D. Francisco de Alarcao, D. Pernando de Escovedo, D. João Henriques, D. Francisco Tello de Portugal; hiao quatro Sargentos Mayores avançados com noventa foldados, que levavao granadas, chuços,

1662

chuços, e arcabuzes. Seguiao-se a estes outros noventa Anno com faxinas, pás, e picaretas: davad-lhes calor os Capitaens com cincoenta mosqueteiros, e para segurar todos, marchavao os Mestres de Campo com o resto dos Terços. Feito o final, avançárao com muita refolução: porêm a vigilancia dos fitiados era deforte, que os Castellianos, sem lhes valer a diligencia dos Mestres de Campo, nem a assistencia de D. Joao de Austria, forao rechaçados, e se retirárao com demassado desatino. Os Italianos, governados pelo Mestre de Campo D. Manoet Garrafa, tiverao melhor successo; porque avançando o pasto referido, o ganhárao, depois de deixarem obrar alguns fornilhos. Os sitiados assistidos de Manoel Lobato, e Manoel de Siqueira Perdigao, accrescentárao o desacordo, com que os Castelhanos se retirárao, fazendo huma fortida, e carregando-os com tanto valor, que padecêrao notavel estrago, accrescentando-o, accenderse com os artificios de fogo, que lançárao, quantidade de faxina, que estava junta para o trabalho dos aproches; e mostrando-lhes a grande claridade a confusaodos inimigos, lhes enfinou o caminho de empregarem nelles tao furiosamente os golpes das espadas, que levando-os até a cabeça da trincheira, se recolhêrao, deixando a campanha coberta de Officiaes, e soldados mortos, e feridos, entrando neltes o Mestre de Campo D. Francisco Tello de Portugal.

> Vendo D. Joao de Austria, que era impossível restaurar-se naquella noite a opiniao perdida, mandou tocar a retirar; e arrependido de intentar temeridades, ordenou que se continuasse o passo lento dos aproches. Os Italianos sustentárao o seu alojamento: porem julgando difficultoso vencer tantas obras exteriores, como havia por aquella parte, largárao o posto, e começárao outro aproche unido aos Alemaens, intentando ambas as Naçoens caminhar a hum so baluarte. O dia seguinte pedio D. Joao de Austria suspensao de armas para enterrar os mortos, que Manoel Lobato lhe concedeo. Os Sargentos Mayores, Officiaes, e foldados moitrárao nesta acção valoroso procedimento, merecedor de mais

glorio-

gloriosa fortuna. Huma das mayores molestias, que os fitiados padeciao, era a continuação das bombas, que Anno cahiao na Praça; porque, como era pequena, nao se achava lugar feguro. Acertou huma dellas em hum barril de granadas, e padecêrao grande estrago, os que se nao acautelárao deste infortunio. Tambem a artilheria laborava com muito effeito, porque as baterias estavao visinhas, e jogavao nellas canhoens de quarenta e oito. Forêm nao havia perigo, que obrigafie aos fitiados a entrarem na mais remota imaginação de render-se, fiados nas largas promessas, que o Marquez de Marialva lhes fazia de soccorrê-los, e nesta segurança tratavao vigorosamente da defensa da Praça; e era tanto o fogo, que arrojavao, que os inimigos nao adiantavao muito os aproxes, por mais que D. João de Austria os animava, affistindo continuamente nos lugares de mayor perigo, e a seu exemplo os mais Cabos do Exercito. Manoel Lobato, tendo alguma falta de bálas de arcabuz, mandou accommodar as de mosquete, de que tinha sobra; e como erao batidas, colhendo-as os Alemaens, se queixárao a D. Joao de Austria. Promptamente mandou fazer huma chamada por hum Thenente de Mestre de Campo General: suspendêrao-se as armas, ouvio Manoel Lobato a proposta, que era advertir-lhe que tirava com bálas contra o uso da guerra, com que perdia o direito de se lhe conceder quartel. Respondeo, que se enganava, e que ainda nao necessitava de pedir partidos. Quizerao replicar-lhe: mandou que se retirassem, e que se tinhao vontade de conversar, que elle a nao tinha de responder. No breve espaço, que durou esta competencia, reconheceo o Engenheiro, que guiava o ataque dos Castelhanos, a parte por onde podiao restaurar a opiniao perdida na primeira avançada; que este he ofructo, que costumao tirar os sitiados das conversaçoens dos expugnadores. Communicou o Engenheiro aos Mestres de Campo o seu designio, e sem dilação pedîrao a D. Joao de Austria licença para o executarem. Não difficultou deferir-lhes, expondo-lhes que a sua determinação, apontada pelo Engenheiro, era investir ás

1662

onze horas da manhaã a estrada coberta. Preparados para Anno a investida os Mestres de Campo D. Joao Henriques, D. Fernando de Escovado, D. Francisco de Alarcao, e o Conde de Porto-Lhano, avançárao valorofamente com os seus Terços; porêm achárao a empreza mais difficultosa do que presumiao; porque Manoel Lobato, que sempre estava em continua vigilancia, fez acudir brevemente aos Officiaes, e Soldados, e guarnecêrao os lugares inveltidos, que era à Tenalha, e a estrada coberta daquella parte. Durou quatro horas a contenda, no fim dellas ficou alojado na estrada coberta D. Francisco de Alarcao; estimando a desgraça dos seus naturaes, por caminhar a offendê-los. Foy grande a perda, que os quatro Terços recebêrao na avançada, e os tres Mestres de Campo me-

Ihorárao pouco os seus ataques.

Este successo, que podendo obrigar a Manoel Lobato a que dobrasse o cuidado em conservar as obras exteriores, lhe desbaratou de tal sórte a prudencia, que resolveo largá-las com inadvertencia tao singéla, que, depois de entregar a Praça, se jastava de que os Castelhanos lhe nao ganhárao as obras exteriores, porque elle voluntariamente lhas largára. Os Mestres de Campo Castelhanos, que naquelle dia tomárao a guarda, querendo continuar o aproxe, vendo que nao tiravao os defensores, mandárao reconhecer a ponta da Tenalha: achou-se desamparada; e nao podendo crer tanta felicidade, suspeitarao que estava minada: porêm passado o primeiro receyo, e continuando o exame, virao defamparadas todas as obras exteriores, e a estrada coberta: fizerao a seu salvo alojamentos no fosso, e começárao a caminhar contra os baluartes; que todos estes descontos padece hum valor imprudente, que podendo pelejar, como pódem as féras, nao sabe pelejar, como sabem os homens.

Os dias, que se gastárao nos successos referidos, em-Junto o Ex-pregou o Marquez de Marialva em compor o Exercito, ercito, sahe oe ajustado com os soccorros, que esperava, sahio de Marquez de Estremoz a dous de Junho. Constava o Exercito de do-Campanha. Ze mil Infantes, e quatro mil cavallos, em que entra-

vao muitos Auxiliares, que se repartirao pelas Con panhias pagas, e fervirao mais de lhes perverterem a disci- Anno plina, que de se adestrarem: doze peças de artilheria, muniçoens precisas, e mantimentos convenientes. Os Cabos, e Officiaes Mayores temos tantas vezes repetido, que he superfluo nomeá-los. Os Terços ordenou o Conde de Schomberg que se nao mudassem, por evitar controversias entre os Mestres de Campo sobre as vanguardas. Aquelles, a quem tocou a segunda linha, e a reserva, tiverao repugnancia, mas deixárao vencer-se do preceito, e da razao. A esta ordem se seguio cutra boa disposição, que foy sinalarem-se aos soldados as fileiras. com ordem de nao mudarem o lugar, para que conhecendo cada hum as fileiras, e os camaradas, não necest tassem de Officiaes para os comporem, quando se confundissem; disciplina, de que se seguiraó grandes utilidades. Alojou o Exercito na primeira marcha em Alcaravissa, na fegunda junto aos Olivaes de Elvas, onde se unirao as guarniçoens de Elvas, e Campo-Mayor. O Marquez de Marialva no dia seguinte se deteve naquelle sitio. Passou o Conde de Schomberg, e o da Torre com alguns Batalhoens a examinar o quartel, em que o Exercito havia de alojar ao dia feguinte: elegêrao huma eminencia fobre Guadiana, distante huma legoa de Geromenha; e voltando para o alojamento dos Olivaes, se distribuirao as ordens, e ao amanhecer se pôs o Exercito em marcha, e brevemente chegou ao sitio destinado, donde a artilheria, e mosqueteria avisou a Manoel Lobato da visinhança do soccorro, que esperavao. Respondeo a Praça, accrescentando com fogos repetidos sinaes do aperto em que estava; que forao conhecidos pelas disposiçoens antecedentes.

D. Joao de Austria, vendo o Exercite tao visinho, puxou por todas as guarnicoens de Padajoz, e Olivença, e reforçou as linhas, e Fortes, que havia levantado em Mures, e Fatalao; e depois de varios discursos refolveo aguardar dentro das fortificaçõens a determina-. çao do nosso Exercito, que ao romper da alva do dia fuccessivo marchon a ganhar o sitio do Carrascal, em que Ee 2

que o Marquez de Marialva, persuadido da opiniao de Anno Agostinho de Andrade, suppunha facilitar a total ruina dos Castelhanos. Mostrou nesta marcha o Conde de-Schomberg o acerto, com que havia aprendido os preceitos militares, occupando o Exercito todo aquelle terreno a medida dos compassos da mayor segurança. Valeo-se da corrente de Guadiana para cobrir o lado esquerdo, e com vagarosos passos seguia o Exercito os giros do rio. O Terço do Mestre de Campo D. Luiz de Menezes, a quem tocava o lado esquerdo da vanguarda, dividido em dous corpos, por constar de mil e duzentos Infantes, governando o fegundo o feu Sargento Mayor Marcos Raposo Figueira, dava fórma á marcha: seguiao-se-lhes tres Terços, e a estes cinco Batalhoens de Cavallaria: continuavao a fórma outros dous Terços, e rematava a linha da vanguarda com outros cinco Batalhoens de Cavallaria. De igual numero se compunha segunda, terceira, e quarta linha: occupava a artilheria os claros, e a razao do Exercito marchar nesta fórma, foy, por ser o sitio aspero, e haver nelle passos difficultosos, em que a Infantaria podia ter vantajens, se os Castelhanos se oppuzessem á passagem della; por cujo respeito levar o Exercito mayor frente, serviria de mayor embaraço; e como todos os Terços, e Batalhoens conservavao a igualdade dos claros, e faziao iguaes voltas ás que buscava o Terço do lado esquerdo, nao podia haver mais igual compasso, nem vista mais agradavel. Chegou o Exercito ao Carrascal, onde fez alto, e brevemente reconheceo o Marquez de Marialva que era impossível este intento, e tanto, que o nao podia vencer a sua resolução, costumada a triunfar dos mayores impossiveis.

Cobrio-se o Exercito com os carros, e alguns pedaços de trincheira, e começou a jogar a artilheria de huma, e outra parte com damno consideravel de ambas. Amanheceo; e vendo o Marquez desvanecido o intento de soccorrer Geromenha, com que havia chegado áquelle lugar, e desalojar delle com artilheria ao Exercito de Castella, e nao podendo tolerar o seu invenci-

vel valor perder-se Geromenha á sua vista, chamou a Conselho todos os Cabos, e Officiaes Mayores, e com Anno efficaz sentimento lhes propôs: Que a esperança de obrigar aos Castelhanos a levantarem o sitio daquella Praça com o descommodo da artilheria, o trouxera áquelle sitio: que reconhecia baldada esta resolução, e que sora mal informado: porêm que do mesmo empenho nascia a obrigação de não se retirar, sem tentar a fortuna, que tao favoravel havia experimentado no foccorro de Elvas ; e que amava tanto a opiniao adquirida naquella batalha, que avaliaria por mais vantajem a perda da vida : e que alèm destas razoens particulares se offereciao as importancias commuas, por ser Geromenha huma Praça de tanta consideração, que merecia o total empenho daquelle Exercito; e que affectuosamente rogava a todos os do Conselho ajustassem a fórma, com que podia desembaraçar-se de tao urgentes difficuldades.

Nao houve algum dos que se achárao presentes, que nao reconhecesse o valor, e sinceridade, com que o Marquez havia exposto as razoens referidas; e que naó bastavao todas as difficuldades, que observava com os proprios olhos, a desbaratar o ardor, com que o alentado coração lhe facilitava romper as linhas, e derrotar o Exercito de Castella. Este conhecimento, e varias desconfianças, que havia entre os Cabos do Exercito, prevalecendo dependencias á razao, obrigárao a concordarem vinte e sete votos, que as linhas se atacassem. Entravao nelles todos os Cabos, porque se votava sem preferencia; e o Conde de Schomberg, supposto que conhecesse o precipicio a que se arrojava, havendo observado a deliberação do Marquez, e constando-lhe que seus inimigos haviao arguido em varias occasioens a sua prudencia, nao quiz contradizer o que tantos approvavao. Chegou a votar o Mestre de Campo D. Luiz de Menezes, e desejando antepor a razao publica a todos os respeitos particulares, por não se expor ás consequencias perigofas, que padece quem torce os fentidos ao que sente em materias tao importantes, com delibe Ee 3

1662

1662

deliberada resolução disse: Que a continua assistencia de Anno doze annos daquella Provincia, em que havia occupado todos os Póstos até o de Mestre de Campo, que exercitava, nao tendo faltado em occasião alguma de todas, as que no decurso deste tempo se offerecerao, lhe dava confiança para entender, que nao haveria naquelle Confelho quem imaginasse que podia haver no seu voto mais visos, que aquelles, que descobriad o amor da conservação do Reyno, em que nascera: que via vinte e sete votos conformes em se atacar aquelle quartel realmente fortificado com baluartes, fossos, e estradas cobertas com dous Fortes, hum fobre o rio Mures, outro no fitio de Fatalao; atacados aos quarteis, os quaes flanqueavao todo o Exercito por qualquer parte, que investisse as linhas; e que todas estas fortificaçõens, levantadas em pequena circumvallação, fe guarneciao com doze mil Infantes, e mais de cinco mil Cavallos, havendo crescido o Exercito de Castella com novas levas, compondo-se de hum Principe valoroso, de Cabos scientes, e de Officiaes, e soldados escolhidos; e que nesta certeza seria temeridade intentar romper as fortificaçõens dos quarteis, e linhas com doze mil Infantes, e quatro mil Cavallos, que se compunhao de huma parte de soldados velhos, a segunda de bisonhos das novas levas, e a terceira de Auxiliares; accrescentando-se nao menor inconveniente na impossibilidade de se valer o Exercito do soccorro da Praça, por haverem largado os defensores della as obras exteriores, achando-se reduzidos ao breve recinto das muralhas, e cerrados os passos das sortidas: que a perda de Geromenha nao era tao consideravel, que merecesse a sua conservação hum precipicio, conhecendo-fe que perdida, ficava coberta aquella Provincia com Villa-Viçosa, e Estremoz; e que por este respeito havia votado, como constava ao Marquez, na diversao de Albuquerque, e que como este remedio estava desvanecido, rque o que julgava mais importante, era conservar aquelle Exercito para defensa do Rayno, que podia sustentar-se sem Geromenha. Com este voto de D. Luiz de Menezes se conformárao Proposition &

os Mestres de Campo D. Manoel da Camara, Tristao da Cunha, Jeronymo de Merceça, e Antonio Galvao, e a Anno seu exemplo se retractárao todos os vinte e sete votos, que haviao seguido a opiniao de se dar a batalha, forçan-

do as fortificaçõens.

Separou-se o Conselho sem outra resolução, e como o grande coração do Marquez não podia soffrer a infelicidade de se perder Geromenha, ouvio sem mayor segue a spiexame o parecer de alguns Officiaes de inferiores Pó-nia de locstos, que lhe facilitárao o soccorro de Geromenha pela correi aquelparte, em que o rio Mures entra em Guadiana. Prom-la Proca ronse parte, em que o no mures entra em Guadiana. Honi- rendo as lig ptamente passou o Marquez do conselho á execução, e nhas. escolheo para Cabo desta grande empreza ao Mestre de Campo D. Luiz de Menezes: Mandou-lhe ordem, que com o seu Terço, o do Mestre de Campo D. Pedro Opefinga, e seiscentos Cavallos governados por D. Joac da Silva passasse Mures, rompendo o embaraço de vadearem os Infantes este rio com a agoa, pela cinta; que pela meya noite investissem o Forte, que estava atacado ao quartel; e que ganhando-se o suftentassem ate ser soccorrido, parecendo facil ganhar-se com dous I erços o mesmo, que no Conselho antecedente havia parecido impossivel conseguir-se com todo o Exercito. Lispos D. Luiz a gente destinada para aquella empreza, repartindo escadas pelos Officiaes, tocando huma ao Barao de Schomberg, que de Alferez da Companhia de D. Luiz havia passado a Capitao de Infantaria do seu Terço, e mostrado em varias occasioens insigne valor, e excellente juizo. Levavao parte dos foldados quantidade de faxinas, e varios inst umentos de expugnação; outros hiao destinados para as maopostas, que haviao de facilitar a subida do Forte; e os mais escolhidos seguiao os seus Officiaes para conquistá-lo, e todos alegres, e resolutos esperavão a ordem para marchar. Hum delles era Antonio Pimenta, natural de Soure, de pouca idade, e grande coração, que manifestou, offerecendo-se a D. Luiz a ser dos primeiros, que entrassem no Forte, com a piedosa commissao, no caso que morresse, de tomar por sua conta mandar declarar no seu assento a Ee 4

1662

parte, onde acabára a vida; assim para que constasse na Anno posteridade o seu procedimento, como para que seu pay nao fosse molestado, por haver sicado por seu fiador, para dar conta delle ; acção tão exemplar , que merece perpetua memoria. Cerrou a noite, e pondo o Conde de Schomberg a gente em marcha, quando começava a caminhar, The chegou ordem do Marquez, que fizefse alto. Foy a causa desta novidade o parecer de hum soldado de cavallo, dos que assistiao ás ordens do Marquez, que lhe disse estando elle em huma collina superior ao Forte de Mures para ver o assalto, que se elle tivera voto, nao havia de intentar o soccorro de Geromenha por aquella parte. Perguntou-lhe o Marquez, qual era a que se lhe offerecia ao seu discurso? Respondeo-lhe, que montarem-se á garupa de quinhentos cavallos outros tantos foldados Infantes, e paffando Guadiana da parte de Castella, introduzî-los na Praça rompendo a corrente do rio. Pareceo-lhe ao Marquez factivel este arbitrio; porque muitas vezes os grandes Generaes não devem desprezar os conselhos dos particulares, ponderando-os sem attenção a quem os dá; e foy esta a causa de mandar suspender a marcha. Chamou os Cabos a conferencia, gastárao-se nella as horas da noite, e ficou desvanecida a empreza de Mures, e juntamente a de Guadiana, pela difficuldade de romper a muita Cavallaria, com que os Castelhanos guardavao os portos, e terem os inimigos ganhado as obras exteriores da Praça, o que lhe impossibilitava entrar nella o foccorro pertendido. Achando-se o Marquez perplexo entre tantas difficuldades, recebeo huma carta de Manoel Lobato, em que dizia, que a Praça estava em grande aperto, porque havia largado o Barrete, e a obra Corna, depois de quetro assaltos: que elle mesmo deixára estes póstos, sem ser constrangido; tambem havia largado a estrada coberta até o diamante do baluarte do Açougue; que se achava com as duas faces, e os dous flancos arruinados das baterias da artilheria: que na Praça haviao cahido quatrocentas e setenta bombas, de que a mayor parte das casas da Villa estavas arruinadas,

étoda a muralha padecia igual ruina: que lhe faltavao oitocentos homens, huns mortos, e outros feridos: que Anno carecia de murrao, e bálas miudas: que necessitava de prompto foccorro, e que o sitio do Fatalao tinha por mais

1662

desembaraçado para se lhe introduzir.

Recebido este aviso, sem mais exame, ordenou o Marquez que o Exercito marchasse a alojar sobre o rio busca-las co de Fatalao; e persuadido a que havia de soccorrer a este intento, Praça por aquella parte, chamou ao Mestre de Campo que se desva-D. Luiz de Menezes, e levando-o ao alto de huma col-nece a vista lina, donde se descobria o Forte, que dominava o ri-dellas. beiro do Fatalao, lhe disse: que a gloria daquella empreza destinava para o seu Terço; porque a amizade, e o appellido o obrigava a preferi-lo naquella occasiao aos mais do Exercito. Com o agradecimento devido protestou D. Luiz a sua obediencia, nao ignorando as muitas difficuldades, que encontravao aquelle intento. Posto em marcha o Exercito, lançárao os Castelhenos fóra dos quarteis vinte e cinco Batalhoens, que sustentárao com os nossos huma bem travada escaramuça, em que se sinalou Francisco de Tavora, que de Capitao de Infantaria da Provincia de Entre Douro e Minho havia passado a Thenente Capitao da Companhia do Conde da Torre. Alojado o Exercito sobre Fatalao, chamou o Marquez a Conselho, e mostrando a carta de Manoel Lobato, perguntou, se devia intentar o soccorro por aquella parte, que Manoel Lobato affinalava, como a mais facil para se conseguir este intento. Forao os votos uniformes, parecendo a todos, que examinada a fortaleza das trincheiras guarnecidas com hum poderoso Exercito, parecia impossivel romperem-se sem manifesto risco de todo o Exercito, que era a principal defensa do Reyno, que este damno se considerava como presente, e com poucos remedios a perda de Geromenha futura, e remediavel : que a opiniao estava segura com os successos antecedentes; porque em Estremoz nos haviamos opposto a todo o poder de Castella com inferior partido, sem mais defensa, que huma fraca trincheira: que na Campanha se presentára a batalha, e D. Joao

1662

stencia.

dé Austria se reduzira á defensa dos alojamentos; e que Anno por todas estas consideraçõens era preciso que o Exercito se aquartelasse em Villa-Viçosa, que com todo o calor tratasse da fortisicação daquella Praça, que sicava servindo de grande remedio á perda de Geromenha. Conformou-se o Marquez com esta opiniao, fez aviso a Mala-Vicosa, e no el Lobato, que com os melhores partidos, que lhe fosse possivel conseguir, entregasse Geromenha, e mar-Geromenha chou o Exercito a Villa-Viçofa, onde se desenhou huma depois de se Cidadéla no sitio do Castello; porque o corpo da Villa guns dias co era pouco capaz da defenía pelas muitas eminencias, de valorosa resi- que era dominada, em que logo se começou a trabalhar.

D. Joao de Austria, vendo retirar o Exercito, mandou fazer chamada á Praça pelo Commissario Geral D. Alexandre Moreira. Cessou o combate, e intentou D. Alexandre que Manoel Lobato acceitasse hum papel que levava. Respondeo, que elle tinha o seu General á vissta, por cujo respeito nao acceitava o papel: que D. Joao de Austria lho podia remetter, e que voltando com carta sua, o receberia. Resultou desta resolução continuar o combate. Ao dia seguinte á noite chegou huma carta do Marquez, que continha ordem de se entregar a Praça com os partidos mais vantajosos, que fosse posfivel. Foy incomparavel a pena de Manoel Lobato,; porque nao dava vantajem a outro algum em valentia: porêm reconhecendo o defengano de poder ser soccorrido, as obras exteriores perdidas, os baluartes minados, mais de mil soldados mortos, e feridos, entrando nelles a mayor parte dos Officiaes, se sujeitou á desgraça de vencido, e determinou tratar das Capitulaçõens. O dia seguinte ás dez horas, mandou D. Joao de Austria fazer outra chamada pelo Thenente de Mestre de Campo General D. Joao de la Barreta. Cessarao as armas: recebeo Manoel Lobato pela muralha hum papel, que lido continha: Que o Exercito de Portugal se havia retirado, que tratasse de render-se, pois tinha chegado ao ultimo perigo: que se lhe concederiao todas as honradas Capitulaçoens, que nierecia o seu valor; porêm em caso



caso, que se obstinasse, (o que se nao suppunha) passaria inviolavelmente por todo o rigor das armas. Respon- Anno deo Manoel I obato, que até a huma hora depois do meyo dia daria a resposta ás proposeçoens, que continha o papel, que recebera; porque o negocio, que tratava, era tao grave. que não devia refolvê-lo fem o conferir com os seus Cff ciaes. Concedeo-lhe D. Joao de Austria este breve intervallo; e depois de Manoel Lobato ajustar com Manoel de Sequeira Perdigao, e com os mais Officiaes a forma, em que devia responder, á hora sinalada fahio da Praça o Sargento Mayor Antonio Tavares de Pina, e entrou em refens o Sargento Mayor de D. Francisco de Gusmao, chamado D. Miguel de Naves. Foy Antonio Tavares conduzido á tenda de D. Joao de Austria, que o esperava com magnifico apparato. Entregou-lhe Antonio Tavares hum papel, que continha varias propofiçõens: ventilárac-le por algi m espaço, e por conclutao concedeo D. Joao de Austria: Que sahisse a Infantaria com as suas armas, bála em hoca, e corda acceta; e a Companhia de Cavallos formada, húa peça de artilheria de virte e quatro livras com as muniçoens competentes para deze tiros: que o Covernador com os Officiaes, que quizessem seguî-lo, e cinco Francezes, poderiao passar a Villa-Viçosa: que a Infantaria paga havia de ficar daquella parte até o ultimo dia de Outubro, e o Terço de Moura, e Serpa alojado em Freixinal, o de Fernando de Mesquita no Ducado de Feria, os Auxiliares se poderiao retirar para suas casas; e da mesma sórte os feridos, e paizanos, a que se dariao carruagens até Villa-Vicola.

A nove de Junho pela manhaa fahio Manoel Lobato de Geromenha com mil e cento e tetenta foldados, em que só entravao duzentos e quarenta Auxiliares, com a Companhia de Ambrosió Pereira, que constava só de trinta cavallos, por haver perdido mais de outros tantos no tempo, que durou o fitio, affiftindo com a Companhia desmontada á defensa da porta, e procedendo Ambrofio Pereira com muito valor. Marchárao todos os rendidos para as partes, a que estavao destinados, e D. Juao

. 5 .

1662

Joao de Austria entrou em Geromenha, triunfando di-Anno gnamente na sua felicidade, por nao haver faltado a todas as operaçoens de valoroso, e sciente Capitao, ganhando huma Praça de grande importancia, bem fortificada, e guarnecida á vista de hum Exercito poderoso: porêm nao lhe valêrao tantos acertos, para que os seus Naturaes lhe perdoassem a censura de nao dar a batalha, achando-se com o Exercito superior ao que o buscava; julgando-se, que o conquistador nao deve negar-se aos ultimos conflictos, por ser difficultosa empreza querer ganhar Reynos Praça a Praça. Ficárao em Geromenha treze peças de artilheria, e quantidade de muniçoens: D. João de Austria mandou com toda a brevidade desfazer as linhas. Em quanto durou este trabalho, foy varias vezes o General da Cavallaria D. Diogo Cavalhero á forragem aos campos de Elvas: succedeo em huma dellas haver chegado áquella Praça o Thenente General D. Joao da Silva com o Troço da Cavallaria daquelle quartel, e vendo a lastimosa destruição dos fructos da campanha, fentida dos feus Naturaes, como falta de sustento quotidiano, tratou de impedir este prejuizo com a diligencia, que lhe foy possivel. Foy a primeira apagar o fogo, que os foldados foltos ateavao nos trigos, e cevadas maduras, obrigando varias partidas a se recolherem ao mayor corpo. No tempo, em que dava á execução este intento, lhe chegou aviso do Conde da Torre, que vinha marchando com toda a Cavallaria, comboyando hum Troço de Infantaria, e quantidade de mantimentos, que marchavao para Elvas, e lhe ordenava sahisse com as Companhias de Elvas a esperá-lo a Villa-Boim. Replicou D. Joao, representando-lhe o embaraço, em que se achava, por cujo respeito lhe parecia, mandasse marchar o comboy pela estrada de Barbacena. Obrigado desta noticia, chamou o Conde da Torre a Conselho, e resultou da conferencia avisar a D. Joao da Silva por hum Alferez, que elle marchava com toda a diligencia para Elvas refoluto a pelejar com os Castelhanos; e para este sim lhe ordenava, que a todo o risco atacasse a Cavallaria inimiga na certeza da brevidade,

1662

com que marchava a soccorrê-lo. Quando chegou esta ordem a D. Joao, haviao marchado os Castelhanos para Anno Geromenha, e se achavao quasi distantes huma legoa dos Olivaes de Elvas; e supposto que reconheceo o risco a que se expunha, por se não achar mais que com cinco Batalhoens, respondeo ao General da Cavallaria, que promptamente dava á execução a sua ordem; advertindo, que era sem duvida vir carregado da Cavallaria Castelhana; e que a fórma, em que podia ser soccorrido, era achar a Cavallaria formada na horta de Diogo de Brito, fituada dentro nos Olivaes junto da eftrada de Geromenha, que era a que os Castelhanos levavao; e para que nao se errasse o posto, que elle sinalava, que era o mayor perigo daquella empreza, mandou D. Joao ao General hum soldado pratico, e valoroso, para que o guiasse. Neste tempo haviao os Castelhanos passado o ribeiro de Cellas, e só tres Batalhoens se achavao desta parte. D. Joao, usando diligentemente da occasiao, que se lhe offerecia, mandou ao Capitao Roque da Costa Barreto, que com o seu Batalhao carregasse us tres inimigos; e Jácome de Mello, que a tiro de pistóla lhe desse calor; e elle com os dous que lhe ficarao, porque o cutro estava distante occupando os póstos da guarda ordinaria, conservava a mesma distancia, para evitar que os tres Batalhoens Castelhanos não pudeslem carregar os noslos, sem acharem mavor refistencia. A Cavallaria inimiga, que hia carregada de forragem, sem fazer caso dos Batalhoens de Elvas, vendo-se de repente furiosamente investida de Roque da Costa, nao tiverao os tres Batalhoens mais acordo, que precipitar-se confusos a passar os ribeiros, onde forao huns mortos, outros feridos, e os mais espalhados pela campanha. D. Diogo Cavalhero, vendo este repentino combate, quando menos o imaginava, cheyo de colera, em que com menos incentivos ardia sempreo seu arrebatado espirito, mandou com pouca ordem carregar os nossos quatro Batalhoens, e accrescentou a confusao dos soldados, ser-lhes necessario largarem as garupas das forragens, que levavao, por lhes impedir o manejo

1662

nejo dos cavallos. Ayrotamente fe tervio D. Joao da Sil-Anno va deste embaraço; porque ganhando terreno, deixou Roque da Costa na retaguarda, fiando da fua prudencia, e valor o acerto daquelle conflicto. Roque da Costa conrespondeo igualmente a esta expertação, sem faltar hum ponto ao que era obrigado, veyo rebatendo os Caste-Îhanos, que foltos determinavao embaraçá-lo até chegarem os Batalhoens, que velozmente vinhao cobrindo a Campanha. Com esta ordem, e com esta defensa chegou D. Joao a huma ponte estreita, e que sica junto da horta de Diogo de Brito: neste sitio fez alto, entretendo oito Batalhoens inimigos, para dar tempo a que chegasse a nossa Cavallaria: porêm tendo D. Joao aviso que D. Diogo Cavalhero mandava hum grosso de Cavallaria á redea folta a cortar-lhe os feus Batalhoens pela retaguarda, investio furiosamente com os inimigos, que tinha diante, com os quatro Batalhoens, e ás cutiladas os obrigou a se retirarem tanto espaço, que teve tempo para passar a ponte sem perda alguma; e reconhecendo, muito a seu pezar, que a nossa Cavallaria nao occupava o lugar, que lhe havia fin lado, se retirou ao abrigo do Forte de Santa Luzia, feguido fem ordem alguma da Cavallaria Castelhana; e vendo perdida huma occasiao, em que a felicidade era tao manifesta, chegando-lhe o desengano, de que a Cavallaria se havia retirado para Villa-Viçosa, pelo soldado pratico, que tinha remettido, se retirou á Praça, e os Castelhanos havendo perdido a forragem, que levárao, fegárao outros trigos, e pelas nove horas da noite voltáras para Geromenha.

O Conde da Torre, depois de haver feito a D. Joa6 o aviso referido, vendo o comboy seguro, aconselhado dos Officiaes Mayores, que levava, tomou outro acordo, parecendo-lhe que as horas do dia erao poucas, e que o empenho de D. Joao fosse menor; porque nao pode ter noticia delle com a brevidade necessaria, por estar muito

distante, e voltou para Villa-Viçosa.

## FINIS.

INDI-



# INDICE

DAS PESSOAS, E COUSAS

mais notaveis, que se contêm nos seis Livros desta Segunda Parte Tomo Terceiro.

#### A

Bsurdos commettidos na defensa de Olivença sitiada por falta de disciplina, Pagina 38. até 50. Acção Catholica, e pia de Elvas sitiada para impetrar soccorros do Ceo, quando se lhe dispunha o da terra, 212. Acção gloriosa de Manoel Ferreira Alferez da Companhia de Diniz de Mello, 359.

Acçao de raro valor de Antonio Pimenta no intento de foccorrer Geromenha, 489.

Achim de Tamaricurt, Thenente General da Cavallaria, vay no Exercito do foccorro de Elvas, 209.

Feliz, e opportunamente soccorre a nossa Cavallaria for gosamente empenhada no alcance da inimiga, 222.

D. Affonso o VI. Rey de Portugal: Procura a Rainha sua may, e Mestres imprimir nelle os Reacs espuitos, que lhe faltavas pela lesas, a que o sujeitou huma grave doença padecida na infancia, e nas pódem reprimir

primir sua degenerada inclinação, 80.

Passa a Azeitao, e volta a Lisboa brevemente livre de hum mortal perigo, 307.

Entra em outros não menos consideraveis, 308.

Affonso Furtado, General da Artilheria no Alemtejo, parte pela pósta a Lisboa para applicar os soccorros de Olivença sitiada, e desfaz objecçoens, que se propunhas para ir buscar o nosso Exercito ao inimigo, 28. Procura ganhar o Forte de S. Christovas sem effei-

to, 37.

Intenta segunda vez interprende-lo, e não o consegue, 40.

Vay interprender Valença, e volta sem o conseguir,

Sahe de Elvas fitiada para a prevenção do foccorro, que fe lhe dispunha, 150.

Exercita o Posto no Éxercito, que soccorre Elvas, 209. Sóbe a General da Cavallaria de Alemtejo, 239.

Dá principio a este exercicio, armando ás Tropas de Ba-

dajoz, ibi.

Arma á Cavallaria de Badajoz, e felizmente derrota dous Batalhoens, recolhendo-se com muitos prisioneiros, e entre elles Joao Diaz de Matos, que na força paga o crime da transfuga, e os damnos, que sua fugida causara, 298.

Alconchel se entrega ao inimigo com grande vituperio de Gaspar do Rego de Sousa, que governava o Cas-

tello, 358.

André de Albuquerque passa ao Posto de Mestre de Campo General no Alemtejo, 20.

Sahe ao rebate de Campo Mayor com trezentos cavallos, e menos cautéla, 63.

Encontra a Cavallaria Castelhana, que havia passado

Caya, 64.

Retira-se formado a Elvas, e em huma legoa de distancia, sendo o poder inimigo superior mais que em dobro, so o damno igual, ibi.

Toma hum comboy de importancia, 65.

Derrota a Cavallaria inimiga governada pelo Duque

de Osluna no sitio de Badajoz, 102.

Vaticina sua breve vida, 126.

Sahe de Elvas sitiada para a prevenção do Exercito, que se dispunha para soccorrer aquella Praça, 151.

Sua lamentavel morte, depois de ter adquirido a máyor parte do triunfo nesta empreza, 224.

Elogio de sua vida, 228.

D. Antonio Luiz de Menezes Conde de Cantanhede he eleito Governador das Armas para o foccorro de Elvas,

Generosa modestia, com que conciliou os animos, e

dispôs seu glorioso triunfo, 155.

Passa a Estremoz a juntar o Exercito, ibi, e 204.

Sahe daqui com o Exercito a loccorrer Elvas, 2097

Exhorta os foldados, 216.

Rompem-se as linhas, e consegue o Exercito gloriosa victoria, soccorrendo Elvas, 221. até 225.

Passa a Lisboa a lograr o applauso da victoria,232.

Briosa repulsa, com que despreza as indecentes condiçoens, que o Embaixador de França offerece, para se accommodar Castella com Portugal, 285.

Condecorado com o titulo de Marquez de Marialva, passa ao governo de Alem-Tejo, em que substituia o

Conde de Schomberg com feliz successo, 408.

Passa de Estremoz a Elvas com poucas tropas, certificado da marcha do Exercito de D. Joao de Austria,

Acha-se o Exercito de Castella visinho a Elvas, e retira-

se á sua vista, 414:

Sahe em Campanha, e marcha a soccorrer Geromenha, 484.

Segue a opinia de a loccorrer, rompendo as linhas,

Retira-se com o Exercito a fortificar Villa-Viçosa, e Geromenha se entrega depois de valorosa resistencia,

Antonio de Conte começa a enfinuar-fe no agrado d'El-Rey, 80.

Procura a Rainha atalhá-lo, mas prevalece a indo-Ff mavel INDICE.

mavel inclinação dos poucos annos do filho, 81. Intenta a Rainha fazer delle confidente para moderar as -defordens d'ElRey, 311.

B Adajoz sitiada pelo Conde de S. Lourenço, e progressos deste infructuoso sitio, 41.

Aspira a Rainha Regente ao segundo sitio, para o qual aproveitao pouco as folidas razoens do Conde do Sagubal, e D. Luiz de Menezes, que o impugnavao, 93. Marcha o Exercito a fitiar esta Praça, e emprega-se no Forte de S. Christovao, 97.

Pessoas de mayor qualidade, que concorrerao neste Exercito, e numero do poder, que o formava, ibi, 98.

He sitiada esta Praça, 99.

Persevera o sitio quatro mezes, 121.

Levanta Joanne Mendes de Vasconcellos o sitio, e reti-

ra-se a Elvas, 134.

Barao de Alvito depois de servir com geral applauso de suas prendas, morre, e seu irmao em hum desafio lastimosamente, 130.

Barbacena resiste com valor, e depois de custar as vidas ao Marquez de Santa Eulalia, e a alguns Officiaes, e soldados, com honradas capitulaçõens se rende, 151.152.

Bartholomeu de Azevedo Coutinho, Mestre de Campo, acha-fe na batalha das linhas de Elvas, na qual he ferido, 229.

Batalha do Forte de S. Miguel no sitio de Badajoz, 112.

Batalha das linhas de Elvas, 215.

Beira, une-se o poder de seus dous Partidos, e entra em Castella, 374.

Ganhao dous lugares, retirao-se, e na marcha derrotao varias tropas inimigas, 375.

Borba, Villa aberta, se rende ao Exercito de D. João de Austria, 472.

### C

Ardeal Massarino tem varias conferencias com o Conde de de Soure Embaixador, que conhece a destreza, e astucia, com que córava a exclusa de Portugal no tratado da paz daquellas duas Coroas, Franceza, e Castelhana, 260.

Indecorosos capitulos, que manda ao Embaixador sobre o accommodamento de Castella com Portugal, ensinuando o infallivel estrago deste Reyno, e generoso

desprezo, que achao no Conde, 272,

Carlos II. Rey de Inglaterra he restituido áquella Coroa,

Acceita com manifesto agrado o casamento de Portugal, e despreza os que lhe propoem o Embaixador de Castella, e hum memorial, que lhe offerece, do qual se mostra ElRey resentido, 389. e 390.

Propoem a deliberação de casar em Portugal so Parlamento, que uniforme o applaude, ibid. até: 392.

Carta da Rainha Regente ao Conde de Cantanhede, fazendo-o Governador das Armas no Exercito de foccer-ro a Elvas, 154.

Carta do Conde de Soure Embaixador em França, abominando ao Duque de Aveiro o arrejo de 1e pasar a Castella, 279.

Extravagante resposta do Duque, 281.

Carta d'ElRey da Gran-Bretanha para a Rainha Regente com a acceitação do cafamento da Infanta Dona Catharina, 387.

Cafamento d'ElRey da Gran-Bretanha com a Infanta de Portugal procura-o impedir oBarao de Butavilla, Embaixador de Castella, com apertadas diligencias, 386.

Firmao-se as capitulaçõens, e com ellas passa a Fortugal o Conde da Ponte Francisco de Mello, 392.

Artigos do tratado, ibid.

Castelhanos quebrao a conrespondencia conservada em Traz os Montes, 189.

Ff: ChriOZ INDICE.

Christovao de Mello, primogenito do Porteiro mór, marcha na frente do Exercito, que investe as linhas de Elvas, 219.

Comboy remettido a Badajoz he derrotado, e rendido, 123. Conde de Odemira, Ayo d'ElRey D. Affonso VI., vê fruftradas as diligencias de reprimir os indecorosos habitos deste Principe, 191.

Conde de S. Joao marcha no Exercito, que sahe a soccorrer Olivença no Posto de Mestre de Campo, 30.

No fitio de Badajoz querendo reconhecer intrepido o Forte de S. Miguel, he ferido perigosamente de huma bála, 113.

He ferido na batalha das linhas de Elvas, 2 9.

Governa as Armas de Traz os Montes em ausencia do Conde de Misquitella, 301.

Junta Exercito, e toma Alcanices, 302.

Milita gloriosamente no Minho, e derrota hum quartel de Cavallaria, 363.

Conde de Miranda marcha para Alem-Tejo no Posto de Mestre de Campo do Terço da Armada, 26.

Affiste com valor no primeiro sitio de Badajoz, 42. He nomeado Embaixador das Provincias unidas, 290. Passa a exercitar a Embaixada de Holanda, 327.

Depois de varias contendas volta a Lisboa com o tratado da paz, 337.

He eleito segunda vez Embaixador ás Provincias unidas, nesta função ajusta a paz, superando grandes estorvos de Inglaterra, 397.

Conde de Penaguiao, Camareiro mór, sahe ferido no primeiro assalto de Badajoz, 43.

Quasi agonizando no Convento de S. Francisco occupado do inimigo, he levado ao campo contrario, aonde morre, 144.

Conde do Prado com tres filhos fica dentro em Elvas fitiada, 151.

Succede ao Visconde no governo das Armas do Minho, 301.

Oppoem-se ao Exercito inimigo, com que entrou o Marquez de Vianna, e o Conde lhe diverte selizmenlizmente todas as emprezas, 361.

Conde de Atouguia he pela Rainha nomeado Mestre de Campo General da Provincia de Alem-Tejo, 238.

Fortifica as Praças com grande actividade, 297-

Larga este posto, transferido ao de General da Armada,

Conde de Sabugal: vivamente dissuade o sitio de Badajoz, e nao he admittido da Rainha, 93.

Conde de Schomberg: vem a fervir no Posto de Mestre de Campo General, 319.

Derrota hum troço de Cavallaria inimiga, 356.

Desbarata seis batalhoens na retaguarda do Exercito de D. Joao de Austria, e muy em salvo se retira, 471.

Conde de Sarzedas em idade de quinze annos, havendo militado no fitio de Olivença, fegue a milicia no de Badajoz, 99.

Conde de Cantanhede; veja-se D. Antonio Luiz de Menezes.

Conde de Castello Melhor; veja-se Joao Rodrigues de Vasconcellos, e Luiz de Sousa de Vasconcellos.

Conde da Ericeira; veja-se D. Fernando de Menczes, e D. Luiz de Menezes.

Conde de Misquitella; veja-se D. Rodrigo de Castro.

Conde da Ponte; veja-se Francisco de Mello.

Conde de S. Lourenço; veja-se Martim Affonso de Mello.

Conde de Soure; veja-se D. Joao da Costa. Conde da Torre; veja-se D. Joao Mascarenhas. Conde de Villa Flor; veja-se D. Sancho Manoel.

#### D

Esassos: intenta evitá-los André de Albuquerque com zelo Christao, e util politica, 130.
Diniz de Mello de Castro, Thenente General da Cavallaria de Alem-Tejo, expugnando o Forte de S. Miguel, recebe sete feridas, e matando-lhe o cavallo, sica prifioneiro, mas soccorrido logo he livre, 117.

Ff 3

INDICE.

Marcha no Exercito, que foccorre Elvas, 209. Felizmente soccorre a nossa Cavallaria, seguindo a inimiga, a quem obriga a voltar as costas, 222.

Desbarata em Mourao hum troço de Cavallaria, 241. Diogo Gomes de Figueiredo occupando meritamente honorificos Póstos em varias Praças, no de Mestre de Cam-

po fica fitiado em Elvas, 150.

Diogo de Mello,passando-se aos Mouros, deixa sua mulher em Bassaim, a qual varonilmente resiste á insolencia do Ouvidor Geral; e avisado o marido, vinga o desacato com a morte do Ouvidor, 91.

Duque de Aveiro se passa a Castella, 281.

Acha naquella Corte menos estima, e acceitação do que esperava, 282.

O seu crime se processa, e por sentença he degolado em estatua, banido, e seus bens confiscados, 290.

Duque do Cadaval marcha no Exercito, que vay fitiar Badajoz, 98.

Milita com valor no sitio, e he ferido na expugnação do

Forte de S. Miguel, 120.

Duque de Ossuna governa as Armas contra a Provincia da Beira, fórma Exercito, com que ganha alguns lugares abertos, 371.

Duque de S. German sahe em Campanha com poderoso

Exercito, e marcha a Olivença, 26.

Sitio, governando-a Manoel de Saldanha, ibi. Vem reconhecer Campo Mayor com hum groffo de Ca-

vallaria, e retira-se com perda, 63.

He ferido na batalha das Linhas de Elvas, com que affroxa a resistencia do inimigo naquella parte, 225.

Lena Peres em Monção capitaneando varonilmenterrinta mulheres, renova a memoria de outra antiga, e heroica matrona por nome Deofadeo Martins,

Elvas Praça de Armas do Alem-Tejo: Descreve-se sua fortificação,

INDICE.

tificação, e affedio do Exercito Castelhano, 146. Disposição dos quarteis do Exercito inimigo, e pessoas que os regiao, 147.

Mestres de Campo, que ficarao dentro na Praça, 150. Fazem os fitiados varias fortidas com feliz fucceslo,

Trabalhão os Castelhanos em cerrar as linhas, e ateaofe nos fitiados as doenças com lastimosa mortandade,

Carestia do preciso alimento dos doentes, que padece a

Praça, 159.

Sahem da Praça cinco foldados para guiar o Exercito do soccorro, e cahindo nas mãos do inimigo; confessão o intento, e reforça D. Luiz Mendes de Aro as linhas,

Sahe de Estremoz o Exercito em soccorro de Elvas, e numero de que constava, 209.

Disposição, com que accommette as linhas, 217.

Rompem-se as linhas, 221.

He soccorrida a Praça com fatal estrago dos Castelhanos, 225.

Rico despojo, que ficou do Exercito inimigo, 228. Numero de Fidalgos, Officiaes, e soldados mertos, e

feridos, 229. Exercito no Alem-Tejo sahe a soccorrer Olivença, seu numero, e poder, 29.

Aloja no quartel da Amoreira, 35.

Retira-se sem effeito, 37.

Pasta a Badajoz , 40.

Sahe o nosso Exercito a expugnar Mourao, seu numero, e consegue a empreza, 65. e 66.

Exercito que vay sitiar Badajoz, seu numero, e disposiçoens, 97.

Passa Guadiana, 110.

Exercito que vay soccorrer Elvas sitiada, seu numero, Officiaes, disposição, e marcha, 209.

Exercito inimigo fahe na Provincia de Entre Douro e Minho, intentando expugná-la, 68.

Intenta ganhar Valença sem effeito, 69.

Re-

Retira-fe com a messma pressa, com que viera, ibi. Outro governado pelo Marquez de Vianna infesta aquella Provincia, e desbarata o nosso por pouca cautélla, e muita desigualdade, 166.

Rende-se froxamente o Castello de Lapella, 172. Torna ajuntar-se, e sahe em Campanha, 361.

Constrangido dos damnos, que recebia das nossas Armas, se retira, 367.

Exercito de Castella, governado por D. Luiz Mendes de Aro, quer soccorrer Badajoz, 133.

Sahe de Talavera, acha levantado o fitio, passa o rio Caya, e toma póstos sobre Elvas, 141.

Fórma o affedio a esta Praça, 146.

Padece fatal estrago, e entrando nelle trinta e seis mil homens, só se salvas cinco mil Infantes, e mil e trezentos cavallos de cinco mil, com que veyo, 227.

Exercito com que vem D. Josó de Austria, seu numero como ganha Arronches, 350.

Fortifica esta Villa, ibi.

Queima Villa-Boim lugar aberto, 416.

Aquartelado o nosso Exercito junto a Estremoz, chega á sua vista o Austriaco, que intenta atacá-lo sem execução, 469.

Exercito de Portugal, que se oppoem ao de Castella na invasa de D. Joao de Austria, os Cabos, Nobreza, e numero, de que se formava, 351.

Exercito com que D. Joao de Austria torna a invadir o Alem-Tejo, seu numero, Cabos, e disposição bellica, 413.

### F

Dom Fernando de Menezes, Conde da Ericeira: governa a Praça de Tangere em Africa, e refiste com militar disciplina a hum sitio de vinte e cinco mil Barbaros, 84.

Os Cavalleiros da Praça entrao nas terras dos Infieis, e re-

e recolhem-se com preza importante de Mouros, Mouras, e gado, 194.

rnando da Silveira, irmao segundo do Conde de Sarzedas, depois de lograr honorificos I óstos militares em Flandes, Brasil, e guerras de Portugal, morre na introdução do foccorro em Elvas, 228.

D. Fernando Telles de Faro vay por Embaixador de Ho-

landa, 286.

Sua perfidia, com que passa ao serviço d'ElRey de Cas-

tella, 287.

Sua atrocissima culpa se processa, e por sentença he degolado, e queimado em estatua com o theatro, banido, confiscado, e que suas casas fossem arrazadas, e salgadas com hum padrao por memoria, 290.

D. Filippe Rey de Castella com a nova da morte d'ElRey D. Joao apresta poderoso Exercito contra Portugal, 14. Nomea Capitao General a seu filho D. Joao de Austria,

Fogo accezo na polvora de hum comboy do inimigo faz grande estrago na nosta gente por sua desordenada cobiça, 123.

Forte de S. Miguel se rende no sitio de Badajoz, 118. Francisco de Brito Freire Governador de Geromenha fomenta a diminuição do Exercito Castelhano, soccorrendo liberal aos foldados, que se passavao, 159.

D. Francisco de Faro, Conde de Odemira, he declarado Ayo d'ElRey D. Affonso por designação d'ElRey seu

pay , 7. Francisco de Mello he nomeado Embaixador a Inglaterra,

Sustenta a conrespondencia daquella Coroa, 286.

Consegue firmar ElRey o tratado da paz, e adianta outras negociaçõens de grande importancia, 321.

Feito Conde da Ponte torna a Londres, e da principio ao tratado do casamento da Infanta Dona Catharina com aquelle Rey, vencendo os estorvos do Embaixador Caftelhano, 385.

# G

Arcia de Mello, Monteiro mór do Reyno, marcha na frente do Exercito, que accommette as linhas de Elvas, 218.

Gaylan, Mouro, dominando as armas dos Infieis confinantes a Tangere, com Exercito de vinte e cinco mil Barbaros vem fitiar esta Praça, e com vinte dias de fitio, e grande estrago de mortos, e feridos se retira, 84. e 86.

Torna a vir sobre a Praça com reforçado poder de Algazuani dominante de Tetuao, e recolhe-se com grande numero de mortos, 87.

Geromenha he sitiada pelo Exercito de D. Joao de Austria, 473.

Refiste valorosamente, e desperada de soccorro se rende com honorificos pactos, 492. e 493.

Gil Vaz Lobo, Thenente General da Cavallaria da Beira, concorre ao Exercito que vay soccorrer Elvas, 209.

Gomes Freire de Andrade, Capitao de Cavallos, com trinta foccorre huma partida nossa ja derrotada, e recupera a perda com feliz successo, 241.

Com quinze cavallos reprime o impeto de quatrocentos em huma emboscada, que o inimigo armou, livrando deste modo hum batalhao, que se recolhe illeso, ibi, e 242.

Gonçalo Pires Carvalho marcha na frente da batalha das linhas de Elvas, 219.

Guerras civîs na India, 340. e 341.

# H

Enrique Lofo, General da Armada Holandeza na India, falta vilmente ao tratado, com que se lhe entrega a Fortaleza de Columbo, precisada da peste, e resistencia de quatro mezes de sitio, 200.

Holandezes faltao á palavra promettida, com que se ren-

rendeo a Fortaleza de Jafanapatao, ibi.

Jeronymo Mascarenhas, confidente de Castella, imprime com igual infidelidade occurrencias daquelle tempo, convencidas de menos verdadeiras, 411.

Infidelidade dos Castelhanos no Partido de Traz os Mon-

tes, 189.

Joanne Mendes de Vasconcellos he chamado da Rainha, por inculca de seus amigos, para ir governar as Armas em Alem-Tejo com reformação do Conde de S. Lourenço, ao que repugna comedidamente, offerecendo-se antes a passar áquella Provincia por soldado, 53. e 54.

He nomeado Thenente d'ElRey; titulo, com que entra

a governar as Armas de Alem-Tejo, 55. e 61.

Toma noticia desta Provincia, dispoem a defensa, e reclutas das Tropas, 62.

Vay sitiar Mourao, e recuperado, se retira a Elvas, 66. e 67.

Sahe em Campanha a fitiar Badajoz, 97.

Intenta ganhar o Forte de S. Christovao inutilmente,

Obrigado das doenças levanta o sitio, e com bella ordem retira o Exercito, 134.

He calumniado por inimigos, e remettido prezo a Lis-

boa, 233.

Examinao-fe os cargos impostos, e declara a Junta a injustiça delles por inverosimeis, e que antes merecia remuneração, com que a Rainha se conforma,

D. Joao de Austria, filho illegitimo d'ElRey de Castella, he nomeado Capitao General, e passa a Badajoz, 343. e 345.

Junta exercito, com que entra em Portugal, e ganha Arronches, 346., e 350.

Retira-se a tempo, que o Conde de Atouguia marchou a buscá-lo no quartel, 353.

510

He vituperado por se recolher, e contentar com a empreza de Arronches, Praça aberta, e indigno emprego daquelle Exercito, e pessoa, 354.

Sahe com mais numeroso Exercito, 413.

Desafia ao Marquez de Marialva aquartelado junto a Estremoz; intenta atacá-lo, mas retira-se sem execução 467. e 468.

D. Joao da Costa Conde de Soure parte a continuar o governo das Armas no Alem-Tejo por mandado d'ElRey.

D. Joao, poucas horas antes de fallecer, 10.

Adverte à Rainha Regente as preparaçoens de Castella contra Portugal, e prudentes avisos, que lhe aponta, 14.

Volta a Lisboa a dar calor á prevenção conveniente de

Exercito contra a invasao do inimigo, 16.

Crescem os embaraços, e emulaçõens, que o exasperao; a Rainha o desobriga do Posto, em que entra o

Conde de S. Lourenço, ibi.

Escapa de huma assaltada, desviando-lhe o Ceo o emprego de dous bacamartes disparados no tempo, que se inclinava a dar huma esmóla, 18. e 19.

He mandado por Embaixador a França, é instrucção de

1ua embaixada, 258.

Acha insuperaveis contradiçõens, 260.

Reconhece as aftucias do Cardeal Massarino pouco propicio a Portugal, 270.

Procura dissuadir ao Duque de Aveiro o labéo de trans-

fuga a Castella, 275.

Torna a tentar o animo do Duque, propondo-lhe as efficazes razoens, que abominavao aquelle arrojo, e sem fructo, 279.

Chega ao último desengano de nao ser o Reyno de Portugal incluido no tratado das pazes de França, e Cast

tella, 317.

Volta a Portugal com a peffoa do Conde de Schomberg no Posto de Mestre de Campo General, e outros Officiaes de importancia, 319.

D. Joao Forjaz Pereira, Conde da Feira, marcha na fren-

te da batalha das linhas de Elvas, 218.

D. Joao

D. Joao Mascarenhas, Conde da Torre, no Posto de Meftre de Campo marcha no Exercito, que sahe em soccorro de Olivença, 30.

Suftenta huma escaramuça com as Companhias de cavallos da guarnição de Campo Mayor com perda de alguns Officiaes inimigos, e sem damno algum dos nos-10s, 63.

Sahe de Elvas á batalha das linhas, 219.

Nella he ferido, 229.

He nomeado General da Cavallaria no Alem-Tejo, 406. Joao Rodrigues de Vasconcellos, Conde de Castello Melhor, governa segunda vez as Armas de Entre Douro e Minho, 74.

Dá conta á Rainha do intento de ir fitiar Tuy com bem fundadas esperanças de lograr a empreza, que se des-

vanece por emulação, 164.

Oppoem-fe ao poder do inimigo, que nos accommette com muito superior excesso, e desbaratado se retira ao quartel, 169.

Soccorre Monçao sitiado, 176.

Failece em Ponte de Lima: elogio de fuas prendas 178.

D. Joao da Silva, Commissario Geral da Cavallaria, fica fitiado em Elvas para defender a Praça, 150.

Avança opportunamente a hum muy superior poder dos Castelhanos, que vinhao defender as linhas, e os faz voltar com tanto medo, que começão os noslos a acclamar a victoria, 221.

Dispoem com destreza militar a segurança da retirada do nosso muy inferior Exercito á vista de D. Joao de Au-

stria, 415.

Joao da Silva de Sousa, Commissario Geral da Cavallaria, se acha no Exercito, que soccorre Elvas, 209.

Vay com quatrocentos cavallos armar ás Companhias de Valença, e carear os gados dos campos de Brof-1as, 237.

Tem infausto successo pela desuniao com Pedro de La-

landa, e sao derrotados, e prissoneiros, 238.

Joao Vanichele, militando nos noslos Exercitos, proce-

de com disciplina na expugnação do Forte de S. Miguel sobre Badajoz, 119.

# L

Apella se rende ao Exercito do Marquez de Vianna

→ pela froxidao de seu Governador, 172.

Dona Leonor de Noronha, Condessa da Ericeira, em Tangere com evidente concurso do Ceo he livre do estrago de huma bála dos Mouros, premiando-lhe Deos sua ardente caridade com os pobres, e enfermos da Praça, 87.

Lindoso, pertendem os Gallegos interprendê-lo, são rechaçados valorosamente com grande perda, 73.

Lourenço de Amorim, governando Monçao sitiado, resiste com raro esforço repetidos assaltos, até se reduzir a extrema penuria, 242.

Decorosas capitulaçõens, com que se rende, 249.

D. Luiz da Costa, Capitao de cavallos, com dous Batalhoens accommette quatro dos inimigos, e ficao estes derrotados, 240.

Com cincoenta cavallos choca com o inimigo para o entreter, e derrotados os Castelhanos fogem, largando huma preza, e mais de sessenta cavallos, 241.

D. Luiz Mendes de Aro com numerofo Exercito vem foccorrer Badajoz fitiada, 133.

Com mayor poder se offerece a conquistar Portugal, e respeitado por valido se lhe convida a slor da Nobreza, que o segue a sitiar Elvas, 140.

Certificado da parte, por onde se quer introduzir o soc-

corro, reforça os Póstos, 208.

Malogra a empreza, e com ignominia se retira desbaratado, 215.

E com tanto defacordo, que deixa a fua barraca com rico

adorno, e os papeis da fua Secretaria, 227.

D. Luiz de Menezes, Capitao da Guarda do Governador das Armas, depois de haver occupado benemeritamente os Póstos anteriores, he nomeado Capitao de Cou-

Couraças das guardas com mayores preeminencias, 62.

Aponta á Rainha os inconvenientes, que se deviao antever contra o intento do sitio de Badajoz, 95.

Fica dentro na Praça de Elvas sitiada, e della sahe a dar a mao ao nosso Exercito, que a soccorre, 218.

Luiz de Saldanha marcha na frente do Exercito, que ac-

commette as linhas de Elvas, 219.

Luiz de Sousa de Vasconcellos, filho primeiro do Conde de Castello Melhor, milita com grande valor na guerra do Minho, e sahe ferido em huma derrota, que padecem os Gallegos, 168.

# M

Anoel Ferreira, Alferez do Thenente General Diniz de Mello de Castro, he mandado a tomar lingua por Cabo de nove cavallos, e só com elles derrota duas Companhias de Infantaria, e volta carregado de despojos, e com as duas bandeiras, 359.

Manoel Freire de Andrade, Thenente General do Partido de Almeida, accommette o inimigo junto a S. Felices, que com setecentos Infantes se rende á mercê das vidas,

78.

Acode ao Exercito em soccorro de Elvas, 209'

Governa o Partido de Riaboca em aufencia do Conde da Feira, 303.

Junta varias tropas, e interprende o Castello de Alverga-

ria, 304.

D. Manoel Henriques, Mestre de Campo, e Governador de Campo Mayor, ingenuamente repudía, e aton ina a infidelidade induzida pelo Duque de S. German, para

lhe entregar aquella Praça, 25.

Manoel Lobato Pinto, governando Geromenha sitiada pelo Exercito Austriaco, depois de valorosa, e porfiada resistencia, com grande damno dos sitiadores rende a Praça com honoriscos partidos, 492. e 493.

Manoel de Mello, Mestre de Campo no Alem-Tejo, de-

pois de ter servido com geral acceitação de seu valor, e militar disciplina, immeritamente he deposto, e se

retira a Lisboa, 61.

Marichal de Turena inclinado fempre a Portugal contra os estorvos de Castella, facilita a vinda do Conde de Schomberg, e de outros Cabos, e gente, que vem militar em nosso favor, 318.

Marquez de Choup, Enviado de França, vem a Portugal com varias propofiçõens fobre o ajuste da paz com Ca-

stella, em que não he admittido, 282.

Marquez de Marialva; veja-se D. Antonio Luiz de Menezes.

Marquez de Niza, Conselheiro de Estado, com seu voto faz accelerar o soccorro de Elvas, 162.

Martim Affonso de Mello, Conde de S. Lourenço, parte para o Alem-Tejo com o governo das Armas, 24.

Excellencia do seu governo, 25.

Disposm o Exercito para se oppor ao inimigo, 26.

Intenta soccorrer Olivença, e sem effeito se retira, 28. e 37.

Delibera sitiar Badajoz, para onde marcha, e dá-lhe hum assalto com máo successo, 38. e 41.

Marcha com o Exercito para recuperar Mourao, 53.

Retira-se resentido, e parte a Lisboa, 55.

Memorial, que o Embaixador de Castella presenta a El-Rey de Inglaterra, procurando officiosamente despintar o casamento com a Infanta de Portugal, 389.

Miguel Carlos de Tavora com poucos annos de milicia fi-

ca em Elvas sitiada, 151.

Sahe a dar calor com a fua Companhia á nossa Cavallaria, que accommette as linhas, 220.

Monçao, na Provincia do Minho, he sitiado pelo Exercito de Galliza, 173,

Soccorre-o o Conde de Castello Melhor, 174. Refistem os sitiados hum furioso assalto, 177.

Segundo soccorro introduzido pelo rio, e fazem os sitiados valorola relistencia, 186.

Resistem outro mais rigoroso assalto, e rendem a Praça quasi exhausta de defensores com bem honradas

radas capitulaçõens, 246. e 249.

Mourao he sitiado pelo Duque de S. German, a quem se rende, 51. e 52.

Vay recuperá-lo Joanne Mendes de Vasconcellos por sitio, a que se rende, 66. e 67.

# In Mind the second

Ação Portugueza, quando chegou a negar obediencia a feus Reys, não foy por respeitos particulares, mas só por generoso zelo da Patria, 3.4.

Negapatao se entrega aos Holandezes, por nao ter In-

fantaria paga, 201.

Nobreza, e Fidalguia do Reyno acode generofamente ao Alem-Tejo nas prevençoens, que se dispunhas contra os aprestos de Castella para invadir aquellas Praças, 26.

A de Castella segue a D. Luiz Mendes de Aro, por valido no Exercito, com que vem sitiar Elvas, 141.

Noticias do Governo politico da Corte no anno de 1657.

Das Embaixadas deste anno, 82.
Das guerras das Conquistas, 84.

Do estado do governo politico, Embaixadas, e Conquistas no anno de 1658., 190.

Da guerra de Africa no anno de 1659., 290.

Do Estado da India, 293.

Da conquista de Tangere no anno de 1660., 338.

Do governo da India, 340.

Da conquista de Tangere no anno de 1661., 402.

Da conquista da India, 403.

Numero de prisioneiros, artilheria, e despojo tomado na batalha das linhas de Elvas, 227.

Das pessoas de conta, Officiaes, e soldados mortos, e se-

ridos, que conseguirao o triunfo, 229.

Nuno da Cunha de Ataide, General da Artilheria, substituindo o Posto de Mestre de Campo General, com tres Companhias sustenta valorosamente hum posto, que o inimigo quer ganhar com doze Companhias, e

logra o triunfo de hum bem desigual combate, 167. Fica governando por morte do Conde de Castello Mellhor, 179.

O

Civença he sitiada pelo Duque de S. German, e sua disposição, 26.

Intenta o Conde de S. Lourenço soccorrê-la, 28.

Numero do Exercito, com que marcha o Conde, e fórma, com que o inimigo dispôs o sitio, 30.

Marcha o nosso Exercito, e aloja no quartel da Amoreira, 32.635.

Retira-se sem effeito; consternação da Praça, e continúa o sitio, 37. e 38.

Infortunios, que se accumulad para se render, 44. Generosa sidelidade dos moradores, 47. Generosa se que concorrerado, 48. e 49.

# The constant ${f P}^{(i)}$ with ${f P}^{(i)}$ and the substantial ${f P}^{(i)}$

11 \$ 1 . 157 . 13. 154 1637 500 of 1 . 0 of 1 of one

Distinction of accient

P Antaleao Gomes, Capitao de hum baxel, na barra de Goa accommette, e atraca a Capitania da Armada Holandeza, e refoluto a pôr fogo á não inimiga, deleftimando a propria vida, lha tira huma bala, adquirindo a gloria ainda entre os inimigos, que generolamente honrarao feu cadaver, 342.

Papel, em que a Rainha Regente consulta meyos de se livrar do governo, e desordens d'ElRey D. Affonso seu filho, 378.

Pedro Cefar de Menezes substituido Capitao da Guarda do General, marcha na frente da batalha das linhas de Elvas, 1218. 2014 1510, 2015 150, 1010 200 200 160, 2015

Refiste alentadamente a hum muy superior poder do inimigo, 359.

Pedro Jaques de Magalhaens he mandado ao fitio de Badajoz por General da Artilheria, e com vivas razões diffuade a profecução a Joanne Mendes de Vasconcellos, 131.

517

Fica em Elvas sitiada com o governo da Artilheria,

Faz jogar a artilheria com tao feliz emprego, que facilita o rompimento das linhas, 225.

# Q

Uarteis do Exercito Castelhano, sitiando Elvas, sicao desamparados com a subita retirada, deixando importante despojo, e no de D. Luiz Mendes de Acro indicios certos de seu desacordo, 227.

# R

Ainha Dona Luiza, ficando viuva d'ElRey D. Joao Cuarto; toma o governo do Reyno pela menoridade de feus fillos D. Affonso, e D. Pedro; resolve o juramento d'ElRey seu filho, e que affsta o Infante D. Pedro neste acto como Condestable, por atalhar competencias, 6.

Declara por Ayo d'ElRey ao Conde de Odemira defignado pelo Rey defunto, 7.

Junta nocturna, que instituio para as materias do governo; fórma, e Ministres della, 9.

Delibera formar novo Exercito para a defensa do Minho, infestado com a invasa do Exercito contrario,

Dispoem dar casa a ElRey seu filho, e nomea-lhe Gentis-homens da Camara, 257

Executa dar casa a ElRey, 306.

Intenta largar o governo, respor urgentes razoens nao tem effeito, 378.e 382.

Segunda vez elege ao Marquez de Marialva, Governador das Armas do Alem-Tejo, e ao Conde de Atouguia fatisfaz, nomeando-o General da Armada,

D. Rodrigo de Castro, Conde de Misquitella, governa as Gg 2 Ar-

Armas do Partido de Almeida com acertadas disposiçoens, e prospero successo, 76.

Accommette a Villa de Venhafares de quatrocentos vifinhos, he entrada, saqueada, e entregue ao fogo,

Governa as Armas em Traz os Montes, 188.

Com o Cargo de Mestre de Campo General do Exercito

vay foccorrer Elvas, 209.

Roque da Costa Barreto com hum batalhao confunde a Cavallaria inimigna de Geromenha, que sahe a forragear. fazendo-a recolher com perda consideravel, 495.

Ruy Lourenço de Tavora, Mestre de Campo, morto no sitio de Badajoz, 43.

C Alvaterra do Minho fitiada segue em tudo a fortuna de Monção, rendendo-se com os mesmos honorificos pactos; 254.

D. Sancho Manoel, governando as Armas no Partido de Penamacor, dispoem com valor, e acerto a diversao, do inimigo, em quanto no Alem-Tejo proseguiao as Campanhas, 79.

Passa com o Posto de Mestre de Campo General do Exercito de Alem-Tejo ao sitio de Mourao, e recuperado, volta a feu governo, ibi.

Sustenta, e resiste ao sitio de Elvas, 146.

Desbarata o inimigo na Beira, 189. e 190.

Catholica prevenção para se conseguir o triunfo na batalha de Elvas, 212.

Dá-se a batalha a quatorze de Janeiro, 215.

Conseguida a victoria, fica governando a Provincia de Alem-Tejo, 232. राति हात्या हाती. १७१८ वर्ष है रह

Restituído ao seu Partido de Penamacor, derrota hum Troço de Cavallaria inimiga, 305.

Simao Correa da Silva, Mestre de Campo, he gravemente ferido no primeiro sitio de Badajoz, 43.

Reprova o intento de conquistar o Forte de S. Chri**stovao** 

ftovao para render Badajoz, e nao he admittido, 97. Acha-se na batalha das linhas de Elvas, aonde he ferido,

Successos do anno de 1658. no Partido de Traz os Montes,

Os dos Partidos da Beira deste anno., 189.

Os da India no anno de 1648., 195.

Varios na Frovincia de Traz os Montes, e dos dous Partidos da Beira no anno de 1659., 256.

Os de Africa, governando Tangere o Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes, 290.

### T

Alavera he entrada, saqueada, e entregue ao sogo, exceptuando deste, e do saque, o que se valeo do sagrado na Igreja, e Convento de Carmelitas Descalços, 128.

# V

Enhafares, lugar de quatrocentos visinhos, e bem guarnecido, he entrado pelos nossos, saqueado, e entregue ao fogo á vista do inimigo, 78.

D. Vicente Gonzaga governa hum Exercito de Galliza, com que entra pela Provincia do Minho, seu numero,

Vay affentar sobre Valença, que lhe resiste alentadamente a hum assalto, e retira-se com muita perda, 69. Torna a entrar com Exercito, e levanta hum Forte, a que dá o nome de S. Luiz Gonzaga, muy infesto áquella Provincia, 70. e 73.

Villa-Boim aberta, e indefensa, he saqueada, e abrazada, 416.

Visconde de Villa Nova governa hum Exercito no Minho em falta de D. Alvaro de Abranches enfermo, 72.

He nomeado Governador das Armas no Minho, 185.

Inten-

520 Sept 70 Intenta por vezes soccorrer Monção inutilmente, 244. Retira-se o Exercito á vista dos inimigos socegadamente, e passada a ponte do Rio Mouro, o segura, 252.

71-100 Kosmod

Continúa o governo da Provincia, e o larga obrigado de razoens particulares da sua casa, 300. e 301.

# FIM.

Deste Terceiro Tomo.





5 - Ger.
10 - Long.
12 - Salto,
17 - Long.
18 - Long.

C751 E68h V.3

7 Feit 1657

